

Acquired with the assistance of the

Sphia Augusta Brown Fund

JOHN CARTER BROWN LIBRARY





# MEMORIAS DE LITTERATURA PORTUGUEZA.



## MEMORIAS

DE

### LITTERATURA

PORTUGUEZA,

PUBLICADAS

PELA

ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS
DE LISBOA.

Nisi utili est quod facimus, estulta est gloria.

TOMO VII.



#### LISBOA

NAOFFICINA DA MESMA ACADEMIA:

ANNO M. DCCC. VI.

Com licença de S. ALTEZA REAL.



#### MEMORIA

Em defeza de Camões contra Monsieur de la Harpe.

Por Antonio de Araujo de Azevedo.

EPOPEIA he sem duvida huma das producções mais difficeis, e admiraveis do espirito humano; entre os poucos engenhos, que por ellas se immortalizárão tem mui distincto lugar o nosso illustre Camões.

Imaginação ardente e fertil, mas guiada sempre pelas regras da crítica, e do bom gosto; estilo simples, brilhante, correcto, elegante, harmoniôso, algumas vezes atrevido, e outras original; sublimidade nas idéas, luxo e rapidez nas descripções, economia, e escolha feliz de imagens, vida e sensibilidade nos paneis: taes são os caracteres que na minha opinião distinguem superiormente o

Poeta Portuguez.

Montesquieu, que sabia sentir e julgar, disse que a Lusiada faz lembrar o quer que seja das bellezas da Odysséa, e da magnificencia da Eneida. Mas ainda que o nosso Poeta tenha sido elogiado por homens como Montesquieu, nem por isso se segue, que as nações estrangeiras, isto he, que a maior parte dos sábios estrangeiros conheção as bellezas do seu Poêma, o que procede de se estudar pouco a nossa Lingua, e da falta de boas traducções. A de Castera não merece ser commemorada, nem refutada; a de Fanshow em Inglez encerra menos extravagancias sem ter maior valor; a de Mickle na mesma lingua he huma obra estimavel. O Traductor he algumas vezes feliz, mas em muitas passagens se affastou demasiadamente do texto com locução parafrastica, que diminúe o fogo da Poesia; além disso tem frequentemente dureza na versificação, o que he raro em Camões. Alguns pedaços da Lusiada traduzidos

em Alemão, e publicados em hum Jornal por Bertuch; as traducções do Episodio de Ignez de Castro por M. de Florian, e por hum Official Francez, que traduzio tambem o Episodio do Cabo da Boa-Esperança, não pódem ser classificadas entre as traducções, que únem a elegancia á exactidão. Logo fallarei largamente da de M. de la

Harpe.

He para admirar as extravagancias, que muitos Escriptores estrangeiros publicárão a respeito do nosso illustre Poeta. Seja-me licito citar hum exemplo recente. O General Dumourier na segunda edição do seu Estado presente de Portugal a fol. 204 assevéra, que Camões intitulára o seu Poêma Lusiada, porque se chamava Luiz: depois desta asserção que, se póde esperar do seu conhecimento, e juizo sobre Camões? Com tudo este General he author, esteve em Portugal, e escreveo sobre Portugal.

Os Authores, que eu muito respeito, do Diccionario da Lingua Portugueza, publicado por esta Real Academia, citão o elogio de M. de la Harpe a Camões na Ode sobre a Navegação; mas creio, que deixarião de o incluir na lista dos admiradores deste Poeta se tivessem dado attenção á critica injusta, com que M. de la Harpe o atacou. Confésso que esta foi a razão, que me incitou a escrever a presente Memoria, que submetto ás luzes superiores desta sábia Corporação.

Monsieur de la Harpe, que adquirio huma grande reputação pelas suas obras em Litteratura, teve o valor de confessar que, ignorando a lingua Portugueza, composéra sobre huma versão interlineal, e litteral aquillo, a que elle quiz chamar traducção de Camões. Desejo que esta confissão lhe sirva de apologia no tribunal dos Litteratos. Serei talvez sevéro em demazia, mas declaro, que me será sempre estranho que se emprenda, que se publique e assigne a aversão de hum author, que se não entende, e que se ouse

chamar a isto traducção.

Porém M. de la Harpe não se limita a traduzir; depois de anunciar, que a versão sobre que trabalha he escrupulosamente fiel, e que sómente quizera animalla com o fogo da Poesia, adverte, que ajuntará notas críticas á sua traducção, nas quaes com effeito se abalançou a fazer

juizos sobre o original.

Para traduzir, e sentenciar hum Poeta he preciso entendéllo, e ninguem póde sentir por interprete. Se todos concordão em que as bellezas da Poesia desaparecem, ou se enfraquecem com a traducção em proza, como queria M. de la Harpe julgar Camões por huma traducção interlineal, e provavelmente, apezar da sua asserção, tão pouco fiel, que lhe não foi possivel executar o seu louvavel projecto de a animar com o fogo da Poesia, aliás Camões não deve ser reputado Poeta.

M. de la Motte ignorava a lingua Grega, e traduzio a Illiada; criticou depois Homéro na sua traducção, e outro tanto succedeo a M. de la Harpe criticando o Poeta Portuguez; mas vejamos quaes são os seus juizos: » Camões, diz elle, não tem a imaginação que inventa, mas mas tem a imaginação que pinta. Para se conhecer o quanto esta decisão he mal fundada, permitta-se-me commemorar aqui o assumpto da Luziada, bem que de nós todos co-

nhecido.

ElRei D. Manoel querendo alargar os limites do seu Imperio e executar o vasto projecto, que concebêra o Infante D. Henrique, de descubrir a navegação para as Indias Orientaes, esquipa huma fróta, e entrega o Commando della a Vasco da Gama: o pôvo de Lisboa, bem que já custumado ás emprezas maritimas, tinha por impossivel o descubrimento das Indias; com tudo a fróta parte, monta o Cabo da Boa-Esperança, chega ao Indostão, estabelece relações políticas e commerciaes entre esta parte do Mundo e a sua Patria; e volta a Portugal depois de haver lançado os fundamentos de hum novo Imperio.

Tal he o fundo historico sobre o qual emprendeo Camões formar o seu Poêma, e não haverá crítico judiciôso que deixe de reconhecer as difficuldades que elle devia superar. Homéro, e Virgilio tivérão sobre o Poeta Portuguez

a grande ventagem de celebrar tempos, e acontecimentos fabulosos. Os seus Heróes erão filhos dos Deôses. A Mythologia, que em parte lhes prestava os assumptos, lhes offerecia tambem para a execução toda a sua riqueza, e variedade das suas côres. Camões tinha de narrar hum acontecimento recente e verdadeiro; devia referillo a pessoas que o havião testemunhado. Os seus Heróes erão homens, e por tanto o vasto campo das ficções parecia ser-lhe totalmente vedado.

Quanto póde hum engenho transcendente! Tasso creou ficções sem duvida muito engenhosas, foi-lhe preciso imaginar primeiro hum mundo totalmente magico; e de hum fundo puramente historico he que o nosso Poeta tirou bellissimas ficções engrandecendo o dominio da My-

thologia.

Na Epopéia ElRei D. Manoel não se podia determinar somente por considerações politicas. Por tanto o Poeta suppose que em hum sonho, elle se crê elevado muito acima dos mundos: dous anciãos veneraveis lhe apparecem com a frente coroada de plantas desconhecidas; hum delles he o Ganges, o outro o Indo; ambos lhe promettem os paizes que banhão com as suas aguas.

Este sonho d'ElRei D. Manoel, esta apparição dos anciãos, a falla do Ganges, tudo isto fórma huma ficção

sublime, que só hum grande engenho póde produzir.

Resolve-se a Expedição; os nossos Argonautas vão fazer-se á véla; as suas espôsas, seus filhos, seus amigos os acompanhão até á praia. Eis que subito hum velho levanta a voz; deplora a ambição de seus compatriotas, e prediz longas desventuras a Vasco da Gama, e aos seus

companheiros,

Na concepção de Camões, este velho representa o pôvo; na execução a falla do velho he da maior eloquencia. Tanto o sonho d'ElRei D. Manuel excita no animo do Leitor o desejo, de que os Portuguezes vão arrostar todos os perigos para engrandecer o imperio da civilização, e do Commercio, quanto a salla do velho infunde n'alma

pende as esperanças.

Todavia a fróta vóga; avista o Cabo tormentôso, e lá se apresenta o grande obstaculo ao fim da empreza; he preciso montar o Cabo para avançar em mares totalmente desconhecidos. Na imaginação do Poeta este Promontorio não he hum rochedo; he Adamastor; he hum Gigante; he o Genio daquelles mares. Cuido que ninguem inventou cousa mais sublime, e magestosa em razão de ficções épicas. Camões precisava de huma Divindade, e creou-a. Para seguir a marcha do Poeta, logo tratarei outra vez deste Episodio, de que não tem ideias exactas todos aquelles que o não lêrão senão em traducções.

A fróta vai a entrar no porto de Mombaça; a historia dizia ao Poeta, que o Rei daquelle paiz tinha a intenção de fazer assassinar os Portuguezes, e que Vasco da Gama havendo-o percebido pelo susto dos Pilotos Mou-

ros, retrocedeo, e se amarrou.

O Poeta finge que Baccho, inimigo dos Portuguzes, preparára esta traição; Venus que os protege, desce ao mar, convóca as Nereidas que obedientes á sua voz, e conduzidas pela Deôsa, oppõe os seus peitos ás prôas dos navios, fazendo-os retroceder, apezar do vento que os impellia para o porto, e eis-aqui outra ficção, em que Camões emprega as imagens mais graciosas e encantadoras, que póde fornecer a Poesia.

Com o descubrimento das Indias, Vasco da Gama conquistou para a sua Patria o Imperio do Oceano, e quando o Poeta descreve a volta daquella famosa viagem, nos dá por meio de outra ficção huma próva mais da fe-

cundidade da sua imaginação.

Huma Ilha se eleva do seio das aguas á voz de Venus. Nella reina Thétys servida pelas Nynfas do mar; as aguas, as flores, os frutos, os ares, tudo o que se póde conceber mais amavel, mais risonho, mais deleitoso se acha reunido pela Deôsa. Os novos Argonautas em premio do seu valor participão da immortalidade. O Imperio dos Tow. VII.

mares lhes he segurado. Gama despósa Thétys, e os seus

companheiros são unidos com as filhas de Nerêo.

M. de la Harpe em huma nota sobre esta ultima ficção allegorica pergunta: o que he huma allegoria, cujo sentido ninguem adivinha, e cuja intenção não se póde nem mesmo suspeitar. Se M. de la Harpe tivesse reflectido hum instante sobre a Oitava 143. da 10.º Canto, a qual elle mesmo traduz deste modo. >> Os Portuguezes levão >> comsigo as Nynfas que lhes promettêrão de os não dei->> xar jámais >> Veria que a allegoria era ao mesmo tempo moral, e historica; moral, porque como diz o Poeta no fim do 9.º Canto:

» As Nynfas do Oceano tão formosas, Thétis, e a Ilha angelica pintada,

Outra cousa não he, que as deleitosas,
Honras que a vida fazem sublimada,

Aquellas preeminencias gloriosas,Os triunfos, a frente coroada

De palma e louro, a gloria, e maravilha,

» Estes são os deleites desta Ilha.

Historica, porque o desposorio de Thétys, e das Nynfas com Gama e seus companheiros, e a promessa que lhes fazem de nunca os deixar, apresenta á ideia o haverem os Portuguezes conquistado o Dominio dos mares.

Eis-aqui rapidamente apontadas as principaes ficções, de que se adorna o Poêma da *Lusiada*; ás pessoas eruditas, e de bom gosto pertence avaliar a opinião de M. de *la Harpe*, pronunciando que Camões não era dotado da ima-

ginação que inventa.

Devo fazer a este injusto crítico outras criminações, que espero provar serem bem fundadas. Geralmente fallando os que ignorão a lingua Portugueza, não conhecem de Camões senão o pathetico Episodio de D. Ignez de Castro, e a magestosa ficção do Gigante Adamastor. Ambos estes pedaços, como já disse, forão mai vertidos por diffe-

ferentes traductores, mas por nenhum tão infiel, e friamente

como por M. de la Harpe.

Por exemplo no III. Canto da Lusiada, Vasco da Gama refere a ElRei de Melinde a Historia de Portugal. Tendo fallado d'ElRei D. Affonço IV., e seus triunfos sobre os Mouros, eis-que lhe vem á lembrança as desgraças, e os amores de D. Ignez de Castro: então deixa o tom de historiador, e emprende aquella funesta narração com huma Apostrofe ao Amor, seguida immediatamente de outra á mesma Ignez: Gama se esquece de que falla a ElRei de Melinde: entregue á lembrança de Ignez dirige a ella mesma o seu discurso: "Estavas linda Ignez posta em socego, etc. Ex-aqui o que se deve chamar fogo e movimento de Poesia.

Monsieur de la Harpe faz desapparecer de todo estas transições verdadeiramente poeticas. No seu livro Gam a conta a historia lamentavel de Ignez, como contaria qualquer outro facto, e como referia ha pouco os outros da historia da sua Patria; e eis-aqui o que se deve chamar sec-

cura e frieza.

Em Camões, Gama depois de proferir, que Ignez recebêra o golpe mortal, se entrega á indignação que lhe inspira este assassinio, e rompe em outra sublime apostrofe qual he:

» Bem pudéras, ó Sol, da vista destes,

"> Teus raios apartar aquelle dia; Como da séva mêza de Tiestes,

" Quando os filhos por mão d'Atreu comia.

Tanto o Poeta suppõe o animo de Gama por extremo agitado, que *Racine* poz huma apostrofe muito semelhante na boca de Clitemnestra furiosa contra Agamemnon pelo proximo sacrificio de sua filha:

<sup>&</sup>quot; Et toi, Soleil, et toi qui dans cette contrée,

<sup>»</sup> Reconnois l'Héritier et le vrai fils d'Atrée,

701, qui n'osas du Pere éclairer le festin, 30 Recule; ils t'ont appris ce funeste chemin.

Verdade he que M. de la Harpe conserva a apostrofe ao Sol, mas teve a habilidade de tornar o fogo em gêlo. Na sua traducção Gama diz ao Sol: pódes tu allumiar hum espectaculo não menos horrivel, o que não está no original: o assassinio da innocente Ignez manchou a tua luz, o que tambem la se não acha; e o que rouba a esta passagem a precipitação e pompa que lhe déra o Poeta.

Além disto Camões não disse: que Ignez gostava os doces fructos dos seus annos nascentes; não disse que Ignez habitava os campos sadios, e risonhos do Mondego; não disse que as aguas puras do Mondego se comprazião em reflectir os attractivos da amavel Ignez; não disse que a morte de Ignez era hum grande acontecimento.

Se Camões se expressasse de huma maneira tão affectada, Voltaire não diria, apezar de não conhecer a Lusiada no seu original que: ha poucos lugares em Virgilio mais interessantes, e mais bem escritos, do que o Episodio de Ignez de Castro, o qual arrancou hum elogio mesmo de M. de la Harpe.

Examinemos se elle he mais bem succedido na versão do Episodio do Gigante Adamastor. Voltaire fallando desta ficção diz, que ella deve, agradar em todos os tem-

pos, e em todas as Nações.

He para lamentar, que elle não a soubesse entender no original para a traduzir melhor, e julgar Camões com conhecimento de causa; porém não ha mais que dizer sobre esta materia, depois que Mickle publicou a defeza do nosso Poeta contra aquelle celebre Author.

Ao avistar-se o Cabo tormentoso apparece o Gigante aos Portuguezes, e com huma voz formidavel ameaça os Argonautas, e lhes prognostica longas desventuras, e terriveis naufragios. Gama o interrompe, e o interroga:

Mais hia por diante o monstro horrendo,
Dizendo nossos fados, quando alçado,

» Lhe disse eu: Quem és tu, que esse estupendo;

» Corpo certo me tem maravilhado?

O Poeta he aqui prodigiôso. Na Eneida, a apostrofe de Neptuno aos ventos, e a reticencia do quos ego, são certamente de grande belleza; mas o Leitor sabe que, he hum Deos quem falla, e que este Deos tem o Imperio dos mares.

Gama não he mais do que hum homem, e quando este homem interrompe o monstro; quando, apezar do terror que deve ter penetrado os seus companheiros, ousa interromper e interrogar quem elle seja: este homem he máis do que hum Heróe, e se exalta acima do mesmo Gigante.

Non amplius fas est mortali attingere Divos.

O Gigante antes de responder exhala hum profundo suspiro; diz que he hum dos filhos da Terra; que tivéra parte na revólta dos Titans contra o Deos do trovão; e refére depois o seu malfadado amor para com a filha de Peleu; como os Deoses irritados o transformárão naquelle vasto Promontorio; como em fim, por cumulo de desgraças, se vê de continuo ultrajado por Thetys, que o circunda com suas ondas.

"Talvez, diz M. de la Harpe, que se possa arguir o Poeta de fazer fallar em demasia o Gigante Adamastor,

» e de terminar este pedaço, que se annunciava com prandeza, pela fabula pouco interessante do amor do

" Gigante para com a Deosa Thétys.""

Semelhante criminação seria bem fundada, se esta falla não fosse interrompida pela interrogação de Gama, e não desse occasião ao engenho creador do Poeta de fazer fallar ao Gigante huma nova linguagem: por esta interrupção o Gigante não faz huma só falla, mas duas.

» A boca e os olhos negros retorcendo,

» E dando hum espantoso e grande brado, Me respondeo com vos pezada e amára,

» Como quem da pergunta lhe pezára »

Este brado, e o dizer que lhe pezára a pergunta são o preludio da narração de differente natureza que vai a seguir-se. M. de la Harpe acha, que a fabula dos amores de Adamastor para com Thétys he pouco interessante. Esta sua opinião he mais huma próva de que elle não sentio o Poeta. Camões, sempre extraordinario, neste Episodio me parece ter superado huma difficuldade quasi invencivel, quando, depois de ter infundido espanto pelo primeiro aspecto, e pella falla de Adamastor, acha o segredo de attrahir sobre este monstro, pela sua segunda falla, huma especie de interesse, e até de compaixão, diminuindo assim o terror que as suas primeiras ameaças infundírão nos companheiros de Gama. Era natural, que estes constrangessem o seu Chefe a voltar á Patria; mas o Poeta humanizando de alguma sorte Adamastor na segunda falla, destróe assim o effeito da primeira, as difficuldades serão vencidas, e o Cabo será dobrado.

O estilo das primeiras oitavas de Adamastor he estrepitoso e horrivel; o da Oitava que se segue á interrogação he cheio de vogaes sonóras, que dão pompa á dicção, e dispõe para a sombria magestade das ultimas palavras

do monstro.

"> Eu sou aquelle occulto e grande Cabo,

» A quem chamais vos-outros tormentorio; , Que nunca a Ptolomeu, Pomponio, Strabo, » Plinio, e quantos passárão, fui notorio: etc.

M. de la Harpe não vio senão a apparição; mas a interrogação de Gama, o espantoso e grande brado, a fecundidade do Poeta, a riqueza de seu estilo, todas estas bellezas da primeira ordem, forão para elle totalmente baldadas.

#### DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 15

Adamastor desapparece: então diz Gama, na versão de M. de la Harpe, avistámos o Promontorio, que o Gigante nos annunciára. Com esta traducção destroe M. de la Harpe o verdadeiro sentido da ficção. Elle suppoz que o Gigante e o Promontorio erão entes diversos; mas como he possível que não visse, que o Promontorio, e o Gigante erão a mesma cousa? Adamastor mesmo lho disse claramente:

» Eu sou aquelle occulto, e grande Cabo, etc.

M. de la Harpe nos declara, que imitou este lugar da Lusiada na Ode sobre a Navegação, de que já fallei,

citada pelos Authores do Diccionario Portuguez.

Pois que desta vez se trata de huma imitação, não arguirei a infidelidade da falla de Adamastor, mas serei obrigado a fazer alguns reparos sobre a estrofe seguinte, em que o Author suppõe que o Gigante acaba de fallar:

"> Il dit, et se courbant sur les eaux écumantes, Il se plongea soudain dans cet roches bruyantes,

" O'u le flot và se perdre, et mugit renfermé,

">D'air parut s'embraser,

Et le roc se dissoudre,

Et les traits de la foudre

» Eclaterent trois fois sur l'écueil enflammé.

Esta estrofe será muito boa, mas confesso que a não comprehendo, e perguntaria ao seu Author como mergulha o Gigante de repente em hum lugar depois de se haver curvado sobre outro? O que he mergulhar nas róchas? Porque razão estas, que não pódem ser senão o Promontorio, parecem dissolver-se? E porque razão o raio fuzilou tres vezes sobre o escolho, que parecia dissolvido, e por fim estava inflammado? Em quanto tudo isto senão aclara, deve-se convir, de que Camões póde ter sido o pretexto, mas de que certamente não foi o modello desta estrofe.

Deixo sem refutação muitas outras censuras de M. de

la Harpe, porque basta, segundo me parece, o que tenho dito para provar a sua injustiça, a sua ligeiresa, e a falta

de conhecimentos do nosso Poeta.

Camões não foi izento de defeitos, assim como o não forão os outros Poetas Epicos; mas se os limites desta Memoria mo permittissem, creio que poderia ainda provar contra M. de la Harpe, e contra outros críticos, o seu talento superior, analysando as Fallas feitas no Conselho dos Deoses; a da Rainha D. Maria a ElRei D. Affonso IV. pedindo-lhe auxilio contra os Mouros; a da infeliz Ignez procurando evitar o supplicio que a ameaça; o discurso de D. Nuno Alvares Pereira excitando os Portuguezes a defender ElRei D. João I. contra ElRei de Castella; as Oitavas que descrevem a abertura da batalha de Aljubarrôta; a narração da morte de D. Lourenço de Almeida; o ultimo discurso de Thétys a Vasco da Gama, e tantos outros lugares da Lusiada, onde se acha erudição, bom gosto, harmonia de estilo, sublimidade de dicção, de ideias e de situações, e onde a cada passo se reconhece o engenho fertil e creador.

Tal foi Camões; a natureza o dotou tambem de hum coração senssivel, e bom; era incançavel no trabalho, e entre o tumulto das armas compoz o seu Poêma, que principiou em Portugal, e acabou na China; o Cavalheiro Stauntor refere na sua viagem áquelle Imperio, que fôra visitar em Macáo huma gruta, onde Camões se retirava para a sua applicação poetica. Nos seus escriptos respirava sempre o seu ardente amor pela Patria. Servio-a longo tempo com as armas, legou-lhe hum Padrão eterno de gloria, e morreu indigente em hum hospital. Devemos expiar esta ingratidão dos nossos passados. Camões he digno, como os Heróes que celebrou, de hum monumento dedicado á sua memoria, mas sem longos epitafios, ou elogios de que elle não carece; sem expressões, que recordem as suas desgraças, e a injustiça dos seus contemporaneos, que affligirião o homem bom, e amigo dos grandes talentos. Bastará esta simples inscripção = Ao Author da Lusiada. = ME-

#### MEMORIA

Sobre algumas Traducções, e Edições Biblicas menos vulgares; em Lingua Portugueza, especialmente sobre as Obras de João Ferreira de Almeida.

POR ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS.

PROPOMO-NOS apontar em breve algumas Traduc-ções, e Edições menos vulgares dos Livros das Santas Escrituras, que se tem feito em Lingua Portugueza, ou no Reino, ou fóra d'elle, ou seja por nossos Nacionaes, ou por estranhos, de que podémos alcançar noticia; e mais particularmente a daremos das Obras do Portuguez João Ferreira de Almeida, ainda pouco conhecidas, e tratadas entre nós. Estes apontamentos assim curtos, e imperfeitos, como aqui vão lançados, não deixaráo de concorrer para instrucção daquelles, que muito a desejão ter nestas materias; por quanto não sabêmos de livro nosso, que recolhesse huma noticia ordenada d'estas cousas, por que se podesse illustrar este artigo da nossa Historia Sagrada, e Literaria. Algumas d'ellas tem sido desconhecidas de nossos Historiadores, e Bibliografos; de outras só se achão noticias muito escassas; e assim mesmo confusas, e dispersas por varios livros, ou já raros, ou ainda mui pouco correntes em nosso Reino. Eis-aqui o que nos moveo a reduzir á ordem os breves apontamentos, que disto temos feito.

#### CAPITULO I.

De algumas Traducções Biblicas em Portuguez nos Seculos XIII. XIV. XV. e XVI.

S primeiros annos da Monarchia Portugueza não nos offerecem obras d'este genero; a rudeza dos tempos, a estreiteza dos estudos da quella idade; e a pratica geral de escrever quasi tudo na barbaría do Latim, que então cursava, não deixavão nascer ideias de trespassar a Portuguez as obras escritas em outra Lingua. Com tudo tanto que as letras se espertárão entre nós, e a linguagem começou de se polir, e enriquecer, cuidárão logo nossos maiores de tirar em Portuguez algumas obras dos antigos, e entre ellas os livros das Sagradas Escrituras, demovidos de hum Santo fervor, e zelo de facilitar, e propagar por este meio a leitura, e conhecimento das verdades da Lei para edificação dos Fieis, e acrescentamento da Christandade.

Dois de nossos Principes, que lançárão a barra além dos louvores de muitos Reis, começárão de abrir com seu exemplo glorioso caminho a estes Santos exercicios, e trabalhos. Foi o primeiro o Senhor Rei D. Diniz; este sábio Principe a quem hum de nossos grandes Poetas chamou com razão

Santo Diniz na fé, na fama claro Da Patria Pai, da sua Lingua amigo (\*)

mandando trasladar em Portuguez a Historia geral de ElRei Dom Affonso o sábio de Castella, fez, com que se traduzisse ao mesmo tempo o Texto da Escritura Sagrada, que n'ella se continha. (a) Por ventura será esta Traducção

<sup>(\*)</sup> O Doutor Antonio Ferreira. Liv. II. das Cartas Cart. X.
(a) Muitos confundem a Historia Geral, e a Traducção que n'-

DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

a mesma que existe em hum Codigo MS. da Bibliotheca do Escurial, escrito pelo meio do Seculo XIV. em pergaminho, e em fórma grande; (a) e a mesma, que se acha em outro Codigo MS. que tambem está na mesma Bibliotheca em pergaminho de letra do Seculo XV. com as iniciaes illuminadas, e os titulos dos capitulos de encarnado; no qual se contém trasladados em Lingua Portugueza os primeiros seis livros da primeira parte da Historia da Biblia, e os vinte primeiros capitulos do Livro VII. isto he o Genesis até a Historia da lucta de Jacob com o Anjo. Eis-aqui como principia a Traducção:

Quando nosso Sennor deus criou en o començo o Ceo, e a Terra, e todas las cousas que en nelles som segundo que o conta moyssem, que foi seo, e sábio e outros muytos, que o acordam con el de partijo e fezo o todo em seis dias desta guisa: o primeiro dia criou a Luz, e todas las naturas dos angeos bãos e máos que som as criaturas Spiritaes. E partijo esse dia a Luz das teebras. Eaa Luz chamou dia, e aas teebras noyte. O Segundo

C ii dia

n'ella mandou fazer dos livros Sagrados D. Affonso X. com a Historia Universal, que se escreveo em seu tempo, e por sua Ordem, sendo preocupação commum a quasi todos os Historiadores de D. Affonso, que he huma mesma Obra a Historia Geral, e a Universal. Veja-se D. José Rodriguez de Castro na Bibliotheca Espanhola tomo

primeiro pag. 411, 412. eseg.

(a) Comprehende este Codigo a Parte I. da Historia Geral de D. Affonso, traduzida em Portuguez com as cousas concorrentes da Historia Profana, e da Mythologia; mas n'elle só vem os trinta e hum primeiros capitulos do Genesis; d'este Codigo attesta nosso particular honrador, e amigo o doutissimo Francisco Peres Bayer Bibliothecario de Sua Magestade Catholica no Catalogo que fez dos MSs. do Escurial, que intiiulou — Regiæ Bibliothecæ Escurialensis Manuscriptorum Codicum Latinorum, et Hispanorum quotquot in ea hoc anno 1762 inventi fuere, Catalogus operum, auctorumque in iisdem contentorum accurratam seriem exhibens indicata uniuscujusque Codicis atate, et subjecto in ejus confirmationem caracteris quo vetustiores, atque insigniores Codices constant specimine, regio jussu.

A noticia d'esta Traducção, que mandou fazer o Senhor Rei D. Diniz, he huma das que se podem acrescentar á Bibliotheca Lusi-

tana do erudito Abbade de Sever.

dia fezo o firmamento, e partijo con el as aguas desuso

das dejuso. O terceyro etc.

Attesta d'este Codigo o erudito D. José Rodrigues de Castro na sua Bibliotheca Espanhola Tom. II. p. 646, e acrescenta, que ou esta Historia começou a escrever-se em Portuguez, e depois determinárão pô-la toda em Castelhano, ou pensarão traduzi-la litteralmente em Portuguez, e não passárão dos seis primeiros livros, e dos vinte primeiros capitulos do VII: vê-se que a linguagem he assás antiga, e mista de Gallego, e Portuguez, no que muito se assemelha, a que fallárão nossos maiores nos primeiros Seculos da Monarchia.

Descendo mais para baixo achamos, que o Senhor Rei D. João I. por huma particular devoção de seu espirito mandou trasladar por grandes Letrados em a Lingua Portugueza os Evangelhos, os Actos dos Apostolos, e as Epistolas de S. Paulo, e traduzio por si mesmo as Horas de Nossa Senhora, e por conseguinte os Psalmos, que nellas costumavão vir (a). Ignoramos se estas traducções

existem ainda hoje em alguma parte.

Não deixaremos de lembrar aqui duas Obras, que posto que não forão puras Traducções, podem ter algum lugar, e cabimento n'esta relação. Huma dellas foi a Traducção Historiada do Antigo Testamento em Portuguez de Author Anonymo, que segundo nos dizem, mostrava n'ella ser homem douto, e intelligente da Lingua Hebraica, donde era trazida a sua interpretação, a qual Obra ficou tambem MS. e existia entre nós há poucos tempos. Attesta de a haver visto o Ex.<sup>mo</sup> e R.<sup>mo</sup> D. Fr. Manoel do Cenaculo Bispo de Beja no seu livro: Cuidados Literarios do Prelado de Beja, e acrescenta, que estava depositada em mãos de a estimar; porém que ignorava hoje o seu estado: consta-nos por outras noticias, que possuia este Codigo D. Manoel de Vasconcellos Pereira, Inqui-

<sup>(</sup>a) Faz menção disto Fernão Lopes no Prologo da segunda parte da sua Chronica, e Barboza na Bibliotheca Lusitana tom. II. p. 564.

sidor que foi de Lisboa, e depois Bispo de Miranda, e de Lamego, e que fôra o mesmo que tivera o nosso illustre Poeta e Filosofo Francisco de Sá de Miranda, para cuja lição havia pedido licença, que lhe foi concedida por Fr. Francisco Foreiro; e se achava incorporada na primeira

folha da mesma Traducção.

A segunda Traducção foi tambem dos Livros Sagrados do Testamento Velho feita em resumo pelas mesmas palavras das Santas Escrituras, com o titulo de Historias da Biblia: obra que tambem existia MS. em nossos dias, de que attesta o mesmo Ex. mo e R. mo Bispo de Beija no livro acima citado, dizendo, que n'outro tempo a lêra em hum volume de folha. Forão ambas estas obras trabalhadas no Seculo XV.

E pelo que pertence ao Novo Testamento, reinando ainda o Senhor Rei D. João I. se estampárão em Portuguez as Actas dos Apostolos, as Epistolas Canonicas, e o Apocalypse; mas tambem em resumo; ainda que por palavras do mesmo Texto Sagrado. Da Senhora Infanta D. Filippa, Filha do Senhor Infante D. Pedro, e Neta do Senhor Rei D. João I. consta, que passára á nossa Lingua as Epistolas, e Evangelhos do anno, posto que tirados da Lingua Franceza, cujo original da propria letra se conservava no Convento de Odivellas, adornado com estampas por sua mão (a). Tambem consta que o M. Fr. Julião dos Eremitas de Santo Agostinho fizera trasladação Portugueza das mesmas Epistolas, e Evangelhos (b).

Faremos tambem memoria de huma Obra, que posto seja de diversa classe, não he todavia alheia de nosso assumpto; aqual merece ainda hoje todos os nossos elogios: tal foi a Traducção do Livro Vita Christi do Carthusiano

(b) Este Escritor he hum dos que devem acrescentar-se na Biblio-

theca Lusitana de Barboza.

<sup>(</sup>a) Fazem d'ella honrosa memoria Jorge Cardozo no Agiologio Lusitano no dia XI. de Fevereiro Letra A D. Antonio Caetano de Souza no tom. II. da Historia Geneal da Casa Real, e o Abbade Barboza na Bibliotheca Lusitana.

Ludolfo de Saxonia, que tirou de Latim em Portuguez o douto e pio Cisterciense F. Bernardo de Alcobaça, e se imprimio em Lisboa na Officina de Valentim de Moravia, e de Nicoláo de Saxonia. N'este Livro vem traduzido todo o Evangelho de S. Matheus, e parte dos outros, e he a trasladação mui chãa, e literal, passando com muita propriedade, fartura, e energia de termos toda a força do sentido do Sagrado Texto; por certo que com ella ganhou bom nome este douto Cisterciense, e fez grande serviço á Christandade; que a ser huma pura traducção seguida, e não cortada, como he, com a exposição intermedia de commentarios historiaes, e doutrinaes, teria n'esta nossa relação o principal lugar entre todas as Traducções.

Ha desta rara Obra quatro exemplares em Lisboa, quanto podemos alcançar; o da Real Biblioteca Publica da Corte, que foi da Livraria dos Padres Theatinos da Divina Providencia; o dos Padres Franciscanos da Observancia de Portugal, o do Real Mosteiro de S. Vicente de Fóra, e o do Ill. e Ex. Marquez de Alorna, dos quaes vimos os tres primeiros. Fóra da Corte sabemos de outros quatro, que são; o da Bibliotheca do Ex. " e R. " Bispo de Beja; o do Convento das Religiosas de Arouca; o das Religiosas de Lorvão, e o da Bibliotheca de Santa Cruz de Coimbra, que só tem a primeira, segunda, e quarta parte. Na Biblioteca de Alcobaça ha hum antigo Codigo MS. em pergaminho em quatro tomos, de que faz menção o erudito Abbade de Sever, e depois d'elle o Indice dos Codigos MSs. daquella Livraria p. . . .

Do Seculo XVI. e XVII. não podemos esperar Obras d'este genero trabalhadas entre nós. Mas se nossos Maiores não continuárão com o mesmo ardor en tão santo exercicio, culpa foi não d'elles, que muito cuidárão de propagar o Evangelho; e dilatar a Fé de Jesu Christo; mas dos tempos em que viverão, em que geralmente lhe era defeso traduzir, e ter em Linguagem os Sagrados Livros (a)

<sup>(</sup>a) Muitos Varões doutos já em tempos antigos desejarão ver en-

Pelo que vêmo-nos obrigados n'este periodo a hir buscar fóra de nossos Reinos o que podéramos ter de nossa Casa; e a supprir nossa falta com a memoria de algumas Traducções, e Edições menos vulgares que apparecêrão em Lingua Portugueza entre os estranhos. Para as referirmos com ordem, sigamos a dos mesmos Livros Sagrados.

#### CAPITULO II.

Das Traducções, e Edições do Testamento Velho.

PRIMEIRA Traducção regular, e que se possa chamar tal dos Livros Sagrados do Testamento Velho em Portuguez, de que podémos haver noticia, foi a que no Seculo XVII. trabalhou o erudito Portuguez João Ferreira A. de Almeida. Digamos alguma cousa d'elle, e de suas Obras, visto que tão escassas tem sido as noticias que d'este Author, e de seus escritos se tem dado entre os nossos.

Foi João Ferreira A. de Almeida natural de Lisboa, e Escritor do Seculo XVII. (a) passando de Portugal para Hollanda mudou de Religião, e abraçou o partido dos Reformados, e se fez Sacerdote e Ministro Prégador do Evangelho em Amsterdam, aonde assitio por muitos annos. (b) Passou depois á Costa de Coromandel, paiz do Rei-

tre nós a trasladação das Santas Escrituras em Portuguez; foi hum d'elles Antonio Pereira Marramaque, Sñr. dos lugares da Taipa, Lamegal, e Cabeceiras de Basto, e grande amigo de Francisco de Sá de Miranda, que muito o inculcava, e persuadia no Dialogo entre o Gallo, e o outro animal sobre o V.º do Psalmo; Lex Domini immaculata, que foi hum dos motivos porque se lhes negava licença para a impressão.

(a) Alguns erradamente lhe chamão José Ferreira de Almeida. Não podémos saber, que sobrenome se denota pela inicial A.

<sup>(</sup>b) Crêrão alguns, que elle fôra Religioso da Companhia de Jesus, e d'ella apostata nos tempos, em que andou pela Asia; por ventura que assim foi tido pela conformidade de seu nome com o de hum Religioso, que também se chamava Ferreira, Superior da Missão de Tunckin, e da Cochinchina, como assevera o Padre Tachard

Reino de Narzinga, e residio muitos tempos com os Hollandezes de Tutecurim, ou Tutucurim, sobre o Estreito da Pescaria (a). Compoz varias Obras por que mereceo grandes louvores entre os estranhos, e ainda hoje os recebe pela illustre memoria, que d'elle fazem muitos Letrados da sua Communhão (b).

Huma das principaes foi esta da Traducção Portugueza do Testamento Velho. Elle a fez do Texto Original Hebraico, uzando ao mesmo tempo da Versão Hol-

lan

no Liv. V. da sua primeira viagem p. 257 da Edição de Amsterdam, em 12, por informações que houvera dos Padres Soares, e Fucite. João Lucas Niecamp, na sua Historia da Missão Dinamarqueza, fallando de Almeida, não indica a profissão Jesuitica, não sendo provavel que a callasse, se a soubesse, muito mais sendo tão pouco affeiçoado aos Jesuitas, como se vê de sua Historia, nem tão pouco que a ignorasse, sendo, como se mostra muito versado em todas as

noticias d'este genero.

(a) Fazem memoria d'este Escritor Filippe Baldeo na Descripção da Ilha de Ceilão; o mesmo P. Tachard Jesuita no Liv. III. e V. da 1.º viagem p. 259. da Edição de Amsterdam; Fabricio na sua Lux Salutaris Evangelica c. 35 p. 590. Jocher em hum de seus artigos por informações, que teve dos Missionarios Dinamarquezes da Asia, a Bibliotheca Bodleiana, e o douto Abbade Barboza na Bibliotheca Lusitana; e o sobredito João Lucas Niecamp na Historia da Missão Dinamarqueza nas Indias Orientaes escrita em Allemão, e traduzida em Francez por Benjamin Gaudard, e publicado em Genebra em 1745. 3. vol. 8.º no tom. II,

(b) Estando em Amsterdam compoz em Hollandez huma Obra intitulada — Artigos, ou Pontos de Differença entre a Igreja Reformada, e a Romana; que sahio á Luz na mesma Cidade em 1673, em 4.°; porque mereceo entre os de sua Communhão o nome de Defensor da verdade. Faz menção d'esta Obra a Bibliotheca Rodleiana. Escreveo primeiro em Castelhano, e depois em Portuguez em 1650, outra Obra semelhante a esta, que tem por titulo — Differença da Christandade em que claramente se manifesta a grande desconformidade entre a verdadeira, e antiga doutrina de Deos, e a falsa doutrina dos Homens, sahio em Batavia em 1663, e depois em Trângambar na Officina da Real Missão de Dinamarca em 1726, de que faz menção Fabriçio na sua Obra Luz Salutaris Evangelica c. 35. p. 615, e João Lucas Niecamp, no tom. da Historia da Missão de Dinamarca p. 155. A noticia d'esta Obra he huma das addições que se podem fazer no artigo da Bibliotheca Lusitana de Barboza.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 25 landeza de 1618, que passava então, e passa ainda agora por muito exacta e fiel; e da trasladação Castelhana de Cypriano de Valéra de 1602, não chegou porém a arrematar a obra, porque a morte o atalhou quando estava com ella nos ultimos Capitulos de Ezequiel.

Publicou-se esta Traducção no meio do Seculo XVIII.

com este titulo:

Do
Velho Testamento
o Primeiro Tomo
que contem
os SS. Livros

Moyses, Josua, Juizes, e Ruth Samuel, Reys, Chronicas Esra, Nehemias, e Esther. Traduzidos em Portuguez

POR

Joad Ferreira A. de Almeida
Ministro Pregador do Santo Evangelho
na Cidade de Batavia
Com todas as Licenças necessarias
na Officina do Seminario
Por M. Mulder Impressor nella.
Anno de 1748.

Na segunda pagina vem em fórma de titulo a declaração das pessoas, por cuja despeza, e por mandado de quem se fez a impressão, e quem a conferio, e emendou. Segue-se a Prefação ao Leitor Portuguez, que de veras teme a Deos, e ama a sua Ley, feita por foão Maurits Mohr, e Lebrecht Augusto Behmer, Ministros da palavra de Deos na Igreja Portugueza.

O segundo tomo sahio em 1753 com este titulo:

Do
Velho Testamento
o segundo Tomo
que contem
os SS. Livros

DE

Job, os Psalmos, os Proverbios, o Pregador, os Cantares com os Prophetas Mayores e Menores

TRADUZIDOS EM PORTUGUEZ

POR

Joad Ferreira A. de Almeida.

 $\mathbf{E}$ 

JACOB OPDEN AKKER,
MINISTROS PREGADORES DO SANTO EVANGELHO
NA CIDADE DE BATAVIA
NA OFFICINA DO SEMINARIO POR G. H. HEUSLER,

Impressor nella. Anno de M. D. cc. LIII. 8.°

Foi revista, e mui deligentemente conferida esta obra com o Texto original Hebraico, e com algumas famosas versões, que então havia em diversas Linguas, por João Mauricio Mohr, e Lebrecht Augusto Behmer, Ministros da palavra na Igreja Portugueza da mesma Cidade, os quaes fizerão algumas mudanças e emendas para corrigir as faltas do Ms.

Fez-se a impressão á custa da Companhia Hollandeza da India Oriental, e por mandado de Gustavo Guilhelmo, Barão de Imhoff, Governador General, e dos Conselheiros da India com conhecimento, e approvação

do Conselho de sua Igreja.

A Edição he de bom caracter, e he a primeira que se fez desta obra, como se vê da sua Prefação; o segundo Tomo só contém da Traducção de Almeida, o que vai des-

desde Job, até os ultimos Capitulos de Ezechiel, pois que elle falleceo antes que podesse levar ao fim a sua obra, como já dissemos; no trabalho da traducção dos Livros Sagrados deste Tomo teve parte, como se collige do seu titulo, Jacobo Opden Akker, também Ministro Pregador do Evangelho na Cidade de Batavia (-).

Em muita estimação se teve esta traducção de Almeida, pela felicidade, e exacção com que elle se houve em trasladar, e pontualmente seguir o Texto original, e pela propriedade, e fartura de Linguagem com que expressou o sentido das Santas Escrituras. (a) Os versos de E-

D ii ze

(-) Foi esta traducção preparada para uso: dos Pontuguezes, e Indios do Malabar, que vivião no dominio dos Hollandezes; para o que he de saber, que os Portuguezes por 1500 se estabelecêrão na Peninsula do Malabar, onde acharão huma Igreja muito antiga de Christãos Orientaes, que separados desde o V. Seculo de todas as outras Communhões estavão sob a obediencia de hum Patriarcha independente do Imperio Romano, e sem Commercio algum com a Igreja de Roma; os quaes forão depois reduzidos por D. Aleixo de Menezes, Arcebispo de Goa, que os sujeitou á obdiencia da Santa Sé. Tiverão os Jesuitas esta Missão do Malabar, e a havião por mui util por seu Commercio, e por sua vantajosa situação para as outras Missões; mas a sua ambição, e avareza lhe fez perder a elles esta Igreja do Malabar, e a Portugal hum riquissimo paiz, passando Cranganor, e Cotschen para a denominação dos Hollandezes; ficárão porém naquellas terras muitos dos nossos, que se fizerão Calvinistas, e continuou com elles o uso de nossa Lingua: para estes pois, e para os Indios que a fallavão foi trabalhada esta edição.

(a) Desta obra faz memoria Filippe Baldeo na discripção da Ilha de Ceilão, e o Catalogo dos Livros da Bibliotheca de Crevenna tom. I. p. 36; a noticia della deve accrescentar se na Bibliotheca Lusitana de Barboza. Vimos, e conferimos dous exemplares desta edição, hum da escolhida Livraria do Ex.<sup>mo</sup>, e R.<sup>mo</sup> Principal Castro, Reformador, Reitor da Universidade de Coimbra, que só tem o primeiro tom.; outro que aqui trouxe da Haya Francisco José Maria de Brito, Secretario da Enviatura de Portugal naquella Corte, e pessoa de bem conhecido merecimento, que tem ambos os Tomos; parece faltar nelle alguma folha no principio do segundo; pois que na Prefação do primeiro se prometteo dizer no segundo, o que era necessario para o uso do Leitor á cerca desta edição, e tambem para emendar os erros da estampa do primeiro; o que se não acha. Não dembramos

zechiel, que Almeida não chegou a traduzir, forão trasladados em Portuguez por Christovão Theodosio Walther, Missionario de Trangambar na Costa de Coromandel, (a) que tambem verteo a Daniel, e quanto aos doze Profetas Menores forão elles traduzidos pelos primeiros Mis-

sionarios de Dinamarca em Trangambar.

Não sabemos dizer, se houve outra traducção em Portuguez do Testamento Velho, ou se esta foi a mesma que de Madrás se enviou ao douto Missionario Dinamarquez Grundler para a imprimir em Trangambar; aqual elle revio, e corrigio, e fez depois alli estampar em 1717, com huma pequena obra Latina, imprimindo ao mesmo tempo os Psalmos em Inglez, hum Abcedario em Portuguez para uso da Escola de Cudulur, e de Madrás, e hum pequeno Cathecismo em Portuguez, e Malayo, e outras obras (b).

A R-

(a) Falla delle a Historia da Missão de Dinamarca de João Lucas Niecamp. Tom II. p. 132, e em outros lugares.

aqui as Traducções em Castelhano, que os nossos fizerão do Testamento Velho, por não pertencerem ao nosso assumpto, dos quaes já demos noticia em nossas Memorias da Literatura Sagrada.

<sup>(</sup>b) Veja-se João Luças Niecamp. na Historia da Missão Dinamarqueza tomo. II. p. 94.

#### ARTIGO I.

Das Traducções de alguns Livros do Testamento Velho em particular.

§. I.

#### Do Pentateuco.

PELO que toca ao Pentateuco em particular, houve algumas Traducções, e Edições em Portuguez (a). A primeira Traducção e Edição foi a dos Missionarios Dinamarquezes que se estabelecêrão em Trangambar da India Oriental na Costa de Coromandel, para uso dos Portuguezes que alli havia, e dos Indios que tambem fallavão nossa Lingua (b).

Sa-

(a) Tambem pela mesma razão, que acabamos de dar não fallamos aqui das Traducções, e Edições do Pentateuco Castelhano feitas pelos nossos, das quaes tambem fizemos menção em nossas Memorias

da Literatura Sagrada.

Como pois o nosso Dialecto era tão corrente nas duas Costas quando Federico IV. Rei de Dinamarca formando o projecto de es-

<sup>(</sup>b) A Cidade de Turangabaram, Turangaburi, e Turangapuri, a que os Europeos costumão chamar Trangambar, Tranquebar, e Tarangabadi, está situada no Reino de Tanjour, sobre a Costa de Coromandel, na boca do Rio Ceveri ao Norte de Negapatan, e ao Sul de Pondichery a 11 gráos de Latitude, e 98 de Longitude; nella havia huma Colonia Portugueza. Fundando-se no Seculo XVII. a Companhia Dinamarqueza das Indias Orientaes em Coppenhague desde 1618, ElRei Christiano IV. para facilitar o Commercio desta Colonia comprou em 1620 a Atschudappanaic Rei de Tanjour o terreno de Trangambar, e fez povoar, e augmentar aquelle lugar, aonde a Companhia se estabeleceo com muitos, e vantajosos progressos. Os Portuguezes Europeos, que estavão espalhados pelas duas Costas do Coromandel, e do Malabar, ficárão continuando a sua Lingua Portugueza Européa, e os Indios Portuguezes filhos da Colonia Portugueza de Trangambar assim negros, como mestiços, e brancos conservárão tambem a mesma Lingua, posto que muito corrompida.

# MEMORIAS Sahio com este titulo:

Dos
cinco
Livros de Moyses
chamados

1.° Genesis. 2.° Exodo. 3.° Levitico.
4.° Numeros. 5.° Deuteronomio.
Pelos Padres Missionarios Dominicanos
DA REAL Missão de Dinamarca
Trangambar

EM A ESTAMPA DA REAL MISSÃO DE DINAMARCA.
ANNO DE 1719.

He hum volume em 4.º

Ziengembal, varão douto, e pio juntamente com o sábio Grundler havia emprehendido esta obra, que conclu-

Bartholomeu Zugenbalg, ou Ziengembal, e Grundler, a que se seguírão depois outros; tratárão estes de aprender a Lingua Portugueza, e a Malabar, ou Tamulica, de que o primeiro compoz huma Grammatica que se imprimio em 1716. 4.º Halæ Saxonum, e abrírão duas Escolas para a Mocidade huma de Lingua Portugueza, outra de Lingua Malabarica, e duas Missões, huma em Portuguez, outra em Malabar; da primeira se encarregou M. Zugenbal: erigírão huma Officina Typografica Portugueza, e em ambas as linguas traduzírão o ritual Dinamarquez, e procurárão imprimir varias obras, e foi huma dellas a deste Pentateuco.

Os Indios Portuguezes, filhos da Colonia Portugueza de Trangambar, distinguem-se dos outros Indios pela differença de seu vestido, e de sua lingua; delles huns descendem, ou tem por pais Indios de nascimento, e são os que chamão Portuguezes negros, ou Satteuares na linguagem do paiz; outros tem pais Europeos, mãis Indias, e se chamão mestiços. Estão hoje espalhados huns, e outros nas duas Costas de Coromandel, e do Malabar, na Ilha de Ceilão, no Reino de Bengalla, e ainda na Peninsula além do Ganges na Ilha de Java; e vivem da agricultura, do commercio, e do serviço dos Europeos, que tem estabelecimentos na India.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

Z.I

cluio, tendo sido interrompida, depois que voltou a Trangambar da sua viagem de Cudulur, e do Porto Novo, e

a fez imprimir (a).

Esta Traducção passa por mui chegada á letra do Texto; mas a dição he rude, e aspera com muitas imprefeições, e erros na Grammatica Portugueza, como de homens, que fallavão em huma Lingua que lhes não era propria, nem familiar, o que faz o sentido escuro em algumas passagens, e a leitura menos agradavel e corrente (b).

Depois desta publicou-se outra Traducção, e Edição

em Portuguez do Pentateuco com este titulo:

Os cinco Livros
DE Moyses
CONVEM A SABER

I. Genesis. II. Exodo. III. Levitico. IV. Numero. V. Deuteronomio.

TRADUZIDOS NA LINGUA PORTUGUEZA

Pelo Reverendo Padre

João Ferreira A. de Almeida,

MINISTRO PREGADOR DO SANTO EVANGELHO NA CIDADE DE BATAVIA.

REVISTA, E CONFERIDA COM O TEXTO ORIGINAL PELOS MISSIONARIOS DE TRANGAMBAR.

TRANGAMBAR

NA OFFICINA DA REAL MISSÃO DE DINAMARCA ANNO 1757.

He

(a) João Lucas Niecamp na Hist. da Missão Dinamarqueza tom. H. p. 69, e 102.

<sup>(</sup>b) Tem a singularidade de exprimir o accento Hebraico, chamado ordinariamente Atnach, por Colon, ou letra maior no começo da palavra seguinte, no caso que Colon não podia ter lugar. Fazem memoria desta Traducção Jacob le Long na Biblioteca Sacra p. 968 e os mesmos Missionarios Dinamarquezes na Prefação da Edição do Pentateuco de João Ferreira de Almeida de 1757, de que logo fallaremos: vimos hum exemplar desta Traducção, que per-

He hum volume em 4.º a Traducção he a mesma; que havia feito João Ferreira de Almeida, e que tinha apparecido na Edição do Testamento Velho de Batavia de 1784, de que já fallamos. Os Padres Missionarios de Trangambar nesta edição a preferírão á outra, que se tinha impresso em 1719 dos primeiros Missionarios, não só por ser mais certa, e apurada na linguagem Portugueza; mas porque querendo elles continuar com a edição dos outros Livros da Escritura Sagrada da trasladação de Almeida, julgárão, que cumpria usar da sua Traducção do Pentateuco para se guardar, quanto fosse possivel, hum estylo

constante e igual em toda esta Santa obra.

Começa por hum Prologo ao Leitor; segue-se depois huma breve informação, de como hum Christão deve ler a Escritura Sagrada para sua edificação; traz no principio de cada hum dos cinco livros huma larga e excellente exposição do argumento, que n'elles se trata: nos Capitulos põe summarios, e no fim dos versiculos a citação dos outros lugares paralellos da Escritura; e tanto os argumentos dos livros, como os Summarios dos Capitulos, e a maior parte dos lugares citados da Escrirura Sagrada, são tirados da Biblia Hollandeza; traz algumas notas debaixo do Texto, marcadas com huma cruz, das quaes humas são de João Ferreira de Almeida, e outras que lhe ajuntárão de novo os Missionarios Dinamarquezes (a).

Além d'estas duas Traducções houve outra do Pentateuco em Portuguez, que se imprimio em Amsterdam, de que attesta Christovão Arnaldo nas suas Notas ao Sota de Wagenseilio, dizendo haver visto hum exemplar

tenceo em outro tempo á Livraria do Doutor Gualter Antunes, Cidadão do Porto, e hum dos mais curiosos, que tivemos neste Seculo,

mas não sabemos, aonde hoje existe.

<sup>(</sup>a) Vimos, e conferimos hum exemplar, que possue Vitto José de Mello, Piloto da carreira da India do Navio Bom Jesus d'Alêm, pessoa de varios e curiosos estudos, e já conhecido pela sua Memoria de Derrota de Lisboa para a China em 1793, Coroada pela Academia Real das Sciencias.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 33 impresso pelos Judeos daquella Cidade. Ignoramos quem fosse o seu author, e em que anno se fizesse esta impressão (a).

§ II.

#### Dos Livros Historicos.

PASSEMOS a outros Livros do Testamento Velho, a que chamamos Historicos. Houve delles huma Edição neste Seculo, que tem por titulo:

Os Livros Historicos

DO

VELHO TESTAMENTO, CONVEM A SABER:

O LIVRO DE JOSUE, O LIVRO DOS JUIZES, O LIVRO DE RUTH. O PRIMEIRO LIVRO DE SAMUEL, O SEGUNDO LIVRO DOS REIS. O SEGUNDO LIVRO DOS REIS. PRIMEIRO LIVRO DAS CHRONICAS, O SEGUNDO LIVRO DAS CHRONICAS. O LIVRO DE ESDRAS. O LIVRO DE NEHEMIAS. O LIVRO DE ESTHER. TRADUZIDOS EM A LINGUAGEM PORTUGUEZA PELO REVERENDO PADRE

João Ferreira A de Almeida, Ministro Pregador do Santo Evangelho Na Cidade de Batavia.

REVISTOS, E CONFERIDOS COM O TEXTO ORIGINAL PELOS PADRES MISSIONARIOS DE TRAGAMBAR NA OFFICINA DA REAL MISSÃO DE DINAMARCA ANNO DE 1738.

Tom. VII.

E

He

<sup>(</sup>a) P. 1212, Já fizemos lembrança desta Versão em nossas Memorias de Litteratura Sagrada, e então notamos, que Wolfio suspei-

He hum volume em 4.°, contém os livros que comprehendem a Historia do Povo de Israel desde os tempode Josué, até o fim do captiveiro de Babylonia. A traducção tambem he a mesma de João Ferreira de Almeida, como se anuncia no titulo em que elle muito se esmerou fazendo-a tão litteral, como havia já feito a do Pentateuco.

No principio vem hum Prologo ao Leitor Christão; em cada hum dos livros Sagrados se faz huma boa expcsição de materia que se trata, e a cada capitulo se põem o seu summario competente; no fim de cada versiculo apontão-se os lugares harmonicos da Escritura Sagrada, e por baixo se põem em notas algumas palavras, que se substituem ás que estão no Texto, aonde assim o pede a clareza, ou a propriedade da traducção. No fim do livro de Esther vem a Chronologia dos livros Historicos do Velho Testamento; dividida em cinco partes: a 1.ª contém os tempos dos Guias, e Juizes do Povo de Israel; a 2.ª o tempo dos Reis; a 3.ª o tempo dos Principes; a 4.ª o tempo dos Machabeos; e a 5.ª o tempo dos Herodes.

A publicação desta obra deveo-se ao zelo dos Ministros Pregadores da Cidade de Batavia, que liberalmente communicárão aos Missionarios de Trangambar a versão de João Ferreira de Almeida. Estes tomárão a si o trabalho de a revêr, e conferir com o Texto Original, e vigiar a sua impressão; pelo que sahio esta Edição assás correcta, e apurada. As despezas corrêrão por conta de Theodoro Van Cloon Governador General que foi da India Hollandeza, e de sua mulher Antonia Adriana Lin-

5.

tava que esta obra seria o Pentateuco Hespanhol, que varias vezes fora impresso naquella Cidade (Biblioteca Hebraica vol. IV. De versione Hispanica p. 182) mas que não trazia razões, porque a sua suspeita houvesse de prevalecer ao testemunho ocular de Arnaldo. (a) Conferimos hum exemplar desta obra, que nos communicou Vitto José de Mello, de quem acima fallamos.

# § III.

Dos Livros Dogmaticos, ou Sapienciaes, principalmente do Psalterio.

IREMOS tambem alguma couza dos livros do Antigo Testamento, que se chamão Sapienciaes, e Dogmaticos. Delles houve huma Edição, que comprehende Job, os Psalmos, os Proverbios, o Ecclesiastês e os Cantares, a qual se fez em Tranbambar em o anno de 1744 pelos mesmos Missionarios Dinamarquezes. Traz os argumentos dos livros, ou Summarios dos Capitulos, e suas notas da maneira que se acha na Edição dos Livros Historicos. No exemplar que tivemos faltava o Titulo, e o Prologo por estar mutilado nas primeiras folhas; sabemos porém, que a traducção he a mesma de João Ferreira de Almeida. Não se acha nella a trasladação dos livros da Sapiencia, e do Ecclesiastico, pois que os Calvinistas os não contão na classe dos Livros Sagrados (a).

Fallemos em particular do Psalterio (b). Houve quatro Traducções Portuguezas do todo o Psalterio, de que Psalterio.

(a) Tem hum exemplar desta Edição Vitto José de Mello, no mesmo volume em que vem a antecedente do Pentateuco, e dos Historicos. Vimos huma Traducção, ou Parafrase Portugueza Ms. das primeiras lamentações de Job em verso Elegiaco, que tem em hum caderno antigo de varias Poesías Agostínho José da Costa de Macedo, segundo Bibliothecario da Real Bibliotheca da Corte.

(b) Não fallamos aqui das Traducções de todo o Psalterio trabalhadas pelos nossos em outras Linguas por não ser isto proprio de nosso assumpto, do que já fallamos em nossas Memorias de Litteratura Sagrada; não deixaremos porém de dar aqui noticia de huma (porque o não sabem todos) que se fez em Castelhano no Reinado do Senhor Rei D. Manoel, a quem foi dedicada por Gomes de Santo Fimia em 1. vol. em 4.º impressa quanto parece em Lisboa em 1529, com licença e mandado d'ElRei, de que se conserva hum rarissimo exemplar na curiosa Livraria do Convento de S. Francisco de Enxobregas, que vimos, e examinamos. Começa Gloria y alabança de la

se fizerão diversas Edições, que aqui referiremos por sua ordem. Foi huma dellas a de João Ferreira de Almeida, que he a mesma que faz parte de sua Traducção geral do Testamento Velho; da qual houve tres Edições separadas. Sahio a primeira em Trangambar em 1740 com este titulo:

DOS
PSALMOS
DE

DAVID
TRADUZIDOS NA LINGUA PORTUGUEZA
PELO REVERENDO PADRE

João Ferreira A. de Almeida, Ministro Pregador do Santo Evangelho Na Cidade de Batavia.

REVISTO, E CONFERIDO COM O TEXTO ORIGINAL PELOS PADRES MISSIONARIOS

DE TRANGAMBAR
TRANGAMBAR

NA OFFICINA DA REAL MISSÃO DE DINAMARCA Anno de 1740.

He hum volume em 8.° o qual começa pelo argumento, ou assumpto geral do Livro (a).

suma bondad. Comiença el Psolterio de David en Linguaje Castellano impresso com licença y mondado del Rei nuestro Senor con privilegio de sua Alteza. Tem no frontispicio por cima do titulo de hum lado as Armas de Portugal, do outro a Esfera, e no fim do titulo por baixo huma Cruz pequena. Na seguinte folha vem o Privilegio datado de 3. de Setembro de 1529, e na outra o Prologo — Ao muy alto, e muy poderoso Principe Rei nuestro Señor. Segue-se o Reportorio dos Psalmos, e depois os tres Prologos de S. Jeronymo, e logo a tresladação do Psalterio, que se intitula: o Livro de los Hymnos, Psalmos, e soliloquios, na qual se seguio a ordem de Santo Athanazio, e a interpretação de Angelo Policiano.

(a) A noticia desta obra deve acrescentar-se na Bibliotheca Lu-

sitana de Barboza.

A segunda edição foi a mesma de Trangambar de 1744, que se fez juntamente com a dos outros Livros Dogmaticos do Testamemto Velho, de que acima fallamos. Traz largos summarios, que muito declarão os objectos de cada Psalmo. No fim dos Canticos de Salamão vem a repartição do Psalterio dividido em cinco classes: 1.º em Psalmos de Profecia: 2.º em Psalmos de Doutrina; 3.º em Psalmos de consolação; 4.º em Psalmos de Oração; 5.º em Psalmos de acção de graças; depois vem os Psalmos para certas pessoas, e occasiões; e no fim se accrescenta a imagem de hum Christão pintada pelo Rei, e Profeta David (a).

A terceira edição deste Psalterio de Almeida foi a outra de Trangambar de 1749. Traz summarios mais breves que os da edição de 1744; e põe a repartição dos

Psalmos no fim do mesmo Psalterio.

Houve outra traducção de todo o Psalterio que podemos chamar de Oxford, por alli haver apparecido a primeira vez; cujo ella seja não o podemos até agora saber; parece ser tirada da Traducção Ingleza. Ha quem a julgue por obra do Seculo XV. em razão de sua antiga Linguagem; com tudo havendo-a nós examinado pareceonos, que não desdizia da Linguagem do Seculo XVI, e nem ainda do Seculo XVII, e que alguns termos e expressões que nella se achão de maior antiguidade, forão adoptados das antigas versões Mss. como o fôrão para outras traducções mais modernas.

Duas edições se fizerão della; a primeira em Oxford nos fins do Seculo XVII, que vem incorporada na obra que tem por titulo = Livro da Oração commum, e Administração dos Sacramentos, e outros ritos, e Ceremonias da Igreja, conforme o uzo da Igreja de Inglaterra; Oxford, na Estampa do Theatro anno de Christo 1695.

I. vol. fol. (b).

A

<sup>(</sup>a) Tem esta edição Vitto José de Mello no mesmo volume acima referido.

<sup>(</sup>b) Este Psalterio Portuguez passou depois a Castelhano D. Felix

A segunda edição foi feita em Londres por Wiliam Bowijer, impressor de Livros em 1715 em 8.º grande, juntamente com o mesmo Livro da Oração commum, de

que ha huma Traducção Franceza (a).

Traducção. III.

A terceira Traducção foi a outra que fizerão os Missionarios Dominicanos Dinamarquezes na India Oriental no anno de 1719. em 4.º juntamente com o Pentateuco da Traducção dos mesmos Padres; de que já fallamos.

Houve quarta Traducção do Psalterio, que se deu á ção. IV luz em Trangambar em 1721. em 12. Foi obra do Missionario Dinamarquez Benjamim Schultze, Varão de muito talento, e erudição, sendo esta a primeira de suas laboriosas composições, que imprimio na Officina Portugueza

de Trangambar (b).

Traduc-

Das Traducções, e Edições de todo o Psalterio, pasguns Psal-semos ás particulares, que se fizerão de alguns Psalmos. terios em Tem o primeiro lugar por sua antiguidade a Traducção particular. Portugueza dos Psalmos do Officio pequeno de Nossa Senhora, e do Officio de Defuntos, e a dos sete Psalmos Penitenciaes com a Paixão de Nosso Senhor Jesus Christo,

de Alvarado Sevilhano, na obra intitulada = La Liturgia Ingleza, d el Libro de la Oracion commum, y administracion de los Sacramentos, y otros ritos, y Ceremonias de la Iglesia, segun el uso de la Iglesa Anglicana, juntamente con el Psalterio, è Psalmo de David, y tambien el Libro de la Consagracion , y ordenacion de Obispos , Presbyteros , y Diaconos , Hispanizado por D. Felix de Alvarado , Ministro de la Iglesia Anglicana.

(a) Consultamos hum exemplar desta edição da Livraria do Ex. mo e R. mo Bispo Titular do Algarve, Inquisidor Geral destes Reinos, outro do Ex. mo, e R. mo Principal Castro, Reformador Reitor da Universidade de Coimbra, e outro da Real Casa de Nossa Senhora

das Necessidades. (b) Fazem memoria della Fabricio, no fim, ou Appendix do Livro Salutaris Lux Evangelii , e João Lucas Niecamp. na Historia da Missão Dinamarqueza tom. II. p. 120. Vimos hum exemplar desta Traducção entre as obras raras, que adquirio D. Francisco Peres Bayer, Arcediago de Valença, e Bibliothecario maior de Sua Magestade Catholica na sua segunda viagem por Portugal. Quanto a obras Ms. só nos conta, que o Psalterio inteiro fôra posto em verso por Luiz Martins de Souza Chinchorro, de que inferimos ser sua obra mais Parafrase, que Traducção.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

que se publicou em Pariz na Officina de Jeronymo de Marnef em o anno de 1563 em 16; não sabemos de seu

Author, nem podemos vêr esta edição (a).

A esta acrescentamos a Traducção de cinco Psalmos, que fez Manoel Fernandes, natural de Evora, e grande discipulo do insigne João Vaseu, a qual foi impressa em Braga por Antonio de Mariz em 1569 em 4.°, e vem junta com o Sermão de S. Simão, e S. Judas, que elle pregára na Sé de Lamego em 1567. A versão pelo commum he chegada á letra do Texto, com grande propriedade, e energia, e o seu estylo tem muito da força, e magestade do Original (b).

Pe-

(a) Della faz memoria o erudito D. José Rodrigues de Castro, na sua Bibliotheca Hespanhola.

(b) Barboza fez menção desta obra na Bibliotheca Lusitana. Temos huma copia Ms. que havemos por liberalidade do Ex. mo. e R. mo Principal Castro Reitor, e Reformador da Universidade de Coimbra.

Na conta de Parafrazes devem entrar as Traducções dos oito Psalmos de Diogo de Paiva de Andrade, que seu mesmo Editor intitula Parafrases, e se achão no fim do terceiro tom, de seus Sermões; as de Fr. Nicoiao Dias no Tratado da Paixão; a de Manoel de Cabedo de Vasconcellos na sua Canção sobre o Psalmo Supra flumina Babylonis; a Declaração brevemente trazida sobre os sete Psalmos Penitenciaes de Fr. Antonio, Eremita da Serra d'Ossa, impressa em Lisboa em 1544, obra muito rara: e a Declaração dos sete Psalmos Penitenciaes com outros da Igreja Catholica, e do Juizo final de João Paptista de Este. Deixamos de fallar com individuação de cada huma destas obras, ou Parafrases, por não serem as que pertencem propriamente ao nosso assumpto; não deixaremos porém de lembrar, que entre nós se trabalhárão outras versões, ou Parafrases, que ficárão Mss. como foi a Exposição em verso dos primeiros cincoenta Psalmos de D. Diogo Monteito, que não obteve licença para se imprimir; e a outra tambem composta em verso dos sete Psalmos Penitenciaes de D. Jorge de Menezes.

Tambem cumpre dizer, que além das Parafrazes Portuguezas, escrevérão os nossos algumas em outras Linguas. De algumas dellas démos já conta em nossas Memorias de Literatura Sagrada, aonde se podem vêr. Merece entre ellas particular lembrança a excellente Parafrase em verso Latino do Padre Luiz da Cruz Lisbone nse, doutissimo Jezuita, e. Professor de Rhetorica, e de Poetica em Coimbra; obra que muito approvárão, e exaltárão Fulvio Cardulo, e Marco An-

tonio Moreto.

Pelo que toca ás Traducções Mss sabemos de nossa Historia, que Bernardo da Fouceca, irmão do douto, e eloquente Bispo Ozorio, e Thesoureiro Mór da Cathedral de Fáro, fizera huma dos Psalmos Penitenciaes, e que outra igual fizera tambem D. Fr. Antonio de Souza Bispo de Vizeo, para uso do Condessa de Monsanto, sua irmã das quaes póde ser que se conservem ainda hoje algumas copias entre os muitos Mss. que jazem desprezados, e obscuros em Livrarias particulares.

Quanto aos Proverbios de Salomão, delles publicou, Nuno Fernandes do Cano huma Traducção em Portuguez que sahio em Lisboa em 1544, que he a unica de que temos noticia, além da de João Ferreira de Almeida da

edição dos Missionarios Dinamarquezes (a)

§. IV.

Dos Profetas Maiores.

HE tempo de fallar da Traducção dos Livros dos Profetas, que se chamão Maiores. Houve delles huma Edição de Trangambar com este titulo:

Os (

<sup>(</sup>a) No tocante aos mais Livros Sapienciaes, ou Dogmaticos não houvemos noticia de Traducção, e edição praticular de algum delles; apenas nos consta, que Manoel de Cabedo de Vasconcellos, varão de muita doutrina, e piedade, párafrazeara em tercetos o Cantico = Benedicite Domino omnia opera Domini Domino, obra que ficou Ms. O Desembargador João de Mello de Souza compoz huma Parafrase Poetica em Latim, que sahio em Leão de França em 1615 á custa de Horacio Cardoni.

Os

QUATRO
PROFETAS MAYORES
CONVEM A SABER:

Esaias, Jeremias, com as Lamentações de Jeremias, Ezechiel, Daniel, etc.

TRANGAMBAR

NA OFFICINA DA REAL MISSÃO DE DINAMARCA ANNO DE 1751.

He hum volume cm 4.° os tres primeiros Profetas forão trasladados em Portuguez por João Ferreira de Almeida, que proseguio na obra até á sua morte; ficárão com tudo por traduzir alguns versos do Profeta Ezechiel, o que supprio Christovão Theodozio Walther, Missionario de Trangambar, que os verteo em Portuguez, como ja dissemos, antes que partisse para a Europa, aonde acabou

seus dias em 1741.

Quanto a Daniel, que João Ferreira não chegou a traduzir, a Walther se deve tambem a versão, que delle vem nesta obra, como já notamos, a qual por certo não desmerece emparelhar com as Traducções de Almeida, pela expressão Litteral do Texto, e ainda pela propriedade da Lingua. Esta obra traz hum Prologo, e põe o argumento de cada Livro, e o Summario de seus Capitulos, e usa do mesmo estylo de apontar os lugares parallelos da Escritura, e substituir em notas aos termos do Texto outros, que mais declarem o seu sentido.

Forão estes Livros revistos, e conferidos com o Texto Original pelos Padres Missionarios de Trangambar; entre os quaes foi principal revisor Nicoláo Dal, varão mui douto, e o mais antigo dos Missionarios, que alli havia, e o que tinha mais larga noticia de nossa Lingua, o qual trabalhou desveladamente na correcção desta obra; morreo

Tom. VII. F

em 1747, estando revendo, e emendando o Capitulo VI. de Jeremias (a). Foi a sua morte huma das causas por que tardou a publicação deste Livro; pois foi necessario, que os Missionarios tomassem tempo folgado para arrematar o trabalho da revisão do Padre Dal, com o mesmo apuramenro, e exacção com que elle o havia começado (b).

S. V.

# Dos Profetas Menores.

AMBEM houve em Trangambar huma Edição dos Profetas Menores, que se publicou com este titulo:

> Os Doze Profetas Menores

CONVEM A SABER
HOSEAS, JONAS, AMOS,
OBADIAS, JONAS, MICHEAS,
NAHUM, HABAGU, SOFONIAS,
HAGGEO, ZACHARIAS, MALACHIAS.

Com toda a diligencia traduzidos na Lingua Portugueza pelos Padres Missionarios de Trangambar

TRANGAMBAR
NA OFFICINA DA REAL MISSÃO DE DINAMARCA.
ANNO DE 1732.

He

(b) Vem no mesmo volume, que acima citamos pertencente a

Vitto José de Mello.

<sup>(</sup>a) O Padre Dal fez-se credor á lembrança dos Portuguezes, não só por este trabalho, mas tambem por outras obras pertencentes á nossa Lingua, ainda pouco conhecidas entre nós; taes forão entre outras pelo dizer aqui de passagem — Primeira parte da Grammatica Portugueza para uso da Escola Portugueza de Trangambar, em Trangambar 1725. 8.º na Officina da Real Missão de Dinamarca: segunda parte da Grammatica Portugueza para uso da mesma Escola 1726 8.º na mesma Officina, de que faz menção Fabricio Lux Salut. Evang. c. 35 p. 616, e 617.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 4

He hum volume em 4.6 impresso á custa de Vau Cloon, Governador General da India Hollandeza. Esta obra foi traducção original dos primeiros Missionarios da Missão de Dinamarca, que residião em Trangambrar. O nosso Portuguez João Ferreira de Almeida, no trabalho que tomou de trasladar todos os Livros do Testamento Velho, não chegou com a sua empreza a traduzir os doze Profetas Menores, porque atalhado da morte deixou sua obra nos ultimos Capitulos do Profeta Ezechiel como já dissemos. Pelo que os primeiros Missionarios, que havião começado a imprimir as suas Traducções Biblicas, querendo supprir esta falta, tomárão a seu cargo trespassar á Lingua Portugneza os doze Profetas Menores, para assim completarem a obra inteira da Traducção do Testamento Velho.

Começa por hum Prologo, e no corpo da obra segue o mesmo estylo de apresentar no principio de cada Livro a exposição de seu assumpto; e em cada Capitulo o Summario da materia que se trata. No fim de Malachias vem a Chronologia dos Profetas. A Traducção he feita sobre o Original Hebraico, e louva-se de mui chegada á Letra, e de o exprimir pelo commum com bastante clareza, e precisão. Quanto á Linguagem não he ella correcta, e apurada, mostrando a cada passo ser obra de homens, que a não tinhão bebido com o primeiro leite, e doutrina.

## ARTIGO III.

Das Traducções, e Edições dos Livros do Testamento Novo.

Pontamos até aqui as Traducções, e Edições dos Livros do Testamento Velho, apontemos agora as do Testamento Novo. E pelo que toca a todos os Livros em geral, no Seculo passado se fez huma versão Portugueza, que he a unica, de que sabemos daquelles Tempos. Foi ella

digna obra-da illustre penna do mesmo Portuguez João Ferreira de Almeida, de quem já tantas vezes temos fallado. Este homem erudito não estreitou seu zelo á só Trasladação do Antigo Testamento; emprehendeo tambem a de todos os Sacrosantos Livros do Testamento Novo, obra em que pôz grande trabalho, e todo o cabedal de seu saber. Daremos aqui della mais larga informação, visto que ninguem até agora no-la tem dado, como cumpria; e a daremos á vista do exame, que fizemos sobre o excellente exemplar da primeira edição, que existe na Real Bibliotheca de Lisboa.

Trabalhou Almeida esta versão sobre o proprio Texto Grego, seguindo-o sempre em todos os lugares, em que discorda da Vulgata, não só na interpretação, mas tambem nos accrescimos, e diminuições, e na mesma transposição de alguns versiculos, já nos mesmos Capitulos, já de huns para outros, como se acha no Texto Grego (a).

Paro a fazer com todo o acerto, e apuramento, consultou as melhores Traducções, que então corrião, como taes, e mui particularmente a nova versão Hollandeza que se havia publicado em 1637, mandada fazer sobre o Texto Original pelo Pseudo-Synodo de Drodeck de 1618, em a qual se havião empregado grandes homens, e tambem a Castelhana de Cypriano de Valera de 1602.

Seguio na sua composiçã as mesmas regras, que havia proposto aquelle Pseudo-Synodo a seus interpretes; por quanto 1.º encostou-se religiosamente ao Texto Original, de que não despregou os olhos; 2.º entendendo que em huma obra tão Sagrada, como esta, devia sacrificar-se a elegancia, e harmonia da locução á fedilidade, e exacção dos pensamentos, assentou em rastrear o Texto palavra por palavra, trasladando os mesmos termos, e expressões

<sup>(</sup>a) Por esta advertencia poder-se ha corrigir o lugar da Bibliotheca Lusitana, aonde se põe esta obra, como traducção da Vulgata, sendo, que o he do Texto Grego, como temos observado muitas vezes na confrontação desta obra, quando cuidavamos em outro tempo de fazer hums Edição Nacional desta Versão.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

45

sões, e seguindo o mesmo genio, e idiotismo da Lingua Original, quanto lho permittia a clareza, e propriedade de nossa Lingua (a) 3.º para supprir algumas ellipses, e completar em alguns lugares o sentido do Texto, tratou de lhe accrescentar as menos palavras que foi possivel, distinguindo-as com a differença dos caracteres Italicos, e demarcando-as com a linha dos parenthesis, para que assim facilmente se extremassem das palavras do puro Texto; (b) 4.º substituio algumas vezes aos termos e frases da sua Traducção synonimos, e expressões marginaes, que mais servissem a declarar, e determinar o sentido do Texto; 5º acrescentou tambem na margem os lugares parallelos da Escritura: 6.º a cada hum dos Capitulos poz a somma das materias, ou artigos que nelles se tratavão.

A sua interpretação he em tudo muy Christãa, e Catholica, salvo se lhe quizermos notar algum resaibo de Calvinismo no Capitulo XVI. de S. Matheus v.º 26 e 28, em que elle verte = Isto he o meu Corpo = Isto he o meu Sangue, = e igualmente no Capitulo XIV. de S. Marcos v.º 22 e 29, no Capitulo XXII. de S. Lucas v°. 17 e 19, e 20, e no Capitulo XI. da primeira Epistola aos Corinthios v.º 24. por quanto ainda que esta maneira de traduzir tenha por si mesma hum sentido Catholico, que alguns de nossos Theologos costumão explicar, todavia na penna de hum Calvinista, qual era João Ferreira de Almeida, e mais sendo tão constantemente empregada em todos aquelles lugares, póde ser suspeita de sentido muito alheio de nossa crença; porque bem sabido he, que Calvino, Zuinglio, Theodoro Beza, e os mais Sacramentarios, tendo que nas palavras da Consa-

gra-

<sup>(</sup>a) Já se havião proposto o mesmo entre os Italianos Nicoláo de Malerni, e entre os Castelhanos Cassiodoro de la Reyna, injustamente taxados por alguns Criticos, no que muito houverão de ser louvados.

<sup>(</sup>b) O mesmo fizerão em suas Traducções M. Godeau Bispo de Vence, os Theologos de Porto Real, M. Huré, M. Le Gros, e M. Messengui.

gração havia tropo, e figura, e que o mesmo era dizer = Este be o men Corpo = que dizer = Este pão, ou isto que vós vedes, be o signal, ou figura do men Corpo; costumavão referir o pronome demonstrativo = Isto, ou este não para o Corpo, mas para o pão, ou para aquillo, que se representa, e vê, querendo assim dizer = Este pão be o men Corpo, isto he, signal representativo do men

Corpo.

Pelo que os Calvinistas traduzem pelo commum o pronome no genero neutro, dizendo = Isto he o meu Corpo = Isto he o meu sangue = assim se vê por trazer alguns exemplos na Biblia de Cassiodoro de la Reyna, Calvinista, que verte = Esto es mi Cuerpo = Esto es mi sangre, e no Livro da Oração commum, e Administração dos Sacramentos conforme o uso da Igreja Anglicana, de que já fallamos, aonde na Oração da Consagração, que vem na Ordem da Administração da Ceia do Senbor, se verte assim no Capitulo XXVI. de S. Matheus v.º 28. Bebei todos disto, porque isto he o meu sangue do Novo Testamento (a) e em D. Felix de Alvarado, Ministro da mesma Igreja Anglicana, na traducção que fez deste Livro, que intitulou: La Liturgia Ingleza aonde se diz tambem da mesma sorte = Tomad comed: esto es mi Cuerpo = Beved vos otros todos desto, porque esto se mi sangre (b).

A sua Linguagem, sobre ser muito propria, e simples qual convinha a tal obra, he mui abastada de termos, e mui rica de expressões, encerrando em si hum bom thesouro do Vocabulario da Lingua Portugueza; quanto porém á Grammatica, algumas frases e maneiras ha, que não tem todos o sabor de nossa Lingua; parte porque Almeida

se

<sup>(</sup>a) Com tudo no v.º 26 se diz = Este he o meu Corpo; acaso por descuido do amanuense, como he de suspeitar.

<sup>(</sup>b) Sendo isto assim, não ousamos dizer absolutamente com o doutissimo Theologo Pereira, que nesta Versão não ha resaibo de Calvinismo.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. se cingio muito estreitamente á trasladação Litteral do Texto Grego, e á Traducção Hollandeza, parte por se haver acostumado á Lingua estranha do paiz em que vivia (a).

(a) Algumas pessoas de não vulgar erudição, e saber, lhe tem notado na dicção algumas palavras, e frases antigas, como são Darse pressa, descender (Cap. XIX. de S. Lucas) Enxergar (Actos dos Apostolos Vt. ) Petencia de Deos, Infamidades, Reveis. Epist. ad Roman. I. (Trahido) Epist. I. ad Cor, XL. (Gloriação) Epist. II: ad Cor. IX. (Louguice, Vergas por varas) ibi. IX. (Arreceo, Bendição, Defeza da

Longura, Esparcida, Anegado, Entonces, Redarguir, e Ensenhoreador. Lingua-Nós não ousamos condemnallo em todas estas palavras, e se gem de algumas ha que já fossem antiquadas no seu tempo, são por certo Almeida ligeiras imperfeições, que não deslustrão o primor e excellencia da obra; pois que ella assás resgata tão pequenos defeitos por huma grande somma de consas boas, com que a realça: quanto mais que alguns destes termos não erão tão antigos, que não estivessem emmuito uso no Seculo XVI.; isto he, no Seculo antecedente ao de Almeida, Seculo dos nossos Classicos, para deixar de lançar mão delles; e outros até se usárão no mesmo Seculo passado, e se usão ainda agora; assim por exemplo: Trahir foi usado entre outros de Ferreira, na Carta III. do Liv. I., e de Castanheda no Liv. III. fol. 196, e do Padre Fr. Luis Brandão no Seculo passado nas suas Meditações Medit CC. LXV. Consid. I. Tom. III. p. 391, e ainda hoje o devemos usar, por não termos outro especifico, que o substitua. Verga acha-se em Barros na sua cartinha p. 32, e ainda agora não temos outro tão energico.

Anegar foi de Francisco de Lucena na vida de S. Francisco Xavier p. 386. de Moraes no Palmeirim de Inglaterra 293, e de Fr. Bernardo da Silva na Defensa da Monarchia Lusitana c. 20, que escreveo no mesmo Seculo XVII. Descender he de Camões nos Lusiadas Canto I. Est. 77, de Fr. Marcos de Lisboa: e de Fr. Amador Arraes nos Dialogos liv. I. III. C. XVII e V, e ainda hoje dizemos Descendimento da Cruz, do Espirito Santo etc. Arreceio não só he de Sá de Miranda nos Estrang. I. 45, mas de Souza Coutinho no Cerco de Dio 2. 6. 42; de Camões no Canto III. Est. IV, de Lucena na vida de S. Francirco Xavier, de Paiva no Serm. II, e de Antonio Galvão no Trat. 23, e de Barros que diz arreceado.

Enwergar he de Heytor Pinto na pag. II. c. X. p. 200, de Arraes nos Dialogos liv. I. C 8., e de Jorge Ferreira na Eufrosina Acto I. 62, de Camões nos Lusiadas Cant. VI. Est. 92; e no Cant. VII. Est. 51., de Francisco de Andrade p. I. da Chron. de D. João III. C. 5. aonde vem mais de tres vezes, sem que tenhamos ainda hoje outro verbo especifico, que possa dizer o mesmo.

Edição I. Fizerão-se desta Traducção cinco Edições, quanto podo Novo démos até agora saber, de que aqui daremos noticia por to. sua ordem.

A primeira sahio com este titulo entre portadas:

Novo Testamento,
Isto He,
Todos os Sacrosantos Livros
E Escritos Evangelicos e Apostolicos

Novo concerto de nosso Fiel Senhor, Salvador, e Redemtor Jesu Christo,

AGORA TRADUZIDOS EM PORTUGUEZ
PELO PADRE

João Ferreira A. de Almeida Ministro Pregador

DO
SANTO EVANGELHO
COM TODAS AS LICENÇAS NESSECARIAS
EM AMSTERDAN
POR VIUVA DE J. V. SOMEREN
ANNO 1681.

No reverso.

Es-

Longura, he de Camões Cant. X. Est. 125, e de Barreiros. Redarguir de Coutinho 57. Revel. das Ordenanções do Reino, no liv. III. t. 79. §. 3., e de Fernão Alvares do Oriente — Mas eu revel ás Leis do Ceo me arredo. Lusit. Transform., e ainda hoje usamos delle. Esparzido de Camões Cant. I. Est. 41, que diz Esparzir ne ctar, de João Franco Barreto na Traducção da Encida C. II, que escreveo no mesmo Seculo passado, sem que ainda agora nos possão apontar outro Vocabulo, que nos reponha a sua propria significação; e os Escritores modernos, mais sabedores de nossa Lingua, não tem tido duvida em usar destes Vocabulos em suas obras. Mas não he este o nosso assumpto, e cumpre hir por diante em outras cousas, esperando que o Leitor nos perdoará de boamente a digressão á conta da defeza bem devida a huma obra de tanto preço.

Este SS. Novo Testamento
He Imprimido por mandado, e
Ordem da Illustre Companhia da India
Oriental

DAS UNIDAS PROVINCIAS, E COM CONHECIMENTO

DA

REVERENDA CLASSE
DA CIDADE DE
AMSTERDAM

Revistos pelos Ministros Pregadores do Santo Evangelho Bartholomeus Heynen Joannes de Vaught.

Vem na segunda folha hum discurso Preliminar em que se trata 1°. da palavra Testamento, e dos dous Pactos da Velha, e Nova Alliança; 2.º das qualidades, e circunstancias caracteristicas do Messias; 3.º da diversidade, e numero dos Livros Sagrados Historicos, e Doutrinaes. Segue-se o Evangelho de S. Matheus, com os mais Livros do Novo Testamento: a cada Capitulo se põe o seu summario; as palavras que o Author accrescentou na Traducção do Texto, para supprir as Ellipses, e completar o sentido do Original, vem demarcadas com a differença de caracteres Italicos, e assim mesmo entre as linhas dos parenthesis. Traz á margem os Synonymos, e expressões substituidas ao Texto da Versão para declarar melhor o sentido do Texto Original.

Tem esta primeira Edição muitos erros e faltas, por que assistio á impressão hum corrector pouco versado na Lingua Portugueza, do que depois se queixou Almeida em huma advertencia, que publicou em Batavia no 1.º de Janeiro de 1683, dando com ella hum indice de mais de mil erros, que cumpria corrigir, e assim mesmo não deu todos os que nella havia. Existe na Real Bibliotheca Publica da Corte hum excellente exemplar desta Edição em Tom. VII.

4°, que, como já dissemos, examinámos para este extracto. Haviamos antes visto, e conferido outro, que liberalmente nos tinha communicado de sua escolhida Bibliotheca o Ex.<sup>mo</sup> e R.<sup>mo</sup> Principal Castro, Reformador Reytor da Universidade de Coimbra, que tambem he em forma de quarto. Há porém nelle circunstancias, e differenças para notar, de que poremos aqui algumas para assentarmos se he huma mesma Edição com a do primeiro Exemplar.

Primeiramente tem no frontespicio a mesma portada, posto que se lhe não ache hoje o mesmo Titulo; por quanto querendo seu antigo possuidor, segundo nos constou, reimprimir esta obra; e receando que lho não consentissem se levasse em frente o nome de seu Author, e o lugar da Edição, cuidou de recatar huma, e outra cousa, occultando-lhe a naturalidade, e filiação; e lhe substituio o

seguinte titulo:

O.
Novo Testamento
Isto he
O

Novo concerto de nosso
FIEL SENHOR, E REDEMPTOR
JESU CHRISTO
TRADUZIDO NA
LINGUA PORTUGUEZA.

Na segunda folha se lhe poz outro rosto, que contém o mesmo titulo, mas sem portadas, e na terceira huma Advertencia ao Leitor, em que se declara, que esta Traducção fora impressa na ausencia de seu Author, e porisso havia nella algumas faltas, e que as principaes se havião emendado depois com a penna, promettendo-se dar o Texto mais correcto na segunda Edição que se havia de fazer. Vem logo hum Indice dos lugares que forão emendados com penna, e esta Advertencia, e o Indice he de letra de mão; posto que muito imite a de fôrma ou impres-

pressa, o que he copia da Advertencia, e do Indice, que Almeida publicou em Batavia no primeiro de Janeiro de 1683, como acima dissemos, que se ajuntou depois a

este exemplar, o que o faz mais estimavel.

No Prologo tem a linha 16 da pagina segunda no primeiro exemplar diversa pontuação do que no segundo; a linha 18 da pagina terceira no primeiro escreve Jesu, e no segundo Jesv: e assim se acha todas as vezes, que alli se encontra este nome; a linha 22, 23, e 24 nos dous exemplares terminão de differente modo. Os Titulos do Evangelo de S. Matheus p. I. não condizem entre si pelo que pertence á collocação das letras humas sobre outras, e destas diversidades ha na pagina segunda algumas onze, e na pagina quarta desesette; mas esta variedade dura tão sómente até à pagina oitava inclusivamente, porque desd'esta por diante conformão os fins das linhas huns com os outros sem excepção alguma; na pagina 7. Linha 9, está escrito em hum Paralytica, em outro Paralytico: da pagina oitava por diante concordão exactamente os dous exemplares nos Titulos, orthografia, pontos, virgulas, chamadas, etc. e até se achão em hum os mesmos erros do outro; por exemplo: na pagina 15 se diz = as rapozas tom covis = em lugar de = tem covis: sequeme, em vez de segueme; e na pagina dezeseis enconces por entonces, etc.

No segundo exemplar quasi todos os ces e cis tem cedilha, mas toda a cedilha, que apparece da pagina nove por diante debaixo de ce, e ci he feita com a penna: das que se encontrão até paginas 8, algumas são de imprensa, tambem as ha no primeiro exemplar, como em nacer, e apareceo da pagina terceira, linha 15, e 35. De tudo isto se póde colligir, que o primeiro caderno, ou as oito primeiras paginas deste segundo exemplar são certamente de Edição differente da do outro; póde ser por ventura que achando-se mutilado, ou maltratado este exemplar no primeiro caderno, se mandassem reimprimir as

oito paginas para o completar, ou reformar (a).

i Pa

<sup>(</sup>a) Fazem memoria desta primeira Edição Filippe Baldeo, na

Edição II.

Passemos a fallar da segunda Edição desta obra. Os Testamen. Hollandezes estabelecidos na Asia, cuidando muito de to propagar a Religião Christãa por seus Dominios, e de segurar sobre esta baze, e fundamento a obediencia, e sujeição dos Povos, havendo feito traduzir as Santas Escrituras uas Linguas vulgares dos Malayos Chingalas, e Malabares para sua maior instrucção, e aproveitamento, julgárão ser mui conveniente, que tambem corressem trasladadas em Portuguez para uso da Igreja Portugueza de Batavia. Para este fim tratárão de fazer na India huma nova Edição do Novo Testamento de Almeida. Sahio ella em Batavia em 1693 em 4.º da Officina de João de Vriez com approvação do Conselho Ecclesiastico; revista e emendada pelos Padres Theodoro Zas, e Jacob Opden Akker.

Seguio-se nella a primeira Edição; mas sem a correcção devida, porque sahio com as mesmas erratas, e faltas, o que ja notou o doutissimo Nicoláo Dal, antigo Missionario de Tranquebar na sua Carta escrita em 1744 a João Maurits Mohr, Ministro da Igreja Portugueza de Batavia, e Membro da Sociedade Hollandeza das Sciencias de Haarlem (a). Nesta Edição fizerão-se mudanças mui notaveis, como foi a de se pôrem quasi todos os verbos no cabo da oração; o que faz o sentido escuro ao Leitor, violenta a frase, e viciosa, e affectada a construcção das palavras, o que foi provavelmente alteração que fizerão na obra os revedores, e correctores (b).

Houve já depois neste Seculo terceira Edição, que sa-Novo Tes- hio da Officina de João Creel em Amsterdam em 1712

tamento em 8.º com o titulo seguinte:

sua Descripção da Ilha de Ceilão p. 421. Fabricio na sua obra Lux salutaris Evangelica c. 35. p. 596, e le Long na Bibliotheca Sacr. Sect II. p. 364. A noticia desta Edição póde accrescentar se na Bibliotheca Lusitana do eruditissimo Barboza.

(a) Consta da Prefação do mesmo Mohr que vem na quarta E-

<sup>(</sup>b) Não podemos vêr esta Edição, e só informamos della por noticia alheia.

Novo

TESTAMENTO,

ISTO HE:

Todos os Sacrosantos Livros Escritos Evangelicos, e Apostolicos do Novo concerto

DE Nosso FIEL SENHOR, SALVADOR, E REDEMPTOR

JESU CHRISTO

Traduzido em Portuguez pelo Padre João Ferreira A. de Almeida Ministro Pregador do Santo Evangelho

COM TODAS AS LICENÇAS NECESSARIAS

EN AMSTERDAM

POR JOÃO CRELLIUZ

1712.

Foi feita esta Edição para uso dos Indios por ordem da mesma Companhia Hollandeza; he porém diminuta, por que não traz o summario dos Capitulos da primeira, e assás imperfeita, porque não houve corrector, que assistisse á impressão, tendo por isso muitas faltas, e eratas: he com tudo mais correcta do que a primeira; por baixo do Texto vem os sinonymos, e expressões substituidas, que a primeira havia posto na margem (a).

<sup>(</sup>a) Falla desta Edição Fabricio na sua obra Lux salutaris Evangelica. c. 35 p. 596, e o Catalogo dos livros da Bibliotheca de Crevenna tom. I. p. 36, e esta he a unica, de que faz memoria Barboza na Bibliotheca Lusitana, da qual vio hum exemplar na Livraria do Cardeal Cunha, Inquisidor geral que foi destes Reinos. Nós temos hum, e vimos outro da Livraria do Ex. mo e R. mo Principal Castro, Reformador Reitor da Universidade de Coimbra. Ha tambem hum na Livraria do Real Seminario de Brancanes em Setubal, que nos mostrou o Apostolico, e sabio Varão Fr. José do Coração de Jesus, nosso suavissimo amigo, que a morte nos roubou com muita mágoa nossa, e dos que bem o conhecião.

Edição A quarta Edição foi a que se trabalhou em Tran-IV. do Novo Tes. gambar, da qual o primeiro tomo tem este titulo:

Primeira parte
Do
Novo Testamento
De Nosso Senhor, e Salvador
Jesu Christo,
QUE CONTEM
OS QUATRÓ EVAGELISTOS
CONVEM A SABER:

S. Matheus, S. Marcos, S. Lucas, S. João Traduzidos em Lingua Portugueza

Pelo Reverendo Padre
João Ferreira A. de Almeida
Ministro Pregador do Santo Evangelho
na Cidade de Batavia

Revistos, e conferidos com o Texto Original Pelos

Padres Missionarios de Trangambar Trangambar Na Officina da Real Missão de Dinamarca Anno de 1760.

He em dous volumes de oitavo grande. Não traz a Prefação das outras edições; mas começa logo pelo Evangelho de S. Matheus, depois do titulo do frontispicio; nem tem os summarios amplos, e miudos, que nellas havia, mas sim outros muito apanhados, e succintos. Quanto aos accrescentamentos, ou addições do Traductor no Supplemento de algumas Ellypses, e complemento do sentido do Texto em alguns lugares, ella as nota com a differença de caracteres, mas não parenthesis, como vem na primeira. Tivemos para conferir o primeiro tomo desta Edição em que vem os quatro Evangelhos; o outro deverá conter o restante do Novo Testamento, mas não o temos

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 55 encontrado em parte alguma. A despeza desta Edição foi feita pela Collecta, que a Sociedade de Propagação da Fé da Cidade de Londres havia feito em beneficio da Missão de Dinamarca (a).

A quinta, e ultima Edição, de que nos sabemos, foi Edição V. a outra de Batavia, que appareceo em 1773 com este Testamen-

titulo:

O Novo TESTAMENTO, ISTO HE:

Todos os Sacrosantos Livros Escritos Evangelicos, e Apostolicos do Novo concerto De Nosso Fiel Senhor e Redemptor

JESU CHRISTO:

Traduzidos em Portuguez pelo Reverendo Padre João Ferreira A. de Almeida

Ministro Pregador do Santo Evangelho nesta Cidade em Batavia

POR EGBERT HUMEN IMPRESSOR DA
ILLUSTRE COMPANHIA
ANNO DE 1773

I. VOL. EM 8.º

Pedro Alberto Vander Parra, Governador de Batavia, ou India Belgica Oriental foi o que mandou fazer esta Edição, e a encarregou a João Maurits Mohr, e a outro seu Collega, Ministros na Igreja Portugueza de Batavia; gastou esta Edição em se concluir o espaço de nove annos

<sup>(</sup>a) Vimos, e conferimos o primeiro tomo desta Edição, da Livraria do Ex.mo, e R.mo D. Alexandre, Bispo de Macáo: foi ella desconhecida dos que fizerão a quinta Edição, de que logo havemos de fallar, como se vê da sua Prefação, em que só se faz memoria das tres Edições antecedentes.

por molestia, que sobreveio a João Maurits, e tambem por falta de impressores, porque havião fallecido huns, e adoecido outros. Vem no principio hum Prologo ao Leitor em Portuguez datada em 21 de Dezembro de 1773, e depois a paginas sete o mesmo em Hollandez, no qual falla o Editor dos motivos, que houve para se fazer esta nova Edição, quaes forão occorrer á falta que havia na India Oriental de exemplares desta obra para se distribuir de graça entre os membros da numerosa Igreja Portugueza, e tambem para a emendar, e corrigir dos muitos erros, e faltas com que havia apparecido nas edições antecedentes, por quanto nellas se achavão muitas erratas de letras, de pontuação, e de accentos, muitas faltas nos verbos, nomes, particulas, e frases, e muita mistura de Belgismos, ou modos de fallar da Lingua Hollandeza, e pouca uniformidade, e constancia no estylo, e construcção, particularmente nos lugares parallelos.

Para se fazer pois huma Edição izenta destes defeitos, e mais apurada do que as antecedentes, cuidou-se de confrontar a traducção dos Livros Sagrados, com o seu Texto Original; consultou-se a Versão Hollandeza de 1618, e 1619; a Alema de Luthero, e a Castelhana de Cyprianno de Valera de 1602, por se entender, que erão as me-

lhores que então havia.

Procurou-se guardar a uniformidade de estylo, e o caracter da construcção Portugueza, e restituir os Verbos á sua ordem natural; emendárão-se as palavras; particulas, letras, pontos, e accentos, que ou faltavão por omissão, ou erão mal postos e superfluos, e incorporárão-se no Texto algumas dições marginaes, que parecêrão mais expressivas, e terminantes, que as antigas textuaes com o que veio a ficar o Texto desta Édição com muita differença do das outras anteriores.

Não traz summarios dos Capitulos, nem lições marginaes; e as addições das palavras ao Texto não vem entre parenthesis, como na primeira Edição, mas distinguemse tão sómente pelo caracter Italico, como se fez na terceira. O caracter he o mesmo que o da Edição do Velho Testamento de 1748; mas já cansado, e gasto do longo uso, do qual os compositores se servirão por não terem, como elles dizem, nova letra em suas Officinas (a).

Esta mandou-se fazer para servir aos Indios, e della offereceo a Sociedade de Londres aos Missionarios Dinamarquezes da Companhia das Indios em 1711. 250 exem-

plares (b).

He bem de lamentar, que tendo havido entre os estranhos cinco Edições da Traducção do Testamento Novo de Almeida (á fóra as dos Livros do Velho Testamento) não tenhamos nós huma, que nos seja propria, e Nacional. Por certo que esta obra o não desmerecia, não só poser producção de hum Escritor Portuguez, mas por ser huma excellente versão, e já Livro de muita raridade. Accrescentamos ainda, que não havendo entre nós nenhuma outra do Texto Grego, a de Almeida serviria de muito, ou para se vêr por ella o em que concordão, e o em que differem os dous Textos authenticos, ou para se entenderem mais claramente os lugares escuros da Vulgata, ou para se apanhar melhor o genuino sentido do Texto Original, aonde elle se não acha expressado na Traducção Latina com toda a sua força, e propriedade.

A differença de Religião para que Almeida apostatou, não deve servir de obstaculo; cumpre distinguir o homem, e os seus erros, e separar o bem que fez, do mal que obrou. Destes temos a sua apostasia, que o fez criminoso; amemos porém as suas obras no que ellas são uteis, e dignas de estimação; e pois elle com esta fez grandes serviços á Christandade, não há, porque não possamos usar della, ainda que seja de hum homem de diversa Comunhão, maiormente sendo corrigida, ou annotada na traducção dos versos vinte e seis e vinte e oito do Catom. VII.

(b) Niecamp. Tom. II. p. 59.

<sup>(</sup>a) Tivemos hum exemplar desta Edição, que nos communicou Francisco José Maria de Brito, Secretario da Enviatura desta Corte na da Haya.

pitulo XXV. de S. Matheus, e dos mais que lhe são parallelos. Os antigos Padres não deixárão de se aproveitar das trez Versões Gregas do Testamento Velho do Judeo Aquila, de Symmacho, e de Theodocião, sem embargo de haverem sido todos trez apostatas da Religião Christãa, e da quinta, e sexta que os Judeos havião feito, e forão postas nos Hexaplas, ou Livros das seis columnas de Origenes (a).

Não deve esquecer aqui a Traducção Portugueza de parte dos Evangelhos, que se publicou juntamente com o Psalterio em Oxford em 1695, para uso da Igreja An-

glicana, de que já fallamos.

Não fazemos menção de outras obras, em que se achão traducções de algumas partes da Escritura Sagrada, porque ou são muito Parafrasticas, ou estão dispersas, e entrecortadas em refleções de por meio, que por isso não pertencem propriamente ao nosso assumpto. Não podemos porém deixar de lembrar, que entre todas ellas tem o primeiro assento a do Padre Luiz Brandão Lisbonense, Jezuita, e Doutor em Santa Theologia, que nas suas Meditações sobre a Historia do Sagrado Evangelho para todos os dias do anno, impressas em Lisboa em 1679, nos apresentou huma excellente versão dos Evangelhos, obra que houvera de andar nas maos de todos, que por certo se fôra Traducção seguida, não teriamos mais que desejar nesta materia (b).

E isto he o que podemos saber das Traducções, e Edições menos vulgares dos Livros das Santas Escrituras em Portuguez, que sahírão entre nós, e entre os estranhos, que he o de que só nos propozemos fallar nesta Memoria (c).

<sup>(</sup>a) Pretendeo-se em tempos passados fazer huma edição destas obras, e se negou licença na Meza da Commissão, em odio de seu Author Calvinista.

O Ex. mo e R. mo Principal Castro, Reformador Reitor da Universidade de Coimbra, fez extrahír desta obra, e unio em hum só Corpo seguido a parte dos Evangelhos, que nella se acha trasladada, que nos communivou com muita liberalidade, e grandeza.

(c) Deixamos de fazer memoria das Traducções que se publi-

# DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

59

cárão em nossos dias, porque são assás conhecidas, e correm pelas mãos de todos com grande credito de seus Authores, e muita edificação dos Fieis, o que se deve dizer mui particularmente da que sahio da penna do illustre Theologo Pereira, para quem serão sempre diminutos todos os elogios, que se derem a seus escritos, como foi grande a perda, que teve este Reino em sua morte, e grandes as saudades que nos deixou.

## MEMORIA IV.

Para a Historia da Legislação, e Costumes de Portugal.

POR ANTONIO CAETANO DO AMARAL.

Sobre o estado do Terreno, que hoje occupa Portugal, desde a invasão dos Arabes até á Fundação da Monarchia Portugueza.

Lusitania da invasão dos Arabes.

Eixámos no fim da Epoca antecedente da nossa Historia, e do Seculo VII. a Lusitania verdadeiramente Estado da Goda, regida pelas Leis do Codigo Visigotico, amolao tempo dada ao caracter, que lhe resultára da mistura de Barbaros do Norte com Habitadores de huma Colonia Romana; com a escassa cultura de Sciencias, e Artes, que permittia o tempo, e a sua propria situação; perdido o esforço, e disciplina militar com o diuturno ocio; e ameaçada de alguma maior desgraça pelos vicios dos seus ultimos Reis. (1). Che-

> (1) Assás energicamente descreye estes males o Chronicon do Silense, n. 14, debaixo do titulo = Wittisa flacitia et Roderici = na maneira seguinte : Igitur tempore Wittisa Gothorum Regis ... ex beno, et aquo multa nefanda, et horribilia Iagitia in Hispaniis sunt rursus multiplicata. Cum enim idem Wittisa militaribus armis , aliis que bonis artibus , quibus Regnum libere paratur, malè abuteretur, et ad inertiam, et voluptates carnis, soluto impudicitia frano pessundatus esset, simul omnis gens Gothorum laco imperio animum ad lasciviam, et superbiam flectere capit. Namque postposita omni religione Divina, spretis animarum medicamentis, alienas prosperas res invadendi, rapiendi, domi que trahendi, velut tabes, exercitus Gothorum livido (fort. libido) invasit: sed et Episcopi, cateri que Dei cultores aspernabantur. Sacrosanta Ecclesia clausis foribus pro nihil habebantur. Synodalia Concilia dissolvuntur. Sancti Canones sigillantur. Postremò quidquid pudicum, quidquid sobrium, quidquid honestum videtur, ea tempestate ludibrio ducebatur. Et quod lacrymabile relatu videtur, ne adver-

> sus eum pro tanto scelere Sancta Ecclesia insurgeret, Episcopis, Presby-

## DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

Chegou esta com effeito. A poucos annos andados do 10. 11. Seculo VIII. (2), entra da parte do meio-dia huma como dos Ara. torrente assoladora de Mouros, que em hum instante co-bes; e difbre este terreno, e asfoga o governo, e costumes do Povo de se saber Lusitano-Gothico (3); e impedindo ao mesmo tempo a Lit-a sua histo-

ria. Quaes sejão as fontes puras desta.

teris, Diaconibus, atque omnibus Sacri altaris ministris carnales uxores lascivus Rex habere pracepit : quippe Gothorum Regis post ubi magis in conviviis, libidinibusque exercendis, quam in laboribus, studiis que ab his malis purgandi Regnum animus incendit, prater ocium ei cetera fastidium erant . . . Post mortem Wittisa Regis Rodericus . . . in reguum successerat. Vir belliger, et durus, et ad omne negotium exercendum satis expeditus; sed vita, et moribus Wittisa non dissimilis, etc.

(2) Como he estranho deste Escripto entrar em discussões Chronologicas, especialmente nas de tão pouco momento, como a do anno preciso da entrada dos Mouros, e da batalha, que decidio da sorte da Hespanha; não montando toda a diversidade de opiniões em mais de hum até dois annos : basta, quanto ao anno da invasão, apontar aqui hum monumento tão antigo, como he a Escriptura de D. Affonso Casto, da er. 850. (an. 812.) em que dota a Igreja de S. Salvador de Oviedo (e que se póde vêr no tom. 37. da Espan. Sagr. Append. 7. ) na qual se diz: In era DCCXXXXVIIII. (an. 711.) simul cum Rege Roderico regni amisit gloria, etc. Este mesmo anno assigna o Pacense n. 36. Alguns Authores Arabes assignão comtudo ao desembarque dos Mouros o anno 91 da Egira, que vem a ser hum anno antes daquella data. A batalha huns a põe no anno 713; outros no anno 714. Veja-se Argote Mem. de Brag. tom. III. p. 222 - 271.

(3) Pode ver-se a descripção deste estrago, causado pela invasão dos Mouros, nos nossos antigos Chronicões, especialmente no de Isidoro Pacense coevo ao facto, n. 36 - 42: do qual aqui transcreveremos alguma cousa. N. 36: Muza et ipse ut miserrimam adiens gentem . . . jam olim male direptam, et omnino impie adgressam perditans penetrat... Civitates decoras igne concremando pracipitat: seniores, et potentes sa-culi cruci adjudicat: juvenes atque lactentes pugionibus trucidat: sicque dum tali terrore cunctos stimulat, pacem nonnulla civitates, qua residua erant, jam coacta proclamitant, atque suadendo, et irridendo astu quodant fallit: nec mora; petita condonant: sed ubi impetrata pace territi metu recalcitrant, ad montana tempti iterum effugientes, fame et diversa morte periclitantur: atque in eadem infelici Hispania Corduba in sede dudum Patritia, qua semper extitit pra cateris adjacentibus civitatibus opulentissima, et Regno Visigothorum primitivas inferebat delicias, Regnum efferum collocant. E depois de fazer huma declamação á vista desta calamidade, em todo o n. 37, continúa no n. 38: Muza... lectis Hispania senieribus, qui evaserant gladium, cum auro, argentove trapezitarum studio comprobato, vel insignium ornamentorum, atque pretiosorum lapidum, margaritarum, et unionum (quo ardere solet ambitio matronarum) congerie, simulque Hispania cunctis spoliis ... adunatis, Ulit Regis repatriando sese prasentat obtutibus, etc. Assim tambem o Silense diz logo no principio do seu Chronicon: Inundata Barbarorum fortitudine, studium cum doctrina funditus evanuit. E depois de referir as primeiras hostilidades dos

teratura, tolhe os meios de se transmittir á posteridade o que passa, nos primeiros tempos, dentro do terreno conquistado. De Escriptores Hespanhões coevos á invasão apenas nos resta hum abreviado Chronicon devido a A. Lusitano (4); e se mette o intervallo de mais de hum seculo até que appareção outros Escriptores (5). Mas neste in-

Mouros, e destruição das tropas do Rei Ruderico, continúa: Post hac Mauri, viribus nullis obstantibus, totam Hispaniam ferro, flamma, et fame attritam suo dominio mancipaverunt... Qui nimirum quantas cades, quantasve horrifero ense Christianorum strages fecerint, depopulata Provincia, subversa civitatum mænia, destructa Ecclesia, in loco quarum Mahametia, pormer calitur, obundo et super testimonium perhibent.

Mahometis nomen colitur, abunde et super testimonium perhibent.

(4) O Chronicon de Isidoro (chamado o Pacense, por ser Bispo de Beja) que he como continuação do de Santo Isidoro de Sevilha, he hum monumento precioso; por ser o unico Historiador Catholico da Hespanha, contemporaneo da entrada dos Arabes, e testemunha dos primeiros 40 annos do governo destes; pois acaba a sua Historia no anno 754; quando tambem acabão os Governadores ephemeros dependentes dos Califas de Damasco; que he o tempo mais obscuro da Historia de Hespanha. Podem vêr-se juntas á edição notavelmente emendada deste Chronicon as Observações de Flores, no tom. VIII. da Espan. Sagr. p. 269.

e seguintes. (5) Os primeiros Authores Christãos, que apparecem no Seculo IX., não escrevêrão Chronicas; mas escrevendo no centro do Imperio dos Arabes, nos dão a conhecer, além de muitos factos, alguma cousa dos costumes e leis. O mais antigo he o Abbade Speraindeo, que morreo muito velho pelos annos de 856: do qual comtudo, ainda que se sabe escrevêra contra as superstições de Mafoma (S. Eulog. Lib. 1. n. 4.); e sobre o martyrio dos Santos Hispalenses Adulpho, e João martyrisados no anno 824. ( Id. Lib. 2. Cap. 18.); e huma Obra dogmatica, á instancia de Alvaro de Cordova, contra certos artigos hereticos, que infestavão a Igreja ( Alvar. Epist. 7. ); so nos resta huma Carta escrita ao mesmo Alvaro, com a qual o Veneravel Abbade acompanhou a remessa daquella requerida Obra. Deste Santo Abbade sorão Discipulos Santo Eulogio, e Alvaro, dos quaes temos varios Escriptos. De Santo Eulogio pode vêr-se a Vida escripta extensamente no tom. X. da Espan. Sagr. Aqui, considerando-o como Escriptor, só tocaremos, em que elle, por motivo de disputa que se excitou á cerca da legitimidade do martyrio dos Santos martyrizados em Cordova no seu tempo, escreveo a Obra intitulada Memoriale Sanctorum, dividida em tres livros, a qual acabou pelos anno 856. já no carcere, onde escreveo a outra, que tem por titulo: Documentum martyriale, e he huma instrucção para animar ao martyrio as Santas Flora, e Maria; e ultimamente o Apologeticus Martyrum, para defeza dos Santos Rodrigo e Salomão. Temos também delle 5. Cartas. E Alvaro, Escriptor da sua vida, e coevo (de quem logo fallaremos.) diz, que o Santo escrevêra alguns Poêmas, ou Hymnos na prisão, donde sahio para o martyrio em 859. Achão-se as referidas Obras no 4. Tom. da Hispania illustrata: Francosurti 1608. de p. 213, até 343. com notas de Ambrosio de Morales : e tambem na Bibliotheca maxima Patrum ; Lug-

# DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 63 intervallo alguns monumentos nos dão já os Archivos de As-

dun. tom. XV. Veja-se Espan. Sagr. tom. X. p. 461, e 462. = Alvaro de Cordova, aliás Paulo Alvaro (do qual diz Santo Eulogio lib. 2. Cap. 10: Serenissimi Praceptoris nostri Alvari toto in Scripturarum scientia occiduo laudati etc; e depois: Idem Doctor egregius, et temporis nostri fons sapientia profluus; e que frequentava a casa do mesmo Santo para se exercitar na lição das Sagradas Escripturas; e a quem Santo Aurelio foi consultar sobre o gravissimo ponto de se offerecer ao martyrio) comecon a escrever contra o Judeo Eleazaro em o anno 840: escreveo hum Opusculo intitulado Confessio, bem digno de se lêr para edificação: outro, que tem por titulo: Indiculus luminosus, pelos annos de 854. em defeza dos Martyres. Temos tambem delle 14. Cartas escriptas a diversos; algumas Poesias; e a Vida de Santo Eulogio : as quaes Obras se achão no tom. XI. da Espan. Sagr. Morreu este celebre homem (segundo o calculo de Flores no cit. tom. p. 30, e 31.) no anno 861 = O Abbade Sansam, que naceo em Cordova pelos annos de 858., e foi dado por Abbade ao Mosteiro Penamelariense; e que no de 862, por conta das calumnias de Hostigesis, entregou a sua Confisão de fé aos Bispos congregados em Cordova para Concilio, onde sem embargo della foi deposto, e excommungado, mas pouco depois restituido, e eleito Reitor da Igreja de S. Zoylo de Cordova, cujo povo o pedia; e que em 86; foi encarregado de traduzir de Arabico em Latim as Cartas, que Mahomat escrevia para França; e que em 864. se achava, por escapar à perseguição de seus inimigos, refugiado em Tucci, ahi escreveo o seu Apologetico contra a heresia de Hostigesis, dividido em tres lívros, dos quaes só restão dois, que se podem ver no tom. XI. da Espan. Sagr. ; assim como tres Epitafios; que he tudo quanto se tem por genuina obra sua : morreu em 21 de Agosto de 890 = Leovigildo, filho de Ansefredo, de raça dos Godos, foi Presbytero dedicado ao serviço da Igreja de S. Cypriano de Cordova; e escreveo a rogo dos Ecclesiasticos da mesma Igreja hum Opusculo. = De habitu Clericorum, para instruir estes nas significações do habito, e vestes clericaes, que dividio em 10 Capp. cujo Proemio publicou Flo-res no fim do referido tom. Xl. Impugnou tambem a heressa de Hostigesis, sendo a ultima memoria, que delle ha, do anno 864. Alvaro o elogia nos seguintes dois versos:

Qui Getica luce fulget, vel copia fandi, Germina vel Lingua claret per tempora sacli.

A estes Escriptores são pouco posteriores os Authores dos Chronicões Albeldense, e de D. Sebastião. O Chronicon Albeldense (chamado também por alguns Emilianense, e por outros de Dulcidio; e que se póde vêr no tom. XIII. da Espan. Sagr. Append. VI. p. 417 — 466.) foi escrito na maior parte, segundo mostra Flores no l. c., pelo tempo, em que acaba, isto he no anno 883, correndo o anno 18. do reinado de D. Affonso III. ou o Magno: tem porém huma continuação feita por Author, posterior ao primeiro quasi hum seculo, e que a leva até o anno 976; se bem que esta continuação se reduz aos nomes dos Reis successores de D. Affonso III., com os de alguns Reis de Navarra A Chronica do Bispo D. Sebastião, que alguns attribuem ao Rei D. Affonso Magno, he synchrona da Albeldense, terminando 18 annos atraz desta, pois que começa na era

Asturias, Leão, e Galliza (6). Dos Authores Arabes não temos Historia coeva; não se podendo ter por tal o adulterado Rasis (7): e nos modernos, que existem (8), e que só fallao em feitos de guerra, nada se acha dos males, que os Mouros causavão aos Christãos, nem dos costumes, e Legislação destes. Pelo mesmo tempo, em que apparecem Escriptores na Hespanha, he que tambem co-

710 (anno 672.) e acaba no fim do reinado de D. Ordonho I., isto he, na era 904. (anno 866.) Foi escripta nas Asturias, como se percebe de alguns lugares della ; e por tanto he de grande authoridade nos factos coevos. Veja-se assim a mesma Chronica, como o que Flores nota à cerca do Author della, e das edições, no tom XIII. da Espan. Sagr. Append. VII. p. 466 e seguintes. = O Chronicon de Sampiro Bispo de Astorga (que vivia nos principios do Seculo XI., continúa o de D. Sebastião, por mais 116 annos, isto he, desde 866, em que este finda, até 982 ultimo do reinado de D. Ramiro III.; e o temos tambem incorporado no do Silense sem as addições, e interpolações do Bispo D. Pelayo. Veja-se á cerca do Author, era, e edições do Chronicon de Sampiro, Flores tom. XIV. p. 432, e seguintes, onde deo nova edição do mesmo Chronicon = O Silense he chamado assim em razão de ser escripto por hum Monge do Mosteiro de S. Domingos de Silos (como elle mesmo declara); o qual parece ter vivido pelos principios do Seculo XII. pois denota ser contemporaneo do reinado de D. Affonso VI., que he o seu principal assumpto. Não ha porém prova certa da sua idade. Vejase Espan. Sagr. tom. XVII. p. 256 e seguintes. Estes são os Authores, de que nos servimos nesta Memoria, rejeitando já o Chronicon de D. Pelayo de Oviedo (sobreo qual se póde vêr o que nota Flores tom. IV. Trat. III. Cap. V. S. 4 e tom. XIV. p 472 e seguintes) por ser geralmente tão desacreditado, que mereceu o sobrenome de fabuloso. Foi este D. Pelayo eleito Bispo em 1098., e viveo ainda até o meio do Seculo seguinte. Começou a sua Chronica donde acaba a de Sampiro, isto he, no anno 982; principiando pelo reinado de D. Bermudo II. e a leva até à morte de D. Affonso VI. em 1109. = Tambem nos não servimos das Historias de D. Rodrigo de Toledo ; e de D. Lucas de Tuy , por serem mais modernas, e não terem bebido nas fontes puras.

(6) Nos Appendices dos diversos tomos da Espanha Sagrada, que tratão das Provincias de Galliza, Lusitania, Asturias, Leão etc., se achão muitos destes preciosos monumentos, que serão allegados pelo dis-

curso desta Memoria, segundo o pedir a materia. (7) A cerca da Historia traduzida de Rasis póde ver-se o que dizem Argote Mem. de Brag. tom. III. p. 123-136 = Flores Espan. Sagr. tom. IV. p. 119 e seguintes; e ultimamente Casiri tom. II. p. 329-332.

(8) D'entre os Authores Arabes, servimo-nos dos Extractos que Casiri na Bibliotheca Arabico-Hespana faz da Historia intitulada Vestis serica de Abu Baker Alcodad Ebn Alhabar, natural de Valença, que morreo no anno 1259. (Ib. God. 1649. p. 30 e seguintes do tom. II.) ; de huma Historia Anonyma, que se contém no Cod. 1772 (Ib. p. 117 e seguintes): mas principalmente nos aproveitámos do Extracto, que para nosso uso quiz fazer o R. P. M. Fr. João de Souza Interprete de S. Alteza R. para a Lingua A- DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 65

meção a se descubrir nos Archivos das nossas Provincias algumas Escripturas (9). Estes monumentos nos abrem, e alumião o caminho por entre esse tenebroso cahos, e nos descobrem muitas verdades, que entrem no lugar das conjecturas, com que os Historiadores modernos, mas anteriores a estas descubertas, enchião os seus Annaes.

Lancemos pois os olhos por este vasto Paiz. Não ve- 6. III. mos por alguns annos senão tropas de Mouros destruindo Idea do esterras, e avassalando póvos; e destes huns gemendo de-Hespanha baixo do jugo, outros fugindo, e acolhendo-se ás asperezas em consedas Asturias, e Galliza: mas eis que de repente vêmos da invasão dalli surgir esses bravos Godos como féras acoçadas, que dos Arabes. ao passo que procurão sacudir o pezado jugo Sarraceno, cuidão em conservar os proprios costumes, e Religião.

Dois objectos bem differentes se nos offerecem então a hum tempo, que não devemos já perder de vista, se queremos conhecer o estado Civil deste terreno na presente Epoca, e como os materiaes, de que se veio a formar o soberbo edificio da Monarchia Portugueza. De huma parte; qual seja a sorte dos que vivem como captivos nas terras occupadas dos Mouros; que porção conservão de liberdade Civil e Religiosa; que mutuo influxo ha de costumes e maneiras entre os vencedores, e os vencidos. De outra parte; como guardão tenazmente as Leis, e costumes Visigoticos, e que inflexões e mudanças lhes vão dando os que se fizerão fortes nas Provincias Septemtrionaes; como vão plantando esses costumes, e essa Legis-Tom. VII.

rabe, e Socio da Real Academia das Sciencias, da Historia intitulada Nafhi Ettib, isto he ; cheiro suave, ou aromatico, escrita por Abus Abbas Ahmed Almocri Almograbi Almalequi, o qual residio alguns annos em Granada até esta ser entregue aos Christãos, onde teve muita communicação com Leçan Edin Visir dos Reis de Granada, e Chronista da quelle Reino, do qual alcançou as mais veridicas noticias, e se servio do que referem os mais acreditados Escriptores antigos, como são Ben Haian, Ben Haldûn, Ben Basqual, Rasis, e outros, para formar a dita sua Historia, que publicou no anno 1037 da Hegira, de Christo 1628.

(9) A Escriptura mais antiga, que se tem achado nos Cartorios do nosso Reino, he do anno 870, e mui poucas até o fim do Seculo IX. co-

mo mais exactamente exporemos na nota 114.

lação nas Povoações, que vão recobrando, e multiplicando,

á medida, que expulsão os intrusos Africanos.

o. IV.

Comecemos pelo quadro, que primeiro se nos apre-I. Parte da senta. Logo observamos, que não succede com estes novos Memoria. Senta. Logo observamos, que não succede com estes novos estas formas da Enoca Estado da Conquistadores o mesmo que succedêra com os da Epoca Nação nas antecedente, Os Godos destruírão inteiramente aos Romaque domi- nos, que aqui achárão; por meio das allianças conjugaes, uão os e da Legislação commua, se foi em breve compondo hum novo Povo; passado algum tempo depois da invasão não se vião aqui já os polidos Romanos; não se vião os Barbaros Septemtrionaes; estão como fundidos em huma só gente. Não foi assim no novo Imperio Sarraceno; he bem como huma torrente arrebatada, que entrando em rio mais placido sempre deixa distinguir as suas aguas daquellas, que córta, e atravessa. Distinguem-se sempre as duas Gentes, differentes em costumes, em Leis, em Religião. A mutua aversão, que esta differença produz, a mantem: os Mouros, que percebem a impossibilidade de arabizar os Christãos, de cujo prestimo, e serviço necessitão, por boa politica lhes não tolhem de todo o uso das proprias Leis Religiosas, e Civís. Comtudo a habitação, e trato de Hospedes senhorís de mais de trez seculos como poderia deixar de nos hir insensivelmente pegando alguma cousa dos seus costumes, e maneiras? Testemunhas actuaes disto são muitos vestigios Arabicos, que ainda hoje nos restão, ou seja na linguagem, ou em nomes de sitios e povoações, ou em diversos usos (10). A mesma Litteratura Arabe, que depois de estabelecidos aqui os Mouros começou a florecer em Cordova, e a convidar a ella os curiosos de todas as Provincias, como não influiria nas idéas, e opiniões destes? Mas por isso mesmo que Cordova he o centro das Letras, como o era do Imperio; he seu territorio quasi o unico alumiado pelos monumentos daquella idade, ficando ás escuras as Provincias meridionaes do nosso Reino,

<sup>( 10 )</sup> Em 1789, se imprimio por ordem da Real Academia das Sciencias a Obra de seu Socio Fr. João de Souza ( de quem já fizemos grata men-

DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

a que se estendia o jugo Sarraceno. Será por tanto mais succinta, nesta primeira Parte a nossa Memoria, cujo objecto principal he o Terreno Portuguez; ao qual só convém o que dissermos do Cordovez, pela certeza de que era commum o estado civil, onde o era a dominação.

Apparece logo nos principios da Conquista hum so-contralemne (11) Contracto, ou Capitulação entre o Conquistador, capitulae os Povos subjugados. Por esta se conserva aos Vassallos cão entre do Godo, com quem foi tratada, a tranquilla posse das Abdelasix suas Terras, e fazendas; as suas Igrejas, e o livre exer- e o Godo Treodemiro.

ção na nota 8.) intitulada = Vestígios da Lingua Arabica em Portugal, ou Lexicon Etymologico das palavras, e nomes Portuguezes, que tem origem Arabica. Quanto aos usos de Origem Arabe; he para notar 1.º Que os Arabes quando fallão de algum Soberano, ou ainda de qualquer parente, ou amigo falecido, costumão acrescentar = N. que Deos levou para si = que Deos tem na sua companhia = a quem Deos foi misericordioso, e fez morador no Horto das delicias etc. 2.º Que já o A. da Synopsis Chronologica, tom. I. p. 55 nota (a), mostrou ser deduzida dos costumes Arabes a liberdade de disporem os testadores da terça de todos os seus bens, tomando-a para a sua alma, para a destribuir em obras pias. Veja-se tambem nas Observações para a Diplomatica Poitugueza, Part. I. a Observ. 7. = 3.º Que o uso de se sentar no chão, que ainda hoje se conserva nas mulheres, he entre os Arabes transcendente a ambos os sexos, tendo para isso na casa, em que recebem as vezitas, encostadas ás paredes grandes almofadas cubertas de capas ricas, á proporção da nobreza, ou riqueza dos donos : e ainda em algumas casas de Cavalheiros das nossas Provincias do Norte se conservão, em memoria de antiguidade, e em morgado, grandes almofadas com capas de seda, ou de tisso, que por ventura he hum vestigio do dito uso arabe. 4.º Que o escrupulo de não deixar cahir no chao, ou de levantar delle as migalhas de pão, parece sem duvida herdado dos Arabes, os quaes ainda hoje em vendo no chão qualquer migalha de pão, ou grão de trigo, o levantão, e o beijão.

(11) Este contracto foi feito por hum grande Senhor Godo, por nome Teudemiro, depois de Abdelasiz ter levado as suas conquistas a Granada, Malaga, e Tedemira, onde se diz, que tinha senhorio o dito Teudemiro. O contracto foi feito a 4 do mez Rageb da Hegira 94, que corresponde a Maio de 743 da nossa era vulgar; e que traduzido immediatamente do Original pelo sabio Fr. João de Souza, he do theor seguinte:

#### « Em nome de Deos clemente, e misericordioso

<sup>«</sup> Por este Tratado concedemos a paz a Teudemiro, e toda a segu-« rança, para que possa conservar, e viver tranquillo na posse do se-« nhorio das suas terras, as quaes lhe não serão tiradas; e a mesma se-« gurança terão todos os Christãos seus vassallos, os quaes terão o livre « exercicio da sua Religião. Suas Igrejas não lhes serão tiradas, demoli-« das, nem queimadas. Suas mulheres, e fiilhas não lhes serão tiradas,

cicio da Religião; e a segurança de suas mulheres, e filhas; á custa da entrega de sete Villas, e de certo tributo annual.

Não nos figuremos comtudo os Christãos gozando destes direitos inviolavelmente em todo o tempo do captiveiro. Além de que aquelle contracto se limitava aos dominios do Godo Teudemiro; do mesmo Abdelasiz, que o fez, constão algumas violencias (12); assim como de seus Successores, de cuja indole, e capricho ficava dependente a sorte dos miseros captivos, tanto mais incerta, quanta foi a variedade destes primeiros Governadores, de tão pouca duração, que no espaço dos primeiros 40 annos do senhorio Arabe, se contão 20 pelo menos (13); nomeados pelos Vice-Reis d'Africa, até que fosse pelo Califa de Damasco eleito o proprietario; e quasi todos erão depostos ou mortos pelos que lhes succedião.

Do tempo destes nada nos dão os monumentos coe-Tributos, vos, á cerca do estado civil dos Christãos, mais que o gepõem aos merem debaixo da oppressão de tributos mais ou menos ri-

Christãos.

« nem violadas; nem seus bens tomados, ou violados. E Teudemiro será « obrigado a entregar a Abdelasiz sete Villas, a saber, Oriola, Valentilha, a Alicante, Mula, Bacara, Olta, e Lorca. Alem disto dará Teudemiro « por si, e por cada hum de sua familia annualmente hum dinheiro de « ouro, quatro questes de trigo, quatro de cevada, quatro de mel, « quatro de azeite, e quatro de vinagre: e por cada hum dos seus vas-« sallos metade da referida quantia. Não dará dinheiro, armas, manti-« mentos, nem asylo a qualquer inimigo de Abdelasiz. Foi escrito em « 4 de Rageb, 94 da Hegira. As testemunhas são Omar Ben Abi Obda; « Habib Ben Abi Obda; Edris Ben Meseral; Abucacem Almozeli. Nota o mesmo Traductor que o quest era certa medida de duas sortes; hum mais largo para os aridos, que levava tanto como hum dos nossos alqueires (pois que o alqueire Arabe, de quem nos ficou esta palavra, vale por seis dos nossos); outro quest para os liquidos, que era medida de fórma mais estreita, levava tres canadas. Antes deste contracto refere o Author da Historia Nafhi Ettib o que fez o General Muza com os moradores da Cidade de Merida, no principio do mez Siawal da Hegira 98, que corresponde a 18 de Outubro de 712: mas não contém mais que algumas contribuições, como condições, com que se rendeu a Cidade.

(12) Delle diz o Pacense (n. 42). Abdallasis omnem Hispaniam per tres annos sub censuario jugo pacificans, cum Hispali divitiis, et honorum fascibus cum Regina Hispania in conjugio copulata, silias Regum, ac Principum pellicatas, et imprudenter distractas astuaret, seditione suorum

facta, orationi instans, consilio Ajub occiditur. (13) Na Chronologia, que serve de Appendix a esta Memoria, da-

mos o Catalogo delles.

gorosa (14), segundo o caracter do Governador, e as circumstancias occorrentes; tributos mensaes, e por cabeça; tributos por cada Igreja; tributos certos; tributos extraordinarios. Alhorr, que estabeleceo a Corte em Cordova, não poupou violencias, nem torturas para descubrir quanto se houvesse escondido de riquezas, ou para exigir tributos, com que enriquecesse o Erario; e se fez restituir algumas

cou-

<sup>(14)</sup> Nos Escriptos deste tempo, como no do Pacense, não vemos mais declaração das especies de tributos, que se pagavão, do que as palavras census, e vectigal. Nos que escrevêrão no Seculo seguinte he que vemos declarado o tributo, que se pagava por cabeça todos os mezes. O Presbytero Leovigildo no Livro de habita Clericor. diz: Ut qui ex nobis ad remanentes Doctores, imbecillitate corporis prapediente, dirigere gressus nequiverit, aut quem inquisitio vel ceusûs, vel vectigalis, quod omni lunari mense pro Christi nomine solvere cogimur, retinuerit, saltem nocturno tempore inter Ecclesiastica munia qui necessarium duxerit, legat. Sancto Eulogio Memor. Sanctor. lib. I. n. 11 : diruptiones Basilicarum, opprobria Sacerdotum, et, quod lunariter solvinus, cum gravi mærore tributum etc. E no Opusculo: Docum. Martyr. S. Unde, diz: Qui gravissimo jugo colla prementes fidelium... nunc intolerabiliter à nobis vectigalem extorquentes chirographum; nunc publicum imponentes miserorum cervicibus censum etc. Fallando Sansam (no Prefacio do liv. II. do seu Apologetico) da perseguição feita pelo máu Bispo Hostegesis, diz no n. 4: Sacerdotes', ac Ministros ejus (Domini Jesu) carcere mancipare, altaria que Dei vectigalia coëgit exolvere. E no n. 5 fallando do Conde Servando: Præcoquam crudelitatis sua insidiam adeo pratendit, ut censu publico addicens miseros, infinitum Christianorum numerum pravaricationis dispendio subderet. Illos verò, quos miseratio Divina intrepidos reddit... vectigalia solvere Ismaëlitis Regibus compulit... Omnes Basilicas vrbis pràdictà tributarias fecit esse, et impurus hostis de purissimis oblationibus fidelium in usibus conlatis Tempii Dominici thesauros fisci inhiatus est ampliare. Mas se para intelligencia dos tributos, que os Mouros então extorquião, quizermos recorrer á noticia dos que os Reis Catholicos depois exegirão dos Mouros, e dos que estes tiverão, e tem em uso entre si; devemos saber, que além do tributo chamado Zacat, que he o que se offerece voluntariamente a DEOS, e aos Soberanos; e do Sadaca, que tambem se da a Deos, como huma quota parte dos bens, que cada hum possue (Veja-se Vestig. Arab. verb. Azaqui); ha o tributo, a que chamão Gezêa, o qual pagão annualmente os Christãos, e Judeos sujeitos aos Mahometanos, hum tanto por cabeça, sómente pelos homens adultos, e não pelas mulheres, e crianças: ha tambem o Axûr, ou deeima determinada pela lei, a qual se paga dos fructos da terra, dos gados, das fazendas que se exportão, dos traficos dos Negociantes, que não são Mahometanos, e das minas; a saber, 1. Estando na eira qualquer genero de grão, não chegando a producção a cinco sementes, nada se paga; de cinco para cima, paga-se o dizimo: o mesmo se pratica com o azeite das oliveiras, zerzelim, semente de rabanos, e frutas sêccas, como figos, passas, tamaras: da fruta verde, e hortalice nada se paga. 2. O dizimo de gado só o paga quem tem para cima de 40 cabeças; e em chegando a 120, paga duas; e dahi para cima á porpor-

cousas usurpadas aos Christãos, foi por não perder os mes-

mos tributos que destas lhe provinhão (15).

\$. VII. turianos.

Começão então as hostilidades com as tropas dos as pelejas Christãos levantados nas Asturias (16): e eis-ahi mais com os As- hum motivo de opprimir, com novas exacções. Foi Zama, successor de Alhorr, quem dividio o que a sua gente conservava das prezas feitas aos Christãos, assim de movel, como de bens de raiz, assignando parte á tropa, e parte ao Fisco (17). Os mesmos particulares commettião taes usurpações, que o justiçoso Jaheia fez restituir muito do usurpado aos Christãos (18). Ao contrario Abdelmalek,

ção; com a differença, que o primeiro dizimo, que se paga, he huma cria de hum anno; e se o rebanho he de 200, ou 300, ou 400 cabeças, será a cria do dizimo de 2, 3, 4. annos; e daqui se não passa. 3. O dizimo, ou direito das fazendas de exportação só se paga depois de se haver cobrado o valor dellas: e do dinheiro emprestado ou dado a juro paga-se o dizimo só depois de tornar á mão do credor, e pelo juro de hum só anno, ainda que tenha sido dado por muitos annos. 4. Quanto ás minas; se o ouro, que se tirou, não chega a 20 dinheiros, e a prata a 7 onças, nada se paga; dahi para cima, paga-se I do dizimo. Os Mouros de Hespanha desde os principios da Conquista ( segundo a ordem mandada ao Governador Alhorr pelo Califa Soliman Ben Abdelmalek) pagavão 1 das terras dadas a cada hum dos Conquistadores, e Povoa-

dores, assim como do despojo. (15) Alahor (diz o Pacense n. 44.) Patritiam Cordubam obseditans Sarracenorum disponendo regnum retemptat, atque res ablatas vacificas Christianis ob vectigalia thesauris publicis inferenda instaurat. Mauris dudum Hispanias commeantibus pænas pro thesauris absconsis irrogat : atque in cilicio, et cinere, vermibus, vel pediculis scaturientibus alligatos in carcere, et catenis onustos retemptat, et quastionando, vel diversas pænas

inferendo flagellat. ( 16 ) A opinião commummente recebida, he que a batalha de D. Pelayo, em que derrotou os Mouros, que o fôrão atacar nas Asturias, se deu no anno 718, e por consequencia no governo de Alhorr. Póde vêr-se e Dissertação, que para justificar esta Chronologia faz F. Manoel Risco no tom. XXXVII. da Espan. Sagr. p. 61-76, refutando a nova opinião, que introduzira Pellicer, e em que foi seguido pelo Marquez de Mondejar na Advertencia 33 ao Cap. I. do Liv. VII. da Historia de Marianna; e por D. Vicente Nogueira no Ensaio Chronologico, que se acha no fim do tom. III. da mesma Historia, da bella edição de Valença: os quaes põem aquelle successo 36 annos mais tarde.

(17) Ulteriorem (diz o Pacense n. 48) vel citeriorem Hiberiam proprio stylo ad vectigalia inferenda describit. Pradia, et manualia, vel quidquid iliud est, quod olim pradabiliter indivisum retemptabat in Hispania Gens omnis Arabica, sorte sociis dividendo, partem reliquit militibus dividendam, partem ex omni re mobili, et immobili fisco associat.

(18) Jahia . . . terribilis potestator fere triennio crudelis exastuat , atque

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. nos tres para quatro annos do seu governo, de tal sorte dilapidou, e assolou a Hespanha, que a deixou por morta (por me servir da expressão do Pacense) e sem a esperança de se restabelecer jámais (19). Aucupa foi tambem zelosissimo do augmento do Fisco á custa dos tributos, e imposições (20). Emfim só a morte excluia dos lucros do censo aos tributarios, como vemos ter sido declarado por Juzeph, ultimo dos Governadores interinos (21).

Mas nunca a Providencia deixa de acudir aos atribu-Ecclesiaslados. No meio destas perseguições, deparou Homens ve-bres neste neraveis em sabedoria, e santidade, que consolassem os tempo. Fieis opprimidos, como Fredoario Bispo de Acci, e Urbano, e Evancio, hum Chantre, outro Arcediago de Toledo (22). O que ao mesmo tempo nos dá huma prova do livre exercicio do culto naquellas Cidades (23).

Grande revolução vai a ter o Imperio Sarraceno a

me-

Revolução no Imperio Sarra-

acri ingenio Hispania Sarracenos, et Mauros pro pacificis rebus olim ablatis ceno. A-

exagitat, atque Christianis plura restaurot. Pacense n. 54.

(19) Qui (Abdilmelec) dum eam (Hispaniam) post tot, tanta que prælia reperit omnibus bonis opimam, et ita floride post tantos dolores repletam, ut diceres augustale esse Molagranatum, tantam in eam pene per
quatuor annos irrogat petulantiam, ut paulatim labefactata à diversis
ambagibus maneat exiccata: Judicesque ejus prærepti cupiditate ita blandienda in eam irrogant maculam, ut poulatim esse declivenda exendo in eam irrogant maculam, ut non solum ex eo tempore declinando ex- da Hespatet ut mortua; verum etiam à cunctis optimis maneat usquequaque privata, nha. Con-atque ad recuperandam spem omnimode desolota. Pacerice n. 60 atque ad recuperandam spem omnimode desolata. Pacense n. 60.

(20) Delle diz o Paçense n. 61: descriptionem populi facere imperat, Reis das atque exactionem tributi ardue agitat . . . Fiscum ex diversis occasionibus Asturias.

promptissime ditat.

(21) Iste descriptionem ad suggestionem residui populi facere imperat; atque jubet, ut eos, quos ex Christianis vectigalibus per tuntas eorum strages gladius jugulaverat, à publico codice scrinarii demerent. Id. n. 75.

(22) O mesmo Pacense no n. 49 era 757 (anno 719) diz: Per idem tempus Fredoarius Accitana sedis Episcopus, Urbanus Toletana Sedis Urbis Regia Cathedralis veteranus melodicus, atque ejusdem Sedis Evantius Archidia conus, nimium doctrina, et sapientia, sanctitate quoque, et in omni secundum Scripturas spe, fide, et charitate ad confortandam Ecclesiam Dei clari habentur. Estes dois ultimos viverão até o anno 737, no qual diz. o mesmo Pacense: Per idem tempus viri Doctores, et sanctimonia studio satis polentes Urbanus, et Evantius lati ad Dominum pergentes quiescant

in pace. De Evancio adiante citaremos huma Carta.

(23) Em Toledo consta, que ficarão livres aos Catholicos as Igrejas de Santa Justa, S. Lucas, Santa Eulalia, S. Marcos, S. Torcato, e S. Sebastião com a Ermida de Santa Maria de Aligen. Veja-se Flores Es-

pan. Sagr. tom. III. p. 262. col. 2. Acci he hoje Guadix.

menos de meio seculo do seu estabelecimento nas Hespanhas. Diversas cauzas quasi a hum tempo como que se conjurão para esse fim. Por huma parte a sublevação das tropas de Juzeph compostas de differentes Gentes, cujos respectivos Chefes não soffrião ser de peor condição huns que outros; (24) e apoz isto as guerras, que teve de sustentar contra Abderrahman, o qual levando por fim a melhor, se erigio em Califa na Hespanha, independente dos da Asia (25): por outra parte as armas victoriosas do Rei das Asturias D. Affonso o Catholico, que tantas terras recobrou, particularmente da Lusitania, e da Galliza (26). Não se divisão comtudo ainda grandes efeitos destas conquistas no enfraquecimento do Imperio Mahometano nas nossas Provincias meridionaes : era antes mortandade de Mouros, e destruição das Terras por estes possuidas, que verdadeira conquista, e povoação (27). Por

(24) As tropas de Juzeph erão Damascenas, Egypiciacas, Jemanitas, isto he, da Arabia Feliz etc. E começando com os seus respectivos Chefes a sublevar-se, Juzeph para aplacar as desordens, as dividio pelas Provincias, ficando elle com o partido mais forte, que constava de Damascenos: as do Egypto e Arabia se destribuirão por Lisboa, Beja, e Tadmir (que se entende ser Murça); as de Emesa por Sevilha, e Niebla; as da Palestina por Medina Sidonia, e Algeciras; os Persas fôrão para Huste, os Assyrios para Elvira, os Kinsaritas para Jaen (Historde Ebn Alhabar extractada por Casiri, tom. II. p. 32) Requerendo os Chefes destes partidos a Juzeph, que estivesse o governo por turno annualmente em cada hum dos partidos, elle fazendo-os hospedar em casas separadas os mandou matar todos em huma noite (Histor. de Abu Abbas).

(26) O que os Chronicões Albeldense, e de D. Sebatião referem destas conquistas terá lugar mais proprio na II. Parte desta Memoria

not. 93. (27) O Chronicon de D. Sebastião depois da enumeração de terras

<sup>(25)</sup> A causa, ou occasião disto foi, que prevalecendo no Oriente a Dynastia dos Abbassidas, até ao ponto de extinguir a dos Ommiadas, Abderrahman, unico que escapou á mortandade por se achar ausente, se acolheu á Africa, onde acceitando o convite, que lhe fizerão alguns parentes, que ali estavão, para que se fosse estabelecer em Hespanha, se embarcou em Ceuta, e aportou em Alicante, onde foi bem recebido; dahi passou a Toledo; e engrossando-lhe logo o partido, pelejou contra Juzeph, o qual foi morto na segunda batalha, que se deu, e ficou Abdrrahman senhor do Reino de Hespanha (Abu Abbas) O Edicto, que delle se refere, entre os Fragmentos Arabicos de Rasis (e que se póde lêr em Casiri tom. II. p. 104) pelo qual admitte á amisade os Christãos Hespanhoes, com a condição de pagarem certo tributo annual, he suposto; como bem mostra o Author do Ensaio Chronologico no tom. III. de Mariana, da ediç. de Valenç; p. 404.

Por espaço de huns 70 annos (28), até á perseguição de Religião movida por Abderrahman II, além das guer-des da Iras entre os Reis de Cordova, e os das Asturias (29), não greja na ficou memoria mais que de calamidades de Religião, ou na, seja pelo que pertence á Disciplina, ou pelo que pertence ao Dogma. Quanto á Disciplina; nos consta de erros, e absurdos ácêrca do tempo da celebração da Pascoa (30); da observancia do jejum do Sabado (31); da abstinencia de certas comidas como impuras (32); do trato e allianças com os Tom. VII.

conquistadas por D. Affonso , diz : Onnes quoque Arabes occupatores supradictarum Civitatum interficiens, Christianes secum ad patriam duxit. (28) No Appendix se podem vêr os Califas que governárão nestes

70 annos. (29) Destas guerras fallaremos, como em lugar mais competente,

na II. Parte desta Memoria.

(30) Ja pelos annos 750 grassava nas Hespanhas erro a este respeito: pois ao dito anno diz o Pacense no num. 77: Per idem tempus Petrus Toletana sedis Diaconus Pulcher apud Hispaniam habebatur melodicus, atque in omnibus Scripturis sapientissimus : (ad) habitatores in Hispali propter Paschas erroneas, qua ab eis sunt celebrata, libellum Patrum, atque diversis auctoritatibus pulchie compositum conscripsit. Durava ainda este erro, quando Elipando pelos annos de 786 escreveo ao Abbade Fiel; como se vê das palavras seguintes : Ut quod ego, et cateri Fratres mei in Spalitanis tanto tempore dijudicavimus, ut, Deo auxiliante, tam in Festis Paschalium, quam in cateris erroribus Migecianorum haresim emendavimus. E quando o Papa Hadriano I. escreveo ao Bispo de Elvira Egila , e ao Presbytero João (In Cod. Carolin. Epist. 96) diz : Ferebatur quidem in ipsis vestris apicibus; quòd multi in partibus illis in insipientiam, atque cordis dementiam devoluti nostra relationis, atque admonitionis seriem, secundum venerandi Nicani Concilii institutionem de Paschali Festivitate editam contemnere audeant, etc. Sobre o que lhes da huma larga instrucção.

(31) O mesmo Papa na primeira, Carta a Egila, diz: In ipsis referebatur apicibus tuis, qualiter vobis nimis intentio est, sexta feria, et sab-bato, quod istos duos dies dicimus jejunio mancipandes. Nequaquam hareticorum hominum ignavam, atque impiam, perversamque amentiam, inanesque, ac mendaces sequere fabulas, sed magis Doctorum nostrorum Sanctorum Patrum, sicut novis intimant, videlicet Beati Sylvestri, atque Innocentii Papa, pariterque almi Hieronymi, seu Isidori divinos Sermones annecti, et ex nostra Apostolica vlitana regula, Sabbato jejunare firmiter,

atque procul dubio tenens tua non desinat Sanctitas.

(32) Já pelos annos 730 vemos a Carta de Evancio Arcediago de Toledo escrita para Caragoça, para refutar o erro dos que dizião zimmundum sieri hominem alicujus animalis sanguinem comedentem z o que lhes provinha do trato com os Judeos (Acha-se em Aguir. tom. IV. p. 89 da edição de 1753). Vejao-se adiante as notas 35 e 42. Na Carta do Papa Hadriano citada acima na not. 30 diz elle a Egila e João: Insinuavit Dilectio vestra et hoc, quòd quidam pollicentes, atque in errore Judeos (33); e das allianças conjugaes mesmo entre os

Catholicos (34).

Quanto ao Dogma; sendo Cordova o principal thea-No Dogma. Here tro dos Doutores Arabes, pelo territorio da Betica he que sias de Mimais se diffundião erros de Religião. Vemos primeiramente gecio, e de Elipan. os de Migecio (35), que posto se suffocassem quasi á do.

> perseverantes pradicant, ut qui non ederit pecudum, aut suillum sanguinem, et sufocatum, rudis est, atque ineruditus. O que o Papa refuta.

> (33) Continua o Papa na mesma Carta: Diversa Capitula, qua nobis innotuistis, id est, quòd multi dicentes Catholicos se, communem vitam gerentes cum Judais, et non baptizatis paganis, tam in esu, quàm
> que in potu seu et diversis erroribus nihil pollui se inquiunt: et illud, quod
> inhibitum est, ut nulli liceat jugum ducere cum infidelibus; ipsi enim filias suas cum alio benedicant, et sic populo Gentili tradentur; et quod sine
> examinatione prafati Presbyteri, ut prasint, ordinantur.

(34) Continúa ahi mesmo o Papa: Et alius quoque immanis invaluit error, et perniciosus; ut etiam vivente viro, mulieres in connubio sibi sortiantur ipsi pseudosacerdotes. Isto faz lembrar o que depois se diz no Concilio de Cordova de 839: Incestuosis maculis prapediti, seu mala, qua connubia consanguinitatis copula, et qua ut Lamec duas mulieres insimul praponuntur esse conjugatum, et qui alterius duxerit dimissam, sive fidelis, qui filiam suam infideli in conjugio tradiderit conjungendam. Veja-

se adiante a nota 253. (35) Vivia Migecio na Betica pelos annos de 782. Era homem ignorante, e fanatico, segundo se vê da descripção dos seus grosseiros erros, que por isso se sufiocárão depréssa. Em huma Carta de Elipando ( que pela primeira vez deu á estampa Flores no tom. V. da Espan. Sagr. p. 524 e seguintes sobre hum mss. gothico da Santa Igreja de Toledo) dirigida ao mesmo Migecio, he que se descrevem os seus erros = Personas corporeas in Divinitate esse protestaris, dicendo, quod Patris Persona specialiter David esse credatur . . . Et iterum Persona Filii Dei asseris, quòd ea sit secunda in Trinitate Persona, que adsumpta est de Virgine ... Tertia verò Persona Spiritus Sancti Paulum Apostolum esse dicis = Aponta os textos, que Migecio insensatamente allegava a favor destes disparates, e os refuta. Segue-se outro erro = De Sace: dolibus verò quod asseris, cur se pronuntient peccatores, si verè sancti sunt? aut si certe se peccatores esse fatentur, quare ad ministerium accedere prasumunt, co quod ipse Dominus dicat : Estote sancti , quia et ego Sanctus sum etc. Outro erro se declara nas palavras seguintes : Quod autem de esu . . . asseris ; quod cibus infidelium polluat mentes fidelium. Segue se outro : Quod verò asseris : quia in sola Roma sit potestas Dei, in qua Christus habitat ... et quia ipsa sit tantum Ecclesia Catholica ... et quia de ea sola dicatur : Tu es Pétrus etc. Tinha tambem o erro sobre a Pascoa, de que fallamos na nota 30. Com serem tão absurdos os erros de Migecio, não deixou de illudir com elles ao Bispo Egila, como o Papa Hadiano diz que lhe constou, na Carta escrita aos Bispos de Hespanha (Codic. Carolin. Epist. 97) : quod peius est; ut ejus fama in auribus nostris sonuit, non recte ille Egila pradicat, sed errores quosdam Mingentii magistri sui sequens, extra Catholicam disciplinam, ut fertur, conatur docere.

nascença, ainda pelo tempo adiante deixão perceber alguns sequazes (36): vemo-los pelo mesmo tempo á cerca da Predestinação (37). Apparece pouco depois a heresia de Elipando Bispo de Toledo, a qual elle derramava pelas nossas Provincias (38), ao mesmo passo que Felis de Urgel a espalhava pelas da Gallia, e Germania; e que deu causa a tantos Concilios, e a tantos Escriptos assaz conhecidos (39). A reflexão porém que delles devemos ti-

(36) Ainda no meio do Seculo seguinte se reconhecião alguns sectarios dos erros Migecianos; pois escrevendo por esse tempo Saulo Bispo de Cordova ao celebre Alvaro, lhe diz: Sed plane nescio quos salsuginosos asseritis, et prope Migentianes, Donatistas, et Luciferianos notatis.

(37) Na Carta do Papa Hadriano allegada nas notas 30, 32, e 33. diz o Santo Padre: Illud autem, quod alii ex ipsis dicunt; quòd pradestinatio ad vitam; sive ad mortem in Dei sit potestate; alii iterum dicunt; ut quid rogamus Deum, ne vincamur tentatione, quod in nostra est potestate, quasi libertate arbitrii? A que o Papa responde, transcrevendo alguns lugares de S. Fulgencio.

(38) Assim o attesta Jonas d'Orleans, no principio do Liv. I. De cultu Imag: Emersit ex eadem Hispania...quidam Felix nomine, actu infelix, Urgelitanensis Civitalis Episcopus, qui juncto suo sceleratissimo errori Eliphanto Toletana Uibis Episcopo ; secundum humanitatem non esse proprium Filium Dei, sed adoptivum predicare ausus est. Et hac virulenta doctrina uterque Hispaniam magna ex parte infecit . . . unusquisque separatim di-versas Provincias eadem sua insana doctrina imbuendas appetivere. Eliphantus scilicet Asturias, et Galliciam, cujus discipulos apud Astures me aliquando vidisse, memini . . . Porro idem Felix cum multis apud Septimaniam eundem haustum pestiferum propinaverit, cum tamen Gallia, Germania

que, quamtum in illo fuit, propinare voluit.

(39) Aqui só notaremos algumas cousas mais particulares, extrahidas de monumentos da Hespanha. Primeiramente quanto á epoca do nascimento desta Heresia, bem mostra Flores no tom. V. da Espan. Sagr. p. 339, que ella se não começou a declarar aqui antes do anno 783: pois que nas Cartas do Papa Hadriano I. escritas ao Bispo Egila em 782. fallando em diversos erros, que aqui grassavão, segundo a conta que lhe déra o mesmo Egila, não faz menção alguma deste. E por tanto a celebre Carta de Elipando ao Abbade Fiel não podia ser escrita em 783, como tem Morales, e Baronio; visto que a ella precedeu o terem-se já diffundido os erros em modo, que o Bispo Ascanio havia já consultado sobre elles a Elipando ; e se lhe tinhão opposto Etherio Bispo de Osma , e Beato Monge e Abbade do Mosteiro de S. Martinho de Liebana (hoje S. Toribio) e Felis (que era Abbade de Santa Maria de Obona, como jul-ga Mabillon, e se faz verosimil por huma escriptura de Adelgastro Fundador do dito Mosteiro); dos quaes Elipando tanto se queixa na dita Carta a Fiel: mas foi escrita em 785, como claramente consta do mss. de Toledo, que servio de original para a edição de Flores, e he hum dos goticos mais antigos; no qual se lê: = Era DCCCXXIII. por Outubro I: e em 26 de Novembro seguinte he que foi mostrada pelo

rar para o nosso assumpto, quando vemos as diversas Cartas de Bispos dos dominios Sarracenos, he que elles não só

11-

mesmo Abbade a Etherio e Beato: os quaes dentro ainda do mesmo anno escrevêrão os dois Livros bem conhecidos contra a heresia de Elipando. Parece que os Sectarios deste até se valêrão do braço Secular para perseguir a quem se lhes oppunha, segundo dão a entender humas palavras de certa Carta inedita de Alvaro de Cordova a João Cavalheiro de Sevilha, citadas por João Gomes Bravo no Catalogo dos Bispos de Cordova p. 107 , das quaes juntamente se vê quanto se oppoz á doutrina de Elipando o Bispo de Sevilha Teudula ( ou Theodulo, como lhe chama D. Paulo de Espinosa, no Theatro da dita Igreja ) allegando tambem a Carta de Alvaro, sem transcrever comtudo as palavras, como fizera Bravo; e são as seguintes : Eo tempore , quo Elipandi lues nostram vastabat Provinciam, et crudeliter barbarico gladio lethali pectora dissipabat fortiter rumfea, vester nunc requisitus Episcopus Teudela, post multa, et varia de proprietate Christi veneranda eloquia, tali fine totius sua dispositionis conclusit epitoma, ut diceret: Siquis carnem Christi adoptivam dixerit Patri, anathema sit. Chegou finalmente a noticia ao Papa Hadriano, e o obrigou a escrever a Carta (que no Cod. Carol. he a 97) dirigida: Omnibus Orthodoxis Episcopis per universam Spaniam commonantibus = em que lhes diz : Porro de partibus vestris pervenit ad nos lugubre Capitulum ; quod quidam Episcopi ibidem degentes, videlicet Eliphandus, et Ascaricus cum aliis eorum consentaneis Filium Dei adoptivum confiteri non erubescunt: quod nullus è qualibet haresi antea talem blasphemiam ausus est oblatrare, nisi persidus ille Nestorius, qui purum hominem Dei confessus est Filium, etc. Devemos advertir, que do Bispo Ascanio (como he nomeado nas Cartas de Elipando, e do Papa, e que tambem se acha escripto Arcarico, e Archario) nunca se declara naquelles escriptos coevos qual fosse a Sé. Pagi, Fleury, Basnige, e outros modernos he que o reconhecem, e nomeão Bispo Bracarense « sem hesitação ( diz Flores « tom. XV. p. 173) e sem prova « E continua: « Os Catalogos, que « tenho de Bispos desta Igreja o adoptão entre os certos; o meu Roman « não o menciona. Eu nem acho texto a favor, nem argumento contra « . São bem sabidos os Concilios que se congregarão, as Cartas, e Tratados, que se escrevêrão contra esta heresia. Aqui só notaremos o que pertence particularmente a Elipando. Para sustentar os seus erros escreveu elle primeiramente, em seu nome, e dos Bispos do seu partido aos das Gallias huma Carta, cuja inscripção era - Dominis, et in Christo reverentissimis Fratribus Gallia, atque Aquitania, atque Austria cunctis Sacerdotibus nos indigni, et exigui Spania Prasules, et ceteri Fideles in Domino aternam salutem. Amen. E depois escreveo outra a Carlos Magno, pelos fins ( ao que parece ) do anno 793; no qual foi depois celebrado o Concilio de Francford, em que Felis foi condemnado, por haver recahido no erro, que abjurára no de Ratisbona em 792, e depois em Roma em presença do Papa Hadriano. Na dita Carta a Carlos Magno não encobre Elipando a sua condição forte, e altiva, como se vê das palavras da resposta do Imperador: In quarum utique serie litterarum non satis nobis elucebat, an quasi ex auctoritate magisterii nos vestra docere disposuistis an ex humilitatis discipulatu nostra discere desideratis. No intervallo entre os sobreditos dois Concilios he que se escreverão as Cartas de Alcuino assim a Felis, como a Elipando; e na que escreve a este o admoesta

tinhão a liberdade de exercitar os seus ministerios em suas respectivas Igrejas; mas ainda a de communicarem huns com outros em materias de Religião, e mesmo a de se corresponderem com o Primaz da Igreja, e com os Princepes estranhos: como tambem se mostra o uso, que aqui Uso do Ritinha o Rito Mozarabico (40), pelo recurso, que tem to Mozara-

com humildade e caridade : Etiam et in hoc tua sanctissima voluntati obnixius suadere ratum putavi, ut eumdem Virum venerabilem Felicem tuis sanctis precibus, et suavissimis suggestionibus convertere ad Catholica Fidei unitatem, et veritatem nitaris etc. A esta Carta respondeu Elipando com a sua costumada acrimonia em Carta, que se póde vêr entre as Obras de Alcuino col. 910 da ediç. de Pariz, e tambem na Espan. Sagr. tom. V. Append. 10: assim como se podem vêr, juntas ás Actas do Concilio de Francford, as quatro Cartas escriptas aos Bispos da Hespanha sobre a condemnação desta heresia: primeira a do Papa Hadriano: segunda a dos Bispos de Italia : terceira a Synodica do Concilio : quarta a de Carlos Magno. Finalmente depois de Felis ser convencido em Aíx-la-Chapelle, e ter feito a sua abjuração no anno de 799, lhe escreveu ainda Elipando, sem saber desta, huma Carta, em que se mostra mui tenaz nos seus erros, e falla com a costumada fraze contra Alcuino, e Beato: a qual Carta, notavel pela barbaridade da linguagem, se póde vêr no citado lugar da Espan. Sagr. Nella dá a entender, que em Cordova tinha muitos sequazes do seu erro : pois diz : Ego verò direxi Epistolam tuam ad Cordobam fratribus, qui de Deo recta sentiunt, et mihi

multa scripserunt, que in tuo adjutorio debueram dirigere.

(40) Este Rito he o proprio das Hespanhas, que agora só mudou o nome ; pois que chamando-se na Epoca antecedente Gothico, ou Hispano-Gothico, nesta se começou a chamar Mozarabico, assim como aos Christãos, que delle usavão, chamavão Mozarabes. A respeito da etymologia desta palavra tem-se dito muitas cousas, e algumas fóra de proposito, pela ignorancia do Arabe. A que se dá por verdadeira he a que de Pocock refere Pagi in Baron. anno 714 n. 7. nas palavras seguintes: Appellabantur Mixti-Arabes, seu insititii. Eduardus Pocockius Anglus linguarum Orientalium, prasertimque Arabica peritissimus, vestigiis Abulpharagii inharendo, docet nos in specimine Historia Arabum, Arabas, qui ab Ismaele genus ducunt, dictos fuisse Most Arabes, seu Insititios, eò quòd non essent ex primis Arabia incolis oriundi, nec genuini Arabes, Hoc modo omnes externa stirpis, gentis, et religionis inter Arabas viventes, vocati sunt ab ipsis Mostarabes. Verum Hispani Litteram T. de hac voce tollentes, Hispanos Arabas appellarunt Mos-Arabes. Pari modo Urbs à Mauris vocata Astigia, vel Estija, efferunt Hispani Ecija, Saragosta, Saragosa pronuntiant etc. Desta divisão de Arabes em duas classes fazem menção os eruditos das cousas, e da Lingua Arabica, como Casiri tom. II. p. 18. Outros fazem menção de huma terceira classe, como o nosso Fr. João de Souza dizendo = Os Arabes se dividem em tres qualidades; 1.0 os que erão originarios da Arabia antes do nascimento de Ismael, e lhes chamão Arab Arub: 2.0 os que são descendentes de Ismael, e lhes chamão Arab Mostareb, isto he, Arabes Arabizados, ou Adscripticios : 3.0 os que depois se vierão estabelecer em Africa, a que chamão 🕰

ao seu Missal o mesmo Elipando; posto que com abuso, e calumnia, pretendendo auctorizar com elle os seus erros (41).

rab Mustagem, isto he, Arabes barbarizados, ou misturados com os Barbaros. Da palavra pois, com que designavão o segundo genero, vem o nome, que derão aos Christãos Arabizados, chamando-lhes Mosarabes, e ao seu rito Mosarabico. Devemos também lembrar los, de que com pequena mudança a palavra Nusarab, significa Meio-Arabe, sendo composta de nuce meio, e Arabe Arabio (veja-se Vestig. da Ling. Arabic. v. Musarabes) Quasi hum seculo depois do tempo, de que aqui vamos fallando, dá testemunho da continuação do Rito Mosarabico em Toledo, huma Carta de Carlos Calvo (que se póde vêr em Bona Rer. Liturg. lib. I. C. 12 § 5) escripta ao Clero de Ravena, na qual diz: Usque ad tempora Abavi nostri Pipini Gallicana Ecclesia, aliter quam Romana, vel Mediolanensis Ecclesia, Divina celebrabant Officia, sicut vidinus, et audivimus ab eis, qui ex partibus Toletana Ecclesia ad nos venientes, secundum mores ipsius Ecclesia coram nobis Sacra Officia celebrarunt. Do que depois passou á cerca da mudança deste Rito nas Hespanhas, fallarêmos

na segunda Parte desta Memoria, nota 245. (41) Entre outras auctoridades, que Elipando arrastava a favor do seu erro, erão algumas palavras tiradas do Missal Mosarabico de Toledo, como se refere na Epistola Synodica do Concilio de Francford. Sequitur ( dizem os Padres ) in eodem libello vestro « Item pradecessores nostri Eua genius, Hildefonsus, Julianus Toletana Sedis Antistites in suis dogmaa tibus ita dixerunt in Missa de Cana Domini = Qui per adoptivi hominis a passionem dum suo non indulsit corpori = Item in Missa de Ascensione Domini = Hodie Salvator noster post adoptionem carnis sedem repe-« tivit Deitatis « Et catera, qua ex parentum vestrorum dictis posuistis. E acrescentão os Padres, dando por certas aquellas citações, sem mais averiguação do facto: Ut manifestum sit quales habeatis parentes, et ut notum sit omnibus unde vos traditi sitis in manus Infidelium. Ainda havia outro lugar, allegado por Elipando, da Missa de Santo Sperato, segundo vemos referido em Alcuino: Adoptivi hominis non horruisti vestimentum sumere carnis etc. Ora ainda que estas allegações fossem genuinas, podia dar-se-lhes bom sentido (veja-se Baron. ao anno 794, e Flenry Hist. Eccles. liv 44 n. 57 ) Quanto mais que havia não leve suspeita de serem adulteradas aquellas citações. Huma e outra resposta dá Alcuino ( que abaixo citaremos). Porem Flores no s. 11. da Dissertação Historico-Chronologica da Missa antiga de Hespanha ( que se acha no tom. III. da Espan. Sagr.) pertende mostrar a falsificação commettida por Elipando. Nota 1.º que os mesmos Padres do Concilio de Francford reconhecem a Elipando por falsificador em outras allegações : Sanctorum Patrum per loca testimonia invenimus posita, sed male perfidia veneno corrupta: 2.0 que allegando Elipando só os Prelados Toletanos, e não a Santo Isidoro o mais famoso na Liturgia Gothico-Hispana, se restringe ao Missal da Igreja de Toledo; vendo que se allegara o das Igrejas da Hespanha, em geral; logo teria quem o desmentisse : 3.º que effectivamente no Mozarabe na Festa da Ascenção se acha post assumptionem carnis; e nos Codices mss. se não encontra vestigio da clausula allegada da Missa de quinta feira Sancta, ainda havendo passos, em que se usa da palavra assumpção: 4.º que, como já notára Alcuino, na Missa de Santo Sperato, inconveniens dictio est , Adoptivi hominis vestimentum carnis : 5.0 que

Ainda não tinha corrido meio seculo depois da condemnação da heresia de Elipando, quando se vê brotar a serial dos chamados Casianistas, a que tambem dérão o nome dos Casiade Acephalos, por causa de hum dos absurdos, que ensinistas. Concilio navão. Accende-se logo contra estes o zelo dos Bispos, de Cordoconvocando Concilio mesmo em Cordova, onde vemos tres va de 839. Metropolitanos, e hum delles da Lusitania, e cinco Suffraganeos (42). O que continúa a mostrar a liberdade que alli tinhão de exercer a sua Apostolica auctoridade.

Mas

ja havia sido descuberta a sua falsificação, como se vê do mesmo Alcuino, do qual cita algumas palavras, v. g. no liv. VII. contra Felis, col. 895. da edição de Pariz de 1617: Adserunt... quidam ex illis Patribus, ubi tu dixisti vel adoptionem, vel adoptivi hominis, eos dixisse adsumptionem, et... adsumpti: et in hoc quoque tua malevola arguitur pertinacia. E no liv. II. col. 955 disséra: Sententias vel perverso interpretari sensu, vel perfida vos immutare temeritate agnovimus, veluti in aliquibus probavimus locis, dum ad nos per Felicem olim vestrum, nunc autem nostrum commilitionem pluriores vestri erroris pervenerunt Litterula: 6.º que dos Escriptos dos Santos Ildefonso; Eugenio, e Julião, com que Elipando se pretende auctorizar, se vê quanto elles ensinárão a dou-

trina contraria ao erro deste.

(42) As Actas deste Concilio celebrado em 839 as houve Flores de hum Ms. gothico, e de notavel antiguidade, da Igreja de Leão, e se acha impresso no tom. X. da Espan. Sagr. Append. V. A pesar da barbaridade da sua linguagem, e de varias lacunas, que tem, extrahiremos aqui as palavras, que dão idéa dos erros dos Casianistas. Dizem as Actas; que Recaredo Bispo de Cordova, e Quirico de Acci denunciárão quosdam Acephalos nomine Casianorum in confinibus ejusdem Parochiis ... proponentes se à Roma missos hujus nefandi sceleris auctores cum traditionibus suis. E depois de dizerem (quanto se póde perceber de palavras interpoladas) que elles não tinhão ordenação, nem missão legitima, continúão: Et retulit alia... de traditionibus obscuris et inlicitis, cuas perpetravit Auctor eorum Casianus cum complices, et discipulis ejus, qui nunc Sanctam Ecclesiam dilaniant ... Casiani, Juviniani, Simoniaci, incestuosi, vel consanguinei, atque connubia fidelium cum infidelibus . . . Qua de re flectimus articulum de Casianistis, qui se ab escis Gentilium abstinent, tanquam immunda reputantes ... nam et de haresi Manichaorum, qua in eis inserta est, ut Natale Domini adveniente sexta feria jejunantes jejunant... Item eos in haresim Vigilantiani conformes reperimas, qui Sanctorum reliquias non venerant... Denique de Baptisma eorum, vel Unctione Chrismatis infantum eorum, quod sputo liniant, in ore spuentes, tanquam Jesus muto inquiens effeta . . . . Et quoniam memoramus quod superius protaxatum est de ipsis Acephalis, et Hipocentauri monstruosi, qui tantum se ipsis consecrant per suorum auctorem erroris, quasi in Romana Sede ordinati ... Miramur igitur Casianorum adrogantiam in moribus, et nefandis traditionibus, qua se jactant esse Sancti, ut cum aliis non utantur civos, et de diversis calicis communicantes ex suorum Sacramenta etc. Siguis ex ipsis ad nostranz

\$. XIII. Persegui. ção dos contra a Religião.

Mas sendo esta precária debaixo do governo de Inimigos jurados do nome Christão, não era para esperar Sarracenos fosse constante. Eis se levanta huma perseguição tanto mais encarniçada, que a ordinaria, e permanente (43), quanto tinha por motivo a Religião: a qual comtudo vai apurar a fé, e constancia dos Christãos; e dando muitos Martyres á Igreja, lhe suscita tambem Doutores (\*), que defendão com a penna a sua doutrina, e nos dem ao mesmo tempo conhecimento mais cabal do estado dos Christãos sujeitos aos Mouros, ou seja nas cousas da Religião, ou nas civis. Foi Abderrahman II. o que moveu esta perseguição, (44) continuada por seu filho Mohamad (45); a qual com côres bem vivas he descripta pelos Escriptores

> venerit Ecclesiam, à nullo recipiatur ministerio, nec ad Sacerdotium, nec Levitarum ordo, nec quippiam ad officiam que commorantur in Clero: quia nec eos credimus ordinatos juxta Canonicis Sententiis; quia nullum habent auctorem, à quo credantur veri esse Pastores, qui, ut aiunt, Abafilanem Ementie solus solum ordinare Episcopum, quod nil nulla reperitur doctrina, etc. Assignão os tres Metropolitanos Westremiro de Toledo; João de Sevilha; Aliulfo de Merida; e Quirico de Acci, suffraganeo de Toledo; e quatro Suffraganeos de Sevilha, a saber, Leovigildo de Ecija; Recafredo de Cordova, e Egabro; Amalsuindo de Malaga; e Nefridio de Eliberi.

> (43) Ainda prescindindo da perseguição, que neste tempo começou por causa da Religião; qual fosse a sorte dos Christãos, a descreve Santo Eulogio, no Opusculo Document. Martyr.; onde fallando dos Mouros diz: Qui gravissimo jugo colla prementes fidelium, omne à regni sui finibus, sicuti cernitis , genus excludere moliuntur Christicolum : nunc pro suo libito tantummodo exercere nos sinentes Christianismum; nunc dira servitute fætere facientes ritu Pharaonitico sudorem nostrum : nunc intolerabiliter à nobis vectigalem extorquentes chirographum: nunc publicum imponentes miserorum cervicibus censum : nunc rebus nos abdicantes crudeliter detrimentis atterunt rerum. Et ita vario oppressionis genere orthodoxorum fatigantes conventum diversoque persequationis incursu gregem affligentes Dominicum.

> (\*) Já os enumerámos na nota 5. (44) No Appendix deduziremos a Chronologia dos Reis Mouros de Cordova até este Abderrahman II. que começou a governar em 822. E ainda que já nos primeiros annos do seu reinado vemos algum martyrio, como o dos Sanctos Adulpho, e João, de que faz menção Sancto Eulogio no liv. II. cap. 8 num. 8; comtudo o forte da perseguição começou pelos principios do anno 850, como veremos na nota 50. Vita finem implevit (diz a Histor. extractada por Casiri ) mense Rabio posteriori, anno Egira 238. (Christ. 852).

> (45) Apenas Mohamad entrou no governo, por morte de seu pai, continuou com furia a perseguição, como veremos. Decessit (diz o mesmo Extracto cit. ) anno Fgira 273. (Christi 886 ) feria quinta die 29

Saphari.

Christãos (46), assim como callada inteiramente pelos Arabes nada imitadores da sincera verdade, com que os Tom. VII.

(46) Apontaremos aqui alguns lugares de Sancto Eulogio, e de Alvaro de Cordova. O primeiro no Prefacio ao I Liv. Memorial. Sanctor. fallando do Sancto Martyr Jsaac, que padeceu a 3 de Junho de 851, diz; que denunciando-se ao Rei as respostas do Sancto, logo o mesmo Rei ferocioribus animis ferox promit edictum, dicens morti usquequaque fieri debere obnoxium talem in auctorem fidei sua ferentem convicium. E no liv. 1. n.-2 : Stimulatur zelo ultionis cohors iniqua Gentilium, selerisque anima-versionis emergit vindicium in obtretactores secta sua. E no n. 6 : Omnis turba Sanctorum ad palestram certaminis currens etc. E no n. 7 : Inauditis savitia furoribus illa frendens turba Gentilium cunctos animadversione gladii pramittit ad calum Presbyteros, Levitas, Confessores, Virginesque beatas. Nos nn. 12, e 13: Et quis inter cunctos persecutores fidelium cruentius, quam hic infandus, Ecclesiam insequutus est? Quis tanta in eversionem Catholicorum, quanta idem exaggeravit infaustus? Quia (ut ita dixerim) nemo nostrûm inter eos securus ingreditur, nemo quietus permeat, nemo se-ptum eorum nisi dehonestatus pertransit. Etenim cum nos cujuslibet rei familiaris necessitas ire in publicum coëgerit, et instante domestica necessitate, ex angulo tugurii nostri in forum prosilire contigerit, mox ut stigmata in nobis Ordinis Sacri advertunt, acclamatione derisionis, ut amentes, et fatuos impetunt, prater illa puerorum quotidiana ludibria : quibus non satis est inferre lingua convitium, turpia exaggerare scurrilitatum; verum etiam tergo nos lapidibus insectari non desinunt etc. Semelhantemente Alvaro no Indicul. Luminos. n. 9: Lapidibus Sacerdotes Domini impetentes, ignominiosis verbis populum Domini denotantes , spurci'iarum fimo Christicolas transeuntes padore infando adspergunt, maiora minitando ringentes... Sic itidem et cum Sacerdotes Dei, casu quo quem obviant perviantes, lapides testaque arvissima ante vestigia eorum revolventes, ac improperioso, et infami nomine derogantes, vulgari proverbio, et cantico inhonesto suggillant, et fidei signum opprobrioso elogio decolorant Mas tornando aos Decretos Regios dados para exacerbar a perseguição; diz Sancto Eulogio no liv. II. cap. 14: Rex .. sciscitatur sapientes, explorat philosophos, regnique sui Consules super hac re perconctatur. Qui omnes . . . comprehendi Christianos, et vinculari sub arctissimos carceres decreverunt. Tunc jam procul dubio enecandi eos difficultas fuit adempta, si quisquam Vatis sui temerarius exprobrator ultra occurreret. Hac nos miseri opinione comperta, diffugimus, abimus, evagamur, delitescimus, timidoque discursu, et habitu demutato, nocturna si-Tentia carpimus. Decidente folio exturbamur , crebro mansiones mutamus, tutiora loca requirimus, ac tremebundi undequaque delabimur mori formidantes per gladium, quandoque morituri per debitum etc. No cap. 16 fallando da morte de Abderrahman, diz : Os illud, quod Sanctos Dei comburi pracepit, repente eadem hora divinitus obstruitur ; lingua verò , Angelo percutiente, repressa suo harens palato , ultra fari non potuit. Sicque portantium manibus in stratum reductus, quadam noctis ipsius hora spiritum reddens, priusquam rogus Sanctorum cadaverum extingueretur, idem vilà exemptus aterno clibano deputatus est, relinquens successorem imperii Mahomad primogenitum hostem Ecclesia Dei, et Christianorum malevolum persecutorem. Qui ingenito quodam odio sapius quastionem adversus fideles praponens, non illo inferior esse meritis apparuit, cujus nomine insignitus ostenditur. E conti-nuando no cap. 1. do liv. III. a descripção desta perseguição de Mahonossos não omittem a relação do que os Reis Mouros fizessem digno de louvor (47). Do que se vê qual seja o credito, que merecem aquelles Escriptores; pois como pódem Historiadores de boa fé passar em silencio factos tão notaveis, e publicos, quaes são não digo já os maus tratamentos feitos aos Catholicos (48), chegando até os fazer entrar como bens no seu commercio (49); mas as mor-

mad , diz : Et quia scriptum est : Secundum judicem populi , sic et ministri ejus; ipsis per idem tempus gubernacula Urbis committit, qui consimili zelo controversia adversus Dei populum laborantes, eum ubique affligerent, everterent, et opprimerent, verum etiam terroribus compulsi abominabilem confiterentur culturam : sic quoque maror importabilis, et persequutio truculenta undique nobis obvians plerosque pravaricationis laqueo immergebat. E na Carta ao Bispo de Pamplona Wiliesindo, falando da morte que davão aos Martyres, diz: Quorum decisa corpora stipitibus suspendentes, post aliquos dies igne cremarunt, corumque cineres fluvialibus aquis perdendos merserunt, pleraque verd inhumata pra foribus palatitrelinquentes volucibus, canibus que devoranda exposuerant, adhibitis custodiis militum, nequis Christian rum intuitu humanitatis carnibus nudata cadavera sepeliret. O mesmo repete no liv I. do Memorial. Continuou com o mesmo furor esta perseguição até ao martyrio do Sancto; pois quando Alvaro, escrevendo-lhe a vida, vai a fallar do seu martyrio, diz: Tempore... quo sava dominatio Arabum calliditatis astu omnes fines Hispania misere devastabat, quo Rex Mahomad incredibili rabie, et effranata sententia Cristicolum genus delere funditus cogitabat; nudti terrore cruentissimi Regis metuentes, ejus que insaniam modificare nitentes, per trucem voluntatis inique officium diversis, et exquisitis occasionibus gregem Christi impetere tentaverunt etc. Em muitas das notas seguintes haverá occasião de dar provas do mesmo para que esta serve

(47) Por exemplo, se Ebn Alhabar diz de Abderrahman II. (conforme a versão de Cosiri ) : Ædificiis publicis Urbem Cordobam exornavit, eamque, aquâ plumbeis fistulis deducta, mirifice l'eupletavit : Sancto Eulogio no cap. I. do liv. II. tinha dito delle : Cordobam summo apice extulit , honoribus sublimavit , gloria dilatavit , divitiis cumulavit , cunctarumque deliciarum mundi affluentià ultra quam credi vel dicifas est, vehementius ampliavit; ita ut in omni pompa saculari pradecessores generis sui

Reges excederet, superaret, et vinceret. (48) Além do que fica apontado na nota 46, e do que ainda se citará em notas seguintes, não podemos deixar de transcrever aqui humas palavras de Sancto Eulogio, que mostrão bem até que ponto os Mouros tinhão em aversão aos Christãos. São no liv. I. do Memorial. Sanct. n. 13. seguidas immediatamente a outras, que transcrevemos na nota 46: Adeo ut multi ex eis tacta indumentorum suorum nos indignos dijudicent, propiusque sibimet accedere execrentur : magnam scilicet coinquinationem existimantes, si in aliquo rerum suarum admisceamur.

(49) Ainda depois que os Mouros vivião subjugados, e tranquillos nas terras occupadas pelos Christãos, e sujeitas cos Reis/de Leão, conservavão Christãos escravos, de que daremos provas na segunda parte

desta Memoria.

# mortes crueis dadas a tantos (50), e a destruição de Martyres de Cordo. L ii tan-

(50) Apontaremos aqui os que consta que padecêrão nesta perseguição pela ordem chronologica, que montão a 53: e dos quaes exceptuando só quatro, todos os mais forão martyrizados no espaço de 10 an-Irmãos, Sevilhanos, padecêrão nos principios do I Santo Adulfo reinado de Abderrahman (Sancto Eulog. liv. 2 c. 8.) 2 S. João Os Martyrologios os trazem a 27 de Setembro. Foi 3 Santa Aurea sua vida escrita pelo Abbade Speraindeo (S. Eulog.) 4 S. Perfeito, Presbytero, natural de Cordova, em 11 de Abril de 850. (S. Eulog. liv. 2 c. 1.) 5 S. João, chamado o Confessor, padeceu depois d'Abril de 851 : pois diz Alvaro no Indicul. Luminos. n. 5 que fôra depois do martyrio de S. Perfeito hum anno, aut aliquid amplius. 6 Sancto Isaac, natural de Cordova, nascido em 824, padeceu em huma quarta feira 3 de Junho de 851. ( Sancto Eulog. no Prefac. do Memor. Sanct. ) 7 S. Sancho, da Gallia Comata, donde foi trazido prizioneiro para Cordova, era militar: padeceo dois dias depois de Sancto Isaac (S. Eulog. liv. II. c. 3: e na Carta ao Bispo de Pamplona. 8 S. Sabiniano, natural de Froniano junto a Cordova, Padecêrão todos 6 em hum Monge do Mosteiro Armilatense. 9 Sancto Habencio, natural de Cordova, recluso no Mos-Domingo 7 de Junho de 851. teiro de S. Christovão. 10 S Jeremias, Monge do Mosteiro Tabanense, Tio de (S. Eulog. I. 2. c. 4.) e Santo Isaac. II S. Pedro, de Ecija, Presbytero, e Abbade do Mosteiro seus corpos, com os dos Cuteclarense junto a Cordova. dois antece-12 S. Wistremundo, de Ecija, Monge do Mosteiro de S. dentes, quei-Zoyl, pouco mais de 30 milhas de Cordova, chamado Armilatense, do rio Armilata (Guadalmelleto.) mados no dia 12. (Id. liv. 13 S. Walabonso, natural de Elepla, Diacono no Mosteiro I.S. caterum. de Cuteclara. 14 S. Sisenando, natural de Beja, creado na Igreja de Sancto Acisclo, padeceu em huma quinta feira 16 de Julho de 851. (Id. liv. 2. c. 5.) 15 S. Paulo, Diacono, que estudou no Mosteiro de S. Zoyl, padeceu em huma segunda feira 20 de Julho de 851. (Id. liv. 2. cap. 6.) 16 S. Theodemiro, de Carmona, na Diocese de Sevilha, Monge, e ainda moço, padeceu em 25 de Julho do mesmo anno (Ibid). Em 24 de Novem-17 Santa Flora, cujo pai era de Sevilha, e a mai ! bro de 851; para a-- nimar as quaes esde Cordova. creveu S. Eulog. o 18 Santa Maria, Irmãa de S. Walabonso. Docum. Martyr. 19 S. Gumesindo, natural de Toledo, donde veio na infancia para Cordova, e ahi foi Paroco de huma Igreja no arrabalde : padeceu em 13 de Janeiro de 852. (S. Eulog. liv 2. cap. 9) 20 Sancto Aurelio, natural de Cordova, de pai Mouro, e mai Christa. 21 Santa Sabigotho, ou Natalia, mulher de Sancto Aurelio, cujos pais

erão Mahometanos, mas a mãi se converteu.

22 S. Jorge, de Belem, Monge do Mosteiro de Estes tres, com os dois antecedentes, pa-S. Sabbas, 8 milhas de Jerusalem, veio á Africa por mandado do seu Abbade, e de lá decêrão juntamente em 27 de Julho de 852. á Hespanha. 23 S. Felis, parente de Sancto Aurelio. ( S. Eulog. liv. 2. cap. 24 Santa Liliosa, mulher de S. Felis. 10.) 25 S. Christovão, natural de Cordova, parente, e disci-Padecêrão em pulo de Sancto Eulogio, descendente de Arabes, Monge no Mosteiro de S. Martinho de Rogana junto a 20 de Agosto de 852. [ Ibid. Cordova. 26 S. Leovigildo natural de Elvira, Monge, no Mosteiro cap. 11.) dos Sanctos Justo, e Pastor. 27 S. Emila, Diacono, natural de Cordova, educado na Em 15 de Setembro de 852 Igreja de S. Cypriano. 28 S. Jeremias, natural de Cordova, educado na mesma ( Ibid. cap. 12). Igreja, mas secular. Em 16 de Se-29 S. Rogello, natural de Parapazeda, Diocese d'Elvira, tembro de 852. Monge, é eunuco 30 S. Serviodeo, das partes do Oriente, tambem eunuco ( Ibid. cap. 13) 31 S. Fandila, natural de Acci, veio estudar a cordova, foi Monge no Mosteiro Tabanense, depois Presbytero no de S. Salvador; martyr em 18 de Junho de 853. (Id. liv. 3. c. 7.) 32 Sancto Anastacio, estudou, e servio na Igreja de Sancto Acisclo, foi Diacono, Monge, e por fim Padecêrão em 14 de Junho Sacerdote. 33 S. Felis, d'Acala, descendente d'Africanos, Monge de 853. ( Id. liv. 3. c. 8.) nas Asturias. 34 Sancta Digna , Religiosa do Mosteiro Tabanense. 35 Sancta Benilde, matrona avançada em idade. Em o dia seguinte. ( Ibíd cap. 9.) 36 Sancta Columba , ou Coloma ( que hoje dizemos Sancta Comba ) de pais nobres, e ricos de Cordova, Religiosa no Mosteiro Tabanense: em 17 de Setembro de 853. (Ib. cap. 10.) 37 Sancta Pomposa, natural de Cordova, Religiosa do Mosteiro de Pinamelaria, huma legoa da Cidade, fundação de seus pais : em 19 de Setembro do mesmo anno. (Ibid. cap. 11.) 38 Sancto Abundio, Presbytero de Ananellos, lugar da Serra de Cordova: 11 de Julho 854. (Ibid. cap. 12.) 39 Sancto Amador , Presbytero de Tucci , natural de Martos, donde veio estudar a Cordova. Em 30 de A-40 S. Pedro, Monge, natural de Cordova. -bril de 855. 41 S. Luiz, Irmão do Martyr S. Paulo, acima n. 15, (Ibid c. 13.) parente de Sancto Eulogio. 42 S. Witesindo, natural da Diocese de Egabro; Martyr no mesmo anno de 855. (Ibid. cap. 14.) 43 Sancto Elias, Sacerdote, Ancião da Provincia) Estes tres padecêrão Lusitana. em 17 de Abril de Ambos Monges, moços, e que 856. (Ibid. cap. 15:) 44 S. Paulo, 45 Sancto Isidoro, ( se entende serem de Cordova.

46 Sancto Argimiro, oriundo de Egabro, que teve o cargo de Censor, e removido delle se fez Monge: padeceu em 28 de Junho de 859.

(Ibid. cap. 16.).

tantos Templos (51)?

47 S. Rodrigo, natural de Egabro, Presbytero Padecêrão em 13 de Março de 857. (S. Eulog. Apologet.)

49 S. Eulogio, padeceu em hum sabbado á hora de noa, 11 de Março

50 Sancta Liocrisia, Virgem de Cordova; 4 dias depois de Sancto Eulogio (Alvar. na Vid. do Sancto).

Duas Virgens, cujo martyrio refere Aymon no Tratado sobre a
Trasladação dos Santos Jorge, e Aurelio; e se deve collocar no
anno de 859. (Flores tom. X. pag. 474, e 475)

53 Outro Martyr, que padeceu em 863, e de que faz menção o Abbade

Sansam, Proem. do liv. 2. (51) Sancto Eulogio no liv. III. fallando de Mohamad, diz : Jubet Ecclesias nuper structas diruere, et quidquid novo cultu in antiquis Basilicis splendebat, fueratque temporibus Arabum rudi formatione adjectum, elidere. Qua occasione ... etiam ea templorum culmina subruunt, qua à tempore pacis studiis, et industria Patrum erecta, penè tercentorum à diebus conditionis sua numerum excedebat annorum. O mesmo attesta Alvaro, Indicul. Luminos. n. 7.: Et licet hac omnia ab illis pro contempta, et derisione, vel odio, ut diximus, impleantur, dum Ecclesia Dei destruuntur, et antiqua soliditate templa formata terrà tenus coaquantur. Era consequencia desta destruição dos Templos a interrupção do Sacrificio, e dos Officios Divinos; e para estes mais se interromperem concorria, além da demolição dos Templos, a particular perseguição dos Ministros do culto. Alvaro no liv. cit. n. 14 : Eorum occasione Basilica Dei viduata à Sacerdotibus manent; et persecutione grassante interdictum est Sacrificium juge. Mas ouçamos a Sancto Eulogio, que mais se extende na descripção destes males. No Docum. Martyr; diz : Repleta sunt penetralia carceris Clericorum catervis ; viduata est Ecclesia sacro Prasulum, et Sacerdotum officio. Horrent Divina Tabernacula squalidam solitudinem; aranea texit templum, tenent cuncta silentium ... et desinentibus in conventu hymnis Cantionum Calestium, resonant abdita carceris murmure sancto psalmorum. Non promit Cantor divinum carmen in publico, non vox psalmist& tinit in choro, non Lector concionatur in pulpito, non Levita evangelizat in populo, non Sacerdos thus infert altaribus. E no Apologet: Ita ut nonnullas apud Cordobam . . . Basilicarum turres everteret , templorum arces dirueret, et excelsa pinnaculorum prosterneret, qua signorum pestamina erant, ad Conventum Canonicum quotidie Christicolis ineundum E na Carta ao Bispo de Pamplona Wiliesindo: Excandescens savus adversus Dei Ecclesiam furor tyrannicus omnia subvertit, cuncta vastavit, universa dispersit, retrudens carcere Episcopus, Presbyteros, Abbates, Levitas, et omnem Cterum: et quoscumque illa tempestate capere potuit, ferro devinctos, quasi mortuos saculi, subterraneis specubus immersit. E a respeito desta incarceração he para vêr o que diz em outros lugares: no liv. II. do Memor. Sanct. Cap. 1. fallando de hum Presbytero encarcerado diz : Erat enim idem Sacerdos pene viginti annos ergastulo mancipatus . . . illi subterraneo specui deputatus, penè decrepitus, et senio confectus, inde edu-ctus, publicis demum carceribus mancipatur. In his Martyres Christi usque in horam mortis degebant. In his parricidarum, homicidarum, latronum, Porém o que fez mais dolorosa aos Christãos, e verdadeiramente perniciosa a perseguição, foi o mau espirito de muitos dos mesmos, que professavão o Christianismo. Estando no serviço dos Mahometanos, por quem erão muitas vezes empregados em officios publicos civis, e militares (52), assim como por lisongearem a estes, ou não perderem as honras temporaes prevaricavão a sua profissão

et scortatorum improbi ausi, et execranda temeritas, ac diversorum criminum rei sub arctissima macerabantur custodia etc. E ás palavras subterraneo specui, nota Morales, que estas cavas, em fórma de cisternas, e de que os Mouros se servião para guardar o trigo, e de que se vêm ainda muitas pela Andaluzia, e principalmente nas fortalezas, as aproveitavão tambem para reclusão dos miseraveis. Chamavão a estas cavas matmoras, donde vem a palavra masmorra. Veja-se Vestig. da Lingua A-

rab. etc. v. matmorra. (52) Muitos são os lugares de Sancto Eulogio, que provão isto. No Memor. Sanct. Liv. II. Cap. 16 fallando do principio do reinado de Mohamad , diz : Nam ipso die , quo sceptrum regni adeptus est , Christianos abdicari palatio jussit, dignitate privavit; honore destituit, multa postmodum in nos mala irrogari disponens, etc. E no cap. 1. do Liv. III: Christianos omnes palatio abdicans, indignos aula principa!i ministerio promulgavit, quos iterum post non longo intervallo sub tributario censu prascribens plures pramio regali privavit, qui dudum militaribus vescebantur an-nonis. Hum dos cargos, em que vemos empregados Christãos, he o de Exceptor. Fallando Sancto Eulogio (no cap. 2. do liv. II.) do Sancto Martyr Isaac, diz: Adeo ut peritus, et doctus lingua Arabica Exceptoris reipublica officio fungeretur. De outro fallaremos na nota seguinte. As palavras, com que Sancto Eulogiose explica, como veremos na nota seguinte, a respeito deste cargo de Exceptor, mostrão que era cargo honorifico, e distinto. Budeu, e Morales julgão ser o mesmo que notario, ou escrivão; mas Flores (tom. X. p. 271) o toma antes por administrador, ou thesoureiro da fazenda; pois que só os ricos erão providos nelle. O certo he, que o mesmo, a que Sancto Eulogio chama exceptor, chama Alvaro ( no Indic. Lumin, n. 18) publicano. Outro officio, que servirão Catholicos, era o de Censor. Argimirus Cordoba Patritia (diz Sancto Eulogio liv. III. Cap. 16.) Censor à Rege prafectus extiterat, cum se motus ab adminis-tratione judicii otium Canobii incoleret quietus. Era pois officio de judicatura. O mesmo se colhe do Prologo do liv. I. do mesmo Memor. Sanct., onde fallando o Sancto da pratica que Sancto Isaac tivera com o Juiz, depois de dizer: Stupore nimio judex turbatus . . . manu extensa faciem ejus verberans, etc. diz que fora arguido pelos mais ; quòd gravitatis censoris oblitus leviter per semetipsum ad cadendum Martyrem egerit. Havia tambem o Officio de Scaraman, de que falla o Abbade Sansam, quando referindo a deposição do Bispo de Cordova Valencio, e intrusão de Estevão , diz : Dictatam sententiam Scaramanis Linfatiel spurcissimo oie, signis suis impetraverunt roborari. Donde se infere (diz Flores) que Scaraman era officio do que punha o sello irrefragavel nos Decretos, a que já se não podia obstar.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. são (53); assim por fazerem serviços vexavão os seus Irmãos (54); no que se distinguirão infelismente, além de hum Conde (55), dous Bispos (56).

Pas-

(53) Numquid (diz Alvaro no Indic. Lumin. n. 9.) ipsi nostri, qui palatino officio illorum jussis inserviunt, eorum non sunt implicati passim erroribus?.. Cum enim palam coram ethnicis orationem non faciunt, signo crucis oscitantes frontem non muniunt, Deum Christum non aperte coram eis, sed fugatis sermonibus proferunt. E Sancto Eulogio depois de ter dito no cap. 15 do liv. II. : Quidam illius temporis publica rei exceptor, prapotens vitiis, et divitiis, solo Christianismi nomine denotatus... à principio certaminibus beatorum infensus, detractor . . . verens infelicissimus omnium, ne jacturam honoris patiatur, etc.; repete no cap. 2. do liv. III : Multi autem sua se sponte à Christo divertentes adharebant iniquis, sectamque diaboli summo colebant affectu, sicuti ille spurius... de quo in Libr. II. meminimus, agit : qui sacularis reverentia pompam rebus praponens calestibus, inauditaque libidine pro Deo officium venerans, post biseno mense, quo Sanctos anathematizari decreverat, nosque fædis convitiis impetierat, honore dejectus est. Gratia itaque disertudinis lingua Arabica, qua nimium praditus erat solus è Christianis, à Consulibus in officio exceptoris detentus, post aliquos menses et palatio et ministerio est abdicatus. Quod factum non leviter ferens , cum se dejectum aspiceret , privatumque tanta dignitate altius suspiraret, prestantius Deo mori, quam non vivere saculo eligens, continuò fidem Sancta Trinitalis spernens, cedit secta perversitatis, et nequaquam se Christianum vult ultra videri . . . Idem verd post negationem in honorem pristinum restitutus, palatio reformatur, quo pedica, et hamus cateros illiciendi existens, foret aliis in pravaricationis scandalum, qui causa gloria temporalis sibi fuerat laqueus.

(54) Sancto Eulogio no cap. 5. do liv. III fallando da aggravação dos tributos por Mohamad diz: Quorumdam Christianorum ejus optioni favente nequitia . . . qui ut privilegium chirographa exigendi obtineant, sortem Domini, fideliumque Conventum suo vadimonio, vel crimine à Rege mer-

cantes importabili censûs onere colla aggravant miserorum.

(55) He o Conde Servando, do qual diz Sansam ( Liv. II. Apologet. n. s. ) Crudelitatis sua insidiam a Deo pratendit, ut censu publico addicens miseros, infinitum Christianorum numerum pravaricationis dispendio subderet . . . vectigalia solvere Ismaelitis Regibus compulit . . . Onines Basilicas Urbis pradicta tributarias fecit esse, et impurus hostis de purissimis oblationibus fidelium in usibus conlatis templi Dominici, thesauros fisci inhiatus est ampliare. E no n 8. prop. fin. : Omnes Christianos grafata Urbis Patricia in centum millia solidos dari . . sibi postulavit à Rege. ( 56 ) São estes Hostegesis Bispo de Malaga, e Recafredo Bispo de Cordova, e depois de Sevilha. Do primeiro ( do qual ainda teremos de fallar com magoa) diz a respeito do que aqui tratamos Sansam, no Apologet. Prefac. do Liv. II: Sed cur multa prosequar, cum prasidiali manu fultus Clericos in foro fecerit à militibus verberum ictibus sulcatos, decalvatos per plateas sub voce praconis attrahi, ac nudos hoc patiantur, clamantes,

qui Episcopo non solvunt debitos census . . . notatis . . . singulorum vocabulis, Cordubam... petiit, et comprovinciales plebes, ut censu publico ultra modum vexarentur, civilis hostis expetiit. E no n. 4. fallando do Bispo Samuel, tio do mesmo Hostegesis : qui sub prateatu Episcopii Elia 6. XIV. Disputas entre os Christãos a cerca dos que se expunhão ao marty-rio.

Passárão a mais: huns pela violencia da perseguição apostatárão (57); outros pretendião não só justificar os Mouros, asseverando não haver perseguição (58) contra os Ca-

ao marty-beritanam Ecclesiam diuturno tempore immundissime pressit ... In ipso Paraceves die Cordubam petiit, et tonso tenus cute capite, Christum denegans Muslemitis, quia jam circumcisus erat, facile adhasit, et ritui eorum post Sacerdotium inservivit. Deinde Dominum Jesum in suis membris non est veritus persequi; et Sacerdotes, ac Ministros ejus carceri mancipare, altariaque Dei vectigalia coëgit exolvere. De Recafredo diz Alvaro na Vida de Sancto Eulogio n. 4: Recafredus Episcopus super Ecclesias, et Clericos quasi turbo violentus insiluit; omnes que Sacerdotes, quos potuit, carcerali vinculo alligavit. E no n. 6: Sed redeundum est ad Recafredi Episcopi tempora, et qua arte à Sacrificio se suspenderit, ne ejus glutinaretur errori, proferendum. Namque ipsis diebus cuncti ei et vi, et potestate addicti, jussu regio subditi, iniquo videbantur hosti adjuncti: et qui priore insurrectione adversi, et erecte contra eum steterunt, tunc terrore conciti, quasi familiares harebant non mente, sed corpore; nec dilectione cordis, sed compulsione terroris; et ne aditus ei amplius nocendi daretur.

(57) Sancto Eulogio (Memor. Sanctor Lib. II. Cap. 15): Multi...
nobiscum vel fugere, vel compati, vel etiam delitescere recusantes, pietatem relinquant, sidem pravaricantur, abdicant Religionem, Crucifixum detestantur; sese (proh dolor!) impietati tradentes submittunt colla damonibus, blasphemant, detrahunt, subvertuntque Christicolas. E Alvaro na Vida de S. Eulogio, fallando da perseguição de Mohamad; depois de humas palavras, que transcrevêmos na nota 46, continúa: Plerique Christum negando se pracipitio commiserunt: alii duris tormentis agitati commoti sunt. Porro alii florenti virtute stabiliti sunt, et fundati etc. Veja-se o que a-

pontamos na nota 53. (58) Siti sunt nonnulli (diz Alvaro no Indicul. Lumin. n. 2..) fervore speciali indigni, amore fidei fiigidi, pavore terreno, et ictu gladii territi, qui non pressa voce, seu rauca fauce, dissoluto labio, obtorta lingua, martyrium nostro tempore gestum invectione magis idonea detrahunt, vel sugillant, et diabolo, quantum in eis est, palmam victoria tradere non recu-sant. E no n. 3: Adicitis: Tempus persecutionis non est... Quis his partibus terra persecutionem hodie negat, aut dormiens jugum servitutis somno socordia portat, aut elatas cum ethnicis pede superbia subjectos Christi tirunculos calcat. Numquid non sumus jugo servitutis addicti, importabili censu gravati, rebus nudati, contumeliorum fascibus pressi, in proverbium, et canticum versi, theatrum universis Gentilibus facti? Illi dicunt non esse persecutionis tempus : ego reclamantibus è regione profero, mortifera nos tempora invenisse. Illi asserunt, hos sine hostili processisse impulsu; ego ipsorum asserentium professione firmabo gentilitio eos oppressos zelo. E prova isto com o martyrio de S. Perfeito procurado, e aprovado pelos Mouros: depois com o de S. João tambem insultado, e provocado. E continua no n. 6: Est ne adhuc aliquis nube erroris forte possessus, face iniquitatis conspersus, qui neget persecutionis hoc existere tempus? Et qua maior poterit esse persecutio, cujus que modi sit jam severior expectanda dejectio, quando quod corde rationabiliter creditur, ore in publico non profertur ? Ecce enim Lex publica pendet, et legalis jussio per omnem regnum eorum discurrit, ut qui blasphemaverit flagelletur, et qui percusserit occidatur. Ecce et quotidie horis diurgis , et nocturnis in turribus suis , et mon-

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. Catholicos; mas até condemnavão o procedimento dos Martyres, que espontaneamente provocavão o martyrio, ou se offerecião a elle (59); e até chegárão a authorizar a sua impugnação com a decisão de hum Concilio (60). Tom. VII.

tibus caligosis Dominum maledicunt . . . Et non solum mente jucunda, acceptione serena, respectione modesta, venena recipimus . . . sed quod per-niciosius est, adversantibus et zelo Dei ut Elias zelantibus adversamus, ac surdâ aure cum inimicis Summi Dei amicitias conligamus, et placentes eis nostra Fidei derogamus... Quotidie opprobriis, et mille contumeliorum fascibus obruti persecutionem nos dicimus non habere. E continuando na descripção dos ultrajes, que em outra nota transcrevêmos, exclama: Ethoc iterum, ac tertio, innumere va nobis, qui hanc eorum subsannationis derisionem portamus, et de persecutionis anti-Christi tempore dubitamus. E no 7., que começa: Numquid non isti sunt, qui Hierusalem maledicunt, et muros fidei sancta Sion destruunt, et succendunt? depois de fazer applicação aos ultrajes, que os Mouros nos fazião, conclue: Angelus... Domini maledicere jussit habitatores terra illius, qui tantum in auxilium fortium Domini non venere. Et nos, qui fortes Domini concalcant, et Sacra Dei, atque verê Sancta Sanctorum inrident, maledictionibus impulsari proferimus esse non dignum, sed indiscretum, vel iniquum adstruimus credi debere.

Plurimi etiam (diz Sancto Eulogio no Memor. Martyr. Lib. II. (59) Cap. 15) qui pridem nobiscum sano sensu victorias Martyrum pradicabant, constantiam efferebant, laudabant trophaa, extollebant agonem, tam ex Sacerdotibus, quam ex laicis, sententias mutant, aliter sentiunt, judicant indiscretos quos hactenus felicissimos asserebant. Illi autem, qui ab initio actus non destiterunt infamare Sanctorum, fæda que susurratione eorum conati sunt intentionem evertere, bellum, quod militibus gloriosis nequiverunt inferre, in nos crudeliter vertunt, etc. E nomea especialmente o Exercise. ceptor, de que fallamos na nota 53. Veja-se o que dizemos nas duas

notas seguintes.

(60) Para Abderrahman conseguir melhor os seus fins, fez que se convocasse hum Concilio dos Bispos Catholicos, para que condemnasse o zelo dos Christãos, que se expunhão ao martyrio. Este Concilio congregado com effeito no anno 8,2., pouco antes da morte de Abderrahman, he tratado, por alguns Authores modernos, de Conciliabulo, e de Congresso de Satanaz, por assentarem, que nelle foi realmente condemnado, e prohibido o zelo dos Martyres espontaneos. Ao contrario Flores ( Espan. Sagr. Tom. X. p. 359, e seguintes) tomou a empreza de defender o Concilio, o qual louvando o martyrio, e os Martyres, só por prudencia, afim de evitar a furia do Rei, e a total exterminação dos Catholicos, usara de expressões equivocas. Como porém não ha outra noticia deste Concilio mais, que a que dá Sancto Eulogio no cap. 15 do Liv. II, aqui transcreveremos as suas palavras: Et quamquam metu compulsi, seu Metropolitanorum judicio, qui ob eamdem causam tunc è diversis Pro-vinciis à Rege fuerant adunati, aliquid commentaremur, quod ipsius Tyranni, ac populorum serperet aures; inhibitum esse martyrium; nec licere cuiquam deinceps ad palastram professionis discurrere, pramisso Pontificali Decreto, ipsa littera nunciarunt. Eademque schada minime decedentium agonem impugnans, quod futuros laudabiliter extolleret milites percipitar : veHouverão comtudo generosos Defensores da causa dos Martyres, como o grande Sancto Eulogio (61), e o sábio, e pio Alvaro de Cordova (62); que com os seus Escritos refutárão todos os argumentos, com que os detractores dos Martyres pretendião córar a sua opinião: depois de ter o mesmo Alvaro dado já assaz mostra do seu zelo nos Escritos contra hum famoso Judeo apostata (63): que nem esta peste faltou áquelles desgraçados tempos!

rumtamen allegorice edita nisi à prudentibus adverti non poterat. Non tamen inculpabile illud fuisse putamus simulationis consultum: quod aliud gestans, et aliud sonans, quasi à discursu martyriali plebem compescere videbatur. Quinimo nisi legitima satisfactione, saltem pro plebe, nullatenus remitten-dum esse confitemur. O certo he, que todos os argumentos, que formavão para detrahir á santidade dos Martyres, que derão causa á Obra de Sancto Eulogio = Memoriale Sanctorum =, e aos quaes elle responde no 1. Livro, erão anteriores a este Concilio: pois que o Concilio foi tido em 852, e depois de 16 de Setembro, dia em que padecerão os Sanctos Rogello, e Serviodeo, por occasião de cujo martyrio procedeu Ahderrahman á convocação de hum Concelho dos Proceres, e depois á do Concilio dos Bispos; e o Liv. I. da dita Obra, e os primeiros 6 capitulos do 2.º (que acabão no martyrio de S. Theodemiro de Carmona, que padecen em 25 de Julho de 851, onde o Sancto fazia de conta concluir a Obra) forão escritos no mesmo anno de 851. ( Veja se Flores Tom. X. p. 440, e seguintes) E só a renovação da perseguição he que o obrigou a continuar a Obra, como elle declara no principio do cap. 7 : Hucusque finem Libri II. esse decreveram; hucusque terminum Sanctorum ad hujusmodi palastram currentium esse putaveram : nec quemquam post tot discrimina Ecclesiarum, nostrumque carcerem talia certamina opinatus sum aggressurum, Verum quia Sanctorum numerum prasaga divinitas adhuc disponebat augeri, talium professione; ideo postmodum quorumdam mentes multiplici ardore inflammans, plures prioribus ad illud destinavit certamen etc. (61) A primeira Obra, que Sancto Eulogio escreveu para a justificação dos Martyres, foi a de que acabamos de fallar na nota antecedente: e na Carta, que o Sancto escreveu a Alvaro, remettendo-lhe o 1.º Livro, e os seis primeiros capitulos do 2.º da mesma Obra ( a qual Carta se pode vêr no tom. XI da Espan, Sagr. p. 295 ) expoe claramente o motivo, que o obrigou a escrevella: Dum subità omnes ex martyrio Beati Isaac turbaremur, totaque Urbs tanta rei novitatem stupesceret, copere omnes tam clerici quam laici magnanimiter colere quod actum est, summoque honore tanti pradicatoris extollere constantiam. Sed dum coalescens calor divinus multos incenderet, ageretque catervas fidelium in forum descendere, ac pramissa fidei confessione hostem Ecclesia detestari; illico ira-cundia Tyranni savientis omnes exterriti, inaudita versibilitate sententias mutant, detrahunt, maledicunt, auctoresque magni sceleris et eos, qui ta-

lia agunt, et qui eis favent, annutiant... Qua de re nisus sum huic insistere Operi, etc. A' cerca das mais Obras, que o Sancto compoz a resepeito dos Martyres, veja-se acima a nota;

(62) Sobre os Escritos de Alvaro de Cordova veja-se a mesma nota;

(63) Era este, Eleazaro, chamado antes Bodo, filho de pais Ale-

Mas durante o mesmo tempo da perseguição vemos outros trabalhos da Igreja, que obrigárão a congregar Con-Concilios cilios em Cordova; hum para decidir se se podia ter de Cordo-communicação com Prelados, e Ecclesiasticos discolos (64); outro, em que pelas más artes do Bispo Hostegesis foi condemnado o Veneravel Abbade Sansam, que contra os erros do mesmo Bispo intrepidamente defendeu a doutrina da Fé (65): no que tambem o imitou-

maens, do qual tratão os Annaes Bertinianos no anno 839, onde fallão dos seus principios, e apostasia, e da sua vinda de França a Çaragoça; e no anno 847, em que referem a supplica, que os Christãos de Hespanha fizerão ao Rei de França, para que mandasse recolher aos seus Estados o dito Apostata, que tanto mal fazia á Religião com o seu perverso zelo. Sabemos que no anno 840. se achava elle em Cordova; porque nesse anno já contra elle escrevia Alvaro. Quatro Cartas temos deste dirigidas a Eleazaro, que se podem vêr no tom. XI. da Espan. Sagr. debaixo dos numeros 14, 16, 18, e 20: as que medeão entre estes numeros, isto he, 15, 17, e 19. são fragmentos das que o mesmo Judeo dirigia a Alvaro.

(64) Na Carta, em que o Bispo de Cordova Saulo respondeu a Alvaro, que lhe pedia a imposição da penitencia ( e que entre as Cartas deste he a 12) recusando o que se lhe pedia, pelo motivo de não poder communicar nas cousas sagradas com os que julgava apartados da doutrina da Igreja, diz: Non est mensura mea judicandum de talibus, nisi fuerit, inspirante Deo, Concilio legitimo eorum et nostra quastio ventilanda. E depois : Cur illos damnatis, qui hactenus conciliarem servant censuram, nec pereuntis multitudinis ducuntur exemplo; sed illa, qua Patrum sanxit auctoritas, inconvulso retinent animo, donec plurimorum Episcoporum sententià aut confirmetur edictum, aut temperetur decreto consultum? E Alvaro na resposta (que he a 13) lhe diz: Oh felix, et multum felix, quem Concilii tempus, quod expectatis, invenerit? Na Carta (que alli tem o n. 10) que parece ser do mesmo Bispo, e he escripta a outro, mostra elle, que pela decisão do Concilio, que tinha esperado, retractára a sua primeira opinião: Unanimitate prabentes concordiam (diz elle) et discordia radicitus ambientes extirpare funditus massam, presantiam nostram fratribus nostris, et Consacerdotibus, sive filiis peculiarem exhibere protinus nancti, et que vera sunt, partim severitate judicii, partim lenitate sententia gliscentes exequere, tantis se testimoniorum probationibus munierunt, tantisque Patrum sententiis, que compassione egerant plebium, firmaverunt; ut pene eisdem in aliquid obviare non sit ejus, qui cuncta se judicio, et exemplo Patrum asserit innodare. Fateor . . . ad tanta, et talia, qua ex virorum industria obtulerunt, opuscula, obstupui, et sententiam meam aliter hactenus aucupatam, veraciori, et probatiori indagatione probata in meliori ductu, et universali Collegio commutavi, etc. Foi isto pelos annos 861. (Veja-se Espan. Sagr. Tom. X. p. 286).

(65) Já se póde ter formado alguma idea do Bispo Hostegesis pelo que apontámos na nota 56. Aqui transcreveremos mais algumas palavras do Abbade Sansam no Prefacio do Liv. II. do seu Apologet., em que

bem o descreve. Primus auctor sceleris, et haresis renovator isticine Ostegesis . . . Malacitanus dignoscitur esse. Qui pessimá inlectus cupiditate, et turpi instigatus fraude, non aliter rabiei sua putavit satisfacere, nisi indepto à vicesimo circiter anno contra decreta Sacrorum Canonum apice Episcopil ex rebus miserorum in miseriam anima sua capisset thesaurizare; sicque male adepto ordine, peius non destitit utere: et simoniace emptum capit Sacerdotium Christi distrahere, ut illos faciat Sacerdotii (si Sacerdotium dici fas est ) officium agere, quos sibi prius constiterit muneribus intercessisse. E depois de individuar as suas extorsões, de que fallámos na nota 56, continúa : Quibus opibus ditatus Regibus, et Prioribus Palatii xenia, et dona tradens, et dellicatos cibos, ac flaventia pocula instituens cum ipsis regiis filiis, fratribus, vel palatinis, non parcit usque ad nauseam crapulis inservire, etc. Hum homem tal bem era de esperar, que se deixasse levar dos erros, a que o conduzisse a sua ignorancia. Começando a impugnallos o Abbade Sansam, assentou o mau Bispo em o reconvir, notando-o de Herege, e fazendo congregar em Cordova contra elle hum Concilio no anno 862. Tres dias antes da abertura deste entregou Sansam aos Bispos a sua Confissão de Fé ( que se acha no cap. 1. do Liv. II. do Apologetico ) a qual como diz o mesmo Sansam no cap. seguinte, em que refere o facto) ab eis non solum irreprehensibilis, verum etiam approbaretur laudabilis. Mas sem attender a nada Hostegesis; dictatam (continua Sansam) adversum me ante dudum tomi sententiam haresis sua, sicut à me ex ejus textu ostendetur, felle oppletam legi pracepit. E do que continua se conhecerá a indole deste Concilio: In qua cateros cirumsedentes Episcopos, utpote indiscreta simplicitate possessos, et metu impiorum in superbia fascibus sedentium, et in malis actibus gloriantium, territos roborare coegit cum suorum manu invitos. Et quia una cum eis . . . residebat Valentius , ad roborandum in ipso pittacio ideirco est inlectus, ne videretur illis contradicere, à quibus nuper fuerat consecratus; putans melius illis posse quotidiano colloquio veritatem insinuare, et ad regula tramitem eorum corda, pænaliter à Deo durata, reducere, meque ad proprium ordinem revocare, quam resistendo superhis, in sua superbia confidentibus, contraire... quique post alicuod tempus insensatum cor eorum prospiciens . . . ad malum tantummodo para. tum, consensum illorum Episcoporum, qui in ipsam, quam non persenserant, haresim roboraverant, licet inviti, expetere non piguit, in absolutionem mei. Cui alii lingua, alii propriis annuentes epistolis, ab omnibus ego Catholicus afirmatus, illis in proprio sum visus reformari officio, et nulli penitus obnoxius damno. Fuere autem Episcopi, qui epistolis me censuerunt suis absolvi; hi; Ariulfus videlicet, qui Concilio non adfuerat, Emeritensis Sedis Metropolitanus Episcopus; Saro Beatiensis Sedis Episcopus, qui et ipse in priori Collegio non fuerat inventus; Reculfus quoque Egabrensis Sedis Episcopus; sed et Beatus Astigitanus Episcopus, qui sententiam suam in Va-1entii Episcopi posuit manus ; Joannes verd Bastitanus Episcopus ; Genesius quoque Urcitanus nihilominus Episcopus; sed et Teudegutus Pontifex Illicitanus ore proprio injustam damnationem justa censuerunt Valentio Episcopo absolutione sanare. Miro verò Asidonensis Sedis Episcopus suorum Coëpiscoporum Epistolas legens, et ad sensum perpendens, una cum ipso Domino meo Valentio residens, priorem definitionem decrevit infringere, et maturo consilio usus me in pristinum gradum maluit restaurare. Quod inlustris Vir mente benigna non distulit agere Sed et petitionem Clericorum, et plebium audiens Ecclesia Sancti Zoyli, ubi ejusdem Beatissimi Martyris noscitur corpus conditum esse, eorum elegit minus idoneo mihi curam injungere. Transcrevemos todo este lugar, por ser o em que temos a noticia deste Concilio; ou Conciliabulo de Cordova, e os nomes dos Bispos da Provincia, e a justificação do bom Defensor da Fé.

tou o Sancto Presbytero Leovigildo (66).

E que males não experimentaria a Disciplina da Igreja em taes tempos? Eleições violentas (67), ou si- 6. XVI.

(66) Não podendo Hostegesis em 864 resistir á impugnação do Pres- tica Ignobytero Lecvigildo, o qual declarou que só communicaria com elle, e rancia. seus sectarios, se detestassem publicamente a sua heresia, a saber Que DEOS não está em toda a parte por essensia; e que o Verbo não havia encarnado no ventre, mas sim no coração de MARIA Santissima « condescendendo Hostegesis em aparencia, se jactou do triunfo, e escreveu huma Confissão de Fé, que remetteu a Tucci, Cidade ao Oriente de Cordova, 14 ou 15 legoas (hoje Martos ) onde se achava em voluntario degredo o Abbade Sansam; a qual defeituosa, e maliciosa Confis-são se acha no cap., do liv. II. do Apologetico do mesmo Abbade: e este nos capitulos seguintes refuta os erros, que Hostegesis não tinha largado. Transcreveremos aqui algumas palavras de Sansam, de quem havemos este facto. No cap. 4. do liv. II. Era 902: Idem sacrilegus Hostis Jesu Cordubam petens, à quodam Levvigildo Ansefredi filio cum fuisset reprehensus pessimam haresim induxisse, dum aliud subtilitatem in Deo, aliud naturam non puduisset pradicare; aliam credulitatem ex sua, et Coëpiscoporum suorum persona visus est scribere . . . Plebibus Tuccitana Cathedra in qua inserens multa risu digna, et subsannationibus apta, nil jam se arbittatus est errasse, aut minus fecisse; sed illa prorsus expressisse qua nullus posset ultra Catholicus reprehendere... Cæpitque ex illius Leovigildi, coram longe positis, ad se reditu gloriari, tacito viri nomine. A' quo, et si non, ut decuit, in omnibus, tamen in aliquibus reprehensus, atque convictus, initiavit illa malè cauto silentio tegere, qua olim prasumptuosa stoliditas non pavitaverat pradicare: Nos ( aiendo ) Deum per subtilitatem, non per substantiam, intra omnia credimus esse. Verum ne haresis sua laqueis ad integrum sineretur ab aucupe suo evadere; postquam eun habitare intra omnia se credere dixit, intra rationales spiritus, et irrationales pecudes, atque insensibiles creaturas illum fore negavit. E no cap. 10., que tem por titulo = Contra ea, que in Tomi principio posita sunt = diz: Nunc lectori pravidendum est, utrum vera sint ea, qua volo adversus fidem illam, quam sub nomine Episcoporum Batica Hostis Jesu scriptitans Tuccitana plebi jussit sine hasitatione credere. E procede a transcrever as clausulas da tal Confissão, e a refutallas.

(67) Vejamos como Sansam no Prefacio do Liv. II. do seu Apologetico descreve a deposição do bom Bispo Valencio, e intrusão de Estevão pela facção do Bispo Hostegesis, e do Conde Servando: Consilio armati patris sui Zabuli per Ismaelita Regis imperium, qui non fatetur Christum esse Altissimi Filium illum (Valentium) tentaverunt pontificali honore privare. Depositoque eo, ut illi putant, Sayonum Muslemitum obsequente manu, Stephanum, cognomento Flacconem, importunum, nullo petente electum, nullo quarente advocatum, nullius Metropolitani prasentia, vel informatu ordinatum, quem sibi sola jussione regia fecerant, Metropolitanum Episcopum Cordobam venire jusserunt, et una cum eo Reculfum Egabrensem, et Beatum Astigitanum, quorum mentes multis terrorribus reddiderant pavidas, multisque minis tremebundas, in Basilicam Sancti Aciscti fecerunt residere. Et quia deerant omnes Catholici Cordobensis Ecclesia, qui tempora Concilii vocabantur ex nomine, ad vicem eorum aliqui residere Judai, nec

moniacas, e contra todas as Regras Canonicas (68): Clero sem instrucção de Religião (69); applicando-se os Christãos mais á Litteratura Arabe, que os attrahia a Cordova, do que á Sciencia Sagrada (70), e á sua mesma Lingua

non et Sayones Muzlemiti. In quo conventu territi, concussique Presbyteri, et Ministri, qui ab ipso infando hoste conducunt altaria Christi, in depositionem Valentii Episcopi, qui sic se professus est credere, et pradicare, ut omnis confitetur, et pradicat toga Catholica Ecclesia... dictatam sententiam Scaramanis lymphatici (al. Linfatiel) spurcissimo ore suis signis imperaverunt roborari.

(68) Fallando Sansam (no Pref. cit. n. 2.) de Hostegesis; depois do periodo, que começa: Qui pessima, etc. que já transcrevemos na not. 65 até à palavra intercessisse ; continua : Et qui gratiam Spiritus Sancti multis nummis suspicatur adquisisse, ex illius distractione non cunctatur argenti metullum aggerare. Na Carta de Alvaro de Cordova ao Bispo Saulo (que he a 13 entre as do mesmo Alvaro) n. 3. diz elle: Recolite, obsecro, consecrationis vestra non inculpata principia, et pene simoniaco errore propinquo. Poterant enim quovis asserente Canonica incohationis vestra primordia comprobari, si quadringenti solidi non fuissent palam eunuchis, vel aliis exsoluti; imo non clam, sed per chirographa Arabica ex Ecclesia prospera, quod inlicitum est debitoribus, erogati, et ex illo ministerio congregati, quo non licitum est laicis etiam fidelibus aliqua impertire, siquidem super solos Sacerdotes rescula dispertiuntur Ecclesia. E continua: Quanti, quaso, Sacerdotes sine testimonio ordinati? quanti sine conniventia Clericorum, vel filiorum Ecclesia consecrati ? Quanta Ecclesia duplicato Sacerdote, id est, binis Pastoribus, contra Patrum institutiones divisa? Quanti contra Canones per omnes Basilicas in diversos ordines constituti per vos extiterint, rogo ipsi videte.

(69) Esta ignorancia da Religião, maiormente nos Sacerdotes, lamenta o Abbade Sansam no liv. I. do Apologet. cap. 1. n. 6: Sed sunt nounulli in tantum desidia dediti, ut Sacramenta Fidei sua negligant discere. Et, quod peius est, ex Sacerdotali ordine, per quos omne corpus Ecclesia fidem suam debebat agnoscere. Nec hoc sibi reputant ad delicti contagionem pertinere, quod constat eos veritatem fidei ignorare, etc. E por isso julgou preciso extender-se tanto neste I. Livro em explicar os Mysterios da Fé, antes de refutar os erros, que o obrigárão a escrever este Opusculo.

(70) Ouçamos como lamenta isto Alvaro no Indicul. Lumin. prop. fin. Sic et dum illorum sacramenta inquirimus, et Philosophorum, imò Philocomporum sectas scire, non pro ipsorum convincendis erroribus, sed pro elegantia leporis, et locutione luculenter diserta, neglectis sanctis lectionibus, congregamus, nihil aliud, quam numerum nominis ejus in cubiculo nostro, quasi idola conlocamus. Quis, rogo, hodie solers in nostris fidelibus laicis invenitur, qui Scripturis Sanctis intentus volumina quorumcumque Doctorum latine conscripta respiciat? Quis Evangelico, quis Prophetico, quis Apostolico ustus tenetur amore? Nonne omnes juvenes Christiani vultu decori, lingua diserti, habitu, gestuque conspicui, gentilitia eruditione praclari, Arabico eloquio sublimati, volumina Caldaorum avidissime tractant, intentissime legunt, ardentissime disserunt, et ingenti studio congregantes, lata, constrictaque lingua laudando divulgant, Ecclesiasticam pulchritudinem ignorantes, et Ecclesia flumina de paradiso manantia, quasi vilissima contemnentes?

patria (71): e de todo se perderia a instrucção Christá, Mosteiros, a não serem os Mosteiros, e Igrejas, que no mesmo districto de Cordova se conservárão (72); e onde forão edu-

ca-

(71) A's palavras rranscriptas na nota antecedente se seguem immediatamente estas : Heu pro dolor ! linguam ( al. legem ) suam nesciunt Christiani, et linguam propriam non advertunt Latini, ita ut omni Christi Collegio vix inveniatur unus in milleno hominum numero, qui salutatorias fratri possit rationabiliter dirigere litteras. Et reperitur absque numero multiplex turba, qui erudite Caldaicas verborum explicet pompas. Ita ut metrice eruditiori ab ipsis Gentibus carmine, et sublimiori pulchritudine finales clausulas unus littera coarctatione decorent, et juxta quod lingua ipsius requirit idioma, que onnes vocales apices commata claudit et cola, rythmice, imo, uti ipsis competit, metrice universi alphabeti littere per varias dictiones plurimas variantes uno fine constringuntur, vel simili apice. O Abbade Sansam no liv. II. do Apologetico, cap. 7. começando a refutar a Sentença contra elle proferida por Hostegesis; o primeiro defeito, que lhe nota, he a barbaridade da linguagem: Ubi si latinitatem quis quarat, difficilem poterit invenire. Si Ortographia disciplinam, nullam sentiet esse... Qui non dicam Grammaticus, non Rhetoricus, non Dialecticus, non Philosophus, aut Orthographus, sed, ut ita dicam, tantummodo Litterarum utcumque imbutus non illum risu dignum poterit definire? E notando individualmente os erros grammaticaes; e dizendo, que era me-lhor callar-se, e não deixar taes monumentos á posteridade, accrescenta: Nam, crede mihi, quia ha ignoiantia tenebra adolebuntur quandeque, et adhuc reddetur Hispania notitia artis grammatica, et tunc omnibus apparebit quantis erroribus subjaceas ipse, qui hodie à brutis hominibus putaris litteras noscere. Mas ainda alguns dos que erão instruidos na Sciencia Christã, não deixavão de se instruir na Lingua Arabe. Fallando Sancto Eulogio do Sancto Martyr Isaac, Monge do Mosteiro Tabanense (Prafat. Libr. I.) diz: Ille, ut erat apprime litteris Arabicis imbutus, arabice dans illi responsum, etc. E no cap. 1. do liv. II. depois de fallar na instrucção ecclesiastica do Martyr S. Perfeito, accrescenta: nec non ex parte Lingue Arabica cognitus, etc. E no cap. 12. fallando da educação ecclesiastica, que tiverao os Sanctos Martyres Emila, e Jeremias, continúa: Et quoniam uterque Arabico insigniter prapoilebat eloquio, etc. O Abbade Sansam era encarregado de traduzir em Latim as Cartas do Rey Mouro, como elle mesmo attesta no Prefacio do liv. II. do Apologet. n. 9 .: Dum Epistola Regis Hispania ad Regem Francorum essent sub Era DCOCCI dirigenda, appellatus ex Regio Decreto ego ipse, quatenus, ut pridem facere consueveram, ex Caldao sermone in Latinum eloquium ipsas litteras deberem transferre, adfui, et feci.

(72) As Igrejas, de que ha noticia certa, que existissem em Cordova nesta epoca, chegão a 18: são as seguintes. Dentro da Cidade : A de Sancto Acisclo, da qual falla em muitos lugares Sancto Eulogio, e o Arcipreste Cypriano nos seus Poêmas : A de S. Zoyl, de que falla Sancto Eulogio no liv. II. Cap. 6, e 11: e o Abbade Sansam no Prefacio do liv. II. do Apologet. : A dos Tres Martyres, isto he, dedicada aos Sanctos Martyres de Cordova Fausto, Januario, e Marçal, de que falla Sancto Eulogio no liv. II. Cap 9, e 10. : A de S. Cypriano, Bispo, e Martyr, de que faz menção Sancto Eulogio Liv. II. Cap. 12, e liv. III.

cados muitos (73), que depois illustrárão esta Igreja opprimida.

Is-

Cap. 10 : n. 5; e o Presbytero Leovigildo no Exord. do Trat. de Habitu Clericorum = O Mosteiro de S. Genesio, á cerca do qual se pode vêr Sancto Eulogio no liv. II. Cap. 10 n. 13; e no Apologet. n. 18; e Alvaro na Vida de Sancto Eulogio = A de Santa Olaya (Sancto Eulogio liv. III. Cap. 10, e 11.) = Basilica B. Maria, que ainda existia em 1147, no qual anno foi nella sepultado S. Martinho de Soure, segundo Salviato, na sua Vida = Fóra da Cidade havia os seguintes: O Mosteiro de S. Christovão, perto da Cidade, ao meio-dia (Sancto Eulogio liv. II. Cap. 4, 9, e 10.) = A Igreja dos Sanctos Cosme, e Damião, no sitio chamado Colubris (Sancto Eulogio no fim do Apologet.) = O Mosteiro de S. Felis em Froniano, tres legoas de Cordova ao poente ( Sancto Eulogio, Memor. Sanct. Liv. II. cap. 8.) = O Mosteiro de S. Martinho em Rojana, lugar na montanha de Cordova, duas milhas da Cidade (Sancto Eulogio liv. II. Cap. 11) = O Mosteiro dos Sanctos Justo e Pastor, no interior da mesma montanha, em hum sitio chamado Fraga, seis legoas da Cidade (Sancto Eulogio no liv. cit.) = 0 Mosteiro de S. Salvador, ou Pinamelariense, por ser fundado nas faldas de huma penha muito povoada de abelhas, 4 milhas da Cidade (Sancto Eulogio liv. III. Cap. 11.) = O Mosteiro Armilatense, assim chamado da vizinhança do rio Armilata (hoje Guadalmellato) com a invocação de S. Zoyl, mais de 30 milhas de Cordova (Sancto Eulogio liv. II. Cap. 4.) = O Mosteiro Cuteclarense, por ser fundado no lugar de Cuteclara perto de Cordova, ao poente, dedicado á Santissima Virgem, e era de Religiosas (Sancto Eulogio liv. III. Cap fin.) = O Mosteiro duplex chamado Tabanense, do lugar de Tabanos, 7 milhas de Cordova, ao norte (Sancto Eulogio liv. II. Cap. 2, e 10.) foi destruido no anno 853. (Sancto Eulogio liv. III. Cap. 10.) = Havia tambem huma Igreja no lugar de Ananelos, na montanha de Cordova; de que faz menção Sancto Eulogio liv. III. Cap. 12. = Outra finalmente no lugar de Ausinianos, duas legoas de Cordova ao poente; da qual tambem falla Sancto Eulogio liv. II. Cap. 8.

(73) Fallando Sancto Eulogio, no cap. 1. liv. II., do Martyr S. Perfeito, diz: Sub padagogis Basilica S. Aciscli clara eruditione nutritus, plenissime ecclesiasticis disciplinis imbutus, et vivaci educatione litteraria captus, etc. E no cap. 4 diz dos Sanctos Martyres Pedro, e Walabonso: Cordobam studio meditandi adeuntes liberalibus disciplinis traditi sunt. No cap. 5 tratando do Sancto Martyr Sisenando, diz: Ex Pacenci Oppido ortus Cordobam intuitu discendi avectus est, ibique apud Basilicam B. Aciscli... digniter enutritus. No cap. 6 diz, fallando de S. Paulo Diacono: Apud Basilicam, qua corporis B. Martyris Zoyli prasentid illustratur; spiritualibus enutritus est disciplinis. No cap. 9 diz: Sanctus Gumesindus... apud Basilicam Sanctorum Trium, qua Faustus, Januarius, et Martialis Martyres prasentialibus corporum suorum favilis quiescunt, digna padagogorum educatione in Dei timure clarescit. No cap. 12 diz dos Sanctos Martyres Emila, e Jeremias: Qui ab infantia sua apud Basilicam S. Cypriani litteras educentes, unus ad ministerium Diaconii consecratus, alter in habitu laicali degebat simpliciter. No cap. 7 do liv. III: Hic (S. Fandila) exurbe Accitana progenitus Cordobam discendi gratia veniens, totam pene

Isto ao mesmo tempo nos mostra, que ainda na for- Conservaça da perseguição, a pezar de serem ludibriados os Chris-ção do tãos, e maiormente os Ecclesiasticos, e desmantelados mui-culto externo em tos templos, nunca se prohibio inteiramente o exercicio do Cordova. culto Divino, para que erão chamados os Christãos mesmo com toque de sinos (74); assim como o não era aos Tom. VII.

pubertatem ibidem sub padagogi traditione peragens, etc. No cap. 8 failando do Martyr Sancto Anastasio, diz : Qui ab ineunte atate apud Basilicam Sancti Aciscli Cordubensis disciplinis, et litteris eruditus usque ad plenam juventutem ibidem in Diaconatûs officio degens, etc. E no cap. 10, em que falla de Sancta Comba, diz : Montem ad studium Scripturarum convertens, fit admodum eruditior investigandi, ac disserendi sententiarum obscura. De Vicente, como Mestre no seu tempo, faz menção Alvaro na Carta 1. n. 13: Noster nunc Doctor Vincentius implorando taliter dicit: Ipse Verbum Patris, etc. E na 4. n. 29; fallando, como na 1., a João de Sevilha: Illud verò Vincentii nostri dictum, quod infringis, quo animo dictum sit, advertere debes. E mais adiente : Ista, qua Vincentio eruditis. simo objicis, etc. No n. 28. da mesma Carta faz tambem menção de Basilisco, como Escriptor: Audi quid Basiliscus Elipando dicat, etc. Veja-

se Espan. Sagr. Tom. XI. p. 6-8.

(74) Nos mesmos lugares, em que Sancto Eulogio, e Alvaro de Cordova descrevem as perseguições, e maus tratamentos feitos aos Christãos no exercicio da Religião, de que apontamos alguns, especialmente na nota 46, supõe, que aquelle exercicio não era-totalmente impedido. Aqui só apontaremos os lugares, em que se faz expressa menção da convocação com o toque de sino para as horas dos Divinos Officios. Sancto Eulogio (Memor. Sanct. Liv. 1. n. 7.) Quid illud memorem, quod in contumeliam signi venerabilis proferunt, quod cum forte competens tempus psallendi signum fidelibus dare compulerit, et imminens hora obsecrationis indicium populis facere consuetum poposcerit; mox ut illectum superstitione mendaci vulgus clangorem tinientis metalli aure captaverit, in omnem maledictionem, et spurcitiam linguam admovere non differt. E Alvaro ( Indicul. Lumin. n. 6:) Sed cum Basilica signum, hoc est, tinientis aris sonitum, qui pro conventu Ecclesia adunando Horis omnibus Canonicis percutitur, audiunt, derisioni, et comtemptui inhiantes, moventes capita, infanda iterando congeminant, et omnem sexum, universamque statem, totiusque Christi Domini gregem non uniformi subsannio, sed milleno contu-meliarum infamio maledice impetunt, et derident. E Sancto Eulogio na Epistola II. a Alvaro: Omnes ad orationum arma currentes horam nonam in Dei laude persolvimus. Ac deinceps auctis tripudiis, vespertinum, matutinum, et missale Sacrificium... celebravimns. E Sansam no Prefacio do liv. II. do Apologet. n. 2: Ipso die, quo vespertinis Officiis in honorem Genitricis Domini solemniter consuevit Ecclesia celebrare, etc. De não haver a expressa prohibição do exercicio do culto he que muitos pretendião sustentar, que não havia perseguição contra a Religião Christã, como vimos na nota 18, em que transcrevemos alguns lugares de Alvaro. Ao que aqui acrescentaremos; que Sancto Eulogio no liv. I. n. 15 huma das objecções, que refere ser feita contra os Martyres, he a seguinte : Calumniantur etiam inimici ultroneum ad mortem eorum progressum, quos pasEcclesiasticos, usar publicamente do seu competente trage, que os distinguia dos Seculares (75). Só havia rigorosa prohibição dos Reis Mouros, para que os Christãos entrassem jámais em suas mesquitas (76), ou dissessem mal do seu Profeta (77).

Quan-

sim liberalitas Regis suum incolas jusserat Christianismum. E no n. 23: Unde libenter à cultoribus ejusdem Vatis interregni eorum privilegia Fidei Christiana sinimur gestare vexillum. Quasi eorum patientia sit deputandum, quod inter ipsos sine molestia Fidei degimus, et non potius Divina dispensationi

sit referendum.

(75) Descrevendo Sancto Eulogio no liv. I. n. 13. a perseguição, entre outras palavras, que transcrevemos na nota 46, tem estas: Mow ut stigmata in nobis Ordinis Sacri advertunt, acclamatione derisionis, ut amentes, et fatuos impetunt. O mesmo Sancto no Apologet. fallando do Presbytero S. Rodrigo, diz: Quem ut cernit stigmata pia Religionis ferentem, etc. Já dissemos, que o Presbytero Leovigildo escreveu hum Tratado de habitu Clericorum, em que explica as mysticas significações dos seus vestidos. As mesmas Virgens consagradas a Deos usavão do veo indicativo do seu estado. Sancto Eulogio fallando de Sancta Aurea no cap. 17. do liv. III. diz: Sacra devotionis insignitam stigmate. Alvaro de Cordova, na Carta 13 n. 2, diz de hum certo sujeito: Quem habitus confessorem, et lingua comprobat derisorem; quem staminia, et lana ovium religiosum adprobat, et prolixitas barba laicum adfirmat.

(76) Fallando Sancto Eulogio (no cap. 13 do liv. II.) dos Sanctos Rogello, e Serviodeo, diz: Nititurque (cohors malignantium) perimere Sanctos, qui delubrum suum intrare prosumpserant (quod apud illos quoque grande facinus reputant)... At verò pro ev, quòd templum suum evangelizando intrassent, decernunt eva Tyranni, et Consules prius manibus, pedibusque

abscissis, decollari postremò.

(77) Ecce . . . Lew publica pendet (diz Alvaro, Indic. Luminos. n. 6.) et legalis jussio per omne regnum corum discurrit, ut qui blasphemaverit flagelletur, et qui percusserit occidatur. A execução desta Lei se vê em varios factos, que Sancto Eulogio refere. No liv. I. Memorial. Sanctor. n. 6. fallando do martyrio do Sancto João, diz : Super quem inimici Dei viventis falsum coram judice testimonium proferentes hujuscemodi contra eum crimen deponunt : Novimus hunc, o Judex, in subsannationem Doctoris nostri semper insistere, eumque maledicis verbis irreverenter impetere ... Cujus rei nos testes sumus, et in veritate dignum hunc morte confitemur. Verum quia minus idoneorum accusatione testium impetebatur, nec poterat ei mortem inferre objectio testationis eorum, damnatur Dei servus acrioribus flagris, etc. E no cap. 10 do liv. II, fazendo menção deste mesmo castigo, diz que a turba dos circunstantes clamava: Nullatenus dignam sui sceleris-pænam eumdem adhuc persolvisse, quippe quem tanta reverentia Vatem subsannatione impetere non verentem plectendum polius morte turpissima congruebat. E no mesmo cap. refere a falla, que o Sancto Monge Jorge fizera aos Mouros, que levavão outros Martyres para o supplicio, dizendo-lhes: Quare privilegium hoc fidelibus irrogatis, et vanum colere violenter cogitis numen, quos sancta Fides proprios hactenus vindicavit?... An non poteritis vos infernalia claustra adire, nisi nos comites habeatis?

Quanto ao Governo Civil, permittião aos Christãos of XVIII. ter o seu fôro proprio; e não só Ministros inferiores, mas se aos hum Supremo Magistrado com o titulo de Conde (78); Christãos o o qual suposto não tivesse a mesma extenção de poder, Ministros e que no Governo Gothico ( pois que lhe faltava a parte Regedores com o tipertencente á guerra) tinha todo o que respeitava á admi-tulo de N ii

Numquid sine nobis aterna vos cruciamina non adurent? Vos abite; vos illuc pergite perituri, quo simul cum duce vestro inferorum deliciis perfruamini, etc. E continua a narração: Vix ille sermonem compleverat, et jam furens dextra satellitum in injuriam Monachi laborat, etc. E fallando mais adiante dos Martyres Aurelio, Felis, Sabigotho, e Liliosa: Sed his oppido in professione sua demorantibus, lictoribus perimendos instituunt Consules : sospitem abire sanctum Georgium decernentes, pro eo, quod iidem ipsi Optimates, et Priores Palatii nihil conviciorum proferentem eum adversus Vatem suum audiissent. Ille verd: ... Cur (ait) d Principes, de professione mea, quam coram vobis non protuli, dubitatis? aut putatis me de discipulo Satans quidquam prosperum cogitare? Ego enim, ut verius agnos-catis, illum angelum, qui eidem praceptori vestro, transfigurando se in spiritum lucis, apparuit, damonem credo fuisse, et hunc cunctis abjectiorem hominibus adjudico, utpote diaboli credulum, Antichisti ministrum, et vitiorum omnium labyrinthum ; qui non solum se voragine barathri immerserit, verum et nos seguipedas sua inania instituta aternis dedicavit incendiis. Tunc in insaniam Proceres concitati pravalidam una simul cum cateris sententia

necandum pracipiunt.

(78) Tempo consideravel antes que Alvaro de Cordova escrevesse ao Medico Romano a Carta (que entre as referidas por Flores he a nona escrita em 861. ) tinha o mesmo Romano sido Conde dos Christãos; pois lhe diz ( no n. 6 ): Tempore quippe vestro aliorum causas erat nobis explicere licitum : e por isso não só lhe dá o tratamento de Serenissimo Senhor; mas na epigrafe escreve : Serenissimo omnium Catholicorum Summo. Mas já ao tempo, que Alvaro escrevia esta Carta, era Conde Servando, dizendo immediatamente antes das palavras acima citadas: Quidquid verò Felix Gratiosi Judicis filius in aures Domini Servandi Comitis . . immiserit , etc. Este Conde Servando he famoso pela união, que teve com o mau Bispo Hostegesis, para servir de flagello aos Christãos, a quem devia defender. Para dar idea delle, basta transcrever aqui hum lugar do Abbade Sansam no Prefacio do liv. II. do Apologet. Auxiliator denique, et collega ipsius Hostis Jesu savissimi, stolidus, et procax, elatus, et arrogans , avarus , et rapax , crudelis , et pertinax , superbus , et super Dominum audax Servandus noscitur esse. Qui licet dispari ordine, non tamen dissimili crudelitate calumniatur Ecclesiam Dei. Nam propter peccata populi indepto Comitatu Cordoba Urbis patritia, nulla praditus generis dignitate, nulla decoratus originis nobilitate, sed ex servis potius ortus Ecclesia, ipsius Hostis Jesu consobrinam in matrimonio accepit. Ao contrario mostrava ser pio o Conde Adulfo, a cujo rogo fez o Arcipreste Cypriano o Epigramma, que se pode ver no tom. XI. da Espan. Sagr. p. 524, e começa: Hoc opus illustri Comitis clarescit Adulfo: assim como o Conde Guifredo cazado com a Condessa Guisinda, a quem he dirigido o 4. Epigramma do mesmo Cypriano (Ibid, p. 525).

nistração da Justiça, e Economia: devia ser escolhido d'entre as pessoas de raça illustre : não era cargo vitalicio; pois vemos eleitos Condes, vivendo ainda seus Antecessores. Tinhão tambem os Christãos seus Juizes, e Advogados (79), como era preciso para a expedição dos processos.

Pelos fins do seculo IX. acabão os Escriptores, a quem devemos as noticias até aqui apontadas. Daqui por diante teremos de recorrer aos Historiadores Arabes modernos, que só fazem menção dos feitos de armas; e que Christãos nesses mesmos quasi nunca concordão com os nossos an-

de Cor- tigos Chronicões.

O reinado de Abdalá, com que rematou o seculo IX. do seculo e se passárão os primeiros annos do X., he occupado com sidade de revoluções, e rebeliões intestinas, que jámais o deixárão recorrer respirar (80); e de que restou a seu successor Abderrahdiante aos man III. materia em que trabalhar por bons 20 annos, para poder obter algum socego (81), e tomar o titulo de

Acabão os Escritos dos Audova pelos fins Authores Arabes. Florece a Litteratura em Cordova.

(79) Vê-se isto das palavras de Alvaro na Carta 9. citadas na nota

anticedente. (80) Eo Rege (diz o Extracto de Casiri) Hispania universa, si Cordobam excipias, ab ejus fide defecit. Consta pelos Historiadores Arabes, que sendo no tempo deste Rei a renda do Estado 3000000 dinheiros, foi preciso applicar i della ao pagamento, i ás despesas da Casa Real, e i á reserva, e que comtudo se não poude desempenhar das despesas, que os seus Antecessores havião feito nas guerras, e revoluções. Reinou

Abdalá desde 888. até 912. (81) O tempo da entrada de Abderrahman III. no governo descreve exactamente Ebn Alhabar, dizendo : Abdelrrahmanus Abdala Regis nepos ... ad solium evectus est anno Egira 300, feria quinta, die 1. Rabii prioris. E a respeito do seu governo: Idenque Hispaniarum Rex è stirpe Ommiaditarum octavus, Alnasserus Ledinalla dictus, felicissimum, ac lon-gissimum pra cateris tum Occidentis, tum Orientis Imperatoribus sortitus est regnum ... Hic Arabum factiones , et bella civilia , quibus universa Hispania jum diu ardebat , prudentia , et fortitudine penitus delevit , extinvitque : adeo , ut eo Rege Imperium justitia , et pace maxime floruerit. O mesmo Historiador depois de fallar da rebelião do Mouro Suar, que se fez forte nos montes de Granada, e foi vencido, e morto por Abdalá, e de como por sua morte os rebeldes enthronisárão a Saideu Ben Giudi, Syro de nação, o qual tambem em huma batalha junto a Granada foi tomado, e morto; continua: In illius locum Mahometus Ben Adha Abdallatiph Alhamdani, gente Persa, ac oppidi Alhama, vulgo Aljama, Princeps suffectus esse traditur : qui etiam ab Rege Abdelrrahmano hujus nominis tertio pralio superatus, multisque vulneribus acceptis in fugam turpiter conDE LITTERATURA PORTUGUEZA. 101

Emir Elmumenin, ou Commandante dos Fieis (82) (titulo até ahi privativo dos Califas (83) do Oriente); e se fazer finalmente respeitar dos maiores Soberanos da Europa (84). Não desmentio do seu poder em armas seu fi-

jectus est. E diz que Rasis põe este successo no anno 311. da Egira (de Christo 923). Por consequencia não fôrão as rebeliões apasiguadas tão sem esfusão de sangue por Abderrahman, como geralmente gabão os Historiadores Arabes modernos. Por occasião da noticia dos sobreditos Conjurados feitos fortes em Granada, faz Casiri a seguinte nota: Atque hic observandum est, prasidia ab Arabibus conjuratis ea tempestate in Granata montibus constituta, vernaculo sermone Alborgela, id est, Sociorum propugnacula dicta fuisse: quam vocem corrupto, ut moris est, sono hodie Hispani Alpujarras efferunt. Não deixou comtudo Abderrahman de ter guerras com os Christãos nos mesmos 20 annos, que os Authores Arabes dizem, que elle gastou em pacificar as revoluções intestinas; como huma expedição contra Galliza no anno 308 da Egira (de Christo 920) com o soccorro dos Navarros, e Francezes, de que se recolheu a Cordova victorioso, etc. Diz mais o Historiador Abu Abbas, que este Rei era inclinado a guerras; mas que depois que perdêra a batalha chamada dos fossos, nunça mais fôra em pessoa ás batalhas; que aquella se déra no anno da Egira 323 (anno 935) junto a Camora, que na primeira investida levárão os Mouros a vantagem; mas que dando-lhes os Christãos as costas até os trazerem ao sitio dos fossos, voltárão então sobre elles e lhes matárão 50,000 homens: que passados alguns tempos expedira o Mouro hum grande exercito contra Camora, commandado por Generaes de grande nome, e que apresentando estes batalha aos Christãos, lhes matarão dobrada gente do que os Mouros havião perdido na batalha antecedente. Se confrontamos estas relações com o que se acha nos nossos Historiadores antigos, e por isso mais dignos de fé, vemos, que lhes são bem contrarios. As mesmas circunstancias da nariação do Author Arabe o arguem de falsidade, e de ignorancia. Chama Galliza a tudo o que era do dominio dos Reis de Leão, e Biscaia ao que he propriamente Navarra. O dizer, que na batalha, que se seguio á dos fossos perdêrão os Christãos dobrada gente da que os Mouros naquella havião perdido, he dizer, que perderão 100 Dooo homens: e bem se sabe que os exercitos dos Christãos neste tempo não erão, nem podião ser tão numerosos. Semelhante contradicção se acha em outras expedições, que do mesmo Rei contão os Arabes

(82) Nenhum dos Antecessores de Abderrahman se tinha atrevido a tomar este augusto titulo, que era proprio dos Califas do Oriente: porém como por este tempo da grandeza de Abderrahman na Hespanha prevalecêrão os Turcos no Oriente contra o Imperio dos Arabes, usurpando-lhes não só o paiz, mas o governo; por isso Abderrahman se apo-

derou daquelle titulo.

(\$3) Kalifah significa Vigario, Successor: e he o nome de huma dignidade Soberana, que comprehende poder absoluto, e authoridade independente sobre tudo o que respeita à Religião, e ao Governo Politico. Veja-se Herbelot. v. Kalifah.

(84) Diversos Principes Christãos mandárão seus Embaixadores a

filho Alhakem II. (85), e o excedeu no cuidado da Litteratura (86), que então mais que nunca floreceu em Cordova.

Mas

a Cordova a pedir a Abderrahman a sua amizade. Conta o Historiador Abu Abás muito por miudo a embaixada, e presentes do Imperador de Constantinopla Constantino no anno 336. da Egira (anno 947.), além das embaixadas d'Alemanha, França, Roma, Sicilia, Catalunha, Gal-

liza, Asturias, e Navarra.

<sup>(85)</sup> Contão os Historiadores Arabes varias expedições de Alhakem, em que o fazem sempre victorioso; como huma em 968, em que derrotou os Gallegos unidos com os Biscainhos; outra no anno seguinte, em que tomou Calahorra, e assolou outras terras; e que por fim os Soberanos de Biscaia, Barcelona, e Tarragona mandárão seus embaixadores a pedir paz a Alhakem, que lha concedeu com as condições de demolirem as fortalezas, e Castellos contiguos ás Terras dos Moslemanos; e de não acommetterem os Soldados Christãos nunca as Terras suas visignas.

<sup>(86)</sup> Já nas notas 70, 71, e 73. vimos como os mesmos Christãos concorrião a Cordova para se instituirem. E qual seria a cultura das Letras nos Arabes? Só dos monumentos Arabico-Hispanos, que existem na Biblio. theca do Escurial, deu D. Miguel Casiri o catalogo em 2. Volumes in fol. impressos em 1760, e 1770, que chegão a 1851. Codices, divididos pelas classes de Grammaticos, Rhetoricos, Poetas, Filologos, e Miscellaneos, Lexicograficos, Filosofos, Ethicos, e Politicos, Medicos, de Historia Natural, Mathematicos, Juristas, Theologos dos diversos ramos, Geografos, Historiadores: havendo em todas estas classes infinitos, que florecêrão em Cordova, e mais Provincias sujeitas aos Reis Arabes da Hespanha, e muitos nascidos nas nossas Provincias, especialmente Poetas, de que alli se podem vêr amplos catalogos; assim como hum extracto da Historia, que compoz Abu Baker Alcodad Ebn Alhabar natural de Valença, no seculo XIII., intitulada: Vestis Serica; sc. Virorum genere, et dignitate illustrium, qui apud Hispanos Poëseos laude claruerunt : enxerindo nella muitos versos dos mesmos Authores. Por exemplo (restringindo-nos aqui a alguns do tempo de Alhakem, e pouco antes) nomêa varios Irmãos de Abdalá insignes em Poesia; e outros quatro mais igualmente instruidos. E fallando de Abderrahman III. diz : Adeo ut eo Rege Imperium justitia, et pace maxime floruerit; ac proinde littera quas ipse honoribus, pramiisque fovebat, et suo etiam exemplo promovebat, non parum ceperint incrementi. E de Abdala Abu Mohamad filho do mesmo Abderrahman , diz : Litteris à pueritia operam dedit , in quibus haud parum profecit : nam Legis , ac Poëtices , qua excelluit , peritia etiam Philosophia, et Astronomia studium adjunxit. Praterea Historiam Imperatorum Abbassidarum ad sua tempora perductam, perinde atque alia tum soluta, tum stricta oratione conscripsit. E de outro filho por nome Mahomad Ben Abdelmalek diz: Insignis fuit poëta. E chegando a Alhakem, diz : Alhakemus omni scientiarum genere fuit excultissimus, ita ut summan in eo juris peritiam, nec vulgarem eruditionem facile agnosceres. Nullum umquam evolvit librum, in quo doctas annotationes manu sua exaratas non reliquerit. Bonarum Artium in Hispania augendarum imprimis studiosus, eruditos quosque viros ex Oriente, summis propositis pramiis evocandos,

Mas o reinado de Haxam II. (que occupou com a Conquisultima quarta parte do seculo X. alguns annos ainda do Conquis-XI.) foi fatal para os Christãos pelas hostilidades do ce-mansor. lebre Almansor, de que muito soffrêrão as nossas Provincias Lusitania (87) e Galliza (88), e finalmente Leão (89) capital do Imperio Hespanhol.

Com

Codices praterea omni doctrina refertos immensis pecunia largitionibus undique conquirendos curavit. Quorum tanta confluxerat copia, ut si Scriptoribus fides, Bibliotheca Regia illo avo ad sexcenta voluminum millia excreverit: qua nonnisi quadraginta quatuor ingenti mole catalogis recensebantur. Celeberrima Cordubensis Academia tanti Principis auspiciis condita, complura etiam Collegia studiorum causa extructa, complures per universam Hispaniam Bibliotheca conflata; nec pauci Scriptores, eodem Rege auctone, virorum doctrina, et eruditione inter Hispanos excellentium facta litteris consignarunt. No catalogo, que das ditas Bibliothecas formou Abu Baker, enumera 150 Escriptores de Cordova, 52 de Almeria, 61 de Murça, 25 Portuguezes, 53 de Malaga, e muitos outros de Sevilha, Granada, e Valença. Dos Codices, que Casiri achou de Christãos, pertencentes á classe Theologica, e colloca no fim do tom. I. debaixo do titulo Christiani, só hum contém Obra de Author da nossa Epoca, de que daremos noticia na II. Parte desta Memoria.

(87) Æra 1026 (diz o Chron. Lusit.) 3. Calend. Julii., Almansor Ben Amet cepit Colimbriam, et sicut à multis senibus audivimus, deserta fuit septem annis; postea readificaverunt eam Ismaelita, et tenuerunt eam. Æra 1028. Non. Decemb. Almansor cepit Montem-majorem. Æra 1033. Almansor cepit Castellum de Aguilar, quod est in ripa Sausa in Portugal-

lensi Provincia

(88) A Historia Nafhi Ettib, que conta 56. expedições de Almansor, faz mais miuda relação da expedição a S. Tiago (que põe no numero da 48) dizendo, que elle sahio de Cordova em hum sabbado, ultimo dia de Jumadi de 387. da Egira (anno 997.) com hum numeroso exercito, e veio a hum sitio chamado Cacer de Ben Danes (Alcacer do Sal) onde dividio suas tropas, e se proveu de mantimentos para as de terra, e da armada; marchou com a cavalleria por terra, e embarcando a infanteria, lhe deu ordem que o esperassem na margem do Douro. Chegando aqui proveu de nevo o exercito, e continuou a marcha por terra, e a armada navegou até aos portos de Galliza. A pezar de grandes difficuldades passou com o exercito o rio Minho, e tomou a fortaleza de S. Pelayo, e outras Povoações, que forão saqueadas, e destruidas: dahi passou as planicies, e Povoações do sitio da Cidade de S. Tiago, que achou evacuada de gente ; a qual depois de saqueada foi destruida com suas muralhas, e templos: porém não consentio Almansor que destruissem, nem profanassem o de S. Tiago. Passou adiante até huma grande montanha muito povoada, donde tirou muitas riquezas, e captivou algumas pessoas; e daquelle sitio retrocedeu, por não poder passar a cavallaria mais avante. Na retirada fez caminho pelas terras de Bermudo filho de Ordonho, com quem tinha paz; o qual lhe sahio ao encontro com sua gente para o comprimentar. Almansor o recebeu com agrado, mandou vestir sua gente, e os despedio para suas terras; e elle se poz em marcha para Cordova.

o. XXI. Decadender dos

Comtudo este esforso foi como de moribundo: pois cia do po. com o fim do Seculo X. acaba tambem a superioridade dos Reis Mouros, que debilitados com as ultimas perdas, que tiverão, vencido Abdelmalek, filho de Almansor, é com as rebeliões, e divisões intestinas, deixárão engrossar e fortificar as forças dos Reis de Leão e Castella (90). Mas

> (89) Sabe-se como Almansor em 995 marchou contra Leão, e que junto à Cidade teve huma batalha com o Rey D. Bermudo, em que o o venceu: que na primavera de 996, veio pôr cêrco á Cidade, que se defendeu por espaço de hum anno, e então foi entrada, e destruida; assim como muitas outras Povoações, e Mosteiros: e que por morte de Almansor, a qual pouco depois aconteceu, veio seu filho Abdelmalek arruinar o resto da fortificação de Leão: mas depois foi vencido em batalha pelo Conde D. Garcia Fernandes com os Lecnezes pelo fim do seculo X., que he tambem o fim do poder dos Mouros a respeito dos Reis

de Leão. Veja-se Espan. Sagr. Tom. 34, pag. 303-312.

(90) Fallando Ebn Alhabar do fim de Almansor diz: Postremo bellum gerens adversus Gallacia Regem, qui Toletum oppugnatum audacter venerat , in morbum incidit , quo in dies iugravescente , cursu ad urbem Madinat Selim ( vulgo Medina celi ) invectus est , ubi decessit anno Egira-392. (anno 1002) die 25. Ramdani. E continua: Extincto Almansore ejus filius Abdelmalekus, alio nomine Almodhpher, preficitur, rei militaris scientià, et victoriarum multitudine aquè illustris atque Almansor ejus parens. Seguio Abdelmalek as pizadas de seu pay, quanto ao governo do Estado, independentemente do Califa Haxam, e quanto ás expedições contra os Christãos, pelos quaes ultimamente foi vencido em batalha ( como dissemos na nota antecedente. ) Morto finalmente, com 7 annos de governo, no de 1009, teve seu Irmão Abderrahman a industria de se fazer eleger successor do Reino por huma escriptura assignada pelo Califa Haxam, pelos Grandes do seu Conselho, e pelos principaes Ministros da Ley. Isto acabou de exasperar os animos, já irritados por seu Irmão, não só dos Chefes das Tropas Egypciacas, e da Arabia Felis (os quaes esperando que o governo na falta dos Califas Ommiadas passasse para elles, vião que se hia perpetuando na familia dos Beni Amer com o maior despotismo, e desprezo do verdadeiro Califa) mas tambem do Povo. Apenas Abderrahman sahio de Cordova na frente de hum exercito contra Galliza, os Chefes das tropas sobreditas, que esperavão aquella occasião, forão a Palacio, depozerão a Haxam, e elegerão hum seu parente, e da mesma familia dos Ommiadas, chamado Mohamed Ben Has xam, por sobrenome Almohtadi. Constando isto a Abderrahman, voltoulogo para Cordova; porém antes de entrar na Cidade se vio desamparado da sua Tropa; e ao chegar á porta do Paço foi morto, não contando mais de 4 mezes de governo. Os do partido da familia Beni Amer pretendião acclamar outro Califa, que era Haxam Ben Soliman, da Familia dos Occasiones dos Califa dos Compandos dos Califa dos Compandos dos Califa dos milia dos Ommiadas, que fôra mandado vir da Africa. A este se inclinou mais ainda o Povo de Cordova; e crescendo o partido de hum e outro deu em huma guerra civil, em que morreu bastante gente de ambas as facções: mas por fim prevaleceu a de Almohtadi. A Soliman, e seus filhos forão cortadas as cabeças. Outro Soliman primo dos mertos

DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

105

Mas he preciso já voltarmos a estes, e descobrirmos como desde os generosos esforços de D. Pelayo se começou a formar o Reino das Asturias e Leão, e nelle se foi conservando com a Christandade a Legislação, e costumes Visigothicos, recebendo com o andar do tempo, indispensaveis modificações, e degenerações, até ao ponto, em que delle sahio a Monarchia Portugueza. Daremos pois huma rapida vista da Chronologia historica destes Reis; e depois entraremos na averiguação dos costumes, e Leis pela ordem systematica das materias.

De D. Pelayo só podemos dizer, que foi o glorioso 6. XXII. Parte Restaurador das Hespanhas, oppondo-se com a sua peque-da Memona Tropa ao formidavel poder Sarraceno, e dando o exemenia. Reis das Astuplo, e o animo aos seus Successores: pois que delle só resta rias. D. memoria destas acções guerreiras (91), e suas immediatas Pelayo. consequencias, como são a povoação de algumas terras, e

reedificação de Igrejas.

Tom. VII.

0

Mas

foi logo eleito pelo seu partido, a quem seguio toda a Tropa Barbaresca, e com elle passárão para as Povoações, e planicies a roubar, e matar, sem perdoar a pessoa alguma. Não podendo Almohtadi resistir á furia do seu contrario, mandou pedir soccorro ao filho de D. Affonso, e sahio com os Christãos, e com os seus contra Soliman. Dada a batalha, ficou Almohtadi derrotado com perda de vinte e tantos mil homens entre Mouros e Christãos, e fugio para Toledo. Aqui se refez de nova tropa com a dos Christãos, que segunda vez pedio ao filho de D. Affonso (julga-se ser D. Ramon, Senhor de Barcelona, por coincidir com o seu tempo este facto acontecido no anno 400. da Egira (anno 1010), e veio buscar Soliman a Cordova; o qual então foi vencido: mas depois de varias alternativas, os seus mesmos matárão a Almohtadi, e nomeárão Uadeh Governador por parte do Califa Haxam, a quem conservavão prezo, como causa, pela sua froxidão, de todos os males. Continuando porém Soliman o sitio, que tinha posto á Cidade, mandou o Governador Uadeh pedir soccorro a D. Afonso V.: e respondendo este, que lho daria com a condição de se lhe entregarem todas as fortalezas, e terras, que Almansor tinha tomado; e não querendo o Governador acceitar tal condição, foi continuando o sitio até que a Cidade foi tomada por assalto no anno 407. da Egira (1016). Huns dizem que o Califa Haxam fôra morto, outros que fugira. O Catalogo dos Reis, ou Governadores Arabes, que se seguirão, se póde vêr no Appendix desta Memoria.

anno 407. da Egira (1016). Huns dizem que o Califa Haxam fôra morto, outros que fugira. O Catalogo dos Reis, ou Governadores Arabes, que se seguirão, se póde vêr no Appendix desta Memoria.

(91) Já na nota 16 dissemos qual he a chronologia mais bem recebida da celebre batalha de D. Pelayo. Quanto ás suas acções bellicas; na escriptura de D. Affonço Casto citada na nota 2. se diz : Ex qua peste (Arabici gladii) tua dextera, Xpe, famulum tuum eruisti Pelagium. Qui in Principis sublimatus potentia, victorialiter dimicans, hostes perculit, et Christianorum, Asturumque gentem victor sublimando defendit. O Albel-

4. XXIII. la , Aurelio, Silo, Mauregato, Bermudo I.

Mas logo passado o curto reinado de seu filho D. la, D. Af. Favila (92), seu Genro D. Affonso I., ou o Catholico, fonso o não se conteve na defensiva, começando as conquistas, e Catholico; estendendo-as ás nossas Provincias (93). Imitou-o no es-

> dense (n. 47 da edição de Flores ) diz : Pelagius filius Veremundi , nepos Ruderici Regis Toletani. Ipse primus ingressus est in Asturibus montibus sub rupe in antrum de Auseba. E no n. 50: Primus in Asturias Pelagius regnavit in Canicas annis XIX. Iste à Vitizane Rege de Toleto expulsus Asturias ingressus est, postquam à Sarracenis Spania occupata est. Iste primus contra eos sumpsit rebellionem in Asturias, regnante Juseph in Cordova, et in Legione Civitate Sarracenorum jussa super Astures procurante Monnuza. (Da corrupção, que parece haver neste lugar do Albeldense, se fez já cargo Fr. Monoel Risco no tom. XXXVII. da Espan. Sagr. p. 74, para responder a Pellicer. ) Continua o Albeldense : Sicque ab eo hostis Ismaelitarum cum Aloamane interficitur, et Oppa Episcopus capitur. Postremòque Monnuza interficitur: sicque ex tunc reddita est litertas populo Christiano. Tunc etiam qui remanserunt, gladio de ipsa hoste Sarracenorum in Libana monte, ruente judicio Dei, opprimuntur, et Asturorum regnum Divina Providentia exoritur. Obiit quidem pradictus Pelagius in locum Canicas Æra DCCLXXV. E o Chron. de D. Sebastião n. 8: Sed qui ex semine Regio remanserunt, quidam ex illis Franciam petierunt: maxima verò pars in hanc patriam Asturiensium intraverunt, sibi que Pelagium filium quondam Fafilani Ducis ex semine Regio Principem elegerunt. Dum verd Sarraceni factum cognoverunt, statim ei per Alkansanem Du-cem, qui et ipse cum Tarech in Hispania irruptionem fecesat, et Oppanem Hispalensis Sedis Metropolitanum Episcopum, filium Vitizani Regis, ob cujus fraudem Gothi perierunt, Asturias cum innumerabili exercitu miserunt. Cumque Pelagius ingressum eorum cognovit, in monte Auseva se contulit, in antro, quod vocatur Cova Sanctæ Mariæ : statimque eum exercisus circumdedit: et propinquans ad eum Oppa Episcopus etc. Conta então por miudo a prodigiosa batalha; e depois a em que Monnuza foi morto com todos os Mouros in loco Olaliensi. E continua: Tunc demum Fidelium adgregantur agmina; populantur patrix; restaurantur Ecclesia...Pelagius post nonum decimum regni sui annum completum proprid morte decessit, et sepultus cum uxore sua Gaudiosa Regind territorio Cangas in Ecclesia S. Eulalia de Velapnio fuit , Æra DCCLXXV. (anno 737.) Podem tambem ver-se as mesmas acções de D. Pelayo referidas pelo Silense.

> (92) Deste diz o Chron. de D. Sebastião : Propter paucitatem temporis nihil historia dignum egit. Quadam occasione levitatis ab urso interfectus est anno regni sui secundo, et seputtus cum uxore sua Regina Fro-Teba territorio Cangas in Ecclesia Sancta Crucis, quam, ipse construxit, fuit, Æra DCCLXXVII. Póde vêr-se em Risco tom. XXXVII. p. 86. a tradição, que os Asturianos tem ácêrca da fundação desta Igreja. O Albeldense diz: Fafila filius ejus (Pelagii) regnavit annis II. Iste levitate du-

> ctus ab urso est interfectus.
>
> (93) Adefonsus Pelagii gener (diz o Albeldense) regn. an. XVIII, começando em o anno 759. Para sustentar a sua opinião o Author do Ensaio Chronologico, de que fizemos menção na not. 16, pretende que D. Affonso começasse a reinar no anno 739, ao qual refuta outra vez Risco Espan. Sugr. Tom. XXXVII. p. 83. e seguintes. Iste (continua o Albel

forso, mas não em novas conquistas seu filho D. Fruela (94). Callão-se por algum tempo as armas, havida paz com os Infieis nos pouco memoraveis reinados de Aureli-

dense ) Petri Cantabria Ducis filius fuit : et dum Asturias venit Bermisindam (al. Ermisendam) Pelagii filiam, Pelagio pracipiente, accepit. Et dum regnum accepit, pralia satis cum Dei juvamine gessit. Urbes quoque Legionem, et Asturicam ab inimicis possessas victor invasit. Campos, quos dicunt Gothicos, usque ad flumen Dorium cremavit, et Christianorum regnum extendit. Deo , atque hominibus amabilis extitit. Morte propria decessit. E D. Sebastião : Vir magna virtutis, filius Petri Ducis, ex semine Leuvigildi, et Recaredi Regum progenitus ( qui tempore Regum Egicani, et Vitizani Princeps militia fuit ) cum gratia Divina Regni suscepit sceptra (Transcrevemos este periodo segundo a emenda da edição de Flores, que parece natural. ) Arabum sape ( continua D. Sebastião ) ab eo fuit audacia compressa. Iste quanta gratia, vel virtutis, atque auctoritatis fuerit, subsequentia acta declarant. Simul namque cum fratre suo Froilane multa adversus Sarracenos pralia gessit, atque plurimas civitates ab eis olim oppressas cepit , id est , Lucum , Tudem , Portucalem , Bracaram Metropolitanam, Viseum, Flavias, Agatam, Letesmam, Salamanticam, Zamoram, Abelam ( al. Abulam ) Secobiam , Astoricam , Legionem , Saldaniam , Mabe , Amaiam, Septemancam, Aucam, Velegiam, Alabensem, Mirandam, Rebendecam, Carbonariam, Abeicam, Brunes, Cinisariam, Alesanco, Oxomam, Claniam, Argantiam, Septempublicam, exceptis Castris cum Villis, et Viculis suis. Omnes quoque Arabes occupatores supradictarum Civitatum interficiens, Christianos secum ad patriam duxit. Eo tempore populantur Primorias, Lebana, Transmera, Supporta, Carranza, Bardulia, qua nunc appellatur Castella, et pars maritima Gallacia, Burgi: Alava namque, Viscaya, Alaone, et Urdunia à suis inco'is reperiuntur semper esse possessa, sicut Pampilonia, Degius est, atque Berroza. Itaque supradictus Adefonsus admodum magnanimus fuit, sine offensione erga Deum, et Ecclesiam, et vitam merito imitabilem duxit. Basilicas plures construxit, et instauravit. Regnavit annos XVIII. Vitam feliciter in pace finivit : sepultusque cum uxore sua Regina Ermesinda in territorio Cangas in Monasterio Sancta Maria fuit ... Æra DCCXCV. (anno 757.) O mesmo mais em breve refere o Silense.

(94) Deste diz o Albeldense: Froila filius ejus (Adefonsi) reg. annis 1X. Victorias egit: sed asper moribus fuit... ob feritatem mentis in Canicas est interfectus, Æra DCCCVI. É D. Sebastião: Post Adefonsi discessum Froila filius ejus successit in regnum. Hic vir mente, et armis accerrimus fuit: victorias multas egit adversus hostem Cordubensem. In loco qui vocatur Pontumio (al. Pontrivio) Provincia Gallacia praliavit, eosque expugnatos quinquaginta quatuor millia Chaldaorum interfecit; quorum Ducem adolescentem, nomine Haummar, filium de Abderrahman Ben Hiscem, captum in eodem loco, gladio interemit. Vascones rebellantes superavit, atque edomuit. Muniam quamdam adolescentulam ex Vasconum prada sibi servari pracipiens, postea in regali conjugio copulavit, ex qua filium Adefonsum suscepit. Gallacia populos contra se rebellantes simul cum patria devastavit. Denique fratrem suum, nomine Vimaranem, propriis manibus in terfecit; qui non post multum temporis talionem justè accipiens, à suis interfectus est. Regnavit annis XI. et mensibus tribus, et sepultus cum uxore

lio (95), Silo (96), Mauregato (97), e Bermudo I. (98); não as deixando comtudo estar ociosas as intesti-

sua Munia Oveti fuit, Æra DCCCVI. (anno 768.) O dizer-se que foi sepultado em Oviedo, mostra, que já havia esta Povoação, a qual o mesmo Rei começára junto ao lugar, em que dois devotos Varões havião, no 5. anno do seu reinado, edificado a Igreja de S. Vicente : assim como o Rei fundou a do Salvador, que foi Cathedral, como diz a Inscripção posta no tempo de D. Afonso Casto: Quod Princeps condidit Salvatori Domino supplex per omnia Froila, duodecim Apostolis dedicans bis sena altaria. Veja-se Espan. Sagr. Tom. XXXVII pag. 108. e seguintes.

(95) D. Fruela sim tinha deixado de sua Mulher D. Munia hum filho pequeno por nome Affonso; mas ou pela sua pouca idade, ou por alguma perseguição (como se colhe das palavras de hum Privilegio de D. Ordonho II. do anno 922, onde diz: Proavus meus... Dominus Adefonsus adhuc in pueritia remoravit ibidem in Sammanos, et in alium locel-lum, quod dicitur Subregum in ripa Laure, cum fratre multo tempore, in tempore persecutivnis ejus ) não subio logo ao throno; mas sim D. Aure-710, primo co-irmão de seu Antecessor, e neto de D. Pelayo Duque de Cantabria, e filho de outro D. Fruela, que era irmão de D. Affonso Casto. Eo regnante (diz o Albeldense) servi dominis suis contradicentes ejus industria capti în pristina sunt servitute reducti. E D. Sebastião diz: Cujus tempore libertini contra proprios dominos arma sumentes tyrannice surrexerunt; sed Principis industria superati in servitutem pristinam sunt omnes reducti. Pralia nulla exercuit, quia cum Arabihus pacem habuit. Sex annos regnavit; septimo namque anno in pace quievit, et seputtus in Ecclesia Sancti Martini Episcopi in valle Lagneyo fuit, Æra DCCCXII. (anno 774.) Lançou a tempo as linhas para se segurar hum Successor, como vemos do Albeldense: Suoque tempore Silo futurus Rex Adosindanz Froila Regis sororem conjugem accepit, cum qua postea regnum obtinuit.

(96) Deste diz o Albeldense: Silo reg. annis VIIII. . . . in Pravia solium firmavit. Cum Spania ob causam matris pacem habuit (Veja-se o que sobre estas palavras nota Risco Espan. Sagr. Tom. XXXVII. pag. 113. ) Por Spania entende-se a região meridional, em que dominavão os Arabes: vindo a ser synonyma a expressão de D. Sebastião: Iste cum Ismaelitis pacem habuit. E continua: Populos Gallacia contra se rebellantes in monte Cuperio bello superavit, et sub imperio subjugavit. Regnavit annis IX., et decimo vitam finivit, et sepultus cum uxore sua Regina Adosinda in Ecclesia S. Joannis Apostoli, et Evangelista in Pravia fuit, "Æra DCCCXXI. (anno 783). E o Albeldense acrescenta: Prolem nullam dimisit. Sobre a exacta chronologia do governo destes dois Reis veja-se Espan. Sagr. Tom. XXXVII. pag. 118-121.

(97) Debaixo do titulo deste Rei diz D. Sebastião: Sitone defuncto, Regina Adosinda cum omni Oficio Palatino Adefonsum filium fratris sui Froilani Regis in solio constituerunt paterno : sed praventus fraude Maurecati, Tii sui, filii Adefonsi maioris de serva tamen nati, à regno dejectus, apud propinguos matris sua in Alava commoratus est. Maurecatus autem regnum, quod calide invasit, per sex annos vindicavit. Morte propria decessit, et sepultus in Ecclesia S. Joannis Apostoli in Pravia fuit, Æra DCCCXXVI. (anno 788).

(98). Maurecato defunçto (diz D. Sebastião ) Veremundus, subrinus Adefonsi maioris, filius videlicet Froilani fratris sui, in regno eligitur. Qui DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

nas rebeliões, ou motins faceis de acontecer entre homens

nais affeitos á guerra, que a subordinação pacifica.

Soão de novo as armas no reinado de D. Afonso II., 6. XXIV. lito o Casto (99), assim contra os Infieis (100), tra- o Casto. endo-as até Lisboa (101), como contra os rebeldes

Teremundus vir magnanimus fuit (clemens, et pius, acrescenta o Albelense), tres annos regnavit : sponte regnum dimisit, reminiscens Ordiem sibi impositam Diaconi, dimissis filiis parvulis Ranimiro, et Garcia, ubrinum suum Adefonsum, quem Maurecatus à regno expulerat, sibi in egno successorem fecit in Era DCCCXXIX. (anno 791.) et cum eo luribus annis charissimė vixit. Vitam in pace finivit. O Albeldense só diz e mais: Eo regnante prælium factum est in Burbia. E o Silense: Is ab osis puerilibus annis, jussione Patris, Litterarum studiis traditus, ubi doluit, potius cæleste, qu'am terrenum sibi regnum affectavit. Siquidem paentibus totius regni Magnaturum Conventibus, quum in paternum solium initus inthronizaretur, post trium annorum circulum, desiderato voto satisaciens, deposito diademate, vice sua Aldefonsum Castum, nepotem suum, Regem constituit. Quamplurima deinceps cum eo amicabiliter ducens tempora,

elicto Ramiro filio, hoc saculo feliciter decessit.
(99) O mesmo Rei descreve a sua inthronização, dividindo o seu rande poder como em duas partes, Galliza, e Hespanha, na escriptura le dotação da Igreja Cathedral de Lugo (Aguir. Tom. IV. p. 128. Esan. Sagr. Tom. XXXX. p. 369): Postquam, auxiliante Domino, Regnitus Gallacia, seu Hispania suscepi culmen, quod fraude Mauregati calida miseram ... firmiter omnium obtinui munitiones, sicut à victoriosissimo Lege Domino Adephonso Petri Ducis filio fuerant vindicata, ac de Sarraenorum manibus erepta per totius confinia Gallacia, seu Barduliensa Pro-

incia, etc.

(100) Sobre as suas victorias diz D. Sebastião: Hujus regni anno ertio Arabum exercitus ingressus est Asturias cum quodam Duce nomine Aokehit, qui in loco, qui vocatur Lutos, à Rege Adefonso praoccupati sivul cum supradicto Duce fere 70000 ferro, atque cono sunt interfecti. De outra expedição, 4 annos depois desta, fallaremos na nota seguinte. Do anno 801, 10. do reinado de D. Affonso, refere o Author da Vida le Luiz Pio ( que he coevo ) outra victoria do nosso Rei sobre os Arabes; os quaes hindo soccorrer os de Barcelona sitiada pelos Francezes, entrando de caminho nos dominios do Rei de Oviedo, fazendo de rincipio algum damno ás suas tropas desapercebidas, fôrão por ellas em m rechaçados com grande perda — In Asturas sese verterunt, clademque is improvise importaverunt, sed multo graviorem reportaverunt. Vinte anos despois desta expedição he a de que falla D. Sebastião, dizendo: Iujus regni anno 30. geminus Chaldworum exercitus Gallaciam petiit, quoum unus vocabatur Athabbez, et alius Melih, utrique Alcorexis ... et deti sunt: uno namoue tempore unus in loco, qui vocatur Naharon, alter in uvio Anceo perierunt.

( 101 ) Não só as Historias Arabicas citadas por Luiz del Marmol, e Annaes de Flandres referidos por Vaseo, mas os Escriptores coevos, omo Eginhardo, e os Annaes Loiseliano, Bertiniano, Fuldense, e Mense testeficão, que D. Affonso Casto, quatro annos depois da batalha (102); Rei grande na guerra, e grande na paz; sendo o que fez a Oviedo assento, e Capital do seu Imperio, trocando o titulo, que até ahi havião tido seus Antecessores, de Reis d'Asturias, no de Reis de Oviedo (103): trabalhou no augmento da povoação, e na edificação, e liberal dotação de celebres Igrejas (104).

As

de Lutos (isto he pelos principios do anno 798 ao mais tardar) tomou a Cidade de Lisboa, e que dos despojos desta victoria enviou alguns presentes a Carlos Magno. E pois citamos a Eginhardo, não deixemos de copiar algumas palavras, que em outro lugar tem, e respeitão a D. Affonso Casto. Fallando de Carlos Magno ( anno 808 ) diz : Adeo . . . Adelphonsum Gallacia atque Asturica Regem sibi societate devinxit, ut is, cum ad eum vel litteras, vel legatos mitteret, non aliter se apud illum, qu'am proprium suum appellari juberet. Onde he para reflectir, que lhe da o titulo de Rei de Galliza, e Asturias, assim como vimos que o mes-mo Rei se intitulava senhor das Provincias, ou Reinos de Galliza, e

Hespanha.

(102) Mais de 20 annos depois da acção havida com os Infieis no anno 801., de que fallamos na nota 100, isto he, nos principios do reinado de Abderrahman II., he que começa a apparecer o rebelde Mouro Mahamud de Merida, que deu exercicio á bondade, e valor de D. A. fonso, de que fazem menção os tres Chron. Albeldense, D. Sebastião, e Silense. Transcreveremos aqui as palavras de D. Sebastião: Adveniens quidam vir nomine Mahmuthz fugitivus à facie Regis Cordubensis ( al. Spaniensis ) Abderrahman , cui rebellionem diuturnam ingesserat , civis quondam Emeritensis, susceptus est clementia Regia in Gallacia, ibique per septem annos moratus est: octavo verò anno aggregata manu Sarracenorum convicinos pradavit seque tutandum in quoddam Castellum, quod vocatur Sancta Christina, contulit. Quod factum ut regalibus auribus nuntiatum est, pramovens exercitum, Castellum, in quo Mahzmuth erat, obsedit, acies ordinat, Castellum bellatoribus vallat, moxque in prima congressione certaminis famosissimus ille bellatorum Mahzmuth occiditur, cujus caput Regis aspectibus prasentatur, ipsumque castrum invaditur, in quo se quinquaginta millia Sarracenorum, qui ad auxilium ejus ab Hispania confluxerant, detruncantur, atque feliciter Adefonsus victor reversus est in pace Ovetum.

( 103 ) Iste prius ( diz D. Sebastião ) solium Regni Oveti firmavit. E o Albeldense : omnemque Gothorum ordinem , sicuti Toleto fuerat , tam in Ec-

clesia, quam in Palatio in Oveto cuncta statuit.

(104) Da edificação de quatro Basilicas falla D. Sebastião, das quaes o Albeldense tambem menciona tres: mas a em que mais se esmerou a liberalidade e devoção de D. Affonso foi a Cathedral de Oviedo. A primeira Escriptura da dotação desta Igreja he do anno 802. (Risco Espan. Sagr. Tom. XXXVII. p. 142) a qual depois se seguirão outras: e a mais preciosa prenda, com que enriqueceu aquella Igreja, foi a Cruzmilagrosa, cujo cazo refere extensamente o Silense, e depois delle os mais Historiadores Hespanhoes; e succedeu no anno 808. : ao que se seguio a convocação de hum Concilio para erigir a mesma Igreja em Metropolitana, como em outro lugar veremos. Os Append. 7. e 8. do Tom. XXXVII.

### DE LITTERATURA PORTUGUEZA. III

Assim como D. Affonso tivera em tanto apreço a 6. XXV. Provincia de Galliza, que della denominou o seu Reino de Ramiro (\*); assim em Galliza cobrou seu Successor D. Ramiro I. as forças para arrancar o Reino das mãos de hum Usurpador (105). Nem só contra este tiverão exercicio as suas armas; tiverãono contra os Arabes (106), contra os Normandos (107), e contra os rebeldes (108) d'entre os

seus

da Espan. Sagr. contém duas Escripturas de amplas doações feitas por D. Affonso á mesma Igreja em 812: a primeira das quaes tem por titulo: Incipit testamentum Ecclesia Sancti Salvatoris. Finalmente remata o Albeldense a vida do nosso D. Affonso com as palavras seguintes: Absque uxore castissimam vitam duxit: sicque de regno terra ad regnum transiit cæli: qui cuncta pace egit, in pace quievit. E D. Sebastião: Sicque per quinquaginta et duos annos casté, sobrié, immaculaté, piè, ac gloriosé Regni gubernacula gerens, amabilis Deo, et hominibus gloriosus spiritum emisit ad cælum; corpus verò ejus cum omni veneratione exequiarum reconditum in supradicta ab eo fundata Ecclesia S. Maria saxeo tumulo quiescit in pace, Æra DCCCLXXX. (anno 842.) E o Silense: Qui ... Aldefonsus Castus per LII. annos castam, pudicam, sobriam ducens vitam, in bona senectute sanctissimum Deo reddidit spiritum, Æra DCCCLXXXI. Sobre esta chronologia do reinado de D. Affonso veja-se Espan. Sagr. Tom. XXXVII. p. 150.

(\*) Veja-se acima a nota 99.

Veremundi Principis, electus est in regnum; sed tunc temporis absens erat in Barduliensem Provinciam ad accipiendam uxorem. Propter hujus absentiam accidit, ut Nepotianus Palatii Comes regnum sibi tyrannice usurpasset. Itaque Ranimirus, ut didicit consobrinum suum Adefonsum à saculo migrasse, et Nepotianum regnum invasisse, Lucensem civitatem Gallacia ingressus est, sibi que exercitum totius Provincia adgregavit. Post paucum verò temporis in Asturias irruptionem feeit, cui Nepotianus occurrit ad pontem fluvii Narcia, adgregata manu Asturiensium, et Vasconum: nec mora; à suis destitutus in fugam est versus, captusque à duobus Comitibus, Scipione videlicet, et Somnane, in territorio Praviensi, sic digna factis recipiens, evulsis oculis Monasterio deputatus est.

(106) Adversus Sarracenos (diz D. Sebastião) bis praliavit; et victor extitit. Os Escriptores mais modernos referem em particular a batalha em Clavijo, e Albelda. Destas acções, que vem a cahir ainda no tempo do Rei Mouro Abderrahman, não fallão os Historiadores Arabes.

(107) O Chronicon de D. Sebastião immediatamente às palavras, que transcrevemos na not. 105, continua : Itaque subsequenti tempore Nordomanorum classes per Septemtrionalem Occeanum ad littus Gegionis civitatis adveniunt, et inde ad locum, qui dicitur Farum Brigantium, perrexerunt : quod ut comperit Ranimirus jam factus Rex, misit adversus eos exercitum cum Ducibus, et Comitibus, et multitudinem eorum interfecit, ac naves igne combussit : qui verd ex eis remanserunt, civitatem Hispania Hispalim irruperunt, et pradam ex ea capientes, plurimos Chaldaorum gladio, atque igne interfecerunt.

(108) Juterim Ranimirus (continua D. Sebastião) bellis civilibus sape

os seus proprios vassallos : mas não o occupárão tão inteiramente estas expedições bellicas, que se esquecesse dos estabelecimentos civis (109), e religiosos (110).

s. XXVI. Affonso III. ou o Magno.

A D. Ordonho I. se deve, além de varias victorias nho I, D. dos Infieis, a povoavão de varias Cidades de Galliza, e Asturias (III). Mas sobre todos a D. Affonso III. seu

> impulsus est : nam Comes Palatii Aldoroitus adversus Regem meditans , regio pracepto excacatus est. Piniolus etiam , qui post eum Comes Palatii fuit, patula tyrannide adversus Regem surrexit; et ab eo una cum septemfiliis suis interemptus est.

(109) Virga justitia fuit (diz o Albeldense): latrones oculos evel-

lendo abstulit. (110) Ecclesiam condidit (diz D. Sebastião) in memoriam S. Maria in latere montis Naurantii ( hoje Naranco ) distante ab Oveto duorum millia passuum, mira pulchritudinis, perfectique decoris... Multa non longe à supradicta Ecclesia condidit Palatia, et balnea pulchra, atque decora. E o Albeldense: In locum Ligno Ecclesiam, et Palatia arte fornicea mirè construxit. Finalmente conclue D. Sebastião o que pertence a este Rei com as palavras : Completo autem anno regni sui septimo , Oveto in pace quievit cum uxore sua Domina Paterna, Æra DCCCLXXXVIII. (an. 850.)

(111) De D. Ordonho fallando o Chronicon de D. Sebastião diz: Qui magna potentia, atque modestia fuit. Civitates desertas, ex quibus Adefonsus maior Chaldaos ejecerat, iste repopulavit, id est, Tudem, Astoricam, Legionem, et Amayam Patritiam. Adversus Chaldaos sapissime praliatus est , et triumphavit in primordio regni sui. Destas victorias não fazem menção os Historiadores Arabes. Huma destas victorias diz o nosso Chronista D. Sebastião que foi voltando D. Ordonho triunfante dos Vascões. Depois conta extensamente a que elle alcançou de Muza, Godo apostata, junto com hum seu genro por nome Garcia, e tomou a Cidade de Albelda que o Tyranno havia fortificado, e a arrazou : porém a respeito de hum filho do mesmo Muza por nome Lopo, que o pay havia posto por Governador em Toledo, diz: dum vitam hanc vixit, subditus ei (Ordonio) fuit : postea verò cum eo adversus Chaldeos pralia multa gessit. E continua: Multas et alias civitates . . . praliando cepit, id est, Civitatem Cauriensem, cum Rege suo nomine Zeth : aliam quoque consimilem ejus civitatem Talamancam cum Rege suo nomine Mozeror, et uxore sua cepit : bellatores eorum omnes interfecit , reliquum verò vulgus cum uxoribus, et filiis sub corona vendidit. Depois falla de huma invasão dos Normanos. As mesmas couzas toca mais em breve o Albeldense, e conclue: Cui Principi tanta fuit animi benignitas, et misericordia utilitas, et tantum omnibus extitit pius , ut Pater gentium vocari sit dignus. Fine pacifico Oveto decessit sub die VI. Kal. Junias , Era DCCCCIIII. ( an. 866). Ao que acrescenta D. Sebastião : et in Basilica S. Maria cum prioribus Regibus est tumulatus. As mesmas cousas refere de D. Ordonho o Silense; e assigna com exacção o tempo do seu reinado: peractis regni sui XVI. annis, mensibus tribus, die uno. Em huma lista escrita no principio do Livro dos Testamentos de Lorvão, que além dos nomes de varios Abbades, aponta 6. Epocas de factos notaveis, se vê: Æra DCCCCIIII. obiit Ordinius Rex, et perhunctus est Adefonsus in Regno ipso die in Sancto Penthecosten.

filho, que bem mereceu o appellido de Grande, pelo qual se distingue (112). O Douro, e o Tejo virão as suas conquistas. Quasi não ha Cidade, ou Povoação notavel, das nossas Provincias, a que ellas não chegassem; Orense, Braga, Porto, Eminio, Viseu, Lamego, Coimbra, Egitania, Merida (113) por elle forão não só ganhadas, mas a maior parte povoadas: e que muitas destas Povoa-Tom. VII.

(112) Tinha D. Affonso governado já juntamente com seu Pai 4 annos; e no em que este morreu, tinha elle de idade 18. Levantado então com o Reino o Conde de Galliza Fruela, se retirou D. Affonso para Castella; donde voltou para Oviedo logo que os Asturianos se desfizerão do Usurpador. Qui (diz o Albeldense, fallando de D. Affonso) ab initio regni super inimicos favorem victoriarum habet semper. Vasconum feritatem bis cum exercitu suo contrivit... Ismahelitica hostis ad Legionem venit, duce Abulmundar filio Abederrahman Regis, fratre Mahomat Cordubensis Regis. Sed... nualtis millibus amissis ceterus exercitus fugiens evasit. Ipsisque diebus alia hostis in Vergidum ingressa, usque ad nihilum est interempta, multosque inimicorum terminos est sortitus. Dezam Castrum iste accepit: Antezam pace adquisivit... Ejus tempore Ecclesia crescit, et re-

gnum ampliatur. (113) Conimbriam (diz o mesmo Chron. ) ab inimicis possessam eremavit, et Gallacis postea populavit, multaque alia castra sibi subjecit... Urbis quoque Bracharensis, Aucensis (al. Auriensis) Eminensis, Vesensis, atque Lamecensis a Christianis populantur. Istius victoria Cauriensis, Egitaniensis, et ceteras Lusitania limites gladio et fame consumptas usque Emeritam, atque freta maris, eremavit, et destruxit . .. Daqui por diante assignala o Albeldense as epocas das mais acções notaveis de D. Affonso: Era DCCCCXV. Consule Spania, et Mahomat Regis Consiliarius Abuha-lit bello in fines Gallacia capitur, Regique nostro in Oveto perducitur. Qui dum se postea redemit, duos fratres suos, filium, atque subrinum obsides dedit, quousque centum millia auri solidos Regi persolvit... sub Æra DCCCCXVI. Almundar filius Regis Mahomat cum Duce Ibenganim, atque hoste Sarracenorum ex Cordoba ad Sturicam (ol. Asturiam), atque Legionem venit. Sed manus idem hostis ex adverso exercitum sequens, qui erant de Toleto , Talamanca: , Vathlethara (entende-se ser Guadalajara) vel de aliis Castris, sub uno 13. millia in locum Polboraria apud fluvium Urbicum a Principe nostro interfecti sunt. Idem Almundar ad Castrum Sublantium ... ante lucentem diem vertitur in fugam. Na lista do principio do Livro dos Testamentos de Lorvão, acima cit. na nota III., se assignalão as epocas de tres successos pertencentes as nossas Provincias: Æra DCCCCVI. prenditus est Portugale ad Vimarani Petri — Æra DCCCCXI. venit Rex Adefonsus ad Nauma, et in sexto die Vimara mortuus est = Æra DCCCCXVI. Prendita est Colimbria ab Ermigildo Comite. Mas voltemos ao Albeldense. Deinde (diz elle) imperante Abuhalit, pro tribus annis pax in utrosque Reges fuit ... Rex noster Sarracenis inferens bellum ... Spaniam intravit sub Æra DCCCCXVIIII. Siegue per Provinciam Lusitania Castra de Nepza pradando pergens, jam Tago flumine transito ad Emerita fines est progressus, et decimo milliario ad Emeritam pergens, Anam fluvium trans. ções, e seus contornos ficassem desde então mais firmes, e seguras, se vê de que não restando nos nossos archivos monumento algum anterior ao reinado de D. Affonso; do quarto anno deste por diante he que começão a apparecer, especialmente nos territorios do Porto, e Coimbra (114). Nem

cendit, et ad Oxiferium montem pervenit; quod nullus ante eum Princeps adire tentavit . . . in eodem monte XV. (al. add. mille) capita amplius noscuntur esse interfecta ... in Era DCCCCXX. supradictus Almundar, Mahomat Regis filius , à patre suo directus cum duce Abuhalit , et exercitu Spania 80. millia à Cordoba progressus ad Casarougustam est profectus. O que contém a addição do mesmo Chron. pertencente a este anno de 882, não nos he muito interessante. No anno de 883, falla em huma expedição de Almundar a Çaragoça, e continua: Deinde ad terminos Castella in Ponte Curbo Castro pervenit , ibique ... pugnare capit , sed tertio die victus valde, inde recedit : e o que se segue he de pouco momento. Da maior parte das acções até aqui apontadas faz tambem menção Sampiro, sem assignar as epocas: mas depois acrescenta: Sub Æra DCCCCXXXVII. Urbes desertas ab antiquitus populare jussit. Ha sunt Zemora, Septimancas, et Donias, vel omnes Campi Gothorum. Taurum namque dedit populandum filio suo Garseano. Sub Era DCCCCXXXIX. congregato exercitu magno Arabes Zemoran properarunt . . . Rex delevit eos usque ad internicionem ; etiant Alchaman , qui Propheta dicebatur , ibidem corruit , et quievit terra . . . Rex congregato exercitu Toletum perrexit, et ibidem à Toletanis copiosa munera accepit. Exinde reversus cepit gladio Castellum, quod dicitur Quintialubel, partim gladio truncavit, partim secum adduxit; atque Carrionem venit, et ibidem servum suum Addaninum à filiis suis trucidari jussit, eo quòd cogitaverat necem Regis. Et veniens Zemoram, filium suum Garseanum comprehendit, et ferro vinctum ad Gozonem duxit.

(114) O monumento mais antigo, que se tinha achado, dos Cartorios deste Reino, he huma Escriptura de Doação de 30 de Abril de 870. feita por particulares á Igreja de Sancto Andre de Sozelo; e se conserva original no Cartorio do Mosteiro de Pendorada; e até ao fim do seculo só se tem descuberto maiscinco; a saber: 2.0 outra Carta dos mesmos Doadores em beneficio da referida Igreja, e escrita no mesmo pergaminho da antecedente; mas com a data de 2 de Abril de 874. = 3.0 Huma Doação ao Mosteiro de Cette feita por seus Fundadores em 27 de Março de 882., que se conserva original no Cartorio da Graça de Coimbra entre os Pergaminhos pertencentes ao dito Mosteiro de Cette. = 4.º Huma copia de Escriptura de divisão de limites de ambas as Villas Covas, e Alquinicia, que se acha no Livro dos Testamentos de Lorvão no n. 35; e he da data de 886. = 5.º Copia de outra Escriptura de Doação do an. 893., que se acha no mesmo Liv. n. 21. 6.º Huma Doação ao Mosteiro de Lavra em 21. de Fevereiro de 897., que se conserva original no Cartorio da Fazenda da Vniversidade de Coimbra, entre os Pergaminhos do Mosteiro de Pedrozo. Sim ha no sobredito Livro de Lorvão n. 46. huma Doação de Villa Cova feita a este Mosteiro, que tem a data da Æra DCCCXX\*VIIII., que corresponde ao anno 811: mas ( como bem nota o celebre Antiquario Fr. Joaquim de Sancta Roza de Viterbo) não se póde conciliar tal data com o contheudo na Escriptura;

### DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 115

Nem a occupação quasi continua das armas lhe embaraçou as obras de piedade, e religião; das quaes dá testemunho a edificação, e doração (115) de grandes Igrejas.

De algumas victorias de D. Garcia (o primeiro que 6. XXVII. tomou o titulo de Rei de Leão) fazem menção os nossos D. Ordo-antigos Chronistas (116), em despeito do silencio dos A-nho II.

na qual se diz: que a doação he feita pelo Rei D. Ordonho; e no anno \$11. reinava D. Affonso Casto: conjectura por tanto o mesmo Sancta Rosa, que a data no original estaria escrita DCCCCLVIIII., que corresponde ao anno 921, no qual reinava D. Ordonho II.; sendo facil o omittir em copia hum C, assim como excrever X, em lugar de L, do que ha muitos exemplos. Ha tambem no n. 40 do mesmo Livro huma Escriptura de doação da Villa de Algazala, etc. feita pelo Rei D. Ordonho ao Abbade Justo, e seus Frades, que tem a data DCCCCXV. (anno 877.) Mas (segundo nota o referido Antiquario) nem no anno 877., nem no 907.) suppondo que o x seria x.') reinava algum Ordonho; e por isso se lembra de que o copista escreveria X em lugar de L, correspondendo então a data ao anno 717, em que reinava D. Ordonho II. Nem até o fim do reinado de D. Affonso achamos nos nossos Cartorios mais que outra Escriptura do anno 907. no dito Livro de Lorvão. Mas dahi por diante se vão grandemente multiplicando; muitas das quaes teremos de citar no discurso desta Memoria, segundo o pedir a materia.

(115) O Silense, além das expedições militares de D. Affonso referidas tambem pelos antecedentes Chronicões, como vimos nas notas 112. e 113, diz : in desiderio placendi Summo Opifici Deo valde erat perspicaus. Fecit namque super Corpus B. Jacobi Compostella Ecclesiam magnis honoribus, et sacris aureis, sericisque indumentis ditatam; que posten à Barbaris destructa est . . . Super Athletas Christi, Facundum sc. et Primitivum, Basilicam summa cum devotione Ceya construxit. Hanc etiam Mauri eo tempore, quo Jacobensem ... destruxerunt ... Ad defensionem S. Salvatoris Ovetensis Oppidum Gauzon miro et forti opere in maritimis partibus Asturia fabricavit . . . Ædificavit in honore S. Salvatoris Ecclesiam pretiosissimis marmoribus decoratam, quam à tribus Episcopis Sisnando Jacobensi, Nausto Commbriensi, Recharedo Lucensi consecrari ... fecit. Diz tambem, pelo que pertence à sua familia : Duxit uxorem ex Regali Gothica Gentis natione, nomine Ximenam, anno atatis sua XXI., ex qua sex filies, et tres filias genuit. E Sampiro: Socer ejus Nunio tyrannidem gessit, ac rebellum paravit. Etenim omnes silii Regis inter se conjuratione facta, potrem suum expulerunt, Bortes villula consedentem . . . Causa orationis ad S. Jacobum Rex perrexit, atque inde reversus Astoricam venit, atque à filio suo Garseano petivit, ut adhuc vel semel Sarracenos persequeretur. Et agmine congregato multas strages fecit, et cum magna victoria regressus est, atque Zemoram veniens proprio morbo abscessit. Sobre o que mais se extende o Silense, dizendo: Febre correptus decubuit: septimo verò die postquam laborare cæpit, Sacra Communione percepta, XIII. Kalend. Jan. media nocte perrexit in pace, quinquagenarius, additis octo, Æra DCCCCXLVIII... Cujus corporis membra primo Astorica, deinde transvecta Oveti retinet urna. (116) Aldefonso defuncto (diz Sampiro) Garsias sitius ejus successit în regno. Primo anno regni sui maximum agmen aggregavit, et ad persequendum Arabes properavit. Dedit illi Dominus victoriam, pradavit, ustulavit, et multa mancipia secum attraxit. Cahindo isto no tempo que em Cordova reinava Abdalla, não fazem os Authores Arabes memoria alguma destas acções. Insuper (continúa Sampiro) et Regem Ajolas gladio cepit, et dum venit in loco, qui dicitur Altremulo, negligentia custodum aufugit. Ao mesmo tempo que D. Garcia reinava em Leão, reinava seu Irmão D. Fruela em Oviedo, e o outro Irmão D. Ordonho em Galliza. Rex verà (conclue Sampiro) regnavit annos tres, mense uno, morbo proprio Zemora discessit, Æra 951. (anno 913.) Mas como o mez, que teve ainda de reinado sobre os tres annos, vem a dar em Janeiro de 914; este he o anno, que se assigna ao principio do reinado de seu Successor.

(117) Bem se sabe que no tempo que elle reinava em Galliza, isto he em 911, foi congregada a Junta ou Concilio de Aliobrio, de que adiante fallaremos, em que se confirmou a posse das Terras concedidas ao Bispado de Dume por D. Assonso Magno em 877. E da Escriptura da demarcação dellas se vê a extensão do que no territorio Bracarense possuia so o dito Bispado = Villa Infidias . . . Pittanes . . . inter Dumio et Palmaria ... inter Dumio, et Paretelias ... terminus Lesmiri ... terra tu-meda ... inter Dumio et Villa de Forozos ... inter Dumio, et Culina ... in termino Villa Paschasi ... Ecclesia S. Fructuosi, quod dicunt Montelios, etc. A respeito deste tempo diz o Silense: Dum pater adhuc viveret , et ipse Galliciensibus dominaretur, collecto totius Provincia exercitu Baticam Provinciam petiit. Dein vastatis circumquaque agris, et Villis incensis, primo impetu Regel civitatem, qua inter Occidentales omnes Barbarorum urbes fortior, opulentiorque videbatur, pugnando cepit, omnesque bellatores Caldaos gladio consumens, cum maximo captivorum, spoliorumque numero ad Visensem reversus est urbem. Defuncto verò patre, et Garcia fratre ei succedente, Ordonius . . . exercitum movens in Elvoram civitatem Toletani regni ( qua nunc Talavera vocatur) profectus est ... non solum civitatem cepit, imo universos, qui ad pugnam processerant, cum duce Zit interfecit. Direptis que omnium oppidanorum spoliis, cum magna captivorum turba ad propria alacer reducitur.

(118) Garseane mortuo (diz Sampiro) frater ejus Ordonius ex partibus Gallacia veniens adeptus est regnum. Magnum interim agmen Cordubense una cum Alcaide nomine Albulhabaz ad Castellum ripa Dorii, quod dicitur S. Stephani, venit ... Ordonius ... magno exercitu aggregato illuc festinus perrexit, et confluentibus ad invicem, dedit Dominus triumphum Catholico Regi, et delevit eos ... Ipsum quidem agmen cum supradicto Alcaide corruit ejus capite truncato. Etiam alium Regem Crassum interfecit Abulmutaraph, et reversus est Rex cum magno triumpho ad Sedem suam Legionensem ... Deinde alia azeipha venit ad locum, quem vocitant Mitonia, et inter se conflictantes ... corruerunt ex ambabus partibus ... In anno tertio, tertia venit azeipha ad locum, quem dicunt Moiz. Anno regni sui quarto (diz o Silense) ab expugnatione Maurorum quies-

#### DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 117

cere non sustinens, peractis compendiis, ultra Emeritensem urbem hostiliter proficiscitur. Sed et castrametatus cum totam Provinciam horrifero impetu vastaret, castrum Colubii, quod nunc à Caldais Alhanze nominatur, invasit: interfectisque, quos inibi invenit, barbaris, omnes eorum mulieres, et parvulos cum immenso auri, et argenti, sericorumque ornamentorum pondere in patriam rapuit. Cui omnes Emeritenses cum Rege eorum Badalioz civitate obviam euntes, curvi, pronique pacem obnixius postulando, ei in-numerabilia munera obtulerunt. Ipse verò victor, et prada onustus in cam-pestrem Gothorum Provinciam revertitur. At ut Legionem ventum fuerat, pro tantis victoriis immensas Deo gratias referens, ejus Genetrici B. Maria Virgini ex proprio Palatio Ecclesiam fieri jussit, Cathedramque Episcopalem in ea statuens, etc. Rex autem Ordonius (continua o mesmo Silense ) labori nescius cedere ... arrepto iterum commeatu ad remanentes terras acti belli Elboræ civitatis reliquias devastandas accedens, omnia ejusdem urbis suburbana igne combusta depradatus est. Ammiratem quoque Cordubensem quemdam ducem sibi bellum comminantem capiens ferro victum Legionem perduxit. Conturbati igitur totius Mauritania Barbari lugubri praconio vociferantes ... ad Cordubensem Regem legationem mittunt; dicentes impetum Christianorum se ulteriùs sustinere non posse. Ad quorum vociferationem Barbarus animum flectens, universis Maurorum Regibus cum omnibus copiis ad bella procedere imperat ... Comparatis igitur ex tota Mauritania quamvalidissimis copiis, et à maximo barbaro Rege commeatibus omnibus datis, ad expugnandos Christianorum fines innumera Ismaelitarum mustitudo dirigitur. Cui expeditioni Rex Cordubensis duos magnanimos Duces prafecerat; nomen unius Ulit Albulhabaz, et nomen allerius Benizuz. Verum Barbari . . . littora Derii fluminis accesserunt ; fixisque innumerabilibus tentoriis apud Sanctum Stephanum de Gormaz, toti Christianorum regno velut ruinam comminabantur. Porro Ordonius Christi clypeo, cui famulabatur, protectus, structo milite eis occurrit . . . tantamque ex eis stragem fecisse fertur, etc. Siquidem ab ipso Dorii littore, quo Barbari castrametati sant, usque ad Castrum Atenza, et Paracollos, omnes montes, et colles, sylvas, et agros exanimes Amorraoium artus tegebant, adeo ut persequentium manus evaderent, qui nuncium Cordubensium Regi fecerunt. Ubi inter alios quam plurimos Ismaelitarum Reges duo nobiles ceciderunt, quorum nomina Abulmutarraph, et Hibenmantel erant, nec non et Ulit Abulhabaz ... cujus caput cum apri capite pro signo ... Ordonius super mænia civitatis, quam expugnare Mohometico nomine venerat, suspendere jussit. Destas acções, em que D. Ordonho ficou victorioso, não fazem menção os Escriptores Arabes, e que cahirão no reinado de Abderrahman: contão em contraposição huma, em que este triunfou, no anno 308 da Egira ( anno 920); e he talvez a em que falla Sampiro, dizendo: Rex verò Sancius Garseani filius misit ad Regem Domnum Ordonium, ut adjuvaret eum contra acies Agarenorum. Rex verò perrexit cum magno prasidio, et obviaverunt sibi in valle, qui dicitur Juncaria, et . . . multi corruerunt ex nostris, etiam duo Episcopi Dulcidius, et Eimogius ibidem sunt comprehensi, et Cordobam sunt adducti. Pro isto Episcopo Ermogio ingressus fuit subrinus ejus S. Pelagius carcerem, qui postea pervenit ad martyrium. Quos Episcopos prafatus Rex adhuc viventes adduxit. E continua o mesmo Chron: At verd Rex ipse Ordonius cogitans quatenus ista cantrairet ... congregato magno exercitu jussit arma componi, et in eorum terra, qua dicitur Sintilia, strages multas fecit; terram depopulavit, etiam Castella multa in ore gladii cepit. Hac sunt Sarmaleon, Eliph, Palmacio, et Castellion, et Magnauza depradavit. Falla depois o mesmo Sampiro da prizão dos Condes rebeldes ; e continua : Interea nuntii venerunt ex parte Regis Garseani, ut illuc pergeret Rex noster ad debellandas urbes perfidorum : ha sunt Naqual sempre conservou a predilecção á que fôra o berço do seu poder (119).

Pas-

jara, et Becera Rex verd iter egit. cum magno exercitu, et pugnavit, et oppressit, atque cepit... Najaram, et qua ab antiquo Tricio vocabatur. E conclue: Regnavit in pace annos novem, menses sex, progrediens de Zemora morbo proprio decessit, et quiescit in Aula Sancta Maria Virginis

Sedis Legionis, Era 962 (anno 924.)

(119) Não he pequena prova disto a grande doação, que este Rei fez em 922. ao Mosteiro de Sancta Marinha de Crestuma, ad illam focem, ubi cadit in Dorio, como se explica a Escriptura; onde se vê a quantidade de Igrejas daquelle termo, de que se póde fazer argumento pelas que pertencião só ao dito Mosteiro. Depois de confrontar o territorio d'aquem-Douro, Leveri, Paradella, Aliaria, Arnellas cum sua Ecclesia voc. S. Andreas; diz: transit de alia parte Dori... per montem de Zevrario...

per Penellas... Fontanum Penosum... et inde transivit Dorium in Villa. Palatiolo. E vindo á doação, diz: à porta Civitatis Anegia Ecclesiam S. Marina . . . ubi Tamica intrat in Dorio . . . aliam Ecclesiam in lagona de Abuil voc. Sancta Cruce prope littore maris . . . aliam Ecclesiam in ripa Mondeci : Villa de Portugal quomodo dividit cum illa Villa de Mahamude, et inde per montem à termino de Colimbrianos usque in Galha ... in Villa de Ameixinedo Ecclesiam de S. Joanne ... in ripa Febros Ecclesiam ... S. Martini de Paradella . . . Villam de Seixo-albo . . . Villa de Cortegada ... et sua Ecclesia S. Michaelis ... Villa Plana de Fameleos ... de Abranca alias Ecclesias . . . S. Petro . . . Villa de Dezanos . . . et sua Ecclesia S. Michaelis . . . in ripa de Vir Ecclesia S. Jacobi . . . Villa de Olivaria . . . Ecclesia S. Michaelis . . . in ripa de Antuana Monasterio S. Marina . . . in terra de Escurario, Villa de Ossella Ecclesia de S. Pelagio . . . in Calveli . . . et parte Cambriæ. Et Villa Cella Nova quomodo dividit cum Villa Lauritello, et Villa Armentariz, et Villa Todemondi : et de alia parte Villa de Insula . . . S. Jacobi , subtus monte Codar : et de alia parte Camize Villa de Palatiolo cum sua Ecclesia S. Joanne de Cepellos . . et in porto de Oval Ecclesia de S. Donato, et S. Joanne . . . et inter Villa Palatiolo, et Ermogenes Ecclesia S. Mametis. Foi esta grande doação feita em contemplação do Bispo de Coimbra Gomado, que se recolhêra áquelle Mosteiro. E nota F. Joaquim de Sancta Rosa o seguinte: « Até o tempo « de Gomado se extendia o Bispado de Coimbra até ás aguas do Douro a pela parte do Norte, sem que o do Porto as passasse ao meio-dia, « segundo estava mandado no Concilio de Lugo de 569., pelo qual A-« rouca pertencia a Lamego, e o antigo Castello de Cale, ou Portugal « era hnma das Parochias de Coimbra. Em 951 já Arouca era do Porto, « como consta da doação de D. Ansur. E a declaração, que aqui se faz, « de que o Bispado de Coimbra se extendêra ate Gaya no governo de Goa mado, dá a entender, que nos seus dias se alterarão estes limites, que a depois de muitas revoluções só no seculo XII. chegárão a ter a esa tabilidade, que hoje conservão «. Ao ultimo anno de D. Ordonho pertence ainda a Relação das Herdades, que possuio o antigo Mosteiro de Cette in territorio Portugalensi Varzena maiori . . . Varzena de subtus Vargano ... de Savugosa ... de subtus Ecclesia ... de Tranquoza ... de Penoza, ... de Redondela ... de Arnoza ... de Vilufi. Acha-se este documento no Cartorio do Collegio da Graça de Coimbra, entre os Pergaminhos de Cette, maço 3.0 n. 6.0

## DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

Passão, sem quasi deixar rasto, os curtos reinados de XXVIII.

D. Fruela II. (120), e D. Affonso IV. (121): não passa D. Fruela assim o do aspero D. Ramiro II, deixando sanguinolentos II., D. Afvestigios das armas, com que elle firmou o throno (122), fonso IV.; p. Ramiro e II.

(120) Ordonio defuncto (diz Sampiro) Froilanus frater ejus (o qual reinava em Oviedo desde 910) successit in regno. Propter paucitatem dierum nullam victoriam fecit, nullos hostes exercuit, nisi quod (ut autumant) filios Olimundi sine culpa trucidari jussit. Et, ut dicunt, justo Dei judicio festinus regno caruit. Quia Episcopum nomine Fruminum post occisionem fratrum absque culpa in exilium misit, et ob hoc abbreviatum est regnum, ac breviter vitam finivit, et morbo proprio discessit. Regnavit anno uno, mensibus duobus, ara 963.

(121) Deste nada mais diz Sampiro do que: Mortuo Froilano Aldesonsus filius Domini Oidonii adeptus est sceptra paterna. Huic consistenti in regno voluntas evenit arripiendi viam confessionis, et in talibus operibus satagens, nuncios misit pro fratre suo Ranimiro in partes Visei, dicens qualiter vellet à regno discedere, et fratri suo tribuere. O mais que se segue em Sampiro, debaixo do titulo de D. Affonso IV. pertence já ao reinado de D. Ramiro: e D. Affonso reinou pacificamente até o anno 931., em que se verificou a renuncia do Reino, como mostra com varias Escripturas Risco no tom. XXXIV. da Esp. Sagr. p. 240. e seguintes. Do tempo deste reinado só achamos tres escripturas no Livro dos Testamentos de Lorvão;

e huma no cartorio de Moreira.

(122) Venit quidem Ranimirus (diz Sampiro ainda debaixo do titulo de D. Assonso IV.) in Zemoram cum omni exercitu magnatum suorum, et suscepit regnum. Frater . . . ejus properat ad Monas erium in locum , qui dicitur Domnis Sanctis, supra crepidinem alvei Ceya (he o Mosteiro de Sahagun. ) Qui Ranimirus exercitum movit ad persequendum Arabes, Zemoram que ingresso nuncius illi venit, quia frater Aldefonsus ex Monasterio progressus Legionis regnum esset iterum adeptus. Hac audiens Rex ... iterum Legionem remeans, festinus obsedit eum die, ac nocte usquequo illum cepit, et comprehensum jubet ergastulo retrudi. Arte quidem factà omnes magnates, Asturiensium nuncios miserunt pro... Ranimiro; ille vero Asturias ingressus cepit omnes filios Froilani, Aldefonsum, qui sceptra paterna regere videbatur, Ordonium, et Ranimirum secum adduxit, pariterque cum fratre suo suprafato Aldefonso, qui ergastulo tenebatur, conjunxit, et omnes simul uno in die oculis orbare pracepit. E debaixo ja do titulo =
Ranimirus II. = continua Sampiro: Ranimirus securus regnans consilium inivit cum omnibus magnatibus sui regni qualiter Caldaorum ingrederetur terram. Et coadunato exercitu pergens ad civitatem, qua dicitur Magerita, confregit muros ejus, et maximas fecit strages... Legione vero consedenti runcius venit à Fernando Gundisalvi ex Azeipha grandi, qua properabat ad Castellam. Quo audito exercitum movit Rex, et obviam illis exivit in loco, qui dicitur Oxoma . . . Dedit illi Dominus victoriam magnam , partem ex eis occidit, partem multa millia captivorum secum adduxit. Post hac ... congregato exercitu Cæsaraugustam perrexit; Rex namque Sarracenorum Aohahia . . . Ranimiro colla submisit, et omnem terram ditionis Regis nostri ubjugavit. Abderramen Regi suo mentitus est, et Regi Catholico cum omibus suis se tradidit. Rex noster ... omnia Castella Abshahia ... edouit, et illi tradidit ... Abohahia iterum ... Ranimirum fefellit, et Abdere com que o conservou, e estendeu, conquistando, e povoando: não se esqueceu comtudo do augmento do culto Divino em edificação, e dotação de Igrejas, chegando a alguma do nosso territorio (133); no qual continuamos a achar provas de larga povoação de Christãos (124).

A esta mesma povoação (125) não podião deixar

\$. XXIX.D. Ordonho III.;D. Sancho;D. RamiroIII.

D. Ramiro ramen pro pace misit. Postea Abderramen . . . cum magno exercitu Septimancas properavit : Rex ... Catholicus hoc audiens, illic ire disposuit cum magno exercitu, et ibidem confligentibus ad invicem, dedit Dominus victoriam Regi Catholico ; secunda feria , imminente Festo SS. Justi , e Pastoris deleta sunt ex eis 80 millia. Etiam ipse Abohahia Rex Agarenus ibidem à nostris comprehensus, et Legionem adductus, et ergastulo trusus ... Illi verò , qui remanserant ... in fugam versi sunt. Rege verò ipsos persequente, dum ipsi pervenerunt ad urbem, que dicitur Albandegua, à nostris ibidem comprehensi, et extincti sunt. Ipse verò Rex Abderramen semivivus evasit: Unde nostri multa attulerunt spolia, aurum videlicet, argentum, et vestes pretiosas. Rex quidem jam securus perrexit ad domum suam cum victoria magna in pace. Postea secundo mense Azeipham ad ripam Turmi ire disposuit, et civitates desertas ibidem populavit. Ha sunt Salmantica, sedes antiqua castrorum, Ledesma, Ripas, Balneos, Albandegua, Penna, et alia plurima Castella. Falla depois na reducção de alguns rebeldes; e na edificação de varios Mosteiros; e continúa: XIX. regni sui anno exercitu aggregato perrexit evolvere civitatem Agarenorum, qua nunc à populis Talavera vocitatur; et bello inito occidit ibidem duodecim millia, et asportavit septem millia captivorum. Segue-se a sua morte : e conclue: Regnavit annis 19., mensibus 2, diebus 25., Æra 988.

(123) Consta de duas doações deste Rei ao Mosteiro de Lorvão: huma de metade da Igreja de Sancta Christina secus murum civitatis Conimbia, feita no anno 933. Outra ( que se duvida se foi no mesmo anno, se no de 943) de duas partes da Villa de Alvalat. Achão-se as Escripturas destas doações no Livro dos Testamentos de Lorvão nn. 1. e 3. (124) As provas desta povoação são as muitas Escripturas de doações, e vendas, que se achão pertencentes ao tempo deste reinado. Só no Mosteiro de Lorvão se achão dez, além das duas mencionadas na nota antecedente: no de Arouca, huma; e cinco no de Moreira, de huma das quaes faremos aqui especial menção, por dar a conhecer a quantidade de terreno, que possuião mesmo pessoas particulares. He huma Carta de arrhas passada por Oliti Geton a sua Esposa Adosinda, em 3 de Junho de 946, em que lhe dôa Villas ... Mahmutis, S. Romajo, Co.. llas de Palatio, Meleza, Villa Noba, Cobellas de Kaprino, Nogaja,

Fumelus, Cisilani, Coniaria, Salis, et Roxas, Castrello, Toderiz... in territorio Gironzo: e depois da data, continua: et dividet cum Villa in Ahmutis, et cum Villa Fornellos, et cum Villa Tilanes, et cum Villa Pausata, et dividet cum Villa Kaldellas, et cum Villa de Sancta Eolalia in territorio Gisonzo.

(125) No reinado de D. Ordonho III. continuão a vêr-se Escripturas em Loryão, Moreira, e Arouca, que comprehendem os territorios de Coimbra, Lamego, e Porto. Entre estas ha no Cartorio de Arouca a Escriptura de doação de muitas terras e herdades feita ao Abbade de

de ser favoraveis as conquistas, que por estas partes fez (126) o prudente, e pio (127) D. Ordonho III.; e em que o imitou seu Irmão D. Sancho; cujas armas comtudo não se empregárão tanto nos Sarracenos, como nos rebeldes (128): os quaes derão tambem assaz exercicio ás de D. Tom. VII.

S. Pedro da Igreja de Arouca em 951. por D. Ansur, e sua mulher Ejeuva, que a havião fundado á sua custa. De huma sentença original do mesmo Cartorio do anno 1091. consta, que Gandulfo era Abbade de S. Pedro d'Arouca no anno de 925; e que passados alguns annos destruirão os Sarracenos a terra, e a deixárão erma. Que muito he logo, que D. Ansur, e sua mulher fundassem de novo a Igreja pelo meio do mesmo seculo?

(126) Destas faz menção Sampiro entre o mais, que diz de D. Ordonho. Já no titulo de D. Ramiro II. tinha dito, depois de fallar das rebelliões: Tunc Ordonius filius Regis sortitus est filiam Fernandi in conjugem. E no titulo proprio: Ramiro defuncto filius ejus Ordonius sceptra paterna est adeptus: Vir satis prudens, et in exercendis, disponendisque exercitibus nimis sapiens. Falla logo na conjuração de seu Irmão D. Sancho junto com o Rei de Navarra D. Garcia, e o Conde Fernão Gonsalves sogro do Rei. Quo audito (continúa o Chronista) Rex Ordonius satis exercitatus stetit, suasque civitates defensavit, et regni sceptra vindicavit. His supradictis remeantibus ad propria... Ordonius magno exercitu aggregato Gallaciam edonuit, Olixiponam depradavit, et multa spoiia simul cum captivis secum adduxit.

donno III. por Escripturas do Cartorio de Leão. Conclue Sampiro o que pertence a este Rei dizendo: Regnavit annos 5, menses 7, propria morte urbe Zemora decessit, et Legione quiescit juxta aulam S. Salvatoris, Æra 993. Por esta chronologia esta Flores no tom. XIV. da Esp. Sagr., respondendo ás objecções; com a qual resposta comtudo se não satisfaz Risco.

no tom. XXXIV. pag. 269. (128) Ordonio defuncto (diz Sampiro) frater ejus Sancius , Ramiri filius, pacifice apicem regni sui suscepit. Diz logo como findo o primeiro anno do seu reinado, o Conde Fernão Gonsalves com outros Magnates o dethronizarão, e puzerão no throno a D. Ordonho chamado o Mau, filho de D. Affonso IV; e como D. Sancho com o soccorro dos Sarracenos os venceu. Sobre a chronologia destes successos veja-se Risco tom. XXXIV. p. 269. e seguintes. Rex verd Sancius ( continua Sampiro ) salubre inivit consilium una cum sorore Gelvira, ut nuntios mitteret Cordubam, et peteret corpus S. Pelagii Martyris , qui martyrium accepit in diebus Ordonii Principis sub Rege Arabum Abderramen , Era 964. Et dum legatos illis pro pace, et ipsius corpore Sancti miserunt, egressus Rex Sancius Legione, venit Gallacian, et edomuit eam usque ad flumen Dorii. Quo audito Gundisalvus, qui Dux erat ultra flumen illud, congregato magno exercitu, venit usque ad ripam ipsius fluminis. Deinde missis nunciis, et conjuratione facta; ne exsolveret tributum ex ipsa terra, quam tenebat, callide adversus Regem cogitans, veneni pocula illi in pomo duxit : quod dum gustasset, sensit cor suum immutatum : silenter mussitans, festinus capit remeare ad Legionem. Ipso itinere, die tertio, vitam finivit. Regnavit annos Ramiro III. (129).

Mas a povoação christá das nossas Provincias, que continuamos a vêr no tempo destes reinados (130), vai \$. XXX ser interrompida, e em parte desmantelada, assim como mudo II.

12. Ara 1005. Assim deve ser esta data, combinada com a do principio do reinado. Comtudo por huma Escriptura, que cita Risco tom. XXXIV. p. 279., se vê, que ja em 19. de Dezembro da Æra 1004. (anno 966.)

reinava D. Ramiro III.

(129) Sancio defuncto (diz Sampiro) filius ejus Ramirus habens annos 5, suscepit regnum Patris sui; continens se cum consilio amita sua Domna Gelvira devota Deo, ac prudentissima, habuit pacem cum Sarracenis, et corpus S. Pelagii ex eis recepit, et cum religiosis Episcopis in Civitate Legionensi tumulavit. Anno secundo regni sui C. classes Normanorum cum Rege suo nomine Gunderedo ingressa sunt urbes Gallacia, et strages multas facientes in gyro S. Jacobi, Episcopum loci illius gladio peremerunt, nomine Sisenandum, ac totam Galiaciam depradaverunt, usquequo pervenerunt ad Pyreneos montes Ezebrarii. E conta como forão vencidos, e derrotados pelo Conde Gonçalo : e continúa : Rex verò Ramirus cum esset in pueritia, et modica scientia, capit Comites Gallecia factis, ac verbis contristari. Ipsi quidem Comites talia ferentes callide adversus eum cogitaverunt, et Regem alium nomine Veremundum super se erexerunt : qui fuit ordinatus in Sede Sancti Jacobi Idibus Octobris, Æra 1020. Quo audito Ramirus ex Legione ad Galleciam properavit. Rex verò Veremundus obviam illi exivit in Portella de Arenas, et cæperunt acriter praliari. Nul-lus tandem eorum alteri cedens, separati sunt ab invicem. Ramirus verò reversus est Legionem, ibique proprio morbo decedens 16. regni sui anno vitam finivit. Assim acaba Sampiro, do modo que o Silense o inclue no seu Chronicon. Mas nas Addições do mesmo Sampiro, que se suppoem feitas pelo Bispo D. Pelayo, se acrescenta : Interim Rex Alcorrexi cum multis agminibus Agarenorum per Portugalensem terram intravit Gallaciam, et Compostellam venit, et totam ipsam terram depopulavit. Ad Ecclesiam ergo, sive ad sepulchrum Beati Jacobi cum magna audacia accedere voluit, sed Deo renuente territus rediit. Sed Rex noster Calestis non est oblitus Christianam plebem, misit in Agarenos infirmitatem ventris, et-nemo ex eis vivus remansit, qui rediret in patriam, unde venerat.

(130) Na nota 125 vimos as provas da povoação das nossas Provincias no reinado de D. Ordonho III. Continuão no reinado de D. Sancho, em que encontramos Escripturas de doações, e de vendas nos Cartorios de Lorvão, Moreira, Vairão etc. Mas não podemos deixar de fazer expressa menção do celebre Testamento de Mumadona, em que dôa em 959. ao Mosteiro de Guimarães, que fundára, quantidade de herdades, e Igrejas não só no territorio circumvizinho, mas pelo de Coimbra, e ribeiras do Lima, e do Minho. O territorio, que ali chama inter ambas Aves, he o que medêa entre o Ave, e o Avicella, que significa o Ave per ueno. Em outros documentos deste tempo se chama este trato de terra = inter bis amnes =, que he o mesmo que entrambos os rios, nome que hoje se dá á terra entre Douro e Tamega. Tambem he para notar o Testamento, ou ampla doação de D. Flamula sobrinha de D. Mumadona, feita, no anno seguinte, ao mesmo Mosteiro de Guimaraes, em que enumera muitas Villas, Castellos, Herdades assim na Beira alta, como ena das mais Provincias do Imperio, com as hostilidades de Almansor, que começando ainda no reinado de D. Ramiro III. (131), crescêrão durante o de D. Bermudo Q ii

tre Douro, e Tamega, e em toda a Provincia do Minho: alli vemos os Castellos de Trancozo, Moreira, Langroiva, Numam, Muxagata, Almendra, Penedono, Alcarva, Cernancelhe, Caria etc. E fallando nestes Castellos diz : et populaturas, qua sunt in ipsa Stremadura, isto he, que jazem na parte meridional do Douro desde Almendra até Baldigem junto a Lamego. O que provém (segundo nota Fr. Joaquim de Sancta Roza) de que este terreno foi por muitos annos a baliza, ou barreira, que estremava, e dividia os Mouros dos Christãos: o que ao depois succedeu na terra, que fica entre o Mondego, e o Tejo, a que hoje cha-mamos Estremadura. No Cartorio de Lorvão ha entre outras a doação de D. Inderquina Pala, em que doa ao Mosteiro no anno 961. o Mosteiro de Speraindeo (hoie Sperandei) as Villas de Sperandei, Taleba, e Villa Nova , Sabugoza , Lourosa , Fersonho : e as Vinhas de Riba Paiva , Sancta Eulalia, e Suniloni; tudo no Bispado de Vizeu; e no de Coimbra a Villa de Aguada, e o Mosteiro de Marnel, que vocitant S. Maria de Lamas. (Livro dos Testamentos n. 60.) E no mesmo anno doou ao dito Mosteiro D. Gonçalo Moniz a Villa de Cerzeda em Riba d'Alva, e as Villas de Paladares, e Serpins (ibid. n. 22.) E o mesmo Rei D. Sancho nos fins da sua vida, isto he, em 25 de Novembro de 966. doou ao mesmo Mosteiro omnes abrutellas... sicut se lebat de Albalat, et persit de la companio de 100 d git ad parte Eiras ... e hum moinho (diz o Rei ) in villa nostra Au. zana (ibid. n. 5. ) Do territorio do Porto ha bastantes doações, e vendas destes annos no Cartorio de Moreira; sendo que o que se chamava propriamente Portugal foi destruido no anno 965, por Alcorrexi Rei de Sevilha. (131) Ao reinado ainda de Ramiro III. pertence a primeira expedição de Almansor, de que faz menção o Silense; pois referindo a conjuração dos Magnates de Galliza, para substituirem D. Bermudo a D. Ramiro, diz: Hanc itaque Christianorum discordiam Barbarus audiens Dorum fluvium, qui tunc temporis inter Christianos, et Barbaros pro limite habebatur, vado trajecit . . . quidquid infra Provinciam interjacet, ferro et igne devastans, animosus super ripam fluminis Estulæ (hoje Ezla) ad bellandam Legionem urbem , castra fixit , nactus scilicet sibi in posterum nil contrarium fore, si Legionensium civitatem ingredi poluisset. Quibus auditis Ramirus puer ... cum quibusdam Comitibus armatus hostibus occurvit; commissoque prelio, usque ad tentoria eos ingenti cade prostravit. E continúa contando como cobrando os Mouros novo esforço, e apertando com os Christãos per medias civitatis portas interminti irruerunt, nisi ingens nix cum turbine hanc dirimeret litem. Barbarus hoc anno propter imminentem hyemem infesto negotio recepit se in patriam. Quanto aos annos do reinado de D. Ramiro, e ao da sua morte; sendo aquelles 15. (como diz Sampiro) vinha a ser o desta em 982, o mesmo em que diz que os conjurados acclamárão a D. Bermudo : porém consta, que as guerras com este durarão dois annos; e de Escriptura que cita Risco tom. XXXIV. p. 295, se prova, que o reinado de D. Ramiro chegou com effeito ao anno 984. Continuão as Escripturas de doações a Mosteiros e de vendas entre particulares no reinado de D. Ramiro. Só pertencentes a Lorvão se achão 23, e algumas bem importantes, como, por exemplo, huma doação de 967. (que no Livro dos Testamentos de LorII. (132). O qual comtudo, por ventura em premio da

vão tem o n. 2. ) pela qual Nezeron, e sua mulher dôão ao Mosteiro humas cazas junto a Coimbra, vinhas e pomares no Valle de Inquiris; vinhas em Coselhas; o que lhes coubesse na Villa de Alkapdek, e na Villa de Alcoirana, e nas Villas de Arazedo, de S. Justo, e de Taveiro ; os seus quinhões em Fórma , e no campo de Mauricos ; huma leira no porto de Ananellos, outra em Alfoura, outra em S. Justo; outro quinhão em Arquanio, e todo o Canal, que o Rei lhes tinha dado; todas as terras de Valle Kovo desde Abzoleiman até Gurbes; tudo o que tinhão em Albiaster, Vimieira, e Gondelim, e no campo de Fonte-auria, e huma leira em Figueira — Outra de 969. (que se conserva original em Lorvão) pela qual D. Munia dôa ao Mosteiro Villam Midones cum suis Monasteriis ... Villam Teodorice ... cum suis Ecclesiis ... Villam Framianes, que jacet in ripa de Alvia = Outra do anno 970. (no Livro dos Testamentos n. 56.) pela qual Christovão Confessor doa ao Mosteiro o de Bagauste junto e sobranceiro ao Douro no Bispado de Lamego, territorio Timillopus ( que hoje occupa o Lugar e Freguezia de Fontello ) accrescentando muitas terras d'além-Douro, até a Sermenha, Oliveira, e Cidadelhe. Ainda hoje conserva o nome de Bagauste o sitio na margem meridional do Douro entre Baldige, e o rio: como tambem o conserva o lugar de Cidadelhe, e a ribeira de Sermenha da outra parte do rio, em distancia de duas leguas, nas fraldas da Serra do Marão = Outra feita pelo Conde Gonçalo Mendes em 981. ( ibid. n. 28) das Villas de Paos, e Lamas (hoje Marnel) junto ao Vouga, que partia com a Villa de Palaciolo, com a de Padasanes (hoje Pedaçães) com a de Belli, com a de Christovalaens (hoje Costovães) = Outra do mesmo anno feita por D. Gonçalo Moniz è sua mulher Mumadona, da Herdade e Mosteiro de Freixede junto ao D'om, e de outros cazaes com a Igreja de Traxedelina; Negozela; Oliveira de Courrellos cum suo Monasterio; Silvares, S. João de Telhada, Regolfe, Getosa, e Papizios confinantes com a Cidade de Viseu; tendo os Doadores tambem as terras, que correm do Val de Besteiros até S. Pedro do Sul, e que pela Serra de Manhouce confinão com as de Arouca; onde pelos annos de 972. residia Godesto Moniz, como consta de huma Sentença do Mosteiro etc. No Cartorio de Moreira se conservão originaes 11. Escripturas de vendas, ou doações pertencentes ao tempo deste reinado.

(132) Ainda que o Silense assignala com prosperos successos os principios do reinado de D. Bermudo II., dizendo: Qui ... Veremundus post ubi in finibus Gallacia arcem Regni adeptus est, non ut praceps, et iners negotii; sed in ipso principatûs sui exordio Mauros solerti cura expugnare cæpit: no lugar, em que verdadeiramente falla do seu reinado, depois de dizer: Mortuo Ramiro, Veremundus Ordonii filius regressus est Legionem, et accepit regnum pacifice. Vir satis prudens : Leges à Bambano Principe conditas firmavit; Canones aperire jussit; dilexit misericordiam, et judicium, reprobare malum studuit, et eligere bonum; acrescenta logo: In diebus verò regni ejus propter peccata populi Christiani crevit ingens multitudo Sarracenorum, et Rex eorum , qui nomen falsum sibi imposuit Almanzor , qualis antea non fuit, nec futurus erit, consilio inito cum Sarracenis transmarinis, et cum omni gente Ismaelitarum intravit fines Christianorum, et caepit devastare multa regnorum evrum, atque gladio trucidare. Hac sunt regna Francorum, regnum Pampilonense, regnum etiam Legionense. Devastavit quidem DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 125 sua piedade (133), triunfou assim do mesmo Almansor (134), como dos seus proprios vassallos rebeldes (135).

Civitates, castella, omnemque terram depopulavit, usquequo pervenit ad partes maritimas Occidentalis Hispania, et Gallecia Civitatem, in qua corpus B. Jacobi Apostoli tumulatum est, destruxit. Veja-se a nota 88, em que já dissemos alguma cousa das expedições bellicas de Almansor, e na nota 87. transcrevemos as palavras, coin que o Chronicon Lusitano faz menção da tomada de Coimbra, Montemór, e Aguilar pelo mesmo Almansor; ao que podemos aqui ajuntar o que á cêrca das mesmas acções se acha apontado no Chron. Conimbricense. In Æra MXXV. accepit Almanzur Colimbriam IIII. Kalendas Julii = In Era MXXVIII. accepit Almangur Montem majorem. E mais adiante ; depois de dizer : In Æra DCCCCIIII. Ildefonsus Ordonii filius cepit Colimbriam, Bracaram, et Portugalem, Viseum, Lamecum, Egitaneam, et regnavit an. XVIII: repete : Era MXXV. Cepit Almangor Abennamer Colimbriam , sicut quidan dicunt : fuit derelicta annis VII : postea cæperunt &dificare illam Hesmae-lit&, et habitaverunt in illa annis LXX. etc. = Æra MXXXVIII. cepit Almanzor Castellum Aquilar, quod est in ripa de Souza, Provincia Portugalensi = Æra MXXXVIII. cepit Almanzor Montem majorem. Bem se sabe que estas datas não são exactas: mas tambem se sabe, que com effeito estas hostilidades fizerão, que tendo sido o territorio de Vizeu, e principalmente o Val de Besteiros tão povoado, e cheio de Igrejas e Mosteiros pelo meio deste seculo X., no fim delle se achava quasi todo ermo e destruido, estabelecidos os Mouros entre os rios Alva, e Mondego, e por algumas ribeiras, e fraldas mais ferteis da Serra d'Estrella, onde se conservarão até os fins desta Epoca. Pelos principies do reinado de D. Bermudo ainda se vêm largas doações ; como huma de 985. ao Mosteiro de S. Pedro de Cette, das Villas Abulin, Ferraria, Balestarios, Feberas, Ascarii, Pardelos; e das Villas Ranusindi, e Igreja de S. João sita in Foz Sauza, et Villa Paradella, et Villa de Pera subtus montis Bendoma, territorio Aneja, discurrente ribulo Sauza ( Escriptur. original no Cartorio do Collegio da Graça de Coimbra, entre os Pergaminhos de Cette ) E dahi até o fim do seculo, e reinado de D. Bermudo, ha no Cartorio de Moreira 17 Escripturas originaes, e em Lorvão 6, e huma em cada hum dos Mosteiros de Guimarães, Pedrozo, Vairão, Pendorada, Caramos, e Paço de Souza; e desta ultima não podemos deixar de fazer menção, por ser de huma doação assaz copiosa, pella qual o Abbade Randulfo doa em 994 áquelle Mosteiro, subtus mons Ordinis discurrente rivulo Sauza, territorio Anegie humas herdades inter Dorio et Vauca prope Kamina; e as Villas Ossela, Bostello, Sobradello, que vocitant Vermui, et Villa Pinioli, ubi est fundato Sancti Martini Episcopi, et in Villa Olivaria; e o que tinha in Villa Tavolatella, et in Petra Fitada. (Cartorio do dito Mosteiro)

(133) Além das palavras transcriptas no principio da nota antecedente, nas quaes o Silense louva a justiça e piedade de D. Bermudo, diz tambem: Rex verò Veremundus à Domino adjutus capit restaurare ipsum Locum S. Jacobi in melius. E muitas doações pias delle constão de Escipturar.

cripturas, collegidas nos Append. da Esp. Sagr.

(134) Já na nota 89 fallamos nas ultimas acções de Almansor, que rematárão na tomada da Cidade de Leão: e he constante da Historia, como as tropas de D. Bezmudo alcançarão em Galliza victoria das de

. XXXI.

Com este quebrantamento das forças Agarenas, pouco D. Affonso v. D. Ber- mais restou que fazer a seu filho e successor D. Affonso mudo III. V., que reparar o desbaratado (136), subjugar os levantados (137), reconquistar sem maior opposição parte das

Almansor; e como ultimamente fizerão nestas hum horrivel estrago as armas do nosso Rei juntas com as do Rei de Navarra D. Garcia, e as do Conde D. Garcia Fernandes na memoravel batalha de Calatanhazor. (135) Pelos annos de 980, se achava muito perturbado o Reino de Leão, cuja historia só consta pelas Escripturas do Archivo daquella Igreja. Por huma de 27 de Junho de 890 se sabe o facto, de que passando D. Bermudo a Galliza, por conta de algumas revoluções, que ahi havia, entre as quaes foi a rebellião de Gonçalo Mendes (a qual se refere em hum instrumento publicado no tom. XIX. da Espan. Sagr. p. 382.) tomou occasião da ausensia do Rei hum mau homem por nome Conancio, para excitar grandes desordens, publicando que o Rei era morto. Este sabendo do caso, voltou a Leão, prendeu a Conancio, e confiscou todos os seus bens, que depois Ihe restituio pela promessa de fidelidade que, o rebelde fez; mas reincidindo na rebellião lhe foi tirada toda a fazenda, e a Villa Oncina, que foi dada a Fernão Nunes em premio da fidelidade, com que servia a ElRei. Finalmente acaba o Silense o que pertence a D. Bermudo com estas palavras: Et secundo anno post azeipham (isto he, a batalha, em que venceu a Almansor) terra Be-ricensi proprio morbo in confessione Domini emisit spiritum. Regnavit annis 17. Este numero de annos de reinado ajusta com o ter começado a reinar em 982., segundo a opinião commum: mas pela chronologia de Risco, que acima referimos na nota 131, reinou só 15 annos; pois todos convém em que morreu no de 999; e que foi depois de 17 de Junho, se vê de huma Escriptura citada na Espan. Sag. tom. XXXV. p. 3; e na p. 7 se responde ao que parecia deduzir-se em contrario de duas Escripturas publicadas por Escalona na Historia de Sahagun.

(136) Sucedeu D Affonso V. a seu Pai D. Bermudo na tenra idade de cinco annos, tendo sido educado em Galliza debaixo da tutela do 'Conde D. Mendo Gonsalves, e da Condessa Maior sua mulher, pelos quaes foi trazido a Leão, e por elles, e por sua Mãi a Rainha D. Elvira, e por seu Tio D. Sancho Conde de Castella foi apresentado na Igreja de Sancta Maria, aonde concorrendo os Bispos, Condes, e Nobres da Corte foi coroado com grande pompa e solemnidade, como o mesmo Rei conta em dous Privilegios seus: e logo no mesmo anno começou a dar mostras de sua devoção á Igreja de Sancta Maria. Sem embargo da pouca idade do Rei se restaurou a Cidade de Leão pelo bom governo dos seus Tutores, e pela prudencia da Rainha mãi.

(137) No anno de 1012 se amotinarão alguns Cavalleiros principaes, e até recorrerão ao auxilio dos Sarracenos; D. Affonço ajudado de outros Cavalleiros leaes, como fôrão Pedro Fernandes, Feldon Amatez, o Presbytero Sampiro, Sarracino Arianiz generoso Portuguez, Munio Munniz, e outros, sujeitou os rebeldes: consta isto por huma Escriptura gothica de 19 de Setembro do dito anno, que se cita no tom. XXXV. da Esp. Sagr. p. 14. Em outra Escriptura de 14 de Março de 1017 (Ib. p. 17.) se queixa D. Affonço das hostilidades de seu Tio D. Sancho, a quem chama iniquo, infidelissimo, e inimigo seu, que não pensava dia e noite mais

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. terras usurpadas (138), e dar-se a obras pias (139). Nestas lhe succedeu, assim como no reino, seu filho D. Bermudo III., (140) ainda que muitas vezes interrompido

que em o offender; e por justo castigo, segundo as Leis, o priva de varias possessões, que tinha no Reino de Leão, das quaes fez doação, em presença dos Grandes do Paço, a Pedro Fernandes, que o servia com

grande lealdade.

(138) Quebrantados os Mouros com as ultimas victorias de D. Bermudo, e com revoluções domesticas nascidas das diversas facções, que reinavão entre elles, se virão obrigados a pedir paz a D. Affonso, como consta de huma Escriptura de Sahagun do anno 1013 ( Esp. Sagr. Tom. XXXV. pag. 13 ) Assim se achou D. Affonso desabafado para hir recuperando o perdido. No anno de 1017, se achava em Montemor, como consta do Relatorio dos bens de D. Gonçalo Viegas, que existe no Cartorio da Universidade de Coimbra em hum Pergaminho dos do Mosteiro de Pedrozo. Por este nosso terreno notamos signaes dos estragos antecedentes na diminuição de escripturas de doações ou contractos: pois desde os principios deste seculo XI., (a excepção de huma doação a Lorvão; e de huma Escriptura de venda do Cartorio de Moreira, do anno 1002. ) não tornamos a encontrar monumento algum nos Cartorios senão do anno 1007. por diante ; e dahi até o fim do reinado de D. Affonso V. he que achamos, no Cartorio de Moreira 9, no da Fazenda da Universidade, pertencentes ao de Pedrozo 6; 2 no de Pendurada, no de Paço de Souza 1, e outro no de Vairão; e no de Lorvão 4, sendo o ultimo destes no anno 1018., e não se achando algum desde este anno até o de 1051. Mas continuando a fallar das conquistas de D. Affonso; delle diz seu genro D. Fernando em Escriptura do anno 1046. ( que se pode vêr no tom. XVI. da Espan. Sagr. pag. 457. ) qui omni tempore vita sua gentem Muzleimitarum detruncavit, etc. E no ultimo anno da sua vida sabe-se como para o fim de conquistar as terras perdidas veio ás nossas Provincias, e sitiando a Cidade de Viseu, ao sahir desarmado, para observar por que parte poderia melhor dar assalto, foi traspassado de huma setta despedida da Cidade.

(139) No tom. XV. da Esp. Sagr. se apontão muitos monumentos de edificações, e dotações pias de D. Affonso. E na Escriptura d'ElRei D. Fernando citada na nota antecedente, ás palavras alli transcriptas, se segue : Ecclesias ampliavit . . . et omnes homines fideliter ad Synodum congregavit. Isto se entende do Concilio de Leão celebrado no anno 1020, de que em seu lugar fallaremos. Finalmente sendo morto do modo, que apontamos na nota antecedente, foi seu corpo levado a Leão, e sepultado na Igreja de S. João (que hoje he o Convento de Sancto Isidoro) onde se lhe poz o seguinte epitafio: H. jacet Rew Adefonsus, qui populavit Legionem post destructionem Almangor, et dedit ei bonos foros, et fecit Ecclesiam hanc de luto et latere. Habuit pralia cum Sarracenis, et interfectus est sagitta apud Viseum in Portugal. Fuit flius Veremundi Ordonii. Obiit Æra MLXV. III. Non. Maii. Mas contra esta data prova Fr. Manoel Risco com varias escripturas assim do Archivo da Igreja de Leão, como do Mosteiro de Sahagun, que o reinado de D. Affonso se extendeu até Junho do anno 1028, e que nos fins desse anno já reinava seu filho D. Bermudo III.

(140) No tomo XIX. da Espan. Sagr. pag. 393. publicou Flores a li-

pelas hostilidades já dos seus proprios subditos (141) já do Rei de Navarra, e até de D. Fernando, seu cunhado e successor (142).

o. XXXII. D. Fernando. Semelhantes hostilidades, como justo castigo, experimentou este depois que subio ao throno, que com ellas ganhára (143), e que lhe occupárão mais de metade do tempo do seu reinado: porém depois reparou os maus principios, não só com grandes conquistas, e victorias, mas com

beral Doação, que D. Bermudo fez no principio do seu reinado (que tambem he mencionada por Morales no cap. 39 do Livro VII.) pela qual dá a Vestruario Bispo Iriense a terra, que se dizia Carnota: he datada do dia 30 de Dezembro da Era 1066 (anno 1028). E o Silense começa a fallar de D. Bermudo por estas palavras: Veremundus infans à finibus Galliciensium usque ad fluvium Pisorga, qui Cantabriensium regnum separat, obeunte Patre, Rex constituitur...non, ut illa atas, diversis puerilibus, et lascivis cupiditatibus assolet astringi, constrictus dignoscitur; sed in ipso teneri regni exordio Ecclesias Christi gubernare, easque à pravis hominibus defendere cæpit.

(141) Nos principios do seu reinado foi D. Bermudo obrigado a largar Leão, e hir a Galliza para castigar a rebellião de dois Tyrannos chamados Oveco e Siznando, a quem confiscou os bens, e destes fez doação

ás Igrejas de Lugo, e Santiago.

(142) Começárão logo depois as guerras de D. Sancho o Magno Rei de Navarra, as quaes se passárão entre o anno de 1029., e o de 1032, em que se effeituou o cazamento de D. Fernando, filho do mesmo Rei com D. Sancha Irmã do nosso D. Bermudo. Mas nem com esta alliança acabárão as hostilidades de D. Sancho; o qual ao tempo de sua morte, que foi pelo principio do anno 1035, partem Regni Veremundi (como diz o Silense) videlicet à flumine Pisorga adusque Ceyam suo dominio man-

cipaverat. Pouco antes disto (a saber no anno 1034) põem o Chron. Lusitan. a tomada de Montemór aos Mouros, dizendo: Æra 1072. Idus Octobris Gundisalvus Trastamiriz cepit Montem majorem, et reddidit eum Christianis. Mas continúa o Silense: Porro Veremundus adulta jam state, ubi Sancius Rex spiravit, paternam Regnum vindicare disposuit. Não soffreu seu cunhado D. Fernando, a quem por morte do Pai coubera o Condado de Castella, que D. Bermudo se tornasse a apoderar das Terras, a que elle por ventura pretenderia ter direito por sua mulher D Sancha; e auxiliado das forças de seu Irmão D. Garcia Rei de Navarra apresentou batalha no valle de Tamaron a D. Bermudo, que nella mor reu, e com elle a linha dos antigos Reis de Leão, recahindo o Reino em sua Irmã D. Sancha mulher de D. Fernando. No tempo deste reinado só achamos 13 Escripturas nos Cartorios das nossas Provincias, a saber pela maior parte de vendas, no de Moreira, 2 em S. Bento d'Ave Ma ria do Porto, 2 no da Fazenda da Universidade de Coimbra pertencente.

tencente à Igreja de Oliveira.

(143) Fernandis deinde (diz o Silense) extincto Veremundo à finibilità Gallacia omne regnam sua ditioni degitur. Æra MLXXVI. (Està visto la

ao Mosteiro de Pedroso; 1. no de Arnoya; e 1. em S. Vicente per

## DE LITTERATURA PORTUGUEZA. com usar dellas christamente (144). As nossas Provincias Tom. VII. he

ver aqui hum numero de mais, acontecendo isto ao certo no anno 1037. ( Veja-se Espan. Sagr. Tom. XXXV. pag 54. ) X. Kal Julii consecratus Do-minus Fernandus in Ecclesia Beata Maria Legionensis, et unctus in Regem à veneranda memoria Servando ejusdem Ecclesia Catholico Episcopo-Diz depois, que a occupação, que lhe derão as conjurações de alguns Magnates, e as guerras de seu Irmão ElRei D. Garcia, fizerão com que nos primeiros 16 annos do seu reinado não fizesse guerra aos estranhos. Falla nos filhos que teve, e cuidado que tomou da sua educação, a saber D. Urraca, D. Geloira, D. Affonso, e D. Garcia. Trata depois das hostilidades, que lhe fez seu Irmão D. Garcia até ser morto na batalha

de Ataporca na Æra 1092. (anno 1054.) (144) Fernandus Rew (continua o Silense depois de referir o que apontamos na nota antecedente) postquam mortuo fratre, et cognato omne regnum sibi sine obstaculo ditioni sua subactum videt ; jam securus de patria reliquum tempus in expugnandos Barbaros, et Ecclesias Christi corroborandas agere decrevit. Igitur ... astatis initio ... de campis Gothorum movens Portugalem profectus est : maxime parti, cujus est Lusitania, et Batica, Barbari eructantes impiè dominabantur... Paratis itaque sti-pendiis omnibus, primo impetu oppidum Sena cum aliis circamiacentibus Castellis invadit, interfectisque Barbaris, quos voluit in servitutem sibi, suisque humiliavit. Diz que seria fastidioso enumerar todas as terras conquistadas, que por isso só nomeará as principaes. Falla então da conquista de Viseu, e Lamego, de que adiante trataremos na nota 146. Diz depois, que D. Fernando sempre cuidava, ut de victoriarum suarum spolis ad laudem Summi Opificis, qui eum victorem reddehat, melior pars per Ecclesias, et Christi pauperes distribueretur. E continua: Cepit etiam Castrum S. Justi super flumen Malva situm, et Tharoca cum aliis quamplu-ribus circumquaque positis. Qua, ne in eis . . . Barbari ulterius prasidia ponerent, ad solum usque destruxit. Falla depois da conquista de Coimbra, e do mais que pertence particula mente ás nossas Provincias, que adiante apontaremos; e continua: Rex vero ... Magnatorum suorum generalem habens Conventum, statuit Barbaros, qui à parte Orientis ex Provincia Carthagine, et Cæsaraugustano regno invadentes munitiones, et crebra Castella secus Dorium flumen sita inhabitabant , bello aggredi. Erant nam. que affinitate loci Castella confinibus, pradas et mancipiorum extemplo agentes, inevitabiles hostes. Redeante igitur anni congruo tempore Fernandus Rex eos ... invadit : captoque brevi Castro Gormaz, Vadum Regis acces-sit. Quod Oppidum postquam sua ditioni mancipavit, Civitatem Berlanga, qua catera circumquaque posita protegebat Castella, animosus petiit ... Post cujus triumphum Oppidum Aquilera invasit, Castro quoque S. Justi triumphato; Sanctæ Mayræ Municipium pugnando cepit, Nihilominus Castrum Guermos aggrediens, ad solum usque dest unit : prostravit etiam turres omnes vigilia. rum barbarico more super montem Parrantagon eminentes, atque Municipia in valle Horcecorex ob tuitionem arantium boum per agros passim constructa. Falla depois da guerra feita na Provincia Carthagineza, em que tomou Talamanca, Compluto (hoje Alcalá) e outras muitas Praças; até que recorrendo os Mouros a Almenon Rei de Toledo, este pedio paz a D. Fernando, offerecendo-lhe grande somma de ouro, e prata, e vestidos preciosos, com que este se recolheu para casa. Falla então da edificação da Igreja para sepultura dos Reis em Leão, á instancia da Rainha; e conlhe são devedoras de notavel restauração (145); Viseu, Lamego, e Coimbra (146) por elle forão ganhadas, e o seu territorio commettido a quem bem o regesse, e administrasse a justiça: e até na repartição, que em Testamen-

tinua: Caterum ... Rex ... congregato rursus exercitu in Bæticam, et Lusitaniam Provincias hostiliter profectus est. Depopulatisque Barbarorum agris, ac plerisque Villis incensis, eidem Abenhabeth Hispalensis Rex cum magnis muneribus occurrit, eumque per amicitiam, perque decus Regni obsecrat, ne ipsum regnum suum persequi vellet. Ao que o Rei annuio; com a condição de deixar transportar de Sevilha para Leão o corpo da Martyr Sancta Justa: e conta por miudo, como em lugar deste sancto corpo foi trazido o de Sancto Isidoro, para o qual se dedicou huma

Igreja em Leão no anno de 1060.

(145) Além do que o Silense diz sobre as expedições de D. Fernando as nossas Provincias, segundo vimos na nota antecedente, e ainda veremos na nota seguinte; se consultamos os Archivos do nosso Reino, achamos bastantes vestigios da população, que resultou das mesmas expedições. No discurso deste reinado quasi não ha anno de que não vejamos datadas Escripturas de doações, vendas, sentenças etc. Só o Cartorio de Moreira nos offerece 41, o de Pendorada 12, o de Pedioso 7, além dos de Cette, Paço de Souza, Caramos, Vairão, Bostelo, S. Bento d'Ave Maria, Lorvão. Do Inventario, que o mesmo Rei mandou fazer das rendas dos herdeiros de D. Mumadona, consta que do rio Vouga até Ponte Vedra em Galliza, no espaço de quasí 40 legoas, não tinhão numero as herdades que lhe erão foreiras, e pagavão pensão ao Mosteiro de Guimarães. Ao de Lorvão confirmou D. Fernando todas as doações antecedentes no ultimo anno da sua vida, como consta do Livro dos Testamentos do mesmo Mosteiro n. 94.

( 146 ) A respeito da conquistas de Viseu diz o Silense: Triumphato ergo Oppido Sena, ad bellandam Visensem Urbem accelerat ... Erat in eadem Civitate saggitariorum manus fortissima ... Depois de contar, como D. Fernando a tomou; continua : Ceteri verd Mauri militibus prada fuere. E depois: Impropere amovens castra Lamecensem Urbem petit ... Qua quanivis difficultate loci inexpugnabilis videretur, oppositis tamen turribus, et diversorum generum machinis eam brevi expugnatam suis legibus subdidit. Lamecenses quoque Mauri partim gladiis obtruncati, partim verd ob diversa Ecclesiarum opera ansis ferreis sunt constricti. Quanto à tomada de Coimbra: depois de dizer, que querendo D. Fernando reduzir a dita Cidade, por ser a principal daquelle districto, fôra de romage a S. Tiago, onde fez por tres dias as suas supplicas para o bom successo da expedição; continua: Donato itaque venerando loco . . . Divino fretus munimine, Conimbriam audacter accelerat, castris supra eam positis consedit. Conta por extenso a visão, que em S. Tiago teve hum Peregrino á cêrca da tomada de Coimbra; e referida esta tomada, continúa; Expulsa itaque de Portugale Maurorum rabie, omnes ultra fluvium Mondego, qui utramque à Gallacia separat Provinciam, Fernandus Rex ire cogit. Sed his civitatibus, quas juri Paganorum abstulit, Sisenandum quemdam consiliis illustrem prafecit. Is namque ab Abenhabeth Batica Provincia Rege cum alia prada ex Portugale olim raptus, multis praclaris commissis inter Bar-Garos insudando, in tantam claritatem pervenerat, ut pra omnibus totius Remento fez do imperio por seus tres filhos, quiz deixar hum Rei a Galliza (147), para que se não contivesse na esteira de Provincia; e onde assaz monumentos ficárão da sua liberalidade (148). Mas experimentando esta divisão a sorte, que lhe he ordinaria, se torna brevemente a unir o Imperio na pessoa de D. Affonso VI. (149).

gni barbaro Regi charior haberetur. Quippe cujus neque consilium, neque inceptum ullum frustra fuerat. Ceterum ubi relicto Abenhabeth Sisenandus ad Fernandum Regem profectus est, his supradictis artibus et nobis insignis, et Barbaris usque ad extremam diem maximo terrori fuit. Quanto porém à data da conquista assim de Viseu e Lamego, como principalmente de Coimbra, que tem sido mais contestada, veja-se a erudita Observ. XI. sobre a Diplomatica Portugueza do Academico João Pedro Ribeiro.

(147) O Silense depois de referir o que apontamos acima na nota 144., falla na repartição, que D. Fernando fez de seus Estados por seus tres filhos, dizendo: Aldefonsum, quem pra omnibus liberis charum habebat, campis Gothorum prafecit, atque omne Legionensium Regnum mancipavit. Constituit quoque Sancium primogenitum filium super Castellam Regem. Nec non et juniorem Garciam Gallacia pratulit. Destinou para suas filhas os Mosteiros, em que se havião de recolher. Falla depois nas doações, que fez a Igrejas e Mosteiros, e na devoção, que tinha aos Religiosos, hindo até passar alguns tempos em o de Sahagun: e finalmente conta, como fez ainda huma expedição ad Celtiberiam Provinciam, onde tomou muitas Cidades, e Castellos; e chegando a Valença, ahi adoeceu, e foi levado para Leão, onde falleceu com a maior edificação, em dia de S. João Evangelista, da Æra 1103 (anno 1065.) depois de 27 annos de reinado, 6 mezes, e 12 dias.

(148) Logo no primeiro anno em que D. Garcia foi Rei de Galliza por morte de seu Pai D. Fernando, isto he, em o de 1066, vemos huma doação, que fizerão Garcia Moniz, e sua mulher D. Gelvira, de quantidade de herdades, e Villas sitas in terridorio Portugalense, ripa ribulo Durio: as quaes o mesmo Rei no anno 1070, doou ao seu fiel Affonso Ramiris. (Huma e outra doação se conserva no Cartorio de Pendorada, armar. de Docum. varios, maço I. nn. 3 e 4.) No anno de 1068. tinha o mesmo Rei doado a Munio Viegas e sua mulher Unisco varios bens subtus mons Eiras territor. Anegie, discurrente fluvio Durio (como se explica a Escriptura, que se conserva no sobredito Cartorio e lugar n. 5.) Do Livro Fidei da Se de Braga, consta que o Rei D. Garcia no anno de 1071. começou a reedificar a mesma Igreja, e lhe fez doação do Mosteiro Cordario: e seria talvez a sua ultima obra; porque antes do meio do dito anno foi elle dethronizado por seu Irmão D. Sancho Rei de Castella. (Veja-se a nota 2. ao cap. 8. do liv. IX. da Historia de Mariana da edição de Valença de 1787.) Mas no decurso desses poucos annos, que D. Garcia governou em Galliza, nos offerecem os nossos Cartorios entre Escripturas de doações, e vendas mais de 30 documentos, de que só o de Moreira da 22, e os outros são dos Cartorios de Pendorada, S. Bento da Ave Maria do Porto, Fazenda da Universidade de Coimbra, e Collegiada de S. Tiago da mesma Cidade.

(149) He constante da Historia o que D. Affonso VI. padeceu nos

Este grande Rei depois que a pezar dos seus Irmãos se achou Senhor do Reyno paterno, o enobreceu
xxxIII.
D. Affonso com illustres victorias, e o fez respeitar pelos Mouros
vencidos, e tributarios, de cujo enfraquecimento se resente
a tranquilla posse dos grandes proprietarios de bens
das nossas Provincias, e a imperturbavel administração
de

primeiros annos do seu governo, pertendendo desapossallo deste seu Irmão D. Sancho, que vencendo-o em batalha, o obrigou a se retirar para as terras do dominio dos Mouros. Hunc Aldefonsum (diz o Silense) patrio regno privatum Sancius frater Toletum ire coegit. Conta depois como sitiando D. Sancho a Zamora (olim Numancia) foi morto atraiçoa-damente (em 7 de Outubro de 1072.); e que com esta noticia se despedio D. Affonso do Rei de Toledo, e marchou para Zamora. Desta restituição falla o mesmo D. Assonso na celebre Escriptura datada de 17 de Novembro de 1072., pela qual, como em reconhecimento deste beneficio que Deos lhe fizera, tira a portagem, que se pagava no porto do monte Valcarcel, por onde fazião caminho os romeiros para S. Tiago ( a qual se pode verno tom. XXXVI. da Espan. Sagr. Append. p. LIII : ) Sensi vindictam Dei Omnipotentis prasenti tempore factus extorris a potestate regni mei, et postea restituit me Deus in idipsum quod amiseram, sine sanguine hostium, sine depradatione regionis, et subito cum non existimabatur, accepi terram sine inquietudine, sine alicujus contradictione, et sedi in sede genitoris mei, Dei donante clementia. Não podia elle dizer, que tão sem violencia se apoderou tambem da Galliza. Pois o mesmo Silense depois de referir como D. Affonso chegára a Zamora para tomar posse do Reino, diz : ubi de tuta Regni administratione pertractans , accersita sorore Urraca, aliisque illustrissimis Viris, habuit secretum colloquium. E dando huma idea vantajosa de D. Urraca, continua: Hujus itaque Aldefonsus accepto consilio, hac scilicet necessitudine anxius, ne rursus vel sua dolose, vel Fratris morte Regnum corrumperetur, Garsiam minimum fratrem cepit. Cui in vinculis prasto posito prater licenctiam imperitandi omnis regius honor exhibebatur. E antes tinha dito o mesmo Silense, fallando desta guerra fraternal: Per octo continuos annos intestinum bellum insolubiditer gesserunt, extincta duobus magnis praliis non modica parte militum. Tanta fuit discordia fratrum, quod inter mortales ab initio factum fuisse quis ambigit , nisi qui aliis negotiis obsecutus ; lectionis studio nequit operam dare? Scrutare etenim Regum gesta, quia sociis in Regno nunquam pax diutuma fuit. Porro Hispanici Reges tanta ferocitatis dicuntur fore, quod quum ex corum stirpe quilibet Regulus adulta atate jam arma primo sumpserit, sive in fratres, seu in parentes, si superstites fuerint, ut jus regale solus obtineat, pro viribus contendere parat. Quanto ao caracter do reinado de D. Affonso VI. depois que ficou em posse pacifica do throno, diz o mesmo Silense no preludio: Aldefonsus ... fuit magna vi , et consilio, et armis, quod inter mortales vix invenitur: namque alterum ex timore occisionis, atque alterum ex audacia fortitudinis processisse videmus. Huic verd in Regnum Hispanorum ampliando, in Barbaros exercendisque bellis, quanta animositas fuerit; Provincias ab eorum sacrilegis manibus rectractas, et in Christi fidem conversas, singillatim enumerando, ut mea capacitatis industria dederit , eundo profaber. E ainda que nos não reste esta promet-

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 133 de Justiça, que em seu tempo se percebe (150); e com que a Providencia as vai dispondo para darem o berço á Mo-

tida Chronica, são constantes as grandes acções de D. Affonso VI. por todos os Historiadores, que se seguem em tempo, como D. Pelayo de Oviedo, D. Rodrigo de Toledo, D. Lucas de Tuy etc. Os mesmos Historiadores Arabes confessão estas acções de D. Affonso, e os tributos, que lhe pagavão Reis Mouros. O Author da Historia Nafhi Ettib conta, por extenso as desavensas, que houverão entre os seus Officiaes cobradores dos tributos, e o Rei de Sevilha, que lhos pagava, que obrigou este a convidar o poderoso Governador d'Africa Juseph Ben Texfin para que o viesse soccorrer, e de cujo soccorro tanto mal veio á Hespanha. No Extracto, que Casiri (tom. II. pag. 210.) faz do supplemento de Alhomaid , diz : Cum Alphonsus Rex urbe Toleto expugnata , anno Egira 478. (Christi 1085) mense Moharamo, plurimis victoriis elatus, Arabum Reges vectigales fecisset ; Almotamedus sibi metuens , Jusephi Ben Tasch.

phini Africa Regis opem per litteras implorat, etc.

(150) A grande povoação, que havia na que hoje chamamos Previncia da Beira, e especialmente no que neste tempo constituia o territorio do Porto, ou Portugal ( como então lhe chamavão ) ou antes a grande extensão de terras; que tinhão muitos proprietarios, se vê do numero de Escripturas de doações, vendas, escaimbos etc. que ainda existem nos Cartorios daquelle districto, sendo huma grande parte em beneficio de Mosteiros, em cujos Archivos se achão : e quantas haveria em Cartorios de particulares? As de que temos noticia dos 30 annos de reinado de D. Affonso, que cabem nesta Epoca, chegão a 147., além das que apontámos no governo de D. Garcia ; das quaes só ao Cartorio de Moreira pertencem 71 todas originaes; ao de Pendorada 36, ao de Paço de Souza 12, ao de Pedroso, hoje no da Fazenda da Universidade de Coimbra, 10; o resto pertence aos Cartorios de S. Bento d'Ave Maria, de Arnoya, do Mosteiro de Cette, hoje no Collegio da Graça de Coimbra, de Lorvão, de Caramos, de Arouca, de Vairão, e da Collegiada de S. Tiago de Coimbra. Em hum documento do Cartorio d'Arouca ( gaveta 3. maço 1. pergaminho 7. ) do anno 1019 ; se diz : Gundulfus Abas scripsit in eo ( testamento ) medietate de Sancta Maria de ribulo Mollides Æra 963. et post multis annis venerunt Sarraceni, cecidit ipso territorio in herematione, et fuit ipsa Ecclesia destructa. At ubi venerunt xpiani ad populatione, que est in. Bra 1013. Et cum venit tempus ista populatione, que est in Era 1029. populavit omnis populus quisque suam vel alienam hereditatem. De ista era in denante vocaverunt illa Ecclesia Sancto Stephano : e finalmente o litigio, de que trata o documento, passou nas eras 1128, 1129, (an. 1090, e 1091.) Ponhamos aqui o exemplo de huma das doações destes grandes proprietarios. No Cartorio de Paço de Souza, gaveta 1. maço 1. de doações n. 2. se acha o original de huma Escriptura, pela qual Egas Ermenegildo, e sua mulher Goutina Eroniz doão ao dito Mosteiro metade da Igreja de Sancta Maria in Villa de Corruxes; Villa Gallegos, Villa Ascharis, Villa Lagares; reções na Igreja de S. Martinho in Villa Figaria, et inter Durium, et Tamicam, in Villa Parietes, et in Villa Teoderis, et ultra Durium in Villa Petauritu, et inter Paviam, et Alartam in Villa Savariz; et in Villa Real hereditatem . . . cum Ecclesia integra Sancta Cristina, et in Villa Fornos, et inter Pavia, et Bestiongam in Villa Metatus; et in Villa Randi ... Ecclesia integra etc.

Monarchia Portugueza, nascida pelo anno 30 do glorioso reinado de D. Affonso, em que começão a apparecer claros monumentos da Regencia de seu Genro D. Henrique; e que por isso põe termo á Epoca, que faz o assumpto

da presente Memoria.

XXXIV. na Monarturias, e Leão.

Dada esta succinta noção da successão, forças, e do-Fórma do minios dos Reis desta Epoca, entremos já na indole de seu governo, objecto principal desta Memoria. Não tinhão chia dos estes Successores dos Reis Visigodos outras idéas de go-Reis d'As- verno, e legislação, que as que havião recebido de seus maiores. Assim vemos, que a fórma do governo continúa a ser de Monarchico hereditario (151); e com as mesmas modificações, que no tempo Visigotico.

Con-

<sup>(151)</sup> Pretende Morales provar, que o Reino das Asturias se conservou electivo até que o Rei D. Ramiro I fazendo coroar em sua vida a seu filho D. Ordonho, e continuando nesta cautela os seus Successores, introduzirão o juramento dos seus primogenitos, para assegurar nelles a corôa. Não he certo (nota elle) que Favila não tivesse filhos, antes ha monumentos que parecem provar que os teve; e portanto não se deve entender que D. Affonso o Catholico succedesse no Reino pelo direito de sua mulher, filha de D. Pelayo etc. Veja-se a nota de Mondejar ao cap. 7. do Liv. VII. de Mariana, tom. III. da ediç. de Valença de 1787. pag. 88. Mas se bem observamos, conheceremos como sempre se olhava para a descendencia do defuncto. A D. Pelayo succedeu logo seu filho D. Favila; a D. Affonso o Catholico seu filho D. Fruela. Se a este não succedeu immediatamente seu filho D. Affonso, foi por violencia, com que se introduzio D. Aurelio, como se colhe das palavras de hum Privilegio de D. Ordonho II. do anno 922., onde diz; Proavus meus ... Dominus Adefonsus adhuc in pueritia remoravit ibidem in Sanemanos, et in alium locellum, quod dicitur Subregum in ripa Laure cum fratres multo tempore, in tempore persecutionis ejus. Para o mesmo D. Aurelio abric caminho a ter por successor D. Silo, fez que este casasse com Adosinda Irma de D. Fruela, para haver imagem de descendencia. Por morte de Silo, sabe-se que fôrão buscar o legitimo herdeiro de D. Fruela: e que Mauregato foi usurpador. Silone defuncto (diz D. Sebastião) Regina A. dosinda cum omni Officio Palatino Adefonsum filium fratris sui Froilani Regis in solio constituerunt paterno : sed praventus fraude Maurecati Tii sui, filii Adefonsi maioris de serva tamen nati, à regno dejectus. E semelhantemente de D. Bermudo I. diz o mesmo D. Sebastião: Spinte regno dimisit . . . (dimisis filiis parvulis Ranimiro, et Garcia) Subrinum suum Adefonsum, quem Maurecatus à regno expulerat, sibi in regno successorem fecit. E o Silense: Petentibus totius Regni Magnatorum Conventibus, quum in paternum solium invitus inthronizaretur, post trium annorum circulum desiderato voto satisfaciens, deposito diademate, vice sua Aldefonsum Castum nepotem suum Regem constituit. Donde claramente vemos, que sempre se

# DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

Continuão, quero dizer, a se congregar, para a de-6 XXXV. terminação dos negocios graves, Congressos dos Prelados, lios, ou e dos Magnates, convocados, e ordinariamente presididos Juntas, pelo Rei. Poucas vezes permittio o estado das cousas, que em que se se celebrassem os que merecem propriamente o nome de os nego-Concilios; mas vêm-se frequentemente Juntas, que produ-ves. zião o mesmo effeito (152). Nestas se começava pelo

teve por illegitima a eleição, que não era de pai a filho, ou de legitimo herdeiro na familia reinante; e que isso mesmo obrigou a D. Ramiro 1.º tomar aquella precaução de fazer jurar o Successor, para evitar as usurpações. E quanto a intervir a Junta de Magnates na eleição, ou inthronização dos Reis; o mesmo continuou depois que Morales da o Reino por hereditario, como veremos; pois que essa solemnidade era da

mesma constituição do Governo.

(152) Em 13 de Outubro de 802. honve huma destas Juntas, ou Concilios para se sagrar a nova Cathedral de Oviedo fundada pelo Rei D. Affonso Casto, da qual Junta se faz menção no antiquissimo Privilegio de S Vicente de Monforte publicado por Yepés no tom. IV. p. 448., e por Aguirre tom. IV. da Colleção dos Concilios p. 367., onde se diz : Rex magnus Aldefonsus jussit congregare Collegio Episcoporum Regni sui ... ad consecrandam Ecclesiam Domûs Sancti Salvatoris Ovetensis etc. = Em 811. se celebrou em Oviedo o 1.º Concilio, de que nos restem Actas, nos dominios dos Reis das Asturias depois da invasão; as quaes Actas se pódem vêr no tom. XXXVII. da Esp. Sagr. p. 295; depois da larga Disertação, que Risco faz para vendicar a authenticidade dellas, de p. 166 até 193. No n. 1. deste Concilio, depois de se nomearem os Bispos presentes, se diz : Rege prasente, et Universali Hispaniensium Concilio nobis favente = E no n. 3 : Sancimus, ut consilio Regis, et Optimatum Regni, et Ecclesia plebis eligamus Archidiaconos etc. E depois fallando do castigo, que se deve dar aos Diaconos infractores : Nos Episcopi cum Comitibus, et plebe Ecclesia conjuncti etc. = No Concilio de Oviedo pelos fins do mesmo seculo IX., e no reinado de D. Affonso Magno, por occasião da festa da Dedicação da dita Cathedral (o qual mostra Risco no lug. cit. ter se confundido com o precedente de 811.) vemos no n. 10. ( segundo se acha na Chronica de Sampiro): Rew una cum uxore, et filis, et cum ... Episcopis, sive et Comitibus, et Potestatibus venerunt Ovetum ad celebrandum Concilium etc. = A Escriptura da demarcação das terras conced das ao Bispado de Dume, feita a requerimento do Bispo Sabarico 2.º em 28 de Setembro de 911, começa: Facta est Congregatio magna in locum . . . Aliobrio in prasentia D. Hordonii : et collecti omnes Episcopi, Comites, et Capitanei territorio Gallaciense, in ejusdem prasentia etc. A-cha-se esta Escriptura no Cartorio da Mitra de Braga, gaveta 1. maç. 1. n. 1., pela qual se devem emendar as copias impressas por Argote nas Memorias de Braga tom. III. p. 408, e por Flores Esp. Sagr. tom. XVIII. p. 320. onde está errada a data, que ahi se diz ser em 921; assim como tambem na Notic. prev. ao Concilio de Aliobrio por D. Thomaz de Bem, onde se data do anno 881. Nem faça duvida o fazer o Concilio menção da assistencia do Rei D. Ordonho, quando no anno de 911. era Rei das Asturias D. Garcia; por quanto em Galliza, onde se celebrou o Concilio,

conhecimento e determinação das cousas Ecclesiasticas; seguiao-se as que pertencião ao Rei, e depois as do Povo

e

governava D. Ordonho, como já acima vimos. ( Veja-se not. 117. ) Não tinhamos visto esta Escriptura do Archivo de Braga, quando escrevemos a Nota 3. á Vida de S. Martinho Bracarense ; por isso alli seguimos Flores = No fim da Escriptura, pela qual o mesmo Rei D. Ordonho II. em 29 de Janeiro de 915. tractatum (como elle diz) figens cum Patribus et Episcopis, restitue a Igreja de S. Tiago as Parochias, que se havião applicado para a sustentação dos Bispos de Tuy e Lamego, se diz: Postea congregatis in prasentia nostra Dns Frunimius, et Dominus Fortis Episcopus, et cetera multitudo benenatorum residentium, vel adstantium in loco Legionensium etc. (Espan. Sagr. Tom. XIX. p. 352.) = Na Escriptura da grande Doação do mesmo Rei D. Ordonho ao Mosteiro de Crestuma sito nas margens do Douro, em 13. de Julho de 922. ( que se conserva no Cartorio do Cabido de Coimbra) se diz: Fecit Concilium. . . ipse Rex cum suos Comites ... in ipso Concilio persoltavit Mauron etc. = A Escriptura da restauração do Mosteiro de Sancta Maria de Logio ( que do Cartorio do Mosteiro de Cella-Nova copiou Flores Espan. Sagr. Tom. XVIII. p. 326. ) diz : Nos omnes Episcopi, Abbates, seu Maiores natu etc. e nomeando cinco Bispos, seis Abbades, e hum Conde, continua: et ceteri Maiores natu, quorum nomina subter sunt annotata, collecti in unum in prasentia Principum Dni Sancti, et Domni Adefonsi, Dni Ordonii Principis proles etc. = De D. Ramiro II. ( que começou a reinar pacificamente depois de prisionado seu Irmão D. Affonso IV., em 931., como mostra Risco tom. XXXIV. p. 240. e seguintes) diz Sampiro : Ramirus securus regnans Concilium inivit cum omnibus Magnatibus sui Regni, qualiter Caldaorum ingrederetur terram etc. - N'huma Escriptura do Archivo de Astorga do 1. de Setembro de 946. (Espan. Sagr. Tom. XVI. p. 438.) que tem por titulo Concilium apud montem Irago etc. diz o Rei D. Ramiro II : Ego Ranimirus , nutu Dei Rex , commonitione almi Antistitis nostri Doni Salomonis ... cum omnibus Abbatibus , egregiis Dei servis Presbyteris, vel Diachonibus, cunctis habitantibus sub ditione sua, et adglomerare pracepi, et pariter cum eis devotus adveni, ubi cum Domino inspirante de Sancta Religione, et de communi voluntate Sancta Ecclesia attentius tractaremus etc. = No anno 974. : se congregou hum Concilio, ou Junta á instancia da Rainha D. Gelvira, na menoridade de D. Ramiro III. afim de se supprimir a Sede Episcopal de Simancas, e ficar incorporada com a de Leão, como consta de Escriptura (que se pode vêr no tom. XXXIX. da Espan. Sagr. p. 466.) onde diz: Omnes Pontifices, Omnes Magnati Fidei Catholica . . . vel cunctus promiscuus populus advenere, et in Concilio Regis et Regina, alii questus proprios exponentes, nonnulli ovantes Deo, et unito consilio grates persolventes, et in laudem Principis, et Regina voces edentes ... adclamatum est ab omni Concilio, ut cuncta huic Urbi principali subderentur, et per manum Sacerdotis Sisinandi Episcopi litatio prima repararetur, et contineretur; quem ipsum Pontificem propter vita meritum, et profiguam sapientiam in ipsam Urbem elegerunt ... Omnes Episcopi, omnes, qui in laudem Dei sub leni jugo Do-mina nostra, et Regina Gelvira, et filii ejus Ranimiri Principis collum cordis, et corporis subposuerunt, exclamaverunt, ... et ab omnibus dictum est. etc. E nas subscripções; a primeira he : Ego Gelvira Domini mei conparticulares (153): excepto quando erão congregadas de-Tom. VII.

ditoris famulatui deserviens, annuens, et favens ad electionem Sancti Concicii do adsensu, et animo gratuito cum agmen fidelium simul in unum confirmo datio, et litatio Avii mei, et in nomine Domini mei Genitricis cancta permanere decerno. Depois : Ranimirus Rex . . . confirmo . . . Ego Rudesindus Episcopus commissus cum onines Collegas, et Coëpiscopos simul tractavimus cum conniventia Consilii, ed adnutu Domina nostra... sancinus etc. = Em outra Escriptura do tempo do Rei D. Bermudo II. de 16. de Novembro de 985. (que se pode vêr no cit. Tom. XXXIV. da Espan. Sagr. p. 474.) em que se fazem restituir á Igreja de Sancta Maria de Leão muitas possessões, diz o Bispo: In prasentia Domnissimi Beremundus ... residente in solio ad cathedra sua, cum omnem togam Pallatii sui, filii benenatorum, et Pontificum multorum (erão sete, fora elle ) quorum Concilio adunatum , Judicum , et Abbatum : Ego Sabaricus Episcopus ... dixi coram populo in conspectu Regis et feci querimoniam etc. Em huma Escriptura de 21. de Dezembro de 1002., pela qual Froilan Bispo de Leão dá varias fazendas á sua Igreja (Espan. Sagr. Tom. XXXVI. Append. p. XII.) diz elle entre outras cousas : No-tum sit Pontificibus, atque omnibus Magnatis Palatii etc. E referindo o facto da usurpação, que certo Conde fizera de bens daquella Igreja, continua: perrexi in prasentia ... Rege Domino Veremundo ... et ordinavit mihi coram Synodo etc. = O Concilio de Leão, que vulgarmente, se dizia celebrado no anno de 1012; mas que Risco no tom. XXXV. da Espan. Sagr. (onde se podem vêr as suas Actas a pag. 340) mostra ser do anno de 1020.; diz no Prefacio: In prasentia Regis Domini Adefonsi et uxoris ejus Gelvira Regina convenimus apud Legionem, in ipsa Sede B. Maria omnes Pontifices, et Abbates, et Optimates Regni Hispania, et jussu ipsius Regis talia etc. 

O Concilio de Coyança do anno 1050. começa: In nomine Patris, et Filii, et Spiritûs Sancti Ego Ferdinandus Rex, et Sanctia Regina ad restaurationem nostra Christianitatis fecimus Compilium Concilium . . . cum Episcopis , et Abbatibus , et totius nostri Regni Optimatibus. In quo Concilio prasentes fuerunt, etc. E nomêa 9. Bispos = O Concilio Compostelano do anno 1056. (segundo o Ms. de Leão dado por Flores tom. XIX. p. 403. ) depois de dizer : Editum ab Episcopis, Abbatibus, Presbyteris, Diaconibus (como se vê nos outros exemplares) acrescenta: et Magnatis Palatini Officii residentibus, etc. = Logo de. pois da conquista de Toledo por D. Affonso VI., isto he, no anno 1086., fez este Rei congregar Concilio na dita Cidade, como attesta D. Rodrigo, e delle o extrahio Mariana de reb. Hispan. lib. IX. cap. 17 ; dizendo : Conventum Episcoporum , Abbatum , et Procerum habere constituit. = Na Carta do mesmo D. Affonso de 1091 : inter Christianos et Judaos de foros illorum, dirigida ao Bispo de Leão, e ao Con-de Martim Flainiz, et omnibus tam maioribus, quam minoribus commorantibus in Legione ; diz por fim : Hoc autem feci cum consensu vestra voluntatis, sicut vobis bene complacuit. O mesmo se vê nos Concilios das outras Piovincias mais remotas da Hespanha, de que aqui só apontaremos a data, por nos não deixar o nosso assumpto sahir das Provincias de Leão e Asturias; a saber o Concilio de Elna no Rossillon em 1027 = O Tullugiense, que se pode ver em Aguirre tom. IV. pag. 426 = O de Penha em Aragão, em 1062 = O de Jaca no mesmo Reino em 1063. = Fallando Baluzio (lib. IV. Marc. Hispan. ao anno 1068.) do Concilio de Girona, diz: Cui, prater Episcopos, et Abbates, interfuerunt etiam, terminadamente para a coroação e enthronização do novo Rei (154); que ordinariamente se fazia com a maior solemnidade, intervindo mesmo a ceremonia da Unção; ou para algum outro assumpto especial. Nestes Congressos era algumas vezes admittido tambem o Povo, para ser testemunha do que se hia deliberar, e ordenar em seu proveito (155). E esta mesma differença apparece, quando fóra de Congressos se procurão sobscripções para as Cartas, ou Escripturas Regias; os Prelados, e os Magnates

ut tum mos erat, Principes, et Magnates illius Regionis = Finalmente o Ausonense, do mesmo anno (Ex eod. Baluz. ibi, Append.) começa: Hac est pax confirmata ab Episcopis, et Abbatibus, et Comitibus, necnon

Vice-Comitibus, etc.

(153) Assim se determina expressamente no cap. 1. do Concilio de Leão de 1020: Ut in omnibus Conciliis, que deinceps celebrabuntur, cause Ecclesia prius judicentur, etc. E assim se verifica logo no mesmo Concilio, tratando do que pertence ás cousas da Igreja até ao cap. 5. E o capitulo 6. começa : Judicato ergo Ecclesia judicio, adeptaque justitia, agatur causa Regis; deinde causa populorum. E com effeito entre o cap. 7. e o cap. 8. se acha este titulo: Alia Decreta ejusdem Concilii ad regimen populorum spectantia; e são os 42., que se seguem; fazendo ao todo 49. ca-

(154) Já na nota 151. apontámos alguns exemplos do ajuntamento dos Estados na enthronização dos Reis. Da ceremonia da Unção se faz men-ção na acclamação de alguns delles. No Privilegio de S. Vicente de Monforte (que já em outra nota citámos) se diz; que na Æra de 829. fôra ungido no Reino aos 18. das Calendas de Outubro o Rei D. Affonso Magno. Bem se vê que falla do Rei, a quem se costuma dar o sobrenome de Casto, mas a quem tambem ás vezes, como alli, se attribue o de Magno, dado geralmente a D. Affonso III. = De D. Ordonho II. se sabe, que foi solemnemente coroado e ungido na Cathedral de Leão por elle edificada, no anno de 916, segundo do seu reinado: Omnes siquidem (diz o Silense ) Hispania Magnates, Episcopi, Abbates, Comites, Primeres, facto solemniter generali Conventu, eum acclamando sibi constituit, imposito que ei diademate à duodecim Pontificibus in solium Regni Legione perunctus est. = Em Escriptura de D. Assonso V. do principio do seu reinado ( isto he, em 13. de Outubro de 999. ) pela qual confirma algumas possessões à Igreja de Sancta Maria de Leão, diz : Ubi nunc me unxerunt in Regno. Acha-se no tom. XXXVI. da Espan. Sagr. Append. II. - Do Rei D. Fernando diz o Silense na Æra 1076 : Consecratus in Ecclesia B. Maria Legionensis, et unctus in Regem à veneranda memoria Servando ejusdem Ecclesia Catholico Episcopo.

(155) De todos os Concilios, e Juntas, de que fizemos catalogo chronologico na nota 152, só em tres se faz menção da assistencia de Povo; a saber no 1. Concilio de Oviedo em 811 — no Concilio apud montem Irago, de 946 — e na Junta congregada pela Rainha D. Gelvira em 974. Não fallando na Carta de D. Affonso VI. de 191. dirigida não só ao Bispo, e Cidade de Leão, mas omnibus tam maioribus quam mi-

noribus commorantibus in Legione.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. assignão confirmando; os de inferior condição assignão co-

mo testemunhas (156). E assim como nas Juntas as mais das vezes só assistião as duas Ordens Nobres, assim na legalidade das Escripturas pela maior parte intervem só

confirmantes, sem as simples testemunhas.

Com effeito os Bispos, e os Grandes erão como o Induencia, Concelho nato dos Reis. Precedião sempre os Bispos, ou que tinhão na ordem por que erão nomeados, ou na em que sobes-no os Biscrevião, precedendo-lhes nesta só os Condes que erão da pos. Causas Familia Real (157). De seus Maiores (\*) havião os della. Reis das Asturias herdado com a Religião o respeito aos Ministros della; e o communicarem parte da sua authoridade a estes homens, que ao seu respeitado caracter união

(156) Isto he constante das Escripturas originaes dos Cartorios do nosso Reino, e das que se achão publicadas nos Appendices de diversos

tom. da Espan. Sagr.

<sup>(157)</sup> Ja na enumeração dos Concilios, que fizemos na nota 152., se vio como sempre alli são nomeados, e sobscrevem os Bispos primeiro que os Grandes seculares. O mesmo se acha nas Escripturas. Apontaremos algumas, por exemplo. Huma doação de D. Affonso Casto á Igreja do Salvador de Oviedo em 26. de Novembro de 812. (Espan. Sagr. tom. XXXVII. p. 316. ) diz : Quicumque Rex, aut Archiepiscopus, Comes, Vi-ce-Comes, Majorinus, Sagio etc = Na doação, por que o Rei D. Affonso V. applica á Igreja de S. Tiago o territorio da Sé de Tuy no anno de 1024. (Espan. Sagr. Tom. XIX. p. 390.) diz : Cum Pontificibus, Comitibus, etc. = Na Escriptura, pela qual o mesmo Rei restitue ao Bispo de Leão Nuno o Castello de S. Salvador em 19. de Setembro de 1012, se diz: Ubi constituti fuerunt omnem togam Palatii, Episcopi et Comites Castella, seu Gallacia etc. ( Espan. Sagr. Tom. XXXVI, Append. p. XVIII.) = Assim he que na Escriptura da grande doação de D. Affonso Magno á Igreja de Lugo (. Ib. Tom. XL. p. 392.) se diz : prasentibus Comitibus, et Episcopis, et Nobilibus multis : mas nas sobscripções estão os Condes depois dos Bispos. Quanto a precederem os Condes quando erão da Familia Real: vemos, por exemplo, na Escriptura de doação de D. Inderquina Pala a Lorvão no anno 961. que depois da Doadora assignão antes dos Bispos Oveco Munionis = Gundesinus = Didacus. E sobe-se que a Doadora era filha do Duque Mendo Gutierrez, e de Ermisinda cunhada do Rei D. Ordonho. E tanto competia aquelle lugar aos Condes da Familia Real, que nelle hião escrever seus nomes ainda os que assignação moitos o que assignação moitos. signavão muitos annos depois da data das Escripturas, como se vê na Escriptura, pela qual o Rei D. Fernando confirma as possessões à Cathedral de Oviedo em 1036. (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 300.) onde estão assignados = Raymundus Comes Gallacia, gener Regis Aldefonsi: seguem-se os Bispos; e depois os outros Condes, (\*) Veja-se a Memoria III. \$ 11. e 14.

mais instrucção que os Seculares (158): mas as circunstancias actuaes concorrêrão para augmentar aquella authoridade tanto mais, quanto era maior a facilidade, que os Reis tinhão de recorrer aos seus conselhos : achava-se a Corte, e suas vizinhanças povoada de Bispos em desterro das suas Sés, occupadas pelos Mouros; e a cuja subsistencia (159) os Soberanos liberalmente provião. Com maior

(148) Huma prova disto na presente Epoca, he, que ordinariamente nos Documentos quem se diz tellos escrito he hum Presbytero, e ás vezes Diacono: signal de que os leigos regularmente nem escrever sabião, ou ao menos não sabião a linguagem chamada Latim, em que as taes

Escripturas se costumavão escrever.

<sup>(159)</sup> O Concilio de Oviedo de 811. depois de ter nomeado entre os Bispos, que ficavão suffraganeos daquella Metropole, os de Braga, Dume, Tuy, Iria, Coimbra, Viseu, Lamego, Celenes, Porto, Orense, Mondonhedo, Astorga, etc., ede dizer: Rogandus est... Dominus noster Jesus Christus, ut omnes istas Sedes supradictas, tam populatas, quam etiam à gentibus dirutas pia miseratione restituat, eisque tales Episcopos conferat, qui ei placeant etc., diz : Nunc igitur quicumque in prafatis Sedibus inventi fuerint Episcopi, ad Concilium vocentur, eisque, sicuti et nobis, in Asturiis mansiones singula dentur, quibus quisque sua necessaria teneat, ne, dum ad Concilium tempore statuto venerit, vicius supplementum ei deficiat. Asturiarum enim Patria tanto temporum spatio est distenta, ut non solum viginti Episcopis in ea singula munsiones possint attribui, verum etiam ... triginta Prasulibus ad vita subsidia valeant impendi singula loca ... Infra quorum montium (Asturiarum) ambitum ... pessunt viginti Episcopi mansiones singulas obtinere, suisque Sedibus extra honeste providere = Na ce-Jebre Escriptura de D. Affonso Casto de 832, vemos: Huic ego ... Ecclesia S. Maria, seu Urbi Lucensi cateras dono, et concedo Civitates, Bracharam sc. Metropolitanam, et Auriensem Urbem, que omnino à Paganis destructa esse videntur et populo, et muro; et non valeo eas recuperare in pristino honore ... et reddont debitum censum secundim Decreta Cononum, eidem Ecclesia, id est, tertiam partem ... tali tenore ... ut si ... Civitates supradicta, qua destructa esse videntur, à Christianis fuerint possessa, et ad proprium redierint decus, ut Incensi Ecclesia... restituantur, et unicuique civitati similiter; quia dedecus est, quod nunc pro animarum salute necessitate compulsi facimus, ut post nos Ecclesia divaricata inter se litigent. Ideo observata charitate pracipimus, ut unaquaque Ecclesia ad su--am revertantur veritatem. = Noutra Doação do mesmo D. Assonso Casto, e á mesma Igreja de Lugo em 841. ( Espan. Sagr. Tom. XL. p. 373 ) se diz : Adjicimus verò in hoc nostro Privilegio Scriptura, auctoritate etiam Sedis Apostolica S. Petri communitus, necnon Sacrorum Canonum fretus auxilio; ubi nobis permittitur, ut Sedes, seu Ecclesias ab incredulis destructas, ad tutiora loca transmutare debeamus, ne deleatur omnino Christianitatis nomen. (Ideo ego N., quia peccato impediente Sedes Metropolitana Bracharia à Paganis est destructa, et ad nihitum omnino redacta, et pepulo et muro solo tenus prostra a. visum est ... ut honorem, et omnem Ecclesiastici ordinis decorem, quem ipsa caruerat Brachara, ad Lucensem transferre Ecclesiam,

maior liberalidade ainda repartião com elles dos fructos das suas conquistas; enriquecendo as Igrejas, ou já existentes, ou novamente fundadas, com largas possessões (160).

Es-

qua illibata steterat tempore persecutionis : .. Ita ab hodierno die totius Gallacia, seu Portugalensis Provincia summum suscipiat Prasulatum . . . ac caterarum Urbium prasit Prasulibus vice Bracharensis Ecclesia, etc. Confirma na Escriptura o Bispo Froilan = He esta Escriptura confirmada por eutra de D. Aflonso Magno de 6. de Julho de 899. ( Espan. Sagr. Tom. XL. p. 394) Condonamus Bracharensem, et Auriensem urbes cum sibi olim subditos terminos ditioni ejus adscribimus, qui nunc destructa esse videntur, et volis... Recaredo consignamus, et subcessoribus vestris = No Concilio de Oviedo dos fins deste seculo IX. (segundo se acha na Chron. de Sampiro ) se vê o que a este respeito determinara o outro Concilio de SII. e acima transcrevemos no principio desta nota. E em huma Escriptura ( que se acha no tom. XIV. da Espan. Sagr. Append. 11. ex Codic. ms. Ovetensi Pelagii Episcopi), se vê a execução daquelle Decreto na assignação das Igrejas a cada hum desses Bispos, que devião concorrer aos Concilios de Oviedo = Na Escriptura de D. Ordonho II. de 29. de Janeiro de 915., pela qual restitue à Igreja de S. Tiago as Parochias, que havião sido applicadas para a sustentação dos Bispos de Tuy, e Lamego alli refugiados, se diz : Quoniam Hiriensis Sedes ultima pra omnibus Sedibus erat, et propter spatia terrarum vix ab impils inquietata, aliquanti Episcoporum propilas desinentes Scdes viduas, et lugubres in manibus impiorum, ac tendentes ad Episcopum supra memorata Sedis Hiriensis, propter honorem S. Jacobi, collegit eos humanitate prastante, et ordinavit decanias, unde tolerationem habuissent, quousque Deminus respexisset afflictionem servorum suorum, et restituisset eis hareditatem avorum, et proavorum suorum. Postea . . . incohavernnt excutere juguni de collo corum , et manu propria adquisierunt non minimam partem de hareditatibus corum ... et quoniam ex ipsis Episcopis, qui in Sede Iriense tolerationem usque hodie habuerunt, jam Sedes corum, et Ecclesias Christianis Clericis ornatas refulgent, id est, Tudensem, simulque et Lamecensem; hoc tractatum figentes cum Patribus, et Episcopis nostris, videlicet Recaredo Lucense, Froarengo Coimbricense, Jacobo Cauriense, Gennadio Astoricense, Savarico Dumiense, Asuri Auriense, Adtila Zamorense, Fronimio Legionense, Oveco Ovetense, Anserico Visense, etc. Depois nomea os lugares, que havião sido adjudicados a sustentação dos Bispos de Lamego, e Tuy, que se restituem à Sé Iriense. Veja-se a Doação da Infanta D. Gelvira adiante na nota 161.

(160) Já nos 66. 24-28. 30-32. desta Mémoria apontámos a liberal devoção dos Reis de Leão na fundação, e dotação de Igrejas, e de que pelo decurso da Memoria havemos de dar bastantes provas, especialmente quando fallarmos dos Mosteiros. Aqui apontaremos hum exemplo da extenção de terras, que possuião os Bispos desde o IX. Seculo. Em huma Escriptura de 1. de Maio de 867. (que se póde vêr citada no tom. XL. da Espan. Sagr. p. 121.) roga o Bispos desterrado de Dume Sabarico ao Bispo de Lugo Flaviano, que lhe conceda como prestamo para seu vestido, e sustento as Igiejas, que tinha no Condado de Montenegro desde o rio Hume até o rio Euve, e desde o nascimento do Minho até á costa do mar. Depois que a Cidade de Lugo foi restaurada por D. Affonso o Catholico, foi seu povoador o Bispo da mesma Cidade, e teve as im-

Esta riqueza assim como por huma parte augmentava a authoridade dos Bispos; por outra os ligava mais estreitamente pelos vinculos da gratidão, e dependencia com os Reis, por quem erão tambem eleitos (161).

XXXVII. Influentinhão os Grandes, ou Magna-

Se a sagrada dignidade, e alguma sciencia grangeava aos Bispos a partilha, que os Reis lhes davão no pocia, que der majestatico; os interesses, e necessidades do Estado

mensas possessões, que se vem do seu Testamento, em que as deixou

á Igreja (Espan. Sagr. Tom. XL. p. 356-361). (161) Ainda que a eleição dos Bispos, como huma das causas maiores, se fazia nos Congressos, ou Concilios; muitas vezes a vêmos feita só pelos Reis. De huma e outra fórma daremos exemplos. Na Escriptura de doação de D. Affonso Magno á Igreja de Orense, em 386., depois de dizer o Rei, a respeito do Bispo desterrado D. Sebastião: Hanc sedem illi concessimus; continua: post passassionem vita illius Censericum in loco ejus Episcopum ordinavimus = O Author da vida de S. Rosendo diz : Rex post admonitionem Sisnandum incarceravit, et annuente Clero, et populo Rudesindum substituit, ut consanguinei sui defectus suppleret: foi isto pelos annos 925. — A Escriptura, por onde consta a incorporação do Bispado de Simancas no de Leão pelos annos de 974., fallando da erecção daquelle Bispado pelo Rei D. Affonso IV. (que Risco no tom. XXXIV. da Espan. Sagr. p. 245. conjectura ter sido no anno de 927.) diz: Unde filius ejus (Ordonii) Rex Adefonsus post discessum ejus Civitatem Septimancam audacter abrogavit, et Episcopum in ipsa Urbe contra instituta maio. rum, et Canonica censura subrogavit; quoniam, ut ibi insertum est inter plura, ut in una Cathedra duo Episcopi nullatenus ordinentur, et ab uno Episcopo dua non obtineantur, etc. E fallando de ficar encarregada a execução dos Decretos da presente Junta ao Bispo de Leão Sisnando, acrescenta: quem ipsum Pontificem propter vita meritum, et profiguam sapien-tiam in ipsam urbem elegerunt, etc. = Na doação da Infanta D. Gelvira, filha d'ElRei D. Fernando, á Igreja de Lugo em 1071. (Espan. Sagr. Tom. XL. p. 414.) diz ella: Pro eo quòd frater meus Rex Dominus Sancius, restaurata Sede Auriense, secundum antiquos Canones docent, elegimus ibi Episcopum Eronium : quia à diebus introitûs Ismaelitarum bec Sedem Auriensem et Bracharensem in regimen Episcoporum Lucensium subdita manserant, sicut Tudense sub Pontifice Iriensis, et Sancti Jacobi, et Dumio in manu Pontificum Britoniorum, que est Sedes Minduniensium, dum Sedes in barbarico posita Conimbria, Viseo, et Lameco cum alias plurimas, qua Pater meus memoria digne Rex Dominus Ferdenandus à Sarracenos abstulit, et populavit, ut faceret eas esse Sedes Episcopales, sicuti olim fucrant. In tali desiderio stante obiit. Quod . . . prædictus filius ejus Sancius monita Patris initians ordinavit Petrum in Brachara Episcopum, et alium Petrum in Lamecense Sedis: Quando Symionem Castella Provincia in Ausense Sedis, et Monasterio S. Maria sub oppido Burgorum; et Mominium Episcopum Barduliensem in Sexamonensi Sede, etc. = Na Junta, ou Concilio que convocou em Toledo D. Affonso VI. em 1086. (e que já citamos na nota 152.) se diz: Deinde de creando Toletano Prasule deliberatio suscepta. Omnium communi sufragio electus est Bernardus S. Facundi Abbas.

a grangeavão aos Grandes, ou Magnates. A ponta da espada tinhão os Principes de ganhar qualquer palmo de terreno do novo Imperio, que fundavão: dependião de Officiaes distinctos, a quem as tropas facilmente obedecessem; raça illustre dos Godos, cujos maiores já havião sido do Concelho dos seus Reis. Estes pois vemos agora ou chamados toda a vez que os Reis tem que deliberar sobre negocios importantes, ou assignando e confirmando nas Escripturas de doações, ou quaesquer estabelecimentos dos mesmos Reis (162); e se designão por diversos nomes.

(162) São diversos os nomes, com que vemos nomeados estes Grandes do Reino: Principes Regni = Potestates = Magnates Palatii = Proceres = Maiores Palatii = Primates = Nobiles Palatii = Ordo Consularis = etc.
Todas estas expressões se devem ter por synonymas, como veremos nos documentos que vamos a citar de Escripturas, além dos que já citámos na nota 152. fallando dos Concilios, ou Juntas Geraes, que se devem combinar com os que aqui allegamos. Em hum Privilegio do Rei D. Affonso II. do anno 804. (Espan. Sagr. Tom. XXVI. p. 442) : Cum consilio, et consensu Comitum, et Principum meorum = Em huma Escriptura do mesmo Rei, do anno 824. (1b. Tom. XIX. p. 329): Cum Maioribus nostri Palatii = Em Privilegio do mesmo Rei, do anno 832. (Ib. Tom. XL. p. 371) : Placuit mihi . . . ac omnibus Magnatis visum est tam nobilium personarum, quam etiam infimarum etc. ( Já notamos que estas Pessoas de classe inferior assignavão muitas vezes como testemunhas) = Em Doação do mesmo Rei á Igreja de Lugo em 814. (Ib. p. 373) : Visum est rectum mihi, et omnibus Pontificibus, seu Magnatis totius Galla-cia = Em hum Privilegio de D. Ramiro I. de 844. (Ib. Tom. XIX. p. 330): Cum assensu Archiepiscoporum, Episcoporum, Abbatum, et nostrorum Principum, et omnium Hispania Christianorum ... communicavimus consilium primo Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, et Religiosis viris, post-modum verò universis nostri Regni Principibus. Nas sobscripções, depois de confirmarem = Osorius Petri majordomus Regis; et Pelagius Guterrici Regis armiger = confirmão sete, cada hum dos quaes acrescenta ao nome proprio = potestas terra = Na Doação, que fazem á Igreja de Oviedo os Bispos Severino, e Ariulpho em Abril de 853. ( Ib. Tom. XXXVII. p. 319): Siquis ... tam Potestas Regalis, qu'am Ordo Consularis, seu Episcopalis, Majordomus, vel Saio ... transgressus fuerit etc. = Em hu-ma Escriptura do Rei D. Sancho, do 1. de Dezembro de 960. (Ib. Tom. XXXIV. p. 272): Cuncti Magnati toga Palatio Regis = Em Doa-ção de D. Ramiro III. ao Mosteiro de Cartavio, em 978. (Ib. Tom. XXXVIII. p. 276): ut nulli hominum, videlicet Regum, Comitum, Majorinorum suorum, vel quaruml bet Potestatum = Na Doação das Villas Portumarini, et Recelli feita à Igreja de S. Tiago por D. Bermudo II. no anno 993. (Ib. Tom. XIX. p. 390): Per Comites, per Potestates, et Milites = Em Escriptura de D. Affonso V, do anno 1000 (Ib. Tom. XXXVI. Append. p. VII): Omnes Magnati, atque Fideles Palatii nostri = Em Doação do Bispo de Leão Froilan II. em 1002. (Ib.

Alguns destes, além de serem do Concelho de Estado, occupavão officio do Paço ou dos Reis, como o Maiordomus (163), o Armiger (164) etc.

Mas

p. XIV): Notum sit Pontificibus, atque omnibus Magnatis Palatii = Em huma Escriptura de D. Affonso V. de 1016. (Ib. p. XXIII) con omnium toga palatio = e depois: et ordinisse nostros Barones = Em Doação do mesmo Rei, de 1017.: (Ib. p. XXV.): Coram omni Magnati palatii = Em huma Doação, pela qual o mesmo Rei applica á Igreja de S. Tiago o territorio da Sè de Tuy em 1024 (Ib. Tom. XIX. p. 390): Cum Pontificibus, Comitibus, atque omnibus Magnatis Palatii = Em huma Escriptura de contenda entre Cypriano Bispo de Leão, e Froilan Abbade de S. Payo em 1052 (Ib. Tom. XXXVI. Append. p. XLIX): in Concilio ante Rex Domnus Fredenandus, et Regina Domna Sancia... ante homines magnati Palatii = O Can. V. de Compostella de 1056. segundo a edição de Aguirre: Informamus, ut Potestates, et Judices in plebes oppressiones non faciant = Em Escriptura de decisão de huma demanda no mesmo anno 1056. (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 303.) depois de se dizer: in prasentia Regis, et Magnatorum Palatii, se diz mais adiante: et Nobilium eorum (Regum) Curia = e depois: Nobilium Palatii. E nas sobscripções: Omnes Nobiles Palatii. = Em Escriptura de escaimbo entre o Mosteiro de Sahagum, e o de S. Pedro de Exlonza no anno de 1073. (Aguir. Tom. IV. p. 354): Omnes Magnates Palatii = Em Escriptura de D. Affonso VI. de 1075. (Esp. Sag. Tom. XXXVIII. p. 323) le Omnis militia Regalis Palatii = Em Escriptura do anno 1083. (Ib. p. 315.) depois de se ter dito: in prasentia militia totius Palatii; se diz

in prasentia . . . magnatorum Palatii. (163) Além dos documentos apontados na nota antecedente, em que vem a palavra Maiordomus; na Doação dos Bispos Severino e Ariulfo á Igreja do Salvador de Oviedo em 853. (cit. na mesma not.) Siquis Mai-ordomus, vel Saio = Em Escriptura de D. Ordonho II. de 917. (Esp. Sagr. Tom. XXXIV. p. 444. ) assigna Gisvado Maiordomo = Em outra do Bispo de Leão Oveco, de 945. (Ib. p. 452) assigna Rudericus Maiordomus. = Em Escriptura do Bispo de Leão Gonçalo em 962. (Ib. p. 464.) assigna Froyla Vigilaz qui et Maiordomus — Em Escriptura do Rei D. Affonso V. intitulada Judicium em 1015. (15. Tom. XXXVI. Append. p. XX): Remansit ipsa hereditate in desolatione, prendiderunt eam maiordomos, et paraverunt eam post parte de Rege. (Aqui já aparece alguma das occupações do Maiordomo. ) E depois : Ordinavit autem Rex suos maiordomos Munio Flainiz, et Munio Muniz, et fuerunt ipsas vineas parare post parte dominica, et partire eas . . . Paraverunt autem post parte de Rege vinea ... et accepit Fura ipsas duas vineas per manus de ipsos maiordomos, et per jussione Regis. Vemos aqui que o Rei tinha mais de hum Maiordomo. E com effeito em Escriptura de 1076. ( Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 328. ) assigna : Ferdenandus Vermudiz Maiordomus, e immediato: Nepotianus Didaci Muiordomus. Vemos assignados Maiordomos em muitas outras Escripturas : v. g. = em huma de 1017. ( Esp. Sagr. Tom. XXXVI. Append. p. XXIV.) : = em outra de 1029. ( Ib. p. XXXV.) em huma de D. Affonso VI. de 1072. (Ib. p. LIII.) em que assigna: Tellus Guterriz, et majordomus ad mensam Regalis = em Escriptura, que shi se segue do mesmo Rei, e anno = e na do Bispo Pe-layo de 107;. (Ib. p. LXIII.) A's palavras = Maiordomo Maiore d'El-Rey = que vem no Prologo do Fuero Viejo, põe os Editores esta nota: DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 145

Mas entre estes sobresahião, e tinhão o primeiro lu-XXXVIII. gar os Condes: alguns residião na Corte fazendo corpo Condes, com os Magnates; pela maior parte porém governavão em Diques, diversos districtos, bem como Vice-Reis. As mesmas re- Sua guthozões, que no tempo dos Visigodos havião obrigado a dar ridade, e tanto poder e jurisdicção aos Condes (\*), existião agora, ção. e talvez maiores. Recobravão os Reis mais, e mais terreno; e necessitando de se recolher á Capital, ou havião de ficar inuteis as conquistas, e expostas a novas invasões dos Sarracenos (como muitas vezes aconteceu) ou se havia de commetter a sua defensão e regencia a Governadores capazes de as manterem: quanto maior era a distancia, em que ficavão do centro do Imperio, tanto maiores devião ser os seus poderes; poderes em muitos delles já herdados de seus Avós, e impressos nas idéas dos Póvos. Com effeito a cada passo se encontra nos monumentos desta Epo-Tom. VII.

O Mayordomo Mayor d'ElRei era o Juiz dos Officiaes, e dependentes da Casa Reul, e antigamente teve o manejo da Real Fazenda — E citão Santayana, de los Magistrados, y Tribun. d'España, lib. III. Cap. II. nn. 9. y 10. — Tambem se encontra em algumas Escripturas o lugar de E-conomo d'ElRei. Em huma de D. Affonso VI. do an. 1075. (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 325.) assigna: Petrus Maurelii Ichonomus Regis — Na Carta do mesmo Rei (que já em outro lugar citámos), que tem por titulo: Inter Christianos, et Judaos, etc. do an. 1091., assigna: Ermenigildus Roderiquiz Economus Domni Regis. Não fallamos aqui do Maiorino, por entrar ordinariamente nas diligencias forenses.

(164) Já em huma Escriptura citada na nota 162. vimos assignado Pelagius Guterrici Regis Armiger. Desse mesmo modo vemos assignados os que tinhão este cargo (que corresponde a Alferes-mór) em diversas Escripturas; como v. g. na Doação d'ElRei D. Sancho a Lorvão em 15. de Novembro de 966. assigna — Gundisalvus Veremundi armiger — em duas de D. Bermudo II. de 984., e 985. (Espan. Sagr. Tom. XXXIV. pag. 472. e 478.) — em duas de D. Affonso V. dos annos 1012., e 1017. (1b. Tom. XXXVI. Append. p. XIX. e XXV.) — em outra do mesmo Rei, de 1026. (1b. Tom. XXXVI. Append. p. XIX. e XXV.) — em outra do mesmo Rei, de 1043. (1b. Tom. XXXVI. Append. p. XLIV.) — em outra, que ahi se segue, do mesmo Rei, em 1047. — em huma de D. Affonso VI. de 1072. (1b. p. LIII.) — na do Bispo Pelayo, de 1073. (1b. p. LXIII.) etc. Tambem podia haver mais de hum. Na mesma Escriptura, citada na nota antecedente, em que assignão dois Maiordomos, assigna: Gundimarus Pinnioli Armiger; e depois de muitas outras assignaturas Froyla Vimaraz Armiger; se acaso esta segunda assignatura não he de tempo posterior à data da Escriptura, e da assignatura do primeiro Armiger.

(\*) Veja-se a Memoria III. §\$. 15. e 16.

poca, immediata á expressão de quem reinava (165) a de quem era o Conde do Territorio; e nas multas, que se impunhão, como pena, aos transgressores do conteudo nas Escripturas, se expremia  $\rightleftharpoons$  o que era devido ao Rei, ou ao Conde  $\rightleftharpoons$  (166) como a quem fazia o seu lugar. E por ventura para se conhecer, que esta jurisdicção não era propria dos taes Vice-Reis, se davão muitas vezes ao territorio por elles regido os titulos de Commenda, Commisso, Mandação (167): se bem que estes titulos se ti-

(165) Ainda que alguma vez se ache nos monumentos desta idade a fraze = Regnante Comite N. =, como v. g. no Testamento de D. Sueiro em 6. de Dezembro de 1094. (Espan. Sagr. Tom. XXXX. p. 189.): Regnante Adefonso Rege in Toleto, et Comite Reymondo in Gallacia; já Flores notou, que na baixa latinidade daquelles tempos se usava do verbo regnare muitas vezes na significação de governar, ou reger, e não sempre

precisamente na de reinar.

(166) Por exemplo na Doação de Gundesindo ao Mosteiro de Lavre em 897. (que já citamos na nota 114.) se diz: et ad Rex, aut Comite alio tanto. E he vulgarissima semelhante expressão nas Escripturas dos nossos Cartorios. Veja-se adiante a nota 205. Ainda sem ser neste caso de imposição de penas pecuniarias, mas fallando-se de concessões dos Reis, se ajunta, como synonymo, os Condes. Em huma Escriptura, pela qual o Rei D. Bermudo II. restitue á Igreja de Sancta Maria de Leão varias fazendas em 16. Kal. Decembr. an. 985. se diz: Secundam eas concesserunt Onnes Reges, et Comites (Espan. Sagr. Tom. XXXIV. p. 475.) (167) Em muitos monumentos da nossa Epoca vemos a palavra Commissum synonyma de Commenda. Os Editores do Fuero Viejo nota 5. da p. 47. dizem, que se deve entender por Commenda a el nombramiento, que a havian los Reyes a favor de algunos de los que les ayudaban á la conca quista, para que guardassen uno, ó muchos lugares de los recien conca quistados, en donde exercian toda jurisdiccion civil, y criminal, mientras

« duraba dicho nombramiento, que era a voluntad del Soberano « . Vejamos se a exacção desta definição se colhe do theor dos monumentos, que fallão em Commenda, ou Commisso. Em huma Escriptura, pela qual Adelgaster filho do Rei Silo em 780. dota o Mosteiro de Obona, que fundára ( e que ainda teremos de citar ) se diz: Nullum ex eis damus licenciando potestatem ullum dominum accipere, nec habere. Commendatarium = Em outra Escriptura ( que se acha no Tom XVIII. da Espan. Sagr. p 330 copiada do original do Archivo de Cella-Nova) que tem por titulo: Gubernatio cujusdam territorii Gallacia à Rege D. Adefonso IV. Comiti Guterrio... concessa: Æra 967. (an. 929.) diz o Rei: Per, hujus nostra praceptionis serenissimam jussionem ordinamus vobis ad imperandum Commisso de Carioca... ita ut omnis ipse populus ad vestram concurrant ordinationem pro nostris utilitatibus peragendis. Et quidquid à vobis injunctum, vel ordinatum acceperint, inexcusabiliter omne illud adimpleant, atque peragant = Em Doação do Rei D. Ramiro II. à Igreja de

S. Tiago em 934. (Espan. Sagr., Tom. XIX. p. 3.) diz o Rei : Concedimus Sacro-sancto Altario tuo . . . Commissum Pistomarcos ab integro

verão tal origem, parece se forão logo depois applicando a destrictos de huma particular natureza, ou condição, proveniente dos diversos foros dos seus habitadores, e dos direitos, e prerogativas dos que os senhoreavão: assim como depois se derão a outros os de Behetrias, Solares, Coutos (168), Reguengos, de que adiante fallaremos.

De muitos destes Condes achamos memoria ou regendo em certo destricto, ou confirmando nas Escripturas, (169), e de alguns particularmente das nossas Pro-T ii

... ut omnis populus in eodem degens Commisso sancto Loco tuo deserviat, non ut servi, sed ingenui, quemadmodum gens eorum ibi persolvit Regium censum = O mesmo D. Ramiro II. em 942., em Carta a Fruela filho do Conde Guttierrez, a quem fôra dado o Commisso acima referido, por D. Affonso IV., diz: Ordinamus tibi ad imperandum... Commissum de Caldellas etc. Ita ut per manus vestras ipse populus nostram fidelem exhibeant rationem. Et quidquid à nobis ordinatum acceperint, inexcusabiliter adimpleant, atque peragant. (Espan. Sagr. Tom. XVIII. p. 330.) = D. Ordonho III. em Escriptura de Doação feita á Igreja de S. Tiago em 952. (Ib. Tom. XIX. p. 364.) diz: Offerimus, et donamus gloria vestra Commissum, quod dicunt Cornatum, in Provincia Gallacia totum ab integio, sicuti eum habuerunt multi Comites per ordinationem Regiam, sic modò et nos concedimus vobis, ut vestra domui persolvant fiscalem censum, quem Regia Potestati persolvere assueverunt = D. Bermudo II. em Escriptura de Doação à Igreja do Salvador de Oviedo em 992. (Ib. p. 278): Facimus Commissum suprafat & Sedi in territorio Asturiarum . . . sicut illud possederunt dudum Beremundus Episcopus, seu post illum Comes noster Ecta Sarraciniz, qui illud obtinuit per concessum nostrum ... Item facimus aliud Commissum Monasterio Sancta Eugenia de Moreta etc. — Em Escriptura do an. 1056. (Ib. p. 307.) da qual consta hum litigio, que havia entre o Bispo de Oviedo Froilan, e a Condeça Eslonza á cêrca do Mosteiro de Cartavio e do Castello de Aquilar se dá outra significação á palavra Commissum, de que aqui não tratamos. Que as palavras Commissum, e Commenda se tomassem por synonimas, se vê da epigrafe da Escriptura, acima referida, de D. Ordonho III.: Ordonius III. Commissum, sive Commendam de Cornato donat, etc. Quanto porém á palavra Mandação, na nota 211. veremos que dando-se ás vezes por synonyma de Commisso, veio esta a applicar-se, ou a extender-se a qualquer Terra doada com pleno senhorio ao Donatario, significação, que nestes tempos tinha também a palavra Mandação.

(168) Veja-se adiante \$. 46. Not. 211.

<sup>(169)</sup> Podem ver-se os mais antigos, enumerados no Tom. XXVI. da Espan. Sagr. p. 55. No reinado de D. Ramiro I., que começa em 843., se encontrão os rebeldes Nepociano, Alderoito, e Pinniolo, a quem o Chron. de D. Sebastião chama Comites Palatii, que se succedêrão huns a outros; e tambem os Condes Scipião e Sonna, que junto a Pravia presionárão a Nepociano. Quanto a assignantes em Escripturas, achão-se tão vulgarmente, que basta apontar aqui alguns exemplos. Na grande Doa-

vincias (170). E se no tempo dos Visigodos havia Duques, que pouco ou nada se differençavão dos Condes na

211-

ção de D. Affonso Magno á Igreja de S. Tiago em 899. (Espan Sagr. Tom. XIX. p. 340.) assignão 7. Condes — Na Doação de S. Rosendo ao Mosteiro de S. Salvador de Cella-nova em 935. (Yepes Tom. V. Append. p. 424.) assignão 12, acrescentando ao seu nome proprio: Comes et Dux, e outros 12. Comes et testis: — Em Escriptura, por que o Rei D. Fernando faz restituir á Igreja de Sancta Maria de Leão a Villa Religos em 1043. (Espan. Sagr. Tom. XXXVI. Append. p. XLIV.) assignão, e confirmão 7. Condes — Em outra do mesmo Rei do an. 1047. (Ib. p. XLVI.) assignão 8. — Em huma Escriptura, pela qual o Rei D. Affonso VI. em 1072. tira o direito, que fazia pagar aos passageiros para S. Tiago em o porto do monte Valcarcel, a que chamavão Sancta Maria de Auctares, com o pretexto do qual se commettião grandes extorsões (Ib. p. LIII.) assignão 6. — como tambem em outra, que ahi se segue, do mesmo Rei, e anno. — Na Escriptura, por que o mesmo Rei em 1085. restitue quantidade de Mosteiros e Fazendas á Igreja de As-

torga (Ib. Tom. XVI. p. 469.) assignão 8. Condes. (170) Destes devemos dar particular noticia. Nos principios do reinado de D. Affonso III. se faz notavel menção de Fruela Conde de Galliza, que se levantou contra elle = e de outro Conde tambem de Galliza, e rebelado Vitiza, que foi prezo pelo Conde Hermenigildo Gutierrez ( o que tomou Coimbra em 878 ) Avô de S. Rosendo, ao qual o dito Rei fez Conde de Tuy e Portugal, e que como tal assistio á sagração da Igreja de S. Tiago; como tambem Arias seu filho Conde de Eminio, e Pelagio Conde de Bragança = No Concilio de Oviedo de 873. (segundo Aguir. Tom. IV. p. 356.) entre os 13. Condes, que assistirão, se vê: Hermegildus Tuda et Portugallia Comes, Arias filius ejus in Minio Comes = Do Conde Exemeno Didaz se faz menção no an. 886. fazendo huma divisão de limites de ambas Villas Covas, e Alquinicia, a requerimento de partes (Liv. dos Test. de Lorvão n. 35.) e em 938. fazendo áquelle Mosteiro doação de huma varzea sobre o Mondego (ib. n. 33.) = Em huma doação de duas Igrejas em Seliobria, ou Villela feita ao mesmo Mosteiro em 907. (ib. n. 18.) assigna Teodoricus Co-mes = Ha tambem memoria do Conde Diogo Fernandes Pai de Mumadona = assim como de seu marido o Conde D. Gonçalo Moniz, que governava nas partes de Coimbra e Vizeu, e que em 961. doou a Lorvão as Villas de Cerzedo em Riba d'Alva, de Paladares, e de Serpins ( ib. n. 22.) = e do Conde D. Gongalo Mendes, que governava entre Douro e Minho, e que em 981. fez doação ao mesmo Mosteiro das Villas de Paos e Lamas (hoje Marnel.) Ib. n. 28. (A' cerca destes Condes, veja-se Portug. Renascid. p. 113. e seguintes) = No mesmo liv. n. 50. se acha a Doação, que no anno de 985, fez ao Mosteiro o Conde Ovece Garcia de 1/6 da Villa de Castrello, dentro da qual ficava o Castello de Mortagoa confinante com a Cidade de Vizeu, tendo o Doador também as terras, que correm do Val de Besteiros até S. Pedro do Sul = Em Carta de reconhecimento de D. Gonçalo, e D. Flamula sobre a propriedade de Esmoriz em 1053. (Pergaminhos de Pedroso no Cartorio da Fazenda da Universidade de Coimbra) assignão 4. Condes, Gutierre Adefonso, Flagino Fernandis, Pedro Didaz, e Adefonso Moniz.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. authoridade, e jurisdicção (\*) o mesmo observamos na nossa Epoca (171). Nesta começa tambem a apparecer o nome de Alvasil (172), chamado outras vezes Consul; o qual no ter-

Vejão-se as duas notas seguintes. Tambem se acha ás vezes o titulo de Visconde ( Vice-Comes. ) Além do documento, que já citámos no fim do nota 152., se acha na Doação de D. Assonso Casto á Igreja do Salvador de Oviedo em 812. (Espan. Sagr. Tom. XXXVII. p. 317.) = e no artigo final de Concilio de Coyança de 1050.

(\*) Veja-se Memoria III. not. 87. e 108.

(171) Já na nota 169. citámos huma Escriptura do anno 935., em que assignão 12. acrescentando cada hum ao seu nome proprio = Comes, et Dux. = No Relatorio dos bens de D. Gonçalo Viegas feito em 1017. (Cartorio da Fazenda da Universidade de Coimbra, entre os Pergaminhos do Convento de Pedroso) se vê o mesmo homem intitulado ora Conde, ora Duque: Istas hereditates ... vendivi Domno Gundisalvo de illo Comes Menendo Luci, qui illa terra imperabat, sub gratia de ille Rex Domno Adefonso; quia ille Dux tenuit regalengo, et Condadu, et mandamento in ripa de Agata = E deste mesmo Mendo he que fallava o dito Rei D. Affonso V. cinco annos antes em Escriptura de 19. de Setembro Espan. Sagr. Tom. XXXVI. Append. p. XVIII.) onde diz: Menendus Dux Gallacia, qui vicarias, et nutrix meus erat = Ao mesmo se da o titulo de Conde em o 2. Relatorio dos bens de D. Gonçale Viegas do an. 1050. (Cartorio da Fazenda da Universidade) : quomodo divisi illas (Villas) Dom Gunzalvo, quando sedia in Monte maiore per manus de Rex Domno Adefonso . . . et per manus de ille Comes Menendus Luci , qui illa terra imperabat = No Tom. XL. da Espan. Sagr., p. 157. allega Risco huma Escriptura de 26. de Janeiro de 1027. de huma Doação à Igreja de Lugo, feita por D. Elvira viuva de Bermudo Vigilaz, que teve os titulos de Conde e Duque = Em huma Sentença do anno 1035. (Cartor. de Arnoya ) se lê : Regnante ... in Leone, et in Portugal, et sub ejus manu Gomice Echigaz in Celorico = No Cap. fin. do Concilio de Coyança se dá á mesma pessoa o titulo ora de Dux, ora de Comes; Castellani autem in Castella talem veritatem faciant Regi, qualem fecerunt Sanctio Duci. Rex verò talem veritatem faciat eis, qualem fecit prafatus Comes Sanctius. Quando porém se fallava em Duques, e Condes juntamente, punhão em primeiro lugar os Duques. Quando D. Sebastião falla da guerra dos Normandos no tempo de D. Ramiro I. pelos annos de 844. diz que este mandara — adversus eos exercitum cum Ducibus, et Comitibus. (172) A palayra Guazil, ou Uazil (a que ajuntando o articulo arabico se diz Alvazil) póde tomar-se ou na significação de Ministro de Estado, que está ao lado do Rei; ou do que adquire alguma graça, ou posto do Soberano. Na India e Persia corresponde ao posto de Governador de huma Cidade (Vestig. da Ling. Arab. v. Guazil.) Neste ultimo sentido he que achamos no III. seculo desta Epoca o lugar de Alwazil, e particularmente nas nossas Provincias, e como synonymo de Conde , Duque , Presidente , Consul , Regente , Senhor , Donino , Imperante, etc. como mostrão os documentos seguintes. Logo depois da tomada de Viseu, Lamego, e Coimbra por ElRei D. Fernando, poz este alli por Governador a Sisnando, como refere extensamente o Silense, cujas palayras ja transcrevemos na nota 146. 🖂 Em hum Instrumento de

ritorio, em que he constituido pelo Rei, tem a mesma authoridade, que os Condes, ou Duques tinhão naquelles. que lhes erão commettidos; nem parece que haja aqui mais diversidade que no nome, dando-se muitas vezes á mesma pessoa ora o de Duque, ora o de Conde, ora o de Alvasil.

litigio do Bispo de Oviedo Arias, em 1075. á cêrca do Mosteiro de Taule (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 311.) se faz menção do dito Alvasil: Alvasir Domino Sesnando Culumbriense - E em huma Doação de D. Affonso VI. de 14. de Março do mesmo anno a Cathedral de Oviedo (ib. p. 318. ) se acha nas sobscripções : Alvazil: Fernando Colimbriense conf. Onde bem se vê que o nome Fernando he erro ou da impressão, ou da ms. sobre que ella foi feita = Em outro Instrumento, do mesmo anno, de demanda entre o dito Rei, e certos Infanções á cêrca do Territorio de Lagneyo (ib. p. 323.) assigna : Atvuzil Sisnandus Colimbricensis - No Relatorio de certos bens pertencentes a D. Gonçalo Viegas e sua mulher D. Flamula em 1077. (Pergaminho de Pedrozo no Cartorio da Fazenda da Universidade) se diz : Si devindicavit Domno Pelagio Gonsalvizi suas hereditates in tempore Domno Sisnando, qui erat suo inimico, et erat Domno de tota Sancta Maria, et Colimbria - Em Doação de Tructesindo ao Mosteiro de Pedrozo em 31. de Outubro de 1081. (ibid.), segue-se á data : in diebus Regis Domni Adefonsi, regente Domno Sisnando Alvazir urbem Colimbrie - Em Doação ao Mosteiro d'Arouca em 10. de Abril de 1084. ( Monarch. Lusit. Part. II. Cap. 30. p. 549. ) se diz : Regnante Adefonsus Rex in Hispania, et in Gallicia; et in Colimbria Paternus Episcopus, et Consule Dns Sisnandus = Em Carta de venda por Mendo Adtanagildis, de 11. de Abril de 1085. (Origin. no Cartorio de Moreira : ) Temporibus Adefonsi Imperatoris, et Consul Domno Sisenandus Conimbriensis = Em hum Documento do mesmo anno, die Sabbato, hora 3., luna 16. (Cartorio da Fazenda da Universidade:) In diebus Regis Domni Adefonsi, et Domni Petri Archiepiscopi Bragalensis ... Alvasir ipsa urbe Colimbrie = Na Confirmação do Foral de Coimbra (no Livro Preto da Sé da mesma Cidade fol. 7.) se acha: Ego Martinus Moniz, quem post obitum pradicti Consulis (O Conde Sisnando) Imperator prefatus Adefonsus civitati predicte (Coimbra) proposuit, conf. Porém esta assignatura he posterior a data da primeira Confirmação do dito Foral por D. Affonso VI., que he do an. 1085., no qual ainda vivia e governava D. Sisnando, que não morreu senão no an. de 1091., como refere o Chron. Lusit. : Æra 1129. 8. Kal. Septembr. obiit Alvazil Domnus Sisnandus. E com effeito em Doação do r. de Maio da Era 1028. (an. 1090.) Cartor. de Arouca) se diz: Regnante Adefonsus Princeps in Gallicia, in Bracara Petrus Episcopus, in Colimbria Sisnandus Alvazir. He referida esta Doação no Elucidar. v. Alahoveiniz com a data da Era MCVIII., e em que naturalmente falta XX. para ajustar com os governos, e episcopado = E ainda a 4 de Janeiro de 1091. vemos nomeado Sisnando em huma Escriptura original do Cartorio do Mosteiro de Arouca, que diz: In temporibus Adefonsus Rex, et in presentia Sisnandus Alvazir, et Vigarii sui Fredariz. E adiante : Alvazir Domno Sisnando, qui dominus erat de ipsa terra. Já porém a 24. de Fevereiro de 1092, vemos em huma Doação de Gundiario, e sua mu-Ther Segunda ao Mosteiro d'Arouca: Regnante in Toleto, et in omni Gala

## DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

Tendo pois estes plena jurisdicção no destricto que XXXIX. governavão, precisamente havia ella de comprehender a Extendiadecisão dos pleitos (173): he certo porem que regular-se à decimente os não decidião em pessoa, ao menos em primeira são dos pleitos. Miinstancia, para a qual havia Juizes nomeados, que tomas-nistros, e sem conhecimento, e sentenceassem conforme as Leys; e Officiaes, que interna mesma Capital havia hum Concelho Real composto de vinhão. muitos Juizes, e a que ás vezes presidia o Rei (174):

licia, et Spania Adefonsus filius Frederiandi Regis. In Colimbria Dux Martino Monix, Judex in Arauca Justo Damenguix, Mandantes Arauca Odorio Telles , Alvaro Telles , Monio Viniegas , etc. (Monarch. Lusit. Part. 111. Liv. VIII. Cap. 8. p. 21) e diz Brandão que achara a dita Escriptura no Livro de pergaminho do mesmo Mosteiro de leitura antiga , n. 70, e emenda a que Brito produzira viciada na Monarch. Lusitan. part. II. Liv. VII. Cap. 30. = Em Doação de 25. de Junho do mesmo an. 1092. se diz : Regnante in Toleto, et in Gallicia, et in Hispania Principe Adefonsofilio Regi Fredenando, Imperante Colimbria Martino Moniz. (Ib. pr 550.) = Em Doação do 1. de Novembro do mesmo an. vemos quem governava no destricto de S. Fins : Sub imperio Adefonsi Regis . . . Afonso Petriz conf. qui illa terra imperabat. ( Cartorio de Perdorada, maço da Freguezia de Nespereira n. 2.) = Em huma Doação de Arouca, de 30. de Dezembro (Monarch. Lusitan. Liv. cit. p. 548.) continuamos a vêr: Regnante Principe Adefonso, et Regina Constantia in Toleto, et in omni Gallicia, in Colimbria Martino Comite = Na segunda Confirmação do Foral de Coimbra em 22. d'Abril de 1093. (Liv. Preto da Sé, fol. 7.) se acha ainda : Ego Martinus Munionis Preses Colimbrie, et gener Consulis Domni Sisnandi, qui pro eo in locum ejus successi ... conf. = Mas depois de 8. de Maio do dito anno se acha já constituido no governo de Coimbra, assim como em toda a Provincia de Galliza, o Conde D. Reymondo genro do dito Rei , segundo o Chron. Lusit. , que depois de apontar a tomada de Santarem, Lisboa, e Cintra por D. Affonso VI., e pondo a tomada desta ultima a 8. de Maio de 1093., acrescenta: praposuit que eis generum suum Comitem Raymundum, maritum flie sue D. Urraca, et sub manu ejus Suarium Menendi; ipse autem Rex reversus est Toletum. E dahi por diante se acha constantemente no dito governo o Conde D. Reymondo. No tempo porém da nossa Monarchia passou a palavra Alvazir a significar o Juiz Ordinario, como veremos na Epoca

(173) O Cap. 7. do Concilio de Coyança diz: Admonemus, ut omnes Comites, seu Majorini Regales populum sibi subditum per justitiam regant, pauperes injuste non opprimant, in judicio testimonium, nisi illorum prasentium, qui viderunt, aut audierunt, non accipiant = E o Concilio de Compostella de 1056. Cap. 5. : Informamus, ut potestates, et Judices in plebe oppressiones non faciant, et judicium cum misericordia temeant, et temperent; munera, et offertiones ante discussum judicium non accipiant; post discussum autem veritatem de vera justitia, et auctoritate

Legis partem accipiant, et partem dimittant.

(174) Vemos exemplos destes Julgados, a que presidia o Rei, já

havia-os tambem em cada districto nomeados pelos Go-

desde o seculo IX. Hum Instrumento do anno 878. ( Espan. Sagr. Tom. XVI. p. 424.) começa : In nomine Domini. Notum vobis facimus omnibus Episcopis, Abbatibus, Comitibus, Imperantibus, vel cunctis, qui potestatem habetis judicia discutere. Ea in prasentia nostri Domini Dominissimi Adephonsi Principis, sive Mauri Episcopi, vel Judicum Gatoni, et Hermigildi repetunt, etc. E depois da expozição do facto segue-se : post hac cordinaverit supraditti Judices per Sajonem Danum filium Arbori placitum conscribere, roborare, et firmare Matlini etc. E na conclusão: Nos quidem Judices sicut à nostro Domino ordinatum habuimus, hanc causam providere, et ordinare, agnoscentes Domnum Episcopum per id plenissimam habere veritatem, ordinavimus omnia conscribere, quod et manibus confirmamus, ut tam Domnus Episcopus, quam etiam per sua firmissime, et perpetualitate Villam ab omni integritate vindicent, et possideant, stante, et permanente hunc judicatum in hoc robore, et perpetua firmitate, quod factum est in supradicta quoto 8. Idib. Junias Era, 916. Assignão 4. por este omdo: N. sciendum quod in Concilio deliberatum fuit, de meo dato judicio confirmat. Confirmão depois 11. Presbyteros, e 42. Leigos. E esta assistencia do Rei se acha em julgados ainda fora da Capital, como logo veremos. Havia ja antes do estabelecimento do Concilio de Leão Juizes tambem permanentes; pois que em algumas Escripturas, em que se não trata de litigio algum, vemos assignados Juizes como titulo fixo. Em Escriptura, pela qual D. Ramiro III. em 978. dá ao Mosteiro de Cartavio certa possessão, assigna: Dauddi Judex. (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 278.) = Em outra (que ahi immediatamente se segue) e he de Bermudo II., an. 992, pela qual dá varios bens á Igreja de S. Salvador d'Oviedo. dor d'Oviedo, o ultimo, que assigna, he: Fruminio Judex, et Notarius scripsit hoc in Legione, etc. Mas no an. 1020. o Concilio de Leão faz a lei para o futuro, dizendo no Cap. 18: Mandavimus ... ut in Legione, seu onmibus ceteris civitatibus, et per omnes alfoces habeantur Judices electi à Rege, qui judicent causas totius populi. Hum destes Juizes fixos sem duvida devia de ser o que vemos assignado em huma Sentença de D. Assonso V. do an. 1025 : Vermudo Judex testis ( Argot. Memor. de Braga, tom. III. Docum. 7.) De algumas decisões do Concilio estabelecido em Leão faz menção Risco no 1. Documento da Historia da Cidade de Leão p. 140. e seguintes; mas ao mesmo tempo reconhece, que havia nomeações de Juizes para determinadas cauzas: « Los Reyes (diz elle) acos-« tumbraban nombrar los Jucces, que debian dar sentencia en los pleitos, y a esta potestad de juzgar, y dirimir las causas se daba indiferentemente a « Ecclesiasticos, y legos « . Alguma cousa, que ahi accrescenta, podia ser particular á Cidade de Leão, e elle mesmo o reconhece. Mas continuemos a ver alguns exemplos da assistencia do Rei aos julgados. Na Sentença acima cit. de D. Affonso V. em 1025. se diz : Ipse Episcopus fecit querimoniam in conspectu Regis, et egessit suo Sajoni N., ut perduxisset ipsos homines à suo Concilio, et exquisisset cujus erat veritas. Sicut et adduxit illos in loco predicto Calidas ante illum Rex stantes in illo Concilio agnoverunt se, etc: illi verd alii miserunt se in contentione roboraverunt Pralatu per manu ipsi Sagione, ut in tertio die dedissent sui mandatores, ad ipsum diem Pralati venerunt in Concilium, et elegit ipse Episcopus suum assertorem nomine Tardenato, qui pulsaset . . . in prasentia Principi Domni Adefonsi , et suorum Judicum , etc. = Em demanda , que vernadores, ou offerecidos pelas partes (\*). Vemos exemplos não só de segunda instancia perante o Rei, ou Governador (175), mas de recurso, ou supplica depois do julgado (176). Vemos finalmente os Ministros, ou Offitom. VII.

correo entre dois Presbyteros do Mosteiro de Suilhães, e Garcia Moniz, houve sentença dada pelo Rei D. Fernando (Censual do Porto em Argot. Tom. III. Docum. 8.) onde se diz, que apresentando-se as partes perante o Rei, e Condes, e Infanções, et aliorum multorum filii benedadorum, qua erant in Palesiam do Conde, exquisierunt inter eos justitiam, et devindicaverunt Monachos, qui erant in illo Assistano de Garcia Moniz per suos scritos, et per suos avulsus, et per suos sabientes, et per suas veritas, mandavit illos Rex Ferdinandus que confirmassent illos Monachos in Assistano Sancti Martini de Suilhães, etc. A data he da Era 1067: mas bem se vê estar errada, correspondendo ao anno 1029, em que reinava D. Bermudo III. — No litigio entre Ariano Bispo de Oviedo, e o Conde D. Vela Ovequiz, e seu Irmão ácêrca do Mosteiro de Taule em 1075. (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 311.) depois de se dizer que o Rei nomeára Juizes, se continúa: Mox in presentia Regis, et Magnatorum Palatii... judicaverunt predicti Judices, etc. — O mesmo se diz de outra demanda em Escriptura do anno 1083. (Ib. p. 315.) Mas estes dois ultimos Documentos ainda os havemos de citar com mais extensão adiante na nota 182.

(\*) Veja-se a mesma nota 182.

(175) Por hum Documento do anno 1958. ( Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 307.) se refere o processo de huma demanda entre Froilan Bispo de Oviedo e a Condessa D. Eslonza, sobre o Mosteiro de Cartavio, e se diz: Rex dum talia audivit de utrisque partibus... jussit exquirere veritatem ad omnes Magnatos sui Palatii: Inquisitores, quibus illa inquisitio à Rege fuerat imposita, affirmaverunt, etc. Tunc Rex mandavit suo Judici Annaja Annajaz, ut judicasset has assertiones. Mox in

prasentia Regis, et Magnatorum Palatii judicavit, etc.

(176) Por hum Instrumento do an. 1000. ( Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 283.) em que se refere certa conjuração contra o Rei D. Bermudo II., se diz; que subindo ao throno seu filho D. Affonso V. com sua Mai, fecerunt Concilium in Oveto, quo Concilio elegerunt judices, qui judicarent quid digne mali recepturi essent, qui prafatam traditionem in Do-minum suum consiliati fuerunt; illi verò morte dignos meritò illos censuerunt. Quod ut audivit Analsus, qui super hac proditione carceri fuerat man-cipatus, rogavit omnes Palatii Optimates, ut adirent Regem, et exorarent, quod quidquid ipsi habebant tam censum, quam familiam, seu omnes hereditates accipere, eisque vitam concederet. Quorum petitioni Rex acquievit. Isto parece mais supplica de perdão, que recurso judicial. Mas vemo-lo também em causa Civel. = Em Escriptura de 12. de Janeiro de 1053. (Pergaminho de Pedroso) fallando-se dos litigios, que houvera sobre a propriedade de Esmoriz pertencente a D. Gonçalo, e D. Flamula, se diz : Surrexit Dux Menendus Nunnez in Terram Portugalense, et querelavit se Guntsalbo Ibenegas ad ipse Dux pro illa Villa, et ordinavit ei, et mandavit suo Sagioni . . . ut consignasset ipsa Villa Guntsalbo Ibenegas, cujus veritas erat, sicut et assignavit, etc. Mas havendo outra representação pelo mesmo D. Gonçalo ao Rei D. Fernando; mandavit ipse Rex, et eorum Judices, ut consignassent ... sicut et adsignarunt pro manu Majorino, etc. ciaes precisos para a instrucção dos processos, e execução do julgado; o Maiorino (177), o Sayão (178), o Assertor (179), etc.

Mas

(177) Nas palavras, que acabamos de referir na nota antecedente, se vê ser o Maiorino Ministro, ou Official que dava a sentença; e agora o ves remos em outros Documentos adiante citados: por isso reservámos o fallar delle para este lugar; posto que achemos Maiorines com a mesma authoridade, que tinha o Alvazir, ou Governador, ou como Delegados do Rei. Santayana, de los Magistrad. y Tribunal. de Españ. Lib. III. cap. 1. n. 8. diz; que os Merinos erão como Presidentes das Provincias, em que mandavão as tropas em tempo de guerra, e na paz administravão a justiça, e conhecião das appellações dos Juizes Ordinarios juntamente com os Alcaides. He certo que o Concilio de Leão diz no cap: 17. 12 Qui soliti fuerint ire in fossatum cum (Rege, cum) Comitibus, cum Majo-rinis, eant semper solito more. E no cap. 7. : Admonemus, ut omnes Comites, seu Majorini Regales populum sibi subditum per justitiam regant, etc. Nos capp. 31. e 34. manda pagar as mulctas dos crimes ahi declarados Majorino Regis = E no cap. 11: Item decrevimus, quod si aliquis habitans in mandatione asserverit se nec juniorem, nec filium junioris esse, Majos rinus Regis ipsius mandationis per tres bonos homines ex progenie inquietati, habitantes in ipsa mandatione, confirmet jurejurando eum juniorem, et junioris filium esse, etc. A este Cap. se refere sem duvida Risco, quando na Historia de Leão tom. I. p. 145. diz « Os Juizes de Leão se chaa mavão tambem Merinos; nome que se le nos Fóros, que D. Affonso α V. ordenou para o governo da dita Gidade. Assim como havia Juizes α da parte do Rei, e Goncelho, e da parte da Igreja, havia tambem Meα rinos nomeados por ambas as partes α: e cita huma Escriptura Gothica do Archivo de Leão, em que se nomeavão dois Merinos hum da parte da Cidade, e outro da parte da Cathedral. A memoria mais antiga, que se acha deste nome (segundo Salazar de Mendonça, Dignid. Seglar. de Castil. lib I. Cap. 18.) he no reinado de D. Bermudo II. Mas vejamos os diversos documentos, em que se falla no Maiorino, para da confrontação delles se poder ajuizar a extenção de officios que se lhe attribuem. Na contenda entre Cypriano Bispo de Leão, e Froilan Abbade de S. Payo, em presença do Rei D. Fernando, e da Rainha e Concelho em 1052. (Espan. Sagr. Tom. XXXVI. Append. p. L.) se diz: Tunc perrexerunt Vigarios de utrisque partibus ad ipsa Villa, id est, Fredenandus Salvatorici, qui est Merino in Legione . . . et Citi Marvanici, qui est Merino in Sancta Maria de Regula, et determinaverunt illos sapitores, etc. = No Relatorio dos bens de Gonçalo Viegas, pelos annos 1077. (Pergaminho de Pedroso) se diz: Et dedit illis ipse Rex suos Majorinos Didacus Tructesindizi, et filius suus Menendo Didazi, qui illa terra imperabant, qui exquisissent ipsas Villas in veritate, sicut exquisierunt, etc. = Em huma Escriptura de D. Affonso VI. do an. 1088. fallando elle da rebellião do Conde Ruderico Ovekiz em Galliza, diz: Civitatem meam Lucensem furtive ingrediens, invasit occidens primitus militem suum et Majorinum terra mea nomine Ordonho. Veja-se adiante a nota 206.

(178) Já vimos na Legislação Gothica o que então era o Savão. Assim se continuou na Legislação da presente Epoca. Além dos muitos documentos allegados em outras notas, em que se faz menção deste officio,

## DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

Mas quaes erão as Leis, por que se decidião assim A. XL. estas cauzas em Juizo contencioso, como os graves ne- formávão o gocios nas grandes Juntas? Erão as Leis Visigoticas, e Codigo os Canones (180) Sagrados, segundo a Collecção delles, poca. que se usava nas Hespanhas. Hum, e outro Codigo he

veja-se a Escriptura de D. Affonso V. de 1012. (Espan. Sagr. Tom. XXXVI. Append. p. XVIII: ) Nos licentiam vobis damus regendi ea tam cum nostro Sajone, quam etiam et absque Sajone, sicut Lex Sancta vobis auctorigat. Vejão-se algumas Escripturas dos nossos Cartorios; como v. g. a da contenda entre Florezindo, e Fradegundia, com D. Jelbira em 28. de Junho de 1033. (Original Gothico do Cartorio de S. Bento d'Ave Maria); = a desistencia de litigio de 12. de Agosto de 1047. (Cartorio de Pendorada ) a qual ainda havemos de allegar a outro respeito; = a de contracto entre Garcia Tructesindiz, e Gonçalo Gutierrez, de 10. de Maio de 1088. (Original do Cartorio de Moreira), etc. = Em Escriptura de demanda do anno 1056. (que já citámos na nota 175.) apparece fazendo o oficio, que regularmente pertencia ao Sayão, o Ostiario, ou Porteiro do Rei : et dedit Rex Ostiarium suum , qui mitteret Monasterium in manu cultoris Ovetensis Ecclesia, etc. Era o metter de posse a parte ven-

cedora em consequencia de sentença. (179) Não poderemos duvidar de que o Assertor fosse o Procurador, que os litigantes nomeavão para advogar a sua cauza em juizo, se combinarmos os documentos, em que delle se faz menção. Poremos aqui alguns por exemplo. Em sentença dada por Juizes no an. de 878. (Cartorio de Astorga, na Espan. Sagr. Tom. XVI. p. 424.) : Tum statuisse ille per suum Assertorem respondere, sicut et fecit nomine argumentum notarium, qui respondit in judicum prasentia. E nas sobscripções : Argimirus Notarius qui Assertor fuit de parte Domni Indiscli Episcopi manu sua scripsit = Na Sentença de 1025. que já temos citado (Argot. Tom. III. Docum. 7:) Et elegit Episcopus ( que era parte ) suum Assertorem, quid pulsasset voce de Sancta Maria — Na decisão da demanda entre o Bispo de Oviedo, e o Conde D. Vela em 1075. (Espan. Sagr. Tom XXXVIII. p. 311:) Ut Assertores pernominatos . . . presentarent sibi testamenta ex utrisque partibus, etc. — Na sentença do litigio entre o Bispo de Oviedo e o Conde Rodrigo Didaz a cerca do Mosteiro de Taule em 1083. (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 315.) se diz: Rex dum talia audivit ... existente Assertore Antonino Adefonso ex parte Comitis ... et alio Assertore Pelagio Citiz nomine, ex parte Ovetensis Ecclesia, elegit predictus Rex judices, etc. Veja-se Du Cange v. Assertor. Das mais pessoas, que intervinhão no foro, diremos alguma couza quando fallarmos da ordem do processo. (180) Da menção que se fazia da Lei Canonica nos Decretos, e nas

Sentenças, veremos exemplos nas duas notas seguintes; pois que ordinariamente se allegava juntamente quando se allegava o Codigo Visigo. tico. Aqui diremos alguma cousa sobre o Codigo de Canones, do uso das Hespanhas nesta Epoca. Já em outro lugar fallamos do Codigo, ou Collecção de Canones das Hespanhas, de que se usava no ultimo seculo da Epoca antecedente. Mas nesta parece que o houve mais accrescentado. Dos Codices Arabicos, que Casiri achou de Christãos, pertencentes à Classe Theologica na Livraria do Escurial, só hum contém Obra a cada passo allegado assim nas Juntas, ou Concilios, e nas Escripturas de contractos (181), como nos processos

e

de Author da nossa Epoca, e o collocou no fim do tom. I. debaixo do titulo = Ceristiani = , e he o Codex do n. 1618. Transcreveremos aqui as palavras do mesmo Casiri: Codex membranaceus pervetustus, ac nonnullis locis ipsa vetustate vel mutilus, vel obliteratus, foliis constans 435., cuphicis olim litteris descriptus à Presbytero quodam nomine Vincentio, ut liquet ex Nota ad libri 8. calcem apposita : ubi ipse Vincentius librum hunc, prioresque septem cum aliis exemplaribus se contulisse, atque ad eorum fidem emendasse profitetur. Codicis verò atatem propè intellexeris ex altera hujusmodi Nota, que in fine libri 7 legitur: Absolutus est Divina ope liber 7. feria tertia, die 17. Octobris, anno Æræ Hispanæ 1087. ad usum videlicet nobilissimi Episcopi Joannis Danielis. Quod ad Operis titulum spectat; licet nullum pre se ferat Codex, utpote foliis aliquot ex initio defectus; verus tamen, ac germanus titulus = Sacrorum Canonum Collectio ad usum Hispanæ Ecclesiæ = esse omnino videtur, chm ex ipsius Hispania Sedium Episcopalium, quam continet, recensione, tum ex his verbis, qua ad libri X. calcem occurrent: Atque jam finis esto libri X., et postremi Collectionis Sacrorum Canonum. Hujus autem Collectionis hac divisio: Totum Opus in libros decem, libri in suos quisque titulos, tituli in plura capita distribuuntur. Ordo verò, ac tenor sic se habet : Operi pramittitur librorum, ac titulorum omnium Index universalis, singulorum argumenta complectens; at non integer, foliis tantum superstitibus quatuor, iisque madore pene putrefactis ; quem tamen ex illis , que intus repetuntur, facile restituas. Continud excipit Episcopalium Hispania Sedium series folio uno comprehensa, cujus inilio hac tantum per membranam eodem vilio corruptam licet legere : Ex quo fit LXXII. Sedium summa . . . excepta Sede Gallæciæ. Operis demum interiora ingressus, titulorum, et capitum Indicem singulis quemque libris prafixum invenias, prateiquam primo, ac secundo, quorum priora folia nonnulla vel tempolis, vel hominum iniquitate intercidêre. Sub singulis verò titulis integri referuntur sive Canones, sive sententia ad eorumdem argumenta pertinentes, cum ex Generalibus, tum ex Hispania, Africa, Gallia Conciliis, necnon Summorum Pontificum Epistolis Decretalibus ad verbum transcripta, ac citatis cujusque locis expressa. E depois de mostrar que he muito mais ampla, que o Index publicado por Aguirre, e Cenni, conclue: Postremo Codex hic idem esse profectò videtur atque Escurialensis ille, quem Joannes Baptista Peresius Episcopus Segobricensis în Epistola de Conciliis Hispania ab Aguirrio in Conciliorum tom. I. edita Sarracenum appellat.

(181) Ponhamos alguns exemplos. No Cap. 3. do Concilio de Oviedo de 811., tratando-se dos Arcediagos, que distrahissem bens da Igreja, se diz: Juxta Sententiam Canonicam, et Librum Gothorum — Do Rei D. Bermudo II. diz o Silense, (como já em outro lugar vimos:) Leges a Vambano Principe conditas firmavit, Canones aperire jussit. — Em Escriptura de Doação do Bispo de Leão Froilan II. á sua Cathedral em 12. Kal. Januar. de 1002. (Esp. Sagr. Tom. XXXVI. Append. p. XIV.) se diz: Quidam Ducis quadam artis ingenii ignorans Sacros Canones, et Lex Gothica — Em Doação de D. Affonso V. (ib. p. XXIV:) secundum Lex nobis ordinat, et Canoniga Sententia — O Concilio de Coyança no cap. 7: Quod si testes falsi convicti fuerint, illud supplicium accipiant, quod in Libro Judicum de falsis testibus est constitutum — No cap. 9: Ut triennium non includat

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 157
e decisão dos litigios (182); onde muitas vezes se citão

Ecclesiasticas veritates, sed unaquaque Ecclesia (sicut Canones pracipiunt, et sicut Lex Gothica mandat ) omni tempore suas veritates recuperet , et possideat. = E no cap. 12. que trata do asylo da Igreja: Faciat quod Lex Gothica jubet. = Em 19. de Agosto de 1022. fez ElRei D. Affonso V. Doação da Villa de Gaderanes a Riquilo, a qual recahira na Corôa pelos homicidios commettidos pelo Senhor della, na fórma das Leis Go-ticas (Espan Sagr. Tom. XXXV. p. 22.) = O mesmo succedeu com a herdade de Eicta Fossatiz, que o dito Rei deu ao seu Notario Sampiro em 1023. (Ib. p 24.) = Em huma Carta de permutação do Bispo de Leão Servando em 1039. (ib. Tom. XXXVI. Append. p. XL.) se diz: Et cui Lex dederit, et Canonum authorigaverit, exolvat solidos C. = Em huma Escriptura d'ElRei D. Fernando, de 1046 (ib. Tom. XVI. p. 458.) se diz: Elegimus etiam ex eis quidquid in Sanctissimum Canonem, et Gothicam Legem invenitur de rebellionibus, vel contradictoribus Regis, sive de facultatibus eorum, sicut in libro II., et in ejus titulis constitutum, vel exaratum à prioribus Sanctis Patribus scriptum esse decernitur = Na Carta de confirmação das Doações, e Privilegios da Igreja de Leão pelo mesmo Rei em 1047. (ib. Tom. XXXVI. Append. p. XLVI.) fallando-se de mulcta, ou pena, em que se devia incorrer, se diz : et quod ei Gothica Lew ordinavit. = Em huma Escriptura de Doação, perfilhação e testamento por Auderigo Presbytero ao Presbytero Vermudo em 7. de Novembro de 1068. ( Cartorio do Mosteiro de S. Bento d'Ave Maria do Porto, maço dos pergaminhos, original semi-gothico) se diz: Quidquid prona voluntate pro scriptura traditur, vel donatur, nullo modo inrumpatur; et idem in Liber Godorum Doctore's sanserunt, et in Canoniga Sententia demonstraverunt, donatio que pro vin, nec metum non fuerit extorta, talem qualem hemptio habeat firmitatem. = Em huma Carta de Doação por Gontina, e seus fi-lhos a Gonçalo Gutierrez, e sua mulher em 6. de Outubro de 1072. (Original do Cartorio de Moreira: ) Et quia sicut dicit in Liber Gotorum valeat donatio, sicut et venditio. — Em Escriptura do an. 1073. (Espan. Sagr. Tom. XL. p. 117.) se citão alguns textos do Codigo Visigotico. E nas sobscripções se vê: Petrus Judex, sicut dicit Lex, quod Judex affirmaverit, stet firmiter. — Em Carta de Doação por Gelvira Janardici, e outras a Tructesindo Gutierrez e sua mulher em 11. de Fevereiro de 1075. (Original no Cartorio de Moreira:) et dicit in Liber Gudorum, quod valeat venditio, sicut donatio. E he muito vulgar esta clausula por estas, ou semelhantes palavras. = Em Doação feita por Monio Fromariguiz em 29. de Março de 1087. ao Mosteiro de Paço de Souza (Cartorio do mesmo Mosteiro, livro das Doações fol. 18. vers.) se diz: Reddat in quadruplum, aut quantum de talibus, secundum Sancti Canonis, et Libri Judi-cialis Decretum, fuerit institutum — As mesmas palavras se achão na Escriptura de Doação por Egas Ermenigildo, e sua mulher Gontina Eroniz ao referido Mosteiro em 29 de Setembro de 1088. (Ib. gavet. 1. maço 1. de Doações n. 2. origin. em letra semi-gotica. ) = Huma Doação de Mendo Tructesindiz ao Mosteiro de Moreira em 26. de Outubro de 1088. origin, no Cartorio do mesmo Mosteiro) fallando do que infringir o determinado na Escriptura, diz : Inprimis accipiat sententiam secundum Canones docent. = Em outra do an. 1095. ( Cartorio de Paço de Souza, livro das Doações fol. 10. col. 1.) se diz : Sicut in Decretum est Canonis, et Libri Judicialis de talibus sunt instituta. Veja-se a nota 287.

especificamente Leis do Codigo Visigotico, titulo, e livro; e que quando não tenhão os numeros expressos, bem

(182) Huma lista de exemplos de litigios e processos, que deviamos dar depois da nota 174., a reservámos para aqui, em rezão de se allegarem na maior parte delles as Leis Visigoticas: que he o de que neste lugar tratamos. Querendo o Bispo de Mondonhedo Sabarico II. no Concilio de Aliobrio, que D. Ordonho II. lhe confirmasse as terras do Bispado de Dume, que lhe havião sido assignadas por seu Pai D. Affonso Magno, nomeou o Rei muitos Previsores; e depois de se exprimirem no Instrumento os nomes de alguns, se diz: et alios plures Abbates, et Presviteros, et homines bones, qui solent antiquitatem comprovare. (Escriptura original do Cartorio da Mitra de Braga, gavet. 1. maç. 1. Tambem a traz Argote com alguns defeitos, e erro na data, que na realidade foi em 28. de Setembro de 911.) = Em o Tom. XXXIV. da Espan. Sagr. p. 259. se refere o modo, por que se julgou huma demanda entre Velasco Hauniz, e Severo Abbade do Mosteiro de S. Cosme, sobre huns bens doados a este. O Rei D. Ordonho III, que se achava em Simancas, remetteu o negocio a Holmundo sobrinho do Bispo Frunimio. Offerecerão os litigantes por meio de hum fiador chamado Fortis, e de hum Sayão do Paço por nome Vimara, que apresentarião ao Rei em Leão os Instrumentos a 31. de Julho, com a condição, de que não se achando ahi o Rei nesse dia, se presentarião ao Juizo do Bispo Gonçalo; a qual se verificou, apparecendo ao dito prazo perante o Bispo, que se achava in Concilio cum Clero no lugar de S. Felis de Torio, celebrando a Festividade deste Sancto. Produzio o Abbade os seus Ins-, trumentos: Velasco pedio dilação para apresentar os seus: mas faltando a produzillos, se procedeu á sentença. Recorrêrão o Bispo, e mais Juizes ao Codigo Visigotico, e pela Lei 20. do tit. 2. do liv. 4: ; e pela Lei 6. do tit. 2. do liv. 5. decidirão o pleito, e se fez a Escriptura em Domingo 1. de Agosto de 952. in Conventu Ecclesia S. Felicis. Assignarão dois Bispos, quatro Presbyteros, e dois Diaconos. = Huma Sentença (cujo Original se conserva no Mosteiro de Vairão, maço 7. dos pergaminhos antigos ) em data de 18. de Agosto de 991., proferida in Concilio acerca da Igreja de S. Martinho de Villiaredi, diz : et fuit ... cum isto placo ad Concilio ante Alvitum Alvitizi, Gomeze Benegas, et Gudinu Benegas, Ederonio Alvitizi, Tructesindu Nantildizi, et aliorum multorum filio bonorum: et fecerunt se ipsus judices rogadores, etc; e por fim: in ipso Concilio, et ista anuzione ante ipsos judices, etc. - Segundo as Leis Gothicas proferio o Rei D. Bermudo II. sentença contra o rebelde Gonçalo, que concorrêra para huma invasão dos Mouros em Leão em 997, como consta de Escriptura citada por Fr. Manoel Risco ( Espan. Sagr. Tom. XXXIV. p. 310.) e que vem incorporada na da Confirmação della dada por seu filho D. Affonso V. e se acha no tom. XXXVI. da mesma Espan. Sagr. Append. p. VI.-IX. As palavras, que dizem respeito ao para que principalmente aqui a citamos, são estas: Quidquid in Sacratis-simum Canonem, et Goticam Legem invenitur de rebellionibus, vel contradictoribus Regis, sive de facultatibus meis eorum, sicut in libro secundo, et in ejus titulis constitutum, vel exaratum á prioribus Sanctis Patribus scriptum esse decernitur. = Huma Sentença sobre a propriedade de certos bens de Tructesindo Guimiriz dada em 20. de Agosto de 1011. ( PerDE LITTERATURA PORTUGUEZA. 159 são designadas pela materia; seguindo-as não só no que formava o assumpto das contestações, mas ainda na mesma

gaminho do Mosteiro de Pedrozo no Cartorio da Fazenda da Universidade de Coimbra) he proferida em Concilio, tendo-se nomeado da primeira vez 9. Juizes, e da segunda 8., e se acrescenta: et alii plures multorum benenatorum omino; os quaes pelo depoimento de testemunhas, a que procederão, dérão a sentença. — No Cartorio de Paço de Souza, livro das Doações fol. 53., ha huma Carta de reconhecimento, que o Presbytero Salamiro faz a Domna Vivili Tructesindiz, e seus herdeiros, da Igreja de S. Mamede, e Sancta Maria in Villa Kanelas, referindo que houvera litigio: et dedimus nostras scripturas, et vos vestras ante Judices prefati, et crebaverunt meas scripturas, quas invenerunt posteriores, et elegerunt illas vestras scripturas, que erant priores : et vobis damus ipsa Ecclesia ante Sagion, et sanabit vos et vestros heredes, etc. He dada em 11. de Junho de 1015. - Ha huma Escriptura no Cartorio da Fazenda da Universidade, de litigio sobre herdade in territorio A'ahobeines subtus monte Forte, discurrente ribulo Bairoso, et Ave; em que se diz : et habuimus inde intentio presente Fromarigu Ibenegas ante judices de Alahobeines. NN, et ante multus facerbonas, et invenerunt me in mentira in testimonio, etc. - Em huma Sentença de D. Assonso V. de 1025, que já citámos na not. 174., depois das palavras alli transcriptas segue-se a allegação das partes, e depois se diz: Et hac qua dico jurarunt meas testimonias, et de pena ejecerat, si eas Lex Godiga ordinarunt . . . et ibi roboraverunt Prelatum ipsi assertores, et dedicent testemonias de amborum partibus XXX.2 XXX.2 sicut nobis ipsum Judex ordinabit de Durio in parte istà, ut ubi ille Rex fuisset . . . prasentaremus illas hic in Bracare ante ille Sagione, sicut et prasentamus, testeficaverunt, etc. Producti fuerunt in Concilio ad luum diem perlecti ante ille judice . . . et elegerunt ibidem, ut dedicent Legem ad eos in prasentia Regis, et ordinaverunt judices, ut misissent tesemonias de amborum partibus in ejus Concilio, et exquisissent de eis veriate. Ita factum est, pervidimus illas testemonias de petitione idoneas miiores, et pluriores planitudinem rerum opulentas, proinde invenimus in Lipro V. Tit. VII. Sententia VIII., ubi dicit: Siquis ingenuum ad servitium addicere voluerit, ipse doceat quo ordine ei servituras advenerit. Et si serous ingenuum se esse dixerit, et ipse simili modo ingenuitatis sua firmam stendat probationem; judex verò horum recipere testimonium debet, quos neliores, atque pluriores esse praviderit. (He com esseito a determinação la Lei citada do Codigo Visigotico.) Continua a Escriptura: Et in Li-ro II. Tit. II. Sententia XX<sup>a</sup>III.<sup>a</sup>; e refere assaz desfiguradas humas pa-avras, que se achão na Lei 22. do Tit. 1. do liv. II. do mesmo Codigo, são estas: Judex ut bene caussam cognoscat, primum testes interroget; leinde scripturas inquirat, ut veritas possit certius inveniri, ne ad sacramentum facile veniatur. E continua a Escriptura: Item ipse Liber Tit. II. Sententia V. ( A Lei he com effeito V. mas do Tit. IV. E esta difieença de numeros, tanto nesta citação, como na antecedente faz presunir, que o Codex, de que estes Juizes se servião, não tinha a nume-ação dos Livros, e Titulos, como se acha no que actualmente conheemos. As palavras da dita Lei, que aqui se transcreve inteira, mas com nuitos erros, que levárão apoz de si os da traducção de Argote, To as seguintes: Testes non per epistolam testimonium dicant , sed praentes quam noverint non taceant veritatem. Nec de afiis negotiis testimoma ordem, e formalidades do processo; das quaes fallaremos adiante.

Es-

nium dicant, nisi de his tantummodo, qua sub prasentia eorum acta esse noscuntur... in eo tamen territorio, ubi ille commanet, qui plus ex his videtur idoneus, congregentur: et ante ejusdem territorii Judicem, vel coram his , quos Judex elegerit : et mandatum faciant idoneis ingenuis quious voluerint, et de quo illis est cognitum, per conditionis seriem jurare procurent, qualiter quibus testificandi vicissitudo committitur, id indubitanter, ubi necesse fuerit, suo sacramento confirment, quod jurare mandatores suos justissime, et evidentissime per semetipsos audierint. Aliter autem mandatum de talibus negotiis editum apud omnes judices erit semper invalidum. ) Continua a Escriptura : Post hanc sententiam ordinamus nos per exquirendum veritatem de nostro edicto judicio, ut traveant testimonium de petitione cum illas scripturas vetustas anteriores, et posteriores, et cjiciant de pena. Post autem roboraverunt Pralatum, ut in tertia die dedicet Tadernato eas ad juramento, et Vermudo que suscepisset eos hic in Sancto Petro in suburbio Brachara. Hic verò venit Tadernatus, qui dedicet illas testimonias, et jures sacro juramento, et miserunt eos in Ecclesia, sicut Lex Gotica ordinaverat, etc. E finalmente proferio-se a sentença. = Por outra Sentença dada conforme as Leis 6. do tit. 1. do liv. II, e 2. do tit. 2. do liv. V. do Codigo Visigotico deu o Rei D. Bermudo III. em 22. de Janeiro de 1029. a D. Pedro Bispo de Lugo os bens, que Oveco seu Majordomo perdera pelo crime de se levantar com as Villas, e Castellos, que administrava. (Espan. Sagr. Tom. XL. p. 158.) = No Cartorio do Mosteiro de S. Bento d'Ave Maria ha huma Escriptura de contracto sobre certos bens em 28, de Junho de 1033., em que se diz : Damus vobis illa pro illo judicio, que abuimus cum Izila Presbyter pro Saion Ilovegildo, unde pervenerunt pro ajuramento ic in Sancto Cosmate. = N'huma Escriptura (que se acha no Cartorio de Pendorada, armar. de Documentos var. maço 1. n. 42.) com a data de 12. d'Agosto de 1047. se contém a desistencia de huma demanda, que pendêra no Concelho de Penafiel de Canas sobre a Igreja de Sancta Maria da Villa de Banius entre os herdeiros da mesma, e diz entre outras couzas, quanto ao processo: Et alligarunt placum in manus de ille Sagione, que die acto, de quo det in Concilio suos mandatores, et suas voces escriptas, et quando viderant ipsas mulieres, que non avia que in pulsar voce de ipsa Eglesia, renarunt illas in Concilio, naverunt scripturas de ipsa Eglesia, que erant de suos avolus, et per talis actio mandavit Dono Garcia que adsinasent illas mulieres VI. de illa Eglesia ad Ceidon, et ad suos heredes, et rovorarunt illas placum ad inuitus per manus Sagione Piniolo, que non buscase sexta de ipsa Eglesia. E fallando depois disso de segunda contenda levada ao mesmo Concilio perante quatro ahi nomeados, et ante aliorum multorum, et ante Judices , quos Lex Goctorum solet comprobare : e diz dos litigantes : non abuerunt avolus, nec scripturas, nec adivigatores, etc. E por isso desistirão. Em Escriptura de revogação de Doação de D. Gonçalo Paes em 8. de Agosto de 1060. (Pergaminhos de Pedroso) se diz : Misit verbos per omines sapitores, et doctores legis, dicentes Judices, et magistratus, ut non valeat testum, dum testator vixerit. - Em o litigio entre Ariano Bispo de Oviedo, e o Conde D. Vela (que já citámos na not. 174.) depois das palayras alli transcriptas, e de se dizer que as partes pro-

## DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

Escriptores antigos ha , que asseverão que a obser- . XLI. vancia das Leis Visigoticas acabára nas Hespanhas, subs-Atéquando durou a au-Tom. VII.

ti- thoridade do Codigo Visigoti-

duzirão as suas provas, continúa: Illis visis judicaverunt predicti Judices, sicut scriptum est in Libro Judico in titulo Per Leis Goticas, ubi dicit : Si aliquis de filiis hominum pervenerit ad etatem viginti annorum, et habuerit juniores fratres sua tuitione, defendat Rex (deve ser res) corum, et nec ab ipsis, nec ab aliis permittat destrui, nec aliquid sua negligentia inde deperiri; quod si fortè ipse eas consumpserit, aut vendiderit, vel donave-rit, aut per negligentiam suam perire permiserit; postquam juniores sui fratres creverint, ea qua per negligentiam ipsius maioris perierant, de suis facultatibus restituat illis. (He com effeito esta a Lei 3. do tit. 3. do liv. IV., com algumas leves mudanças.) Continua a Escriptura: Item de eadem re; qui verò bene tenuerit suorum fratrum, vel heredum, et inde aliquid alicui Ecclesia concesserit, firma permaneat ipsa concessio, quanvis sit in indivisum. Quando autem dividerint inter se illud, quod indivisum est, restituat illis ex proprio quantum Ecclesia concesserit, et Ecclesia quippe quidquid per concessionem possedit 30. annis integris, possideat in perpetuum. (Não se achão unidas em hum lugar no Codigo Visigotico, do modo que actualmente o temos, as determinações, que contém este periodo.) Segue-se na Escriptura outra citação da Legislação Gothica, que com effeito se acha na Lei 3. do tit. 2. do liv. X. : Et iterum omnes causa bona, vel mala, aut etiam crimina, qua infra 30. annos finita, seu exacta non fuerint, nullo modo repetantur, nec audiatur, nec judicetur. Siguis autem transactis jam 30. annis causam olim indiscussam movere tentaverit, iste numerus annorum ei resistat, et libram purissimi auri, cui Rex jusserit, coactus exolvat. Confrontando-se estas palavras com as da referida Lei , se verá o que ha de differença. Continua a Escriptura : Tunc verò supradicti Judices in presentia Regis posuerunt finem juditii, et judicaverunt, ut duo Clerici Ovetensis Ecclesia jurassent, etc. = Em Escriptura do anno de 1083. ( que já a outros respeitos citámos nas notas 174. e 179. ) depois de se fallar na nomeação dos Juizes, e Assertores, e dizer que ambas as partes produzirão as suas provas, continua: Illis visis judicaverunt predicti Judices, sicut scriptum est in Libro Judico, in titulo Per Leges Goticas, ubi dicit : Nam si silii ex concubina nati fuerint , nullam partem habeant hereditate patris sui , nisi pater eorum , vel filii legitimi ipsius patris, vel libera noverca, vel etiam progenies supradicti patris misericordia moti, quidquid eis per carthulam concessionis, seu per veridicos testes de-derint, possideant illud in perpetuum. (A lei do Codigo Visigotico, que contém cousa mais parecida á materia, que aqui se enuncia, he a lei 12. do tit. 4. do Liv. III ; e indirectamente a contém todas as que fallando dos direitos pertencentes aos filhos exprimem, que sejão legitimos. (Veja-se Memoria III.) Continua o Instrumento: Et iterum: Si res Clericorum , Monachorum , Sanctimonialium post eorum mortem inordinata remanserit, et usque ad septimum gradum non ex superiore progenie, sed ex inferiori non fuerit ulla prosapia, nemo bona sua sibi vindicet, nisi Ecclesia, cui deservivit dum vixit. (He com effeito a disposição da lei 12. do tit. 2. do liv. IV, com alguma differença nas palavras ) = Huma sentença sobre certos bens, do anno 1079. (Cartorio de Pendorada) foi dada por hum so Juiz : Et venerunt in unum ante Egas Ermigici , qui erat eorum senior inter Ambos Ribulos . : . quando vidit Domnus Egas tale male , quod fecerunt, increpavit super Onegildus, et suos heredes, et mandavit eos tituida pela do Direito Romano, antes do anno 1088. (183), e até precisamente no de 1078. He porém certo, que se não abolio logo em toda a parte a authoridade do Codigo Visigotico; pois continúa a se vêr allegado em monumentos do resto da nossa Epoca (184).

outros.

No ultimo seculo della se acrescentárão áquelle Codigo, que fazia a baze da Legislação, algumas Leis, ou Fóros accommodados ao estado, e circumstancias presentes. Os primeiros fôrão estabelecidos pelo Rei D. Affonso V. no Concilio de Leão do anno 1020, para se observarem (como o mesmo Rei declara) na Cidade de Leão, e seu termo (185); e por isso os Juizes de Leão se chamavão Juizes

intrare in pactum... per Sagione Cidi Erigui = Em Escriptura de 5. de Agosto de 1085. de reconhecimento feito ao Mosteiro de Sancto Estevão de Villela sobre bens sonegados á Igreja de S. Mamede de Fafiaens, se faz menção do litigio, que houve sobre isso: Et pulsavi voce de ipso testamento contra ipsos homines... in presentia de Domno Egas prolis Ermigiz per manu de suo Saion Menendo Pantaiz, et cognoverunt se, et non potuerunt respondere pro illi judici. (Cartorio de Paço de Souza, livro das Doações fol. 41. vers.)

(183) A Historia Compostellana (lib. I. Cap. 2. prop. fin.) fallando do Bispo Diogo Pelaes, que occupou aquella Sé desde 1070. até 1088., diz a In hoc tempore apud Hispanos Lex Toletana obliterata est, et Lex Romana recepta. E mais precisamente nota o anno o Chronicon Burgense, onde se lê: Æra 1116. (an. 1078.) intravit Romana Lex in Hispania.

(184) Já nas notas 181., e 182. citamos varios monumentos posteriores ao an. 1078., em que se allegão as Leis Goticas, a saber hum do an. 1083., outro de 1087., dous de 1088., e hum de 1093. Aos quaes podemos acrescentar outros. Em huma Doação de 11. de Fevereiro de 1083. (Cartorio de Pendorada, armar. de Documentos var., maço 6.) se diz : Lex canet Gotorum rem donata si per presentibus tradita fuerit, nullo modo repetatur à donatore, sed per testes, et scripture convinceat, etc. = Em Doação de D. Affonso VI. de 1088. (que se póde vêr na Espan. Sagr. Tom. XL. p. 424.) fallando-se da rebellião do Conde Ruderico Ovekis, se diz: in Libro etiam Judica, in II. Libro, titulo 1. et VI. sententia eadem de contradictoribus Regum dicitur: Res tamen omnes hujus tam nefaria transgressoribus in Regis ad integrum potestatem persistant. E ainda se continuão a vêr monumentos de semelhante theor na Epoca seguinte.

(185) He este Concilio a que vulgarmente se assigna nas Colleções o anno 1012., mas que Risco no tom. XXXV. da Espan. Sagr. p. 334. e seguintes prova, em huma larga Dissertação, ter sido celebrado no an. 1020, como já apontámos na not. 152. Tem por titulo: Decreta Alfonsi Regis, et Gelaira Regina. E no Prefacio se diz: Talia Decreta decrevimus, qua firmiter teneantur futuris temporibus (hic in Legione, et in Asturias, et in Gallicia.) Por isso diz Risco no tom. XXXV. cit. p. 327. « Los Fuer ros juntamente con el Libro Juzgo eran las Leyes, por donde se ratifica-

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 163

zes do Livro, e do Foro: a sua observancia se soi depois estendendo ás Asturias, e Galliza; e passados 30. annos soi novamente intimada no Concilio de Coyança (186);

X ii

a ban las sentencias, de que se appelaba; y por esso los Jueces de Leon se

a llamavan Jueces del Libro, y del Foro a.

( 186 ) As palavras, em que o Concilio de Coyança renova esta sancção, se vem no cap. 8: Ut in Legione, et in suis terminis, in Gallacia, et in Asturiis, et Portugale tale sit judicium semper, quale est constitutum in Decretis Adelphonsi Regis pro homicidio, pro rauso, pro Sayone, et pro omnibus calumniis suis. He para reparar, que referindo-se o Concilio nas palavras in Legione, etc. ás do Prefacio de Leão transcriptas na not. antecedente, acrescente Portugale, que de mais a mais nos monumentos desta idade significava o territorio da Cidade do Porto, e não o do Reino de Portugal, como aqui parece significar. He de suspeitar, que esta clausula da palavra Legione por diante, isto he, a comprehensão das Provincias que ahi se seguem, se accrescentasse, assim como nas Actas do Concilio de Leão, em tempo posterior aos mesmos Concilios. E eisaqui as minhas conjecturas. Como as Actas destes dois Concilios fazião memoria dos Fóros concedidos aos Leonezes, e os confirmavão, tiverão os antigos (como já notou Risco no tom. XXXVIII. da Espan. Sagr. p. 249.) a curiosidade de copiar estes Decretos nos exemplares do Fuero Juzgo, collocando primeiro os do Concilio de Leão, e depois os de Coyança; e deste modo se achão no Codex do Fuero Juzgo conservado no Real Convento de S. João dos Reis de Toledo, e em outro do Escurial, como também no Ms. da Igreja de Cordova, donde extrahio estas Actas D. Antonio Agostinho, das quaes houve copia o Cardeal Baronio. Seguirão-se as edições, em que ha algumas lições variantes. Sendo pois estas Actas consideradas como parte do Codigo Civil, he bem natural que pelo discurso do tempo se lhes fossem fazendo pelos Juristas suas notas marginaes, á medida que se hia extendendo a sua authoridade, e observancia, e que nas copias se fossem aquellas notas incorporando no texto, como se observa em muitos mss. daquelles tempos. O certo he, que as mesmas palavras = in Legione, et in Asturiis, et in Gallacia = que se achão no fim do Prefacio do Concilio de Leão, na edição de Risco (Espan. Sagr. Tom. XXXV. p. 340.) se não achão nas outras edições, e por isso nesta se fecharão em hum parenthesis : que ellas parece não concordarem com o theor das Actas dos dois Concilios ; porque os Fóros, a que se refere o dito cap. 8. de Coyança, se vê do contexto das Actas do de Leão ser especialmente feitos para a Cidade de Leão, e seu termo. Constituimas etiam (diz o cap. 20.) ut Legionensis Civitas, qua depopulata fuit à Sarracenis, in diebus Patris mei Veremundi Regis, repopuletur per hos foros subscriptos, et nunquam violentur isti fori in perpetuum. E em varios capitulos seguintes repete expressões restrictivas a Leão. O cap. 26. começa: Similes verd in Legione, etc. O cap. 28: Omnes homines habitantes infra scriptos terminos, etc. O cap. 29: Omnes habitantes intra muros, et extra, etc. O cap. 40: Homo habitans in Legione, et infra pradictos terminos, etc. O cap. 42: Mulier in Legione, etc. E quanto as Actas do Concilio de Coyanca; no cap. fin. reconhecem, que os Fóros dados pelo Rei D. Afionso V. erão particularmente para os moradores de Leão: Et confirmo totos illos foros cunctis habitantibus Legione, quos dedit illis e continuou pelos seculos seguintes (187).

Acrescentou o mesmo Concilio de Coyança outros Decretos (188); os quaes, assim como os do Legionense,

Rex Dominus Adelphonsus pater Sancta Regina uxoris mea. Confirma-se isto com as palavras dos Authores Nacionaes posteriores ( que transcreveremos na nota seguinte ) em que fallão dos ditos Foros como particulares a Leão. E quem não dirá á vista disto ser provavel, que á medida que a observancia dos mesmos Foros foi sahindo daquelles primitivos limites, e estendendo-se a outros dominios dos Reis de Leão, se forão escrevendo como em cotas nas Collecções aquellas palavras, que desdizem do conteudo nos Concilios, e que se não achão (fallando do de Leão) em muitos mss. ? Reconheço comtudo que são conjecturas, a que alguma cousa se pode oppôr; como a constante lição de todos os exemplares do Concilio de Coyança; e o haver algum monumento de que quasi por este tempo ja se decidião causas pelos ditos Foros no territorio de Oviedo; como he huma Escriptura do anno 1056. (que já citámos a outro respeito, e se acha no tom. XXXVIII. da Espan. Sagr. p. 307.) em que se refere o processo de huma demanda entre Froilan Bispo de Oviedo, e a Condeça D. Eslonza, sobre o Mosteiro de Cartavio; na qual depois de se referir, que as partes produzirão suas provas, se diz: Tunc Judex dum talia audivit, judicavit, sicut scriptum est in Decretis Adefonsi Regis.

(187) D. Pelayo Bispo de Oviedo, que floreceu no seculo 12., fal-lando do Rei D. Aflonso V., diz : Dedit mores bonos Legioni roboratos, quos hodie habet, et debet habere quousque mundus finiatur = No seculo 13. o Arcebispo D. Rodrigo (De reb. Hispan. Lib. V. cap. 19.) diz, fallando do mesmo Rei : Leges Gothicas reparavit, et alias addidit, qua in Regno-Legionis etiam hodie observantur. E D. Lucas de Tuy : Dedit ei bonos foros, el mores, quos debet habere tam Civitas, quam totum Legionense Regnum à flumine Pisorga usque ad extremam Gallacia partem. Durarao por consequencia estes Foros, até que D. Affonso Sabio lhe deu o

Foro Real, pouco depois que o Tudense escrevia o sobredito. (188) Este Concilio, de que já por vezes temos feito menção nesta Memoria, bem se sabe que foi celebrado em 1050. na Diocese de Oviedo, onde hoje chamão Valencia de D. Juan. Tem por titulo: Decreta Fredenandi Regis, et Sanctia Regina, et omnium Episcoporum in diebus eorum in Hispania degentium, et omnium ciusdem regni Optimatum in Era MLXXXVIII. E contém 13. Capitulos. No cap. 8. depois de intimar ao territorio de Leão, etc. a observancia dos Foros de D. Affonso V. nas palavras que transcrevemos na not. 186., diz a respeito do territorio de Castella: Tole verò judicium sit in Castella, quale fuit in diebus Avi nos-tri Santii Ducis. He este o Conde de Castella D. Sancho Garcia, successor do Conde Garci-Fernandes morto em o anno 995. na batalha, que deu entre Lunga, e Alcocer ao Mouro Almanzor : e no anno 1000. pôem os Annaes Compostellanos a primeira sahida, que os Mouros de Cervera fizerão contra as Ostes de D. Sancho. Mas deste diz D. Lucas de Tuy ( Era 1065. an. 1027 : ) Sanctius verà Burgensium Dux quam gloriosè se gesserit in suo Comitatu, non posset noster ad plenum evolvere stylus : dedit namque bonos foros, et mores in tota Castella. Veja-se tambem o Arcebispo D. Rodrigo de reb. Hispan. Liv. V. cap. 9. Huns Annaes das couzas notaveis desde o principio da Era vulgar até 1258. (a cuja copia tirada do

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 165 entraráo no discurso desta Memoria, segundo o pedir a ordem das materias.

A todos os sobreditos Decretos, ou Fóros ajuntou por fim D. Affonso VI. os que particularmente se devião guardar entre Christãos e Judeos (189); visto que estes erão não só consentidos (190), mas admittidos ao trato no commercio (191), e no fôro (192); havendo comtudo as provi-

original mui antigo se reportão os Editores do Fuero Viejo de Castilla em 1771. ) dizem : a Murio el Conde D. Sancho, el que dio los buenos Fue-« ros, Era 1055. » Ha tambem o Epitasio, que Berganza ( Antiguid. d'Espan. Lib. IV. cap. 16. n. 127.) attesta ter visto em hum livro antigo de letra gothica do Mosteiro de Oña, e começa: Sanctius iste Comes populis dedit optima jura, etc. Que estas Leis de D. Sancho fossem originalmente escriptas em Latim (como então era costume) o diz D. Francisco Espinoza o Tio no seu Tratado ms. Sobre el derecho, y Leyes d'Espan. cap. VI, Regl. 2., cujo original com outros muitos Mss. vendeu o livreiro de Madrid Francisco Lopes ao Conde da Ericeira no an. 1737. por 200. dobrões : e diz que constava este Foro de 173. Leis, tit. ou capitulos. Estas Leis fôrão confirmadas aos Povoadores de Toledo, quando D. Affonso VI. conquistou esta Cidade; de algumas das quaes se faz menção no Foro dado aos Muzarabes pelo dito Imperador em 20. de Março de 1101., cujo original de letra gothica se conserva no Archivo da Ci-dade de Toledo. Ahi se diz: Et de quanta calumnia fuerint, quintum solummodò persolvant, sicut in Carta Castellanorum resonat, excepto de furto, et de morte Judai, vel Mauri. Et de omni calumnia talem eis mando habere consuetvdinem, qualem et Castellanis in Toleto commorantibus. Sobre as demarcações do que então se chamava Castella, veja-se o Discurso Preliminar ao Fuero Viejo p. X-XV.

(189) Já na nota 152. fizemos menção desta Carta de D. Affonso VI. datada do ultimo de Março de 1091. (e se póde vêr no tom. XXXV. da Espan. Sagr. p. 411.) Por ella regula a fórma do processo assim crimi-

nal, como civil nas causas entre Christãos, e Judeos.

(190) A humanidade, com que aqui erão tratados os Judeos mesmo pelos Bispos mereceu huma Carta de louvor do Papa Alexandre II. em 1066. dirigida a todos os Bispos da Hespanha, a qual começa: Placuit nobis sermo, quem nuper de vobis audivimus, quomedo tutati estis Judeos, qui inter vos habitant, ne interimerentur ab illis, qui contra Sarracenos in Hispaniam proficiscebantur. E adiante: Dispar nimirum est Judeorum: et Sarracenorum causa. In illos enim, qui Christianos persequuntur, et ex urbibus, et propriis sedibus pellunt, juste pugnatur: hi verò ubique parati sunt servire. Sim pagavão censo os Judeos, como vemos de huma Escriptura do Bispo Pelaio de 10. de Novembro de 1074., que tem por titulo: De sol dis Judeorum (Espan. Sagr. Tom. XXXVI. Append. p. LXIV.) em que o dito Bispo diz, que o Rei D. Fernando havia dado á Cathedral de Leão: quingentos solidos argenti probatissimi de censu Judeorum; poiém isto não era prova de vexação; porque tambem os Christãos o pagavão, como em outro lugar veremos.

(191) Que com os Judeos havia commercio em contractos, se vê de huma Escriptura de D. Affonso V. intitulada = Judicium = do anno

videncias, e cautelas, para que da sua communicação não

resultasse perigo espiritual aos Fieis (193).

Direito municipal, chamado Uso da terra. Origem dos Foraes.

Os Fóros, que á maneira dos de Leão se davão pri-6. XLIII. vativamente a cada Districto, e que constituião o que se chamava Uso da terra (194), (origem dos Foraes dos primeiros tempos da nossa Monarchia) são os que formão huma parte da Legislação, que se póde dizer propria, e particular da Epoca, de que tratamos. Era o seu objecto pela maior parte cohibir com penas a perpetração de crimes. Em homens de guerra, criados entre ferimentos, e mortes, affeitos á liberdade, e soltura annexa á profissão das armas, que haveria que regular primeiro do que os crimes de violencia, e licença? Erão as penas destes crimes, ainda mesmo do homicidio (segundo o espirito da Legislação criminal destes tempos) pecuniarias (195), e for-

> 1015. ( Espan. Sagr. Tom. XXXVI. App. p. XX. ) onde falla ndo-se de huns hens dados a dois moços, se diz: Cepit mater.... Domna Aurea ipsa hereditate ad vendere tam Christianis, quam et Judais.

> (192) Admittia-se o louvamento de Judeos em Juizo: pois vemos no cap. 25. do Concilio de Leão de 1020., o qual falla daquelle, qui habuerit casam in solare alieno, etc., que depois de dizer : et non vendat suam domum, nec exigat laborem suum coactus ; acrescenta : sed si voluerit ipse sua sponte vendere domam suam, duo Christiani, et duo Judai apretidentur laborem illius.

(193) O Concilio de Coyança no cap. 6. diz : Nullus etiam Christia-

nus cum Judais in una domo maneat, nec cum eis cibum sumat.

Em a celebre Doação de D. Ordonho I. á Igreja de S. Salvador de Oviedo no anno de 857. (que ainda havemos de produzir por extenso) fallando o Rei da pena de certo crime diz : Sicut est usus terra Em Escriptura de confirmação de Doações á Igreja de Leão por ElRei D. Fernando em 1047 ( que tambem adiante teremos de allegar ) fallando o Rei de certa prestação, diz: Sicut fuit usuale. - No cap. 4. do Concilio de Leão de 1020., fallando-se da pena do roubo, se diz: More terra. (195) Ainda da mesma pena pecuniaria do homicidio ( segundo o cap. 24. do Concilio de Leão de 1020. ) fica exempto o que fugindo não

foi apanhado dentro de nove dias; e sendo-o, diz o Concilio: Si habuerit unde integrum homicidiam reddere possit, persolvat illud: et si non habuerit unde reddat, accipiat Saio, aut dominus ejus medietatem substantia sua de mobili, altera verò medietas remaneat uxori ejus, et filiis, et propinquis cum casis, et integra hereditate. Ha hum homicidio qualificado, que sem embargo disso tem só pena pecuniaria, no cap. 14 : Et qui injuriaverit, aut occiderit Sajonem Regis, persolvat quingentos solidos. Proporcional indulgencia se tem no cap. 36. com os réos de ferimentos: Si quis vulneraverit aliquem, et vulneratus dederit vocem Sajoni Regis; ille, qui plagam fecerit, persolvat Sajoni Regis cannatetam vini, et componat

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. mavão huma boa parte do Real Fisco (196), pertencendo a sua cobrança ao Saião do Rei, a cuja exacção chamavão calumnia ou injuria; nome, que tambem davão á mesma mulcta (\*). Donde vem as expressões das Escripturas, em que concedendo-se a exempção do que se deveria pagar pelo homicidio, pelo roubo, etc., se ajunta pro sagione, ou simplezmente sine sagione, ou sine ulla injuria, sine molestia sagionis, sine omni calumnia Regiæ vocis.

Nem

se cum vulnerato : et si Sajoni vocem non dederit, nihil illi persolvat, sed tantum componat se cum illo vulnerato. Outro crime assaz grave contém o cap. 15, e se lhe impõe mulcta: Et qui fregerit sigillum Regis, reddat centum solidos, et quantum abstracerit de subsigillo, solvat ut rapinam. Tame bem as falsificações nos generos comestiveis, e os sonnegados dos direitos tem pena pecuniaria nos capitulos 31. 32. e 34. No 31. se diz: Siquis mensuram panis, et vini minoraverit, quinque solidos persolvat Majorino Regis. No 32. Quicumque cibariam suam ad mercatum detulerit, et maquillas Regis furatus fuerit, reddat eas in duplum. ( A' palavra maquillas nota Ducange; hoc est, qui Regem jure suo, prestatione nimirum solita, fraudaverit.) No cap. 34: Panataria, qua pondus panis falsaverint, in prima vice flagelientur, in secunda verò quinque solidos persolvant Majorino Regis. No cap. 4 : Ut nullus audeat (aliquid) rapere de Ecclesia : verum si aliquid infra cæmeterium per rapinam sumpserit, sacrilegium solvat; et quidquid inde abstulerit, ut rapinam, reddat. No cap. 14: Et qui injuriaverit, vel occiderit Sajonem Regis, persolvat quingentos solidos. No cap. 19: Et qui aliquem pignoraverit, nisi prius domino illius conquestus fuerit absque judicio, reddat in duplum quantum pignoraverit. Pignorare na accepção dos monumentos desta idade, he o fazer aprehenção ou penhora nos bens. Por isso, quando os Reis exemptavão dos direitos Reaes aos moradores das terras dos Donatarios, como adiante veremos, dizião que não serião obrigados a pagar neque pro furto, neque pro homicidio, neque pro fornicio, etc. como se explica huma Escriptura de D. Affonso Casto de 804. (que ainda adiante havemos de citar) ou segundo outra do anno 1074. nec pro stupro, neque pro homicidio, neque pro furto, etc. Apontamos estes dois exemplos aqui, por exprimirem o crime da incontinencia, de que se não falla no Concilio de Leão, e nos fazerem conhecer que tambem só tinha pena pecuniaria. O mesmo se prova de huma Escriptura do Cartorio de Moreira sem data, mas de letra dos fins do seculo X., ou principios do XI, em que Cisilu doa a Ermiario, e Esemena metade de seus bens havidos, e por haver, em pena do adulterio de huma sua filha = Em outra Escriptura do mesmo Cartorio, de 13. de Maio de 1084. dizem Donam Gonzalvisi, e sua Mulher Maria a respeito de parte de huma herdade: Damus vobis pro illo peito de illas feritas, que fecimus ad Alvito Fafilazi, et non abemus unde illas peitare.
(196) O Concilio de Leão de 1020. diz: Item mandavimus, ut homicidia, et rausos onnium ingenuorum hominum Regi integra reddantur.
(\*) Veja-se entre as notas seguintes especialmente a nota 204.

XLIV.
 Direitos
 Reaes.

Nem este era o unico direito, que enriquecia o Real Erario. Vemos o que se chamava anubda (197), e era certo imposto de dinheiro para reparar, fazer de novo, ou augmentar as cavas, torres, muros, fossos, e outras semelhantes obras militares, que servião á defensão da terra. Vemos a fossadeira (198), que pagavão em compensação os que não podião hir pessoalmente á guerra: a manneria (199); o montatico; o portatico (200), os direi-

(197) Acha-se esta palavra escripta por mui diversos modos, que se pódem vêr enumerados no Elucidar. v. Adua. Na Doação de D. Affonso Casto á Igreja de Valpuesta em o an. 804. (Espan. Sagr. Tom. XXVI. p. 442.) se ajunta a esta palavra huma explicação, que favorece a definição, que della démos; pois diz: pro fossato, annubda, sive labore Castelli: e pouco antes parece ter exprimido hum synonymo pela palavra Kastellaria, dizendo: non habeant Kastellaria, aut annubda, etc.— O mesmo se acha na Doação de D. Sancho á Igreja Aucense em 1068. (ibid. p. 454:) ut non habeant castellaria, aut annubda. Ainda que se póde duvidar, se a dijuntiva denota synonymo, ou antes huma cousa differente; como na Escriptura de 1074. (que já citámos na not. antecedente) onde depois de se dizer: neque pro annutaba, e se metterem mais tres palavras, ou outras tres exempções, se diz: neque pro structione Castellorum. He certo que o direito da Anubda parece differente de chamado Castellatico, segundo este se explica no Elucidar.

do chamado Castellatico, segundo este se explica no Elucidar.

(198) Fossadeira se dizia nos monumentos escriptos na Lingua vulgar; mas nos Latinos Fossataria. Dos dois sentidos, que o Elucidar. da a estapalavra, o segundo he que ajusta ao de que as Escripturas desta Epoca isentavão aos Donatarios; isto he, tributo real, que se pagava por aquelles, que tendo obrigação de hir ao fossado huma vez no amo, com effeito não hião; e se applicava para as despezas, que no dito fossado se fazião. Todos os monumentos, que no Elucidar. se apontão assim da exempção da fossadeira, como do fossado, são posteriores á nossa Epoca. Os Authores Hespanhões dão a esta palavra significação mais extensa. « Fossa-« dera ( diz Berganza, Antiguidad. d'Españ. Lib. VI. Cap. 2. n. 98.) se « chamava todo o genero de tributo, que se pagava para os gastos da guer-» ra « : e Morales (Chron. d'Españ. Lib. 34.) diz, que fossadera he hum genero de tributo que pagavão os que não podião hir pessoalmente á guerra; e que fonsados; estar enfossados; hir de fonsado, e outras semelhantes frazes se devem entender de gente alistada para hir á guerra. He este hum dos quatro Direitos Reaes, de que a Lei 1. do Fuero Viejo diz que o Rei não deve ceder : « Estas quatro cosas son naturales al Señorio del « Rey, que non las deve dar a ningun ome, nin las partir de si, ca pera tenescen a el por razon del Señorio natural; Justicia, Moneda, Fonsadera, a e suos yantares. Sobre Jantar veja-se o Elucidar. pois que dos principios da Epoca seguinte por diante he que se começa a fallar nelle.

(199) Manneria muitas vezes se acha exprimida nas Escriptures entre os direitos, de que se dá exempção; e se não póde duvidar, que seja (como diz DuCange) Exactionis genus: mas qual esta seja, nem elle mesmo o descubrio: suspeita ser o mesmo que mannwerch; mas na ex-

DE LITTERATURA PORTUGUEZA reitos de pesca, caça, pastos, e córtes de lenha (201), e geralmente todas as penas pecuniarias, ou mulctas, que se impunhão nas sentenças, e nas escripturas de doações, ou outros quaesquer contractos contra os infractores dellas (202). Todas estas prestações constituião o que nas escripturas se chama ora Censo, ora Serviço Fiscal. (203) Tom. VII.

plicação, que dá desta palavra, não podemos achar cousa, que convenha ao tributo, ou pensão designada por manneria. O Author do Elucidar. julga ser o mesmo que em alguns dos nossos documentos se chama maninhadego; e que seja tambem synonymo de nuntio, ou nucio, ou mincio: do qual imposto ( além dos documentos que elle aponta na palavra Nuncio ) se acha já menção em Carta de D. Affonso VI. de 25. de Abril de 1087. ( Espan. Sagr. Tom. XVI. p. 470: ) aufero à vobis nunctium, magneriam, fossatum, etc. Onde comtudo parecem ser dois differentes impostos, ou direitos, o nuncio, e a magneria.

(200) Como á exempção dos direitos de coutadas e defesas Reaes, de que fallamos na nota seguinte, se ajunta logo absque montatico, não deixa de quadrar a este genero de pensão o sentido, que lhe dá o Elucidar. O Portatico tambem alli he assaz explicado nas palavras Portadigo, Portagem, Portatico. Em Doação de D. Ordonho II. ao Mosteiro de Crestuma em 922. (Livro Preto de Coimbra fol. 39.) se faz o portatico synonymo de nabulo, direito pago pelos pescadores, como se póde ver nas palavras, que da mesma Escriptura transcreve o Elucidar. na palavra

Nabam. Veja-se a Doação de 922. na nota 204.

(201) Na Doação de D. Affonso Casto á Igreja de Valpuesta ( que ainda havemos de citar na nota 204. ) se diz : Pracipio . . . ut habeatis plenariam libertatem ad incidenda ligna in montibus meis ad construendas Ecclesias, sive adificandas domos, aut cremandum, vel ad quodcumque necesse fuerit, in defesis, in pascuis, in fontibus, in ribis, in exitu, et regressu, absque ullo montatico, atque portatico. = Em Escriptura de 1076. ( que ainda n'outro lugar havemos de citar ) se acha: prata, pascua, montibus, fontibus ... sexigas molinarias ... piscationibus ... cum officinis

sa!inarum . . . venationes , etc.

(202) A cada passo se encontra nas Escripturas, além da pena que se impunha a favor da parte lezada, outra pertencente ao Rei. Basta apontar algumas para exemplo. Em Escriptura , pela qual o Presbytero Servando, depois Bispo de Leão, dá varios bens a Salomona Confessa, isto he, Religiosa em 28. de Agosto de 1010. ( Espan. Sagr. Tom. XXXVI. Append. p. XVI. ) diz : et à parte que Regia potestate auri Libras quinquies binas = No cap. 49. do Concilio de Leão de 1020, fallando-se do que fez sequestro a alguem em Domingo, ou dia Sancto, depois de mandar, que pague o dobro à parte, acrescenta: et persolvat Majorino Regis... 60. solidos moneta Regia. — Em Doação da Abbadessa Flora em 1023. (Espan Sagr. 1. c. p. XXIX.) depois de declarar a pena para a Igreja como parte lezada, continua : et à parte Regia potestate auri libras bis binas, etc.

(203) Census fiscalis, servitium fiscale, vel Regale, fiscalia Regalia, Regia servitus, fiscalia tributa. Por todos estes differentes modos se achão nos Documentos explicados estes direitos, que constituião o §. XLV.
Cessão,
que os
Reis fazião destes direitos nas
Cartas de
Privilegios, especialmente
ás Cathediaes, e
Mosteiros.

Nada avaros destes direitos os Reis de Leão, huma vez que fazião mercê de algum consideravel districto, ou terreno, eximião os seus moradores de todas aquellas exacções (204). Pareceria que com esta liberalidade davão

gios, espe- Fisco, como veremos na nota seguinte, por evitarmos repetições. Aqui basta notar, que havia hum Official do Rei especialmente destinado para arrendar o producto do Fisco, além do Sayão, o qual Official se chamava Scurro Fisci: pois que scurro, como diz DuCange, he synonymo de apparitor, satellex. Em Doação da Infanta D. Gelvira à Igreja de Lugo em 1071. (Espan. Sagr. Tom. XL. p. 414.) se diz : Nullus Scurro fisci ja-nuas reptet = Em Carta de D. Affonso VI. de 25. de Abril de 1081., em que dá privilegios aos Clerigos da Cathedral de Leão ( ib. Tom. XVI. p. 470:) Et Scurro fisci vestra janua non valeant introire nec in vita, nec post moi tem. Não fallando nos documentos, em que se faz menção de scurro, sem accrescentar a palavra fisci; como he huma Sentença de D. Affonso V. em 1025. (Argot. Tom. III. Docum. 7.) = huma Escriptura de D. Fernando de 1049. ( Espan. Sagr. Tom. XXXVI, Append. p XLVIII.) etc. (204) Apontaremos aqui alguns exemplos por ordem chronologica. Em huma celebre Doação de D. Affonso o Casto á Igreja de Valle-posita (Valpuesta) em 804. (Espan. Sagr. Tom. XXVI. p. 442.) se diz: Siguis infra hos terminos pro aliquo homicidio, vel culpa confugerit, nullus eum inde audeat abstrahere, sed salvetur ibi omnino : et Ecclesia Clerici nullo modo pro inde respondeant. Si verò intra hos terminos aliquis fuerit interfectus, nec Clerici Ecclesia, nec Laici, qui ibi fuerint populati, respondeant pro ipso homicidio, neque pignus inde ullo modo abstrahatur... Pracipio, ut habeatis plenariam libertatem ad incidenda ligna in montibus meis ... absque ullo montatico, et portatico ... Monasteria, vel que adquirere potueritis, non habeant Kastellaria, aut anubda, vel fossadaria, et non patiantur injuriam Sajonis, neque pro fossato, neque pro furto, neque pro homicidio, neque pro fornicio, nec pro calumnia aliqua. Et nullus sit ausus inquietare eos pro fossato, annubta, sive labore Castelli, vel fiscale, vel regale servitio. — Em Carta de Doação do mesmo D. Affonso a Igreja de Lugo em 841. (ib. Tom. XL. p. 375.) se exprime a exempção pelas palavras : sine omni calumnia Regia vocis. = Em 22. de Abril de 857. passou D. Ordonho I. huma Carta de Confirmação, e Doação á Igreja do Salvador de Oviedo, da qual, por ser mui notavel, transcre-Veremos aqui huma grande parte, ainda que tenhamos de repetir artigos della em outras notas. Ad auxilium (diz o Rei) et defensionem supra-dicta Ovetensis Ecclesia istud concedo, ut si homo habitans in hareditate Sancti Salvatoris Ecclesia servus, sive liber usque in finem mundi super pignora de suo ganato fugaverit Sagionem , vel aliquem hominem , et percusserit, aut plagaverit, vel occiderit eum, nullam calumniam proinde persol vat. (A palavra pignera aqui toma-se por bens. Veja-se DuCange. Ganato he o mesmo que gado, rebanho; donde vem chamarem os Hespanhões a-inda hoje ao pastor ganadero.) Continua a Escriptura: et si forte iratus cum armis, vel sine armis introierit in Palatium Regis, vel in Palatium alicujus hominis, aut in Villam sigillatam, seu in aliquem locum, in quo sigillum fuerit positum, et nihil inde abstraxerit, nullam calumniam proinde persolvat; et si abstracerit inde aliquid, illud solummodo, quod abstraxerit, reddat in duplo, et non magis. (Sigillum in substantia alicujus

## DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

171

vão ansa á perpetração dos crimes, em quanto extendião as izenções ás penas impostas aos mesmos crimes: porém he de Y ii sa-

imponere, diz DuCange, quod pratici nostri dicunt = apposer le scellé = e cita as palavras acima referidas como de Escriptura d'ElRei D. Fernando da era 1081. em Yepes tom. VI. E com effeito ha Escriptura de D. Fernando, que confirma esta de D. Ordonho, e transcreve à maior parte das suas clausulas; a data verdadeira he da era 1074. ( anno 1036. ) e se pode vêr no tom. XXXVIII. da Espan. Sagr. p. 300. A mesma frase veremos adiante em Escriptura de D. Bermudo III. : e ainda no n. 3, do Fuero Viejo se diz « El Alcalde deve mandar al Merino ò al Sayon, « quel prenda por cinco sueldos, de la señal, e quel selle la puerta. « E a estas ultimas palavras ha huma nota dos Editores, que diz : « Isto ex-« plica o mesmo, que a citação intimada na caza do demandado. « Continuemos com a Escriptura de D. Ordonho: Si autem percusseit ibi hominem, aut plagaverit, persolvat calumniam propter illas percussiones, aut plagas usu terra, quemadmodum si fecisset illas in campo heremo : et si occiderit ibi intus, vel foris kominem Regis, vel alicujus hominis sine culpa et non poterit reddere pro illo homicidium, intret pro eo. Si verò homo Regis occiderit hominem Ecclesia S. Salvatoris tam servum , quam liberum , et non poterit dare integrum homicidium, intret pro co. Omnis autem homo habitans in hareditate S. Salvatoris tam servus, quam liber, non faciat aliquod fiscale servitium Regis; non reddat aliquid pro homicidio, quod non fecerit, non rausum, quamvis fecerit (rausum he o mesmo que raptum) non fosocaria (al. fosataria) non carnicerias, non sigillum positum in hareditate S. Salvatoris, non portaticum in officinis salinarum, nec in piscationibus fluminum, vel maris. Si autem ganatum pro damno laboris inclusum de aliquo Palatio abstraxerit, reddat octo solidos, sicut est usus terra, et propter aliquam calumniam non faciat aliud judicium, nisi aquam calidam, et juramentum, seu exquisitionem, si ambabus partibus placuerit. (Explicaremos estas palavras, quando fallarmos da ordem do processo.) Et qui pignoratum duccerit (continua a Escriptura) proprium S. Salvatoris, et suorum Caserorum, (a respeito da significação desta palavra veja-se Elucidar. nas palavras Casar, Casares) talem calumniam persolvat pro ev, qualem pro nostro proprio; et qui inruptionem fecerit in Palatio, vel in hareditatibus S. Salvatoris, talem calumniam reddat pro illis, qualem pro nostris propriis. Et si Sagio, vel aliquis homo inruptionem in hareditatibus S. Salvatoris fecerit, et ibi aliquis eos interfecerit, nullam calumniam inde persolvat... et mandamus, ut omnes concessiones, quas à qualicumque persona ingenua concessa fuerint usque in finem mundi, Ovetensi Ecclesia talem roborem, et cotum habeant, quales habent et nostra concessiones : et quicumque servorum nostrorum voluerit, licentiam habeat dandi Ecclesia quintam partem sua hareditatis. Pode-se vêr esta celebre Escriptura no tom. XXXVII. da Espan. Sagr. p. 323. = Na Escriptura de dotação do Mosteiro dos Santos Adrião e Natalia apud Tunionem feita por D. Affonso Magno em 24. de Janeiro de 891. (Espan. Sagr. Tom. XXXVII. Append. 12.) se diz : Ut nullus imperium, nec potestas, nec aliquis homo infra istis terminis pro nulla calumnia, neque pro homicidio, neque pro pignore, neque pro nullo imperio non intret infra ipsos terminos de illo coto; et qui talia commiserit, subjaceat imperio Regis, et insuper pariat ad cultores Ecclesia mille solidos argenteos ... Omnes familias, que in Villas, vel hereditates ( aqui se vê a acce-pção da palavra Villa nesta idade ) de isto loco sancto fuerint habitantes. saber, que o effeito destas Regias mercês, não era tanto a impunidade dos delinquentes, como a substituição, ou mudan-

nullum fiscalis servitium Regis super se habeant, sed quicumque pertinuerit ad locum sanctum, vel ad cultores ejus, pro nulla calumnia, non det fidia-tura, nisi in modio. = Em Escriptura de D. Ordonho II. a favor do Mosteiro de S. Martinho de Compostella em 912. (Aguir. Tom. IV. p. 370.) diz o Rei : Damus vobis ipsam nostram Cortem cautatam . . . liberam , et absolutam ab omni nostro fisco. – Na Carta de Confirmação das doações feitas á Igreja de Lugo passada por D. Ordonho II. em 915. (Espan. Sagr. Tom. XL. p 398.) se acha a clausula : sine conclusione judiciaria legis. = Em Doação do mesmo Rei ao Mosteiro de Crestuma em 922. sé diz: Dedit ipse Rex, et Comites nabulum, et portaticum de Dorio in die Sabbati de portu de Aljuvirio, et per totos illos portus, usque in illa foce de Dorio, ubi cadit in mare, quantum cumque eis Dominus dederit ipso die. = Na Escriptura de D. Ramiro II. intitulada Concilium em 946. ( Espan. Sagr. Tom. XVI. p. 438 : ) Cautamus Monasterium (de Tablatello ) per terminos supra nominatos, ut nullus potens, vel impotens pro nulla calumnia . . . sit ausus . . . pignorare, vel aliquid violenter facere avo perenni = Em Doação de D. Ramiro III. ao Mosteiro de Cartavio, em 978. (ib. Tom. XXXVIII. p. 276:) Mandamus ut infra supradictos terminos nullus Sajo prasumat intrare pro nulla calugnia . . . sed proprius Sajo ipsius Monasterii accipiat calugnias, et fiscalia Regalia. = Em Carta de D. Bermudo II. a favor do Mosteiro de Nestoso em o anno 998. (ib. Tom. XVI. p. 446:) Mandamus, et auctorizamus, ut nullus potens, vel impotens pro nulla calumnia parva, vel magna non sit ausus deinceps infra ipsos terminos pignorare, vel aliquid violenter facere avo perenni, et sacula cuncta. Amen. = Na Doação, que fez D. Bermudo III. em 1031. de possessões, com que o Conde Pinnolo Ximeno, e sua Mulher podessem dotar hum Mosteiro, que fundavão, diz: Homicidium, rausura, fossataria, ab hodierno die, et deinceps non tribuantur Regi infra istos terminos, nec eant in expeditione Regis, et ejus potestatibus, nec in iis Sagio ingredia-tur ibi ad sigillum ponendum, nullusque inde infra istos terminos prendam extrahat. (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 286.) = Em outra do mesmo Rei, e ao mesmo Conde no an. 1032. (ib. p. 289.) fallando no mesmo Mosteiro, diz que seja: liberum ab omni Regia servitute. = Em Escriptura do mesmo Rei dirigida ao Bispo de Lugo em 1034. (ib. Tom. XL. p. 413: ) non habeat dampnum, nec pressa, nec morte, nec aliquo impedimento de me Veremundo Rex, nec de meos Barones quidquid in veritate steterint, nec totam illi suam Civitatem, nec suum Castellum, quos in suo jure tenet ... Et non mittam in illas Turres, nec in illa Civitate nullo homine sine suo consilio, nec sine sua voluntate. - Na Escriptura, pela qual ElRey D. Fernando confirma à Cathedral de Leão todas as doações, e privilegios até então concedidos, em 1047. (ib. Tom. XXXVI. Append. p. XLVI.) se diz: Non intrent Saiones nostros in eas (hareditates) pro homicidio, vel rauso, neque inquietent eas pro aliqua causa, neque de Regibus, vel Potestatibus, qui post nobis successerint ... exceptis, ut faciant ipsi homines nostros fossatos, et in illa Civitate de Legione, ut habeant nostros Maiorinos suum forum, sicut fuit usuale ab antecessoribus nostris. E depois da data : Unam vero rem si in peccatis vestro homine ad nostrum hominem occiderit, dent foras Villas aut Monasterio nostro homicidio pro veritate, et non intret ibi nostro Sajone. =

dança de Senhor, a quem havião de pagar as mulctas; era mais desfalque da authoridade do Soberano, que alivio

= Na ampla Doação de D. Sancho de Castella á Igreja Aucense em 1068. (ib. Tom. XXVI. p. 450:) Sint omnia concessa prafata Sedi, ut in jure Prasulis ejusdem Ecclesia, sine maneria, et Sajonis injuria, atque aliqua fiscali consuetudine . . . eis hanc dignitatem habere concedo, ut in quocumque loco eorum ( Clericorum ) aliquis fuerit , siquis sibi pignorare , aut eum occidere, aut illi aliquo modo dedecus aliquid facere prasumpserit, ita emendet Prasuli Ecclesia calupniam, vel homicidium, ac si faceret uni de melioribus Infansonibus regni mei ... non habeant Castellaria ... servitio, etc. = Na Doação da Infanta D. Gelvira em 1071. á Igreja de Lugo (ib. Tom. XL. p. 414.) dá, como seu Pai lhos déra a ella, e a sua Irma D. Urraca, cunctos Monasterios Regni sui per omnes Provincias, et Regiones . . . ut nemo in eos nullam calumniam requirat, nullus Sagio, nullus Scurro Fisci januas reptent, et non ad utilitatem Regis, non pro homicidio, non pro rauso, non pro ulla actione. - Em Escriptura, na qual Pelaio Bispo de Leão em 1073. refere o que fez á Igreja de Leão quando a restaurou, e sagrou, diz que o Rei lhe déra a Villa de Palanquinos; ut quoscumque potuerimus adtrahere habitatores in ea securi permaneant sine injuria alicujus Sajonis, et sint semper in Dei servitio, et Sancta Maria. (Ib. Tom. XXXVI. Append. p. LVII.) = Na Escriptura, pela qual D. Urraca, e D. Elvira filhas d'ElRei D. Fernando em 1074. transferem, ou applicão a Igreja Aucense à de Sancta Maria de Gamonal (ib. Tom. XXVI. p. 456.) se diz : Omnia hac . . . sicut nos possedimus , et accepimus à parentibus nostris . . . absque inquietudine, vel molestia Sajonis, vel aliorum qualiumcumque hominum, ut quisquis illic ex quacumque Provincia, vel patria hahitare elegerit, nullam presumptivo conamine à quoquam pertimescat aliquam vim inferre pro qualibet ultione, neque pro telonii negotiatione, neque pro fossataria, neque pro annutuba, nec pro stupro, neque pro homicidio, neque pro furto, neque pro structione Castellorum, neque pro aliqua causa. = Na Doação d'ElRei D. Affenso VI. á Cathedral d'Oviedo em 1075. ( ib. Tom. XXXVIII. p. 318. ) se diz : In tali verò pacto, ut nullus Sayo, neque Vicarius illuc per pignora, neque homicidio, neque fossatera, neque per nulla calupnia violenter introeat, neque nullus aliquis homo. — Na Carta de Confirmação das Doações á mesma Cathedral dada pelo dito Rei (ib. p. 331 ·) nullus Sajo, nec Majorinus, nec aliquis homo propter picalugnia violenter introeat. - Em Escriptura, pela qual D. Urraca filha do Rei D. Fernando dá a Cathedral de Leão a metade, que tinha no Mosteiro de S. Vicente; quia locus regalis erat; diz, que lha dá como a recebera de seus Pais, sine Majorino, et Sajone, sine rapto, et homicidio, et fossateira, et sine omni inquietudine, cum omnibus apendiciis, etc. E depois de fazer a enumeração de todas as pertenças com o titulo de Deganeas (a qual palavra adiante explicaremos) continua: qua similiter sunt libera à sacwari perturbatione. He datada em 8. de Setembro de 1076. (ib. Tom. XXXVI. App. p. LXV.) — Na Carta do Rei D. Affonso VI. de 25 d'Abril de 1087. (ib. Tom. XVI. p. 470.) aos Clerigos da Cathedral de Leão, lhes diz aufero à vobis nunctium, magneriam, fossatia, tausum, homicidium, parricidium, pæna calida, pausatarias invitas tam ex parte Regia, quam Episcopalia : et Scurro fisci vestra janua non valeant introire. etc.

vio do Povo. Communicavão os Principes esta porção dos seus direitos pela maior parte a Mosteiros e Cathedraes, que fundavão, ou dotavão com vasto terreno; e as idéas do tempo não deixavão perceber como se podesse desannexar do senhorio de huma terra a percepção de todos os direitos, que o Soberano percebia nas realengas. Estavão os olhos costumados a vêr os Senhores particulares, ou Governadores de cada districto, perceberem as pensões, e as mulctas (205): se os Reis tinhão os seus Officiaes para arrecadação destes direitos, e para haverem justiça; Officiaes se vião tambem aos Condes (206). Não podia por tanto consentir a religiosa piedade dos Reis, que fosse de deterior condição o senhorio das Cathedraes, e dos Mosteiros nas terras, que lhes doavão: aos Prelados, declaravão nas Doações, que devião ser pagas as penas, ou prestados os direitos (207): assim como o serviçal de terra realenga

(205) Veja-se a nota 166., onde fallamos disto. Ao que aqui podemos acrescentar alguns exemplos mais. Na Doação do Bispo de Leão Nuno à Igreja de S. Felis em o an. 1020. (Espan. Sagr. Tom. XXXVI. Append. p. XXVII.) se diz : pariet ad parte Ecclesia quantum inde auferre voluerit, per duplo, vel triple restituat, et ad judicem terra exolvat auri talenta duo. = Em huma Doação de Garcia Paes ao Mosteiro de Pedroso em 6. de Fevereiro de 1087. (Cartorio da Fazenda da Universidade, entre os Pergaminhos de Pedroso) se diz : tribuat qui auferre conaverit quadrupliciter, et Regi, vel Imperatori Provincia quinque auri talenta

purissimi tribuat fiscali more per omnes annos. (206) Já na nota 177. vimos, que hum dos principaes Officiaes, ou Ministros de Justiça, e Fazenda do Rei era o Maiorino. Pois este mesmo tinhão os Gondes nos districtos da sua governança, e senhorio. Tinha-o, por exemplo, o Conde Pinnolo, como se vê na relação dos bens do Mosteiro por elle fundado pelos annos 1043. (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 297 : ) pracipit eidem Majorino suo Suero , etc. = Em huma Carta de venda feita por Formosindo Fernandiz e sua mulher, e filha a Pepi, e sua mulher, de bens in Villareal territorio Portugalensi, em 24. de Agosta de 1060. (Cartorio de Pendorada, Pergaminhos avulsos) diz o vendedor, depois de exprimir o preço, que recebêra; et ipso pretio, que misimus pro me, que jacia in tronco, et in Katena de Tructesindo Didaz, qui me tragia per garganta pro suo Majorino, etc. = Em Escriptura de huma demanda entre o Bispo de Lugo Vistrario, e huns Condes em 1078. ( Espan. Sagr. Tom. XL. p. 417-422. ) sobscrevem : Ego Froita Nelebruz, qui Majorinus sum de Comite Ruderico Ovekiz, et Vicario. = Ego Vimara Martiniz, qui Majorinus sum de Comite Domino Vicla, et Vicario. E ainda o tit. 6. do liv. I. do Fuero Viejo começa : Quier Merino de Rico ome, que alfoz mandare, etc. (207) Já vimos na celebre Carta de D. Ordonho I. á Cathedral de

LITTERATURA PORTUGUEZA. se chamava homem do Rei, assim o das terras dos Donatarios Ecclesiasticos se chamava homem da Igreja (208): tinhão estes o seu Sayão (209), ou Official de justiça, etc. Por isso huma das cousas, que os Soberanos mais acautelavão nestas Doações era, que as terras de Mosteiro ou Igreja não entrassem jámais no senhorio de alguem (210).

Bem podemos dizer, que destes terrenos de Dona- o XLVI. tarios assim privilegiados tiverão origem os Coutos (211): dos Coutos. e com effeito assim se appellidão muitas vezes nas Cartas

Oviedo, que transcrevemos na not. 204; que depois de izentar os povos, que ficavão no districto doado, de todos os direitos Reaes, diz, que todo o que apanhar gado, ou fizer qualquer violencia nas herdades da Igreja, talem calumniam reddat pro illis, qualem pro nostris propriis. = Na Escriptura de D. Ordonho III. de 952. ( que já allegamos na not. 167. ) pela qual doa á Igreja de S. Tiago o Commisso chamado Cornato, diz o Rei: Concedimus vobis, ut vestra domui persolvant fiscalem censum, quent Regia potestati persolvere assueverunt. = E ja D. Ramiro II. doando em 034. a mesma Igreja o Commisso Pistomarcos, tinha dito: Concedimus . . , ut omnis populus in eodem degens Commisso sancto loco tuo deserviat ... quemadmodum gens eorum ibi perso/vit regium censum. = D. Ramiro III. na Doação ao Mosteiro de Cartavio de 978. (de que tambem já fizemos menção na not. 204.) diz : Proprius Sajo ipius Monasterii accipiat calug. nias, et fiscalia Regalia. - Na Doação de D. Sancho de Castella de 1068. (que tambem já foi citada na mesma nota) se lê : Ita emendet Prasuli Ecclesia calupniam, vet homicidium, ac si faceret uni de melioribus Infansonibus regni mei.

(208) Na celebre Carta de D. Ordonho I. de 857, se vê : Si occiderit hominem Regis . . . si verò homo Regis occiderit hominem Ecclesia, etc. Na Escriptura de D. Fernando de 1047. de Confirmação de Doações á Cathedral de Leão já acima allegada, se lê: Si ... vestro homine ad nostrum hominem occiderit, etc.

(209) Veja-se a Doação de D. Ramiro III. proximamente citada na not. 207.

(210) Na Escriptura, pela qual Adelgaster filho do Rei Silo no an. 780. ( Espan. Sagr. Tom. XXXVII. p. 307. ) dota o Mosteiro de Sancta Maria de Obona, que fundara, diz: Nullum ex eis dames licentiando potestatem ullum Dominum accipere, nec habere Commendatarium, nisi soli Deo, et B. Maria ... et Abbatem, et Monachos in loco de Obona Deo servientes, et cui ipse Abbas, et Monachi voluerint. - Na Escriptura de Doação de D. Ramiro III. ao Mosteiro de Cartavio, mais de huma vez já citada, diz o Rei: Mandamus etiam, ut omnes homines, qui infra pradictos terminos habitant, vel ... venerint ad ... Monasterii concursum, jussum, et servitium, ut nulli hominum, videlicet Regum, Comitum, Majorinorum suorum, vel quarumlibet Potestatum maulatum, vel parocinium reddant, sed solummodo prafato Monasterio, et cultoribus ejus.

(211) Na Carta de D. Ordonho I. á Cathedral de Oviedo, tantas vezes citada, depois de exprimir todas as exempções, e privilegios na fórma mais ampla (como vimos na nota 204.) diz, que tudo quanto daRegias, comprehendendo então esta palavra generica; assim como a de Mandação, qualquer terra doada com o

hi por diante for doado a mesma Igreja, talem roborem, et cotum habeant. = D. Ordonho II. na Escriptura de Doação ao Mosteiro de S. Martinho de Compostella (segundo vimos na mesma nota) diz : Damus vobis ipsam nostram Cortem cautatani ... liberam , et absolutam ab omni nostro fisco. = D. Ramiro II. na que passou ao Mosteiro de Tablatello (no mesmo lugar citada) diz: Cautamus Monasterium per terminos supra nominatos, ut nullus potens, vel impotens pro nulla calumnia :... sit ausus ... pignorare, vel aliquid violenter facere. = D. Ordonho III. em Escriptura de an. 1032. ( que já foi allegada na nota 167. ) diz : facio cautum eidem Monasterio. = Por estes documentos vemos que Couto era então palavra generica, que comprehendia toda a terra privilegiada, ou exempta de pensões; e que coutar era synonymo do exemptar, ou conceder terra com taes exempções. Quasi a mesma generalidade vemos por então na palavra Mandatio : o que já notou o Author do Ensaye Chronologico ( que vem no tom. III. da Historia de Mariana da edição de Valença de 1787.) dizendo : « Estas , que entances tenian el nombre gea neral de mandaciones y posteriormente de senorio, eran de quatro esa pecies : de Realengo . . . Abadengo . . . Solariego . . . e Benefactoria, « o Behetria « etc. E define cada huma destas palavras, como fazem os mais Authores, que dellas fallão. Primeiramente vemos confundida a Mandação com o Commisso, do qual fallamos na nota 161. O Rei D. Ordonho III. em Carta ao Bispo S. Rozendo em 955. (Espan. Sagr. Tom. XVIII. p. 331. ) diz : Damus , atque concedimus vobis ad imperandum ... omnem mandationem genitoris vestri diva memoria Gutherri Menendiz. (Era o mesmo, que na Carta de D. Affonso IV. ao dito Gutterre se chamara Commissum)... Concedimus quod vos de vestra mandatione dederatis ... Tam istud, quod addicimus, quam et qua per nostros Com-missorios vos dudum abtinuistis, cuncta sint vobis à nobis regenda, et nostris utilitatibus de omnia regalia debita persolvenda perenniter sanctione firmata. Ipsa superius taxata hareditas vobis sit concessa, et omni ipsa mandatione usque ad mare vobis ex nostro nutu submittimus regere, etc. = D. Ramiro III. em Escriptura do an. 978. (ib. Tom. XXXVIII. p. 276.): Facimus Cartulam Testamenti simul et Commissum tibi ... in Villa, qua dicitur Cartavio . . . Concedimus, ac testamus prafato Monasterio ... mandationem, quam nuncupant Mindes, etc. Agora em outros documentos veremos a mesma palavra de Mandação confundida com as de Comitatum, Regalengo, Couto, e com as que designavão as qualidades proprias das Behetrias. Em Escriptura, pela qual D. Bermudo III. da ao Conde Pinnolo Ximenes, e sua mulher a Condeça Ildonça terras, com que podessem dotar o Mosteiro, que intentavão fundar no lugar de Caurias ( ib. p. 286. ) diz : Annuit ... ut faceremus vobis ... Carthulam donationis, vel concessionis ad perhabendum de Mandatione nostra propria ( eis-aqui chamando Mandationem ao que era verdadeiramente Reguengo até esse tempo, sendo proprio da Coroa): e depois de dar as confrontações do terreno doado, continúa : Mandatione, quam vocant Perpera, illo Comitatu ab integro, et illo Regalengo. Tudo isto he a mesma terra com os diversos nomes de Mandação, Condado, e Reguengo. Vemos aqui terreno, que ainda antes de sahir do dominio do Rei já se chamava Comitatus, e com este mesmo nome , ou titulo passava para o dominio DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 177
senhorio, de que ao depois houverão diversas especies. Mas
sendo innumeraveis os Mosteiros, e Igrejas, que gozavão
Tom. VII. Z de

de huma Igreja. Finalmente depois de descrever D. Bermudo todas as fazendas comprehendidas na Doação torna a dar-lhe o generico nome de mandação = Damas illam mandationem secundum desuper denuntiat tibi Pinnolo Ximeni, et uxori tua Illoncia, et Ecclesia supradicta, sic homines, quam hareditates, etc. = Em outra Escriptura do mesmo Rei do an. 1032. (ib. p. 289.) que contem o escaimbo de terras da Coroa, por outras do referido Conde e Condessa, diz o Rei: Do eis ad prahabendum in perpetua aternitate illam mandationem de Perpera cum illo alio Regalengo de Cangas, et facio cautum eidem Monasterio. ( Note-se a palavra alio, pela qual parece ser Regalengo o mesmo que Mandação. ) E depois de descrever as confrontações de todas as fazendas, continúa: Vos verò Pinnolas Comes, et uxor vestra Ildonza Comitissa datis mihi Regi Vermuto Castella ista, et hareditates in terra Asturiensi pro illo nostro Regalengo, et pro illo Cauto; (não são cousas differentes; pois pouco antes dissera que lhe fazia couto do dito Reguengo) et quod illud Monasterium sancti Joannis de Corias cum hominibus sibi subjectis sit semper liberum ab omni Regia servitute, et habeat quod dominium voluerit. Eis-aqui huma propriedade, de Behetria; ficando esta confundida tambem com couto, reguengo, e mandação. E ultimamente diz: Sit vobis... adtributa licentia facere quod volueritis de cautis, et hareditatibus, quas à me accepistis. Confrontando pois estas Escripturas com a do Relatorio dos bens de D. Gonçalo Viegas, do an. 1017. (que se acha, no Cartorio da Fazenda da Universia dade e que já a outro respeito allegámos na nota 171.) em que se diz: Istas hereditates . . . vendivi Domno Gundisalvo de illo Comes Menendo Luci, qui illa terra imperabat sub gratia de ille Rex Donno Adefonso: quia ille Dux tenuit regalengo, et Condadu, et mandamento in ripa de Agata etc., não nos atrevemos a attribuir tanta exacção ao significado destas palavras, como lhe dá o Author do Elucidario, o qual allegando o dito documento na palavra Regalengo; acrescenta: « Isto he (se alguma couza « vejo ) tinha naquelle Territorio os direitos Reges, que era o Re-« galengo; o governo das armas, que era o Condado; e a inspecção, e « regimento da justiça notada no Mandamento; pois era dos Vigarios, « ou Mandados pelo Soberano, e ahi fazia as suas vezes « . Mal podemos dar aqui esta restricta significação á palavia mandamento, quando vemos nos monumentos da mesma idade dar-se-lhe a significação simplesmente de districto, como no cap. 16. do Concilio de Leão do 1020. que diz : Si aliquis Sajo pignuram fecerit in mandamento alterius Sagionis, persolvat (calumniam) quemadmodum si non esset Sajo : quia vox ejus, et dominium non valent nisi in suo mandamento. Mas no dito documento, allegado no Elucidario, mais parece pela materia ser a palavra mandamento synonyma de mandação. O que não podemos negar he, que posto a palavra mandatio se usasse neste tempo em significação tão generica, como temos visto; se começou logo a restringir tambem a terreno, que tinha alguma casta de servidão, oppondo-se a Terra ingenua e livre. O cap. 9. do referido Concilio de Leão diz: Si noluerit in ea (mandatione) habitare, mutet se in Villam ingenuam. E o cap. 10: Qui acceperit mulierem de mandatione, et fecerit ibi nuptias, serviat pro ipsa hareditate mulieris . . . Si verò in hareditate ingenua nuptias fecerit, habeat hareditatem mulieris integram. E o cap. 11: Moretur in ipsa hareditate (sc. de tal couto (212), e extensissimo o terreno, a que estes Coutos abrangião (213); não he de presumir que os Reis extendessem a tanto a sua devoção; se a esta se não ajuntasse o motivo da necessidade da povoação, que seme-

lhantes graças não podião deixar de promover.

6. XLVII. Multipli-

E que diremos desta extenção de terrenos coutados, cação dos ou exemptos, se ás fundações, e dotações Regias ajuntar-Mosteiros, mos as dos particulares? Os mesmos Reis abrião o caminho a estas, concedendo que todas as liberalidades dos Vassallos para com as Igrejas tivessem o mesmo effeito (214). Por tanto não só os grandes Senhores, que no

> mandatione) junior, et habeat illam serviendo pro ea. No mesmo Concilio vemos tambem já alguma preeminencia das Behetrias, e dos seus moradores. No cap. 9. se determina : ut nullus nobilis, sive aliquis de benefactoria emat solare, aut hortum alicujus junioris, etc. Não fazemos aqui reflexão na contraposição de benefactoria a solare; porque aqui o solar he palarra generica de fazenda; mas devemos faze-la em que o morador da behetria se põe de parelha com o nobre em contraposição do junior. Semelhante contraposição se nota, combinando parte do cap. 11. com o cap. 13. em quanto aquelle manda que = junior, qui in hareditate habitare noluerit, vadat liber ubi voluerit, cum cavallo et atondo suo, dimissa integra hareditate, et bonorum suorum medietate : e o cap. 13. diz : Homo, qui est de benefactoria, cum omnibus bonis, et hareditatibus suis eat liber quocum. que voluerit. E por occasião de encontrarmos a palavra atondo notemos de passagem, que ella neste lugar, a ser synonyma de aprestamo (como a dá o Author do Elucidar. ) he só na primitiva significação do aprestamo, isto he, porção de fructos, e não na extensão, que depois se lhe den a significar a mesma fazenda que os produz.

> (212) Alguma idéa podemos já fazer deste grande numero pelo que ajuntamos na nota 204. Fallando agora particularmente de Mosteiros: sobre os mais antigos das Asturias depois das conquistas de D. Pelaio, póde ver-se Risco tom. XXXVII. da Espan. Sagr. cap. 12. = O mesmo Author no tom. II. da Historia dos Reis de Leão, fazendo enumeração dos Mosteiros antigos, e modernos daquelle districto, conta 20., que existião nesta Epoca: não fallando nos filiaes; dos quaes só o de Cellanova teve 39., e o de Sancto Estevão de Riba-Sil 8; cuja enumeração se pode verem Flores no tom. XVII. p. 16-30, depois de contar os cinco principaes fundados na Diocese de Orense. = No tom. XIX. conta o mesmo Author na Diocese de Compostella a fundação de 5, etc.

> (213) Veja-se o que dissemos na nota 160., e o que se acha nas notas, que aqui se seguem, especialmente nas notas 216, e 227. Veja-se o que D. Affonso VI. restituio á Igreja d'Astorga. (Espan. Sagr. tom. 16. p. 467.) (214) Já vimos que o Rei D. Ordonho I. depois de formar o grande Couto da Cathedral de Oviedo, diz: Et mandamus, ut omnes concessiones, quas à qualicumque persona ingenua concessa fuerint usque in finem mundi Ovetensi Ecclesia, talem roborem, et cotum habeant, quales habent et nostra concessiones.

districto dos seus respectivos senhorios dispunhão como Soberanos, fundavão, e enriquecião Mosteiros (215); mas toda a Pessoa, que possuia fazenda com que os podesse dotar: dos quaes só na parte do terreno de Portugal (216), Z ii que

(215) Podem vêr-se, por exemplo, as Igrejas, e Mosteiros, que o Bispo de Lugo Pelayo doou á sua Igreja em o an. 998. (Espan. Sagr. tom. XL. p. 404-440.) = as que a Condessa Mumadona applicou ao Mosteiro de S. Salvador de Taule entre os rios Ove, e Purcia em 22. de Dezembro de 1037. (ib. tom. XXXVIII. p. 72, e 73.) = as que o Conde Pinnolo Ximeno, e sua mulher applicárão ao Mosteiro Cauriense de S. João Baptista no an. 1042. (ib. p. 291.) Não fallando nos que pertencem particularmente ao terreno de Portugal, de que faremos enu-

meração na not. seguinte.

(216) Aqui apontaremos os que constão dos documentos originaes dos nossos Cartorios, testemunhas mais fidedignas, que os apaixonados Chronistas; incluindo ainda aquelles, em cuja dotação interviesse Rei ou Pessoa de Grandeza, e são a maior parte nos territorios do Porto ( que então era muito extenso ) e de Coimbra. No documento mais antigo dos que se descobrirão nos Cartorios deste Reino ( que he huma Escriptura datada em 30. de Abril de 870., cujo original se acha no Cartorio de Pendorada ) diz Cartemiro, e sua mulher Astrilli, que com seus filhos (os quaes pervenerunt ad ordinem Monachorum) et accepit inde Fofinus ( que era hum dos filhos) \_ordinem primiter habitantem in Ecclesia vocabulo Sancte Eulalie Virginis fundata in Villa Sosenello ( hoje Sozelo entre Douro e Paiva ) fundara Ecclesiam in nostro Casale ... vocabulo Sancti Salvatoris, et S. Andrea Apostoli, e outros Santos : e ha entre os que sobescrevem e confirmão dois Abbades. Mas em Carta de 2. de Abril de 874. escrita no mesmo Pergaminho, pela qual os dois Irmãos communicão os bens entre si, appellidão a mesma Igreja com o titulo sómente de S. Andre. = Em 27 de Março de 882. dotão Muzara e Zamora o Mosteiro de S. Pedro de Cette, de que erão fundadores, in Villa Lauridosa, entre os rios Kavaluno, et Cabrario, subtus montem Petroselo, territorio Anegia (Cartorio do Collegio da Graça de Coimbra, maço 1. dos Pergaminhos de Cette n. 4. ) Ha entre os sobscriptores dois Abbades. = Em huma Doação de varios bens, e padroados a alguns Mosteiros, feita por Gundesindo em 21. de Fevereiro de 897. se faz menção do Mosteiro de Lavra, que estava junto á praia do mar na Comarca do Porto, e dos Mosteiros de S. Pedro in Villa Didaz, de S. Miguel in Villa Aziveto, entre Douro e Vouga, de S. Christovão in Villa Sanganeto, de Sancta Marinha, e do de Sancta Eulalia (Escriptura original no Cartorio da Fazenda da Universidade de Coimbra entre os Pergaminhos de Pedroso, e que se acha impressa na Benedictin. Lusit. Part. 2. fol. 101., mas substancialmente viciada.) = Por Escriptura de 13. de Abril de 907. doa o Presbytero Froilan ao Mosteiro de Lorvão as Igrejas de S. Martinho, e Sancta Christina, que tinha em Seliobria. (Livro dos Testamentos de Lorvão n 18.) = Ha huma Doação de fazendas por Diogo Flaino, e seus Herdeiros ao Mosteiro de Moreira em 20. de Novembro de 915. (Origin. no Cartorio do mesmo Mosteiro.) Em 13. de Junho de 922. fez o Rei D. Ordonho II., achando-se no Porto, doação de muitas herdades, Villas, e Igrejas ao Mosteiro de Santa Marinha de Crestuma nas que primeiro se começou a povoar, achamos hum grandissimo numero, attestado por documentos originaes dos

nos-

margens do Douro (hoje huma pequena Igreja Parochial) em attenção a D. Gomado, que renunciando o Bispado de Coimbra se havia alli recolhido a fazer vida eremitica; e fez a Doação per manum de Aries Abderahman, et Mauron Confratres, et Jelvira Abbatissa. = A quantidade de herdades, que nos principios deste Seculo X. possuia o Mosteiro de S. Pedro de Cette, se vê do Inventario escrito em o an. de 924, que se acha no Cartorio do Collegio da Graça de Coimbra, maço 3. dos Pergaminhos de Cette, n. 6. = Quanto a antiguidade do Mosteiro de S. Pedro de Arouca, sabe-se que já no anno de 925. era nelle Abbade Gundulfo, por huma Escriptura original do an. 1091; e que passados alguns annos destruirão os Sarracenos a terra, e a deixárão erma. He certo tambem, que pelo meio do mesmo seculo se dizem fundadores daquelle Mosteiro Ansur Gudesteis, e sua mulher Ejeuva, que lhe doárão muitas herdades, e a Igreja de S. João de Losim em 7. de Setembro de 951. Em 975. tornou a ser destruido, e ficou deshabitado até o de 1001., em que foi ultimamente restaurado. = No Testamento de D. Flamula de 13. de Julho de 960. (Cartorio da Collegiada de Guimaraes) se faz menção ( alem do Mosteiro de Guimarães fundado por sua Tia D. Mumadona pouco antes ) dos Mosteiros de Pessegueiro, de Azere, de Orrêo, de Passô, e de Sancta Maria de Salizeta (Salzeda). Pelo Inventario dos bens dos herdeiros da dita Mumadona mandado fazer por ElRei D. Fernando, se vê que pelo espaço de 40. legoas desde o Vouga até Ponte Vedra erão sem numero as herdades, que pagavão pensão ao dito Mosteiro de Guimarães. = No Livro dos Testamentos de Lorvão n. 60. se acha huma Doação do an. 961. feita por D. Inderquina Pala, onde se faz menção do Mosteiro de Spera in Deo (hoje Sperandei) que era de Freiras, e diz que doa Talába, e Villa-nova, ubi aliam Monasterium funda-tum est; e o Mosteiro de Marnel, que vocitant Sancta Maria de Lamas = No n. 56. do mesmo Livro se acha Escriptura do an. 970, em que Christophorus Confessor doa a Lorvão o Mosteiro de Bagauste junto ao Douro no Bispado de Lamego; de quese vê repetida doação por Escriptura de 973, que no mesmo livrotem o n. 57. - No n. 59, ha outra, pela qual Gonçalo Moniz, e sua mulher Mumadona doão em 22. de Dezembro de 981. ao Mosteiro de Lorvão a sua herdade, e Mosteiro de Freixede junto ao rio Dom, e além de outras herdades Oliveira de Currellos cum suo Monasterio. = Na Doação, que D. Gonçalo Mendes faz ao Mosteiro de Guimarães em 983. inclue, com a herdade chamada Moreira, o Mosteiro de Sancta Tecla (Cartorio da Collegiada de Guimarães.) = Em 984. doou a Famula de Deos Tecla ao Mosteiro de Lorvão (Livro dos Testamentos n. 47.) a Villa de Gundelim, etc. = Em Carta de venda de huma vinha em Villa Cova, que comprou o Abbade de Lorvão Benjamin (Testamentos n. 36.) e seus Frades a Joazino, e sua mulher, dando lhes em preço outras Fazendas, se diz, que ao dito Joazino a tinhão vendido os Frades do Mosteiro de Villa Cova. He a Carta do an. 988. 

E em outra Doação (que se acha no mesmo Cartorio de Lorvão gaveta 2. maç. 6. n. 25.) se faz menção de outra vinha comprada aos Frades do Mosteiro de Villa Cova; e parece ser da mesma data. O qual Mosteiro foi depois refundido no de S. Bento d'Ave Maria do Porto, assim como os de Taronquella, Tuyas, e Rio-Tinto. = No Carto-

# DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 181 1105505 Cartorios. Dos mesmos Mouros convertidos, e esta-

rio do Mosteiro de Arouca ha huma Carta de escaimbo, que os Frades, e Freiras do Mosteiro de S. Miguel de Riba-Paiva fizerão em 21 de Março de 989. - No Cartorio do Mosteiro de Paço de Sousa (Livro das Doações fol. 48. ) ha huma Doação feita pelo Abbade Randulfo ao mesmo Mosteiro, a qual começa: Dominis invictissimis, hac Triumphatoribus, Gloriosis , sanctisque Martyribus Sancti Salvatoris , et Sancte Marie semper Virginis, et Sanctarum Reliquiarum, que ibi recondite sunt, duedecim Apostolorum, et quorum Baselica cernitur esse fundata in Villa Palacioli, subtus mons Ordines, discurrente ribulo Sausa, territorio Anegie, etc. He dada em 22. de Fevereiro de 994 = No Cartorio do Mosteiro de Vairão (maço 7. dos Pergaminhos antigos n. 26.) ha huma Doação feita em q. de Dezembro de 1021. de bens sitos in Villa Leneti ... Accisterio Valleri, subtus Castro de Bove, territorio Portugalensis, discurrente rivulo Ave, etc. E do mesmo Acisterio se faz ainda menção em hum contracto feito em 27. de Junho de 1064. entre tres Presbyteros apresentados pelo Acisterio de Valeiran, e se acha no mesmo maço n. 17. = No Cartorio de Pendorada (Pergaminhos avulsos) ha huma Carta de venda feita pelo Mosteiro de S. Romão em 20. de Setembro de 1024. Em huma Escriptura de 31. de Dezembro de 1029. (Censual da Sé do Porto, e em Argote tom. III. Docum. 8.) se faz menção de hum litigio entre dois Presbyteros de illo Assistano de Sancto Martino de Suithaes. = Em huma Doação á Igreja da Oliveira, in Villa que vocitatur Olivaria, qua est subtus Castrum Saveroso, discurrente vivulo Ave territorio Portugalense, feita em 20. de Fevereiro de 1033. por seus fundadores Marcos, e Abdosinda, se diz ser \_ pro vestimentum, vel te-gumentum servorum, vel ancillarum, que isto loco in vita Sancta persisterint. — No Relatorio dos bens de D. Gonçalo, e D. Flamula seito no 2n. 1050. (Pergaminhos de Pedroso) se diz in Porceli Monasterio Salla ... inter Porcelli, et Mazanaria Monasterio de Sancto Juliano. — Em 6. de Setembro de 1063. ha huma Doacão de Mendo Paes ao Mosteiro de Bostello, in loco Picotas subtus mons Castro Mondin, discurrente ribulo Sausa, territorio Portucale. = Em huma Doação, que faz Velino em 30. de Dezembro de 1065. ao Presbytero Exemeno de bens, e Igreja que fundára inter Durium, et Tamice, prope Durium, ad radix mons Aradus, juxta locello Villar, que vocitant Campanellas : e mostra ser Mosteiro ; pois diz : Et qui cum eo psalentium abuerit ... ad monagus, et fratres, qui bonus fuerint, et in vita sancta pro Regula Sancta ét Canonica perseverantes fuerint. E com effeito he o Mosteiro de Pendorada. Veja-se a dita Escriptura na Benedict. Lusit. tom. II. p. 201-211. ( Cartorio de Pendorada, armar. da Fundação.) — Ha no mesmo Cartorio (maço da Freguezia de Forneilos) hum Relatorio, escrito em 1067., de bens da Igreja de S. Martinho in Villa Fornellos subtus mons Muro, et Civitas S. Felicis prope ribulo Pavia territorio Senabria. = Ha no Cartorio do Mosteiro de Cucu aes (Livro de Doações fol. 12. vers. até fol. 15. vers.) huma Doação de 15. d'Agosto de 1068, da qual consta ter sido fundado o Mosteiro de S. Salvador da Torre pelo Duque Pelagio Vermudo, vindo com outros Capitães da sua geração correr os Ismaelitas da Terra d'entre Douro e Minho. Ordonho Frater et Confessor da geração do fundador, achando o Mosteiro arruinado, o reedificou; congregou Monges, e fez sagrar a 1greja por Jorge Bispo de Tui. = Ha huma Doação de Elduara, e seu

tabelecidos no terreno ha destas fundações, e dotações (217): e até os escravos do Fisco tinhão a faculdade da-

filho Sandino, de 7. de Novembro de 1068. ( que se acha original em letra semi-gothica no Cartorio de S. Bento d'Ave Maria do Porto, maço dos Pergaminhos) feita do Mosteiro de S. Pedro de Cesar, in Villa, que dicunt Cesari, teridorio Portugale, subtus monte Castro Calbo, discurrente ribulo Camisla, et Ure. = Na grande Doação de terras, feita por ElRei D. Garcia a Affonso Ramiriz em 16. de Dezembro de 1070., se diz : Et in Valle de Penna Fidel Monasterium, ques vocitant Petri. - No Cartor. da Fazenda da Universidade de Coimbra ha huma Doação ao Mosteiro de S. Salvador de Villar em 30. de Outubro de 1072. - Em 25. de Setembro de 1076. ha Doação de bens ao Mosteiro de S. João Baptista, de bens in Villa Arnoja (Cartorio do Mosteiro de Arnoya.) = Ha outra de 26. de Fevereiro de 1077. ao Mosteiro de S. Pedro de Robordãos, subtus mons Bendoma, discurrente ribulo Sausa, territorio Aneja; e entre os bens doados nomea : Et mea ratione de Acisterio de Silva Senra ( Cartorio do Collegio da Graça de Coimbra, maço 1. dos Pergaminhos de Cette, n. 17. ) = Em huma Escriptura de Reconhecimento feito ao Mosteiro de Pendorada em 11. de Setembro de 1079. (Cartorio do mesmo Mosteiro, maço da Freguezia de Magrellos n. 2.) se faz menção de hum processo, em que intervinhão Fratres Monastici in Pavia. = Em Doação de 31. de Outubro de 1081. ao Mosteiro de Pedroso (cuia situação se descreve: In Villa Petroso, subtus Castro Petroso, secus rivulum Fibros, de alia parte juxta saxum album, in territorio Portugalensi, inter fluvi-um Durium, et Civitatem Sancte Marie) se faz ainda menção do Mosteiro de Villa Cova (Cartorio da Fazenda da Universidade, Pergaminhos de Pedroso.) = Ha hum Reconhecimento de certos bens ao Mosteiro de Sancto Estevão de Villela, em 5. de Agosto de 1085. (Cartorio de Paço de Souza, livro das Doações fol. 41. vers.) = Em o Cartorio d' Arouca ha Escriptura original de 10. d'Agosto de 1094., pela qual o Bispo de Coimbra Cresconio cumprio o encargo, que lhe deixara Gavino Froilaz, de repartir os seus bens entre o Mosteiro d'Arouca, e o de S. João, qui est fundato inter flumen Durio, et ribulo Tamica, subtus mons Aratros, juxta Villa, quod vocitant Ordoni. Bem se vê, que este he o Mosteiro de Pendorada, em cujo Cartorio se acha o Documento, no armar. da Fundação. = No livro dos Testamentos de Lorvão, n. 77. se acha huma Doação, feita em 1095. pelo Servo de Ds. Zoleima Gonçalvez, de propriedades junto ao Vouga à Igreja Monasterial de Sancto Isidoro de Eixo. (217) Além do ultimo monumento allegado na nota antecedente, e de alguma fundação das que nelle se apontão, cujos fundadores pelos nomes mostrão ser Mouros, basta correr o livro dos Testamentos de Lorvão para se encontrarem quantidade de Doações feitas por Mouros. Produziremos aqui algumas para exemplo. No n. 8. se acha huma Escriptura, pela qual Abzuleman, e sua mulher Gota doão por sua morte ao Mosteiro varzenos, et barrios, que tinhão sobre o rio Viaster, pro remedio anima sua. 

No n. 68. se contém huma Doação feita por Elduara a Gundemiro Iben-Danti, com a condição de ficarem os bens doados, por morte deste, ao Mosteiro. He do an. 937. = No n. 55. se acha huma Doação de metade da Villa de Serpins em 943, feita por Zoleiman Abajub, e sua mulher Flamula. - No n. 16. ha huma Doação do an. 972, em que hum dos Doadores he Adeizon, e huma grande parte

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. da pelos Reis (218) de poderem doar a Igrejas a quinta

parte de seus bens.

He certo que muitos desses Mosteiros mal merecião 6. XLVIII. este nome, e melhor lhes quadraria o de Capellas, ou Er-rios, e Imidas, segundo a sua origem e destino. Fundava o Dono grejas, que de hum terreno Igreja, em que os seus cazeiros, e escra- fazião parvos cumprissem com os preceitos, e culto Divino, situan-priedade do-a na granja, ou habitação principal, á qual se fazião dos Funda-dores. como annexas as pequenas povoações habitadas pelos capatazes, chamadas decanias, ou deganias (219), e formavão hum lugar, que commummente tomava o nome do Sancto Titular da Igreja. A devoção, que então geralmente se tinha á vida ascetica, fazia com que facilmente o Presbytero, que officiava na Igreja ( e que muitas vezes era tambem o Dono da Fazenda) tomando o habito de Monge, ou Eremita, fosse aggregando a si alguns companheiros. A mesma devoção movia os Proprietarios das terras a erigir outras vezes immediatamente destes Asceterios, já de sua propria inclinação, já rogados dos que desejavão

das testemunhas tem nomes Arabicos. = O n. 38. contém huma Doação de certas vinhas, e pomares em Villa Cova, feita ao Mosteiro no anno 1012. por Zacharias Iben Egris: = e o n. 77. outra Doação feita ao Mosteiro em 1095. pelo Famulo de Deos Zoleima Gonçalves, em que

dôa algumas propriedades.

(218) Na Carta de D. Ordonho I. á Cathedral de Oviedo em 857. conclue o Rei: Et quicumque servorum nostrorum voluerit, licentiam habeat dandi Ecclesia quintam partem sua hareditatis. = A mesma faculdade dá o Rei D. Bermudo II. em Escriptura de huma larga Doação á mesma Cathedral em 992. (Espan. Sagr. tom. XXXVIII. p. 278.) = D. Affonso V. a dá tambem em Escriptura datada do an. 1000. (ib. p. 283.) = e D. Affonso VI. na em que confirma as Doações feitas á mesma Igreja em 1086. (Ib. p. 331.)

(219) Já em hum Documento citado na not. 204. encontrámos esta palavra. A mesma se acha em muitos outros Documentos, de que aqui apontaremos alguns por exemplo. Em huma Doação á Cathedral de Oviedo Teita pelos Bispos Severino, e Ariulfo em 853. (Espan. Sagr. tom. XXXVII. p. 319.) lhe dão varias Igrejas cum omnibus Deganeis suis. = No Concilio Compostellano de 1056. Cap. 1. se diz : Episcopus . . . Prapositos habeat, qui curam Diacesum, et Deganearum provideant. = Na Doação do Rei D. Sancho á Igreja Aucense (que já temos citado) se diz: Monasterium quod dicitur S. Petri de Campo cum suis decaniis, vel pradiis.

abraçar aquelle teor de vida; muito mais concorrendo os rogos de ambos os sexos; pois vemos, que varios destes Mosteiros parecem ser duplices (220). Daqui vem o serem considerados estes Mosteiros, e Igrejas como parte da propriedade; perpetuando-se nas familias assim por Tes-

(220) Não só destes pequenos Asceterios, mas dos Mosteiros notaveis, muitos encontramos designados com expressões, que parecem denotallos duplices. No territorio de Leão vemos varios: o de S. Miguel de Leão, de que se falla na Historia dos Reis de Leão tom. II. p. 96. e o de S. Tiago junto à Cathedral, fundado pelo Abbade Iquilano nos principios do seculo X. (ib. p. 101.) = o de S. Paulo de Leão fundado por D. Sancho o Gordo (ib. p. 116.) = o de S. Vicente fundado nos principios do seculo XI. (ib. p. 125.) = o de S. Paulo fóra dos muros de Leão (ib. p. 130.) etc. Mas fallemos particularmente dos que pertencem ao terreno de Portugal. Na Escriptura de Dotação do Mosteiro de Cette pelos seus fundadores em 882. (que já citamos) dizem estes ; que he = pro victo , atque vestimentum monagus , et fratres , et Sirores. = Na Doação de Gundesindo ao Mosteiro de Lavra em 897. se diz: Ad fratres, et sorores, qui ibi sunt avitantes. = A Doação de D. Ordonho II. em 922. ao Mosteiro de Crestuma (já tambem citada) falando do Mosteiro, diz : Per manum de NN. confratres, et N. Abbatissa. E adiante : et ipse Rex, ... et illa Regina dederunt solemnia ad ipsum Episcopum, et ad Fratres, et ad Sorores. — Que o Mosteiro de Lorvão antes do meio do seculo X. fosse duplex, se vê da Doação, que de algumas herdades lhe fizerão Gundemiro, e sua mulher Susana em 10. de Setembro de 935., onde dizem os Doadores : Insuper etiam promittimus Deo, et vobis, ut qui ex nobis superstes fuerit in prasenti vita Monasterium introeat. (liv. dos Testamentos n. 4.) = Mumadona referindo em seu Testamento de 26. de Janeiro de 959. a fundação, que fizera do Mosteiro de Guimarães (Cartorio da Collegiada ) diz : Cenobio sub manu Abbatis , Fratrum , vel Sororum Regulari normam tenentes. E na Doação, que ao mesmo Mosteiro fez D. Gonçalo Mendes, filho da Fundadora em 6. de Julho de 983. (ib.) diz que a faz: Adsiterio Vimaranes, ut Abbatem, Fratres, Monacus, vel Sorores in loco ipso Vimaranes ibidem consistentium, etc. 

Duplex era tambem o Mosteiro de S. Miguel de Riba Paiva, como se vê de huma Carta de escaimbo do an. 989. (Cartorio d'Arouca), que começa : Ego Vimaredo Abba una cum consensum Fratribus, et Sororibus, etc. - Em huma Escriptura de Doação ao Asisterio de Vairão em 1021. (Cartorio de Vairão) se diz : Ad Fratres, et Sorores, qui ibi habitantes fuerint. = Que o Mosteiro de Moreira fosse duplex, se vê da Doação de Unisco em 23. de Fevereiro de 1027. (origin. do Cartorio de Moreira ) onde se diz : Et qui ibi fuerit avitante, Frater, Soror, Sacerdos, Deo vota, etc. = Na Doação à Igreja de Oliveira subtus Castrum Saveroso em 20. de Fevereiro de 1033. (Cartor. de S. Vicente de fora) se diz serem os bens doados pro vestimentum, vel tegumentum Servorum, vel ancillarum, qua isto loco in vita sancta persisterint. S. Tyrso no mesmo seculo era duplex, como consta de huma Doação de Gonçalo Paes em 8. d'Agosto de 1060. a Payo Gonçalves, revogando cutro feita entecedente porte. outra feita antecedentemente ao dito Mosteiro : ad Absisterio (diz o

Testamento, como por legitima herança (221), e até entrando em partilha entre herdeiros (222) huma mesma Igreja; de modo que quando alguem queria designar todos os seus bens, se servia da expressão = tanto de herdamento ou possessão leigal, como de Igreja, ou como de Tom. VII.

Escriptura) ques vocitant Sancto Tirso ad fratres, vel sorores, etc. = Em huma Doação feita a S. Pedro de Robordaons em 26. de Fevereiro de 1077. (Cartorio do Collegio da Graça de Coimbra, entre os Pergaminhos do Mosteiro de Cette, maço 1. n. 17.) se diz: Fratrum... Confessorum, Confessarum, Deo votarum, etc. = Em Doação ao Mosteiro de Pedroso em 1080. (Cartorio da Fazenda da Universidade) se diz: ad Fratres, Presbyteros, Sorores, etc. Não se pode comtudo dar por certo, que estas expressões signifiquem, que estes Mosteiros erão verdadeiramente duplices, como já notou o erudito Lente de Diplomatica João Pedro Ribeiro na I. Part. das Observações da Diplomatica Portugueza p. 77. e 78.

(221) Dos innumeraveis documentos, com que isto se prova, apontemos alguns. Em huma Escriptura, pela qual a Abbadessa D. Munia, e o Abbade D. Gutierre fazem doação a Fransuario Osoriz, e sua mulher em 782. do Mosteiro de Superadi (Aguir. Tom. IV. p. 92.) se diz: Damus vobis ipsam Ecclesiam...ut habeatis, ac possideatis...in cunctis diebus vita vestra vos, et filii vestri, et omnis posteritas vestra, vel cui vos illam reliqueritis. Em Escriptura de 842. (Espan. Sagr. Tom. XL. p. 381.) fallando-se de alguns Mosteiros da Diocese de Lugo fundados pelo Abbade Astrulfo, se diz: Mortuo que Domno Seniore Abbate reliquit omnia ipsa loca suo Sobrino Bellarifonso, et Astrulfo, vel ad omnes suos fratres... Mortuo que Bellarifonso... reliquit ipsas Ecclesias germano suo Astrulfo, et constituit eum Abbatem super omnia ipsa loca, et su-

per omnes fratres, etc.

(222) No Cartorio de Moreira ha huma Escriptura de 24. de Setembro de 1031., pela qual David Presbytero per jussione, et solbitione (como elle diz) Domine mee (Sarrazina Confessa, da qual ahi mesmo precede a authoridade ) dá a Ero quasi Presvitere metade da Igreja de S. Cosme e Damião in termins Gemundi, a qual diz ter de susceptione et ganatione abios meos Fagildo Confesso et Mandino Presbytero; e continúa: Et si poluerimus illa alia media devindigare, partiamus illa pro medio unus con alios, etc. = E no mesmo Cartorio ha outra Escriptura de 13. de Abril de 1048, em que a dita Sarracina dá a Lovesindo Suarez e sua mulher Ermentro a parte da dita Igreja, que abemus (diz ella) de parte de nostro mancipio Dabit, que venit nobis inter nostros eredes. = Ha no mesmo Cartorio huma Escriptura semelhante á cerca da Igreja de S. Mamede de Perafita de 10. de Março de 1041. = Em huma Carta de Doação de Gelvira Janardici, e outras a Tructesindo Gutierres, e sua mulher em 11. de Fevereiro de 1075. (Original no Cartorio de Moreira) dizem os Doadores: plaguit nobis ... ut faceremus ad vobis Kartula donationis ... de Ecclesia Sancta Marina de VI.2, IIII.2, sic nos invenit in portione de pader nostro Janardo ... damus ad vobis ipsa nostra ratione de ipsa Ecclesia pro persolta de nostros heredes, cui sunt de ipsa Ecclesia, etc. = Em Doação do Conde Diogo Ansuriz à Cathedral de Oviedo em 1076. ( Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 329. ) se diz : Offerimus etiam quartans Mosteiros = (223). Sobre a sua propriedade havia litigios (224): transferião-se por todo o genero de contractos, permutações, vendas (225), doações feitas a parti-

portionem in itho Monasterio de Sancto Petro de Senra. 
No mesmo seculo XI. fundárão o Conde Munion, e sua mulher Mumadona hum Mosteiro de S. Miguel em Leão: por morte do Conde ficou a Condessa com  $\frac{2}{4}$  e deu as outras  $\frac{2}{4}$  a suas duas filhas, e sobrevivendo a huma destas herdou  $\frac{1}{4}$ , e por fim doou as  $\frac{2}{4}$  ao Mosteiro de Corias (Risco, Reyes de Leon, tom. II. p. 100.) 
Na Doação de Unisco Dias, e outros em 1077. ao Mosteiro de S. Pedro de Rebordaons (que já citámos na not. 220.) dá hum dos Doadores, e sua mulher, entre outras cousas, quinta de Sancto Cosmato de Balestarios, medietate de Sancto Andre de Feiraria, medietate de Sancto Saturnio de Vallinas, et Sancto Mamete de Vallogo abintegro, et Sancti Christofori de Canpaniana ubi dicent de Rei Tinto, abintegro, et Sancti Felicis de Cornado abintegro, et mea ratione de Acisterio de Silva Scura abintegro, et medietate de S. Petro de Lubaxim, et tertia de Sancto Jeorgio de Moraria, etc. Semelhante he a Doação na parte que tocava a Unisco Dias. 
Em Escriptura de 24. de Janeiro de 1084. (que se acha original no Cartorio de Moreira) se contém hum contracto entre particulares sobre porções nos Mosteiros de S. Christovão, e Sancta Maria. 
Nas notas seguintes ainda encontraremos repetidos argumentos disto mesmo.

(223) Em huma Doação de 6, de Outubro de 1072. (de que se conserva o original no Cartorio de Moreira) dizem os Doadores Gontina, e seus filhos, que doão hereditates nostras sive laigale, sive in Ecclesia. — Semelhante expressão se acha em outra Escriptura do mesmo Cartorio de 919. — Na Doação feita por Unisco Dias, e outros ao Mosteiro de S. Pedro de Robordãos em 1077. (Pergaminhos de Cette, maço 1. n. 17.) se diz: de omnia hereditate laigale, sive Cenovios. — Em outra do an. 1080. (que se conserva no Cartorio do Mosteiro de Pendorada, maço da Freguezia de Fornellos, n. 2.) se faz doação ao dito Mosteiro de bens laigarum, vel Ecclesiarum inter Pavia, et Alarda. — Em 1085. se fez huma Doação ao Mosteiro de Pedroso de bens tam de hereditate, quâm de Ecclesia. (Pergaminhos de Pedroso no Cartorio da Fazenda da Universidade.) A mesma expressão se acha em outra Doação ao mesmo Mosteiro (e que se conserva no mesmo Cartorio) feita em 1090.

(224) Sirva de exemplo huma Escriptura de Reconhecimento do Cartorio de Paço de Souza, liv. das Doações fol. 36.; que o Presbytero Salamiro fez a Domna Vivili Tructesendiz, e seus herdeiros, da Igreja de S. Mamede, e Sancta Maria in Villa Kanelas, referindo que houvera litigio; e por effeito de sentença conclue: et vobis damus ipsa Ecclesia ante Sagion, et sanabit vos, et vestros heredes, etc. He de II. de Junho de 1015.

(225) Apontemos alguns exemplos. No liv. dos Testamentos de Lorvão, n. 21., ha huma Carta, pela qual o Presbytero Pedro Bahalul vende ao Sacerdote Daniel em 893, a Igreja de S. Cucufate, que por morte deste ficou ao Mosteiro. — No n. 71. do mesmo liv. ha outra Carta de 24. de Janeiro de 927., pela qual o Presbytero Adaulfo vende ao Presbytero Cresconio a sua Igreja dos Sanctos Martyres Verissimo, Maxima, e Julia,

ticulares (226), mas as mais das vezes aos grandes (227) Riquezas, Mosteiros : a estes se vem a cada passo doadas Igrejas, e privile Aa ii

Mosteiros.

na Villa Lacivete, territorio Colimbria, acceitando em preço a Igreja de Sancta Maria na Villa de Oetil. = No Cartorio de Paço de Souza, liv. das Doações fol. 45., ha hum pacto feito entre Grexemiro, e os Herdeiros da Igreja de S. Mamede, em que se diz : heredes ; et dominus de ista Ecclesia . . . que mihi dadatis ad continere , et habitare : he do an. 938. = Em o Cartorio de Paramos ha o original de huma Carta de venda de racione de Ecclesia S. Michaele, et S. Salvator in Villa Varzenela subtus mons S. Felis, discurrente vibulo Sauza: he de 26. de Dezembro do an. 1052. = Em 30 de Maio de 1069. vendeu Gudina a Tructesindo Gutierres, (segundo ella diz em Escriptura, que se conserva original no Cartorio de Moreira ) X.ª men de Acisterio Moraria ... quos fuit de viro meo N. . . . inter Durio , et Abe , subtus mons Petras rubias , discurrente ribulo Leza. = Em o an. 1076. foi vendida entre outros bens discurrente ribulo Sonoso, hum quinhão na Igreja de S. Payo ao Mosteiro de Pendorada ( Cartorio do dito Mosteiro, maço da Igreja de S. Paio de Favões ). ( 226 ) Alem des documentes citades na nota 221, que tambem servem para prova do que aqui tratamos, apontemos mais alguns. Por huma Doação feita pelo Presbytero Adulfo a D. Ansur, e sua mulher Ejeuva em 943., diz o Doador que lhes da: Ecclesiam mea propria vocabulo Sancto Joanne ... subtus mons Petroselo ... Habeatis vos et omnis posteritas vestra jure quieto, etc. (Cartorio de Arouca.) = Por huma Es-

criptura de 22. de Novembro de 1033. (cujo original se conserva no Cartorio de Moreira) doa Vestregia a Gutierre Tructesindiz e sua mulher certas Villas, sibe in casas, in plantatum, in intresigus domorum, sive in Eglesias. - Em 7. de Novembro de 1068. doa o Presbytero Auderigo a seu filho, discipulo, e sobrinho Vermudo Presbytero in Villa Cesari as Igrejas de S. Pedro, e Sancta Christina, e na Villa Fagiones a Igreja de S. Martinho; e diz: et si venerit germana mea Guncina, aut de filiis suis, sortiatis à nobis per medium, etc. (Cartorio do Mosteiro de S. Bento d'Ave Maria do Porto. ) = Na grande Doação d'ElRei D. Garcia a Affonso Ramiriz em 16. de Dezembro de 1070., diz que lhe da omnes hareditates, et Monasterios (Cartorio de Pendorada.)

(227) No n. 18. do liv. dos Testamentos de Lorvão se contém a grande Doação de Gundesindo, e sua mulher D. Inderquina Pala, em que doão ao Mosteiro, entre outras cousas, in Villa Aciveto... S. Migaheli... in Villa Sanganeto Monasterio S. Christoforo... et S. Eolalia... Monasterium in Villa Dides, v.c. S. Petro... Monasterium S. Marine... medietate de Ecclesia S. Mamete in Villa de Quialos... Facimus testamentum de Monasterio Labra ... et Ecclesia de S. Eolalia de Gondomar . . . et alia Ecclesia de S. Petro de Kauso , et Villar , . . . et Ecclesia de S. Martino de Valongo. = Em 907. doou ao mesmo Mosteiro o Presbytero Fradilano as Igrejas de S. Martinho, e Sancta Christina, que tinha em Seliobria (Villela.) (Ib. n. 18.) = Na grande Doação de D. Ordonho II. ao Mosteiro de Crestuma em o an. 922. se contém 17., ou 18. Igrejas. = Em 933. deu D. Ramiro II. a Lorvão metade da Igreja de Sancta Christina secus murum Civitatis Conimbia (liv. dos Testamentos n. 1.) = Em 961. doou D. Inderquina Pala ao mesmo Mosteiro o de Sperandeo (hoje Sperandei) no Bispado de Viseu, e no de Coimbra o e os pequenos Mosteiros, ou Asceterios: a estes se doava tam-

Mosteiro de Marnet, que vocitant S. Maria de Lamas. ( Ib. n. 60. ) = Ao dito Mosteiro doarão em 972. o Presbytero Vicente, e Martinho Homeis, e Adeizon a Igreja de S. Vicente no arrebalde de Coimbra, e a de S. Martinho Bispo na Frexeneda, (Ib. n. 16.) = Em 973. lhe doou Donna Munna o Mosteiro de Bagauste (ib. n. 57.) = No n. 31. do mesmo liv. se achão reduzidas a publica fórma em 7. de Março de 976. a doação de huma herdade em Villar Telhado com a Igreja de Sancta Maria alli fundada, e outra da Villa de Kasemes, e da sua Igreja de Sancta Eulalia Virgem. = E no n. 67. a doação de duas Igrejas, huma em Tentugal, e outra de Sancta Eulalia na Villa de Arquanio, a Lorvão, feita pelos Famulos de Ds. Bahri, e Tranquilli em 980. = Em 981. doou Gonçalo Moniz, e sua mulher Mumadona a Lorvão a sua herdade e Mosteiro de Freixede junto ao rio D'om, e Oliveira de Currellos cum suo Monasterio. (Ib. n. 58.) = Em 984. doou por sua morte a Lorvão o Presbytero Atila toda a Villa de Oliveira com a sua Igreja de Sancta Eulalia. (Ib. n. 43. ) = Em 985. foi doada entre outras possessões ao Mosteiro de Cette a Igreja de S. João, que est sida in Foz de Sauza. (Escriptura original entre os Pergaminhos de Cette no Cartorio do Collegio da Graça de Coimbra.) = Em 983. doou D. Gonçalo Mendes ao Mosteiro de Guimarães a herdade de Moreira nas margens do Avizela com o Mosteiro de Sancta Tecla, que nella estava fundado. (Cartorio da Collegiada.) = Em 996. doou a Lorvão o Presbytero Ismael a Villa de Mucella com a sua Igreja de S. Martinho; e em Villarinho as Igrejas de S. Jorge, e Sancto Estevão. (Testamentos n. 44.) = Em 969. tinha D. Munia doado ao dito Mosteiro a Villa de Midões cum suis Monasteriis. (Escriptura original no Cartorio de Lorvão. ) = Ao mesmo doou em 1002. o Presbytero Ariano metade da Igreja de Sancta Christina, e de S. Martinho de Magada. = No Cartorio do Mosteiro de S. Bento d'Ave Maria ha huma Doação feita em 21. de Fevereiro de 1030. por Juba prolis Ramiro Viuva de Ramiro Menendiz, de varias Igrejas e bens ao Mosteiro de Villa Cova. = Por Escriptura de 20. de Fevereiro do anno 1033. doão á Igreja de Oliveira os seus Fundadores, entre outras cousas, Ecclesiam de Sancto Jacobo de Castellanos . . . Ecclesiam de Sancto Martino de Vabo . . . Ecclesiam Sancti Cosmati, qua est fundata inter Villa Podomen, et Villa Linhares (Cartorio do Mosteiro de S. Vicente, armar. 19. maço 1. n. 1.) = Na Doação de bens, e padroados ao Mosteiro de Cette por Ansur Dias em 16. de Outubro de 1049. se diz : et de illa Ecclesia de Moazares media de illa; et de alia media IIIIa. integra - Vej. Relatorio dos bens de D. Gonçalo, e D. Flamula em 1050. (Pergaminhos de Pedroso no Cartorio da Fazenda da Universidade.) = Na Doação de Unisco Dias ao Mosteiro de S. Pedro de Robordãos (que já allegamos na nota 223.) diz, que lhe da illa ratio de Ecclesia de Ferrari, et medietate de Sancta Logritia, que est in Riba de Leste. = No Cartorio de Paço de Souza, gavet. 1. maço 1. das Doações n. 2. se acha huma Escriptura original, na qual se dôa ao dito Mesteiro em 1088. metade da Igreja de Sancta Maria in Villa de Coraxes circa ribulum de Cavalluno, ... reções na Igreja de S. Martinho in Villa Figaria . . . et in Villa Real hareditatem . . . cum Ecclesia integra Sancta Cristina . . . et in Villa Randi . . . Ecclesiam integram Sancte Johanne : he feita a Doação por Egas Ermenigildo, e sua mulher Gontina Eroniz. = Em 1091, ha huma Doação de metade da Igreja

#### DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 189 tambem grande numero de servos (228); dos quaes alguns

de Rio de Molde ao Mosteiro d'Arouca. (Escriptura original no Cartorio do mesmo Mosteiro.) = Na Escriptura de 1094. (que já citámos na not. 216.) pela qual o Bispo de Coimbra Cresconio fez a repartição dos bens deixados por Gavino Froilan aos Mosteiros de Arouca, e Pendorada, se diz que coube ao primeiro, entre outras cousas, huma porção na Igreja de Sancta Cruz de Alvarenga, e de S. Martinho de Spelunca; e ao segundo todos os bens, que possuia em certos districtos, excepto a

parte que tinha nas duas Igrejas sobreditas.

(228) Já na Memoria III. not. 208, e 222. dissemos, quão numerosas erão as Familias de servos e libertos das Igrejas no tempo dos Godos. Agora diremos como continuárão nesta Epoca, na qual concorrião para isto os diversos titulos, por que se incorria na escravidão, dos quaes adiante fallaremos, apontando aqui sómente alguns exemplos de doações de servos a Mosteiros. Na larga Doação, que Adelgastro filho do Rei Silo, e sua mulher fizerão em 780 ao Mosteiro de Sancta Maria de Obona, dizem: Damus siquidem nostras creationes nominatas Sadero cum filiis, et filiabus suis; e nomeão mais quatro, acrescentando igualmente depois do nome de cada hum: cum filiis, et filiabus suis. E continúa: et isti serviant Monasterio, etc. — Na Doação de D. Affonso Casto a Cathedral de Oviedo em 16. de Novembro de 812. (Espan. Sagr. Tom. XXXVII. p. 311.) depois de outras clausulas, que referiremos na nota seguinte, diz : Reliqua verò mancipia, idest, N. cum uxore sua N., et filios quatuor ... N. cum uxore sua N., et filios duos ... N. cum filiis quinque ... filios N. tres ... N. cum uxore sua N., et filios tres, etc. = Na Doação do mesmo Rei à dita Igreja em 25. do mesmo mez (ib. p. 316.) depois de dizer, que lhe da hareditates, et familias utriusque sexûs, etc. diz: Si aliquis ex ipsa familia, quam ibidem concedimus, fugiendo, aut superbiendo se subtra-xerit ab obsequio ejusdem Ecclesia, judicio Domini comprehensus, ad proprium famulatum revertatur invitus. = Na Doação de Gundesindo de 17. de Abril de 897. (original no Cartorio de Moreira) dá a sua filha, que fica no Asisterio, C. de meos serbos inter barones, et mulieres, ad serviendum. = Huma Doação de 912., pela qual D. Ordonho II. dá algumas Igrejas ao Mosteiro de S. Martinho de Compostella, tem: cum omnibus suis directuris et familia. (Yepes Tom. IV. Append. p. 435.) = Entre outros bens, que o mesmo Rei deu au Mosteiro de S. Salvador de Lerez em 915. ( Espan. Sagr. Tom. XIX. p. 354. ) diz : Addimus etiam ibi homines de nostra creatione, scilicet Daraldo, et Dosevio habitantes in Villa Lerz, et Sisnando cum filiis suis Pepi, et Justiario. = Non. 46. do Livro dos Testamentos de Lorvão se acha huma Doação (que se mostra ser do an. 921, e não de 811, como alli erradamente se enuncia) se deixa ao Mosteiro com huma vinha hum escravo, que tinha familia. = O Bispo de Oviedo Diogo em Doação de 967. (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 280.) diz: quam (Ecclesiam) dono cum sua familia ... ambas Villas Ecclesia S. Salvatoris concedo cum familiis multis in eis. = Com o titulo de liberto he doado hum ao Mosteiro de Lorvão em 980. por Fernando Sandiniz, e sua mulher Gelvira, que dizem na Escriptura (que se acha no liv. dos Testamentos n. 25.) liverto nostro nominato Teodemiro Alvitiz com sua mulher Ermesenda. = No n. 47. do mesmo Liv. se acha huma Doação feita ao Mosteiro em 984. pela Famula de Ds. Tegla, em que lhe dôa entre outras cousas o seu servo Astrario. = Em Doação de D. Assonso VI.

guns erão elevados ás Ordens, e Officios Clericaes (229): a estes finalmente privilegiavão os Fundadores, á imitação do Soberano, já exemptando-os de encargos (230), já prohibindo que entrassem no dominio, ou propriedade de Pessoa alguma por grande que fosse, ainda mesmo Rei (231): ao modo, com que costumavão dictar quaesquer

à Igreja de Oviedo em 1075. (já citada) se diz: tam homines, quam mulieres dono Domino Deo, et omnes ... ad Episcopum S. Salvatoris de Oveto serviant perpetuo, vel quibus ipse commiserit. = Huma Doação de Garcia Paes ao Mosteiro de Pedroso de 6. de Fevereiro de 1087. (Pergaminhos de Pedroso no Cartorio da Fazenda da Universidade ) diz : tam in hereditatibus, quam in familiis servorum, et ancillarum.

(229) A Doação de D. Affonso Casto à Cathedral de Oviedo, citada na not. antecedente, antes das clausulas alli transcriptas tem esta: Mancipia, id est Clericos Sacricantores; e depois de nomear varios, diz : Enneconem Clericum, quem comparavimus de Lauri Baca. = O Concilio de Oviedo de 811. depois de dizer no n. 3: eligamus Archidiaconos boni nominis viros , qui per Monasteria , et Parochitanas Ecclesias eundo , etc. fallando dos transgressores diz : Si verò quispiam eorum . . . Ecclesia servus extiterit, à dignitatis honore publice remoto, septuaginta ci flagella conferamus, et initio, servitioque infimo redigamus, et ad gradum pristinum nullo in tempore revocemus. Si autem ingenuus fuerit, etc. He comtudo para crer , que os taes Clerigos erão antes libertos , do que verdadeiramente escravos; e que se aqui se lhes chama servos da Igreja, era por serem da familia dos escravos, e conservar a Igreja sobre elles certos direitos, de que erão exemptos os ingenuos,

(230) Por exemplo na Doação do Conde Froilan Velaz ao Mosteiro de Cartavio em 1076. (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 325.) se diz, que o Mosteiro fique sine homicidio, rauso, et fonsatera, et sine fiscale, vel regale servitio etc; do mesmo modo, que se explicavão as Cartas

Regias. (231) Na Escriptura de contracto dos Monges de S. Vicente de Oviedo com o Abbade Fromestano em 771. (Arguir. Tom. IV. p. 90.) se diz : qui ipsum locum sanctum alicui homini tradiderit, vel subjugaverit, nullam habeat firmitatem, et insuper sit maledictus, et excominunicatus. Na Doação feita por Muzara, e Zamora ao Mosteiro de S. Pedro de Cette em 27. de Março de 882. (Original dos Pergaminhos de Cette no Cartorio do Collegio da Graça de Coimbra, maço 1. n. 4:) se diz : notuimus, ut nec vendendi, nec donandi, neque à Rex, neque ad Comnide, neque ad Episcopo, neque ad numlo omine inmitendi, sed sedea semper inje-nua usque in sempiternum, et post parte propinquis nostris. = Semelhantemente na Doação de Gundesindo ao Mosteiro de Lavra em 21. de Fevereiro de 897. (já citada): et nec vendant, nec donent, ne parient de isto, que in testamento resona, neque ad Rex , neque a Comite , neque ab Episcopo ducense, nec ad numlo jeneris omo, tam vos, quomodo et posteritatis mee, que ibi avitantes fuerint, numla licentia non aveant de isto, que in testamen!o resona, in numlaque pars inde aligo 'extraniare, pro numlaque actio, nec vinder, nec doner, nec testarie, etc. = Doando D. Mumadona aos Religiosos, e Religiosas de Guimarães em 4. de Dezembro de 968. o

outras Escripturas, a que tambem chamavão Testamentas, quiça pela idéa trazida desde os Romanos, de que o testador na declaração da sua ultima vontade se assemelhava

a legislador.

Mas debalde procura huma authoridade arremedada, s. XLIX. ou emprestada ter os mesmos effeitos da verdadeira. Se os nientes, Prelados das Igrejas coutadas pelos Soberanos não só se que daqui conservavão perpetuamente exemptos, mas alguns até tinhão resultárão; feudatarios, e vassallos (232), e davão Commendas que se lhes

(233); procurarão applicar.

Castello de S. Mamede (Cartorio da Collegiada) diz, que seus filhos, e netos hajão o dito Castello sempre da mão dos Religiosos « teneant eum sub manus, et auxilio illorum « e que o tivesse aquelle d'entre os netos, que os Religiosos elegessem. = E agrande Doação ao Mosteiro (ib.) em 959. acaba: Comite, vel Rege, Pontificibus vel Ducibus terra judicio abdica-tus, etc. = Na Escriptura da Fundação do Mosteiro de Laurenzana pelo Conde Osorio Gutierrez em 969. (Espan. Sagr. Tom. XVIII. p. 332:) Et quia in plurimis Monasteriis multa à laicis, atque Prasulibus prajudicia, alque gravamina Monachos pertulisse cognoscimus, oportet ... ut nullus consanguineus supradicti Osorii in ipso Monasterio non acciperet jure hareditarii. Etiam nullus Episcopus in illo non acciperet, nisi hospitalitatis gratia invitante . . . Sed hoc tantum vindicet Episcopus Minduniensis in ipsum Monasterium Villa nova; id est, Monachos ad conversationem sanctam promovere; Abbate aliqua officia instituere; atque extra Regulam acta corrigere. Sed sic charitatis officium illis impleat Episcopus, ut gravamen Aliquod Monasterium non incurrat, quatenus Monachi semper maneant in Abbatum suorum potestate. — Na Doação, que ao Mosteiro de Guima-rães fez D. Gonçalo Mendes filho da Fundadora em 973., diz, que os seus herdeiros não poderão escaimbar, vender, nem doar, non à Rege, non à Comite, vel ad Episcopo, aut alia confessione, nisi in ipso Cenobio. (Cartorio da Collegiada.) - Na Doação, que o Abbade Randulfo fez de herdades entre Douro, e Vouga ao Mosteiro de Paço de Souza em 22. de Fevereiro de 994., diz : non habeat licentia vendere, nec donare, non ad Rex, non ad Comite, non ad Episcopo. (Cartorio do dito Mosteiro iv. das Doações fol. 48. vers.) - Em Doação de 30. de Setembro de 1081. (que se conserva entre os Pergaminhos avulsos no Cartorio de Pendorada) se diz: nec vindere, nec donare, nec testare, nec in scriptura alie-

na ponere, nec à Principe, nec ad Dux, etc.
(232) Em Escriptura dos Cidadãos de Lugo da familia do Bispo da mesma Cidade Odoario em 745. ( Espan. Sagr. tom. XL. p. 353.) dizem elles: Hanc itaque Villam (Villamarce) nobis donavit (Odoarius) pro servitio, quod ei fecimus ... sub tali tenore, et pacto, ut cunctis diebus vita nostia tam nos nominati, quam etiam successores nostri jussionem ejus, et voluntatem successorum ejus, qui in eadem Urbe fuerint, faciamus in perpevuum. E fundando, e dotando ahi a Igreja de Sancta Comba, concluem: sub tali pacto ... ut ego, et omnis posteritas mea vobis Domino Odoario, et omnibus successoribus vestris Lucensis Sedis Episcopis, quasi ex propria hereditate servientium, et veritatem faciamus vobis jure hereditario, et om(233); não succedia assim nas Igrejas, ou Mosteiros da fundação dos particulares; nem mesmo se effeituavão muitas vezes, ou duravão as exempções, com que elles os pretendião privilegiar. Oppunhão-se a isso por huma parte os interesses, ou vaidade dos mesmos Fundadores, que nem sempre erão tão generosos, que se quizessem privar dos direitos do padroado (234), ou de hum senhorio assaz util (235): o que ás vezes até occasionou intrusões violentas (236)

nem censuram canonicalem per singulis annis Domino Deo, et Sancta Maria persolvamus; et illam Villam, et Ecclesiam, qua est in ea fundata, de vestra manu, et successorum vestrorum teneamus, et possideamus Domino ser-

(233) Fazendo Risco (tom. XXXVIII. da Espan. Sagr. p. 241.) reflexão sobre o poder, e dominio, que os Bispos de Oviedo tinhão no Concelho de Castropol, e Commendas, que nelle davão, conclue: « Con las « ricas donaciones, que los Reyes hicieron à la Iglesia de Oviedo tuvieron los « Obispos necesidad de encommendar muchas tierras, y poblaciones a persomas, cuyo valor, y poder fuesse bastante a defenderlas de los enemigos, « y malhechores, y cuya discricion, y autoridad pudiesse conservar la paz « de sus vassallos, y mantener a cada uno en lo que le tocaba por derecho. « Los territorios asi encommendados se decian Encommiendas, y las persom nas, a quien se encomendaban, Commenderos. » Veja-se o que dissemos.

nas notas 160, e 167.

(234) No livro dos Testamentos de Lorvão n. 12. ha huma Escriptura de 28. de Maio de 937., em que Justa, e seus filhos dão ao Mosteiro de Lorvão tudo o que tinhão na Villa de Souzelas, excepto a Igreja de S. Tiago, que ahi lhes pertencia, na qual serião Parochos, e Clerigos os seus sobrinhos, e netos. Forém não havendo Clerigos da sua parentela, que nesta Igreja queirão servir a Deos (para os quaes assignão sexaginta passales in giro, etc.) então fique a dita Igreja com seus bens para o Mosteiro. = No n. 17. dos mesmos Testamentos se acha huma Doação das Igrejas de S. Bartholomeu, e S. Cucufate ao Mosteiro de Lorvão, com todos seus passaes pelo Sacerdote Pedro, que prevenido pela morte antes de verificar a Doação, a deixára recommendada ao Sacerdote Samuel, o qual hindo expôr isto aos Monges, disserão estes, que era justo ficas-sem as ditas Igrejas a hum sobrinho do defuncto chamado Affonso, se elle se quizesse ordenar de Sacerdote, segundo fôra a vontade de seu Tio: mas que não se ordenando, então as acceitavão. He feita a Escriptura em 2. de Novembro de 957. = Daqui nacião litigios, como v. g. o que houve sobre a Igreja de Sancta Maria de Banius, que correu no Concelho de Penasiel de Canas, e consta de huma Escriptura de 12. de Agosto de 1047., que se conserva no Cartorio de Pendorada, armar. de Documentos var., maço 1. n. 2.

(2;;) Assaz provas desta utilidade vimos nas notas 221-226. Sobre o que reflectindo Flores no tom. XXVI. da Espan. Sagr. p. 106. diz; que pelas doações, e trocas de Mosteiros consta a utilidade, que dellas resultava ao padroado, e senhorio dos bens, herdades, prados, vinhas.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 193
(236) nos Mosteiros: por outra parte a necessidade de dar a estes hum defensor, os fazia sujeitar a alguma Pessoa poderosa (237); necessidade tanto mais facil de occorrer, quanto mais incerta era a Regra (238), ou InstiTom. VII.

Bb tu-

moinhos, gados, etc: do que pertencia ao dono não só honra de padroado, sobre eleger, ou dar consentimento, mas interesses temporaes nas rendas contribuidas aos proprietarios, que por ellas davão Villas, lugares, etc.

das contribuidas aos proprietarios, que por ellas davão Villas, lugares, etc. (236) Na Escriptura, pela qual o Bispo de Leão Froilan dá varias possessões à sua Igreja em 21. de Dezembro de 1002. (Espan. Sagr. tom. XXXVI. Append. p. XII.) fallando-se no Mosteiro de Mazanata se diz: Notum sit Pontificibus, atque omnibus Magnatis Palatii, eo quòd in diebus antecessoris mei Sabarici Episcopi quidam Ducis quadam artis ingenii ignorans Sacros Canones, et Lex Gothica non Deo, sed sibi placente, et valido nosse ad hanc Sedem substraxit, et eum in personas non sibi debitas per scriptura testamenti tradidit. Dum ergo ne Dominus in hunc locum, ut preessem, in Episcopatu elegit, et hoc factum comperi, perrexi in presentia sepedicto Rege Domno Veremundo diva memoria, et ordinavit mihi coram Synodo, sicut Sacros Canones adtestantur, ad jus Ecclesia revocare, etc. — Em huma Escriptura de Fernando Abbade de S. Claudio, do an. 1084., diz o Abbade que encommendando, por occupações que o embaraçavão, o Mosteiro de Sancto Adrião a huns seus parentes, ad possidendum, et post gubernandum; estes invaserunt claustrum Monasterii, alii ad manendum, alii ad pausandum, et possessiones ejus, qua foris erant, inter se diviserunt... mas que amigavelmente se concertára depois com elles; ut darem illis, (diz a Escriptura) et consentirem suas pausatas extra claustrum in circuita, et in hereditate ipsius Monasterii.

(237) Este Defensor ou era procurado mesmo pelo Mosteiro, como vemos em huma Carta feita em 26. de Fevereiro de 1072., em que o Mosteiro de Pendorada recebe por Padroeiro a Monio Venegas (Cartor. do dito Mosteiro, armar. da Fundação): ou lhe era dado por ordem superior, como succedeu no Mosteiro de Logio fundado pelos pais de S. Rosendo, para cuja restauração se fez huma Junta de Bispos em 927., na qual se diz: Consitum est à nostro Concilio, ut idem Domnus Guttier sit tutor ab koc Monasterio, et ejicere ex eo Monachos indignos... et collocare in ipso... regulares Monachos. Veja-se o primeiro documento citado

na not. antecedente.

(238) Fr. Joaquim de Sancta Rosa para mostrar, que os Mosteiros nesta Epoca não seguião aqui a Regra de S. Bento, allega as disposições dos Concilios (de que adiante fallaremos) diametralmente oppostas á mesma Regra; e fallando do Mosteiro de Crestuma, por occasião de tratar da Doãção, que lhe fez D. Ordonho II.; mostra particularmente, que este Mosteiro tinha observancias avessas da Regra Benedictina; e assevera: « que dentro dos limites do que hoje he Reino de Portugal não « houve Mosteiro algum, em que se guardasse unicamente a Regra de S. « Bento, antes do Concilio de Coyança de 1050; sendo igualmente certo, « que até nos Documentos verdadeiros, legitimos, e incontestaveis de « Lorvão, onde tão antiga se jactava a Regra de S. Bento, só no an. de « 1101. se acha della a primeira noticia pela Doação da Igreja de Mole « lelos feita pelo Sacerdote Ermigio ao Prior Eusebio. Todos os mais « monumentos (diz elle em outra nota) que o Author da Benedictina,

tuto, que só lhes poderia fixar a regularidade monastica. Todas estas desordens reclamavão providencia: e com effeito alguns Concilios (239) lhes procurárão dar a mais essensial, qual era a de não terem nos Mosteiros e Igrejas authoridade, e influencia alguma os Leigos, mas só os Bispos.

Mas

« e o Doutor Fr. Manoel da Rocha, e o mesmo Fr. Bernardo de Brito « nos offerecem, examinados á luz da presente critica, se dissipão co-« mo fumo á face do vento « . A isto devemos acrescentar , que em algumas Escripturas achamos expressões a respeito das Regras, que seguião Mosteiros do nosso territorio, que bem dão a conhecer; que erão as Normas dos antigos Monges, e não a Regra de S. Bento. Por exemplo Mumadona referindo em seu Testamento de 26. de Janeiro de 959. a fundação, que fizera do Mosteiro de Guimarães, diz: Cenobio sub manu Abbatis, Fratrum, vel Sororum Regulari normam tenentes sub preceptu Sanctorum Patrum persistentes. = Na Doação, que ao mesmo Mosteiro fez seu filho Gonçalo Mendes em 6. de Julho de 983., declara que a faz aos Religiosos, e Religiosas, que alli Confessionis normam, vel Sanctorum Patrum exemplis Cenobitarum fuerint degentes, etc. Com razão restringe Fr. Joaquim de Sancta Rosa a sua asserção aos Mosteiros dentro dos límites do que hoje he Portugal; por quanto em outras partes das Hespanhas, se começou a introduzir a Regra Benedictina desde os principios do seculo X; achando-se a primeira memoria disso no an. 1905.; e dahi em diante se vê hum, ou outro Mosteiro sujeito á dita Regra. A razão de pôr o mesmo sabio Antiquario como marca o Concilio de Coyança, he porque este no cap. 2. determinou : ut omnes Abbates se, et Sanctimoniales suas, et Monasteria secundum Beati Benedicti regant statuța, etc. (239) O Concilio de Leão de 1020, diz no cap. 3 : Decrevimus ut nullus contineat, seu contendat Episcopis Abbates suarum Diaceseon, sive Monachos, Abbatissas, Sanctimoniales, refuganos; sed omnes permaneant sub ditione sui Episcopi. – E 30. annos depois o Concilio de Coyança no cap. 3. determina: Ut omnes Ecclesia, et Clerici sint sub jure sui Episcopi 3 nec potestatem aliquam habeant super Ecclesias, aut Clericos Laici. Fazendo Fr. Manoel Risco, no tom. XXXVIII. da Espan. Sagr. p. 252. al-

nec potestatem aliquam habeant super Ecclesias, aut Clericos Laici. Fazendo Fr. Manoel Risco, no tom. XXXVIII. da Espan. Sagr. p. 252. algumas observações sobre este capitulo do Concilio de Coyança, e referindo os dois exemplos de vexações dos seculares aos Mosteiros, que acima citámos na nota 236., continúa: « Quantos prejuizos se seguismos sem do dito dominio dos Leigos nas Igrejas, e Mosteiros, se póde collica gir do que neste mesmo tempo, em que se celebrou o Concilio de Coyança, succedia nos Mosteiros de Biscaia, os quaes por estarem sem nhoriados pelos Potentados do seculo, se achavão na necessidade de receber os familiares dos mesmos Cavalheiros para seu governo, e até sustentar os caens, que tinhão para a caça. Este abuso moveu a homens piedosos, e amantes da observancia monastica a se queixarem, em presença do Rei, da oppressão, que os Servos de Deos padecião com o motivo do padroado, ou senhorio dos Leigos. Veja-se Moret, a Ann. de Navar. ao an. 1051, onde este Escriptor transcreve a Conse tituição do Rei D. Garcia, pela qual mandava, que os Mosteiros e fossem ingenuos, e francos; e que os Leigos não tivessem poder al-

Mas não entendamos, que o mesmo he vêr leis, e decretos formados nas Asturias, que vêr a sua pratica em todo o terreno sujeito aos seus Reis. A distancia das Povoações, especialmente as do paiz, que nos toca; a interposição de Mouros; as repetidas investidas, e assolações causadas por estes, impedião que aqui penetrasse a luz da Legislação, e fomentavão os usos particulares das Terras, e authoridade dos seus immediatos Senhores, ou Regedores, que tão grande modificação davão ao Governo Monarchico, como até aqui temos mostrado. Comtudo não podia deixar, pelo discurso do tempo, de se diffundir o espirito da Legislação; e depois de havermos descuberto as suas fontes, he tempo de entrar na averiguação das suas individuaes disposições.

Dissemos logo no principio que as cousas, de que em nações dos primeiro lugar se tratava nos Concilios, ou Juntas, erão, Concilios como devia ser, as pertencentes á Religião, e á Disciplina materias Ecclesiastica. Já indicámos a providencia nelles dada con-Ecclesiastra o senhorio e influxo dos Leigos nas Igrejas e Mos-ticas. Reteiros; a que devemos ajuntar as que dérão para a man-servancia tença das observancias monasticas com sabios Regulamen-nos Mostos (240), que se extendião ao Clero secular, o qual em

Bb ii

Determi-

« algum sobre elles; e finalmente que os Monges, acudindo primeiro ao "Bispo, elegessem logo o Prelado, que lhes parecesse mais conveni-« ente para seu acertado governo. Estes mesmos parece forão os moti-« vos principaes, que os Padres do Concilio de Coyança tiverão pre-« zentes para determinar no cap. 3. etc. « E transcrevendo o Decreto con-« tinua : « Ainda que por este Decreto procurou ElRei D. Fernando com « os Bispos, e Senhores restituir a Disciplina antiga observada em « todos os seculos anteriores á vinda dos Mouros, em que ainda mesmo « os Fundadores de Mosteiros , e Igrejas não gozavão jámais de outra « faculdade, que de cuidar, com licença dos Bispos, em que se man-« tivessem as suas proprias fundações; comtudo ainda muito tempo dea pois do Concilio durou o costume de terem os Fundadores dominio « sobre os Mosteiros, e Igrejas, deixando em seus testamentos o mesmo « dominio aos successores, e herdeiros ». As provas disto achamos nós em alguns dos Documentos, que citámos nas notas 222-228.

(240) O Concilio de Coyança no cap. 2. diz : Abbates, et Abbatis. sa cum suis Congregationibus, et Conobiis sint obedientes, et per omnia suis Episcopis. Nullus eorum recipiat monachum alienum, aut sanctimonialem, nisi per Abbatis sui , et Abbatisa jussionem. . = O Concilio de Comgumas Cathedraes (241), ou outras Igrejas observava a vida em commum.

o. LI. Nos mesmos Concilios vemos decretos para extirpação de superstições (242), e ainda de abusos em pratições; san cas aliás louvaveis, como era a de huma especie da a-

Sobre superstitificação dos Domingos; observan-

postella no cap. 4: De Canobialibus (al. Sanctimonialibus) annectimus, ut cia de je. crdinem regularem per omnia observent, charitatem invicem tenecnt, proprias juns; Li- pecunias dimittant, ad saculum non revertantur, in negotiis sacularibus alios turgia; a- eligant, qui judicia, et intentiones cunctas Monasterii asserant, et discusylo dos tiant. Ji verd, qui Regularem Ordinem in Monasteriis praposuerunt, et postea Templos; regressi sunt, sicut canis ad vomitum suum, tamdiu ab Ecclesiis, et Christianis separentur, quousque priori statui in Monasteriis recipiantur. Qui eos patrocinari, aut defendere voluerit, et eos non statim ad proprium locum timidade reduxerit, excommunicetur. No exemplar de Leão tem : Fratres Abbatibus dos Matri- suis, ut patribus, obediant Abbates . . . fratribus suis obtemperent, curam de nios ; Or- eis in victu , et vestimento diligenter impendant , et ut filios proprios dili-

denações; gant, infirmos, et debites prodenter curent.
Jurisdicção (241) A respeito da Cathedral de Leão se vê isto extensamente mos-Ecclesias- trado no tom. XXXIV. da Espan. Sagr. p. 264. e seguintes, e Append. tica, etc. I. e XXIII. = Em Escriptura de convenção dos moradores, e circumvizinhos de Lugo com o seu Bispo Hermenigildo pelos fins do seculo X. ( que se pode vêr no tom. XL. da Espan. Sagr. p. 403.) se diz : Nos Monachos ipsius Sedis, etc. = Em Doação á Cathedral de Leão, em 1071. ( Ib. p. 414. ) diz a Rainha Gelvira: Do, et offero Sancte predicte Ecclesie pro substentatione Monachorum, et Deo militantibus, qui nunc ibi militant sub . . . Pontifice Domino Vestrario , etc. = Que os havia na Igreja de Compostella, se vê das Actas do Concilio daquella Cidade (que, segundo Flores Espan. Sagr. tom. XVIII. p. 113., parece ter sido celebrado no an. 1056.) o qual no cap 1., conforme ao exemplar de Leão, diz: Ut per illas Sedes Episcopales juxta Sacros Canones Regula Canonica teneant, et fideliter custodiant. Episcopus enim, Primiclerus, et duo, vel tres Canonicos prapositos habeant cum consensu ceterum Clericorum, qui curam Diacesium, et Deganearum provideant, et necessaria Canonicorum adimpleant. Omni autem tempore unam omnes horam simul in Ecclesia celebrent. Unum refectorium, anum dormitorium Canonici cum Episcopis habeant, et ad mensam lectiones sanctas audiant, silentia custodiant, et dum Episcopi per Diaceses fuerint, nuniquam desit illa Canonica sine ano de pradictis Prapositis electis. As outras edições applicão parte deste Decreto aos Mosteiros de Monges. Mas no cap. 6. se falla sem duvida do Clero, quando se diz: Qui barbas non raderint, nec in choro ingrediant, nec lectiones divinas legant, nec responsoria cantent, nec ministeria sancta contingant, e se acrescenta: nec in capitulo, aut refectorio intrent.

(242) O Concilio de Compostella no cap. 5. faz menção de algumas superstições semelhantes às que observamos nos seculos antecedentes; Interdicimus, ut nulius Christianus auguria, et incantationes faciat, nec luna pro semina, nec od animalia domanda ( al. animalia immanda ) nec mulierculas ud telas alia suspendere; quia omnia cuncta idololatria est, et terrena, animalis, diabolica, anathematizat eam Sancta Mater Ecclesia: sed omnia cuncta in nomine Patris, et Filii, et Spiritûs Sancti de-

bent Christiani facere.

gapas pela occasião dos funeraes (243); e para a sanctificação dos Domingos desde a hora de Vespera do Sabbado (244) até á primeira hora da segunda feira, e das Festas maiores, cuja transgressão he considerada como crime publico. Vemo-los á cerca da Liturgia, que até quasi ao fim desta Epoca se conservou a Mozarabica (245); ácerca dos vasos, e paramentos sagrados (246); da reza do Officio Di-

(243) Mostra-nos assim esta pratica, como o abuso della, o cap. 5. do Concilio de Coyança, onde se diz: Clerici, et Laici, qui ad convivia defunctorum venerint, sic panem defuncti comedant, ut aliquid boni pro ejus anima faciant: ad qua tamen convivia vocentur pauperes, et de-

biles pro anima defuncti.

(244) O Concilio de Leão de 1020. no cap. 49. fin.: Item decrevimus, ut nemo sit ausus in Dominicis diebus, aut in pracipuis Festivitatibus facere pignus ad jus, pracedente Sabbato, usque in secunda feria horâ diei prima: quod si aliquis transgressor extiterit... illico excommunicetur, et pignus, quod fecerit, in duplo reddat domino suo, et persolvat Majorino Regis, et Episcopo terra illius sexaginta solidos moneta regia. E o Concilio de Coyança no cap. 6: Omnes Christiani die Sabbati advesperascente ad Ecclesiam concurrant, et die Dominica Matutina, Missas, et omnes Horas audiant, opus servile non exerceant, nec sectentur itinera, nisi orationis causâ, aut sepeliendi mortuos, aut visitandi infirmos, aut

pro Regis secreto, aut pro Sarracenorum impetu.

(245) Em alguns pontos de Liturgia toca o Concilio de Compostella. No cap. 1. diz : Ad omnes Missas dum dixerit Diaconus : inter vos pacem reddite; omnibus intra Ecclesiam (al. intra galeriam) stantibus pacis osculum sibi invicem trihuatur. Et in omnibus Communionibus maioribus Nativitatis Domini, Pascha, et Pentecostes, quisquis de quo habuerit munera offerat. No cap. 3. diz : Omnibus diebus Dominicis salisparsionem faciant, omnes hymnos cantent. Quanto á duração da Liturgia Mozarabica (cujo nome já explicámos na not. 40 desta Memoria:) bem se sabe as diligencias que de Roma se fizerão no seculo X. no tempo do Papa João X, e no seculo XI. no tempo do Papa Alexandre II. para a abolição deste Rito nas Hespanhas, e introducção do Rito Romano; e como finalmente se conseguio esta introducção em Castella e Leão no Pontificado de S. Gregorio VII. no anno de 1078, tendo-se já introduzido alguns annos antes na Catalunha, e Navarra. Veja-se sobre isto a Dissertação Historico-Chronologica sobre a Missa antiga d'Espanha, no tom. III. da Espan. Sagr., e hum antigo Documento publicado pelo mesmo Author della Fr. Henrique Flores no Append. III. do mesmo tom. p. 389.

(246) O Concilio de Coyança no cap. 3: Ecclesia sint integra, et non divisa, cum Presbyteris, et Diaconis, et de toto anni circulo libris (ao que na edição da Espan. Sagr. tom. XXXVIII. se faz a emenda, ou explicação: cum totius anni circuli libris) cum ornamentis Ecclesiasticis; ita ut non sacrificent cum calice ligneo, vel fictili. (Isto mostra a pobreza, em que estavão estas Igrejas, contentando-se o Concilio com que os calices não fossem de pau, nem de barro: mas não era assim em todos os distri-

Divino distribuida pelas Horas Canonicas (247); e da instrucção da Doutrina Christa (248); á cerca do asylo, ou immunidade local dos Templos (249); e da observancia dos dias de jejum e abstinencia (250). Vemo-los

ctos; porque o Concilio de Compostella, celebrado só seis annos depois, manda que sejão positivamente de prata não só os calices, mas cruzes, etc: he no cap. 3, onde diz: Cruces, capsa, et calices ex argento fiant, libri de toto anni circulo. ) Continua o cap. 3. de Coyança: Vestes autem Presbyteri sint in Sacrificio amictum, alba, casula, manipulum. Vestes Diaconi amictus, alba, cingulum, stola, dalmatica, manipulus. Altaris verò ara tota sit lapidea, et ab Episcopis consecrata. Hostia sit ex frumento electo, sana, et integra. Vinum sit mundum, et aqua munda ;ita ut inter vinum, hostiam, et aquam Trinitas sit significata. Altare sit honeste indutum, et desuper lineum indumentum mandam. Subtus colicem, et desuper corporale lineum mundum, et integrum. E quanto à frequencia da celebração, e assistencia ao sancto Sacrificio, diz o Concilio de Compostella no cap. 1. (segundo o exemplar de Leão) : Sacrificium Episcopi, Presbyteri quotidie Deo offerant, prater languorem, et debilitatem corporis; et ipsi tales, qui non obtulerint, semper audiant.

(247) O mesmo cap. do Concilio de Compostella, que acabamos de citar na not. antecedente, continua : Psalmos qui potuerit plus recitare, recitet; qui non plus, quinquaginta die omni persolvat. Et omnibus (al. cum omnibus ) Horis, prima, tertia, sexta, Vespertinis, et Completoriis, me-dium noctis (al. media nocte) Nocturnis, et Matutinis omni die persolvat. Aqui vemos, que só falta a hora de Nôa; e que chama Nocturnos ao que

hoje chamamos Matinas; e Matutinos ao que chamamos Laudes.

(248) O Concilio de Coyança no cap. 3. diz: Doceant autem Clerici filios Ecclesia, et infantes, ut Symbolum, et Orationem Dominicam memo-riter teneant. E o Concilio de Compostella no cap. 3: Et Omnes Christiani de minimis usque ad maximos Symbolum, et Orationem Dominicam me-

moriter teneant. (249) O Concilio de Coyança no cap. 12. manda : ut quilibet homo pro qualicumque culpa ad Ecclesiam confugerit, non sit ausus eum aliquis violenter abstrahere, nec percutere, nec persegui infra dextros Ecclesia, qui sunt triginta passus : sed sublato mortis periculo, et corporis deturpatione, faciat quod Lex Gothica jubet. Podia o Concilio allegar tambem a este respeito outros Concilios de Hespanha, como o XII. de Toledo no can. X, onde tambem circumscreve os 30. passos ao asylo; mas allegou as Leis, por quanto esta exempção emana da concessão dos Principes. Ha com effeito no Codigo Visigotico hum titulo : De his , qui ad Ecclesiam confugium faciunt ( que he o tit. 3. do liv. IX. ) e consta de 4. leis. Veja-se a Memoria 3. not. 155. Sobre a palavra dextros muito usada nas Escripturas desta Epoca, veja-se o Elucidar. na palavra Passaes. (250) O mesmo Concilio de Coyança no cap. 11. determina: ut omnes Christiani per omnes sextas ferias, nisi Festum intervenerit, jejunent et hora congrua cibo reficiantur, et faciant labores suos. Havia outros dias penitenciaes, em que nas Igrejas o Clero devia tomar vestes lugubres, como vemos no cap. 1. do Concilio de Compostella: Cilicia omnes Canonici apud se habeant, et capellos nigros; ut cum opportunitas fuerit, non DE LITTERATURA PORTUGUEZA 199
sobre a pratica da Penitencia assim publica (de que ainda havia vestigios) como particular (251); e severidade
da excommunhão (252) contra os contumazes; sobre a

sit eis necessitas inquirendi, sed omnibus diebus Quadragesima (al. omnibus diebus Decembris mensis) Litaniarum, et quarta feria et sexta, et quando pænitentiam tenuerint, induantur. A diversa lição, que falla no mez de De-

zembro, bem se entende, que quer dizer, no Advento.

(251) Já na not. antecedente vimos, que o Concilio de Compostella suppoe huma especie de Penitencia publica, quando diz, que os Eccleshasticos usarão do cilicio, e capellos negros, quando pænitentiam tenuerint. E he particularmente de notar, sendo do Clero: mas não nos admiraremos se repararmos, que até aos Bispos ella he imposta no cap. 3. do Concilio de Oviedo de 811; o qual depois de ordenar huma especie de pena de talião ao Bispo que accusar Arcediago de crime, que lhe não prove, accrescenta: Insuper communi decreto Concilii pro foribus Ecclesia 40 dies pro commisso facinore paniteat. Da publica Penitentia sem duvida falla o cap. 4. do Concilio de Leão de 1020., quando determina; ut omnes Archidiaconi, et Presbyteri, sicut Sacri Canones pracipiunt, vocent ad ponitentiam adulteros, incestuosos, sanguine mixtos, fures, homicidas, muleficos, et qui cum animalibus se inquinant. Et si pænitere noluerint, separentur ab Ecclesia, et à Communione. Não se designa aqui o tempo nem as praticas desta penitencia; mas he certo que ja não erão como nos seculos antigos. Tres annos de penitencia se impõe no cap. fin. do mesmo Concilio ao que reincidio em fazer penhora em Domingo, ou dia de Festividade; mas passados com pratica bem differente da do tempo, em que se observavão os quatro gráos, ou classes penitenciaes: Et si se emendare noluerit (diz o Canon) tres annos habeat panitentiam, unum ex illis in exilio, et duobus in domum suam, sicut ei praceperit Episcopus saus. De huma especie de penitencia publica falla tambem o cap. 3. do Concilio de Compostella, quando diz : Sed pro refugientibus, qui Ordinem Ecclesiasticum dimiserunt, et uxoribus se sociaverunt; si dimittunt eas, in confessionem admittantur. Siguis talis fuerit, ut propter infirmitatem, aut propter debilitatem impossibile videatur, sub ipsis Presbyteris de ipsis Ecclesiis intret, et omnia peccata manifestet, ut pænitentiam accipiat, et cum eis habitet, et cum eis dormiat, et numquam de eorum custodia recedat. Veja-se o cap. 5. do mesmo Concilio citado adiante na not. 253.

(252) Tanto na not. antecedente, como na seguinte se citão Canones, que comminão excommunhão contra os contumazes; mas aqui referiremos huma clausula do cap. 5. do Concilio de Compostella, em que se vê assim a extensão dos effeitos da excommunhão até além da morte do excommungado, como a excommunhão, a que hoje chamamos memor, que incorrem os que communicão com excommungados. He no exemplar de Leão, que se acha esta clausula: Raptores, falsatores, incantatores, mulierum suarum postpositores, aut cui legitimas accipere, et facti sunt contemptores, et per varias occurrunt, transgressores, refuganes, et Ecclesias partitores, sed ut Sanctos Canones admonent, per eas viventes, aut pæniteant, et ab his malis admissis abstineant, aut ab Ecclesia, et à Communione sancta recedant, et nec ad mortem commendentur; et qui eos re-

ceperint, aut cum eis consortium habuerint, similes illis erunt.

legitimidade dos Matrimonios, em que se póde presumir havia enormes abusos (253); sobre as Ordenações, e requisitos dos Ordinandos, não se descuidando de pôr os meios para os formar (254) na sciencia indispensavel; e

SO-

(253) Já na not. 34 desta Memoria observámos o abuso, que havia nas nossas Provincias meridionaes sujeitas ao jugo dos Mouros, á cerca da bigamia, e repudios, e de nupcias incestuosas. O mesmo dá a conhecer a respeito da Provincia de Galliza o Concilio de Compostella não só na enumeração, que faz de crimes no cap. transcripto na not. antecedente; mas mais claramente ainda no cap. 3, onde diz : Nullus Christianus duas uxores habeat, nec uxorem fratris sui accipiat. Quod qui prasumpserit, et tale scelus commiserit, ab Ecclesia, et à Communione privetur. E no cap. 5 : Hi consanguinei , qui sunt conjugati , à conjugio separentur , et pænitentiam expleant, aut ab Ecclesia, et consortio Christianorum expellantur. E no Exemplar de Leão : De incestis , vel consanguineis conjugationibus , infra septimo gradu non nubant, et qui nupti sunt usque ad quinto gradu separentur. Onde he para notar, que só constitue como impedimento dirimente a consanguinidade até o 5. gráo, tratando os dois seguintes só de impedimento impediente. A respeito do uso do repudio, e da bigamia vemos expressões em Escripturas dos nossos Cartorios, que parecem suppôllo. Em huma carta de communicação de bens entre marido, e mulher no anno de 1046. (original no Cartorio de Moreira ) se diz et non sedea ausus ea lacsare pro alia uxore, nec pro alia mulier. = Em outra de semelhante assumpto de 1091. (Pergaminhos de Pedroso no Cartorio da Fazenda da Universidade ) se vê : que sedea tigu per directs conjugio, et ex condugate per via bona, comodo alios viros bonos suas bonas uxores solent facere . . . et non leixe te pro alia mulier. Ja nisto reflectira Fr. Manoel da Rocha, Portug. Renasc., quando fallando do repudio, que D. Ordonho III. fez da Rainha D. Urraca para tomar D. Elvira, diz: « Não se admire o Leitor ... chore o miseravel estado daquelles « tempos, em que os Hespanhoes, postos na guerra dos Mouros todos « os seus cuidados, vivião com tal ignorancia, que até a tinhão da q indissolubilidade do matrimonio, sem saberem a grande força deste a vinculo a.

(254) Como o primeiro requisito para a legitimidade da Ordenação, he o ser limpa de simonia; não se podião esquecer delle os Concilios desta Epoca, especialmente grassando nella este mal, como a respeito das Provincias occupadas dos Sarracenos mostrámos já acima na not. 68. Diz o Can. 2. do Concilio de Compostella: Nullus prasumat simoniacus esse, quarens sibi ipsam Ordinationem; nec Episcopus, nec Presbyter, nec Diaconus, nec omnibus Ministris Ecclesia (al. simoniacus esse, quia sibi ipsam Ordinationem nec ab Episcopis, nec Presbyteris, nec Decanis, nec ab omnibus Ministris Ecclesia) emere, vel vendere, nec ipsa sacra ministeria, nec oleum, nec ulla de Ordine Ecclesiastico. Quod qui fecerit, simoniacum se esse cognoscat, non verissimum Christianum. Quanto ás qualidades requeridas nos Ordinandos, e meios para as obter, diz o cap. 5. do Concilio de Coyança: Archidiaconi tales Clericos constitutis quatuor temporibus ad Ordines ducant, qui perfectè totum Psalterium, Hymnos, et Cantica, Epistolas, Orationes, et Evangelia sciant. E o Concilio de Compostella, depois de dizer, no cap. 2: per omnes Diæceses tales eligantur Abbates, qui Myse

sobre o comportamento tanto na vida, como no habito externo dos ja Ordenados (255). Vemo-los finalmente assim para a defensão da Hierarchia, e da Jurisdicção Ectom. VII.

terii Sancta Trinitatis rationem fideliter faciant, et in Divinis Scripturis, et Sacris Canonibus sint eruditi; continua: = Hi autem Abbates per proprias Ecclesias Canonicas faciant scholam, et disciplinam componant, ut tales deferant ad Episcopos Clericos ordinandos Subdiaconus annos 18. (al. 24.) habeat, Diaconus 25., Presbyter 30. Ipsique totum Psalterium, Cantica, et Hymnos, Salisparsionem, et Baptisterium, insufiationem, et commendationem, et Horas, et ipsum cantare de Festis unius Justi (al. et ipsas Horas et Officium cantare de Martyribus) unius Confessoris, unius Virginis, de De-

functis, et omnia Responsoria perfecté sciant.

(255). Quanto ao comportamento da vida, diz o Concilio de Coyança no cap. 3 : Presbyteri , et Diacones , et qui ministerio funguntur Ecclesia ... mulieres secum in domo non habeant, nisi matrem, aut sororem, aut amitam, aut novercam. E o Concilio de Compostella no cap. 3 : Mulieres extranca nullam communionem, neque consortium cum Episcopis, nec cum Monachis habeant, nec ad habitandum permittimus ; propter necessitatem enim matrem, amitam, vel sororem morem et habitum religiosum ( al. religiosarum ) habentes non vetamus. Estas prohibições , que desde os primeiros seculos se achão sempre nos Canones, particularmente devião ser intimadas nesta Epoca, em que tanto se nota nas Espanhas a incontinencia do Clero. Já na not. 251. referimos huma clausula do cap. 3. do Concilio de Compostella, que diz: qui Ordinem Ecclesiasticum dimiserunt, et uxoribus se sociaverunt: e o cap. 5. do mesmo Concilio, depois das pelavras, que transcrevemos na not. 253. contra os bigamos, e incestuosos, diz: Îta etiam disponimus de Presbyteris, et Diaconibus conjugatis. Do que se vê haverem approveitado pouco as providencias dadas contra este absurdo tres seculos antes, isto he, no tempo do Rei D. Fruela, que reinou desde 757. até 768 ; do qual diz o Silense : Iste imposuit finem illi nequissimo sceleri, quod Vitiza Rex inter Christicolas sacrosancto Altario minis. trantes misere seminaverat ; scilicet ne Christi Sacerdotes carnalia conjugia ulterius sortirentur; miseria, de que pouco depois ainda faz menção o Papa Hadriano I. na Carta, que citámos na not. 34. desta Memo-ria. Adverte tambem o cap. 5. do Concilio de Compostella huma cousa pertencente à gravidade de vida dos Sacerdotes, que já se achava advertida por Canones antigos: Presbyteri ad nuptias causa edendi non eant, nisi ad benedicendum. Quanto ao trage, e decencia exterior; o cap. 3. do Concilio de Coyança, de que já acima referimos parte nesta mesma nota, antes da palavra mulieres, tem : arma bellica non deferant, semper coronas apertas habeant , barbas radant. E mais adiante : Vestimentum unius coloris, et competens habeant. E o Concilio de Compostella no cap. 1. ( segundo o exemplar de Leão : ) Vestimenta Episcoporum , Presbyterorum, Diaconorum usque ad talos. As edições antigas tem : vestimenta Episcoporum, atque Clericoium, etc. No cap. 2. diz : Nec ullus Minister Ecclesia vestes saculares (al. arma sacularis) portet : et omnis Canonicus detonso desuper capite, circulo corona incedat, ne comas supra dorsum dimittat, et abscissas habeat barbas. E em hum ultimo cap. que só se acha no exemplar de Leão: Innectimus de quod supra, ut illos, qui barbas non raderint, nec in choro ingrediant, nec lectiones divinas legant, nec responsoclesiastica (256), como dos bens da Igreja (257): e para

ria cantent, nec ministeria sancta contingant, nec in capitulo, aut in refectorio intrent; sed cum laicis sint ::: tati, nec pars de Ecclesia, vel

de rebus ejus non accipiat.

(256) Ha varios Decretos de Concilios, que se podem reduzir ao artigo da conservação da Hierarchia. O de Coyança no cap. 1. diz & Unusquisque Episcopus Ecclesiasticum ministerium cum suis Clericis ordinatè teneat in suis sedibus. Aqui podem ter lugar do cap. 1. do de Compostella as clausulus seguintes, que transcreveremos corrigindo huns exemplares pelos outros: El super res , et, causa omni Ecclesia nulius laicus, diligationem habeat, sed qui more, et habitu Canonicus apparuerit. Disciplinam, et nutritionem Clericorum faciant, et super omnes ordines Archipresbyteri, et Primicleri sub manibus Episcoporum ... duo vel tres Dispensatores existant. O cap. 4. tem: Ut eos, qui hactenus quasi in Clericatu permanserunt, et causa Ecclesiastica turpiter detraxerunt, ut ne fiat vetetur. Sed quicumque voluerit in consortio Canonicorum esse; et beneficia Ecclesia lucrare, aecipiat unum de septem gradibus ::; per quos Universalis Ecclesia regitur, ut Canonici, appareant; quod si noluerint, uxores degitimas accipiant ; et causa Ecclesia relinguant, et cum laicis parem ordinem teneant, nes de 1000 ad locum per mulieres divertant. Podem tambem aqui referir-se os Decretos, que tratão de huma certa exempção local dos districtos das Igrejas, como v. g. o cap. 3. do Concilio de Coyança, quando diz: Infra etiam dexe tros Ecclesia laici uxorati non habitent, nec jura possideant : e o cap. 3. do de Compostella: In omni Ecclesia infra LXXII. dextros nullus laicus, vel mulieres, nec refuganus sortem habeant, nec aliquos ex eis recipiant, sed stent cooperla à tegulis, et constructa. Sobre a exempção pessoal diz o cap. 3. do Concilio de Coyança: Omnes Ecclesia, et Clerici sint sub jure sui Episcopi, nec potestatem aliquam habeant super Ecclesias, sut Clericos laici. 🚍 O cap. 5. do Concilio de Leão de 1020. dá la conhecer que havia foro criminal Ecclesiastico, e delle recurso ao auxilio do braço secular: Item decrevimus, ut si forte aliquis hominem Ecclesia occiderit, et per se ipsam Ecclesia justitiam adipisci non potuerit, concedat Majorino Regis vocem judicii, dividat que per medium calumniam homicidii.

(257) A acquisição, conservação, e reivindicação dos bens da Igreja, como huma das causas maiores, era tratada, e determinada nos Concilios, ou Juntas Geraes. O Concilio de Oviedo de 811. quando no cap. 3. manda, que se peção, contas aos Arcediagos nomeados para Visitadores, diz: Nos Episcopi cum Comitibus; et plebe Ecclesia conjuncti. : i funta sententiam Canonicam, et librum Gotthorum, quidquid (quispiam) de facultatibus Ecclesia illicité distraxerat, pro quantitate culpa persolvat, communique consilio alius loco ejus succedat. Nos mesmos Concilios se tratavão as questões, ou litigios sobre os referidos bens. No cap. 2. do Concilio de Leão de 1029. se diz : Pracipimus , ut quidquid testamentis concessum. . . Ecclesia tenuerit ( bem se sabe que a palavra testamentum comprehende todo o genero de escriptura ) firmiter possideat. Si verò aliquis inquietare voluerit ... testamentum in Concilion adducatur, et à veridicis hominibus utrum verum sit exquiratur : et si verum inventum fuerit testamentum, nullum super eum agatur judicium, sed quod in eo continetur scriptum, quiete possideat Ecclesia in perpetuum. Si verd Ecclesia aliquid jure tenuerit, et inde testamentum non habuerit; firment ipsum jus cultores Ecclesia juramento, ac deinde possideat perenni avo. Para mais favorecer a conser-

" Marin

todos estes fins promovem as Visitas Episcopaes, e Con-

cilios (258) assim Provinciaes, como Diocesanos.

As Leis, que tem por objecto a Religião, devião (. LII. Leis perseguir-se as que se dirigem ao Direito Publico da Nação, tencentes as que servissem, digo, a fazella poderoza, rica e ao Direito Publico.

Cc ii po- Milicia.

vação, e segura posse dos bens da Igreja, não quer que valha prescripção de 30. annos contra ella: Nec (continúa o cap.) parent trecennium juri habito, seu testamento; Deo etenim fraudem facit qui per trecennium rem Ecclesia rescindit. E o Concisio de Coyança no cap. 9. manda; ut tricennium non includat Ecclesiasticas veritates; sed unaquaque Ecclesia ( sicut Canone's pracipiunt , et Lex Gothica mandat: ) omni tempore suas veritates recuperet, et possideat. A Lei Gothica, que aqui se allega, he naturalmente a lei de Wamba, que no Codigo Visigothico forma a lei 6. do tit. 5. do Liv. IV., e a lei 4. do tit. 1. do liv. V : ao qual titulo he de crer, que tambem se refere o cap. 3. do Concilio de Oviedo acima citado. (Veja-se a Memoria III. not. 154.) Contra a usurpação, ou roubo dos bens da Igreja ha tambem o cap. 4 do mesmo Concilio de Leão de 1020: Mandavimus adhuc, ut nullus audeat (aliquid) rapere ab Ecclesia : verum si aliquid intra cæmeterium per rapinam sumpserit; sacrilegium solvat; et quidquid inde abstulerit, ut rapinam reddat. Si autem extra cometerium injuste abstulerit rem Ecclesia, reddat cam; et calumniam cultoribus ipsius Ecclesia, more terra. A estes bens pertencem os direitos, que se devião pagar aos Bispos, como a terça Episcopal, da qual faz menção huma Escriptura do Tombo de Leão fol. (citada no tom. XXXV. da Espan. Sagr. p. 136. n. 198.) a qual contém huma composição, que por intervenção do Arcebispo D. Bernardo se acordou entre o Bispo de Leão D. Pedro, e o Abbade de Sahagum sobre as terças de algumas Igrejas, allegando o Bispo, que por Direito Canonico, e costume da Igreja lhe tocavão as terças, que o Mosteiro percebia de tempos áquella parte.

(258) O Concilio de Oviedo de 811. no cap. 3. estabelece huma especie de Synodos juntamente com as Visitas. Ad hac sancimus, ut Concilio Regis, et Optimatum Regni, et Ecclesia plebis eligamus Archidiaconos boni nominis viros, qui per Monasteria, et Parochitanas Ecclesias eundo, bis in anno Concilia celebrent, et lolium extinpando gregi Domini pradicationis semina ministrent, ipsa que Monasteria, sive Ecclesias ita disponant, quatenus nobis fideliter rationem reddant. Nos capp. 6. e 10. trata o mesmo Concilio da celebração dos Concilios Provinciaes, ou Nacionaes: no 6. diz: Quicumque in prafatis Sedibus inventi fuerint Episcopi (isto he, os que tinha nomeado acima como suffraganeos de Oviedo) ad Concilium vocentur, eisque, sicuti et nobis, in Asturiis mansiones singula dentur, quibus quisque sua necessaria teneat, ne, dum ad Concilium tempore statuto venerit, victûs supplementum ei deficiat. (Desta providencia para a sustentação dos Bispos já fallamos na not. 159.) E no cap. 10. fallando aos mesmos suffraganeos diz: Ovetensem Scdem, quam Dominus elegit Metropolitanam, colite, ac pro posse vestro fideliter erigite, et sicut superius diximus, locis, qua vobis ab ipsa Sede per Asturias attribuuntur, rei vestra vestros procuratores ponite, et definito tempore ad

Concilium Quetum recurrite.

e polida. O poder, ou força em armas nenhum soccorro quasi recebia então da arte militar : não podião haver tropas regulares, nem bem disciplinadas : segundo a necessidade ora se união ás gentes do Rei as dos Condes e Senhores territoriaes, ora se empregavão estas separadamente nas acções, que se lhes offerecião: o numero, o valor dos combatentes acêso pela justiça da causa, que defendião; e as circunstancias occorrentes he quem decidia da sorte das batalhas antes do que a sciencia da guerra. Não nos dá por tanto esta Epoca materia alguma para o Codigo Militar da Nação.

6. LIII. Commercio; Arcultura.

Dos meios para adquirir riqueza, e opulencia, especialmente dos do Commercio, e Artes que uso podía ter tes: Agri- hum Povo, que necessitava de estar sempre com as armas na mão? que se hia como formando de novo, e tinha de ganhar o mesmo terreno, sobre que houvesse de recahir depois a opulencia? A terra pois, que se hia cobrando, era nestes tempos toda a riqueza dos moradores, que nella se estabelecião. Restava portanto só o meio da agricultura; mas para esta florecer quanto cumpria, faltavão os braços. Apezar de ajudarem á povoação os Mouros, que se sujeitavão, e ficavão vivendo em boa harmonia com os Christãos (259), sempre sobejava terreno inculto a muitos

pro-

(259) Já na not 217. apontamos alguns exemplos de Doações pias feitas por Mouros, no territorio de Coimbra principalmente. Aqui apontaremos mais alguns, que provão como elles possuião terras, e fazião contractos sobre estas com os Christãos. He o liv. dos 'Testamentos de Lorvão o que no-los apresenta. No n. 2. ha huma larga Doação feita no an. de 1967. por Nezeron, e sua mulher Tortera, em que quasi todos os nomes das muitas testemunhas, que assignão, são mouriscos; em que entrão dois Sacerdotes Kuzem, e Cendon: doão humas casas, junto a Coimbra; vinhas e pomares no Valle de Inquiris; vinhas em Coselhas; o que lhes coubesse na Villa de Alkapdek, e na Villa de Alcoirana, e na de Arazedo; nas Villas de S. Justo, e de Taveiro; os seus quinhões em Forma, e no campo de Mauricos; huma leira no porto de Ananelos; outra em Alfoura; outra em S. Justo; outro quinhão em Arquanio, e todo o Canal, que o Rei lhes tinha dado; todas as terras de Valle Kovo desde Abzoleiman até Gurbes; tudo o que tinhão em Albiaster, Vimieira, e Gondesim, e no campo de Fonte auria, e huma seira em Figueira. = No n. 7. ha huma Escriptura de venda, do an. 933. em que hum dos vendedores he Zaadon, e sua mulher Argunti. = 0

proprietarios. Á falta de braços se ajuntava a da competente criação de gados. Daqui vem as alienações, que a cada passo se encontrão, de terras, de herdades, ou das chamadas Villas em troca de hum boi, de huma vacca, ou bezerra, de huma egoa, de hum cavallo, de huma manta, ou huma pelle, de algumas medidas de pão, etc. (260). O que prova, além da pouca abundancia de gados,

n. 12. contém huma Doação do an. 937., em que assignão Mouros e Chris. tans. - Em outra, que se contém no n. 13. feita por Samaritana, das Villas de Albiaster, e Sallas, os nomes das testemunhas são quasi todos mouriscos. = No n. 22. se acha a venda de huma seara no an. 961. por D. Elduara a Iquilla Ibem Nezeron, e sua mulher e filhos todos Mouros, pelo preço de hum captivo Christão, com a condição de ficar por morte dos compradores ao Mosteiro. = No n. 5. ha huma Doação d'ElRei D. Sancho do an. 966, onde se falla de propriedades, que tinhão sido de Iben Daudi, e outras de Zaadon Falifaz. = O n. 91. contem a Doação de huma herdade em Villar Telhado no an. 976. pelo Presbytero Abanib: = o n. 69. a venda de hum moinho no an. 978. por Zuleiman Iben Lazaro: = o n. 9. a Carta de venda de huma grande fazenda em Villela no an. 1016. pelo Mouro Zuleima Iben Giarah; e todas as testemunhas são Mouros: — o n. 10. a Carta de venda, feita no mesmo anno, de to-da a herdade, que tinha em Villela o Mouro Mahomad, filho de Abderahman, e neto de Harit: são tambem Mouros todas as testemunhas: 🚍 o n. 15. a venda da quinta de Botão pelo Mouro Oberros em 1018. ; e em que as testemunhas são todas Mouros. = Nem só neste territorio vizinho de Lorvão vemos signaes de muitos Mouros proprietarios de terras a vemo los tambem no territorio do Porto. No Cartorio do Mosteiro de Moreira se conserva o original gothico, de huma Carta de communicação de bens feita por Julio e sua mulher Onorada a Donam Zalamiz em 24. de Fevereiro de 983. = Tambem se conserva huma Carta original de venda de huma herdade por Garcia Moniz, e sua mulher a Gonçalo Raupariz e sua mulher in territorio Anegia, em 15. de Fevereiro de 1043, em que dizem os vendedores: ibidem ilo Kasall, quos fuit de Cidi Ben Elias, unde ad nobis ipse Cidi Karta roboravit. = No mesmo Cartorio ha outra Escriptura original de venda da porção de hum casal no territorio do Porto feita no an. 1075. por Animia ao Presbytero Zeleiman.

No Cartorio do Mosteiro de Vayram (Pergaminhos antigos n. 25.) ha huma Carta de partilha de bens entre os filhos de Vermudo em Março de 1080.; que remata: Zoleima Presbyter notuit. De todos os citados Documentos se colhe, que não só os Mouros como proprietarios pacificos fazião contractos com os Christãos; mas que até se achavão alliados com estes por casamentos; como se vê da mistura de nomes mouriscos com godos entre pais, e filhos: e que se ordenavão; apparecendo muitas vezes Presbyteros com nomes arabes. E reflecte o Antiquario Sancta Rosa ao n. 9. dos Testamentos de Lorvão, que tanto tinhão os Mouros bebido os costumes da Hespanha, que até ás vezes confundião o an. da Era d' Hespanha com o an. da Hegira.

(260) Das innumeraveis Escripturas dos nossos Cartorios , em que se encontrão estas permutações, apontaremos aqui algumas para exemplo.

200

dos cas falta não só das artes do luxo nada conhecido; mas das manufacturas da primeira necessidade.

LIV.
 Moeda.

Estas permutações tão ordinarias de generos, em vez de vendas por dinheiro, são tambem hum argumento da raridade da moeda, como sempre succede onde não ha nem commercio externo, nem minas. A estimação, que muitas vezes nas Escripturas se dá áquelles generos comparados com a moeda (261), offerece mais huma combinação entre o

17.7-

No Cartorio de Moreira, se conserva o original de huma Escriptura de alienação de herdade in Villa Quitones subtus mons Alvaretios ; discurrente rivulo; Quitomes a prope litare maris territorio Portugalense, in preciv I. vaka: he datada do an. 1009. - No n. 15: do livro dos Testamentos de Lorvão ha a venda da Quinta de Botam, em que o preço he huma egoà apoldrada. No an. 1037. achamos no Cartorio de Mo-reira a venda de buma leira in Villa Petra ficta... terridurio Portugalensis prabtus Kastro Guifiones ; discurrente ribulo Lega , prope litore maris ; pretio II. quartas de pan , et una manta. = No mesmo Cartorio ha o originale de outra Carta de venda de huma herdade in Villa Petra ficta inter Minum; et Ataulfi, territorio Portugalensi; precio una juvenca soltera , et VI. quartas de milio : he do an 10;81 # Ha ahi mesmo o original de huma Escriptura del venda, em 1041, que huma leira in Villa Retorta, subtus castro Bove, proper ribulo Ave, precio una pele, et una o velia. - No mesmo Cartorio ha a Escriptura original de outra venda de certa herdade in Villa Petroso; preço una pelle aninia, et I. manta bona; et lenzo; et unos calabasos, et VI. modios de milio he do an. 1044. Ha ahi mesmo o original de huma Escriptura de venda de Teiras in Villa Retorta, subtus Castro Bove, preço X. quartas in pane, et în res : he do an 1047. = No an seguinte ha a venda de herdade subtus Kastro Gundemari, territorio Portugalensi, discurrente ribulo Paramio ; et accepimus de vos (dizem os vendedores na Escriptura , que se conserva original no mesmo Cartorio ) in precio in anno arcto , et adqueixato de fame VI. quartos de milio. = Ha ahi mesmo , e do mesmo anno huma Carta de venda de herdade in Villa Gamundi alpe montis Abenoso, terridorio Portugalensi , ribulo Utidi , discurnente fontes: Penelas , preço cavalo colore roselo , de sedos , et in alio pretio CX. morabotinos. - No mesmo Cartorio ha o original de huma Escriptura do an. 1059. de venda de huma herdade in Villa Egarel, disconvente vibulo Labruja prope litore maris, territorio Portugalense, subtus Kastro de Bove in precio una vaca cum sua filia media, et uno bove medio, et alio precio XIIII. medios. Em huma Carta de venda de huma marinha em 24. de Fevereiro de 1070. (que se acha no mesmo Cartorio que de que fazemos menção adiante na not. 269.) o preço he uno lenço de sirgo. Veja-se a nota seguinte, e a 1 : A. o 215 3 not. 2667 1

(261) Por exemplos em Escriptura de venda (que se acha original no Cartorio de Moreira) deschuma herdade in terridorio de Leza, alpe mons Custodias, territorio Portugalensi, non longe litore maris... in precio cavalo roselo pretiato in C. solidos he do an. 1041. \(\simega\) No mesmo Cartorio ha Escriptura original, do an. seguinte, da venda de certas

valor do dinheiro, dos gados, das alfaias, e das terras; da qual se vem sempre a concluir, que estas erão, á pro-

porção, as de menos preço.

Na moeda não achamos notavel novidade; vemos as mesmas, que corrião no tempo dos Visigodos (\*); vemos libras (262), soldos (263), dinheiros (264) apparecem

herdades in Villa Vargenella, subtus mons Sancto Felice, discurrente ributo Souza, territorio Portugalense, e huns casaes ; preco Io. cavalo in CC. XX. solidos, selato com sela negra, et I. freno de grema, et I. manto francico. Ha alli mesmo outra Escriptura original de venda de huma herdade in Villa Maredus, subtus mons Petrinello, discarrente ribulo Cavaluno, terridorio Anegia ... precio uno Kavalo baio in C. solidos : he do an. 1043. 

No Cartorio da Fazenda da Universidade ha huma Carta de venda, de 1047, de herdade in Villa Petroso, discurrente ribulo Feberos, terridorio Portukal; in precio uno cavalo preciato in CCC. solidos, et II. fazonzales, et una pele aninia, 

Outra Escriptura (no mesmo Cartorio an. 1048.) de venda de certa herdade in Villa Retorta suptus alpeni Mondonia in ripa Sausu, territorio Portugalense ... pro una pelle alfanene, e uno cavalo apreciato in CCC. solidis. Veja se adiante a not. 266.

(\*) Veja-se a Memoria III. not. 176. (262) Sempre que nos Documentos desta Epoca se falla em libra; se acrescenta a palavra auri. Em huma Escriptura feita pelo Bispo João a favor da Igreja de Val-composto em 804. he que achamos huma frase particular: diz, que quem contravier ao disposto nella, pague auri li-bras mille, et obulum auri puri auriculari ponderatum. He o unico Docu-mento desta Epoca, que tenho visto, em que venha o obolo, (Veja-se DuCange v. obolus aureus, .) Nas Escripturas de mais antiguidade dos nossos Cartorios acho tambem o talento, e que parece ser synonymo, de libra, como DuCange tambem nota a respeito de Documentos de outros paizes. Na Doação de Cartemiro à Igreja de Sancto Andre de Sozelo em 870. (já citada) se impõe ao transgressor a pena de pagar due libras auri, bina talenta. = Na Doação de Trudilli em 878. se lê : duo auri talenta. - Na Doação de Muzara, e Zamora ao Mosteiro de Cette em 882. : quri talentum. = Em Escriptura de ElRei D. Fernando,, de 1039. (Espan. Sagr. Tom. XXVI. p. 449.) solvat miliarias auri; que talvez deva ser; mille libras auri, como se acha na Escriptura de D. Sancho de 1068. que ahi se segue, e em que se repetem clausulas inteiras da de D. Fernando. - Em duas Doações ao Mosteiro de Moreira (e que se conservão originaes no seu Cartorio) huma em 1987., e outra em 1088., se acha; auri libras ternas, vel quaternas.

(263) Assim como a libra sempre se ajunta a palavra auri, assim a solidus, sempre se ajunta argenti, ou argenteus. So achamos no Albelidense na vida de D. Affonso Magno: centum millia auri solidos Regi persolvit. Huma Escriptura do mesmo D. Affonso de 891. (Espan. Sagr. Tom. XXXVII. Append. 12. ) tem: mille solidos argenteos: - No Testamento de Mumadona em 959. lemos: CCC. solidos argenteos - Em Escriptura de sua filha D. Flamula, no an. seguinte & 40. solidos argenteos. = Em Doação do Bispo de Oviedo Diogo em 967. (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 280.) cum mille solidis purissimi argenti. - A mesma exsó de novo os morabitinos, ou maravedis, (265) não fal-

pressão se acha no cap. 12. do Concilio de Coyança: mille solidos purissimi argenti. = Parece synonyma da palavra purissimi, a de Kazimi, de que usão algumas Escripturas nossas. = No numero 21. dos Testamentos de Lorvão se contém huma Carta de venda, que o Presbytero Pedro Bahalul fez ao Sacerdote Daniel da sua Igreja de S. Gucufate em 893. por preço de 45. soldos Kazimos. = No n. 9. ha huma Carta de venda (que já citámos na not. 259.) em que se vende huma fazenda por XX. soldos de argento Kazimi. = Outra Carta do mesmo an., que se acha no n. 10. do mesmo livro ( e que tambem citámos na referida not.) contém a venda de huma herdade por 40. soldos de argento puro. Reflecte o Author do Elucidar. na palavra soldos Kazimos; que esta fraze corresponde ao que em Latim se diz: probata moneta, isto he, soldos de boa lei. Outra frase achamos nos em huma Carta de venda de Novembro de 999. no Cartorio de Caramos (e se acha tambem em outras do seculo seguinte ) a saber: solidos plate monete; o que entendemos significar simplesmente mveda de prata, ignorando já os seus barbaros escriptores a palavra argentum. Tambem se designava a qualidade, ou genero de soldos pela terra, em que erão cunhados, ou em que particularmente corrião. Em huma Carta de venda do an. 925. (original no Cartorio de Moreira ) se diz : et accepinus de vos pretium VI. solidos galliganos: = e em outra de venda (do mesmo Cartorio) de 23. de Dezembro de 955 : et accepimus de vos precio in tres solidos galleganos. = Em outra Carta de venda (que se acha no n. 7. dos Testamentos de Lorvão ) de 1. de Dezembro de 933 : CC. solidos toletanos. Cantos Benites no seu Escrutin. de monedas cap. 3. n. 10. prova, que o valor do soldo de prata ainda depois da restauração de Hespanha era de 1 de onça, e durárão no Reino de Leão até o anno 1160. Veja-se adiante a not. 267.

Mais raras vezes se acha nesta Epoca menção do dinheiro ( de-(264) narius ). O Concilio de Leão de 1020. no cap. 30. tem : Vinatarii semel in anno dent sex denarios Majorino Regis. Os exemplos, que traz o

Elucidar., todos são ja do tempo da Monarchia Portugueza. (265) Por exemplo, em a Carta de venda do an. 1048. do Cartorio de Moreira, que já acima citámos na not. 260. Sobre os diversos nomes desta moeda, e a sua antiguidade; veja-se Elucidar. na palavra Maravedil: pertende-se ahi refutar a opinião de Risco, que no tom. XXXV. da Espan. Sagr. diz, que antes do an. 1020. se não acha na Espanha documento algum, que falle em maravediz; e se allega sómente por fundamento da refutação huma Escriptura do Cartorio de Pendorada do an. 874: porém nesta outros lem modios, e não morabitinos. A mesma variação, que padeceu o valor dos soldos, se observa nos maravediz. No reinado de D. Affonso VI. se deu o nome de maravedil ao soldo de ouro e de prata; os de ouro, que este Rei fez cunhar, valião 1 de onça, correspondente ao aureo, ou soldo dos Romanos, e se chamárão Alfonsins velhos e bons ( Cantos Benites 1. c. cap. 5. nn. 3. 4. cap. 6. n. 2. ) Estes terião ( segundo o Author do Elucidar. ) de valor intrinseco mais de 500 rs., ainda que diz, que aqui se chamárão Alfonsins do nome do nosso D. Affonso I.

lando nos modios (266) que se póde dar por certo serem medida, e não moeda. Fallando-se de soldos, se faz ás Tom. VII.

(266) Já os eruditos Academicos João Pedro Ribeiro na Observação 5. da Diplomatica Portugueza, e Fr. Joaquim de S. Rosa no Elucidario na palavra Modio mostrarão, que o modio era só medida, e não moeda. Assim he que apparecem nas escripturas, como preço, modios simplesmente sem se lhes ajuntar palavra alguma, que denote a especie, a que servissem de medida, como se vê no ultimo dos que citamos na nota 260.; e de que he escusado produzir aqui mais exemplos, porque são vulgarissimos. Ha tambem alguns de escripturas, em que ainda mais parece designar-se moeda pelos modios; avaliando-se pelo numero delles os diversos generos, que fazião materia do contracto: v. g. na Carta de communicação de bens de 2. d'Abril de 874. (que se conserva no Cartorio de Pendorada, e que já temos citado) se diz: pariet parte, de quos isto placto observaverit, X. boves de XIII. MXIII. m medios. Em Carta de venda por Froila, e Olalia a Astrulfo em 16. de Setembro de 946. (original do Cartorio de Moreira:) precio accepimus váca de X. modius. = Em Carta de venda de 20. de Março de 960. (ib:) accepimus de vohis precium in saia carmesim in XX. modios. = Em outra do mesmo Cartorio, do an. 1009. se vende huma herdade, in precio I. vaka apreciata in VIII. modios. = Em outra do mesmo an. e Cartorio entra no preço 1, vaca apreciata in XV. modios. = Em Carta de venda de hum campo in Villa Lauredo no an. 1017. (Cartorio de Pendorada) he o preço uno bove in XV. modios. = Em outra venda feita pelo Mosteiro de S. Romão em 20. de Setembro de 1024. (Cartorio de Pendorada) se diz: precium quotor boves de XX. modios. 

Em outra venda feita em 25, de Maio de 1025 (Cartorio da Fazenda da Universidade:) et accepimus de precio de vos uno bove de XIII. modios, et una pelle de XIII. modios. = Em Carta de venda de herdades no territorio do Porto em 15. de Setembro de 1026. (Cartorio de Moreira:) et accepimus de vos pretio . . . una vaka con suo bezeru in XVI. modios. = Em Carta de venda de huma herdade em Villa Verde, no territorio do Porto em 19. de Setembro de 1059. (original no Cartorio de Moreira:) pro precio II. boueucus de X.ª Xij modios, et also precio X. modiss. = Em Carta de venda de bens in Villa rial discurrente ribulo Sardorea et Durio, em 24. de Agosto de 1080. (Cartorio de Pendorada, pergaminhos avulsos:) accepimus de vos precio XXXV. modios . . . in saias, et in lenços, in capras, et ovelias, et porcos, in centeno, et milio. = Em Carta de venda de huma leira in Villa Goterre, territorio Brachara, em 27. de Janeiro de 1070. (Cartorio da Collegiada de S. Tiago de Coimbra:) precio VII. modios in costa de uno bove. - Em Carta de venda de herdade in Marina noba, discurrente ribulo Leza, em 24. de Fevereiro do mesmo an. (original no Cartorio de Moreira: ) in precio uno lenzo de sirgo apreciado in XL. modios. = Em Carta de venda de certos bens in Villa Rovordanus, em 4. de Janeiro de 1073. (Cartorio de S. Bento d'Ave Maria;) pretio II. vacas in XXVII. modios, et in panus VIII. modios. = Em Carta de venda de certos ao Mosteiro de Paço de Souza em 26. de Agosto de 1086. (Cartorio do Mosteiro, Livro das Doações fol. 24:) in precio X. modios in pannos, et cirios, et oblationem per diem Nativitatis. Domini. = Em Carta de venda de bens em S. Pedro e S. Christovão, vezes a diferença de moeda do Rei (267), e moeda da

Cidade (268).

Huma qualidade de fazenda, que muitas vezes entra nas vendas, ou doações, são as Marinhas (269); fa-

em 25 de Janeiro de 1092. (Cartorio do Mosteiro de Vairão, maço 7. de pergaminhos antigos n. 14): et accepimus de vos in precio aderato X. modios in una pelle conelia, et una capa nigra. Deixamos muitos outros semelhantes. Mas pelos que ainda vamos a citar se conhecerá claramente, que em todos estes casos sempre os modios erão medida, e não moeda. Em Carta de venda de huma leira in Villa Retorta em 1039. ( que se conserva original no Cartorio de Moreira) se diz : precio una pelle in III. modios, et II. quartas, et una ovelia in modio. = Ja na not. 260. citámos outra Carta de venda, do mesmo Cartorio, do an. 1047., em que o preço he X. quartas in pane, et in res. = Em huma Escriptura do mesmo Cartorio de 13. de Abril (já allegada na not. 222.) se diz : accepimus de vos precio inter animalia et arjemto II. modios. - No mesmo Cartorio ha Escriptura original de outra venda de herdade in Villa Mazanaria em 17. de Janeiro de 1056., em que se diz: pro XXIX. modios in pane, et in alio precio promiscuo XI. modios menos quarta. = Em Carta de venda de 16. de Maio de 1083. (que se conserva no Cartorio de Pendorada, entre os Pergaminhos avulsos) se diz: in precio . . . uno litario adpreciado in X. quartas, lanco nobo, et unas brakas nobas cum sua imbragatoria in V. quartas, et uno porco in duos modios, et una porca in duos modios, et duos porcalios in tres quartas. Em algumas Escripturas, em que se declara por preço simplesmente tantos modios, se acrescenta palavra, que só lhe póde quadrar sendo medida, como por exemplo em huma Carta de venda de huma leira in Villa Toderedi, em 2. de Abril de 1065. (que se conserva original no Cartorio de Moreira) onde se diz: pro pretio ... quindecim modios in pleno. - Em outra Carta original do mesmo Cartorio, de 17. de Fevereiro de 1071., de venda de huma herdade in Villa Retorta, se diz : p. X. modios in pleno. = A mesma fraze se acha em outra Carta de venda de herdade no mesmo sitio em 8. de Junho do mesmo anno, e que se conserva no mesmo Cartorio. Finalmente faz-se a differença entre metal, e modio na Escriptura da fundação do Mosteiro de Laurenzana em 969. (Veja-se adiante a not. 300 :) quingentos solidos puros argenti vel modii. E em hum prazo do Mosteiro de Salzedas, ja do tempo da Monarchia se falla do foro de 3. modios de maravediz. (267) Da moeda de Rei falla o Concilio de Leão de 1020. em tres capitulos, tratando sempre de soldos: no cap. 19. : Si aliquis testium falsum testificasse probatus fuerit, reddat pro falsitate sexaginta solidos, monetam Regis: no cap. 29: Et si aliquis praceptum illud praterierit, quinque solidos moneta (regia) suo Majorino Regis det: e no cap. 49: persolvat Majorino Regis, et Episcopo terra illius sexaginta solidos moneta

(268) O mesmo Concilio de Leão no cap. 40. tem: Homo habitans in Legione, et infra pradictos terminos pro ulla calumnia non det fidiatorem, nisi in quinque solidos moneta Urbis. E no cap. 46: Qui mercatum publicum... perturbaverit... sexaginta solidos moneta Urbis persolvat Sajoni Regis.

(269) Entre outras cousas, que contém huma Doação de Fernando

zenda, que não necessitava de tantos braços, nem de outros meios mais, que a agua vizinha á maior parte das propriedades destes novos povoadores : quasi não ha escriptura das innumeraveis, que deste tempo contém os nossos Cartorios, especialmente as do extenso territorio do Porto (então chamado de Portugal) em que se não confronte a herdade vendida, ou doada pela beira do rio, ou mar, que a banhava.

Os mesmos impedimentos que havia para o Com- LVI. mercio e Artes, o erão ainda mais para a Litteratura; ra. para esta não só tolhião os meios, mas tornavão os homens inhabeis para a receber. Apenas de pessoas da Familia Real nos consta que tivessem alguma; sendo os exercicios ordinarios, ainda dos moços mais distinctos, a caça, o manejo das armas, o ensino dos cavallos (270). A Litteratura,

Dd ii

Sandiniz, e sua mulher Geloira ao Mosteiro de Lorvão em 980. (liv. dos Testamentos n. 25. ) he : per singulos annos de nostras salinas de Coneliaria XX. modios de Sal. = Em 31. de Agosto de 929. vendeu o Presbytero Thonesario ao Mosteiro de Moreira (Escriptura original no Cartorio do mesmo Mosteiro) salinas nostras proprias, diz o vendedor, in Villa Dagaredi ... juncta Corte salinas Ariani ... cum suis muris, et maris, vel suis vasis ... Et de parte monte ... suos muros petrineos et suo Casare, et ... suas fontes: et de parte maris suos cepales, et ter-reno pro salinas facere. — No Relatorio dos bens de D. Gonçalo Viegas, e sua mulher D. Flamula feito em 1017. (Pergaminhos do Mosteiro de Pedroso no Cartorio da Fazenda da Universidade de Coimbra) se diz: sala cum suas salinas. Em Moreira ha huma Carta de venda (gothica) pela qual Pedro Quilifonsis vende a Tructesindo Guterres, e sua mulher Gontrode em 24. de Fevereiro de 1070. a parte que lhe cabia em huma marinha nova subtus Castro Quissones discurrente ribulo Leza. = Em Riba d'Ave doon Fernando a Tructesindo, e sua mulher duas marinhas em 13. de Outubro de 1074. (original do Mosteiro de Moreira.) = Em outra Doação de 28. de Maio de 1080. (original do mesmo Cartorio) feita por Adosinda, diz esta que dá salinas meas proprias, qua avemus in foce de Ave in Villa, quos vocidant Villa Comide... e mais adiante ... duas salinas cum sua vida ... septem salinas cum sua vida. = No Cartorio de Pendorada, maço da Freguezia de Quebrantões, n. 3. ha huma Doação feita 20 dito Mosteiro por Ermesinda Moniz, e sua Irmã Gelvira Moniz em 16. de Julho de 1090, em que lhe doão tres talios de marina in Leza in loco Lavandaria.

(270) Do Rei D. Bermudo I. (que reinou de 788-791.) diz o Silense: Is ab ipsis puerilibus annis, jussione Patris, litterarum studiis traditus, etc. — De ElRei D. Fernando diz o mesmo Silense. Rem mera

traditus, etc. = De ElRei D. Fernando diz o mesmo Silense : Rex verò Fernandus filios suos et filias ita censuit instruere, ut primò liberalibus disciplinis, quibus et ipse studium dederat, erudirentur. Dein ubi atas patie-

que houve nas Provincias meridionaes occupadas dos Arabes, e de que fallamos na I. Parte desta Memoria, não pode penetrar a este nosso terreno: não ha delle hum só Escriptor: os monumentos, que nos restão nas escripturas de doações, ou outros contractos, mesmo de Ecclesiasticos; bem attestão a sua barbaridade: querendo conservar o costume de as escrever em Latim, le perdendo cada vez mais o conhecimento deste, substituião a muitas palavras latinas as do idioma patrio (271); e como este carecia de diversos casos nos nomes, escrevião os mesmos latinos sem a terminação que a construcção requeria; e o mesmo praticavão nos tempos, e pessoas dos verbos; formando assim huma algaravia cada vez mais inintelligivel.

6. LVII. Mudanca

Até concorreu para a ignorancia das primeiras letras de Letra. a mudança dos caracteres, que na declinação desta Epoca se introduzio na Hespanha, substituindo-se ao caracter gothico, ou toletano, o chamado francez, por se usar geralmente em toda a França (272); se bem que dentro desta Epoca só se começão a vêr entre nós monumentos

> batur, more Hispanorum equos cursare, armis, et venotionibus filios exercere fecit. Sed et filias, ne per otium torperent, ad oninem mulichrem honestatem erudire jussit.

> (271) Muitas destas palavras do idioma vulgar não tem semelhança, nem analogia alguma com as latinas. O que parece favorecer a opinião, que defende não ser originada da lingua Latina a Vulgar das Hespanhas, na qual discussão não entramos, por não ser este o seu lugar

competente.

<sup>(272)</sup> D. Rodrigo de Toledo (Lib. 6. cap. 30.) fallando do Concilio de Leão do an. 1090. (sobre o qual se póde vêr Espan. Sagr. tom. XXXV. pag. 348.) diz, que nelle se determinarão muitas couzas ácerca dos Oficios Divinos, e accrescenta: Statuerunt etiam, ut de catero amnes scriptores omissa littera Toletana, quam Gulfilas Episcopus adinvenit, Gallicis litteris uterentur. E. Mabillon (De re Diplomat. 116, 3. ad Tabel. 45.) tendo dito: Per id tempus (an. 1156.) Europai fere omnes Gallicana scriptura genus, propria abjecta, susceperunt; cita, acerca da Hespanha, as sobreditas palavras de D. Rodrigo. Mas parece que a determinação daquelle Concilio se restringio aos Officios Ecclesiasticos, como entendeu D. Lucas de Tuy, dizendo dos Padres do Concilio: Statuerunt etiam, ut Scriptores de catero Gallicam litteram scriberent, et pratermitterent Toletanam in Officiis Ecclesiasticis, ut nulla esset divisio inter Ministros Ecclesia. Mas deve-se advertir (como diz Risco Espan. Sagr. Tom. XXXV. p. 350.) « que suposto se decretasse esta abrogação « da letra Gotica para todos os dominios de D. Affonso VI., a exeg cução foi mais prompta em huns, que em outros. Daqui vem acha-

# DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

de hum caracter mixto, a que por isso se chamava semigothico; e só depois do estabelecimento da Monarchia

apparece o puro francez (273).

Se do Direito Público passamos ao Particular, e co- 4. LVIII. meçamos pelo objecto mais nobre deste, quero dizer, pe-Direito Particular. las Pessoas; não póde deixar de nos dar logo nos olhos 1.º objea divisão, que entre ellas põe a mais notavel differença; livres cto, Pese escravos: esta ultima condição sempre repugnante á na- vres, e tureza, mas sempre recebida ainda entre os Povos mais servos. civilizados, he neste Paiz, e nesta Epoca tanto mais numerosa, quanto mais são os titulos, que a produzem. Ha escravos, a que chamão originarios, ou criação (274):

« rem-se escripturas Goticas posteriores ao Decreto, especialmente no « Reino de Galliza, em que a letra Gotica se conservou até ao meio « do seculo XII., durando o algarismo até ao seculo XIV. Ainda nas Ci-« dades , em que erão mais faceis os Mestres da letra Franceza , se « encontrão varios Instrumentos escriptos em caracteres medios, isto he, « que participão dos Francezes, e dos Goticos. O que provinha da « grande difficuldade, que se achava em deixar hum costúme observado « inviolavelmente por tantos seculos «.

(273) Os resultados das observações feitas a este respeito pelo erudito Lente de Diplomatica João Pedro Ribeiro, são. 1.º Que o caracter semigothico, ou mixto começa a apparecer desde a Er. de 1100. 2.0 Que dahi por diante ainda se achão huns monumentos puramente gothicos, outros mixtos até á Er. de 1120. 3.º Que dahi por diante começa a ser menos usado o caracter gothico. 4.0 Que este quasi desapparece desde a Era de 1140 : e só então apparecem originaes indisputaveis de

caracter francez.

(274) Erão estes os servos domesticos nascidos já de outros servos, a que nos chamamos creoulos. A expressão de servos originarios a achamos em huma Escriptura original do Cartorio de Moreira de 17. de Abril de 995., onde se diz : Donamus, atque concedimus vobis ipsa mancipia ... ut aveatis ea firmiter vos , et omnis postheritas vestia . . . et judicetis, sicut et alios vestros servos originales. - A frase de homines de creatione; ou de creantia, ou simplesmente criazon, era muito ordinaria. Já na not. 228. citámos huma Doação de Adelgastro ao Mosteiro de Obona em 780., em que se diz: Danus nostras creationes nominatas Sandero cum filis, et filiabus, etc. = e outra de D. Ordonho II. ao Mosteiro de Lerez em 915., onde diz : Addimus ... homines de nostra creatione. = Em huma grande Doação do Rei D. Garcia filho d'El-Rei D. Fernando a Affonso Ramiriz em 16. de Dezembro de 1070. (origin. no Cartorio de Pendorada ) se diz : Omnes hereditates, et Monasterios, sive et de creatione. = N'huma Carta de venda, entre particulares, de bens in Villa Avenoso, territorio Portugalense em 1073. (original no Cartorio de Moreira) se diz : Et damus ad vobis mancipios nostros NN. et mancipias NN. cum suis filiis NN : adeatis illas hereditates, et illa criazon. Veja-se a not. 279.

ha escravos mouros havidos pelo direito de conquista (275); e ha servos de pena (276), seguindo o uso da

(275) O Elucidar. na palavra Mauro, citando huma Escriptura do liv. das Doações de Tarouca, do an. 1155., em que se diz : Et pro illa hereditate recepimus in pretium tres mauros ... et ad Dominum terra sex mauros; acrescenta a seguinte nota: « Em hum tempo em que a escra-« vatura dos Mouros vogava tanto em Portugal, não seria difficultoso fa-« zer delles moeda corrente. » He certo porém que o Author duvida que a dita Escriptura de huma prova disto, acrescentando: « Porém eu « me persuado que estando no original morabitinos, com esta, ou seα melhante abreviatura mrs., na copia se escreveu por erro mauros α. Mas ainda dando por certa esta interpretação, e prescindindo de hum monumento, que sahe, de mais a mais, muito fora da nossa Epoca, dentro della se achão documentos, em que se vê claramente, que os Mouros servião de preço nos contractos. Entre os que vamos a citar alguns só provão a escravatura dos Mouros; mas outros mostrão tambem que entravão no commercio, como os gados, e outros bens. Na Doação de Trudilli a seu marido Evenando em 28. de Fevereiro de 878. (Cartorio de Moreira) lhe dá entre outras couzas: tres mancipias nominatas ipsas Mauras Mariame, et Sahema, et Zafara. = Em Doação de Odoario Daviz a sua Irmãa Trudilli ( cuja data na Escriptura original do Cartorio de Moreira se acha com erro, se não he na antecedente que o ha; tendo esta a data de 13. de Abril de 907., e se vê pelo contexto que na realidade he anterior à outra ) diz o doador : Concedo tivi mancipias meas NN. ipsas Mauras. = N'huma Doação de Oveco, Bispo de Leao em 24. de Junho de 750. ( Espan. Sagr. Tom. XXXIV. Append. XV.) feita ao Mosteiro de S. João de Vega, entre os bens doados conta caballos X. cum rebus propriis, que congruit illis: quindecim juga boum, mauros II., et redemptio de tertio solidos ducentos. = O cap. 22. do Concilio de Leão de 1020. diz: Servus verò, qui per veridicos homines servus probatus fuerit, tam de Christianis, quam de Agarenis, sine aliqua contentione donetur Domino suo. = No Relatorio dos bens de D. Gonçalo, e D. Flamula em 1050. (Pergaminhos de Pedroso no Cartorio da Fazenda da Universidade) se lê: pro quos mici levarun III.88 meos omines in cabtibo con mauros. = Na Doação de alguns bens ao Mosteiro de Cartavio pelo Conde Froilan Velaz e sua mulher em o an. 1076. (Espan. Sagr. tom. XXXVIII. p. 327.) se diz: Damus adhuc Mauis, qui à nobis fuerunt captivati, nominibus Mutarsafe, cum familiis suis, et Talafe, et uxorem suam nomine Vagam cum filiis suis. Damus etiam equas viginti, vacas quinquaginta, juga boum viginti, oves ducentas. = N'huma Doação de varios bens ao Mosteiro de Pendorada em Setembro de 1078. (Cartorio do dito Mosteiro, maço da Freguezia de Serrazes n. t.) diz a doadora Maior Menendiz: Facio plazum ad Monasterio S. Johanis de corpus meum, et de omnia mea hereditate ... tali pacto, ut me contineatis in vita mea de victum, et vestit um, et ego faciam vestram operam, quam michi jusseritis. Et accepi de vobis in beneficio una moura, que serviat me in vita mea.

(276) Em Doação de Garcia Paes ao Mosteiro de Pedroso em 1087. em 6. de Fevereiro (Pergaminhos de Pedroso no Cartorio da Fazenda da Universidade) depois de declarar a pena pecuniaria ao infractor, continúa; et si non habuerint unde componant, serviturus tradatur cum omnibus rebus, quas habuerit, et cum omni posteritate, que de illo post hance

## DE LITTERATURA PORTUGUEZA 215

Legislação Gothica. Todos estes como se não fossem pessoas, entravão na materia, ou preço dos contractos, como os gados, e outros bens. Comtudo alguma distincção tinhão, como na Epoca antecedente, os servos das Igrejas (277), e os do Fisco (278). Havendo servos, nos quaes a natureza sempre grita pela liberdade, precisamente devia haver manumissões, cuja acção os monumentos deste tempo exprimem pelo verbo ingenuare (279); restringindo a synonymo de livre, a palavra ingenuo, com a qual tambem appellidavão as terras livres de servidões (\*); afastando-se da propriedade que a palavra tinha na linguagem do Direito Romano, applicada a quem nunca havia sido servo, nem era filho, ou descendente de servo.

Entre estes verdadeiros ingenuos continuava neste Paiz & LIX. a distincção, sem a qual não póde subsistir a ordem civil, peões. Diquero dizer, a de Nobres, e pedes, que vemos exprimida versos por diversos termos (280), sendo sempre designado o gráos de huns, e

gráo outros.

prevaricationem natum fuerit. = Em Doação, que ao Mosteiro de Pedroso (ib.) fez de varios bens, e direitos em 1090. Flamula Honorigiz ; depois de exprimir a mulcta penal, accrescenta : et si non habuerint unde componant, serviturus tradatur cum omnibus rebus, quas habucrint, et cum omni posteritate, que de illo post hanc prevaricationem natum fuerit.

(277) Ja na nota 229. dissemos como dos servos das Igrejas se tira-

vão alguns para os ministerios, e Ordens Clericaes.

(278) Já tambem vimos na nota 218. como os Reis davão aos servos do Fisco a faculdade de poderem doar ás Igrejas a quinta parte dos seus bens; não tendo aliás a livre disposição para alienar os bens, que se Thes permittia possuir, assim como os outros servos, incluidos mesmo os das Igrejas, segundo vemos no cap. 7. do Concilio de Leão de 1020., que diz : Decrevimus iterum , ut nullus emat hareditatem servi Ecclesia (seu Regis, vel cujuslibet hominis:) qui autem emerit, perdet eam, et precium.

(279) Na Doação de Gundesindo ao Mosteiro de Lavra, de 21. de Fevereiro de 897., já por vezes citada, se diz: ingenuamus nostros ser-Vos. = no Testamento de D. Flamula em 960. (Cartorio da Collegiada de Guimarães) se diz: tam Villas, quam servus, que ei ordinamus ingenuare. — Na Doação de Tructesindo Gutierres ao Mosteiro de Moreira em 17. de Fevereiro de 1087: et illa quinta de omnia mea criazon, mando illa ingenuare ; ... ut sedeal ingenua, et libera, et ubicumque voluerit, in nomine Domini deserviat, post parte ingenuitatis, ad quemcumque voluerit. (\*) Veja-se a nota 167.

(280) O Nobre he chamado senior, nobilis, maior natu, etc. O peão, que se lhe contrapõe, se chama ora minor, ora inferior, ora villanus gráo de maior nobreza pelo nome de Infanção (281). Na

Ot-

O Concilio de Leão de 1020. diz no cap. 9: Nobilis ... emat solare, aut hortum alicujus junioris ... Junior verò, qui ... emerit hareditatem alterius junioris, etc: no cap. 20.: nullus junior, cuparius, ac vendarius, etc: no cap. 41: Majorinus, vel Sajo, aut dominus soli, vel aliquis senior, etc: o Cap. 6. do Concilio de Coyança acaba por estas palavras: Si maior persona fuerit, per annum integrum communione careat, si inferior persona fuerit, centum flagella accipiat. No cap. 13. do mesmo Concilio se diz; Mandamus, ut omnes maiores, et minores, etc. A Carta de D. Affonso VI. inter Christianos et Judaos, já citada, he dirigida: Omnibus maioribus, atque minoribus commorantibus in tota terra de Legiona. E no contexto diz: vobis omnibus supra nominatis tam maioribus natu, quam etiam et omnibus villanis: e quasi no fim: tam de Infanzones, qum etiam de villanos.

villanos. (281) O Elucidario, na palavra Infançom, depois de refutar a opinião dos que reputavão os Infanções por filhos e netos de Reis, diz que, a seu vêr, erão Moços-fidalgos, ou Escudeiros-fidalgos, que ainda não tinhão grangeado o gráo de Cavallaria; o que he conforme á opinião de Authores Castelhanos, de que se pode ver alguma cousa em DuCange v. Infanciones. Mas como ainda os documentos do nosso territorio, que alli se allegão em prova, são posteriores a nossa Epoca; aqui citaremos os que achamos dentro della, em que se falle de Infanções, de cuja confrontação se poderá fórmar algum juizo do que elles fossem. Pellos fins do seculo X. vemos huma Escriptura de convenção entre os habitantes, e o Bispo de Lugo ( Espan. Sagr. Tom. XL. p. 403.) onde se diz: Nos Monachos ipsius Sedis, et Infanzones, qui vestios comitatus obtinemus, etc. = Em huma Escriptura do Censual do Porto de 1029. (que se póde vêr em Argote tom. III. Docum. 8. ) que trata de certa demanda entre dois Presbyteros do Mosteiro de S. Martinho de Soalhaes, e Garçia Moniz depois de se fallar dos Bispos que assistirão ao julgado, e de alguns Condes, se accrescenta: et illos Infançones, qui erant in Portugale N. N. N., et aliorum multorum filii benenadorum. = Na ampla Doação de D. Sancho de Castella ao Mosteiro Aucense em 1068. ( Espan. Sagr. Tom. XXVI. p. 450. e seguintes) se diz : Comites, Potestates, sive Infanzones mei Regni, vel Villani ... concedo, ut ... habeatis eas cum ipsa eadem consuetudine, qualem habent maiores, sive Infanzones mei Regni ... ita emendet Prasuli Ecclesia calupniam, vel homicidium, ac si faceret uni de melioribus Infanzonibus Regni mei. — Huma Escriptura de D. Affonso VI. de 1075. (Espan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 323.) tem por titulo : Adendrous VI. litem. habet cum Infanzanibus qui habitahent in territoria de phonsus VI. litem habet cum Infanzonibus, qui habitabant in territorio de Lagneio, etc. E no contexto diz: Orta fuit intentio inter Infanzones de Lagneio, et omnes ibi hareditatem habentes ( nomêa 22. ) ... et Dominum Adefonsum, etc. Dicebant ipsi Infanzones, et ipsi hareditarii ... quod ipsa hareditates, seu villa, quas ipsi possidebant in Lagneio, fuerunt possessa ab avis, et parentibus corum sine ullo tributo regali, vel servitio fiscali, etc. E o Rei sustentava, que desde seu Bisavô as tinhão os Reis possuido ab integro, ou integras. E procedendo-se a exame das provas, acharão (diz a Escriptura) quòd omnes nobiles, et Infanzones

tenentes hareditatem in Lagneio ... non habebant eas (hareditates, aut villas) jure hareditario, sed tenebant eas per manum Majorini Regis usu-fructuario, et persolvebant per ununquemque annum parti Regi calugnias

ordem dos peões havia alguns mais chegados á condição servil, em razão do serviço que devião prestar ao senhor da terra, de que erão moradores, e que não podião desamparar sem perder os herdamentos, que nella tivessem

(282).

Tanto nos nobres, como nos peões póde haver hum & LX. Pais de estado, de que lhes resultão certos direitos pessoaes, e cer- Familia, tas obrigações correspondentes: como cabeças de familia Direitos tem os direitos, e as obrigações de maridos, e de pais. e obriga- e obriga- Acerca destes não se acha na Legislação dos Reis de Leão lhes tocão. desta Epoca cousa particular, regulando-se nisto pela Visigothica: assim o attestão as escripturas de quaesquer alienações de bens, em que se vê sempre com o marido nomeada a mulher, como meeira nos bens, e sem cuja outorga o marido os não podia alienar. Em consequencia dos direitos paternos vemos cartas de adopção, ou perfilhação (283), e de desherdação (284).

Tom. VII. Ee He

et fossatarias, etc. = Já vimos na nota antecedente que o mesmo Rei na Carta inter Christianos et Judaos, etc. depois de ter dito: tam maioribus natu, quam etiam et omnibus villanis; diz: tam de Infanzones, quam etiam de Villanos. = De todos estes documentos se colhe que os Infanções erão os nobres, sem que se designem aquellas particularidades, ou restricções, que pelo tempo adiante achamos especificadas nos monumentos de Castella e Aragão.

(282) O cap. 10. do Concilio de Leão de 1020. diz: Qui acceperit mulierem de mandatione, et fecerit ibi nuptias, serviat pro ipsa hareditate mulieris, et habeat illam. Si autem noluerit ibi morari, perdat ipsam hareditatem. E o cap. 11: Item decrevinus, quod si aliquis habitans in mandatione asseruerit se nec juniorem, nec filium junioris esse; Majorinus Regis ipsius mandationis per tres bonos homines ex progenie inquietati habitantes in ipsa mandatione confirmet jurejurando eum juniorem, et junioris filium esse. Quod si juratum fuerit, moretur in ipsa hareditate junior, et habeat illam serviendo pro ea. Si verd in ea habitare noluerit, vadat liber ubi voluerit cum cavallo, et atondo suo, dimissa integra hareditate, et bonorum suorum mea dietate. Vejão-se as notas 167. e 211.

(283) Por exemplo; em huma Escriptura de 11. de Abril de 1041. (original do Cartorio de Moreira) se contém huma Carta de perfilhação: são os perfilhantes Ermogio Ageremias, e sua Irmã Cidi Ageremias, em que dizem: Venit nobis in voluntas... ubi faceremus a vobis Subrino nostro Gunzalvo Raupariz Cartula perfiliationis, et benefactionis de omnias nostras heritates, que auvemus de avolengo, et parentum nostrorum, simul et nostras ganationes, que ganamus per cartis, et justo pretio, etc. = Em Escriptura do an. 1068. (Cartorio do Mosteiro de S. Bento d'Ave Maria do Porto) diz Auderigo Presbytero: Placuit mici prona voluntate, ut facere tibi filio, et dise

6. LXI. 2.º Objetima, e testamentaria.

He porém de notar, que as escripturas chamadas de percto do Di. filhação, continhão antes huma doação causa mortis a reito Par-algum estranho, dos bens que tocarião a filhos, se os Bens. He- houvesse; e por isso mais pertencem ao segundo objecto rança legi- do Direito Particular, isto he, aos bens, onde se trata dos diversos modos de adquirir o dominio delles. Conhecião, e praticavão os dois modos civis de herdar bens, assim por herança legitima (285), como testamentaria; sendo a idéa desta tão vulgar, que a toda a disposição ácerca de bens, como já advertimos, chamavão Testamento; ao mesmo tempo, que entre tantos instrumentos designados com este nome raras vezes se acha hum rigoroso Testamento (286) feito com as solemnidades requeridas; mas

> pulus meus, et nepto meo Vermudo Presbyter Carta donationis, et perfiliationis, simul et testamento de omnia nostras hereditates, que abemus de subsectione abiorum, et parentum nostrorum, etc. = Huma Escriptura passa-da em Abril do dito anno (Cartorio da Fazenda da Universidade de Coimbra) começa: Kartula benefactis, vel perfiliationis etc: e allega: dicit Lex, et Scriptura; omnis enim, qui filium non abuerit, faciendi de rebus suis quod voluerit, etc. Ha com effeito esta allegada Lei no Codigo Visigothico, a Lei 20. fin. do tit. 2. do liv. IV. (Veja-se a Memoria III. not. 307.

> (284) Em huma Carta de Doação, que em 1062. fez Fromosindo Romariguist a seus, filhos diz : Pro quo exivit filio meo Fernando de meo precepto, exheredavi eum de tota mea rem. (Cartorio da Pendorada, original. )

> (285) Já nos documentos citados proximamente na not. 283. vimos como se fazia menção dos bens havidos de pais, e avós, em contraposição aos bens adquiridos, ou ganhados por propria industria. A cada passo vemos nas escripturas esta declaração dos bens de parentella, ou de avolengo. Aqui apontaremos algumas, em que se declara a parte de que os pais podião dispôr, quando lhes ficavão filhos legitimos. Em Doação, que Tructesindo Tructesindis, e seu Tio fizerão aos Mosteiros de Pedroso, e de Villa Cova em 31. de Outubro de 1081. ( Pergaminhos de Pedroso ) dizem 😑 Si in die mortis nostre . . . aliquod ex nobis non remanserit semen legitimum, fique a heransa ao Mosteiro: si verò ex nobis semen legitimum remanserit, fiquem 4. = Em Doação de Garcia Paes ao Mosteiro de Pedroso em 6. de Fevereiro de 1087. (ibid.) diz o doador : si ex me filius legitime uxoris non remanserit, relinquam illam . . . ad integrum. Si autem filius legitime habuerit, habea duas partes, et alia tertia pro anime mee in supradicto Monasterio deservia. = Em Escriptura de contracto entre Garcia Tructesindiz, e Gonçalo Gutierres em 10. de Maio de 1088. se diz ; Post obi-

> in vestras manus, etc. (286) Reconhecião comtudo as circunstancias, em que valia o tes-

> tum meum, si non abuerit semen legitimum, que relinqua ipsa ereditate

todos os que continhão disposição, que se houvesse de verificar por morte do proprietario dos bens, erão mais depressa Doações, que em Direito Romano se dizem causa mortis.

Do modo de adquirir os bens, ou de os alienar em & LXII. vida por contractos he que dão exemplo a maior parte dos documentos, que enchem os Cartorios, pertencentes a esta Epoca; cartas de doações, e de vendas, nas quaes se allegão muitas vezes os requisitos, que segundo as Leis Gothicas, devião ter estes contractos para serem firmes, e valiosos, (287) especialmente o de não intervir nelles força, nem medo.

Ee ii Pa

tamento, e em que havia direito para o fazer. Em Escriptura de doação de Gonçalo Paes a Payo Gonçalvez em 8. de Agosto de 1060. (Pergaminhos de Pedroso no Cartorio da Fazenda da Universidade) pela qual revoga outra antecedente feita ao Mosteiro de Sancto Tyrso, se diz: Misit verbos per omines sapetores, et doctores legis, dicentes judices, et magistratus, ut non valeat testum dum testator vixerit. E adiante: et ut dixit Scripture: omnis homo, qui semen non habuerit, de emnia sua faciat quod

volucrit, etc. (287) Citaremos alguns por exemplo. Huma Escriptura de doação de 7. de Novembro de 1068. (Cartorio de S. Bento d'Ave Maria, maço de pergaminhos) começa: Magnus est enim titulum donationis, in qua nemo potest hactum verit largitatis inrunpere, ne ... a legis proicere, sed quidquid prona voluntate pro scriptura traditur, vel donatur, nullo modo inrumpatur, et idem in liber Godorum Doctores sanserunt, et in Canoniga sententia demonstraverunt, donatio que pro vin, nec metum non fuerit extorta, talem qualem hemptio habeat firmitatem. 

Na grande Doação do Rei D. Garcia filho d'ElRei D. Fernando a Affonso Ramiriz em 16. de Dezembro de 1070.: Magnum est enim titulum donationis, in quo nemo potest actum largitatis inrumpere ... nec lex foris proicere debet, etc. = Em Carta de doação feita por Gontina a seu filho em 6. d'Outubro de 1072. (original do Cartorio de Moreira) tem : et quia sic dicit in liber Gotorum: valeat donatio, sicut et venditio, etc. - Em Carta de doação feita por Gelvira Janardici, e outras, da porção que tinhão na Igreja de Sancta Marinha sita em Villar de Porcos, em 11. de Fevereiro de 1075. (original no Cartorio de Moreira): et dicit in liber Gudorum quod valeat venditio sigut donatio. = Em huma Doação de bens in Villa Arnoja ( Cartorio do Mosteiro d'Arnoya) em 25. de Setembro de 1076. diz a doa-dora: Et abuimus illa de viro nostro N., quos dedit nobis in dona à patrone, sicut lex docet. = No Cartorio do Mosteiro de Pendorada, armar. de Docum. var. maço 6., ha huma Doação de 11. de Fevereiro de 1083 que começa: Magnum est enim titulum donationis, vel perfiliationis, in qua nemo actum largitatis inrumpere non potest, neque foris legem proicere, sed quidquid libenter amplectere : Denique Lex canet Gotorum, ut rem donata, si per presentibus tradita fuerit, nullo modo inrumpatur a donatore, sed per testes, et scripture convinceat, etc. Vemos tambem no Cartorio de Moreira huma Carta de Fiadoria de 18. de Maio de 995.

o. LXIII. 3.0 Objereito Particular: Acções.

Para a conservação, ou reivindicação destes bens necto do Di- cessariamente devia haver o meio das acções, que por isso costumão formar o terceiro objecto do Direito Particular. Já no S. 39. desta Memoria fallámos dos Juizes, e Officiaes destinados para a decisão dos pleitos, e das diversas instancias, e recursos, que se concedião ás partes litigantes; e na nota 182. produzimos varios exemplos de sentenças dadas segundo as Leis Visigothicas; reservando para este lugar o fallar mais particularmente da ordem do processo, qual se póde colher dos informes documentos, e qual permittia o estado dos Povos adversos ao rigor de todas as formulas judiciaes, e pendendo sempre para o estado natural.

. LXIV Fòrma do processo civil.

Vemos comtudo huma primeira denunciação, que o author antes de todo outro procedimento devia fazer ao reo, e que corresponde á citação, ou libello (288), cuja omissão era sujeita a grave pena. Devião em consequencia daquella notificação comparecer as partes em Juizo no termo aprazado, e produzir suas provas (\*). A prova de instrumentos era a mais summaria, tendo só de se fazer sobre estes o exame por peritos, a que chamavão exquisição (289): não procedendo esta prova, ou não a haven-

<sup>(288)</sup> Era prohibido, e punido todo o sequestro, ou aprehensão dos bens antes desta primeira denunciação. O cap. 19. do Concilio de Loão de 1020. diz: Et qui aliquem pignoraverit nisi prius domino illius conquestus fuerit, absque judicio reddat in duplum quantum pignoraverit. Et si priùs facta querimonia aliquem pignoraverit, et aliquid ex pignore accide. rit; plane absque judicio reddat in duplum

<sup>)</sup> Sobre este comparecimento das partes ao prazo assignado, e producção das provas em geral; veja-se o que apontamos na not. 182. desta Memoria.

<sup>(289)</sup> Deste exame dos instrumentos falla o Concilio de Leão de 1020. no cap. 2., dizendo: Pracipimus, ut quidquid testamentis concessum, et roboratum aliquo in tempore Ecclesia tenuerit, firmiter possideat : si verò aliquis inquietare voluerit illud, quod concessum est testamentis ... testamentum in Concilium adducatur, et à veridicis hominibus utrum verum sit exquiratur; et si verum inventum fuerit testamentum, nullum super eum agatur judicium, sed quod in eo continetur scriptum, quiete possideat Ecclesia in perpetuum. E no cap. 19 : Si querimonia vera fuerit, et non per suspectionem, perquirant cam veridici homines, etc. = Ja na not. 182. citamos huma Escriptura de 28. de Setembro de 911., em que se diz que

vendo, se recorria á das testemunhas (290); punindo-se tanto mais gravemente as falsas (291), quanto esta especie de prova he mais frequente, e indispensavel. Ultimamente se recorria á prova do juramento das partes, humas vezes em supplemento (292), outras para acompanhar as bar-

o Rei D. Ordonho II. para proceder á confirmação das doações feitas a Mondonhedo, nomeara muitos Provisores ... et homines bonos, qui solent antiquitatem comprovare. = No instrumento de huma demanda entre o Rei D. Assonso VI., e os Infanções de Lagneio (que já temos citado) se diz : Super hac assertionem voluit Rex dare unum militem armatum in medio campo uni illorum sibi contradicentium, quem ipsi inter se elegissent ad discutiendum inter utrosque veritatem. Porém a Infanta, et omnis militia Regalis Palatii rogati ab ipsis Infanzonibus, et hareditariis de Lagneio rogaverunt Regem, quatenus ista assertiones non essent discutienda per pugnam, nec per Librum Judicum, per quem Rex querebat accipere judicium, sed per veridicos exquisitores. Tunc Rex... placuit exquisitio. Posuit itaque exquisitorem Comitem N.; et Infanzones ... posuerunt suum exquisitorem N., et illi exquisitores invenerunt in inquisitione, etc.

(290) No cap. 19. do Concilio de Leão de 1020. depois das palavras transcriptas na not. antecedente seguem-se estas: Et si non potuerit inveniri vera exquisitio, parentur testimonia ex utraque parte talium hominum, qui viderunt, et audierunt, etc. Ja na not. 182. vimos quão vul-

garmente nas causas se reccorria á prova de testemunhas; regulando-se nella pelo disposto na Legislação Visigothica.

(291) O cap. 19. do Concilio de Leão, pouco depois da clausula acima copiada, continua: Si autem aliquis testium falsum testificasse probatus fuerit, reddat pro falsitate sexaginta solidos monetam Regis, et illi, contra quem falsum protulit testimonium, quidquid suo testimonio perdidit reddat integrum : domus que illius falsi testis destruatur à fundamentis, et deinceps à nullis recipiatur in testimonies (vel in judicio, sed excommunicetur.) = O Concilio de Coyança recommendando aos Regedores a boa administração da Justiça; diz no cap. 7 : Quod si testes falsi convictifuerint, illud supplicium accipiant, quod in Libro Judicum de falsis testibus est constitutum.

(292) Em Escriptura de pleito sentenceado pelo Rei D. Affonso V. em 30. de Agosto de 1025. (que já allegamos extensamente na not 182.) se recorre á authoridade da Lei 22. do tit. 1. do liv. II. do Codigo Visigothico, onde se diz: Juden ut bene causam cognoscat, primum testes interroget, deinde scripturas inquirat, ut veritas possit certius inveniri, ne ad sacramentum facile veniatur. Este mesmo espirito vemos na Carta de D. Affonso 61 de 1091. inter Christianos, et Judaos, quando diz: Si ... Judaus ... habuerit testimonias ... nullus illorum non juret. Quòd si aliquam testimoniam habere non potuerit ille Judaus ... juret ille Christianus ... Et si ipse Christianus jurare minime quasierit juret ille Judaus, etc. Era em caso de divida, no qual o Judeo era author. Depois repete a mesma determinação, quando fosse author o Christão; deferindo-se em falta de testemunhas o juramento primeiro ao reo, em virtude do qual ficava convencido o author; e não querendo o reo jurar, se deferia o juramento ao author por elle ficar de ganho da causa. - Em huma Escriptura do mes1 1

baras provas de combate (293), ou de agua fervendo (294), ou agua fria, que ainda se não havião abolido; se bem que as não consideravão como verdadeiras provas judiciaes, mas antes como penas (nome que mesmo (295)

mo an. (original no Cartorio d'Arouca) em que se refere huma demanda entre Gontina e herdeiros, e o dito Mosteiro d'Arouca ácerca da Igreja de Rio de Moldes; se diz: Querelantes pervenerunt ante Alvazir Domno Sisnando, qui dominus erat de ipsa terra ipsis temporibus. E depois das allegações segue-se: Tunc jussit Alvazir per manu de suo Vigario Cidi Fredariz, quod dedissent ipsos Fratres sanctum juramentum, sicut Lex Gotorum docet, etc. E depois de nomear todos os que se juntárão como Juizes, e como partes, accrescenta: et filii multi bonorum hominum, et totum Concilium de Arauca, et Recamondus, qui est Vigario de Alvazir, et de Cidi Frederiz, et miserunt fidiatores de amborum parte. E por fim pronunciou o Juiz mandando que jurassem quatro Frades, e quatro leigos.

(293) Já na not. 289. seferimos hum Documento, em que se faz menção da prova de combate. Mas mesmo o Concilio de Leão a determina quando no cap. 40. diz: Sed si accusatus fuerit fecisse jam furtum, aut per traditionem homicidium, aut aliam proditionem, et inde fuerit convictus, qui talis inventus fuerit, defendat se juramento, et per litem cum armis.

ctus, qui talis inventus fuerit, defendat se juramento, et per litem cum armis. (294) Em huma Escriptura de Doação de D. Ordonho I. de 20. de Abril de 857. (Espan. Sagr. Tom. XXXVII. p. 323.) se diz: Non faciat aliud judicium, nist aquam calidam, et juramentum. O Concilio de Leão citado, no cap. 19 : Si facta fuerit querela ante judices de suspectione ; ille, quem suspectum habuerint, defendat se juramento, et calida aqua per manus bonorum hominum. E no cap. 40 : Homo habitans in Legione, et in. fra pradictos terminos pro ulla calumnia non det fidiatorem, nisi in quinque solidos moneta urbis: et faciat juramentum, et calidam aquam per manum bonorum Sacerdotum. = Em Escriptura de D. Affonso VI. de 1072. (Espan. Sagr. Tom. XXXVI. Append. p. LV. ) diz o Rei: Fuit consuetudo usque ad hanc diem Sagionibus nostri Regni, qu'd propter homicidia non palam, sed occultatione, et latrocinando perpetrata depradabant, et devastabant Villas circumquaque positas, et cum cogerent ipsas Villas eliminare per juramentum, et per penam aque calide, faciebant solvere legem homicidii in ea Villa, qua deprensa fuisset, et hoc quasi justum videbatur. E referindo depois hum abuso commettido pelos ditos Sajões, o qual condemna, continua: Sed ita constituo, et decerno pro Dei amore, et pro salute anime mee; ut cum tale homicidium perpetratum fuerit, cujus auctor non invenitur, cogant Villas, de quibus suspicio est, per juramentum, et per penam aque calide . . . Hac autem Lex juramenti , et hujus aque calide , que în terra Legionensi confidenda est, non aliquo in loco peragatur, ut in ipsa vrbe in Sede Sancte Dei Genitricis Marie, qua caput retinet ejusdem Urbis. A prova de agua fria se acha renovada ainda no Concilio Ausonense do an. 1068. no cap. 7 : De omnibus illis constitutum est, qui interfuerint malefactis quod si dixerint se non interfecisse, vel malum, unde culpantur, se non fecisse; quod expient se per judicium aqua frigida in Sede S. Petri. Quod si facere noluerint, excommunicationi subjaceant. Omnes verd probationes, et expiationes, qua judicabuntur, querelatoribus, et redirectoribus pacis et tregua Domini fant per judicium aqua frigida in Sede Sancti Petri.

(295) Assim o vemos por duas vezes na Escriptura de D. Affonso VI. citada na nota antecedente; e se vê tambem na nota seguinte.

lhes davão) ou como pensões, e encargos penaes, de que nas Cartas de privilegios os Principes izentavão, como de quaesquer outros encargos (296).

Seguia-se a sentença do Juiz (297); na qual se havia respeito, quando o litigio versava sobre fazenda que produzisse fructos, aos que se tivessem percebido desde a contestação (298); e se condemnava a parte vencida nas custas, ou salario do Juiz (299).

No processo criminal, que de sua natureza era mais . LXV. summario, só ha que notar as penas, as quaes (como já criminal. tocámos) erão ordinariamente pecuniarias, e as vemos Penas. crescer não só á proporção da gravidade dos delictos, mas segundo os tempos (300). Digo ordinariamente; por quanto

(297) Sobre o que pertence à sentença, e officio do Juiz vejão-se

as notas 173.-176 : e a not. 182.

(299) A formula, com que ordinariamente se exprimia nas sentenças esta applicação, era, depois das outras penas, ou mulctas, et judi-cato, ou como se explica huma Escriptura de 25. de Fevereiro de 1043.

(original no Cartorio de Moreira) et à Judice suo judicate.

<sup>(296)</sup> Na Carta, por que D. Fernando privilegia os Clerigos da Cathedral de Leão (a qual já citámos na nota 204.) fazendo enumeração das cousas, de que os exempta, inclue rausum, homicidium, parricidium pena calida, etc.

<sup>(298)</sup> O cap. 10. do Concilio de Coyança determina: ut ille, qui laboravit vineas, aut terras in contentione positas, colligat fruges; et postea habeant judicium super radicem; et si victus fuerit laborator, reddat fruges domino hareditatis.

<sup>(300)</sup> Achão-se estas penas impostas não só nas sentenças; mas nas escripturas de deixas, ou doações, em que os doadores tomavão quasi o tom de legisladores, como já em outro lugar notámos, contra os infractores das disposições da escriptura. Nas dos seculos IX. e X. se acha ordinariamente imposta a pena do dobro da cousa doada, ou legada. Pelo tempo adiante vão crescendo. Em huma Doação de 14. de Março de 1010. (original no Cartorio de Moreira) se diz : Pariat illa dublata, vel tripata. = O mesmo em Carta de 18. de Dezembro de 1031. (original no mesmo Cartorio.) = Em Doação do Bispo de Leão Nuno á Igreja de S. Feliz, em 1020. (Espan. Sagr. Tom. XXXVI. Append. pag. XXVII.) duplo, vel triplo. = Em duas de 1023. e de 1029. (ibid. p. XXIX, e XXXV.) ha o dobro = Em Carta de doação de 11. d'Abril de 1041. (original no Cartorio de Moreira) dublato, vel tripato. Dahi por diante ordinariamente se acha a pena de quadruplo. - Na Doação de Tructesindo ao Mosteiro de Pedroso em 31. d'Outubro de 1081. (Cartorio da Fazenda da Universidade:) pro sola prasumptione quadruplo pariat ea, qua auferre temptaverit. = Na de Garcia Paes ao mesmo Mosteiro em 1087. (ibid:) tribuat qui auferre conaverit quadrupliciter. =

não tinhão de todo esquecido as penas corporaes da Legislação Visigothica. Além da pena de servidão, de que fallámos, vemos huma, ou outra vez fazer menção da pena de açoutes (301), e da de cegar (302); não sendo na-

Em Doações ao Mosteiro de Paço de Souza nos an. 1087, e 1088. ( Cartorio do dito Mosteiro ) se diz : reddat in quadruplum. = He fora do commum a pena, que se impõe na Escriptura da fundação do Mosteiro de Laurenzana pelo Conde Osorio Gutierres em 969. (Espan. Sagr. Tom. XVIII. p. 332.): diz que o usurpador, e damnificador de qualquer cousa do Mosteiro sedeat maledictus usque ad septimam generationem, quater duplet res ipsas usurpatas. E mais adiante : Siquis ausus fuerit, qua frangerit componatur omnia intradicta per ducdecim duplos: et insuper quingentos solidos puros argenti, vel modii secundum usui terra ipsa. Et siquis furatur, componatur novem duplos , vel tradantur Sancti Salvatoris. = Tambem he particular a pena, que se impõe no testamento de Mumadona : Septies tantum componat quantum inde usurpare volueit. Alem da pena imposta particularmente em cada escriptura, havia os fóros, ou posturas, ou uso da terra, em que se assignava a pena a cada delicto, de que fal-

lamos nos \$\$. 42. e 43. desta Memoria.

(301) Em Doação das Igrejas de S. Bartholomeu, e S. Cucufate no arrabalde de Coimbra á de Lorvão em 957. (Testamentos de Lorvão n. 77.) se diz : Et post parte Episcopo D. solidos componat , et centum flagella suscipiat. = Em Doação de Fernando Sandiniz e sua mulher ao mesmo Mosteiro (ibid. n. 25.) se diz, que quem contravier a ella, centum flagellas suscipiat. — No Concilio de Leão de 1020. o cap. 34. diz: Panataria, qua pondus panis falsaverint, in prima vice flagellentur, in secunda verò quinque solidos persolvant Majorino Regis. 

No cap. 45.:

Piscatum maris, et fluminis, et carnes, qua adducuntur ad Legionem ad vendendum, non capiantur per vim in loco à Sajone, vel ab ullo homine, et qui vim fecerit persolvat Concilis quinque solidos, et Concilium det illi centum flagella, in camisia ducens illum per plateas civitatis per funem ad collum ejus. E no cap. 47. : Si Sajo, aut Majorinus ipsa die pignuram fecerint, aut per vim aliquid alicui abstulerint, flagellet eos Concilium , sicut supra scriptum est , centum flagellis , etc. Em huma Sentença do an. 1025. ( Argot. Tom. III. Docum. 7.) dizem as partes, que ficão adjudicadas à Igreja de Braga : pariemus ipsius Sedis D.os solidos, et insuper in dorsum nostrum CC. flagellas infigere. = O cap. 6. do Concilio de Coyança tem : Si maior persona fuerit, per annum integrum communione careat; si inferior persona fuerit, centum flagella accipiat.

(302) No Mosteiro de Pendorada, armar. de Docum. var. maço r. n. 6. se acha huma Doação de 30. de Dezembro de 1068, que a D. Monio Viegas fizerão de varios bens Bona e suas filhas em compensação de hum furto, que lhe fizera hum seu filho e irmão, pelo qual crime, alem disso, cedarunt illo in catena in illa Cibitas Benviber, per manum de Sagione Framila, et non abia quos pectase, et mandarum illo cegare. = Do Rei D. Ramiro II. (que reinou de 931. até 950.) diz Sampiro : Ille verd Asturias ingressus cepit omnes filios Froilani, Aldefonsum, qui sceptra paterna regere videbatur, Ordonium, et Ramirum secum adduxit, pariterque cum fratre suo suprafato Aldefonso, qui ergastulo tenebatur, conjunxit, et

ownes simul uno in die oculis orbare pracepit.

tural que os homens sanguinarios desta Epoca toda de guerra estivessem mais humanos, que nos fins da Epoca antecedente, em que a longa paz lhes devia ter adoçado os costumes. Não fallo nas penas espirituaes, que abusivamente se achão comminadas nas escripturas deste tempo, sendo antes imprecações, que penas; e que mal podião ser impostas por quem não tinha jurisdicção alguma ecclesiastica (303).

Eis-aqui o estado, em que se acha este Terreno, ao 6. LXVI. tempo, em que nelle se vai plantar a Monarchia Portugueza. da Memo-Occupado ainda em parte dos Sarracenos, que obriga-ria. vão a estar os Naturaes sempre em armas, e faltarem á Tom. VII.

(303) São bem conhecidas estas imprecações, que costumavão nas escripturas contra os infractores dellas. Apontemos alguns exemplos das do nosso Territorio. Logo na Escriptura mais antiga, que nelle achamos, do an. 870. (Cartorio de Pendorada) se diz : Et qui hunc factum nostrum inrumpere quesierit, vel extraneare voluerit, sedeat separatus, et excommunicatus, et cum Juda traditore habeat participium, etc. Em outra de 882. (Collegio da Graça de Coimbra) : Et qui une facto nostro infringere, vel conare tentaberit, reus sit ad sancto communione separatus, et cum Juda traditore accipiat parlicipio in eterna danatione, sint dimersi in baradro inferni, ubi fletus, et ululatus, et anathema marenata accipiat, et in conspectu Domini, et non abeant cum Domino in prima resurrectione resuscitandi, nisi percusus ad Ecclesia, et ab omni cetum Christianorum sit alienus. = No Testamento de Mumadona feito em 959. (Cartorio da Collegiada de Gurmarães:) Nulli homines . . . hunc factum nostrum in aliquam evellere, vel infringere, temerare conaverit (quisque ille fuerit) sit anathema in conspectu Dei, et Sanctis Apostolis: ita ut partem non habeat in Resurrectione prima ; sed Juda traditoris Domini particeps effectus pari luat pena, per judicio Domini prasenti avo : plaga percusus à vertice capitis usque ad vestigia pedum lepre corporis pervolutus, scaturire vermis obtineat ; nec Corpus , nec Sanguis Domini suscipiat , et humani officia, et Ecclesia excommunicati vulgatus permaneat, etc. = Em huma grande Doação, que o Rei D. Bermudo III. fez ao Conde Pinnolo Ximenes, e a sua mulher a Condessa Ildoncia, de bens, com que podessem dotar huma Igreja que pretendião fundar da invocação de S. João Baptista no lugar de Caurias junto ao rio Narceja, em o an. de 1031. (Es. pan. Sagr. Tom. XXXVIII. p. 286.) se diz por fim: Si quis tamen, quod fieri non credimus, aliquis homo contra hoc factum nostrum ad inrumpendum venerit, tam Regia potestas, quam etiam Comes, vel quilibet generis homo vivens super terram, in quibus regnum, vel tempore, quod hanc jussionem nostram infringere quiverit, vel intentaverit, mendicitas, et lepra prosapia teneat sua, ambobus in frontibus careat lucernis, et non videat qua bona sunt in Jerusalem, nec pax in Israel, sed conteratur, et velut lignum non ferat frictum; anathematizata sit in conspectu Dei Omnipotentis. E seguemse as penas temporaes, isto he, as penas pecuniarias costumadas.

agricultura, e policia da parte já conquistada; e a que ao mesmo tempo se lhes nutrisse a ignorancia, e o descuido das artes, e do commercio, e se tornassem de hum caracter grosseiro, e duro. Costumados a ter hum Rei, e ainda á subordinação de Senhores territoriaes: os quaes gozavão, sem ciume dos Monarcas, de huma grande porção de poder; e não tendo idéa de Monarchia senão com estas modificações, se não fazião rebeldes com privilegios, que lisongeando-lhes a vaidade os não tirava da linha de vassallos. Mui dados á devoção, que a pezar de consistir mais em doações pias, e culto externo, que na sanctidade dos costumes, sempre fomentava a veneração, e respeito á Religião, que tão bons effeitos produz mesmo a bem do Estado; e que enriquecendo Mosteiros, se não favorecia a observancia monastica, ao menos promovia o augmento da cultura, e povoação nas terras que fazião o patrimonio daquelles, e em consequencia a povoação nacional.

#### APPENDIX

DA

#### MEMORIA ANTECEDENTE.

## CHRONOLOGIA

Dos Governadores, e Reis Mouros das Hespanhas desde a Invasão até ao principio do Governo do Conde D. Henrique, confrontada com a dos Reis das Asturias, e Leão na mesma Epoca.

An. da Er. vulg. FARIK BEN ZAIAN. Por ser este quem deu a batalha , que decidio da sorte da Hespanha, he contado pelos Authores 711 Arabes como 1.º dos vinte Governadores, que aqui tiverão o

mando até o annode 755. Como porém Muça Governador em Africa era de quem Tarik recebia as 712 ordens; e que no anno 712. (93. da Hegira) passou de Tangere á Hespanha com seus tres filhos Abdelazis, Abdalá, e Almumen, e começou a tomar varias praças; delle he que fazem menção os nossos antigos Historiadores, quando fallão da Invasão. Partindo porém, passado hum anno, para Damasco, chamado pelo Califa Valid, deixou no governo da Hespanha a seu filho

ABDELAZIS, residente em Sevilha: o qual depois de 3 para 4 713 annos de governo foi morto, por ordem do Califa Solimão; e eleito successor

AYUB BEN HABIB; ao qual se atribue a fundação de Calatayub, 716 isto he, Fortaleza de Ayub. Foi mui curto o seu governo; e lhe succedeu

JA-

mudou a Corte para Cordova: e tendo governado perto de 3 annos foi morto na batalha chamada pelos Arabes de Albalat, isto he, das planicies: e foi seu successor

SAMAH, ou ZAMA; ao qual de-719 pois de tres annos de governo succedeu

ABDERRAHMAN BEN ABDALA' O 722 qual governou só hum mez; e foi morto em huma batalha eni Galliza.

Anbiga Ben Sahim: a este dão 4 annos, e 5 mezes de governo : e a seu successor

AZ-RA BEN ABDALA' hum curto 726 intervallo. Segue-se o mais conhecido

Reis das Asturias. Alhorr : Foi este o que D. Pelayo. Começou a reinar nas Asturias de Oviedo ( segundo os nossos antigos Chronistas) no anno 718 : outros comtudo sustentão, que co-meçara 4 annos mais tarde. Alguns modernos, como Pellicer nos seus Annaes, o Marquez de Mondejar na Advert. 33 ao cap. 1. do liv. VII. da Historia de Mariana, e D. Vicente Nogueira no Ensaio Chronolog., que se acha no fim do tom. III. da mesma Historia da edição de Valença, pretendêrão introduzir huma chronologia, que differe da commummente recebida 36 annos : aos quaes AA. refuta Fr. Manoel Risco em huma Dissertação no tom. XXXVII. Ff ii

An. da Er. vulg. 718

An. da JAHEIA BEN SALMA. Dizem que Er. vulg. governára 2 annos e meio OTHOMAN BEN Destes dois, 728

que por alguns NACIR >AA. são collo-HODAIFA BEN cados em or-HAUUAS dem inversa, somma o tempo do governo

15 mezes.

HAXAM BEN Seguimos no 730 tempo, e nomes OBEIDA MOHAMED - destes Governa-BEN ABDA. dores aos Authores Arabes; porque seguindo ao Pacense, diriamos que forão Alhaitan, e Abderrahman; e que este morrêra na batalha de Tours : sommando o tempo do governo de D. FAVILA, filho de D. Pelayo, ambos 4 annos.

ABDELMALEK: a que o Pacense 734 chama Abdilmelic, governou 3

para 4 annos.

BELIJA BEN 7 No lugar destes 737 NACIR dois põe os nossos Historiado. TATABA BEN J res, invertida a SALAMA ordem, primeiro o a que chamão Acha, ou Aucupa; e depois por segunda vez Abdelmalek; e como interino Baleig: sommando o tempo do governo dos tres 7 annos.

ABUCHALTAR. A este dão de 744 governo mais de 2 annos, e a

seu successor

755

746 CAUABA, menos de hum anno. JUSEPH BEN ABDERRAHMAN 747 ultimo dos Governadores. No 8. anno de governo foi morto na 2.2 batalha, que lhe deu

ABDERRAHMAN BEN OMMIA : O qual escapando, por se achar ausente, á mortandade da Dynastia dos Ommiadas dada pela dos Abassidas, se acolhêra a Africa, onde acceitando o convite, que lhe fizerão alguns parentes, que ahi se achavão, para que se fosse estabelecer em Hespanha, se embarcou em Ceuta, e desembarcou em Alicante, e dahi passou a Toledo. Engrossando-se-lhe logo o partido pelejou contra as tro-

XXXVII. da Espan. Sagr. pag. An. da 61-76. Basta aqui dizer, que os Er. vulg. antigos Chronistas, que authorizão a opinião commua, concordão assim no numero de annos do governo de D. Pelayo, como no da sua morte. O Albeldense depois de ter dito no n. 50. Primus in Asturias Pelagius regnavit in Canicas annis XIX; conclue: Obiit quidem pradictus Pelagius in locum Canicas, ara DCCLXXV. E o Chronicon de D. Sebastião: Pelagius post nonum decimum regni sui annum completum propria morte decessit ... ara

DCCLXXV.

the succedeu. Sendo conformes os Chronicões Albeldense, e de D. Sebastião no anno, em que começou a reinar; vem a convir tambem no em que morreu: dizendo o primeiro: Fafila... reg. an. II: e o segundo: sepultus...fuit, Æra DCCLXXVII. D. AFFONSO o Catholico. Delle diz o Albeldense : Adefonsus Pelagii gener reg. an. XVIII. = D. Sebastião diz: Post Fafilani interitum Adefonsus successit in regnum . . . Regnavit annos XVIII: vitam filiciter in pace finivit, sepultusque cum uxore sua Regina Ermesinda in territorio Cangas in Monasterio Sancta Maria fuit. Era DCCXCV. (an. 757.) O Author do Ensaio Chronologico seguindo sempre huma nova chronologia, quer que D. Affonso começasse a governar no an. de 759, ao qual refuta outra vez Risco no tom XXXVII. da Espan. Sagr. p. 88, e 89. E advertimos aqui, que na not. 93 da Memoria antecedente houve o descuido de se escrever o anno 759, onde devia ser 739, e vice versâ. A D. Affonso succedeu seu filho

D. FRUELA. Deste diz o Albeldense : Froila , filius ejus ( Adefonsi) reg. an. XI. ...

737

739

DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

An. da

. pas de Juseph, por cuja morte Er. vulg. ficou senhor do Reino de Hespanha, e se erigio aqui em Califa independente dos da Asia. (Veja-se a Historia de Abu Abas, que tem por titulo Nafhi Etib. ) Foi comtudo a sua vida muito trabalhada pelos repetidos levantamentos dos que erão de partido contrario, em cujas acções se derramou muito sangue de huma, e outra parte. Depois que segurou o Reino com a sujeição dos levantados, pouco tempo lhe restou para fazer guerra aos Principes Christãos. Sabe-se que o seu exercito commandado por seu filho, no tempo do Rei D. Fruela, foi por este vencido em Galliza com perda de quarenta mil Mouros. Que pelos ultimos annos do seu governo, e quando nas Asturias reinava D. Silo , houvesse perseguição religiosa contra os Christãos, e suas Igrejas, a qual obrigou a fugirem muitos para as Asturias, consta do Escrito attribuido a Rasiz, que no texto latino de Resende diz assim, fallando de Abderrahman : Hic omnia corpora illorum, in ques Christiani credunt, quos que venerantur, Sanctosque adpellant, rapta de Ecclesiis comburi faciebat. Quo viso Christiani, ut quique poterant, cum talibus his rebus fugiebant ad montes, et tuta, atque inaccessa loca: itaque pleraque etiam omnia, qua in Hispania erant secundum Christianorum fidem religiosè culta, ad Asturia montana sunt deportata. Todos convem, em que Abderrahman governou 3; annos; e que morreu em Merida na Hegira 171 no dia 22 do mez Rabia-posterior, que corresponde a Outubro do an. 787.

HAXAM. Deste diz o Historiador Arabe Ebn Alhabar, segundo a versão de Casiri : Justus nuncupatus Corduba natus

Canicas est interfectus, Ara An. da DCCCVI. E D. Sebastião : Er. vulg. Post Adefonsi discessum Froila filius ejus successit in regnum. Regnavit an. XI., et mensibus tribus, et sepultus cum uxore sua Munia Oveti fuit, Æra DCCCVI. Apezar de D. Fruela deixar da Rainha Munia hum filho pequeno, por nome Affonso, não foi este quem The succedeu immediatamente; mas sim seu Primo co-irmão

D. AURELIO, filho de outro D. Fruela (que era irmão de D. Affonso o Catholico ) e neto de D. Pedro Duque de Cantabria. Sex annos regnavit; (diz o Chron. de D. Sebastião ) septimo namque anno in pace quievit, et sepultus in Ecclesia Sancti Martini Episcopi in Valle Lagneio fuit , Æra DCCCXII. Succedeu-lhe

D. SILO; para cujo reinado abrira o caminho seu Antecessor, debaixo do titulo do qual diz o Albeldense : Suo tempore Silo futurus Rex Adosindam, Froila Regis sororem, conjugem accepit, cum qua postea regnum obtinuit. E acerca do reinado deste diz : Silo reg. an. IX. . . . prolem nullam demisit. E D. Sebastião diz : Regnavit an. IX., et decimo vitam finivit, et sepultus cum uxore sua Regina Adosinda in Ecclesia S. Joannis Apostoli, et Evangelista in Pravia fuit, Era DCCCXXI. Sobre a exacta chronologia destes dois reinados veja-se a Espan. Sagr. tom. XXXVII. p. 118-121. A D. Silo segue-se

D. MAUREGATO: debaixo de cujo titulo diz o Chron. de D. Sebastião: Silone defuncto, Regina Adosinda cum omni Officio Palatino Adefonsum filium fratris sui Froilani in solio constituerunt paterno : sed praventus fraude Maurecati tii sui, filii Adefonsi Maioris, de serva tamem nati , à regno de le-

787

An. da

793

794

795

822

est die 4 mensis Schevali, an. Er. vulg. Egira 139. An. verd 172. Merida Rex electus fuit. Das acções, que delle contão os Authores Arabes em tempo de D. Bermuds, não fazem menção os nossos antigos Chronicões. Só D. Rodrigo na Historia dos Arabes diz, fallando de Haxam : Hic Gallaciam devastavit, et in reditu obvium habuit Veremundum. Em tempo porém de D. Affonso Casto, fallão os Authores Arabes de expedições contra Galliza nos annos da Egira 177 e 178, que correspondem aos annos 793 e 794 da nossa Era. E dahi a dois annos succedeu a sua morte. Nas notas marginaes ao lugar acima citado de Ebn Alhabar se diz: Regnavit annos septem, menses novem, dies octo. E o Historiador excerptado por Casiri diz : Facto functus est ... mense Sapharo , an. Egir. 180. (an. 796.) Succedeu-lhe seu filho

Alhakem, de idade de 22 annos. Não fazendo os nossos Historiadores menção de algumas acções, de que fallão os Arabes, só a fazem de duas no an. 30 de D. Affonso Casta, e pelos fins do reinado de Alhakem, que morreu no anno 206 da Egira, a 25 do mez Dilhagiat, que corresponde aos principios do anno 822, em que lhe succedeu seu filho

ABDERRAHMAN II. Delle diz o Historiador extractado por Casiri : Cui Alhakemus Pater, dum in vivis ageret, regiminis curam demandavit : omnium pri-mus Hispanum Principatum, Regis nomine sibi assumpto, nobilitavit, ac plures aula administros accivit ... Vita finem implevit mense Rabio posteriori, an. Egir. 238. ( da nos. Era 8;2.) E o Supplemento de A!mohaid diz : Diem obiit sub finem mensis Saphari. E Ebn A-Ihabar : Imperavit annos 31,

ctus , apud propinguos matris An. da sua in Alava commoratus est. Er. vulg. Maurecatus autem regnum, quod calide invasit, per sex annos vindicavit. Morte propria decessit, et sepultus in Ecclesia S. Joannis Apostoli in Pravia fuit, Æra DCCCXXVI.

D. BERMUDO I. Delle diz o Chron. de D. Sebastião : Maurecato defuncto, Veremundus, Subrinus Adefonsi Maioris, filius videlicet Froilani fratris sui, in regno eligitur . . . dimissis filiis parvulis Ranimiro, et Garcia, sobrinum suum Adefonsum, quem Maurecalus à regno expulerat, ibi in regno successorem fecit in Æra DCCCXXIX. (an. 791.) E o Silense diz : Post trium annorum circulum ... deposito diademate, vice sua Aldefonsum Castum, nepotem suum

Regem constituit.

D. AFFONSO II. ; ou to Casto. O anno, em que principiou a reinar, he constante dos Chronicões acima citados. Quanto aos annos, que teve de reinado, o Albeldense diz : Adefonsus Magnus reg. an. LI. O Chronic. de D. Sebastião: Sic que per quinquaginta et duos annos ... regni gubernacula gerens ... spiritum emisit ad cælum; corpus verò ejus reconditum in supradicta ab eo fundata Ecclesia S. Maria saxio tumulo quiescit in pace, Era DCCCLXXX. (an. 842.) E o Silense tem: Qui ... Aldefonsus Castus per LII. annos castam, pudicam; sobriam ducens vitam, in bona senectute sanctissimum Deo reddidit spiritum, Ær.DCCCLXXXI. Este anno com effeito he o que corresponde à duração dos 52 annos de reinado de D. Affonso. Veja-se ácerca do modo de conciliar, a differença, que neste ponto se acha entre os, Chonicões & Espan. Sagr. tom. XXXVII. p. 150 e 151. D. RAMIRO I. Post Adefonsi decessum (diz o Chron. de D.

men-

#### DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

menses 3, dies 6. An. da Er. vulg. MOHAMAD, chamado Abu Ab. dalá : filho do antecedente. 852 Mohamad Abderrahmani filius ( diz Ebn Alhabar ) Rex renuntiatur anno 238, die 6. Rabii prioris, feria quinta; in quam ejusdem patris mors incidisse traditur, annos 30 natus ... E vivis tandem excessit annum agens 65. post regnum florentissimum, quod ad annos 31. pervenisse memoratur. Mas he mais exacto o Author extractado por Casiri tom. II. p. 199 , que diz : Decessit anno Egira 273. (an. Chr. 886.) feria 5.ª, die 29. Saphari, anno atatis 65 : regnavit verò annos

34, menses II.

886 ALMONDIR. Almonderus ( diz o Extracto de Casiri) ejus (sc. Mohamad ) filius rerum summâ potitur ... qui Ducem Ebn Haphsum dum obsideret, moritur. E o Supplemento de Almohaid: imperavitque annum unum, menses II dies , 25.

888 ABDALA'. Almondero (diz o Extracto de Casiri ) frater Abdala ... successit. E Almohaid concluindo o que pertence ao reinado deste, diz: Obiit verò ineunte mense Rabio priori, anno 300. (Christ. 912.)

Sebastião ) Ranimirus , filius Ve- Atr. da remundi Principis , electus est in Er. vulg. regnum ... completo autem anno regni sui septimo, Oveto in pace quievit cum Uxore sua Domna Paterna, Æra DCCCLXXXVIII. D. ORDONHO I. Delle diz o Albeldense: Reg. an. XVII.... Fine pacifico Oveto decessit die VI. Kal. Junias, Era DCCCCVI. E D. Sebastião: XVI. anno regni expleto, morbo podagrico correptus Oveto est defunctus, et in Basilica S. Maria cum prioribus Regibus est tumulatus. E o Silense: Peractis, regni sui 16 annis , mensibus tribus, die uno. Em humas Epocas, que se achão escriptas no principio do liv. dos Testamentos de Lorvão, se vê a seguinte : Er. DCCCCIV. Obiit Ordonius Rex, et perhanctus est Adfonsus in

the costen. D. AFFONSO III, ou o Magno: o qual já tinha governado com seu Pai 4 annos. Faz o Albeldense menção de acções deste Rei do tempo de Mohamad, isto he, dos an. 877, 878, 881, 882, e 88;, e em outras que já vem a cahir no tempo do Mouro Abdala, pertencendo aos annos 899, e 901. Além destas expedições, dizo Silense: Duxit uxorem ex Regali Gothica Gentis natione nomine Xemenam, anno atatis sua XXI: ex qua sex filios, et tres filias genuit . . . Apud Semuram civitatem febre correptus decubuit. Septimo verò die postquam laborare cæpit ... XIII. Kalendas Januarii media nocte perrexit in pace quinquagenarius, additis octo, Ær.DCCCCXLVIII. ... cujus corporis membra primò Asturica, deinde transvecta Oveti retinet urna. E Sampiro tinha dito: Oveto in pace quiescit, sub aula Sancta Maria Dei Genitricis. XLIV, annis regnavit, Æra. DCCCCXLVIII.

regno, ipso die, in Sancto Pen-

866

899

MEMORIAS

An. da

sua entrada no governo des-Er. vulg. creve exactamente Ebn Alhabar, dizendo : Abderrahmanus Abdalla Regis nepos ... ad solium evectus est anno Egira 300, feria 5.ª, die primo Rabii prioris. Succedeu no throno, não obstante ser muito moço, e existirem seus Tios assim da parte paterna, como da materna. Todos os Authores convem em que depois de pacificadas as revoluções intestinas, em que Abderrahman consumio perto de 20 annos, tomou elle o titulo de Emir Elmumenin, isto he, Imperador dos Crentes, ou Commandante dos Fieis, o qual nenhum dos seus anteccessores se tinha atrevido a tomar, sendo como privativo dos Califas do Oriente. Como porem por aquelle tempo prevalecêrão os Turcos contra o Imperio dos Arabes, usurpando-lhes não só o paiz, mas o governo, se aproveitou Abderrahman da occasião, para se apoderar daquelle titulo. Ora a palavra Kalifah significa Vigario, e Successor; e he o nome de huma dignidade, que encerra poder absoluto, e auctoridade independente sobre tudo o que respeita à Religião, e ao governo politico. (Veja se Herbelot verb. Ka-lifah. ) Deste Rei diz o Author extractado por Casiri: Abderrahmanus hujus nominis tertius, idemque Hispaniarum Rex è stirpe Ommiaditarum octavus Alnasserus Ledinalla dictus, felicissimum, ac longissimum pra ceteris tum Occidentis, tum Orientis Imperatoribus sortitus est regnum. E descreve exactamente a Epoca da sua morte, dizendo: Mortuus verò anno 350. ( corresponde ao de Christo 961. ) feria tertia, die 3. Ramdani cum regnasset annos 50, menses 6, dies 3. Alhakem II. Rerum summå potitur ejus (Abdelrrahmani) fi-

Sampiro ) Garsias filius ejus An. da successit in regno . . . Regnavit Er. vulg. annos tres, mense uno, morbo proprio Zemera discessit Æra DCCCCLI. (an. 913) Mas como o mez, que teve sobre os tres annos de reinado, vem a cahir em Janeiro de 914; este he o anno, que se assigna ao principio do reinado do seu successor

D. ORDONHO II. Garseane mortuo (diz Sampiro) frater ejus Ordonius ex partibus Gallacia veniens adeptus est regnum ... morbo proprio discessit, et quiescit in aula Sancta Maria Virginis Sedis Legionensis, Æra DCCCCLXII. He esta data mais exacta, que a do Silense, que diz : Debitum carnis persolvit anno VIII. regni sui, mensibus duobus.

D. FRUELA II. Ordonio defuncto (diz Sampiro) Froilanus frater ejus successit in regno ... breviter vitam finivit, et morbo proprio discessit. Regnavit anno uno, mensibus duobus, Æra DCCCCLXIII.

D. AFFONSO IV. Mortuo Froila ( são palavras de Sampiro ) Aldefonsus filius Domini Ordonii adeptus est sceptra paterna. Reinou pacificamente até o anno 931, em que se verificou a renuncia, que fez do reino, como mostra com varias escripturas Risco no tom.XXXIV. da Espan. Sagr. p. 240. e seguintes. O que condiz com a Era apontada por Sampiro. O qual supposto diga: Regnaverat ... annos septem, et menses septem (o que deitaria ao anno 932. ) conclue: Æra DCCCLXIX.

D. RAMIRO II. Com a era sobredita do fim do reinado de D. Affonso IV. concorda a que Sampiro assigna ao fim do de D. Ramiro, e ao tempo que reinou, dizendo: Regnavit annis XIX. mensibus II. diebus XXV : Ær. DCCCCLXXXVIII.

931

An, da

lius Alhakemus hujus nominis D. ORDONHO III. Ramiro de An da Er. vulg. secundus, Almostanser Billa nuncupatus, vulgo Abnellasi, annos quinquaginta natus. ( são palavras do Author extractado por Casiri : mas Ebn Alhabar o faz de 47 annos, e outros de 48) imperium auspicatus est anno Egira 350, feria 5.ª, die 5 Ramdani. Quanto ao fim do seu reinado, Ebn Alhabar diz: Fato tandem functus est anno Egira 366. (Christ. an. 976)

HAXAM II. Tinha este 12 annos de idade, quando seu Pai Alhakem morreo ; e por isso sua Mai a Rainha Essobah o entregou a Mohamed Ben Abi-amer chamado Almansor, isto he o Victorioso: o qual com a sua politica sustentou a corôa a Haxam contra as pertencões de seu Tio, que a ella aspirava, e a quem por fim tirou a vida. A auctoridade com que Almansor governou por 26 annos, e as victorias, que alcançou, bem constantes são da Historia. Postremò (diz Ebn Alhabar ) bellum gerens adversus Gallacia Regem, qui Toletum oppuguatum audacter venerat, in morbum incidit, quo in dies ingravescente, curru ad urbem Madinat Selim ( vulgò Medina Celi ) invectus est , ubi decessit anno Egira 392. (Christi anno 2002.) die 25. Ram-2002 dani. Extincto Almansore ( continua Ebn Alhabar ) ejus filius Abdelmalekus, alio nomine, Almodpher, praficitur. Este seguio as pizadas de seu Pai Tom. VII. no

DE LITTERATURA PORTUGUEZA.

functo (diz Sampiro ) filius ejus Er. vulg. Ordonius sceptra paterna est adeptus ... regnavit annos quinque, menses VII: propila moite urbe Zemora decessit, et Legione quiescit juxta autam Sancti Salvatoris, juxta sarcophagum patris sui Ramiri, Æra. DCCCCXCIII. Por esta data está Flores, tom XIV p. 450: mas Risco tom. XXXIV. p. 268, e 269, se inclina a lhe dar mais hum anno de reinado.

D. SANCHO. Ordonio defuncto (diz Sampiro, frater ejus Sancius Ramiri filius apicem regni sui suscepit ... Regnavit an. XII, Æra MV. Esta data combina com a do principio do reinado. Comtudo por huma Escriptura, que cita Risco t. XXXIV. p. 279, se vê que em 19. de Dezembro da era 1004. (an. 966) já reinava seu Successor

D. RAMIRO III. Sancio defuncto (são palavras de Sampiro) filius ejus Ramirus, habens à nativitate annos V, suscepit regnum patris sui, continens se cum consilio amita sua Domna Geloira Regina ... proprio morbo decedens XV. regni sui anno, vitam finivit. Acres-centando estes 15 annos ao do principio do seu reinado, vem a acabar este no de 982; o mesmo, em que este Historiador pouco antes dissera, que os conjurados havião acclainado a D. Bermudo. Porém consta, que as guerras com este durárão dois annos ; e de Escripturas, que cita Risco, tom. XXXIV. p. 295., se prova, que o seu reinado com effeito chegou até o anno de 984.

D. BERMUDO II. Mortuo Ramiro, (diz o Silense) Veremundus Ordonii filius ... accepit regnum pacifice ... proprio morbo in confessione Domini emisit spiritum. Regnavit annos XVII. Este numero de annos de reinado ajusta com ter co-

Gg

An. da Er. vulg. no governo do Estado, independente do Califa Haxam. Hic (diz ainda Ebn Alhabar) ab expeditione adversus Sanctium Garsia filium Gallacia Regem suscepta redux, obiit mense Sapharo, anno Egira 399. (Christi an. 1009. ) Por sua morte teve seu Irmão Abderrahman a industria de se fazer eleger successor do Reino com aprovação de Haxam. Com isto se acabaião de irritar os Chefes, das tropas, e apenas Abderrahman partio para huma expedição em Galliza depozerão a Haxam, e elegêrão hum seu parente da mesma familia dos Ommiadas chamado Mohamed Ben Haxam, por sobrenome Almohtadi. Acudio a isto Abderrahman; mas antes de entrar em Cordova se vio desamparado da tropa ; e foi morto depois de 4 mezes de governo. Os do partido da Familia de Beni Amer, isto he, de Almansor aclamárão por Califa a Haxam Ben Soliman, da familia dos Ommiadas, que mandarão vir de Africa : o que deu causa a huma guerra civil assaz cruenta; mas por fim prevaleceu o partido de Almohtadi, que cortou a cabeça a Soliman e a seus filhos. Foi logo outro Soliman, primo dos mortos, eleito pelo seu partido, a quem seguio toda a tropa Barbaresca. Almohtadi com o soccorro dos Christãos The deu batalhas; mas depois de varia fortuna foi morto pelos Cordovezes, que nomeárão por Governador Uadeh, da parte do Califa Haxam, a quem conservavão prezo em Cordova sitiada então por Soliman, que finalmente a tomou por assalto no an. 407. da Egira. E Haxam foi morto, ou, segundo outros, fugio. Ficou então Soliman senhor de Cordova, mas passado pouco tempo desembarcando com hum for-

meçado em 982, segundo a An. da commum opinião: mas pela Er. vulg. chronologia de Risco, acima proposta, reinou só 15 annos: pois todos convem em que morreu no de 999 : e que foi depois de 17 de Junho deste anno, se vê de huma Escriptura citada pelo mesmo Risco no tom. XXXV. p. 3 : e na p. 7. responde ao que parecia deduzir-se, em contrario, de duas Escripturas publicadas por Escalona na Historia de Sahagun. D. AFFONSO V. succeden a seu pai D. Bermudo, na idade de s annos, sendo trazido de Galliza ( onde se educava debaixo da tutella do Conde D. Mendo Gonçalvez, e de sua mulher a Condessa D. Maior) para Leão; e ahi na presença da Rainha D. Elvira, de seu Tio D. Sancho Conde de Castella, e de toda a Corte foi coroado. No Epitafio da sua sepultura, na Igreja de S. João ( que hoje he o Convento de Sancto Isidoro ) se diz : Obiit Æra MLXV. III. Non. Maii. Os annos do seu reinado, segundo D. Pelayo, forão 26., segundo o Chronicon de Cardeña, D. Rodrigo, e o Zamorense, 27: a qual conta parecia deminuta, affirmando o Tudense que morrêra no anno 28 do seu reinado, na Era 1065. (an. 1027.) a mesma, que assigna o Epitafio. Mas por Escripturas do Archivo da Igreja de Leão, e por outras do Mosteiro de Sahagun se mostra, que ainda vivia em Abril, e até em Junho da era 1066 (an. 1028.) « E posto que o novissimo « Historiador deste Mosteiro « (são palavras traduzidas de a Risco tom. XXXV. p. 30. } a estabelece com a auctori-« dade das referidas Escriptu-« ras, que a morte de D. Af-« fonso se deve levar ao an-« no 1029, pelo menos, por « se não poder verificar, que

a no

1016

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. formidavel exercito « no anno 1028, fallecesse em An. da An. da Er. vulg. ALY BEN HAMUD, se dirigio a Cordova, a qual foi tomada, « Maio, que he o dia assina- Er. vulg. « lado por todos os Authores, e morto Soliman : e o dito Aly « e pelo Epitasio: comtudo Ben Hamud, e seus dois Ir-« deveter se por indubitavel, « que D. Affonso não chegou mãos CASSEM BEN HAMUD, e « ao anno de 1029, por se ex-JAHEIA BEN HAMUD governá-« pressar o reinado de seu fi-« lho D. Bermudo nos prinrão 7. annos. Depois destes « cipios deste anno; e ainda seguio-se segunda vez o go-« nos fins do de 1028, como verno dos Beni-Ommia, que « se demostra por Escripturas, forão dois Principes, a saber, « que mencionarei destes dois ABDERRAHMAN IV. e MOHAMED III. os quaes gover-« annos. Assim que a aucto-1023 nárão dois annos. E então se « ridade de tantos instrumen-« tos contestes em estender introduzio 2.ª vez JAHEIA da familia de Ben Ha-« a vida de D. Affonso até 1025 « Junho de 1028., faz patente mud, o qual governou 2. ans. « o erro da lapide, onde se Seguio se-lhe no governo « acha escrito o dia 5 de Maio HABBUS, da familia dos Zeires, 1027 « do anno de 1027. «
D. BERMUDO III. Veremundus que era Rei de Granada, e governou 2. annos. Depois entrou 3.ª vez o governo na fa-milia de Beni Ommia em hum infans (diz o Silense) à finibus Galliciensium usque ad fluvium Pisorga, qui Cantabriensó Principe, que foi HAXAM III., descendente por sium regnum separat, obeunte 1029 parte paterna de Abderrahman patre, Rex constituitur. Algumas Escripturas do principio III. : o qual governou por esdo seu reinado concordão com paço de 8. annos, e nelle acaas que acima allegámos dos fins do de D. Affonso, para bou a familia dos Ommiadas, ou Beni Ommia. mostrar, que se o deste che-Continuaremos a apontar os 1037 gou ao an. 1028, nesse mes-Reis de Cordova pelas palavras mo anno começou o de D. dos Authores extractados por Casiri tom. II. p. 208 e se-Bermudo. Flores no tom. XIX. guintes : Hiscamo à solio dep. 393. publicou huma Doação de D. Bermudo ( a qual tamturbalo bem menciona Morales no cap. ABULHAZAM BEN, GIAHU'R ... 39. do liv. VII.) que tem a omnium consensu regni guberdata de 30 de Dezembro da nacula suscepit ... Regia dignitate sibi oblata, sic se gesera 1066. Ha outra do Archivo da Igreja de Leão dada VII. sit, ut Rempublicam tamquam Regis Vicarius administrare Kal. Maii (Era 1068) regni constituerit ... Decessit anno Imperii Veremundi Regis . . . Egira 435, die 6 mensis Moanno secundo. Morreu D. Berharami. Suffectus in ejus locum mudo em batalha, que lhe deu seu cunhado D. Fernando, filius ABULVALID patrem imitatus est. e nelle acabou a linha dos 1043 antigos Reis de Leão, reca-Senio jam confectus, variisque hindo o Reino em sua Irmãa morbis afflictatus molestam Reipublica curam filio transmisit D. Sancha, mulher de 1037 D. FERNANDO. Fernandus deinnomine de (diz o Silense) extincto ABDELMALEK; qui cum otio, jo-Veremundo à finibus Gailacia cisque animum recrearet, omne regnum sua ditioni degitur: EBN ZENON opportunam occasio-Gg ii Era

An. da

n.m nactus, imperium Corduba Æra MLXXVI. X. Kalend. Ju. An. da Er. vulg. ambire capit. Quare castra non procul ab urbe movit Giahurita auxilia ab Ebn Abad Hispalis Principe petita impetrarunt. Missis igitur copiis auxiliaribus, Dux, qui illis praerat, urbem ingressus, ab obsidione eam exemit. Fugato Ebn Ze-

none EBN ABAD supra laudatus urbem invasit, atque Abdelmaleko interfecto, rerum summá potitus est ... cum Alphonsus Rex, uibe Toleto expugnata an. Egira 478, mense Moharamo, plurimis victoriis elatus, Arabum Reges vectigales fecisset, Al-motamedus (Rei de Sevilha) sibi metuens, Joseph Ben Taschphini Africa Regis opem ... implorat. Eum ... Ebn Abad latus cum cateris Hispania Regibus Hispali excepit , quos inter recensentur Badis Ben Habus, Ben Garon, Ren Zaidun, Ben Alaphth's, Ben Zenon. Hos ille sibi comites adjungens castra prope urbem Badajoz metari jussit. Obrius ilii fuit Alphonsus cum quadraginta equitum, et centum peditum milibus. Magnis utrinque animis die ac nocte pugnatum est. Alphonso tandem victo, fu- D. AFTONSO VI. sobre a congato que

Josephus Hispaniarum Imperator salutatur.

lii consecratus ... in Ecclesia Er. vulg. Beata Maria Legionensis, et unctus in Regem à... Servands ejusdem Ecclesia . . . Episcopo. Na era sobredita ha de mais a ultima letra. Risco depois de allegar no tom. XXXV. p. 54 huma Escriptura produzida por Sandoval no principio da Historia deste Rei, datada 8 dias depois da sua acclamação, continua : « E com esta Es-« criptura, e outras do prin-« cipio do anno seguinte, con-« textadas com o Epitafio do « sepulchro de D. Bermudo, « e os Chronicões do Tudense, a e de D. Pelayo, se confirma, « cue está errada a Era no « Silense, etc. Veja-se tambem a Meret no liv. III. dos seus « Annaes cap. 1. 20 an. 1037. « Quanto á morte deste Rei; d'z o Sileuse : Die . . . qua Sencti Joannis Evangelista Festum celebratur, Cælo inter manus Pontificum tradidit spiritum ... Æia MCIII., cujus corpus humaium est in Ecclesia Beati Isideri Summi Pontificis, quam ipse Legione à fundamento construxerat. Anno regnisui XXVII, mensibus VI, dichus XII.

ros no tempo, que cahe dentro da nossa Epoca; além do que se diz na outra columna, Veja-se a Memoria antecedente

frontação dos successos do seu reinado em relação aos Mou-

\$. 33. not. 149.

## MEMORIA

Da Vida, e Escritos de D. Francisco de Mello,

POR ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS.

Francisco de Mello, Fidalgo de linhagem, foi filho de D. Manoel de Mello, (a) Alcaide mór de Olivença, Reposteiro mór do Senhor Rei D. João II, e terceiro Governador de Tangere, Irmão de D. Rodrigo de Mello, Conde de Olivença, e de sua mulher D. Brites da Silva: (b) pela parte paterna neto de Martim Affonso de Mello, e de D. Margarida de Vilhena; pela materna de D. João da Silva, quarto Senhor de Vagos, Alcaide mór de Monte mór o Velho, e Camareiro mór do mesmo Principe, e de D. Branca Coutinho sua segunda prima. Nasceo em Lisboa em 1490.

Havia elle recebido da natureza todas as partes necessarias de engenho, e de bom siso para bem tratar as Sciencias; e a educação com que delle cuidárão tanto seus pais, como seus mestres, augmentou, e aperfeiçoou so-

bremaneira o talento natural com que nascêra.

O Senhor Rei D. Manoel, liberal Protector das Letras, presentindo nelle tão boas disposições, e principios com que muito poderia servir ao Estado; ordenou-lhe, que fosse adiantar os seus conhecimentos litterarios na Universidade de Pariz, e lhe mandou assistir, e continuar com as suas moradias (c) e algumas ajudas de custo. (d)

(b) Consta do Alvará feito em Evora a 19 de Setembro de 1519. (Torre do Tombo, Corpo Chronologico Parte I. Maço XXV. Docum XLII.)

(c) Consta do Alvará do mesmo Senhor dirigido ao seu Feitor

<sup>(</sup>a) Consta de hum Alvará datado em Almeirim de 11 de Fevereiro de 1519. (Torre do Tombo, Corpo chronologico Parte I. Maço XXIV. Docum. XXVIII.)

Alli se deo com todo o ardor aos estudos da Filosofia, e sobre tudo das Mathematicas, aprendendo estas duas

em Flandres, e dado em Almeirim a 7 de Fevereiro de 1514, em que mandou se lhe pagassem os tres annos de 1514, 1515, e 1516. de sua moradia a razão de 38\$\tilde{a}\$160 rs. por anno, montante de 2\$\tilde{a}\$640 rs. que tinha por mez de sua moradia, e alquire e meio de Cevada por dia a doze reis o alqueire, precedendo Certidão de residencia.

Dentro neste Alvará se achão as Attestações do Bedel dos Estudos da Universidade de Pariz, e por baixo de cada huma dellas os recibos de Francisco de Mello de seu proprio punho; isto em tres folhas soltas, correspondentes aos annos sobreditos. Eis-aqui a sua norma.

Attestação 

Ego Petrus meresse Bedellus facultatis artium venerande nationis francie parisias. Certifico omnibus et singulis quibus interest, aut interesse potest honorandum et nobilem dominum magistrum Franciscum de Mello in artibus liberalibus magistrum continuum faisse ac depresenti esse in parisiensi hac Univerietate Scholasticum. In cujos rei testimonium signum meum, etc. Die 2. Julii 1514. 

P. meresse.

Recibo = Eu Francisco de Mello Fidalgo da Casa delRei Nosso Senhor, Mestre em Artes, e Estudante ao presente de Pariz Confesso haver recebido de Silvestre Nunes, Criado, e Feitor de sua Alteza em Frandes a somma de 38\$160 rs. moeda de Portugal, que se monta na minha moradia e cevada do presente anno de 1514 da qual me tiuha feito mercê por tres annos ElRei Nosso Senhor dos quaes este he o primeiro que se começou ho Janeiro passado derradeiramente da dita era como no Alvará da dita merce se expressa a qual me he assignada na Feitoria de Frandis e por ser isso verdade e descarrego do dito Feitor lhe fiz esta segunda quitança feita e assignada de minha mão em Pariz o terceiro de Julho de 1514. = Francisco de Mello =

As dos dois seguintes annos andão pelo mesmo theor. (Torre do Tombo Corpo chronologico Parte I. Maço XIV. Docum. LXVI.)

Prorogou se-lhe esta graça pelos annos de 1517, e 1518 como se vê do outro Alvará ao mesmo respeito datado de Lisboa de 22 de Fevereiro de 1517 nem este, nem o seguinte trazem os recibos, que como folhas soltas se perderião talvez na mudança, que o Archivo fez do Castello para onde agora está, por occasião do terromoto de 1755, que alli absorveo muito papel interessante, e precioso. (Torre do Tombo Corpo chronologico Parte I. Maço XXI. Documento XLIII.)

Continuou a mesma graça pelos annos de 1519, e 1520, co-

mo consta do seguinte Alvará.

« Nos ElRei, etc. Mandamos a vos Francisco Pereira nosso Feitor » em Frandes que pagueis a Francico de Mello Fidalgo da nossa Casa duas Sciencias com Pedro Brisou, grande Filosofo, e Mathematico daquelle tempo, e professor de Artes, e Medicina em Pariz. Tomou na Universidade o gráo de Mestre em Artes: (e) depois voltou seus cuidados aos estudos de Santa Theologia, em que tambem recebeo as honras de Licenciado. (f)

Acabados felismente seus estudos, restituio-se a Portugal, aonde mereceo as honrosas contemplações do Senhor Rei D. Manoel, que o fez do seu Conselho, (g) e o

no-

filho de Manoel de Mello sua moradia e cevada por tempo de dous annos que se começarom por este Janeiro que ora passou desta era presente de 1519 e acabaram por Dezembro de 1520 da qual lhe fazemos mercee pera sua mantença no estudo e montaselhe por anno quarenta e sete mil e trezentos e setenta reis a rezão de tres mil e quatro centos reis de moradia por mez, e alqueire e meio de Cevada por dia segundo vimos por Certidão de Bras da Costa Escrivão da nossa Cosinha em que dava sua fee que ficava posta verba como havia de haver o dito pagamento, etc. Feito em Almeirim a 11. de Fevereiro de 1519. (Torré do Tombo Cospo chronologico Parte I. Maço XXIV. Docum. XXVIII.)

(d) Alvará dado em Evora a 19. de Setembro de 1519.

Nos ElRei, etc. Mandamos a vós Francisco Pereira nosso Feitor em Frandes que de qualquer dinheiro nosso que tiverdes des a Francisco de Mello filho de D. Brites da Silva que lá está aprendendo, cem cruzados de que lhe fazemos mercee, e por este com seu conhecimento mandamos aos nossos Contadores que volos levem em conta. (Torre do Tombo

Corpo Chronologico Parte I. Maço XXV. Docum. XLII.)

(e) Consta da Attestação do Bedel da Universidade de Pariz, e recibo de seu proprio punho, que elle passou de haver recebido de Silvestre Nunes, Criado, e Feitor do Senhor Rei D. Manoel em Frandes, que está dentro do Alvará dado em Almeirim a 7 de Fevereiro de 1514 que acima transcrevemos. (Torre do Tombo Corpo Chronologico Parte I Maço XIV. Docum. LXVI. em que se acha a Attestação e o recibo.)

(f) Memoria MS. no Gabinete dos MSS. da Real Blbliothrca da

Corre.

(g) A Carta de Conselheiro he deste theor:

Dom João, etc. Faço saber que esguardando eu aos muitos serviços e merecimentos de Francisco de Mello Fidalgo da minha Casa e meu Capellão, pelos quaes e pelas qualidades de saa pessoa he rezam que receba de minha honra mercee e acrescentamento e confiande delle de sua bondade, e saber que me saberá bem aconselhar, e dar conselho verdadeiro, e fiel como deve e por folgar de lhe fazer mercee por esta presente Carta o faço do meu

nomeou Mestre de seus filhos os Infantes para os instruir

nas Sciencias exactas (b).

Foi grande cortesão, e encarregado de muitos negocios politicos, e muito amado dos Principes, e não menos dos Sábios, que sobremaneira o veneravão, havendo-o por hum novo astro da Litteratura Nacional. Mui particularmente o estimárão o M.º André de Rezende, varão de muitas, e mui polidas letras, e o douto Flamengo Nicoláo Clenardo, a quem elle offerecêra hospedagem em Evora, quando este alli chegou para ser Mestre do Senhor Infante D. Henrique. Era tido por muito poderoso, e elegante em nossa lingua, e na Latina, e assás versado na Arte da Eloquencia; que como tal o escolheo o Senhor Rei D. João III. para fazer as trez Orações, que recitou nas Cortes de Torres Novas de 1525, (i) nas outras de Evora de 1533, (1) e no Acto de Juramento do Principe D. Manoel, Primogenito do mesmo Senhor (m). O que mais o distinguio e ennobreceo naquelles tempos foi o trato das Mathematicas, que então começárão de se espertar em outros Reinos, e que os nossos Portuguezes já muito amavão, e promovião desde os formosos dias do claro Infante D. Henrique.

Entre ellas as partes que tocavão á Astronomia, á Cosmographia, á Mechanica, e á Optica, e Perspectiva,

to-

(h) Memoria MS. no Gabinete dos MSS. da Real Bibliotheca

(1) Desta Oração faz memoria a Bibliotheca Lusitana de Barbosa. (m) Lembra-se desta Oração o Padre Souza na Historia Geneal. da Casa Real tom. III. Liv. IV. Cap. XIV. p. 536.

Conselho e quero e me praz, e mando que daqui em diante seja pera meus Conselhos chamado, etc. Dada em Lisboa a 29 de Fevereiro de 1529. (Torre do Tombo Chancellaria delRei D. João III. Liv. XVII. fol. 9.) Deste titulo de Conselheiro fez elle mesmo memoria na Oração Portugueza, que recitou no Synodo Eborense de 1534 perante o Cardeal Infante Arcebispo D. Affonso.

da Corte.

(i) Sahio impressa em Lisboa por João Alvez 1563 4.º com a resposta do Doutor Gonçalo Vaz Procurador do Povo, e com outras Orações de Cortes.

forão as que mais cultivou, e porque grangeou hum grande nome entre os nossos, que por isso Gil Vicente no Liv. I. das Obras de Devação lembrado de sua alta sciencia Cosmographica, e Astronomica, dizia delle gracejando este motete:

Esse Francisco de Mello,
Que sabe sciencia avondo,
Diz que o Ceo he redondo;
E o Sol sobre amarello;
Diz verdade, não lho escondo;
Que se o Ceo fôra quadrado,
O Sol não fôra redondo. (a)

Tamanho era o conceito que delle se fazia, que quando Filippe Guilhen, Castelhano, e celebre Mathematico daquelle tempo, a quem os nossos folgavão muito de ouvir nestas materias, se offereceo a ElRei para dar a Arte, que dizia tinha achado, da navegação de Leste a Oeste; foi D. Francisco hum daquelles que se escolhêrão para praticar com elle; o que com effeito fez, conferindo com Guilhen sobre hum Astrolabio de tomar o Sol a toda a hora, e outros instrumentos que elle havia apresentado; o que tudo approvou, dando por boa a sua Arte, que por isso ElRei fez a Guilhen mercê de cem mil reis de tença, com Habito, e a Carretagem da Casa da India, que então valia muito. (b)

Não nos deixou, ou não chegou a nós obra alguma delle sobre cousas de Cosmographia, mas de seus altos estudos nas Sciencias Exactas dous illustres testemunhos nos ficárão em dous rarissimos Tratados MSS. de outro assumpto, de que há hum precioso exemplar em fol. na Real Bibliotheca de Lisboa, que para ella veio entre outros muitos de alto preço da magnifica doação, que fez áquella Tom. VII.

(2) Pag. 36.
(1) Gil Vicente,

Casa o mui pio, e mui douto Bispo de Beja o Ex.<sup>mo</sup> e R.<sup>mo</sup> D. Fr. Manoel do Cenaculo Villasboas.

Hum destes Tratados que foi a primeira producção de seu engenho contém o Commentario Latino que elle compoz sobre a Theoria da Optica, e Perspectiva attribuida a Euclides, o unico tratado importante nesta materia, que nos deixou a antiguidade (a). Então começavão lentamente a renascer estes estudos, e a plantar-se hum novo ramo da Optica, qual era a Perspectiva, arte que deveo a sua restauração á Pintura, e ás Decorações Theatraes, que se principiárão a promover naquelle Seculo.

Esta Sciencia devendo ser apoiada nos principios fundamentaes da Optica, e tratada em tudo o mais segundo as regras da Geometria pura, demandava hum bom Fysico, e hum bom Geometra; e D. Francisco de Mello era hum Filosofo, e Mathematico muito habil para tomar sobre seus hombros esta empreza. Os muitos negocios politicos, de que então foi encarregado, não lhe derão lugar para entrar em obra mais extensa, e apurada, mas o que elle disto escreveo naquelles tempos, ainda antes dos tres grandes Geometras Daniel Barbaro, Pedro de Borgo, e Alberto Durer, que forão os que melhor comprehendêrão as regras da Perspectiva naquelle Seculo; ainda hoje merece que se leia, e passe com louvor á mais remota posteridade.

Dedicou a Obra ao Senhor Rei D. Manoel nesta ele-

gantissima Elegia.

Invictis simo atque Serenissimo
Principi Emmanueli Lusitanorum
Regi potentissimo Francisci
de Mello Elegum Carmen.
Maxima certatim, vastum quæsita per Orbem,

Mit-

<sup>(</sup>a) Dizemos que este Tratado se attribue a Euclides, por quanto muitos Mathemathicos entendem que esta Obra não he delle, por que nella senão acha o methodo exacto deste habil Geometra.

Mittuntur dono munera quæque tibi: Mittitur ex Indis Elephas, gemmæque nitentes,

Quasque ibi præcipuas terra profundit opes.

Mittit et æripedum palmam tibi Maurus equorum, Vincere quos celeris non queat aura noti;

In que hominum votis primum dant sole perusti Aethiopes aurum, Cinnama mittit Arabis.

Ast ego non aurum, aut magno constantia sumptu Munera (quæ tristi sors mihi fronte negat)

Adfero, sed longo dudum congesta labore,

Prima tibi ingenii do monumenta mei. Parva quidem, fateor, nec tanto Principe digna Et cui si dederis maxima, parva fient.

Hæc tamen excipies, Rex humanissime vultu Candidiore, dein fors meliora dabo.

Segue-se a Prefação, que tem este titulo:

In Euclidis Megarensis Philosophi atque Mathematici præstantissimi Perspectivæ Commentaria ad Optimum quemque Præfatio: Começa: In tanta humani ingenii caligine sola nós divinorum operum contemplatio, hujusque, in quo versamur, mundi pulchritudo ad divini Numinis venerationem sustulit: invisibilia namque Dei (ut divus inquit Paulus) per ea quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur, etc.

Esta Prefação he escrita com muita elegancia, e sabedoria: nella falla da maravilhosa construcção do corpo humano, e em particular da fabrica dos olhos, e das couzas que pertencem á sciencia da visão, que forma a Optica, e a Perspectiva: diz que nesta parte da Mathematica escrevêrão entre os Gregos muitos, mas poucos entre os Latinos antigos, e modernos; por que excepto Vitello, ou Vitellion, celebre Mathematico do Seculo XIII. que compoz prolixamente dez Livros sobre a Optica, (a) Hh ii

<sup>(</sup>a) A sua Obra appareceo em 1270; nella não fez mais, que reduzir a melhor ordem a doutrina da Optica do Arabe Allacen, ou Allazen.

não achara cousa digna de aproveitar entre elles.

Dá a preferencia entre todos a Euclides, Principe dos Mathematicos; reconhecendo que a sua Optica, e Perspectiva, que se lhe attribue, unico Tratado de importancia que herdamos de toda a antiguidade, e que Bartholomeu Zamberto, Veneziano havia trespassado em Latim, era escrita com admiravel brevidade, e muita ordem: que porém as demonstrações de Theon, insigne Mathematico, que Zamberto lhe accrescentára estavão tão confusas, e mutiladas, ou por negligencia dos impressores. ou por corrupção do codigo Grego, que entendia, que se Theon ainda vivesse, de nenhum modo as reconhecêra; e que nestes termos nada concorrião para illustrar o conhecimento dos Theoremas Mathematicos, mas antes servião de destruir toda a sua intelligencia, se nellas se houvesse de fazer apoio, e fundamento; e que por isso houvera por melhor excogitar inteiramenre outras novas demonstrações, do que atormentar muito tempo o seu juizo nas alheias tão confusas, e mal seguras.

Propoz-se pois, como alli diz, interpretar, e explicar os dous Livros de Euclides, e correr esta parte de sua Obra desprezada dos Professores de seu tempo, salvo de Brisou, seu Mestre, que havia escrito com muita elegancia deste assumpto; mas não pôde ter á mão seus Commentarios, que alguns Discipulos havião copiado, e guardavão com recato; e apenas houve alguns mui confusos fragmentos, dos quaes diz, que muitas vezes se ajudára, e muitas se apartára, vendo-se obrigado a trabalhar na illustração dos dous Livros de Euclides com novas de-

monstrações.

Acabada a Prefação segue-se a Obra com este titulo:

Francisci de Mello de Videndi Ratione atque oculorum forma in Euclidis perspectivam corollarium.

começa:

Luciferis quidem oculorum orbibus videndi facultatem tributam esse nemo ambigit.

Seguem-se dous Postulados, e depois as Proposições em numero de vinte, algumas dellas com seus Corollarios, e Lemas. Acaba:

Ita explicit Francisci de Mello in perspectivam Euclidis corollarium.

Depois vem o Commentario a Euclides com este titulo:

Perspectiva Euclidis cum Francisci de Mello Commentariis.

Começa pelas supposições, e passa depois aos Theoremas, que são em numero de 56 com seus Commentarios.

Segue-se depois outro Tratado; que he como a segunda parte desta Obra, dedicado tambem ao Senhor Rei D. Manoel, em que se trata da Specularia de Euclides. Tem este titulo:

Ad eumdem Emmanuelem Lusitanorum Regem, Francisci de Mello in Euclidis Megarensis Speculariam Commenria.

começa:

Promissi jam fænoris, princeps clarissime, priorem partem non qua debui, sed qua potui diligentia inter strepentes negotiorum occupationes exsolvi.

Esta Obra não a houve seu Author por bem correcta, e acabada, particularmente no estilo, e linguagem, antes reconheceo que estava imperfeita, como escrita em pouco tempo, maiormente esta segunda parte, que era mais difficultosa, e complicada; do que elle se desculpou por não ter tido o ocio, e repouso de espirito que convinha á Obra de tamanha difficuldade; achando-se involvido no tumulto das negociações, de que fora encarregado, que o não deixárão socegadamente trabalhar; e em verdade que sendo os principios de Euclides neste assumpto algumas vezes mais brilhantes, do que sólidos, ou pelo menos necessitando elles, segundo se lhe tem notado, de algumas modificações, e havendo no Livro II. algumas demonstrações pouco exactas, natural era que Francisco de Mello no pouco tempo, em que escreveo destas cousas, não podesse fa-

zer Obra de maior meditação, e apuramento.

Além deste Tratado compoz elle hum Commentario ao Livro da incidencia dos corpos sobre os liquidos, de Archimedes: este famoso Mathematico da Grecia, que espalhou na Mechanica a mesma luz, que derramou na Geometria, a quem devemos os verdadeiros principios da Statica, e da Hydrostatica, havia escrito dois Livros intitulados, hum Isorropica, ou de Agui ponderantibus, outro dos Corpos que se lanção nos fluidos; nos quaes se achão, segundo a alguns parece, os fundamentos da engenhosa solução, que lhe occorrêra no banho ao problema, que lhe havia proposto o Rei Hieron de Syracusa, e que o fizera sahir pelas ruas da Cidade em grandissimo transporte, e alvoroço. Pelo menos he certo, que nestas Obras assentou elle o principio fecundo do descobrimento de muitas verdades hydrostaticas, que são hoje conhecidas, e resolveo questões difficeis sobre a situação, e estabilidade de certos corpos lançados nos fluidos, dando na maior parte de suas soluções novos motivos de admirar a profundidade de seu engenho.

Estes dois Tratados erão por isso dignos de hum illustre Commentador; e D. Francisco de Mello tinha todos os estudos, e talento neccessario para o ser; porém não lhe permittirão as suas occupações cortezãas abalançar-se a

ambos; mas não deixou de commeter a exposição de hum delles escrevendo hum Commentario ao segundo, ainda antes de se imprimir a sua Traducção Latina, e Commentario de Eutocio em 1544, e 1565. Começa com este titulo:

Archimedis de incidentibus in humidis cum Francisci de Mello Commentariis.

He o Tratado pequeno no volume, mas muito largo na doutrina, que se contém em sete Proposições, e alguns Theoremas, e Problemas; he tambem dedicado ao Senhor Rei D. Manoel, a quem quiz dar com este opusculo huma prova de seus estudos, e mostras de que não havia desaproveitado as despezas que com elle tinha feito na Universidade de Paris. Acaba por este modo:

Hæc habui, Princeps Sereniss.
quæ tibi, velut studiorum nostrorum prægustamenta offerrem,
non quod sperem temporis tibi otium inter tot amplissimi regni tui
occupationes dari, ut illum perlegere possis; sed ut si quando in
hæc incideris, aut cuique examinada dederis, intelligas me non
omnes operas quas in philosophiæ
studiis impendi tuis auctus munificentissimis stipendiis perdidisse: quæ hilari animo, qua soles
humanitate, suscipias, oro; atque
boni consule. (a)

Des-

<sup>(</sup>a) Vé-se que foi a obra dedicada ao Senhor Rei D. Manoel, porque este foi o que o mandou estudar a Paris á sua custa; ao que elle aqui se refere.

Destes Tratados teve hum exemplar o Cosmographo mór destes Reinos Luiz Serrão Pimentel, Lente de Mathematica, o qual era escrito em pergaminho, com primorosas illuminações, de que depois fez prezente ao Marquez de Liche, quando foi visitar a sua Livraria, como refere o erudito Abbade de Sever. O exemplar que delles tem a Real Bibliotheca de Lisboa, he escrito em fol. em bom caracter, que parece ser mais moderno, e dos fins do Seculo XVI. principios do XVII. e com figuras Geome-

No fim deste Codice vem hum Opusculo intitulado: Elementa Geometrica ad Astronomiam necessaria, traducção Latina da Obra de Gebre, antigo Mathematico Arabe, e homem de grande credito entre os seus, e os nossos pelos uteis descobrimentos que fez na Trigonometria Espherica, resultado de suas profundas meditações, em que segundo os Criticos que delle fallão, igualou, se não excedeo, a Moamad Ben Musa, inventor da resolução das Equações do segundo gráo, a Abatenio, o Ptolomeo dos Arabes, e a outros Geometras, e Astronomos de sua

Foi D. Francisco de Mello nomeado pelo Senhor Rei D. João III. primeiro Bispo de Goa quando em 1534 se erigio a primeira Cathedral naquella Christandade do Oriente: da qual Dignidade atalhado da morte não chegou a tomar posse: finou-se em Evora em 1536, e jaz sepultado na Igreja do Convento de S. João Evangelista daquella Cidade, na Capella de Christo da parte do Evangelho com este letreiro na campa = Aqui jaz Francisco de Mello do Conselho delRei D. João III, filho de Manoel de Mello, e de D. Brites da Silva sua mulher. Falleceo de 46 annos aos 27 dias de Abril de 1536. = (a)

(a) Consta da relação dos letreiros sepulchraes do Convento de S. João Evangelista da Cidade de Evora (no Gabinete dos MSS da Real Bibliotheca de Lisboa)

Henrique Bravo de Moraes na Memoria, que remetteo á Acade

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 249
Fazem honrada memoria de D. Francisco de Mello:
dos Nacionaes.

Gil Vicente no Liv. V. de suas Poeticas.

Andre de Rezende na Oração recitada na Universidede de Lisboa em 1.º de Outubro de 1534, e na Epistola a João Vaseo.

Gorge Cardozo no Apiologio Lusit. Tom. I. p. 179. João Franco Barreto na Bibliotheca Lusitana MS. Souza no Cathalogo dos Arcebispos de Goa S. I. Francisco Leitão ao Anno de 1529. Barboza na Bibliotheca Lusitana

Dos estranhos.

Clenardo na Epistola ad Christianos p. 191. da edição de Hanovia de 1606. 8°.

Monforte na Chronica da Provincia da Piedade. Liv.

III. Cap. 35. §. 7, e cap. 36. §. 2.

Salazar na Histor. Geneal. da Casa de Silva Liv.

VIII. Cap. 4. n.º. 15. O Addicionador da Bibliotheca Geographica de Antonio de Leão tom. III. Col. 1760.

Tom. VII.

·Ii.

ME-

mia Real da Historia Portugueza, para a Historia dos Arcebispos de Goa em 1722. (na Real Bibliotheca de Lisboa no Gabinete dos MSS. A. 2. 36. fol. 98, e 176) poem sua morte em Lisboa sem allegar documento.

Deve corrigir-se o lugar da Bibliotheca Lusitana que o faz morto

em 1535 contra a fé do seu letreiro sepulchral.

Na mesma Capella da parte do Evangelho, está a sepultura de seu Pai Manoel de Mello, que alli se diz filho de Martim Affonso ne Mello, e de D. Margarida de Vilhena sua mulher, e que falleceu aos 26 de Setembro de 1493: e tambem a sepultura de sua Irmã D. Maria Manoel, que se diz mulher de Andre de Souza, Alcaide mór de Arronches, e Senhor de Miranda, filha de Manoel de Mello, e de D. Brites da Silva sua mulher, e que falleceo aos 20 de Janeiro de 1532. Ali està tambem a sepultura de sua Mai D. Brites da Silva, que se intitula filha de João da Silva, e de D. Branca Coutinho, e que fallecera a 4 de Junho de 1543. (a Memoria diz 1643 o que he erro)

#### MEMORIA.

Da Vida e Escritos de Pedro Nunes,

POR ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS.

DEDRO NUNES he o Mathematico de maior nome que teve Portugal, e toda a Hespanha no Seculo XVI: foi natural de Alcacer do Sal: estudou as Linguas, e tomou lições de Filosofia, e de Medicina na Universidade de Lisboa, aonde recebeo o gráo de Doutor n'esta ultima Faculdade. Passou depois á Salamanca, por ventura a conversar os Sábios que alli havia; e a accrescentar ainda com mais doutrina o grande cabedal de seus estudos; e já póde ser que lá fosse ter, ou adiantar os de Mathematica, que n'ella se tratavão naquelles tempos com muito ardor. He certo que dalli foi elle chamado para o Reino pelo Senhor Rei D. João III. para vir honrar-nos com seu illustre magisterio.

Leo primeiro na Universidade de Lisboa hum curso de Artes nos annos de 1530, 1531, e 1532; e trasladada a Universidade para Coimbra, passou a reger a nova Cadeira de Mathematica, de que teve Provisão de 16 de Outubro de 1544; e leo com muita reputação, e credito de seu nome até ao anno de 1562, em que foi jubilado

por Carta de 4 de Fevereiro d'aquelle anno.

Sahirão alguns bons Discipulos de sua escóla, entre os quaes se distinguio muito Fr. Nicoláo Coelho do Amaral, Religioso da Ordem da Trindade, e primeiro Reitor do seu Collegio de Coimbra, que escreveo de Chronologia, e foi Substituto da Cadeira de Mathematica em sua ausencia (a); e Manoel de Figueiredo Cosmografo mór

tantumque nobis alumnum dederit, hoc est Petrum Nonium nobilissimum

mor, que foi d'estes Reinos, immediato antecessor (a)

de D. Manoel de Menezes (b).

Foi Mestre do Infante D. Luis, a quem muito servio; (a) sendo tambem moço de sua Camara desde 1538. (b) accrescentado depois em 1545 de Moço da Camara a Escudeiro; em 1551 de Escudeiro a Cavalleiro com as competentes moradias: (c) e foi tambem Mestre do Senhor D. Henrique, Cardeal, e depois Rei; e ensinando ao primeiro dos Infantes a Filosofia, e Arithmetica, a Geometria, a Acustica, e a Astronomia; ao segundo além da Arithmetica e Geometria, o Tratado da Esphera, as Theoricas dos Planetas, parte da grande composição dos Astros de Ptolomeo, a Mechanica de Aristoteles, e toda a Cosmographia (d).

Ii ii O

(b) Barbosa Bibl. Lusit. W Manoel de Figueiredo, e D. Ma-

noel de Menezes.

(a) Consta disto principalmente pelo Alvará de lembrança, que se lhe deo de supervivencia de Tença com reducção, datado de Lisboa aos 14 de Novembro de 1564 (Chancellaria d'ElRei D. Sebastião Tiv. XIV. fol. 352. no Real Archivo da Torre do Tombo).

(b) Parece ser este o mesmo de que falla o liv. das Moradias da casa do Infante D. Luis pertencente ao anno de 538. (Moradias da casa Real maço VI. Liv. II. fol. 73 no Archivo Real da Torre

do Tombo ) .

(d) Barbosa fallando do Senhor D. Henrique o dá por seu Dis-

<sup>(</sup>a) atque Regium Mathematicum cui quim in Mathematicis dam operam mini allisque in hac ingeniosa palestra conluctatoribus non possum non gratulari (Chronologia p. 85).

<sup>(</sup>c) Livro que servio no anno de 1545 da mesma casa do Infante D. Luiz, no titulo de Escudeiros, com assento de 24 de Setembro de 545 (Moradias da Casa Real maço VIII. Liv. I. fol. 36) e assim no liv. do anno de 1551 no Titulo de Fidalgos Cavalleiros (Moradias da Casa Real maço VIII. Liv. III. fol. 39. vers.) e assim mais no livro das mesmas Moradias da Casa do Infante do anno de 1552, em que se diz á margem, que houve casamento do Infante: e por baixo do nome que está riscado, que em Lisboa a 20 dias de Dezembro de 1552, ouve Certiado em fórma por mandado do Mordomo Mór para na Fazenda requerer seu casamento por lhe fazer muito ser cazado com Izabel Tavares sua mulher, e que elle fora filhado antes do anno de 1536; por onde lhe cobia poder haver casamento. (Moradias da Casa Real maço IX. Liv. I. fol. 32).

O illustre Governador, e Vice-Rei da India D. João de Castro cursou junto com os Infantes a sua escóla, e d'ella recebeo o muito que soube n'estas Sciencias; (a) e o Senhor Rei D. Sebastião o houve também como seu Mestre, ouvindo de boamente os seus discursos, e instrucções. (b)

Foi

cipulo; mas o erudito compositor do Catalogo dos Authores, que vem no Dicionario da Academia Real das Sciencias de Lisboa, diz que se póde duvidar, se elle foi seu Mestre; com tudo consta, que o fora pelos mesmos testemunhos de Pedro Nunes, porque assim o affirma elle em dois lugares: 

E vindo ao serviço do muito escrarecido Principe, e Infante Dó Anrique, pera o instruir nas Sciencias Mathematicas lhe fix disso figura, e demonstração em plano 

No Tratado da Defensão da Carta de marear, e Regimento da altuta no artigo que tem por titulo: 

Como se tomará a altura do polo em todo o tempo que houver Sol 

Em outra obra 

Incidit nuper sermo de crespusculis coram Principe integerrimo . . . . Infante Henrico, illustrissimo fratre tuo: cum tu, Rex humanissime, decem abhine annis Mathematicis scientiis instituendum à me surasti. Didicit ille diligentissimè, etc. 

(Na Dedicatoria

do Tratado de crepusculis ao Senhor Rei D. João III.)

Quando não houvessem estas clarezas, por certo muito era de confiar na authoridade do Doutor Francisco de Monçam, que se allega no sobredito Catalogo, Escritor coevo, que podia saber deste facto, pois residia entre nos como Lente da Universidade de Coimbra, e Conego da Sé de Lisboa; o qual na sua obra Espejo de Principes que dedicou ao Senhor Rei D. Sebastião, no cap. 27. o faz Mestre daquelle Principe; e quando nos faltasse este claro testemunho, bastaria o de Antonio de Maris, que dedicando ao Senhor Rei D. Sebastião a obra Latina de Arte atque ratione navigationis, em 1573. diz assim alludindo aos dois Infantes 

Cujus rei quando et admirabilis demonstrandi facilitas, et plena eruditionis opera fidem non facerent, efficox argumentum esset, quod patrui tui hujus Regni Principes, quibus nihil non magnum placuit, eo præceptore usi sunt = Donde com tazão Bayle, Moreri, e Diogo Barboza, e os Authores Francezes do Novo Diccionario Historico (I.ª Edição de Caen tom. VI.) lhe derão este Discipulo.

(a) Jacintho Freire de Andrade na Vida de D. João de Castro

Liv. I.

(b) Assim o inculca Antonio de Maris na Dedicatoria ao mesmo Senhor, de que acima fallámos, porque dizendo que seus Tios o tiverão por Mestre, accrescenta = Et tu tandem Rex inclyre, ejusdem Petri Nonnii doctrinam probes, ac Marhematica præcepta libenter audias. =

Foi Cosmografo mór d'estes Reinos, cargo em que o pôz o seu merecimento, havendo esta mercê do Senhor Rei D. João III. de quem era bem acceito, e de quem costumava receber muita honra, e distinção. Teve a principio curto mantimento neste Officio; mas foi-lhe depois accrescentado em consideração do bem, que elle tinha servido, com mais largas mercês, tanto pelo mesmo Principe (a) como por seu Successor o Senhor Rei D. Sebastião seu Neto. (b)

Es

(a) Teve Carta de 200000 de mantimento com o Officio de Cosmografo mór; e depois mais 20000 em respeito dos serviços, que o Senhor Rei D. João III. delle havia recebido, e esperava receber em o futuro; dada em Evora a 23 de Agosto de 1531 (Chancellaria de ElRei D. João III. Liv. IX. fol. 99 vers.)

E depois mais Carta com Padrão de 4 moyos de trigo no Reguengo de Aljees, e Oeiras dada em Evora a 7 de Outubro de 1534. com huma resalva, de que posto que se dicesse no Reguengo de Aljees, fosse assentado, e pago nas Lezirias de Villa Franca (dita

Chancelaria Liv. VII. fol. 168 vers.

Teve mais ainda o accrescentamento de 10000 sobre os quarenta, por duas Provisões de 20000 cada huma, ficando por esta percebendo 50000, tudo em consideração do bem que elle havia servido, datada de Lisboa a 22 de Dezembro de 1547 (dita Chancellaria Liv. LV. fol. 65.)

(b) No reinado deste Principe teve Apostilla de mudança dos 500000 rs. de ordenado de Cosmografo mór no Thesoureiro mór para lhe serem assentados, e pagos pelas sizas da Cidade de Coimbra de Janeiro de 1569 em diante: datada de Lisboa a 19 de Maio de 1568.

(Chancellaria d'ElRei D. Sebastião Liv. XXII. fol. 99).

O mesmo Senhor por Alvará que passou pela Chancellaria a 14 de Julho de 1556 lhe mandou dar 400000 rs., e 4 moyos de trigo de tença em sua vida, em satisfação do serviço que fizera ao Infante D. Luiz seu Tio, cujo Mestre fora, como se refere no Alvará de lembrança de supervivencia de tença, datado de Lisboa de 14 de Novembro de 1561. (Chancellaria d'ElRei D. Sebastião Liv. XIV. fol. 352) e teve depois Apostilla de mudança do assentamento dos ditos 400000 rs. no Thesoureiro mór, para que lhe fossem apontados, e pagos pelas sizas da Cidade de Coimbra de Janeiro de 1569. em diante Lisboa. 19 de Maio de 1368 (dita Chancellaria Liv XXI. fol. 96 vers:)

Mereceu mais ao mesmo Senhor por Alvará de lembrança, da mercê de hum Officio no Reino, ou na India, em respeito dos ser-

Este em 1572 o mandou vir de sua casa para residir na Corte, aonde muito folgava de o ter, e aproveitar seu grande prestimo. (a)

Foi casado com Izabel Tavares, (b) de quem houve filhos. (c) Não sabemos ao certo o tempo de sua morte,

viços que havia feito a ElRei seu Avô, para a pessoa que houver de casar com huma de suas filhas, sendo o dito officio de lote tal, que coubesse na qualidade da mesma pesssoa: datado de Lisboa a 21 de Outubro de 1557, o que não teve effeito, porque depois se lhefez mercê do officio de Contador da Camara para a pessoa que casasse com alguma dellas, sendo ella apta, e a contentamento do dito Senhor, pondo disso Verba marginal ao primeiro por mandado de sua Alteza o Escrivão da Torre do Tombo Christovão de Benevente, a 22 de Abril de 1562. (Chancellaria d'ElRei D. João III. Liv. LXV. fol. 358 vers. que por erro se acha citada, e alfabetada com o titulo d'ElRei D. João III., que devia ser delRei D. Sebastião, pois que já delle começa com alguns duzentos registros.)

T'eve pois Alvará de supervivencia de tença com reducção em contemplação do serviço, que sez a ElRei, e á Coroa destes Reinos no officio de Cosmografo mór; concedendo se-lhe que podesse deixar por sua morte a sua mulher, e filhos repartido por elles todos, ou por aquelles que elle quizesse 30 \$000, e 3 moyos de trigo de tença (que então já tinha) dos 40 3000, e 4 moyos: de que se mandou que se lhe dessem Padrões, datado de Lisboa a 14 de Novembro de 1564, (Chancellaria d'ElRei D. Sebastião Liv. XIV. fol. 352.)

(a) Em 1572. o mandou vir o senhor Rei D. Sebastião para residir na Corte, e attendendo á despeza que n'isso havia de fazer lhe fez mercê de 80 8000 rs. em cada hum anno por tempo de dois; a vencer de 11. de Setembro de 1572 em diante, dia em que elle partio de sua casa para a Corte: dado em Evora a 25 de Abril de 1573. (Chancellaria d'ElRei D. Sebastião Liv. XXXII. fol. 1720) de que teve prorogação de mais dois annos na dita graça por Apostilla de 6 de Setembro de 1574 (dita Chancelaria Liv. XXXIV. fol. 32)

(b) Consta do Livro das Moradias da Casa do Infante D. Luiz do anno de 1552 (Moradias da Casa Real maço IX. Liv. I. fol. 32) e consta tambem, que se lhe passou Certidão em fórma por mandado do Mordomo Mór para na Fazenda requerer seu casamento por lhe ca-

ber; havendo sido filhado antes do anno de 1536.

(c) Consta do Alvará acima referido de lembrança de mercê de hum Officio no Reino, ou na India para a pessoa, que houvesse de casar com huma de suas filhas ; datado de Lisboa a 21 de Outubro de 1557 (Chancellaria de D. João III. Liv. LXV. fol. 358 vers.) Cuidava Pedro Nunes de estabelecer alguns fundos á sua casa;

nem aonde jaz sepultado, perdendo-se a memoria do jazigo de seu corpo, que nunca nos devera esquecer, assim como se achava já perdida a lembrança do de Archimedes nos

tempos do Orador Romano. (a)

Querendo Pedro Nunes facilitar os principios, que deve ter qualquer pessoa que deseja saber alguma cousa em Cosmografia, compoz huma Obra deste assumpto, com que podesse aproveitar a muitos: sahio com este titulo:

Tra-

para o que entre outras providencias comprou á Fazenda d'ElRei 25 \$\infty773\$, e 5 ceitis de tença de juro e herdade por \$15 \$\infty473\$ is., de que fez entrega em fórma no dia 17 de Agosto de 1566: sendo assentado, e pago este Padrão pelo Thesoureiro da casa da Mina, datado de Lisboa a 27 de Agosto de 1566. Depois porém não houve mais pagamento, porque ElRei houve por melhor mandar-lhe pagar os \$15 \$\infty477\$ por que tinha comprado os 25 \$\infty773\$, de que se fez Verba pelo que servia de Escrivão da Chancellaria Pero de Oliveira, em Lisboa a 19 de Setembro de 1575. (Chancellaria d'ElRei D. Sebastião Livro XVII. fol. 220. vers.)

Por fim advertirmos, que por aquelles tempos houve outro do mesmo nome, com quem se não deve confundir o nosso Nunes, o qual se intitula o Doutor Pedro Nunes, Vedor da Fazenda da India em 1520. talvez o mesmo que se diz Chanceler da Casa da Supplicação por 1534, e Juiz dos Feitos d'Alfandega de Lisboa no mesmo anno; a que pertencem os Documentos que se achão no corpo Chronologico Parte I.ª maço XXV. Docum. 141 maço XXVII. Docum. 67. 96. e maço XXX. Docum. 46. e na Chncellaria d'ElRei D. João III. Liv. VII. a fol. 188. vers., e a fol. 64 vers. Torre do Tombo.

(a) O Padre Sancta Maria no Diario Portuguez assenta a sua morte em 29 de Agosto de 1615, em 73 annos de idade, o que não póde ser, como já notou Diogo Barboza na Bibliotheca Lusitana: este diz que fallecêra antes de 1600: Montucla o faz morto em Coimbra em 1577 (Histoire des Mathematiques tom. L. p. 468) e com elle Bailly (Histoire d'Astronomie moderne tom. I. p. 370) e antes de todos Bayle. Nós só podemos dizer, que elle vivia ainda em 1574 pois que a 12 de Agosto desse anno mandou o Senhor D. Sebastião passar hum Alvará, que ordena aos Védores da Fazenda, que por fallecimento de Pedro Nunes passem os Padrões em fórma ao filho, ou filha que elle deixar nomeado de 30,000, e 3 moyos de trigo, de que se lhe havia feito mercê; e pela maneira por que se falla no Alvará parece suppôr se, que elle ainda vivia, e ser isto providencia para o caso que succedesse de seu fallecimento (Chancellaria d'ElRei D. Sebastião Liv. XXXV. fol. 22.)

Tratado da Esphe-

Tratado da Sphera com a Theorica do Sol, e da Lua = Eho primeiro Livro da Geographia de Claudio Ptolomeu Alexandrino. Tirados novamente de Latim em Lingoagem pello Doutor Pero Nunes Cosmographo DelRei Dom João ho terceiro deste nome nosso Senhor. E accrescentados de muitas annotações, e figuras per que mais facilmente se podem entender. Lisboa por Germão Galharde 1537 1. vol. fol.

Este Tratado da Esphera foi dedicado a seu Discipulo o Infante D. Luis, e he partido em quatro Capitulos: no 1.º falla da composição da Esphera, que cousa seja Esphera, e o seu centro; que cousa seja o eixo da Esphera, e o Pólo do Mundo; quantas são as Espheras, e que figura tem o Mundo: no 2.º dos Circulos de que se compõe a Esphera material: no 3.º de como nascem, e se põe os Signos; da diversidade dos dias e noites, que há em differentes lugares, e da divisão dos Climas: e no 4.º dos Circulos, e movimentos dos Planetas, e como se causão os Crises.

Acaba o Tratado da Esphera com hum Discurso, ou Annotação ás derradeiras palavras do Capitulo dos Climas, o qual começa = O que este Author nesta parte diz da largura dos Climas = etc. Nelle trata de demonstrar, como a largura dos Climas vai diminuindo, crescendo a quantidade dos dias, e igualmente de meia em meia hora, o que fez de maneira, que entendeo ser escusada toda a mais Geometria de linhas curvas, e as proposições de Gebre, de que tanto se havia vangloriado, e todos os Livros de Monte Regio seu imitador.

Depois do Tratado da Esphera, e Annotação vem o

outro que ha por titulo:

Theorica do Sol, e da Lua, tirada de

La-

# DE LITTERATURA PORTUGUEZA. Latim em Lingoagem per ho Doctor Pero Nunes. (a)

He o primeiro Livro de Ptolomeo, em que se contém o fundamento de toda a sua Geographia, o qual Pedro Nunes poz em lingoagem por inteiro, e começa sem titulo geral, nem nome de Ptolomeo; entrando logo no Capitulo, que diz:

Da deferença, que ha antre a Geographia, e a Corographia

Acaba no Capitulo XXIV: seguem-se depois com titulo separado:

Annotações neste primeiro Livro de Ptolomeo.

Nellas aponta algumas faltas, que Ptolomeo havia commettido quanto ás demonstrações Mathematicas; por quanto lendo este seu Livro attentamente, achára, que os discursos que nelle fizera erão tão fracos, e as razões de que usava de tão pouca força, que qualquer pessoa que por elle lesse, poderia entender, quão pouca noticia se tinha em seu tempo do sitio do Orbe. Donde deixando o que pertencia á Historia, que lhe não tocava, limitou-se a notar sómente algumas cousas ácerca do que elle fazia por demonstrações Mathematicas.

Escreveo além disto hum Opusculo, que vem no mes-

mo volume depois desta Obra, e tem por titulo:

Tratado que ho Doctor Pero Nunes fez sobre certas duvidas da navegação, dirigido a ElRei nosso Senhor.

Tom. VII.

Deo

<sup>(</sup>a) No Catalogo dos Authores, que vem no Diccionario da Academia Real das Sciencias de Lisboa parece pôr-se este Opusculo separadamente, como diverso do outro que vem annunciado no titulo do Tratado da Esphera: comtudo he hum mesmo Tratado.

Deo occasião a este Tratado a pratica que elle teve com o illustre, e famoso Varão Martim Affonso de Sousa, sobre algumas duvidas que este lhe propozéra ácerca da navegação. Este Heroe Portuguez tão conhecido em nossa Historia Militar, e Maritima, tinha sido mandado em 1530 com algumas velas navegar para as partes do Sul : chegou ao Rio da Prata; e voltando depois ao Reino no anno terceiro da sua navegação, referio a Pedro Nunes, com quanta diligencia, e por quantas maneiras tomára a altura dos lugares, em que se achára; e verificára as rotas por que fizera seus caminhos; mas que de duas cousas se espantára muito: era a primeira, que estando o Sol na linha em todos os lugares em que se achou, lhe nascia em Leste, e se lhe punha no mesmo dia em Oeste, isto igualmente sem nenhuma differença, ora se achasse da banda do Norte, ora da banda do Sul; e perguntou-lhe porque razão se governamos a Leste, ou Oeste himos por hum parallelo sempre em huma mesma altura, sem nunca podermos chegar á Equinoccial aonde levamos a prôa juntamente com o Leste da agulha.

A segunda cousa que lhe perguntou foi, que elle se achára em 35 gráos da outra banda da linha no tempo em que o Sol estava no Tropico de Capricornio; e lhe nascia ao Sueste e quarta de Leste, e se lhe punha no mesmo dia ao Sudoeste quarta de Leste, como aos que vivem na mesma altura desta parte do Norte; e que não via como podia isto ser; porque por devida razão assim havia de nascer aos que vivem da outra banda do Sul, quando o Sol anda pelos Signos da mesma parte, como nasce a nós, quando anda desta nossa banda: e pois a nós no Verão, estando o Sol no Tropico de Cancro, nos nasce em Nordeste quarta de Leste, tambem aos que vivem da outra parte do Sul, no seu Verão devia o Sol de nascer

ao Nordeste quarta de Leste,

Satisfez Pedro Nunes a estas duvidas de Martim Affonso, e determinou escrever depois mais largamente nesta Obra o que nisso lhe parecia, por entender ser esta hu-

ma parte principal para quem desejava saber, como se havia de navegar por arte. Assim nella declarou todas as principaes duvidas da Navegação, com as Taboadas do movimento do Sol, e sua declinação, e o Regimento d'altura assim ao meio dia, como nos outros tempos; e sobre tudo isto trouxe não só couzas praticas da Arte de Navegar mas ainda pontos de Geometria, e da parte theorica: emendou alguns lugares de Ptolomeo; verificou outros, e interpretou, e explicou os que tinhão escuridade, ou havião sido mal entendidos pelos modernos: mostrou os erros de Jeronimo Cardano, de Copernico, de Agostinho Riccio, de Jacob Zeiglero, de Pedro Appiano, de Alberto Pighio, de João Stoffero, de Marco Beneventano, de Gebre, e de João de Monte Regio, todos homens de grande nome em taes materias.

Escreveo depois disto outra Obra que tem este titulo:

Tratado que ho o Doctor Pero Nunes Cosmographo delRei nosso Senhor fez em defensão da Carta de maréar. Co' regimento da altura, dirigido ao muito escrarecido, e muito excelente Principe ho Iffate D. Luys.

Entrou Pedro Nunes na composição desta Obra passados alguns annos depois de haver escrito o pequeno Tratado antecedente; porque havendo alguns á mão o traslado daquelle Opusculo, e não o entendendo bem, o tinhão desgabado, accusando-o geralmente de muitos erros, e culpas, ou por ignorancia, ou por malicia, e contumacia. Quiz elle pois acudir por sua obra, e por seu nome; e escreveo este segundo Tratado que dedicou ao seu discipulo o Infante D. Luiz. Na Dedicatoria que lhe fez, levanta hum magnifico elogio á navegação Portugueza comparada com a dos antigos, que he digno de se pôr aqui por credito de nosso nome. « Não Kk ii

.... MEMORIAS » Nam ha duvida, diz elle, que as navegações o deste Reyno de cem años a esta parte sam mayores: » mais maravilhosas: de mais altas e mais discretas con-» jecturas, que as de nenhúa outra gente no mundo. Os >> Portuguezes ousaram commetter o grande mar Oceano. Entraram por elle sem nenhū receo. Descobriram novas » ylhas: novas terras: novos mares: novos povos: e ho que mais he: novo Ceo: e novas Estrellas. E perderan-lhe tanto o medo: que nem ha grande quentura da torrada » Zona : nem ho descompassado frio da extrema parte » do Sul: com que hos antigos scriptores nos ameaçavam " lhes pode estorvar: que perdendo ha estrella do norte: e >> tornando-a a cobrar: descobrindo, e passando ho teme-» roso Cabo de Boa Esperança: ho mar de Ethiopia: de » Arabia: de Persia: poderam chegar á India. 22. Passaram ho rio Ganges tam nomeado: ha grande Tra-» pobani e as ylhas mais orientais. Tirarā-nos muitas igno-» rancias: e mostrara-nos ser ha terra mor que ho mar: e aver hi antipodas, que até os Sanctos duvidaram: » e que nam ha regiam, que nem por quente nem por fria » se deixe de abitar: e que em hum mesmo clima e igual » distancia da equinocial ha homes brancos e pretos e » de muy differentes calidades. E fizeram ho mar tam cham, » que nem ha quem oje ouse dizer que achasse nova-» mente algua pequena ylha : algus baxos : ou se quer » algū penedo : que per nossas navegações nam seja ja » descuberto. Ora manifesto he que estes descobrimentos » de costas: ylhas: e terras firmes: nam se fezeram indo » a acertar : mas partiam os nossos mareantes muy ensi-» nados e providos de instrumentos e regras de astrologia » e geometria: que sam as cousas de que os Cosmographos » ham d'andar apercebidos segudo diz Ptolomeo no pri-» meiro livro de sua Geographia. Levavam cartas muy » particularmente rumadas: e nam ja has de que os antigos » usavam, que nam tinham mais figurados que doze ven-

» tos: e navegavam sem agulha, etc. » Estas, e outras mais couzas diz Pedro Nunes, que

muito honrão e ennobrecem as primeiras tentativas e des-

cobrimentos dos Argonautas Portuguezes.

Neste Tratado illustra Nunes a doutrina de Ptolomeo em alguns lugares: falla das regras, e instrumentos maritimos, da Carta de marear, da Taboada nautica muito util para achar a differença da longitude dos lugares; dos instrumentos proprios para indagar a elevação das Estrellas; e de como se póde achar por varios modos a latitude dos lugares; resolve alguns Problemas nauticos, e explica a na-

tureza das Loxodromias, ou curso obliquo,

E pelo que toca á esta ultima parte, a elle se deverão nesta obra os primeiros ensaios, e tentativas das Loxodromias, em que mostrou bem o seu engenho, e saber. Com effeito este grande Geometra foi o primeiro, que indagando a curva que descreve hum navio seguindo huma rota, que corta todos os meridianos debaixo de hum mesmo angulo, tratou da natureza, e theorica da Loxodromia, que he o nome que se dá a esta curva, isto he, da theorica das linhas espiraes, e igualmente inclinadas a todos os meridianos, que se descrevem sobre a superficie do mar; porque tendo considerado attentamente os defeitos das Cartas de marear, que até alli se usavão, que erão planas, e se não podião conformar ao justo com os globos em razão do movimento da agulha, que sempre aponta para o Norte; entrou em altos pensamentos de as rectificar.

Com este intento examinou as linhas, e ideou a construcção de huma taboa Loxodromica, regulando a derrota por angulos de 45 gráos, ou rumos como elle lhes chama, que se fazem em cada meridiano; e formando a supputação delles pelos triangulos esfericos: no que elle mostrou haver alcançado algumas das propriedades das Loxodromias; dando nesta engenhosa producção de seu genio huma illustre prova de sua grande sciencia Geometrica. Ainda que na theoria de muitas linhas em alguns pontos se lhe notassem depois algumas faltas de exacção, e se corrigissem; com tudo Nunes foi o que abrio o caminho a que ella recebesse as addições e perfeições que lhe derão

os Geometras modernos Stevin, Snellio, Halles, Wright,

Leibnitz, Herigone, e Dechales.

Estes dois Tratados, e o primeiro da Esphera, e da Theorica do Sol, e da Lua compoz elle em nossa vulgar linguagem, ao contrario do que então, e muito depois se praticou, affectando-se escrever das Sciencias em huma lingua morta, e conhecida de poucos : no que elle por certo fez grandioso serviço á Litteratura Portugueza, exemplo digno de se ter seguido pelos que depois vierão,

N'isto mostrou elle seu juizo, porque considerou, como elle mesmo diz, que a sciencia não tinha propria linguagem; e que por qualquer que fosse, se podia dar a entender: confessando não saber donde viera tamanho receio de trasladar na linguagem vulgar outra qualquer obra de Sciencia, senão que os Letrados quizerão encarecer isto por lhes parecer que desta sorte accrescentavão mais em sua authoridade: e assim por entender que o bem quanto mais commum e universal, tanto era mais excellente, havendo de escrever do Tratado da Esphera, e da Theorica do Sol e da Lua, e do primeiro livro da Geographia de Ptolomeo; que erão os principios que devia ter qualquer pessoa que em Cosmographia desejasse saber alguma cousa, julgou que cumpria pôr tudo em linguagem Portugueza por não carecerem disto os Nacionaes que não soubessem o Latim. Vem no fim do livro hum Epigramma em seu louvor do insigné Poeta Jorge Coelho, que por quão elegante elle he, e em muito abono de seu merecimento, não devemos deixar de o transcrever neste lugar.

» Qui cupis è terris arcana incognita caeli Noscere: et ignoto pandere vela mari;

» En tibi qui summum reserat sublimis Olympum:

" Per medios fluctus hoc duce tutus eris. » Haud mirum ingenii tot opes florere libello.

» Nobilis egregium condidit author opus. ,, Si clarum Alcide durat per saecula nomen

" Quod caelum potuit sustinuisse humeris,

>> Non

"Non minor et Petri dicenda est gloria Nonni, "Cujus mens terras, aequora et astra capit.

Porque a obra dos dois tratados sobre a Carta de ma-De Arte rear podesse ser lida dos estranhos, e chegar a todos o atque raproveito della; cuidou Pedro Nunes passados 30 annos vigandi. de a trasladar de Portuguez a Latim; a qual se publicou com este titulo:

Petri Nonii salaciensis de Arte atque ratione navigandi libri duo.

Publicou-se em Coimbra por Antonio de Mariz em 1546. fol. em Basilea por Henrique Pedro em 1566, e tambem em Paris com annotações, e doze retratos de alguns Poetas, e Philosophos illustres; e outra vez em Coimbra por Antonio de Mariz em 1573, que dedicou sua edição ao senhor Rei D. Sebastião. (a) Conservava-se na Bibliotheca Colbertina hum exemplar MS. desta obra traduzida em Francez, quanto parece do titulo, que diz:

Traité de Pierre Nugnes sur la Navegation. (b)

Esta Obra não he realmente versão Latina dos dois Tratados antecedentes; mas antes huma nova composição, que

(b) Cod 1494. Veja se Montfaucon na Bibliotheca Bibliothecarum MSS. Tom. II. p. 550. Col. I. da edição de Paris de 1739. fol.

<sup>(</sup>a) Barboza na Piblioteca Lusitana poem esta Obra Latina na cabeceira de todas; a qual com tudo foi 30 annos posterior á composição dos Tratados escritos em Portuguez sobre a Carta de marear, como nolo certifica o mesmo Nunes no fim da Exposição, do assumpto desta Obra em Latim fol 1. in fine, e esta mesma edição posterior nove annos á dos ditos Tratados — Scriptos deinde mandavimus annis ab hine triginta commentario uno edito de ea re Lucitano sermene, quem denique hoe tempore, ut non solum á Lusitanis sed etiam ab aliis hi minibus legi atque intelligi possit in Latinum vertere voluimus —.

que compilando tudo o que naquelles se havia dito, se estende a outras mais doutrinas, e materias, e por diversa maneira, e ordem; porque está reformada em algu-In Proble- mas couzas, e accrescentada em outras. (a)

telis de vigii.

No fim desta Obra vem hum Opusculo, que se não motu na acha nos Tratados em Portuguez, he sobre hum Problema de Aristoteles annunciado no título geral das Obras Latinas, e vem com este titulo:

> In Problema Mechanicum Aristotelis de Motu navigii ex remis, Annotatio una.

Foi muito para aquelle tempo commetter a solução, e illustração deste Problema: a Mechanica, quasi não tinha feito progresso algum naquelle Seculo : ignoravão-se as Leis do movimento; a theoria da Statica, e maiormente a da Hydrodynamica era ainda muito fraca, e os trabalhos dos sábios sobre a Mechanica reduzião-se unicamente a commentar as questões Mechanicas de Aristoteles, que assim fizerão Leonico Piccolomino, e Bernardin Baldi, e esta foi a rota que seguio Nunes, limitando-se a explicar, e illustrar a doutrina do Filosofo neste Problema, que elle já tinha tratado nas lições de Mechanica, que havia dado a seus discipulos na Universidade de Coimbra.

Estes Tratados da navegação derão a Pedro Nunes hum assento honroso entre os primeiros Cosmographos do seu seculo, que ainda hoje não tem perdido: os sábios receberão suas Obras com grandes elogios, e continuárão a fazer delle memoria illustre nos tempos que se seguirão. Os defeitos que se lhe podem notar (qual Escritor por muito sábio, e avizado que seja deixa jámais de os ter!) menos se devem attribuir a elle, que aos tempos

<sup>(</sup>a) p. 121. Este Opusculo pelo que parecia do titulo geral da Obra de Arte navigandi devia vir depois das Annotações ás Theoricas dos Planetas de Jorge Purbachio, de que adiante fallaremos.

em que escreveo; alguns lhe notou o nosso erudito Diogo de Sá no seu Tratado da Navegação, e depois delle o Padre Deschales no seu Mundo Mathematico, dando a obra por escura nas suas praxes, e pouco accommodada á

capacidade dos Pilotos. (a)

Tom. VII.

De algumas culpas o poderia bem livrar, quem quisesse tomar a cargo o defendello: de algumas outras facil seria desculpallo em hum tempo, em que a Nautica começava de se reduzir a sciencia, e em que ainda se não havião feito tantas observações, e combinações maritimas, e Astronomicas para se apresentarem praxes mais faceis, e mais commodas na Arte de navegar; quanto mais que na Theorica, e pratica desta Arte não se propoz Nunes fazer hum Tratado completo de Navegação, mas só responder aos quesitos de Martim Affonso sobre varios artigos da Nautica, e defender a sua Carta de marear dos erros, e dos defeitos que lhe notárão.

Além destas obras escreveo Pedro Nunes em Latim In Theori-

Annotações ás Theoricas dos Planetas de Jorge Purbachio, tarum. insigne Mathematico do seculo XV., e hum dos verdadeiros restauradores das Sciencias exactas, principalmente da Astronomia: elle havia escrito destas Theoricas segundo a doutrina de Ptolomeo, e a de D. Affonso o Sábio, para fazer mais intelligiveis os seus Canones, e taboadas; e em sua obra corrigio as hypotheses de Ptolomeo em varios pontos, introduzio novas equações nos movimentos dos Planetas, e medio mais exactamente os lugares das fixas, cujo conhecimento era muito necessario para hum grande numero de taboas de differentes especies para ajudar os Astronomos nos seus calculos. A esta obra pois fez Nunes doutissimas Annotações, as quaes vem com as mais obras latinas, e tem por titulo:

In Theoricas Planetarum Ll

Gei

<sup>(</sup>a) Tom. I. Proæm. Cap. V. p. 48 Col. I. e II, e Cap. IX., p. 85 Col. II.

Georgii Purbachii, Annotationes aliquot per Petrum Nonium Salaciensem.

Nestas Annotações explicou elle as couzas que erão escuras; notou outras que ninguem até então tinha tocado, e corrigio os lugares que havião sido mal entendidos pelos Interpretes de Ptolomeo, e de D. Affonso o Sábio, ou não tinhão sido declarados, e demonstrados como convinha; por quanto Purbachio, e outros, na interpretação de Ptolomeo, ignorando o Grego, tinhão seguido as traducções pouco exactas, feitas por homens que não erão da profissão. Vossio exalta estas Annotações de Nunes, dizendo, que merecêra muito louvor pela perspicacia, e clareza com que escrevera nesta materia, e por haver descuberto, e emendado os erros dos outros Escritores (a)

De Erratis Orontii Finæi.

Outra Obra escreveo Pedro Nunes que não he menos digna de louvor, a qual foi hum Tratado que publicou contra os erros de Oroncio Fineo, ou Finé, Professor Regio de Mathematica em Paris. Havia este escrito com pouca ventura as suas primeiras Obras, porque sahírão assás defectuosas: (b) posto que os seus erros não forão muitos, forão todavia tão notaveis, que não éra bem que os deixassem correr no publico sem censura, porque outros incautamente os não houvessem por principios verdadeiros. Estes erros commetteo elle quando quiz fazer as demonstrações Mathematicas, porque as tirou de Campano (posto que o não citou) e como este se enganou muito no dar as definições, que vem no seu Livro V., com elle se enganou tambem Oroncio.

Quiz

<sup>(</sup>a) Lib. de Scient. Mathem: cap. 36 p. 191. M. Juvenel de Carlenças nos Ensaios sobre a Historia das Bellas Letras, etc. adopta os sentimentos de Vossio.

<sup>(</sup>b) Oroncio havia traduzido os Elementos de Euclides; mas seguindo servilmente huma Traducção Arabiga defectuosa a accrescentou ás faltas desta as suas proprias.

Quiz Pedro Nunes avizallo por Carta, mas não o fez por entender alfim, que isto mais tocava a algum dos Professores de Paris, aonde Oroncio ensinava, do que a elle: vendo porém que não o avisavão, mas antes continuava em seus erros, e os accrescentava ainda mais com outros, que commetteo de novo no Livro, que publicou com o pomposo titulo de Rebus Mathematicis hactenus desideratis, em que se vangloriava de haver resolvido cinco difficillimos Problemas, que tantos Varões sábios em tão longo espaço de Seculos não tinhão até então podido resolver; houve por conveniente e justo romper o silencio, que até alli tivera, e descobrir seus erros por bem delle, e dos mais que com elle se poderião allucinar.

A este fim dirigio, e publicou este Tratado, em que protestou na Prefação, quanto desejava que Oroncio recebesse as suas correcções com o mesmo animo, com que elle se achava prompto para receber as que lhe fizessem ás suas Obras; pois reconhecia ser proprio da fraqueza humana errar muitas vezes; que era porém de bom Varão não dissimular os erros alheios, e trazer os homens, se possivel fosse, das trévas á luz da verdade: sahio com este

titulo:

De erratis Orontii Finæi, Regii Mathematicarum Lutetiæ Professoris: Qui putavit inter datas lineas binas medias proportionales sub continua proportione invenisse, circulum quadrasse, cubum duplicasse, multangulum quodcunque rectilineum in circulo describendi artem tradidisse, et longitudinis locorum differentias aliter, quam per eclipses Lunares, etiam dato quovis tempore, manifestas fecisse: Petri Nonii Salaciensis liber unus.

Ll ii

Pu-

Publicou-se em Coimbra em 1546. fol. por Antonio de Mariz, e segunda vez pelo mesmo em 1571. fol. (a)

Nesta Obra refuta elle os erros do Mathematico Parisiense, e descobre os seus continuados paralogismos: mostra primeiramente, que elle errára, julgando haver achado entre duas linhas dadas, as duas medias proporcionaes, debaixo da proporção continua, e resolvido o Problema da Trisecção do angulo, e da sua divisão em qualquer numero de partes iguaes, e que errára tambem persuadindose que tinha duplicado o cubo: e aqui trata do invento de Platão para achar os dois meios proporcionaes, e duplicar o cubo; e de como Oroncio se allucinara nesta parte por ignorar os Elementos Geometricos do Livro VI.

de Euclides, e a Arte de demonstrar.

Em segundo lugar faz vêr, que elle não quadrára o circulo, como pertendia, nem achára a linha recta igual da circumferencia; e aqui trata da solida demonstração de Archimedes sobre a razão da circumferencia para o diametro, corrigindo o seu texto, que andava viciado nos numeros na edição que delle se havia feito. Mostra que tambem se enganára na Arte, que pertendêra dar, para descrever no circulo qualquer multangulo rectilineo: depois que tambem muito se allucinára na indagação da longitude dos lugares por ignorancia dos primeiros elementos da Astronomia: e aqui trata da maneira de tirar do movimento da Lua conhecimentos da differença da longitude dos lugares; e explica as definições do V. Livro de Euclides.

Des

<sup>(</sup>a) A noticia desta-segunda edição deve accrescentar-se na Bibliotheca Lusitana de Barbosa. Em alguns exemplares vem emendada á penna a data da impressão, havendo-se convertido o 1 em 3, ou sobreposto o 3 no 1 para ser 1573: em lugar de 1571 como verdadeiramente se deve ler ; o que fizerão, segundo conjecturamos, porque a edição deste Tratado parecesse huma nova edição e da mesma data do outro Tratado de Arte navigandi de 1573, visto que se havia ajuntado a este em hum só volume; a mesma emenda se fez na data da edição do Tratado de Crespusculis, que vem no mesmo volume.

Descobre como Oroncio errára inteiramente na descripção do relogio nocturno, e dos relogios horisontaes, e verticaes; e mostra, por que maneira se devem elles construir, e faz ver o uso das principaes taboas das direcções de João de Regio-monte. Com o que tudo desvaneceo os pensamentos de Oroncio, e o fez decahir da esperança, com que tanto se lizongeava da brilhante immortalidade de seu nome por seus pretendidos descobrimentos (a). Fez-se segunda edição deste Tratado em Coimbra por Antonio de Mariz em 1573. 1. vol. fol, que vem no mesmo volume

de Arte navigandi.

Com estas illustres Obras de Pedro Nunes ajuntare-Tratado mos a outra que grande nome lhe deo, do Tratado La-pusculis. tino sobre os Crepusculos, que Ticho-Brahé (b) chamou eruditissimo, dedicado em 1541 ao Senhor Rei D. João III. e dividido em duas partes. Elle o compoz para satisfazer a curiosidade de seu discipulo o Senhor Infante D. Henrique, depois Rei : deleitava-se muito este Principe com os theoremas de Astronomia, e costumava propôr a Pedro Nunes, e a outros sabedores de Mathematica muitos Problemas para resolverem. Foi hum delles o da longitude dos crepusculos em diversos climas: e vendo Pedro Nunes que alguns respondião com cousas muito vulgares, e sabidas; sem comtudo as demonstrarem, entrou em pensamentos de explicar esta materia por principios certos de Mathematica.

Escreveo este Tratado depois de profundas meditações, e combinações que para isso fez; em que expoz muitas couzas que elle não tinha achado nos Authores, e que parecerião inverosimeis, se as não descobrisse por meio da demonstração; como era, quando o Sol tinha entrado na primeira parte de Capricornio começarem a crescer os dias, e a diminuir os crepusculos; e antes que corresse toda a quarta do Zodiaco do Inverno, fazer hum brevissimo crepusculo

(b) Lib. I. Astronomiae Mechan.

<sup>(</sup>a) Montuela Histoir. des Mathem. P. III. Liv. III, n. 3. p. 465.

no horisonte de Lisboa no dia 25 de Fevereiro, e dahi em diante irem crescendo até o Tropico do Estio: mas aos que habitão debaixo do Equador, quando se elevava no tempo do Equinocio, fazerem-se mui breves os cre--pusculos, e os mais para hum e outro Tropico, formaremse maiores, de maneira, que era diversa a razão, ou maneira do crescimento dos crepusculos, e dos dias. E assim demonstrou outras mais couzas curiosas, e agradaveis, que muito concorrem para os conhecimentos da natureza, e de alguns dos seus fenomenos.

Neste Tratado trouxe elle com luzida erudição doutrinas dos antigos Gregos Menelão, Aristarcho de Samos. Archimedes, Ptolomeo, Proclo, Cleomedes, Euclides, Aristoteles, e Strabão; e dos Latinos Pomponio Mela, e Theodosio; e do Arabe Allazen, e de mais outros. Quanto ao seu methodo de demonstrar, algumas vezes se apartou do que seguirão Meneláo, Ptolomeo, e Gebre, mas foi sempre pelos rastos de Euclides, e de Theodosio, como elle mesmo confessa, deixando aos sábios julgar, se o seu methodo era mais proprio, e facil para demonstrar esta

materia.

Entre as cousas que este Geometra ideou, e escreveo neste Tratado, duas apresentou ao publico, que bastavão para o acreditar, e ennobrecer no seu seculo, e em toda a longa posteridade: foi a primeira a solução do Problema do menor crepusculo, isto he achar o dia do anno que tem o menor crepusculo; Problema curioso, e mui notavel, e ao mesmo tempo muito difficil, como nota Saverien, (a) e que Bernoulli confessava haver-lhe escapado por muitos annos. Nunes o resolveo com grande sagacidade de engenho; e ainda que o fez de hum modo menos relegante que Bernoulli, he elle tal, que de qualquer modo que se considere a sua solução, ella honra sobremaneira a profunda sciencia do Geometra Portuguez.

A

(a) Histoire des Progres de l'esprit humain p. 83.

A segunda invenção que apresentou, foi a Divisão que fez, conhecida por isso com o nome de Divisão de Nunes, pela qual mereceo os elogios de todos, mais ainda do que pelas outras producções de sua sciencia Geometrica; porque em verdade muito concorreo com ella para o uso, e exacção das observações Astronomicas, e para

accrescentar mais azas ao engenho humano. (a)

Até então não faltárão Astronomos, e muitos havia naquelle seculo; mas faltavão-lhes os meios mechanicos para chegarem a huma certa exacção necessaria na Astronomia: os instrumentos erão de madeira, e pelo commum muito pequenos, e pouco accommodados para se poderem dividir em pequenas partes. Duas invenções engenhosas vierão então promover os progressos desta Sciencia; a primeira foi a da divisão das linhas transversaes, que se applicava sobre hum instrumento, que tinha hum limbo, de maneira que quando se marcavão as divisões principaes sobre a longura do arco do limbo, se collocavão as subdivisões sobre a largura; divisão que applicou Ticho primeiro aos grandes instrumentos: a segunda que se ideou, foi a de Pedro Nunes; elle a applicou sobre hum instrumento formado de hum Circulo, ou de hum quarto de circulo plano, como os Astrolabios.

As divisões de que até alí se usava, erão muito juntas humas das outras, e não podião admittir as subdivisões, por que vinhão a ficar muito apertadas, e indistinctas em hum espaço mui pequeno: as linhas transversaes transferirão estas subdivisões para a largura do limbo, mas Nunes tratou de as pôr em todo o pleno espaço; entre o centro, e a circumferencia do instrumento traçou 46 circulos concentricos, numero que lhe bastava: dividio o primeiro que era exterior em 90 partes iguaes pelo quarto do circulo: o segundo que era o primeiro dos interiores em 89: o 3.º em 88: o 4.º em 87, e assim os mais, indo

nes-

<sup>(</sup> a) Bailly Histoire de l'Astronomie Moderne tom. I. p. 370.

nesta ordem até o ultimo interior, e menor, que dividio em 46 partes iguaes, e isto e tudo o mais pertencente ao uso da divisão, e á maneira das observações, e do calculo, elle o ordenou de tal sorte, que por esta engenhosa invenção se podião achar as subdivisões das divisões principaes, quando estas erão mui pequenas, e não podião admittir outras, fazendo por este modo e artificio com que se podessem tomar com facilidade, e exacção os gráos, até os

mesmos minutos, e os segundos. (a)

Não se olha hoje muito para a Geometria, que então presidio a todas estas operações sublimes do Geometra Portuguez; mas por certo que no tempo em que elle as projectou, era isto huma theoria muito fina, e delicada, e huma obra de mui alta sabedoria, e talento para a sua idade. Perto de cem annos depois, isto he em 1631, aperfeiçoou Vernier, Senhor do Castello de Dornans, no Franco Condado, esta invenção de Pedro Nunes, mas o nome de Vernier ficou quasi sepultado no esquecimento, e o de Nunes se immortalizou por si mesmo, conservando no nome da mesma Divisão os vestigios de seu grande genio; a razão he, que Nunes foi o inventor original, e Vernier o imitador, e copista. (b)

A este seu Tratado ajuntou Nunes hum Opusculo do antiquissimo, e famoso Arabe Allazen (c) que havia trasladado a Latim Gerardo Cremonense, no qual se examinão as causas dos crepusculos: andava porém tão viciado, e alterado este Opusculo, que se vio obrigado a corrigillo de novo, confessando que tivera mais trabalho em emen-

dar

(b) Bailly p. 370.

<sup>(</sup>a) Veja-se toda a sua doutrina na Proposição III. do Tratado de Crepusculis Part. II. p. 20.

<sup>(</sup>c) Barboza chama-lhe Albacen: tambem suppõe como parece, que este Tratado de Allazen se ajuntára depois ao de Pedro Nunes na edição de Basiléa; com tudo Nunes foi o que o ajuntou, e se poz logo na edição de Lisboa de 1542. 4.º, depois de o haver corrigido, e tambem se ajuntou na mesma de Mariz de 1571.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. dar a Obra alheia, do que pozera em compôr a sua propria ; e por certo que digno foi este Opusculo de pôr nelle seus cuidados, por ser Obra de doutrina solida, e muito util, com que se honrou a Astronomia Arabiga. (a)

A Obra de Nunes, e a de Allazen publicárão-se com

este titulo:

Petri Nonii Salaciensis de Crepusculis liber unus. Item Allacen Arabis vetustissimi, de causis Crepusculorum liber unus, a Gerardo Cremonensi jam olim Latinitate donatus, et per eundem Petrum Nonium denuò recognitus.

Foi impresso em Lisboa por Luiz Rodrigues em 1542. 4.º: em Coimbra por Antonio Mariz em 1571. fol.: em Basiléa, ornado com figuras por Sebastião Fabricio, na Officina de Henrique Pedro em 1568. fol., e em 1592. fol. Vem no principio depois da Dedicatoria hum Epigramma Latino do Bispo Antonio Pinheiro, em louvor desta obra, que aqui poremos para recreio da materia:

» Cynthia quæ rapidis nocturna Crepuscula bigis "> Proferat, aut rutilos Sol ubi pungit equos,

» Quam certis medius constat regionibus aer » Aethereo quæ sint sydera fixa polo;

» Omnia solerti vestigans ordine Petrus

", Nonius Herculis dat tibi, Lector, ope, , Tolle humiles animos: terrarumque exue curis

"> Pectora, non magnus magna libellus habet.

Tom. VII.

<sup>(</sup>a) Allazen, Mathematico bem conhecido entre os Arabes, e os Europeos, nos seus escritos sobre a Optica, e sobre os Crepusculos mostrou ter hum conhecimento bem distincto das refracções Astronomicas, da Grandeza Apparente, e de outros pontos importantes da Optica, de que mui utilmente se aproveitou depois o grande Kepler, e muito louva Smith, hum dos mais competentes Juizes nesta materia.

Annotatio Acrescentemos ainda a estas Obras duas mais, de que se falla com elogio; huma foi a das Annotações á Sphera do Inglez João de Halifax; mais conhecido pelo nome Latino-barbaro de Sacrobosco, Doutor Parisiense, pelos annos de 1256, a qual se havia traduzido em Latim por Elias Vineto, Livro que foi havido por classico nesta materia, e teve diversos Commentadores, que o illustrárão, sendo hum delles o famoso Jesuita Clavio. Publicou-se fóra do Reino com este titulo:

> Annotatio in extrema verba capitis de Climatibus Joannis de Sacrobosco.

E sahio em Veneza por Jeronimo Scoto em 1562. 8.°, e por Francisco Juntas em 1563; e depois em Colonia por Materno Cholino em 1566. 8.º, em Pariz por Jeronimo de Marnef, e Guilherme Cavellat em 1572. 8.º, a p. 50 da mesma Obra da Sphera de João de Sacrobosco, e em Antuerpia por João Bellero em 1582, em 12°. a p. 147. da mesma Obra.

Esta Annotação he a mesma que elle havia posto no fim de seu Tratado Portuguez da Sphera, com o titulo de Annotação sobre as derradeiras palavras do Capitulo dos Climas; e que de Portuguez trespassou Elias Vineto para Latim; o qual diz no fim = Vernaculo sermone scripsit hoc Nonius, id est, Hispano-Portugallico = Esta Annotação Latina não comprehende por inteiro a Portugueza.

Livro de Algebra.

A outra Obra, que tambem deve ter aqui honroso assento, foi o Livro de Algebra, que escreveo em lingua Castelhana, o qual sahio com este titulo:

> Libro de Algebra en Arithmetica, y Geometria, compuesto por el Doctor Pedro Nunes, Cosmographo Mayor del Rei de Portugal, y Cathedratico Jubilado en la Cathedra de Mathematicas en la Universidad de Co-

ymbra. En Anvers em Casa de la Biuda y berederos de Juan Stelsio 1567. 8.º (a)

Foi dedicada ao Senhor Cardeal Infante D. Henrique, depois Rei, por Carta datada do primeiro de Dezembro de 1564. Sahio depois estampado em Basiléa em 1592 fol., edição que não vimos, e que será talvez da Officina dos herdeiros de Arnoldo Birak, de que fallava

João Franco Barreto. Era Pedro Nunes eminente nos estudos da Algebra, ou Arithmetica symbolica, então mui pouco conhecida na Hespanha, e nos mais paizes, e apenas tratada na Italia aonde começava de fazer alguns progressos. Reconhecendo bem, que esta Sciencia abreviando as ideias, e arranjando-as em huma ordem natural, era de grande utilidade para a invenção de toda a casta de theoremas, ou proposições especulativas, e para a resolução dos problemas, ou proposições que se dirigem á pratica, assim na Arithmetica, e Geometria, como na Cosmographia, Astronomia, Mechanica, Architectura, e geralmente em toda a Arte que usa de conta, e medida; quiz fazer hum bom serviço á nossa Hespanha, e a toda a Litteratura; e se esmerou com grandes brios em tratar profundamente esta Sciencia, por onde o espirito humano limitado como he, podesse mais facilmente, applicando as analyses algebricas á Geometria, e a outras Sciencias Mathematicas, descobrir verdades muito compostas, e sujeitar ao imperio do calculo as mais difficeis.

O que elle nisto então fez não excita hoje attenção particular; mas quão muito foi para aquelles tempos emprehender esta Obra, e dar della boa conta! Em verdade que se conhece bem o seu alto merecimento olhando para os annos em que a escreveo; isto he os de 1532, ou 33,

Mm ii tem-

<sup>(</sup>a) Donde se ha de corrigir o titulo que desta Obra refere Barbosa, que diz = Libro de Algebra, Mathematica, y Geometria =.

tempos, em que não apparecia na scena escrito algum de Gregos, e Romanos, e nem talvez existia outro, senão o das Questões Arithmeticas do Alexandrino Diophante, que lançou nellas algumas sementes da Analyse, Obra que ainda então se não tinha divulgado; tempos em que apenas corria o Livro de Gebre d'entre os Arabes, e os Tratados mais modernos dos Italianos, Fr. Lucas de Burgo, Cardano, e Tartaglia, Escritores contemporaneos do mesmo Nunes; tempos alfim, em que ainda se não tinha dado á Equação huma nova fórma, mais commoda para as operações, nem raiado ainda o luminoso astro de Descartes, que a fez mudar de aspecto, e os de Leibnitz, de Bernoulli, e de Newton, que estendêrão os seus confins.

Naquelle Seculo pois trabalhou Pedro Nunes de maneira, como se lhe tivessem precedido muitos sábios, que o illustrassem com seus escritos naquella empreza; e apresentou ao entendimento humano huma obra capaz de o auxiliar nas suas operações especulativas, e praticas; Obra que sendo talvez a menos conhecida dos nossos, e dos estranhos, foi comtudo a de maior utilidade, que elle fez de todas as que escreveo nas Sciencias Mathematicas, como elle mesmo assevera; e igual, se não superior, em

merecimento a todas ellas. (a).

Seguio elle para as materias a serie dos Capitulos do Mouro Gebre: evitando a falta de ordem de Burgo, e a confusão, e cháos de Cardano; levou sempre com exacto methodo huma ordem bem seguida; e salvando-se dos defeitos de Tartaglia, não poz, nem suppoz regras, que primeiro não demostrases.

Querendo fazer com que se exercitasse, e se soubesse bem esta Arte, escolheo muitos e mui varios casos, em que foi praticando a Algebra não só em propositos de Geometria, mas tambem de Arithmetica, em que Tar-

ta-

<sup>(</sup>a) D. Francisco Manoel na sua quarta Centuria Carta I. p. 492 singularmente o caracteriza por sua sabedoria nesta parte, dizendo, que foi celebre na Algebra.

taglia fôra diminuto; não misturou, nem embaraçou os casos faceis com os mui difficeis, como elle fizera, mas deixou estes para o fim; e de todos estes trez Escritores, apontou, e corrigio os erros, em que cahírão. Trouxe só o necessario para a doutrina, e para a pratica, e se nas proporções se alargou mais do que cumpria, desculpa teve, e a pedio, pelo muito gosto que elle mesmo confessava ter de tal materia. Não allegou outro Author senão

Euclides, aonde assim convinha.

Havendo composto esta Obra pelos annos de 1532, ou 33 (a) foi depois occupado em estudo de couzas mui differentes, e de mera especulação, pelo que a deixou, posto que de tempos a tempos a revisse, e conferisse com o que depois se havia escrito. Elle a compoz primeiramente em nossa lingua Portugueza, e assim a apresentou ao Senhor Cardeal Infante D. Henrique, depois Rei, como elle annuncia em sua Carta Dedicatoria; mas considerando depois, que quanto mais commum, e universal, tanto he mais excellente; e que a lingua Castelhana era mais commum em toda a Hespanha que a nossa, por esta cauza a quiz elle trasladar, e imprimir em Castelhano, por que não carecesse della huma Nação tanto nossa vizinha, e com quem haviamos tanta communicação, e amizade.

Estas são as Obras de Pedro Nunes, que se imprimírão, e chegárão a nossos dias, quanto nós sabemos, e podémos vêr ; outras escreveo elle , que deixou MSS., e que ou de todo se perdêrão, ou jazem sepultadas, aonde não dão a honra, e proveito, que podêrão dar á Litteratura Portugueza. Não será desagradavel ao Leitor haver aqui

noticia dellas; taes são as seguintes: (b)

Tra-

(a) Na Carta Dedicatoria datada de 1564 diz: Esta ebra ha per-

to de XXX. annos que foi por mim composta.

<sup>(</sup>b) No Novo Diccionario Historico Francez da V. edição em Caen, tom. VI. falla-se de huma edição das Obras Mathematicas de Nunes em Basiléa em 1592 fol. que não podémos vêr ; suspeitamos poiem que será a mesma que a dos Crepusculos, e de Allazen, de que acima fallamos, que he do mesmo anno e lugar.

#### M E M O R I A S Tratado da Geometria dos Triangulos Spheraes.

Elle mesmo attesta desta sua Obra no Tratado da Sphera, dizendo, que a compozera antes que de Alemanha mandassem á Hespanha os Livros de Gebre, e de Monte-Regio, que fallavão daquelle assumpto; e confessando que depois de os haver lido, nem por isso rompêra o que d'isso havia escrito. (a) Faz tambem menção desta Obra no fim do Tratado de Crepusculis, e no outro em Portuguez sobre certas duvidas da Navegação.

#### Tratado sobre o Astrolabio.

Falla deste Opusculo o mesmo Nunes no fim da sua Obra de Crepusculis.

### Tratado do Planispherio Geometrico.

Tambem faz memoria deste Opusculo no fim do mesmo Tratado de Crepusculis.

# Tratado da Proporção ao Livro V. de Euclides.

Vem annunciado por elle no mesmo lugar do Tratado de Crepusculis. Não sabemos se este Opusculo se reduzia ao que elle escreveo disto na Obra de Erratis Orontii Finæi.

Tratado da maneira de delinear o Globo para uso da Arte de Navegar. (b)

De

(b) A noticia destes quatro Tratados deve accrescentar-se na Bibliotheca Lusitana do illustre Abbade de Cever.

<sup>(</sup>a) Este lugar acha-se no fim do Tratado da Sphera, e não no Tratado sobre certas duvidas da Navegação, como se diz no Catalogo dos Authores, que vem no Diccionario da Academia Real das Sciencias de Lisboa p. 166. col. II.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 279
De todos estes Opusculos prometteo elle ao publico huma edição no fim do seu Tratado de Crepusculis, aonde diz = Reliqua Opuscula nostra brevi, ut speramus, in lucem edemus, etc. p. 57.

Roteiro do Brazil.

Desta Obra falla o Padre Simão de Vasconsellos. (a)

Os Livros de Architectura de Vitruvio, traduzidos, e illustrados em Linguagem.

Consta desta Obra pela Dedicatoria ao Senhor Rei D. João III. no mesmo Tratado dos Crespusculos, aonde elle se desculpa de se ter demorado na traducção, e illustração destes Livros, porque havendo já começado a obra, e levado a mais de meio, a não havia ainda arrematado por molestias que padecera, e por se ter occupado com as lições quotidianas, que fazia ao Infante D. Luiz, sobre Aristoteles. Não sabemos se depois a concluio. Para todas as suas Obras em Latim, e em Linguagem das Sciencias Mathematicas, e Cosmographia, lhe concedeo o Senhor Rei D. João III. por Alvará passado em Lisboa a 27 de Setembro de 1537, o privilegio exclusivo de as poder imprimir. (b)

Tal foi Pedro Nunes, e taes suas Obras, com que muito se ennobreceo a si, e a Portugal, homem de genio creador, nascido para as Sciencias exactas, e sublimes; illustre Mathematico, em hum tempo em que as Mathematicas principiavão a sahir das trevas, em que jazêrão tan-

tos

(a) Chronica da Companhia. Liv. I. cap. 14.

<sup>(</sup>b) Vem impresso no principio do Tratado da Sphera: não falla porém especificamente de Obras em Castelhano, como parece suppor a Bibliotheca Lusitana, mas só de Obras em Linguagem; o que com effeito abrange tudo o que he escrito em linguas vivas, ou vulgates.

tos Seculos; grande Cosmographo, em huma idade em que a navegação quasi guiada mais por praxes, e rumos, que por principios, começava vagarosamente a sujeitar-se ao imperio das Mathematicas, e á theorica das regras; e tão dado aos estudos da verdadeira Astronomia, como mostrou em muitas partes de suas Obras, quão alheio daquella vãa judiciaria, que ainda muito se inculcava no seu tempo: (a) e o que sobre tudo o recommenda, homem que sendo tão profundo, e sabio, era maior ainda por sua modestia, que por seu talento.

Coroemos a esclarecida memoria de Pedro Nunes com a lembrança de nossos, e estranhos Escritores, que mui honradamente a fizerão delle, quaes forão principal-

mente os seguintes.

Osorio, De Regis Institutione et Disciplina. Lib. V.

p. 165.

Antonio Pinheiro no Epigramma in Laudem Operis, que vem no principio do Tratado de Crepusculis, depois da Dedicatoria.

M.º André de Rezende no Commentario ao Liv. II.

do Poema Vincentius. Annot. 41.

Jorge Coelho no Elogio, ou Epigramma, que lhe fez, e se acha no fim do Tratado em defensão da Carta de marear.

Ju-

<sup>(</sup>a) Conta-se (creio que sobre a fé de Manoel de Faria e Souza) que Nunes prognosticára ao Senhor Rei D. Sebastião, quando houve de tomar o governo destes Reinos no dia 20 de Janeiro de 1568. que lhe não succederia bem, se o tomasse naquelle dia. Comtudo em nenhuma de suas Obras apparece vestigio de se haver dado aos estudos da Astrologia Judiciaria; mas antes da Dedicatoria do Tratado de Crepusculis se vê, que elle a desprezava, porque referindo, como o Senhor Infante D. Henrique (que depois foi Rei) folgava de ouvir os theoremas da Astronomia, accrescenta — Non illius quidem fluxe fidei, et penê jam explose, que de judiciis ad vitam fortunamque pertinentibus agit, sed que de syderum cursu deque universa cæli ratione disputat: o que mostra a má conta em que elle tinha a Astrologia Judiciaria; e como a havia por couza vãa, e já quasi desterrada: e estes solidos sentimentos não combinão com os prognosticos que lhe attribuem.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 281

Jeronimo Cardoso, em huma de suas Epistolas.

M.º João Fernandes na Oração Latina ao Infante

D. Luiz.

D. Fr. Amador Arraes no Dialogo III.

Damião de Goes na Chronica do Senhor D. Manoel Part. I. Cap. X.

Luiz Nunes na sua Hispania cap. 34.

Fr. Nicoláo Coelho do Amaral na Chronologia, p.

Diogo de Sá De Navigatione, que muito o louva, sem embargo de o taxar de alguns defeitos como já notámos.

Pedro de Mariz no Dialogo IV. de Varia Historia

cap. XIX, e no Dialogo V., e III.

Pedro Affonso de Vasconcellos na Harmonia das Rubricas de Direito Canonico á Rubrica de Renuntiatione p. 104-

O Padre Simão de Vasconcellos na Chronica da Com-

panhia.

Pedro Barboza Homem na Juridica y verdadera ra-

zon de Estado p. 28.

Manoel de Faria e Souza na Europa Portugueza tom. III. Part. I. Cap. I. n. 7. p. 5. e na Azia Portugueza tom. II. Part. II. Cap. 5. e 9. e no Epitome Part. III. Cap. 16. n. 4.

Jacinto Freire de Andrada na Vida de D. João de Castro.

Macedo na Lusitania Purpurata p. 259.

João Soares de Brito no Theatro Lusitano Litterario Ms. Lit. P. n. 46.

João Franco Barreto na sua Bibliotheca Ms.

D. Francisco Manoel, Centur. IV. Carta I. p. 492; Hospital das Letras p. 456, Epanaf. II. p. 268.

Simão de Oliveira na Arte de Navegar, no Proemio,

e no Cap. XXV. p. 83.

João Pinto Ribeiro no Elogio a D. João de Castro p. 119.

João Salgado de Araujo. Tom. VII.

Fran-

Francisco de Santa Maria no Diario Portuguez tom. II. p. 616.

D. Nicolao de Santa Maria na Chronica dos Cone-

gos Regrantes Part. II. Liv. X. cap. 3. n. 16.

Luiz Serrão Pimentel no seu Methodo III. p. 3. na Pratica da Arithmetica p. 555. e no Art. Pratic. p. 11. 21. 129.

Francisco Leitão nas Noticias Chronologicas da Uni-

D. José Miguel João de Portugal, Conde de Vimioso.

na Vida do Infante D. Luiz p. 4.

O Padre Rafael Bluteau no seu Vocabulario Portu-

guez V. Loxodromia.

Diogo Barboza Machado na Bibliotheca Lusitana; que depois de Leitão he o que dá mais amplas noticias de l Pedro Nunes.

O Author das Memorias do Pulpito.

O Catalogo dos Authores, que vem no Diccionario da Academia Real das Sciencias de Lisboa.

Dos estranhos não foi elle menos honrado, que dos

nossos; vá na cabeceira de todos

Francisco de Monção, que foi Professor da Universidade de Coimbra, e seu contemporaneo, no Espejo de Pnincipes Liv. I. Cap. 27.

A este podemos ajuntar entre outros os seguintes:

Mechan. Ticobras, ou Ticho Brahé no Liv. I. Astronomiae

O Padre Clavio, Spher. Sacr. Bosch.

Nicolao Antonio na Bibliotheca Hispanica tom. II.

p. 177. Col. 2. in fine, e p. 178. Col. 1. in princ.

Antonio Possevino na Bibliotheca Selecta tom. II.

Liv. XV. Cap. 3. e 8.

Luiz Moreri, no Diccionario tom. V. da ultima edição p. 636. Col. II.

André Schotto na Bibliotheca Hispanica p. 476. Abrahão Bulchocer Ind. Chronol. ad ann. 1577.

João Baptista Capassi, na Historia Philosophica Lib.

IV. Cap. VI. p. 332.

Dechales no seu Mundo Mathematico; que o louva, ainda que o accuse de escuridade, como já notámos.

M.e Juvenel de Carlencas. Essais sur l'Histoire de

Belles Letters tom. II. Cosmographie p. 272.

A Geographia Blaviana

Montucla na Historia das Mathematicas tom. I. Part.

III. Liv. III. n. III. p. 465., e em outros lugares.

Bailly na Historia da Astronomia Moderna tom. I.

p. 368. e 370.

M. Saverien na Historia dos Progressos do Espirito

Humano. Pariz 1766 p. 83.

M. Dutens na Origem dos Descobrimentos attribui-

dos aos modernos. Pariz 2.ª. ediç. 1776 p. 194.

O Novo Diccionario Historico em Francez 5.ª edi-

ção de Caen, Tom. VI. no Supplemento.

Fr. de Zach no Papel Periodico de suas Correspondencias mensaes para promover os progressos da Geometria e Astronomia. folheto de 8.º em Alemão no artigo das Noticias de Portugal p. 25.—29. que lhe forão communicadas pelo Ill.<sup>mo</sup> e Ex.<sup>mo</sup> Sñr. Antonio de Araujo de Azevedo, Varão tão altamente benemerito da Litteratura Portugueza, como do Estado.

Os tres Escritores Veidler, Kiister e Welekens, que se citao como elogiadores de Pedro Nunes, os quaes não

podémos vêr

#### MEMORIA.

Sobre os inconvenientes, e ventagens dos Prazos, com relação á Agricultura de Portugal.

POR JOÃO PEDRO RIBEIRO.

#### PARTE I.

I M hum Seculo, em que a Agricultura tem merecido a attenção de tantos sábios: que algumas Academias a tem consagrado por seu unico objecto: que entre outros interessantes assumptos he efficazmente promovida por huma Associação benemerita, que enchendo as vistas do seu Augusto Protector, procura quanto em si he animar a mesma Agricultura; não parecerá estranho, que sobre o mesmo objecto pretenda tambem hoje entreter por hum pouco as attenções de huma Assembléa respeitavel. E ainda que outros assumptos parecerião mais analogos á minha Profissão, cuja seara he de outra ordem; bastará lembrar-me, que o immortal Pio VI. não julgou contrariar a sua vocação, abaixando as suas vistas paternaes sobre as Lagôas Pontinas, em beneficio da Agricultura daquelle territorio.

Animado com hum tal exemplo me deveo já attenção colligir os fragmentos das nossas Leis respectivas á Agricultura; e esta averiguação me fez conhecer, que Portugal não tinha que invejar a alguma outra Nação, neste artigo, ao menos, em quanto estas não chegárão a aproveitar-se de hum novo Horizonte, que lhe descobrio a cultura das Sciencias naturaes, em utilidade da mesma Agricultura.

Viajando depois as tres Provincias do Norte, e examinando os seus Cartorios, procurei colligir tambem os Documentos, que podião illustrar a Historia da mesma Agri-

gricultura, e como estas Provincias, principalmente a do Minho, mais abunda em terrenos dados em emphyteuse, se me offereceo nos mesmos Cartorios huma vasta colheita de artigos respectivos a este contracto, ventagens, e prejuizos que tem nascido da sua pratica, e abuso, que em vão rebuscaria em Caldas, Valasco, e outros antigos Mes-

tres da Jurisprudencia emphyteutica.

As combinações que depois fiz ao mesmo respeito, e as reflexões obvias, que se me oflerecêrão, pedirião hum Tratado para serem expendidas com o interesse, ordem, e dignidade que requer o assumpto. Para dar porém hum breve desenho, do que sobre este importante objecto se póde tratar com mais extenção, me reduzirei sómente a indicar, como hum contracto, consagrado a fazer florecer a Agricultura, tem sido entre nos talvez a cauza mais efficaz do seu atrazamento, pelos abusos que delle se rem feito.

Destes mesmos considerarei hoje o menor numero; pois que a materia admitte toda a divisão, e sem importunar a paciencia de quem me ouve, poderei ainda em

outra occasião continuar o mesmo assumpto.

### ABUSO I.

### Excesso de Laudemios.

Osto que as nossas Leis só desde o Seculo XVI. se lembrem de Laudemios, elles são coevos á introducção dos direitos Emphyteuticos no nosso Territorio, ao principio com o nome generico de direito, depois com o de terradego: o qual com tudo em alguns prazos tem huma diversa accepção.

Differe o mesmo laudemio da Vicesima hæreditatis dos Romanos, (1) direito meramente senhorial, de que se faz menção em alguns dos nossos Foraes antigos, e di-

<sup>(1)</sup> Liv. 3. Cod. de Edict. D. Adrian. toll.

reito que se transformou depois em emphyteutico, passando a esta natureza terras aliàs livres, isto he, sómente Censuarias, por se suppôr, que a mesma Vigesima era

sempre Laudemio.

A quota deste nos nossos Prazos he vulgar achar-se mais gravosa, que a Quarentena que a Lei poz em regra (1). Laudemios de Vintena, Decima, e Quinto occorrem a cada passo. Não póde com tudo deixar de me fazer especie que em todo o Cartorio de hum Mosteiro extincto, e hoje unido a outra Corporação, só hum prazo fosse privilegiado com o laudemio de terço, tendo todos os mais a condição no caso de venda, de poder ficar o senhorio com os bens, por metade do preço que outrem désse, e não o querendo, recebesse de laudemio metade do mesmo preco.

Este excesso por huma parte parece offender o Patrimonio Real das Sisas na diminuição do valor das propriedades: por outra parte, e com relação ao assumpto que
tenho em vista, huma vez que o Emphyteuta reconhece;
que não sómente huma 20.º 10.º ou 5.º mas ametade inteira de todas as bemfeitorias, que fizer no predio, as perde
desde logo em beneficio do Senhor directo, he facil deixar de verificar as suas especulações e tentativas no melhora mento do predio, no que certamente vem a padecer o

augmento da Agricultura.

### ABUSO II.

### Fóros exorbitantes.

A Exorbitancia dos fóros se póde commodamente dividir em razão da sua qualidade, e quantidade.

Quanto á qualidade conto em primeiro lugar todos aquelles que são alheios aos generos, que póde produzir o terreno emprazado. A nossa Lei acautela que os predios urbanos senão aforem, se não a dinheiro ou Aves. (2) A

ra-

(2) Ord, Liv. IV. Tit. 40.

<sup>(1)</sup> Ord. Liv. I. Tit. 62 §. 48: Liv. IV. Tit. 38. In pr.

razão e espirito desta Lei he bem clara; por tanto mal se pódem compadecer com o mesmo espirito os fóros, que tenho encontrado em muitos prazos de predios rusticos. Incenso, Ferramentas, Escudelas, pares de Capatos, Peixe do mar em terras do Sertão, e até com declaração que o Peixe, ou fresco ou secco seja de certa Costa, não são certamente generos que no Cazal se produzão, mas que o Emphyteuta tem de comprar.

Em segundo lugar todos aqueilos, que distrahem da lovoura o mesmo emphyteuta. O officio de Lavrador não tem dias feriados; por tanto mal se póde distrahir a caçar pares de perdizes, ou coelhos, pescar duzias de trutas, ou bogas para o Senhor directo. Mais que tudo porém o

distrahem as Geiras, de que passo a fallar.

A estas em alguns prazos se lhes dá o nome de Engeiras, que melhor mostra a derivação de Angarias. Direito verdadeiramente Feudal na sua origem, e natureza, que alguns Senhores directos, que tambem o erão dos Coutos, unirão e confundirão nos seus emprazamentos, e á sua imitação os meros Senhorios directos estipulárão nos seus contractos. He vulgar nos prazos d'entre Douro e Minho a Geira de cada Domaa, isto he, hum dia de trabalho servil na semana, ordinariamente a Sexta feira, a beneficio do Senhorio, ou na cultura da terra, e seus diversos amanhos, já em carretos com azemola, ou com Bois e Carro do mesmo emphyteuta. Deste modo hum Lavrador, que já deve o dizimo a Deos, a decima ao seu Principe, vem a pagar mais que huma terceira decima ao Senhorio em 52 dias de trabalho annual, e distracção da cultura do seu predio, e se este he raçoeiro de Quinto, ou Terço, apenas poderá salvar a terça parte dos fructos, que recolhe com o trabalho penozo de hum anno inteiro, para se sustentar em todo o mesmo anno. Esta pensão a ví substituida em hum prazo de vidas pela obrigação de convocar para a mesma geira todos os moradores de huma Aldea, ficando com tudo responsavel a pagar por todos os que faltassem: e a 2.ª e 3.ª Vida, com a obrigação tambem da geira pessoal, ficando sempre com o mesmo en-

cargo da 1.ª vida.

Conto em terceiro lugar aquelles fòros, que diminuem os fundos do Lavrador para os amanhos rusticos do seu Predio, e sustento do seu gado Carros de palha, de estrumes curtidos, dias de herva, em certos territorios são fóros talvez mais gravosos, do que parecem á primeira vista.

Não menos conto em quarto lugar, a chamada, Vida ou Propina do Mordomo, e hospedagem do Senhorio muito-principalmente em Corporações, cujos individuos podem passar muitas vezes pelo Casal emprazado; e ainda mais quando se encontra especificado, como em hum Prazo da Era 1457, que o Mordomo receberá de Propina huma gallinha, e hum alqueire de trigo, e em outros, em que se declara, que o Senhorio será hospedado, segundo convém á sua Pessoa.

Offerece-se em quinto lugar a incerteza da quantidade do fóro, huma vez que os Prazos sejão clausulados como hum do Reinado do Senhor D. João I., cujas palavras passo a repetir = (Era 1457 Dez. 9.) Pagará de foro 12 maravedis dos dinheiros miudos expressamente da antiga moeda, ou o seu justo verdadeiro valor, sem embargo das Leis e Ordenações dos Reis, que para esto renunciou, feitas, e por fazer, por esta guisa e condiçom, que se ao tempo da paga o Moesteiro quizer antes o valor desta moeda em pam, ou em vinho, ou em outras quaesquer couzas, em valor da dita moeda, aquillo que por ella soiam dachar no tempo que a dita moeda corria, esto pague, e nom os ditos dinheiros, e a escolheita seja no Moesteiro tomar, ou leixar, qual quizer, e por bem tiver, sem embargo outro nenbum, e sem outra defeza. E poendo o dicto Lavrador e Pessoas depos el algumas rezoins a embargar a dita paga, como desuso he decrarado per o meudo, este prazo non lhe valha, e seja casso e vaam.

Conto, por omittir outras, ultimamente como exorbitancia na qualidade dos fóros, a liberdade de cortar.

madeira o Senhor directo, e a prohibição ao Emphyteuta de o fazer no seu predio. Esta clausula, assás commum nos Prazos d'entre Douro e Minho, tendo originado rixas, e litigios, até prejudica à Marinha Real e Mercante na escaceza de madeiras de Construcção. Hum Lavrador, que só he senhor precario de qualquer Arvore do seu predio, não só se não anima a plantallas; mas até corta logo pelo pé as que lhe nascem espontaneamente, para que não succeda, que tendo-a conservado muitos annos, e assombrado

Passando já a indicar a exorbitancia dos fóros em quantidade, o não posso fazer melhor, que repetindo as clauzulas de alguns poucos, todos de casaes diminutos, e que nada tem de comparação com a extensão das her-

a lavoura do seu pam, em que por isso sentiria diminuição, a veja levar pelo Senhorio, em razão da clausula do

dades de Alemtejo.

Seja o 1.º da Era 1367 Abril.

Que dedes em cada bum anno ao Moesteiro por Cabedal 3 moyos e 1. quarteiro de pam segundo feitos per teiga sesta, e dardes 5 teigas de trigo, e dardes stivadamente tres moios de vinho feitos: e dardes de comer ao que for midir: E dardes por direituras buma spadoa de porco de 12 costas, e hum Bragal, 2 capões 20 ovos, I cabrito I meyo alqueire de Manteiga, e duas freamas, I porco vivo, I carneiro vivo, 3 soldadas de pam, I almude de vinho por serviço: e dardes por linho e por promissa 6 soldos: 9 dinheiros de luitossa: 5 soldos de Colheita d'ElRei: e aduzerdes os dereitos ao Moesteiro; e dardes geira de cada domaã, etc.

O 2.º da Era 1387 Julho 31.

De todolos fruitos, e novos, e de todalas outras cousas, que Deos der no dito casal, o quinto: e de mais todolos fóros, que nos sempre ouvemos do dito casal: e demais hum sexteiro de trigo mourisco, I spadoa de porco de nove costas em dia de Natal. Item huma scuTom. VII.

dela de leite escurrudo, e huma fazedura de manteiga em dia de Pascoa. Em cima de Mayo 1. alqueire de farinha amassada com huma tegelada, e com cinco ovos, e a dicta tegelada ser de codeas. Em dia de S. Miguel de Setembro dous alqueires de trigo Mourisco, e hum capão, e 10 ovos.

O 3.º da Era 1390 Abril.

Daredes 10 quarteiros de milho feitos per razoira, 5 teigas de centeo, tres teigas de trigo, teiga de escrivaninha, 12 puçaes de vinho feitos per quarta do Porto, que corria antes da rabalva, dous capões, quatro galinhas, 20 ovos, meyo alqueire de manteiga, carneiro vivo, carneiro morto, com cinco soldos de pam. E por serviço perna de carneiro com dous soldos de pam, pé de porco com dous soldos de pam, bragal, spadoa, marram, cabrito, vinte homens cada anno de geira, esterco, e palha como he costume.

O 4.º da Era 1460 Janeiro 6.

Daredes serviço de Maio, e colheita d'ElRei, e Luitosa de cada pessoa o milhor sinal que ouverdes, e em cada hum anno I puçal de vinho, e duas galinhas, e midirdes o campo de talhom de terço de todallas couzas, que Deos em elle der, e dardes dous soldos, e hum almude de cevada ao Ovençal, e aduzerdes o pam, e a carne de Canavezes, e as outras couzas dos outros lugares, cada que comprir ao Convento, e ajudardes a fazer a nossa vinha de Onega, e dardes a madeira e o esterco para ella, cada que comprir, e ajudardes a fazer a adega, e dardes a madeira e o colmo para ella, cada que compridouro for; e dardes serviço ao Prior como sempre foi de costume, e dardes todalas couzas, que sempre desse casal derom. E em cada hum anno por a feira do Avento, e da Coresma a primeira pessoa dar sete maravedis, a 2.º 8., a 3.º 9., etc.

O effeito, que produzio o excesso dos mesmos foros em prejuizo da Agricultura, he o que até chegárão a reconhecer e confessar os Senhores directos. Em hum Prazo

Era de 1456 se diz o seguinte. O qual casal havia 16 annos que jazia ermo, e não achavamos quem no emprasar, por que era destroido das vinhas e das Casas e desfeito de todo, pelo muito serviço que faz ao Mosteiro, isto he, por estar sobrecarregado de fóros.

Em outro da Era 1455 se diz o seguinte = Este cazal soia a dar grande cabedal, e direituras, todo lhe quitei por amor de povoar este cazal, que hera ermo

bavia quarenta annos.

As exorbitancias de fóros em quantidade, e qualidade que deixo indicados, e dos direitos senhoriaes, forão as que dictárão aos mesmos Lavradores as expressões, que levárão á presença do Senhor D. Affonso V. (1), com as quaes concluirei este Discurso, não permittindo o tempo divagar

por outros abusos não menos exorbitantes.

Por que nom tem (dizião elles) pera o pagar, tomam-lhe por ello os Bois, e Vacas, e guados, e qualquer couza, que lhe acham, e asy ficam lançados em perdiçom. E por que Senhor vos sooes nosso Rey e Senhor, e a vos pertence trosquear, e esquilmar as vossas ovelhas, seja vossa mercee, que tal estabelecimento ponhaes que as vossas Ovelhas sejam per vos trosqueados, e nom per outrem... E asy viviram as vossas Ovelhas e enpeneceram e correram, e seram guardadas de sob o vosso cajado, e asy sereis Pastor, nom mercenario . . . . Com estas cousas se lançaram os bomeens à lavoira, e a criar, e as terras seram aproveitadas, e na terra baverá pam, milhor que lhes fazerem infindos males, que lhes cada dia fazem, per guisa que per os males que os filhos vem fazer aus Pays, lhes fogem antes que serem Lavradores, e os Lavradores leixam as lavoiras, e veem para as Cidades e Villas, antes que viverem em tantas sojeições. Senhor achase que os Lavradores nasceram na perneta das perdizes, todas as alimarias, e aves, e atá as formigas os roubam nas Oo ii

<sup>(1)</sup> Cortes de Lisbao do anno de 1439, e 1459.

Eiras. Porém moor rezam tendes de criar taes bixos como sam os Lavradores, que os de que fazem a Seda que os trazem no seio, que asy como a Sovereira nom tem cousa que nom preste, asy nom tem o Lavrador osso,

que nom seja prestadio.

Parece que se ainda hoje os nossos Lavradores se considerassem naquellas circunstancias, nem poderião fazer subir ao throno as suas suplicas com mais energia, nem certamente achallo presidido por quem melhor desempenhasse o augusto titulo de Pastor dos Povos, com que já Homero (1) appellidava os Principes Supremos, os Pays da Patria.

#### PARTE II.

ALLEI em outra occasião do abuso, que se tem feito dos direitos emphyteuticos, em manifesto prejuizo dos progressos da Agricultura. O justo receio de ser importuno com huma prolixa exposição, me permettio considerar sómente o excesso e exorbitancia dos Laudemios e Fóros; e o temor de chamar novamente as attenções de huma Assemblea respeitavel sobre objectos desagradaveis, me impede continuar hoje o mesmo assumpto. As Entradas, e Luctuozas dos Prazos, a sua tão variada natureza, e enredadas investiduras, (fecunda origem de litigios, que se contão por milhares, ) fóros acumulados sobre rações (talvez contra a expressa determinação da nossa Ley,) (2) e muito principalmente quanto de Direito Feudal se compenetrou no Emphyteutico, formando hum todo monstruoso, offerece hum vasto campo ás reflexões de hum Jurista Economico, e hum digno assumpto ás reformas de hum Legislador providente, tão dignas de fazer a gloria de hum Reinado, como o fará sempre ao memoravel do Senhor D.

<sup>(1)</sup> Iliad. I. (2) Ord. Liv. IV. Tit. 43. §. 13.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 293 D. José I. a regulação dos Morgados (1), e Labyrintho

dos Credores. (2)

Porém se a liberdade que a nossa Lei deixou aos Senhorios directos para clausularem os seus Contractos, precisou muitas vezes de ser restricta, proscrevendo-se os prometimentos a boa fé, e com juramento, os prazos desaforados, e outros abusos, (que não poucas vezes encontrei em datas posteriores ás Leis, que os prohibirão,) a mesma faculdade foi tambem muitas vezes empregada em condições innocentes, e não menos uteis aos interesses dos Senhores directos, do que aos progressos da Agricultura. Os Prazos modernos tem deixado esquecer algumas destas, e por isso me parece, que chamando-as novamente á lembrança, ainda que nem todas seria necessario hoje verificar, sempre nos darão huma idea da economia dos nossos Maiores a este respeito.

Os privilegios, que as nossas Leis concedêrão aos Menores, aos Ecclesiasticos, aos Nobres, aos Judeos, e a outras classes de Pessoas, principalmante o de não serem demandados senão perante certos Juizes, fez lembrar sempre aos Senhores directos a clausula de que os bens, que davão em Emphyteuse, nunca podessem passar para semelhantes pessoas, ou quaesquer outras Poderosas: sendo solemne a condição, de que as Pessoas do prazo sejão homens mansos, Lavradores, e não de maior condição que o

primeiro Emphyteuta.

Neste mesmo espirito acautelavão se não criasse no casal filho de Fidalgo, e isto pelas bem conhecidas izenções dos Amadigos, e protecções, que por este modo adquirião: e não menos se prohibía, que os mesmos Emphyteutas se acostassem a alguns Nobres, ou Poderosos, ou se disessem, na fraze daquelles tempos, Homem, isto he, Vassallo, de outro Homem, que não fosse o Senhor di-

<sup>(1)</sup> Lei. de 3. de Agosto de 1770. (2) Lei. de 22 de Dezembro de 1761 tit. 3: 20 de Junho de 1774.

directo. Em hum Prazo do Mosteiro de Pendorada da Sec. XIV. se diz expressamente = E nom poderees criar no dicto cazal filho nem filha de Cavalleiro nem de Dona, nem domem poderoso = Em outro do Mosteiro de Muya do Sec. XV. = No dicto cazal nom criedes nenhum Filhodalgo, nem de Pessoa poderosa, nem seus caens, nem

aves, nem vos acostedes a Pessoa poderosa.

Aos Senhorios de terras raçoeiras, não só lembrava sempre a Clausula, de que os fructos se não levantassem da Eira, nem o vinho se tirasse do Lagar, antes de se fazer a partilha na presença do seu Mordomo, ou Procurador; mas se prohibía ao Emphyteuta tomar de fóro, ou arrendamento terras contiguas, que tivessem diverso Senhorio: e isto para acautelar que o mesmo Emphyteuta não alterasse os limites do predio, convidado a isso pela diversidade da quota, augmentando, á custa do vizinho, o predio menos gravado em ração. Desta clausula offerecem repetidos exemplos os Cartorios dos Benedictinos. Em hum prazo de Pendorada do Sec. XIV. se diz = Non possitis tenendo istam hereditatem accipere aliam alterius Dominii sibi coherentem = Em outro do mesmo Seculo = Nom fareis serviço do dito cazal a Cavaleiro nem a Dona nem a homem poderoso, nem vos chamareis a elles contra os direitos do Moesteiro, nem lhe criaredes os filbos nem filhas no dito Casal, nem possades, tendo este casal, tomar outro doutro Senhorio, que a este seja juntado.

Nas terres, que ainda não estavão limitadas a certas Freguezias, sendo Dizimadores os Senhores directos, estipulavão, que o seu Emphyteuta habitasse na sua Parochia, ou della recebesse os Sacramentos, para assim cobrar delles annualmente, além do foro ou reção, o Dizimo Ecclesiastico. As Collegiadas da Cidade de Coimbra o praticavão constantemente com relação ás terras do Campo. Bastará referir o seguinte exemplo do Sec. XIV. = E que seja freguez desta Igreja de S. Pedro, e em ella va ouvir as Missas e as Oras, e que da dita Egreja receba os Ecclesiasticos Sacramentos como freguez. =

Pa-

Para evitarem a inercia dos Emphyteutas, em prejuizo dos seus direitos nas terras raçoeiras, inventárão a condição dos Estímos, que parecendo barbara á primeira vista, não deixa de contribuir a beneficio da Agricultura. Em hum prazo, entre outros, do Mosteiro de S. Jorge, do Sec. XIV. se lê o seguinte. = E se alguma berdade ficar per vossa mingua por semear, que se deva a semear, pagardes della tanto de reçom a nos, quanto outra tamanha como ella, que for semeada, responder = Em outro do Sec. XV. da Collegiada de S. Tiago de Coimbra = E se ficar por aproveitar á vosso mingua, que paguedes o estimo das berdades que ficarem por aprofeitar à

vossa mingua. =

Não menos concorrião a beneficio da Agricultura as especificas clausulas, que se lem a cada passo nos prazos antigos, prescrevendo, ou em geral o melhoramento dos predios, ou em particular certas plantações, amanhos, e criação de gados: mesmo convidando a rotear as terras incultas com a izenção de fóros por certos annos. Referirei alguns exemplos. = Tali conditione quod usque ad quator annos omnino vinea sit tota perfecta, sive plantata: et si boc nom feceritis plazum ex eo tempore sit fractum, et non valeat = Et quod teneatis in dicto casali Boves, Oves, Capras, et alia pecora = Se obriga a lhe dar Povoador ata seis mezes que o more corporalmente de fogo e de logo, que fumegue = Que o lugar melbore e nom piore, e as bemfeitorias multipricarem mais da metade que ora está feito no dito casal = E a vinha nova ser feita atà 5 annos, que seja de moiacom de dous moios de vinho, sopena de dous mil reis. = Que ponhades no dito casal meya duzea de Oliveiras, e que as des prezas atà tres annos. = Que da feitura deste ata seis annos primeiros seguintes rompessem o dito mato todo, e posessem todo em Chantoeiras de Oliveiras, e que a primeira Cafra, em que desse huma Moedura dazeyte, elles houvessem ainda pera sy dizima a Deus, e só dabí em diante pagassem renda. = O mesmo se lê em outro prazo latino mais antigo = Usque ad sex annos fructum quod vobis Deus dederit totum in pace habeatis = Sejão obrigados de lavrarem, abrirem, motarem, e encaldeirarem o dito Olival de dous em dous annos, e de lhe chantarem estacas de Oliveiras nos luga. res vazios, e de lhe enxertarem os Azambugeiros = Repairem a dita vinha em cada bum anno de todos seus bons adubyos e corregimentos a seus tempos e sazões. s. escavar, podar, empar, arrendar, e amergulhar. Os conhecimentos especificos de Agricultura, que se divisão a travez das Clausulas destes, e outros prazos, muitos delles de Senhorios Ecclesiasticos, ou Nobres, faz lembrar, que os mesmos conhecimentos erão então mais vulgares do que actualmente: e que a maior cultura dos terrenos proprios para os generos da primeira necessidade se devia talvez ás maiores luzes de Agricultura, que tinhão os Proprietarios, e os mesmos Senhores directos. Se tanto lembra hoje que Portugal exportava em outro tempo porções avultadas de grãos para as mesmas Nações talvez, de que hoje se vê obrigado a mendigallos: volte-se sobre os mesmos antigos passos : e se o Arado não deshonra as

a pratica, ao menos os bons principios theoricos dos Proprietarios illustrem aquella tão necessaria Arte: e aproveite-se a opportunidade, que subministra por huma parte a cultura das Sciencias naturaes, por outra hum Governo illustrado, que mostra por factos decisivos quanto deseja animar, e promoyer amesma Agricultura.

mãos do Emperador da China, antes estas annualmente animão, e illustrão huma Profissão tão indispensavel; se não

### MEMORIA

Sobre a origem, e Jurisdicção dos Corregedores das Comarcas.

POR JOSE' ANTONIO DE SA'.

Officio de Corregedor he pela sua preeminencia, e pelo seu regimento a mais importante Magistratura deste Reino; pois que presidindo os Corregedores ás Comarcas, são nellas os Chefes da Justiça; representão mais immediatamente os seus Principes, curão de perservar da corrupção, e abuso as suas Leis: fazem entrar nos seus deveres as Justiças Ordinarias; obstão aos excessos de Jurisdicção dos Donatarios Ecclesiasticos, e Seculares: vigião sobre a vassallagem devida á primeira Soberania: superintendem nos tributos, e contribuições Reaes: tem inspecção na Policia, e no socego Público; obstão ás violencias, e excessos dos poderosos: promovem a Agricultura, e Commercio, a facilidade de transportes, e vigião sobre a Povoação, e industria.

Rigorosamente fallando nenhuma Nação póde subsistir sem haver nas Provincias este importantissimo Magistrado; porque, não sendo possivel em todas vigiar immediatamente por si o mesmo Principe, he de necessidade absoluta haver hum seu Delegado com superior Jurisdic-

ção sobre as Justiças Territoriaes.

Qual fosse a prerogativa deste Officio entre os Romanos póde vêr-se no Digesto do titulo de Officio Presidis; no Codigo de Officio Rectoris Provinc., e em Suetonio in vita Tiber. Cap.ºs 41, e 42. Davão-lhes os nomes de Presidentes das Provincias, de Rectores, Correctores, Legati Casaris, Legati Consulares, Legati Pratorii, et Propratores. E na sua Provincia depois do Principe tinhão o maior poder; conhecião de todas as causas Tom. VII.

copulativamente, de que em Roma conhecião o Prefeito da Cidade, o Prefeito do Pretorio, os Consules, e Pretores. Omnia postremò desideria Provincialia, que varios Rome judices habent, ad officia Presidum pertinent; sive contentiosam, sive Civilem, sive Criminalem concernant jurisdictionem. (1)

# FRANÇA.

M França antes da Revolução havia o Juge Royal, que fazia Justiça immediatamente em nome do Rei, com superior inspecção sobre os mais Juizes; cargo este, que se póde dizer tão antigo como a Monarchia mesma

que se póde dizer tão antigo como a Monarchia mesma. Os Romanos tinhão estabelecido nas Gallias Duques, e Condes da 1.ª e 2.ª Ordem, para governarem as Provincias; depois os Reis de França entregárão este Governo a grandes Officiaes, que em seu nome administravão Justiça; e tomárão os mesmos Titulos: estes porém no fim da 2.ª raça, e principio da 3.ª se fizerão proprietarios dos Governos, que o seu Rei lhes tinha dado a titulo de Officio; e elegêrão Officiaes em seu nome, para com elles fazerem Justiça. Porém ElRei, tanto para París, como para as mais Cidades da Corôa, que então erão em pequeno numero, creou hum Prevôt Royal, para em seu nome administrar superiormente Justiça, com a mesma authoridade, que os Condes, que lhes precedêrão; ficando sujeitos sómente ao Parlamento, que ainda então era ambulatorio. Os Reis da 1.ª raça mandavão Commissarios com o nome de Missi Dominici para decorrerem as terras dos taes Senhores, e receberem as queixas, que contra elles, e seus Officiaes tivessem os Povos; E ainda que deixárão de mandar-se por algum tempo, ás instancias dos ditos Senhores, por lhes coarctarem a Jurisdicção, o Rei creou em seu lugar quatro Baillifs Royaux permanentes, cujo

vinc. Lei. 10. Lei. pen. ff. eod. Lei. 12. ff. de Accusat. Sueton. in vit. Tiber. Cap. 41. 42. Salmas, in not. ad Flavium Vopise Cap. 16.

assento foi estabelecido em Vermend, a Sens, a Mâcon, e a Saint Pierre le Moutier. O numero delles porém foi augmentado á medida, que se fixou a Authoridade Real, e Filippe Augusto em 1190, os multiplicou geralmente

nas Cidades do seu Dominio.

Depois disso em todos estes antigos Ducados, e Condados, que pouco a pouco se reunirão á Corôa, os Baillifs, Prevôts, etc. se reduzirão a Juges Royaux, (1) que propriamente correspondem na Jurisdicção aos nossos Corregedores; accresce, que ainda além destes, sempre em diversos tempos se mandárão em França Emmissarios ás Provincias, que corresponde ás nossas Alçadas; para coarctar os abusos, crear Officiaes; e provêr de que precisava o Reino; cujo Regimento póde vêr-se nos Capitulares, que imprimio Estevão Baluzio, segundo os antiquissimos Codigos Manuscritos. No de Sardenha (2) se conhece huma Jurisdicção analoga á de que se trata nos seus Prefetti delle Provincie, ou Giudici Maggiori, conhecendo dos Juizes inferiores superiormente por Appellação, tanto no Civel como no Crime, em todas as terras do seu Districto; e sendo ao mesmo tempo attentos a reprimir os excessos das Justiças Ordinarias, quando extendem a sua Jurisdicção além dos termos prefixos nas Leis (3) etc.

Pelo Regulamento de Catharina II. Imperatriz da Russia se manda estabelecer em cada Cidade de Districto hum Prefeito, (Gorodnitchei) cuja Jurisdicção he inteiramente a mesma dos Corregedores das Comarcas, á excepção de não serem Juizes: por quanto tem a seu cargo a Policia, a boa ordem, e cuidado de fazer observar as Leis, a execução immediata das Ordens da Regencia, e das Sentenças dos Tribunaes; a correcção, e admoestação sobre os abusos, a vigia sobre a Vassallagem devida a Sua Magestade Imperial; a Inspecção sobre pezos, e me-

<sup>(1)</sup> Encyclop. Verb. Juges Royaux.

<sup>(2)</sup> Liv. II. tit. 4.° (3) Ibib, tit. 5.° §. 11.

didas, as precauções da peste, sobre violencia, bandos de ladrões, e vagabundos, a prevenção dos incendios, a industria, sobre pontes, estradas, o remedio da mendicidade, e os mais objectos de Policia.

### HESPANHA.

M Hespanha donde nós tiramos os costumes, e as primeiras Leis, tiverão sempre desde a maior antiguidade Adelentados, Merinos, e Corregidores.

O Compendio das Leis das Partidas (1) o denota claramente nas palayras =

Outros Officiales hay fuera de la Corte, de los quales el uno es el Presidente de la Provincia, a quien en Castilla llamaban Adelantado: Merino nombre antigo d'España vale tanto como hombre, que tiene la mayoria sobre la administracion de la Justicia... Unos hay puestos por ElRey en lugar de Adelantado, y tiene la mesma potestad que el Presidente de la Provincia. (2) He verdade que o nome Corregedor foi desconhecido nas Leis antigas del Fuero, del Estillo, e de las Partidas ainda no tempo de Affonso o Sábio; porém já se falla com este nome na Petição 8.ª das Cortes de Burgos de 1411; por Henrique II. por ElRei D. João I. em Virbiesca em 1387, na Petição 4.ª, e por ElRei D. João II. na Cidade de Zamora em 1432; de que se tirárão as Leis do Ordonamiento Real. (3)

He porém de notar que os Corregedores no principio não erão fixos nas terras, mas sim mandados pelos Reis quando se fazia necessario; o que se vê das palavras de

.

<sup>(1)</sup> L. 6. tit. 16. Lib. 38.

<sup>(2)</sup> Ibid. L. 39.

<sup>(3)</sup> L. I. e H. Lib. XVI. Lib. II. Ordinat. hodie L. I. e III. tit. 5. Lib. III. Recopilat. Lib. V. tir. 9. e Odo. Lib. Covar. Cap. 4. Pract. n. 4. in fin. vers. 2. e n. segu.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. huma das Leis do Ordonamiento Real \(\triangle (1)\)

= Otro si que el tal Corregidor, que assi embiaremos, = en los casos que se debe embiar.

E em outra =

= Però si se hallare que por culpa de algunos Caval-= leros, e otras Personas se movieren escandalos, y rui-= dos, y otros males por causa de lo qual nós embiaremos = Corregidor.

Mas depois que se conheceo a necessidade da sua assistencia fixa, desde os Reis Catholicos D. Fernando, e D. Izabel, se mandarão por hum anno; que se prorogou a 2 e a mais a arbitrio dos Reis. (2)

#### PORTUGAL.

Ara se conhecer em toda a luz qual seja em Portugal a grandeza da Jurisdicção dos Corregedores, a quem a Lei de 10 de Março de 1761 chama primeiros Magistrados da sua Comarca, e Presidentes da Justiça della, basta lêr as palavras da Ord. Liv. II. tit. 45. §. 8. no principio: = » E porque a Correição he sobre toda a Jurisdicção » como cousa que esguarda a Superiosidade, e o maior » e mais alto Senhorio, a que todos são sujeitos, a qual » assi he unida, e conjuncta ao Principado do Rei, que » a não póde de todo tirar de si ». E com effeito são os Magistrados, que nas funções da Correição repretão mais immediatamente os seus Soberanos; os quaes antigamente fizerão muitas Correições por si, cujos Provimentos erão outras tantas Leis promulgadas a beneficio das terras aonde entravão; e pelo testemunho da Orde-

<sup>(1)</sup> L. IV. tit. 16. Lib. II.

<sup>(2)</sup> L. IV. tit. 5, Lib. III. Recopil. L. XXI, tit. e XXIV. tit. 5. e Lib. VIII. tit. 6. Lib. III. cod.

nação do Senhor D. Affonso V. tit. 25 §. 1. a creação dos Juizes de Fóra de Lamego, Guarda, Pinhel, Coimbra, e Castello Branco foi devida ás Correições extraordinarias do Senhor Rei D. João I. e ainda pelo Cap. 96. das Cortes de Torres Novas, e Evøra de 1525, e 1535. se conhece, quanto os Povos as desejavão; pois que as pedirão ao menos cada 6. annos nas seguintes palavras —

Item pedem a Vossa Alteza haja por bem que de seis em seis annos vaa em pessoa aforrado proveer todos los lugares principaes, e Comarcas de seus Reinos e Fortalezas delles. Porque além de ser muito seu serviço faraa grande mercee, e justiça a seus Póvos; por que lhe poderão mais facilmente contar seus aggravos, e semarazões, que lhes são feitas, o que não podem nem ouzão fazer por estarem alongados de sua Corte, e seraa mais accrescentamento, e nobreza de seus Reinos.

A que o dito Senhor deo a resposta seguinte =

Agradeçovos a lembrança, que me nisto fazeis, e assim o entendo fazer, quando boamente poder ser.

Mas por isso mesmo que os Senhores Reis não podem de tudo demittir de si a Correição, ordenárão com alta sabedoria, e prudencia em todos os Codigos, que os Corregidores lhe dessem parte de tudo o que provêrão respectivamente á Povoação, á Justiça, á Governança, e ao Bem Commum. (1) No Real Archivo da Torre do Tombo ainda apparecem Cartas dos Corregedores aos Senhores Reis em execução deste importantissimo artigo do seu Regimento; e na gaveta 2.ª maço 6. n. 34. está guardada a que Pedro Vaz Corregedor de Traz-os-montes escreveo ao Senhor Rei D. Manoel, datada da Fonte-Longa em 3 de Se-

<sup>(1)</sup> Ord. Affons. Liv. I. tit. 23 Manuelin. tit. 39. Filippin. Liv. I. tit. 58 §§. 3. 10. 18. 42. e 54. Vid. o Regimento de 14 de Abril de 1524. Duart. Nan. P. I. tit. 17. Liv. I. §. 10.

Setembro de 1515, dando parte do que tinha praticado com os Padroados das Igrejas, e seus rendimentos; e de

outras couzas de diverso objecto.

Nestes Reinos sempre os Corregedores forão tratados, e reconhecidos pelos nossos Codigos como Ministros de Maioria, e como taes em muitos objectos misturárão a sua Jurisdicção com a Real ; ou fosse que elles exercessem o seu cargo com o nome de Corregedores, ou de Meirinhos, ou de Adiantados. A maneira da Historia de Hespanha succedeo em Portugal, aonde no principio foi desconhecido o nome de Corregedor, e os Meirinhos presidião ás Comarcas, que se dizião Meirinhados: consta de huma Lei do Senhor Rei D. Diniz, que tinha por objecto coarctar a ambição dos Advogados, e Procuradores, que levavão salarios das Partes, ainda antes de findo o pleito, a qual foi dirigida a Pero Esteves seu Meirinhado, para que a fizesse executar no seu Meirinhado; e tem a data da era de Cezar de 1341. (1) Porém nos Artigos de Cortes, que se fizerão em 1369 da dita era, se achão promiscuamente Meirinhos, e Corregedores.

No tempo d'ElRei o Senhor D. João I. ainda era Meirinho Mór da Comarca de Entre Douro e Minho Ruy Mendes de Vasconcellos, e Nuno Viegas o Moço em Traz-os-montes, (2) não obstante que mandou Corregedores para reprimir os abusos nas Correições da Beira.

Os Adiantados forão extinctos por ElRei o Senhor D. João II., a requerimento dos Povos; e já o Senhor D. Affonso V. tinha dado Regimento aos Corregedores, e em termos expressos explica igualmente o dito Senhor a Jurisdicção dos ditos Meirinhos, no Titulo do Meirinho Mór na sua Ord. Liv. I. tit. 60; signal de que houve promiscuamente neste Reino Meirinhos, Adiantados, e Corregedores, á maneira de Hespanha; ficando depois sómente os Corregedores das Comarcas, extinctos os outros. Fundados

(2) Cabed. Dec. 1. n. 21. Part. I.

<sup>(1)</sup> Fr. Luiz de Souza Liv. IV. Cap. 10 Chron. de S. Domin-

porém na authoridade de Cabedo (1) se chamavão tambem Regedores da Justiça; porque com este Titulo, servio na Provincia de Entre Douro e Minho Fernando de Mello, como se refere em hum Livro de Nobiliarquia no

Titulo Soarium de Albergaria.

He porém certo, que algumas vezes forão feitos sem serem Letrados; porque no Cap. 1°. das Cortes, que o Senhor Rei D. João I. fez em Lisboa em 1427, se queixão os Póvos do dito Senhor fazer Corregedores simplices Escudeiros, sem sciencia, que por tanto obravão muitas couzas contra Direito. Propria e rigorozamente fallando, o fim por que os nossos Sábios Legisladores creárão estes Magistrados, não foi para serem Juizes; mas para conhecer, se os Juizes, e Justiças cumprem seus Officios, a fim de ensinallos, e corrigillos, para castigar os culpados, para obstar ás violencias dos poderosos, e para os objectos de Policia: porém de antigo tempo os Corregedores, ou fosse por se arrogarem maior Jurisdicção, e dependencia, ou pelo interesse das assignaturas, em vez de se limitarem a ensinar aos Juizes como devião despachar, e desembargar os Feitos, elles mesmos os tomavão, e avocavão; intromettendo-se na Jurisdicção dos ditos Juizes, e usurpando-a com vexação pública, e tal que os Póvos se virão obrigados a representalla em Cortes ao Senhor Rei D. Affonso IV. nas que celebrou em Lisboa em 1352, que se achão na Torre do Tombo no Original Livro das Posturas antigas a fol. 162, e no novo a fol. 710, dizendo no Artigo 10.°: Que os Corregedores lhes filhão os feitos, que de Direito devião ser ouvidos, e desembargados pelos Juizes das Terras, e que os levavão para outros lugares trecebendo dallí os Póvos grandes damnos; pois antes desemparavão as demandas do que as Cazas.

Por estas, e semelhantes queixas o nosso 1.º Codigo Affonsino no Liv. I. tit. 23. §. 5. prohibio expressamente aos Corregedores tomarem conhecimento de pleito algum

Čri-

<sup>(1)</sup> Part. I. Decis, 1. n. 19.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. Crime, ou Civel; á excepção dos de alguns poderosos da sua Correição; o que não obstante, se intromettêrão no conhecimento das causas ainda dos miseraveis, o que se conhece das Cortes do dito Senhor Affonso V. celebradas em 1459, em que houve Capitulos especiaes da Torre de Moncorvo, que se achão no Real Archivo em Carta lançada no Liv. XXXVI. da sua Chancellaria a fol. 176., aonde requerem remedio contra os Corregedores conhecerem por acção nova dos feitos dos Lavradores, e pessoas miseraveis, o que lhes era defeso; e he bem de conjecturar, que as palavras = lhes era defeso, = se reportão á Ord. do dito Senhor concluida havia 13 annos. A continuação dos mesmos abusos, que tambem havia coarctado a Ord. do Senhor Rei D. Manoel no Liv. I. tit 39. §. 6. deo causa a que os Póvos se tornassem a queixar de novo no Cap. 11. das Cortes d'Evora de 1535 ao Senhor Rei D. João III; que já a este respeito havia promulgado a Lei de 17 de Julho de 1527, de que faz menção Duarte Nunes na 1.ª parte das Extravagantes tit. 17. Lei 3.ª He o dito Capitulo = Item pedem que os Corregedores, e Ouvidores não oução por acção nova, como ora alguns contra fórma de seu Regimento fazem, por Alvara de fora, e sómente cumprão seus Regimentos antigos; porque por se occuparem nos ditos feitos d'acções novas, não dão a execução ás devassas nem punem os culpados como são obrigados: = He a reposta do dito Senhor Rei. = O que neste Capitulo apontaes, tenho provido a vosso requerimento na maneira que Me pareceo, que se devia fazer por Ordenação feita em Coimbra a 12. de Julho de 1527.

A nossa Filippina, que nos §§. 22. e 24 do Regimento dos Corregedores segue o mesmo que as antecedentes, extende no §. 23. o conhecimento por acção nova em outras, além das Causas de duas legoas sómente de lugar ao lugar aonde estiverem, e em que não haja Juizes de Fóra; isto talvez com o fim de evitar o prejuizo e demora, que as partes costumão padecer perante os Juizes Ordinarios: esta Providencia com tudo foi omittida nos outras.

Tom. VII. Qq tros

tros Codigos, talvez por não distrahirem o Corregedor dos objectos principaes, e essenciaes do seu Officio; como fizerão a maior parte dos Legisladores da Europa, que a semelhantes Magistrados, ou prohíbirão absolutamente ser Juizes, como na Russia, ou só nas Terras da sua principal residencia, em casos especialissimos, e por Appellação, como em Sardenha. Primitivamente os mesmos Corregedores tiverão reunido a si o Officio de Provedores; mas o Senhor Rei D. João II. commetteo depois este encargo aos Contadores, que estabeleceo nas Comarcas quando lhesconferio Jurisdicção para conhecerem das Terças, Residuos, Hospitaes, e Orfãos; a quem depois deo Regimento mais regular o Senhor Rei D. Manoel; porém o Senhor Rei D. João III. pertendendo diminuir o numero dos Ministros, tornou a commetter aos Corregedores o dito encargo; insistindo nesta reunião, ainda apezar da Representação dos Póvos, no Cap. 49. das Cortes de Torres Novas, e Evora digno de se transcrever neste lugar. =

Item Vossa Alteza tem Ordenado, que os Corregedores de suas Comarcas conheção além dos cazos da Justiça, de sua Fazenda, e Residuos, que são cousas tão doces, que se occupão mais em ellas, e por serem mais proveitosas a elles, que não entendem tão compridamente, e como devem nos cazos da Justiça, assim Civel como Crime, e as cadeas estão cheas de prezos sem Despacho. Pedem a Vossa Alteza que haja por bem, que os ditos Corregedores não conheção de sua Fazenda, e dos Residuos, e sejão estes cazos commettidos a outros Letrados, de maneira que não andem estes Carregos juntos em huma Pessoa só, porque assim se proverá melhor a tudo.

### REPOSTA.

Por as Correições serem grandes, não podião em cada
 hum anno ser tambem vizitadas, e providas de Justiça,

como cumpria, e está ordenado por Minhas Ordenações, e por isso as reparti ordenando a cada huma dellas aquelles lugares, que boamente se podessem em cada hum anno vizitar, e a cada hum proví seu Corregedor. E porque não ficavão com tanta occupação como poderão ter, por se excuzar a oppressão que o Póvo
recebe de muitos Officiaes em cada lugar, Ordenei que
os Corregedores entendessem nos Residuos, Capellas,
e Orfãos como Provedores, e bem assim nas causas de
Minha Fazenda como Contadores. E são informado
que a Justiça, he melhor e mais livremente ministrada,
e as Capellas, Residuos, e Orfãos melhor providos,

= e assim o que toca á Minha Fazenda. =

Deve porém saber-se, que autes do Senhor Rei D. João III. cada Comarca era huma Provincia, e em consequencia hum só Corregedor não bastava para conhecer além dos objectos do seu Regimento; e esta foi talvez a causal, que moveo ao Senhor Rei D. João II. para incumbir aos Contadores, que repartio pelas ditas Comarcas, os Residuos, Terças, etc. Porém como o Senhor D. João III. fez as mesmas Comarcas muito mais pequenas, e na maneira, que agora se achão, assentou que era mais conveniente incumbir aos Corregedores o Officio dos Provedores, e com effeito se vê pelo testemunho de sua Real palavra, que a Justiça foi assim melhor administrada, e as Capellas, Residuos, e Orfãos melhor providos. Depois com tudo se alterou esta Regulação; ignoro por que Lei, tornando a incumbir-se aos Contadores o Officio de Provedores; com tudo ainda actualmente nas Comarcas do Porto, e algumas outras, as Prevedorias se achão reunidas ás Correições.

He quanto tive que dizer nesta breve Memoria sobre a origem, e Jurisdicção dos Corregidores das Comarcas; que tratei mais extensamente no Plano Geral de Correição, de

que fui encarregado.

EN-

## ENSAYO.

De huma Bibliotheca Lusitana Anti-Rabbinica, ou Memorial dos Escritores Portuguezes que escrevêrão de Controversia Anti-judaica,

POR ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS.

A V E N D O referido nas Memorias, que escrevemos da Litteratura Sagrada dos Judeos Portuguezes as Obras, que os Rabbinos havião composto, maiormente sobre cousas tocantes á sua Lei, julgamos util propôr nesta Memoria por ordem alfabetica o Catalogo dos Escritores Anti-Rabbinicos assim Portuguezes, como domiciliados em Portugal, que compozerão Obras MSS. ou impressas pertencentes á refutação do Judaismo. Não são elles muitos, mas são os que bastão, ou para poder desarmarse por seus escritos a incredulidade dos Hebreos com muita honra, e gloria do Senhor, ou para se mostrar ao menos, que nossos maiores se não descuidárão da salvação do seu proximo, com muito credito do nome Christão, e Portuguez.

De todos os que podémos vêr ficamos entendendo, que os que mais servem para convencer os Hebreos dos seus erros, são cinco a saber: o primeiro Arcebispo de Goa D. Gaspar de Leão, com a sua Carta Pastoral, e trasladação que fez dos dois Tratados do Mestre Jeronymo da Santa Fé; o Judeo converso João Baptista de Este no Dialogo entre Discipulo, e Mestre Catechizante; o Arcediago de Santa Christina Fernão Ximenes de Aragão, na Obra da Doutrina Catholica; o Theologo Francisco Fernandes Prata com a sua Traducção da Carta do R. Samuel a R. Isaac; e o Traductor Anonymo da Syngoga desenganada de Pinamonte.

As Obras destes cinco homens tem primeiramente o

merecimento de serem escritas em nossa vulgar linguagem, ou nella trasladadas de seus proprios Originaes, para poderem ser lidas, e entendidas mais facilmente de todos. Depois disto nellas se recorre, ou aos principios sólidos da razão, deduzidos da confrontação, e combinação das Santas Escrituras com os factos da Historia Judaica, e Christãa, ou as proprias e particulares fontes, e lugares da Theologia Judaica.

Pelo primeiro methodo se distingue muito a Carta Pastoral ao Povo de Israel do Arcebispo D. Gaspar; a Carta do R. Samuel traduzida por Francisco Fernandes

Prata, e a Synagoga Desenganada de Pinamonte.

Pelo segundo as Obras de M. Jeronymo da Santa Fé, que trasladou o mesmo Arcebispo D. Gaspar; as do Judeo converso João Baptista de Este; e as do Arcediago Fernão Ximenes de Aragão; e estes dous ultimos abrangê-

rão ambos os methodos.

Por certo que destas Obras se podia formar hum Corpo de Theologia Anti-judaica em nossa lingua, com que não teriamos muito que invejar aos Livros das Nações estranhas neste genero de controversia, por quanto nellas se assomma quasi tudo o que ha mais profundo, e sólido, e mais forte, e conveniente nos livros de Raimundo Martins, de Guilherme Porchet, de Fr. Affonso de Espina, de Paulo de Heredia, de João Baptista Romano, de Pedro Galatino, de João André Danzio, de Esdras Edzard, de Lourenço Adhelio, de João Henrique Maio; dos modernos Teretti, e João Baptista Rossi, e de outros Controversistas de nome. Nós por isso fallaremos delles com mais largueza, do que dos outros; principalmente dos dous Escritores D. Gaspar de Leão, e João Baptista de Este, assim por serem suas Obras pouco vulgares, e cursadas entre nós, como por encerrarem a maior provisão de doutrina, e controversia, que podiamos desejar nestas materias.

Fr. Alvaro Cavide: Nasceo no Termo da Cidade de Fr. Alva-Evora, foi Religioso da Santissima Trindade, professou ro Cavide no Convento de Lisboa em 1543, e foi Doutor em Santa logia na Universidade de Salamanca, e hum dos zelosos defensores da Religião Christãa; escreveo hum Livro que se intitulou:

Tratado contra os Judeos. Esta Obra deixou elle imperfeita. (1)

Antonio I- Antonio Isidoro da Nobrega: era natural de Lisboa a onde nasceo em 1708: foi Medico de profissão. Deo á luz huma Obra contra os Judeos com este titulo:

Discurso Catholico, no qual hum Christão velho zeloso de nossa Sancta Fé falla com os Judeos, convencendo-os dos erros em que vivem, etc. Lisboa 1738. 4.º Na Officina Silviana da Academia Real (2)

Fr. Bento Fr. Bento de Santo Thomaz, natural da Cidade do Porde Santo
Thomaz. to, o qual professou na Ordem dos Pregadores em 1644,
e foi Prior do Convento de Aveiro, e grande Mestre de
Santa Theologia; são delle as duas Obras seguintes:

Sermão do Acto da Fé, celebrado em Coimbra na Quinta Dominga da Quaresma a 12 de Março de 1673. Coimbra por Manoel Dias, Impressor da Universidade 1673. 4.°

Tratado contra a perfidia Hebraica MS.

Per-

<sup>(1)</sup> Faz memoria deste Escritor o eruditissimo Barboza na sua Bibliotheca Lusitana.

<sup>(2)</sup> Fazem commemoração deste Escritor Fr. Pedro Monteiro no Claustro Dominicano Tom. III. p. 174, e Barboza na Bibliotheca Lusitana.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 311 Perdeo-se esta Obra por sua morte, estando a revêr pela

Meza do Paço.

O Padre Braz Viegas: foi natural de Evora, e hum Braz Viedos homens mais doutos que teve a Companhia de Jesus no Seculo XVI: era insigne Humanista, e mui versado nas Linguas Latina, e Grega. Foi Doutor em Theologia, que ensinou em Evora, e em Coimbra com muita reputação de seu nome, e aproveitamento de seus discipulos. Ficou-nos em grande fama por seus illustres Commentarios ao Apocalypse, e pelos MSS. que deixou a Isaias, a Habacuc, a Aggeo, a Zacharias, e a Ezechiel, e á Epistola de S. Paulo aos Hebreos. Escreveo huma Obra Polemica contra os Judeos, a que deo este titulo:

## De Victoria Messia. (I)

D. Diogo da Annunciação: foi natural de Lisboa, e Co-D. Diogo nego da Congregação de Santo Eloy, e depois Bispo da da Annunciação. Serra, e Arcebispo de Cranganor. Foi escolhido para Orador em nome do Estado Ecclesiastico no Acto do Juramento do Senhor Rei D. João o V. sendo Principe. Compoz huma Obra Latina, em que impugnava as doutrinas do Hebraismo, a qual tinha por titulo:

Turris Davidica. Contra Judeos MS. fol. (2) Catecismo Hebraico Portuguez aos Judeos.

Original erudito, que ha na Real Bibliotheca Pública da Corte.

Diogo de Sá. Duvidamos com Barboza se este, de Diogo de quem aqui fallamos he o mesmo que Diogo de Sá, Theologo, Jurista, e Mathematico, mui conhecido entre nós

(2) Na Bibliotheca Lusitana se faz memoria desta Obra, e de seu Author.

<sup>(1)</sup> Ha delle mui honrada memoria em Nicoláo Antonio, Possevino, Lelong, Natal Alexandre, Carlos Joze Imbonati, Barboza, e outros muitos

Aragão.

por suas façanhas militares na Asia, e Author de trez livros de Navegação, e do Tratado de Primogenitura Escreveo huma Obra que ficou MS., em que, além das Seitas . Hereticas, e Pagaas, refutava o Judaismo; tinha por titulo:

> Segredos da Fé contra os Judeos, Gentios, e Hereges.

Fernão Xi- Fernão Ximenes de Aragão: nasceo em Lisboa pelos fins do Seculo XVI, foi filho de D. Thomaz Ximenes de Aragão, e de D. Thereza Vasquez de Elvas, filha de Antonio Fernandes d'Elvas, Fidalgo da Caza Real, e Thesoureiro da Senhora Infanta D. Maria, filha do Senhor Rei D. Manoel. Estudou na Universidade de Coimbra, aonde recebeo o gráo de Licenciado na Faculdade dos Sagrados Canones. Seguio a vida Ecclesiastica, e foi promovido a Arcediago de Santa Christina na Sé de Braga, que teve por espaço de quarenta annos; e fallecêo a 29 de Abril de 1630. (I)

> Havia-se dado á lição, e meditação das Santas Escrituras, e dos Padres da Igreja, em que fez avantajados progressos, de que são illustres testemunhas as suas Obras tão cheias de profunda sabedoria, como de unção, e de

piedade.

A em que elle mais se esmerou foi a que escreveo contra os Judeos; vendo, como elle diz, que nem a necessidade do Reino, nem o pouco fundamento das outras Seitas obrigava a mais, voltou seus pensamentos á conversão dos Judeos, compondo hum doutissimo Livro, que publicou com este titulo:

Dou-

<sup>(1)</sup> Foi Varão de muita virtude, e mui particularmente se assinalou em sua vida pela muita caridade, que teve com os pobres pelos quaes despendia sempre a maior parte dos fructos de seu rendoso beneficio; até quiz, que depois de morto continuassem os effeitos de sua piedade, deixando hum Legado perpetuo á Santa Casa da Mizericordia de Lisboa. Fazem honrada memoria delle Wolfio na Bibliotheca Hebrea tom. IV. p. 482. Affonso Lasor de Varca no tom. II. Univ. terrar. Orb. p. 67. e Barboza na Bibliotheca Lusitana.

Doutrina Catholica para instrucção, e confirmação dos Fieis, extincção das Seitas supersticiosas, e particularmente do Judaismo. Lisboa 1625. por Pedro Crasbeck, em hum volume de 4.º (I)

Foi dedicada esta Obra a D. Fernando Martins Masca-Analyse renhas Bispo do Algarve, e Inquisidor geral destes Reinos. bra. Nella abrangeo este sábio Escritor os dous methodos de combater os Judeos, porque tratou de refutar seus erros, já com os lugares das santos Escrituras, e sua combinação com os factos constantes da Historia Christãa, e Judaica; já com as authoridades dos mesmos Talmudistas, e Rabbinos. E deste segundo methodo se serve elle muito, principalmente nos Capitulos 9. 12. 13. 14. 15. 16. 17. e 22, nos quaes assommou o mais principal que ha do Rabbinismo ácerca do Messias. Pelo que direito tem este Escritor a que demos aqui de sua Obra mais comprida informação.

O seu assumpto he refutar os erros, que corrião entre os Judeos destes Reinos, e os reduzio a tres pontos capitaes, que consistem, 1.º em negarem a Fé Catholica, e toda a doutrina Christãa. 2.º em crerem que o Messias não era vindo, mas que havia de vir ainda, e com grandes exercitos a conquistar o mundo. 3.º em assentarem, que bastava a fé do Messias que esperavão, para toda a pessoa se salvar, ainda que exteriormente professasse Religião con-

Para refutar o primeiro erro trata de mostrar nos pri-Part. I.

Para refutar o primeiro erro trata de mostrar nos pri-Part. I.

Meiros oito Capitulos seis excellencias da Religião Chris-Sobre a Fé
Catholica.

Rr tãa,

<sup>(1)</sup> Foi segunda vez impressa com addições, e com o titulo de Extincção do Judaismo; em Lisboa em 1628 em 4.º pelo mesmo Impressor Fez-se terceira edição, e se lhe poz este titulo Triunfo da Religião Christãa, contra a pertinacia do Judaismo, ou Compendio da verdadeira Fé; em Lisboa em 1752 em 4.º na Officina dos herdeiros de Antonio Pedrozo Galrão.

tãa, que são como outros tantos testemunhos authenticos da sua divindade, a saber 1.º as Profecias, e aqui trata das cinco notaveis do Evangelho, por que se prova a verdade da doutrina Christãa. 2.º os milagres. 3.º a conversão do mundo. 4.º a reprovação do Povo Judaico. 5.º a perfeição da doutrina Evangelica. 6.º os Martyres. No Capitulo 9.º pretende mostrar verificadas na Igreja Christãa todas as couzas, que se havião vaticinado nas Santas Escrituras a respeito do Messias, e para que os Judeos as não possão interpretar, e illudir com diversos sentidos, lhes apresenta em campo dezesete testemunhos de seus maiores Mestres, e Doutores, por que se prova o contrario do que elles entendem.

Taes são os que elle tira 1.º da Parafrase Chaldaica. 2.º da Versão dos Setenta. 3.º da authoridade do R. Hachados, e do R. Simeão, filho do R. Joay. 4.º dos Doutores Talmudistas ao Capitulo 52, e 53 de Isaias. 5.º de José Judeo 6.º do R. Moysés Hadarsan 7.º do R. Jonathan. 8.º do R. Samuel Levita 9.º do R. Joay. 10.º do R. Cahana. 11.º do Livro Medras Echa, ou Exposição das Lamentações de Jeremias. 12.º da Glossa Hebréa. 13.º do R. Moysés Hadarsan. 14.º do R. Moysés Egypcio. 15.º do R. Salomão Francez. 16.º do R. Moysés Gerundense 17.º do R. Hacados. Remata no Capitulo 10.º com as Profecias das Sibyllas, e outros Profetas que Deos quiz que vaticinassem muitas destas cousas entre os mesquiz que vaticinassem muitas destas cousas entre os mes-

mos Gentios.

Part. II. Sobre a vinda do Messias. Passa depois a refutar o segundo erro dos Judeos, que negavão ter já vindo o Messias, e começa por mostrar no Cap. 11.º os grandes absurdos, e inconvenientes que ficavão resultando dos principios da Theologia Judaica neste ponto, contra a infinita perfeição de Deos. Entra depois na exposição de todas as *Epocas Escriturarias* da vinda do Messias, para mostrar, que erão compridos e passados todos os tempos assinalados nas Santas Escrituras. Assim trata no Cap. 12 da Epoca de Jacob, quando cessou o Sceptro em Judá; no Cap. 13. da Epoca de Daniel

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. declarada no Cap. 9. quando se cumprírão as setenta semanas; no Cap. 14 da Epoca de Aggeo estabelecida no Cap. II. em que se concluio o fim, e acabamento do Templo; no Cap. 15. da Epoca de Micheas, que vem no Cap. 5. quando se verificou a destruição do lugar de Bethelem, aonde havia de nascer o Messias; e no Cap. 16 da Epoca de Daniel, que se acha demarcada no Cap. 2, quando o Imperio Romano se sujeitou a Christo, e a seu Evangelho.

Das Epocas Escriturarias passa ás Epocas Talmudicas, e Rabbinicas, e trata de convencer os Judeos pela mesma authoridade de seus antigos Mestres, e Doutores, que tinhão limitado diversos prazos para a vinda do Messias, pois que todos elles erão já passados ha muitos centos de annos. Para tratar isto com ordem divide estes Mestres em tres Classes. 1.ª dos Tanaim, que são os da primeira Ordem, que tem lugar entre os Judeos logo abaixo dos Profetas. 2.ª dos Emoraim, ou Rabbinos da segunda ordem. 3.ª dos Gaon, que são os da ultima Classe; e isto

he o de que elle trata no Cap. 18.

Continúa depois a mostrar no mesmo Cap. 18., como os Judeos confundem as duas vindas de Christo attribuindo á primeira a gloria e magestade, que os Profetas lhe dão na segunda; no Cap. 19, como se tem verificado a vinda do Messias pelo grande desamparo de Deos, em que estão os Judeos depois que crucificárão a Jesus de Nazareth; e no Cap. 20. como elle era Filho de Deos, e o verdadeiro Messias promettido na Lei, e nos Profetas; e

assim acaba a refutação do segundo erro dos Judeos.

Depois de tudo isto entra no Capitulo 21. na refu. Part. III. tação do terceiro erro, que era seguido dos Judeos, que ha-Sobre os via nestes Reinos, mostrando ser falsa, e perversa doutri-10s, que na crer, que basta a fé no Messias para todo o homem tem de nos os Juse salvar, ainda que exteriormente professe religião con- deos. traria.

Havendo refutado os tres erros do Judaismo, passa a responder aos escandalos, que tinhão os Judeos da Religião Rr ii

Christaa: elle os redûz a oito. Assim começa por refutar o primeiro escandalo, que consistia em dizermos delles, que não guardavão a Lei de Deos; e trata de mostrar, 1.°, que a Lei foi espiritual, e os Judeos a não cumprião. 2.°, que com a vinda do Messias havião de ter fim os Sacrificios, Ceremoniaes, e festas da Lei Velha, que elles ainda observavão individualmente, e entrar em seu lugar outros da Lei Nova, que não querião reconhecer. 3.°, que o Messias havia de dár nova Lei aos homens. 4.°, que as cousas grandes que succedêrão na Igreja antiga, havião sido figuras das que tinhamos na Lei Nova.

Refuta depois o segundo escandalo dos Judeos por adorarmos a Christo como Deos; e mostra que o Messias havia de ser Deos, e Homem, para o que traz não só lugares das Santas Escrituras, mas as mesmas Tradições antigas dos Hebreos, e authoridades de seus Rabbis, que

Passa da mesma sorte a refutar outros escandalos dos Judeos, que consistião. 1.º na cruz de Christo, e em adorarmos por Deos a hum homem, que morreo crucificado. 2.º, em dizermos, que seus passados havião posto seu Messias na Cruz. 3.º, em crermos, que o primeiro peccado de Adão passára a toda a sua descendencia. 4.º, em adorarmos tres pessoas em Deos. 5.º, em crermos o Mysterio da Sagrada Eucharistia. 6.º em darmos veneração ás imagens.

No fim vem huma exhortação Dogmatica aos Judeos, em que toma por Thema os V<sup>os</sup>. 11., e 12 do C. V. de Jeremias Prævaricatione prævaricata est in me Domus Israel, et Domus Juda, ait Dominus. Negaverunt Domi-

num: dixerunt; Non est ipse.

assim o havião ensinado.

Seria para desejar, que no uso de toda esta Litteratura Talmudica e Rabbinica, se não visse obrigado a seguir como texto o Livro dos Arcanos da verdade Catholica de Pedro Galatino; mas podesse elle mesmo consultar as fontes, e peças originaes dos Hebreos para aproveitar melhor, e com mais exacção as doutrinas, e argumentos, que se tirão dellas a favor da Religião Christãa.

Fr. Francisco de Alcobaça, da Ordem de S. Ber-Fr. Francisco de nardo, florecia pelos annos 1597. Escreveo huma Obra Alcobaça. Latina, que intitulou:

Contra Judaicam Perfidiam, maxime contra bujus temporis Judaos.

Não podémos saber, se se imprimio (1)

Francisco Fernandes Prata, natural de Castello Men-Francisco do do Bispado de Vizeu na Provincia da Beira. Foi Ba-Fernandes charel formado em Santa Theologia, e hum dos Theologos mais trabalhados na lição das Escrituras, e Santos Padres, que tivemos no Seculo XVII. (2) Trasladou do Latim para Portuguez a seguinte Obra:

Carta que hum Rabbino chamado Samuel escreveo ao Rabbino Isa-ac, consultando-o sobre o ter alcançado pelas Profecias do Testamento Velho, que o Mixias tinha vindo, a Lei Judaica era acabada, e os Judeos estavão em odio, e desamparados de Deos. Destrue-se por esta Carta totalmente a Lei Judaica, e confirmase a Fé Catholica. Traduzida do Latim em Portuguez.

Ins-

(1) Trazem noticia deste Autor Carlos de Vich na Biblioth. Cistere. Carlos Jozé Imbouati na Bibliotheca Latin. Hæbraic, e Fr. Agostinho Sator Cistere. Bisfer. Barboza tambem falla delle.

<sup>(2)</sup> Dá testemunho de seu grande estudo, e intelligencia o Tratado que compoz da Declaração do Credo dos Apostolos, em que se explicão os seus Artigos, e se põe o modo como os mysterios, e cousas da Fé se devem crer: com algumas cousas mais uteis, que servem para o bom conhecimento das cousas da Fé: e o outro Tratado dos Saeramentos em commum, e em particular, em que declara o que delles se deve crer, e a preparação que para receber as graças que dão, se requer; e se apontão as obrigações dos fieis, e se põe algumas advertencias importantes. De ambos estes Tratados faz menção o erudito Barboza.

Tradez a . Instigado por pessoa que muito zelava a honra de R. Samuel. Deos, e a salvação dos Judeos, determinou-se o traductor a trabalhar em obra, que podesse servir de convencer os Judeos, e de os tirar de seus erros; e achando que nenhuma outra tinha mais pezo', e efficacia para os desenganar e mover, do que a celebre Carta do Rabbi Samuel Marroquino, cuidou de tirar em Portuguez a traducção Latina, que della tinha feito Fr. Affonso de Buen Hombre. Para se conhecer huma parte do merecimento de Francisco Fernandes Prata em tomar a seu cargo a traducção desta Obra, cumpre saber primeiro, que Carta he esta do R. Samuel; que occasião houve para se escrever, e qual a estimação que ella teve na Christandade.

Noticias do R. Samuel.

Quando no Seculo XI. no anno 454 da Egira José Ben Tessesin, Sultão da Dynastia dos Almoravides, fundou a Cidade de Marrocos, e a fez Capital de seu Reino, e huma das mais poderozas, e opulentas Cidades da Africa; logo forão fazer assento nella innumeraveis Judeos Africanos, e muitos de nossa Hespanha, e de outras partes do mundo, os quaes erão pelo commum artistas, e negociantes. Vivião elles em suas aljamas, que então tinhão no meio da Cidade, e noutras terras (1) guardando sua Lei, e frequentando suas Synagogas, sendo mui famosa a de Segelmessa, ou Sujulmeta, de que era Presidente naquelle Seculo R. Isaac.

Houve por aquelles tempos alguns Judeos Marroquinos, que muito se derão aos estudos da Religião. Entre elles se distinguio grandemente o Rabbi Samuel Jehudi, natural da mesma Cidade de Marrocos, ou antes de Segelmessa, lugar do Reino, o qual florecia pelos annos de

<sup>(1).</sup> O Xarife Mulei Abdala, que morreo em 1574 fez trasladar as que havia em Marrocos, para huma das estremas desta Capital junto da Porta de Agmit, para que os Judeos, vivessem estremados dos Mouros, que, he aonde, tem ainda suas Casas, e Synagogas. Marmol. na Descripção geral de Africa. Liv. III. Cap. 40. p. 59. Diogo de Torres Hist. das Xarifes. Cap. 112. p. 225.

de Christo 1068. Alguns o fazem natural de Féz: era muito sábio em sua Lei, e muito versado com R. Isaac,

Presidente da Synagoga de Segelmessa.

Houve tempo em que se passou de Marrocos a nossa Hespanha; e pousando em Toledo, então Cidade de muito trato, teve nella conversação com muitos dos mais doutos, e entendidos de nossa Lei; e havendo entrado com elles em disputas, e conferencias amigaveis sobre a Religião, chegou a ponto de reconhecer os seus erros, e de se convencer por principios, e razões da verdade da Religião Christãa. Pelo que abjurou solemnemente o Judaismo, e recebeo a nossa Fé.

De Toledo escreveo elle huma Carta ao Presidente Carta, que de Segelmessa R. Isaac sobre a vinda do Messias. Não escreveo o consta com certeza da sua data, assim como se não sabe sobre a tambem o anno de sua conversão. Pareceo a alguns, que Messias. fora escrita antes que se consumasse a obra de sua conversão, porque nella propõe ao R. Isaac as duvidas, que tinha sobre a doutrina dos Judeos no tocante á vinda do Messias, e lhe roga muito efficazmente que lhas resolva para sua illustração. (1) A nós porém nos parece o contrario, porque de maneira falla elle nesta epistola, e com tal raciocinio, e persuasão propõe as cousas, que bem mostra estar já de todo convencido; e propôr aquellas duvidas menos para se illustrar a si mesmo, que para obrigar a R. Isaac a entrar comsigo em reflexão, e a reconhecer o erro em que elle estava, e os Judeos.

Foi a Carta escrita em Arabigo, ou Mourisco, por ser He escrita esta huma lingua de que então usavão muito os Judeos em Arabimais eruditos; porque os mais delles a não entendião, e muito menos os Christãos, que por isso quando a sabião dous Judeos amigos se valião muito della para tratarem assumptos de importancia, e cousas de reserva, e de segredo. (2)

(1) Trautmanno na Prefação a sua Versão Germanica, e Wolf Bibl. Heb tom. III. p. 1100.

<sup>(2)</sup> Assim o nota Fr. Affonso de Buen Hombre no seu Prologo á traducção Latina que fez desta Carta, dando a razão porque Samuel a escrévera em Arabigo, e não em Hebreo,

Alguns a suspeita-

Methodo.

Não sabemos que exista hoje o texto original desta Carta. Suspeitarão muitos ser ella fingida por algum Chrisrão falsa. tão, por nella verem alguns lugares, em que o Author se explicava de maneira, que se não ajustava muito bem com o estado de hum homem ainda indeciso e vacillante entre a crença da Synagoga, e a da Igreja Christãa, como elle mesmo se representa no começo desta Carta (1) Com tudo não devião por isto desconfiar de sua authenticidade, pois que de sua maneira de fallar se alcança, que elle estava intimamente convencido, e persuadido de nossa Fé quando a escreveo, e que, se propoz as cousas em tom de duvida, foi mais para conciliar a attenção do Rabbi Isaac, e fazer reconhecer as razões dos Christãos, do que para se tirar a si mesmo daquellas duvidas.

O assumpto capital desta Carta he propôr como du-Assumpto desta Obra vidas, de que pedia solução, todas aquellas razões que convencem, e persuadem haver já vindo o verdadeiro Messias de Israel, por estarem fundadas em certos lugares da Sa-

grada Escritura, que elle tinha por decisivos. O methodo que segue não he o da authoridade do

Rabbinismo, mas sómente o da razão; elle coteja, e combina os lugares, e vaticinios dos Santos Profetas com as circunstancias da vida, morte, e Religião de Jesus Chris-To, e com os successos da Historia Judaica depois da destruição do Templo, e da Cidade por Tito; tira razões mui claras e convincentes para mostrar verificadas as Profecias do Testamento Velho em Jesus Christo, e na sua Igreja; ao mesmo tempo occupa dante mão as principaes respostas que costumão dar os Hebreos a estas cousas, e

as disputa, e rebate com novas instancias, e duvidas, que lhes poe, com que muito as enfraquece. Por certo que nes-

<sup>(1)</sup> Haornebeeck Prolegom. de convincend. Jud. Sec. 5. p. 7. e Wagenselio na Obra Tela Ignea Satanæ; os Authores do livro Relationis Theologica innotia anno 1711. p. 96. os seguem em parte, principalmente por verem nesta Carta, que se conta o livro de Siracides entre os Livros Canonicos, e se inculca muito a Missa dos Christãos,

neste genero he huma das melhores peças que se tem escrito sobre a vinda do Messias contra os Judeos; que por isso conseguio grande nome entre os Christãos, e mereceo

ser trasladada em diversas Linguas. (1)

O primeiro que a traduzio, e publicou foi Fr. Affonso de Buen Hombre Hespanhol da Ordem dos Pregadores, que viveo por 1339, varão de muita, e mui esquisita Litteratura para aquelles tempos; mui sábio nas linguas Hebraica, e Arabiga, e infatigavel zelador da conversão dos Judeos, e dos Mouros, e do accrescentamento, e exaltação da Christandade (2) Passou elle esta Epistola do Arabigo para o Latim em o anno 1339, e foi a sua traducção a que ficou servindo de original depois de se haver perdido o Texto Arabigo. (3) Ha hum exemplar MS. desta Traducção na Bibliotheca do Real Mosteiro de S. Lourenço do Escurial, de letra do mesmo Seculo XIV. em Pergaminho. (4)

Tom. VII. Ss Mui

(2) De sua Litteratura, e zelo pela Conversão dos Judeos, e dos Mouros á Religião Christãa dá razão o Padre João de Marieta no livro 14 de sua Historia Eeclesiastica cap. ult. Thomaz Tamajo nos Elogios dos Escritores Toletanos. e Jacome Quietis no tom. I. dos

Escritores da Ordem dos Pregadores p. 594.

(4) Delle attesta D. José Rodriguez de Castro na Bibliotheca

<sup>(1)</sup> Fr. Affonso de Buen Hombre na Prefação á sua Traducção Latina Gottfredo: Webero Disput. de Ex-Judæis Christianis p. 20. Calixto de Immortalitate animæ C. 5. §. 10. João Cammerhofis na Orthotomia Theologiæ sæculi XI. p. 156. Trautinanno na Prefação á Versão Germanica: Wagenseilio Tele Ignea Satanæ: Haornebeeck nos Prolegomnos aos Livros de convincendis, e convertendis Judæis. D. José Roiz de Castro Bibl. Esp. Wolfio tom. I. p. 1099. e tom. III. p. 1100.

<sup>(3)</sup> Foi feita a Traducção do Arabigo, e não do Hebreo, como elle mesmo attesta na sua Prefação. Pelo que se ha de haver por falsa a Inscripção do Codigo Latino MS. de Bolonha, que traz Mont faucon no Diario Italiano p. 407. em que se diz traduzido do Hebraico para Latim. Fizerão menção delle, e de sua Traducção, álem dos tres Escritores acima referidos Nicoláo Antonio, Wolfio, Paulo Higuera Host. Tolet. MS. Colomesio Marieta, M. de Boissi nas suas Dissert. para a Historia dos Judeos. D. José Rodrigues de Castro na sua Bibliotheca Hespanhola.

Edições a desta Traducção.

Mui estimada, e aplaudida foi de todos os Christãos esta traducção Latina de Fr. Affonso de Buen Hombre como mostrão as muitas edições, que della se fizerão em diverssos tempos (1) Traz esta mesma Carta traduzida Santo Antonino no fim da segunda parte Historial, na maior parte das suas edições; Paulo de Santa Maria, Rabbino que foi dos Judeos, e depois Bispo de Burgos tambem a poz no seu Escrutinio das Escrituras.

Acha-se compillada na Collecção dos Orthodoxografos (2) e na Bibliotheca dos SS. Padres, e Escritores Eccle-

siasticos. (3)

Traduções em Linguas vulgares. Não ficou a Carta do R. Samuel unicamente nesta Tra-

Hespanhola. Ha outro na Bibliotheca dos Conegos de S. Salvador de Bolonha: dous na dos Conegos de S. Victor de París, outro na Basiliense, que passou para a Bibliotheca Senatoria de Leipsic.

(1) Taes forão as que se fizerão em París em 4.º por Guilherme Eustachio com caracteres Gothicos, e sem nota de anno em Mantua em 1475, em Colonia em 4°. sem nota de anno com caracteres Gothicos por Liisteryrchen; em Antuerpia em 1486. e em 1426 em Colónia em 1493 em 4.º por Henrique Quentel; em 1527 em Nuremberg em 1498; em Strasburgo em 1523 em 8.0, em Leão em 8.º por Claudio Nourry; e em Colonia em 1536 em 8.º por João Gymnico, junto com a Obra dos Dialogos contra os Judeos de Pedro Affonso, e houve huma em Bresia em 1538 em 8.º, duas em Veneza huma em 1592 por Barecio de Barecius em 4.º com o o Livro de Pedro de Cavalleria contra os Judeos intulado Zelus Chisti; outra sem este livro em 1655, em 8.º. Houve outra em Mazzerat, lugar da Marca d'Ancona em 1693. Outra em Anveres em 1711 em 8.º, outra neste mesmo anno em Lipsia por João Federico Goditich tambem em 8.º Huma em París sem anno. Destas edições dão noticia Guilherme Cave na Historia Litterraria dos Escritores Ecclesiasticos. Wolfio na Bibliotheca Hebrea tom. III p. 1103. 1104 e Beughen na obra Incunabula Typograph. e D. José Rodrigues de Castro na Bibliotheca Hespanhola. Paulo Colomesio na Historia Oriental p. 209, falla de huma feita em Basilea por Henrique Pedro.

(2) Pag. 1303. edição de 1555.

(3) Tom. IV. Part. I. p. 145. e na edição de Leão tom. XVIII. p. 519. Montfaucon no Diario Italiano p. 407 louva huma traducção Italiana MS. que vira na Bibliotheca dos Conegos de S. Salvador de Bolonha.

Traducção de Fr. Affonso de Buen Hombre, mas antes passou della a outras diversas Linguas; porque a poz em Italiano João Antonio Brumati, (1) em Inglez Thomaz Calvert, em Alemão Wencesláo Linck, e Pedro Elias Trautman; e em Hespanhol Alvaro de Villa Excuja a rogos de João de Villa Fuerte, (2) e o Author Anonymo da outra Versão Castelhana, que se acha MS. na Bibliotheca do Real Mosteiro de S. Lourenço do Escurial (3). Até em Hebreo se publicou esta Carta, se he certo o que se acha no Catalogo da Bibliotheca de Medicis, publicado por Henrique Ersutio Amsterdam 1641.

Esta pois he a Carta que Francisco Fernandes Prata Francisco passou da traducção Latina de Fr. Affonso de Buen Hom-Fernandes bre a Portuguez, porque não ficassemos sem ter em nossa Lingua o que as mais Nações folgavão de ter na sua; no que por certo fez hum grande serviço á Religião, Christãa. Seu mere-Elle desempenhou a traducção com muita exactidão, e ficimento. delidade, chegando-se mui estreitamente ao Texto Latino, e expressando os seus pensamentos com a mesma força, e energia, que tem no original. A linguagem he correcta,

e simples, e o seu estylo he mui proprio destas materias.
Foi impressa a sua traducção em Lisboa em 1651.
em 8.º por Manoel da Silva, (3) e depois na mesma
Ss ii

(2) Está escrito em hum Codigo em 8.º em papel de Letra do Seculo XV. com este titulo: Epistula de Rabbi Samuel: a qual he mui conforme com a Latina de Buen Hombre, e está na Estante 4.: b. 29. como refere D. José Rodrigues de Castro

<sup>(1)</sup> Assim o refere a Historia MS. de Toledo do Padre Jeronymo Romande la Higuera, e por ella D. Nicoláo Antonio no Tom. V. do Liv. IX. da Biblictheea antiga, e com elle o Dominicano Echard no tom. I. da Obra Scriptores Ordinis Predicatorum p. 595 Wolfio na Bibliotheca Hebr. tom. III. p. 1105. attesta, que no Catalogo MS. que tinha dos Codigos do Escurial vinha notada a traducção Castelhana; não diz porém de quem era.

<sup>(3)</sup> Temos hum exemplar da primeira edição, e tem outro José da Silva Costa; e da segunda acha-se hum na selecta Livraria do Il-lustrissimo Monsenhor Hasse Prelado da Santa Igreja Patriarchal, e ambas as edições na excellente Livraria da Real Casa de N. Senhora das Necessidades desta Corte; e no tom. VI. da Colleção Miscelaneas varias,

324

Cidade em 1673 em 4.º na Officina de João da Costa á

custa de Martim Vaz Tagarro.

Francisco Leitão. Francisco Leitão nasceo em Castello de Vide; foi Religioso da Companhia de Jesus, aonde muito figurou como hum dos maiores homens do seu Seculo: morreo em Roma em 1705. (1) Deo hum grande testemunho não menos de sua Litteratura, que de seu zelo pela Religião Christãa na Obra que compoz, e publicou em Roma com este titulo:

Opusculum de Hebræo convicto in quatuor Libros divisum. Primus Liber de Messia credendo est Deo et Homine. Secundus de Signis Messiæ, qui est Salvator noster B. Virginis filius. Tertius de dubiis quæ Judæi opponunt. Quartus de Hebræo convicto. Romæ por João Jacob Komarck 1693. 4.°.

He obra de merecimento pelo grande fundo de dou-

trina que contém.

Fr. Francisco Machado.

Fr. Francisco Machado, natural da Villa de Soure no Bispado de Coimbra, Monge Cistercience, e Abbade de Thomar: foi hum dos que o Senhor Rei D. João III. mandou estudar á Universidade de París, aonde tomou o gráo de Doutor com muita reputação de seu nome. Assignalou a sua christandade, e os seus profundos estudos

com

e em outro Livro que allí ha de Miscelaneas. Muitos louvores lhe dão Franco na Imagem da Virtude do Noviciado de Evora p. 864 e no Anno glorioso S. J. in Lusit. p. 419 §. 3. Fonceca na Evora gloriosa p. 430, e Barbosa na Bibliotheca Lusitana.

<sup>(1)</sup> Recorda-se delle, e de sua Obra Nicoláo Antonio na Bibliotheca Hispan. Imbonati na Bibliotheca Latin. Hebr. p. 46. Christovão Henriques no Fenix Redivivo, ou Livro dos Escritores Cistercienses p. 343. Wolfio na Bibliotheca Hebraica tom. IV. p. 446., Barboza na Bibliotheca Lusitana. Ha hu n exemplar na Real Bibliotheca publica da Corte, e temos outro em nossa Livraria.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 325 com a erudita Obra que compoz intitulada:

Veritatis reportorium editum in Hebræos quos vulgus novos vocitat Christianos ad Lusitanum Cardinalem Dominum Henricum. Conimbricæ apud Joan. Barrium Typogr. Regium Coimbra 1567. 4.°

He dedicada ao Senhor D. Henrique sendo ainda Cardeal Infante. Nesta Obra conferem-se os lugares do Velho Testamento, em que se assignálarão as qualidades, e circunstancias da vida do Messias com os feitos de Jesus Christo, para se mostrar que elle foi o Messias promettido na Lei.

O Padre Francisco Pedroso, natural de Lisboa, da Francisco Congregação do Oratorio, e Confessor do Senhor Rei D. Pedroso. João V. He delle a obra seguinte.

Exhortação Dogmatica contra a Perfidia Judaica feita aos Reos penitenciados no Auto publico da Fé de Lisboa 1713. 4.º (1)

Fr. Francisco Xavier dos Serafins Pitarra, da Ordem Fr. Francisco Xade S. Francisco; compoz hum Livro a que deo este nome: vier dos Serafins Pi-

Invectiva Catholica contra a obstinada Perfidia dos Hebreos. Lisboa 1748. 4.º por Manoel da Silva.

Fr. Fulgencio Botelho, natural da Beira, Monge Cis- Fr. Fultercience, Abbade do Collegio de S. Bernardo de Coimbra, Deputado do S. Officio, e Professor em Santa Theologia; floreceo nos fins do Seculo XVI, e principios do XVII. Deixou por sua morte a Obra seguinte:

Tra-

<sup>(1)</sup> Della se lembra Barbosa na Bibliotheca Lusitana.

## MEMORIAS Tratado contra os Judeos, fol. MS. (1)

D. Gaspar de Leão.

D. Gaspar de Leão natural de Lagos no Reino do Algarve; foi Varão muito douto em Santa Theologia, Capellão do Senhor Rei D. Henrique que em quanto Cardeal Infante, Prior da Igreja de Setubal, Conego de E-

vora, e depois primeiro Arcebispo de Goa; e pois elle he hum dos cinco principaes Escritores de que fallámos no Prologo, daremos delle, e de sua Obra mais larga memoria. Havendo cuidado muito este Apostolico Prelado da sanctificação dos Christãos, e conversão dos Mouros e Gentios na India; voltou seu zelo universal para os Judeos, de cuja cegueira por extremo se compadecia. Innumeraveis havia naquellas partes huns que para lá se havião transportado de muitos tempos atraz; outros que tinhão passado

em tempos mais modernos de Hespanha, e Portugal, e outros que lá entravão de diversas terras da Persia, e da Turquia, os quaes todos com seu trato, e conversação erão não pequeno estorvo á promulgação, e propagação do Evangelho. Quiz pois o Santo Arcebispo arredar todos os obstaculos que se podião oppôr á Fé de Jesus Christo,

Mas considerando, que pelas pregações, e disputas se não conseguia sempre o desejado effeito da Catechese; e demais que os Judeos andavão dispersos, e nem se lhes podia prégar a todos, nem entrar com todos em disputa; assentou comsigo, que a melhor via era apresentar-lhes obra, que lhes chegasse ás mãos em toda a parte, e podessem facilmente lêr; mas obra em que elles fossem atacados dentro de suas mesmas trincheiras, e confutados pelas au-

thoridades não só das Santas Escrituras, mas muito principalmente dos seus mesmos Rabbis; julgando que esta nova fórma, e methodo de peleja, que já noutros tempos

se havia praticado na Europa, era o unico meio de os convencer efficasmente.

As-

<sup>(1)</sup> Falla delle Barbosa na Bibliotheca Lusitana.

Assim para melhor os convencer escolheo os dous Trasladou Tratados, que contra elles havia composto em Latim Mes-guagem tre Jeronymo de Santa Fé, Hespanhol, Judeo converso, dois Tra-Medico do Antipapa Bento XIII. hum sobre a vinda do tados La-Messias, e outro contra os erros do Talmud, os quaes M. Jerolevavão vantajem a quantos outros até então se havião es- nymo de Santa Fé crito. A só escolha que delles fez foi já huma prova muito contra os abonada de sua grande intelligencia, e sabedoria. Trasladou Judeos. pois estas duas obras em linguagem, e as acompanhou com huma Carta Pastoral que escreveo ao Povo de Israel. Daremos aqui mais larga noticia dos dois Tratados, e da sua Carta, porque se saiba o grande bem, que elle fez com estas obras á Christandade.

E pelo que toca aos dois Tratados he de saber, que Noticia de estes dois o M. Jeronymo da Santa Fé, natural da Cidade de Lorca Tratados. no Reino de Murcia, Judeo converso, e hum dos mais sabios Escritores do Seculo XV., havia composto em Latim dois excellentes Livros contra os Judeos, a rogos de Bento XIII; hum em que provava ser vindo o Messias da Lei; outro em que mostrava como o Talmud era falso

(I).

Imprimirão-se ambos os Tratados em Zurich no an- Edições. no de 1552 com o titulo = De Judaicis Erroribus en Talmud, e depois em 1602 em Francfort com este titulo = Hebræo mastix vindex impietatis et persidiæ Judaicæ, quo deteguntur ac firmissimis argumentis refutantur enormes et nefarii Judeorum eorumque Talmud errores atque superstitiones. Vem junta em appendix huma dissertação do douto Nicoláo de Lyra = De probatione adventus Christi per Scripturas a Judeis receptas. Schelhornio no tom. III. das Amenidades Litterarias p. 141. faz menção de huma antiquissima edição destas obras em fol. sem nota de anno: huma tinha por titulo: Errores Judeo-

<sup>(1)</sup> Destas obras, pelo menos do segundo Tratado, havia hum Codigo MS. entre os Livros da escolhida Livraria de Antonio Agostinho Arcebispo de Tarragona.

rum extracti ex Talmud; e a outra Probationes Novi Testamenti ex veteri Testamento per quas doctrina Talmud improbatnr, não trazem o nome de Jeronymo da Santa Fé; mas são as mesmas obras. Jacob Rebelin os reimprimio em Hamburgo em hum vol. de 8.º sem nota de anno. Sahirao tambem impressos na Bibliotheca dos SS. Padres, e Escritores Ecclesiasticos, nas duas edições Parisienses de 1575, e 1589. na de Leão de França de .... e na de Colonia de 1624. Em ambas estas Obras desempenhou M. Jeronymo a grande empresa, que havia tomado a seu cargo (I)

E pelo que toca ao primeiro Tratado, nelle recopilou todas as razões que tinha contra os Judeos, com que entendeo provar, como a vinda do Messias prognosticado, e annunciado pelos Profetas, havia de ser no mesmo tempo, e com todas aquellas condições actos e titulos com que

foi a vinda de Jesus Christo.

Principios, e metado.

Primeiro

Tratado

Judeos.

contra os

Para isto não quiz allegar nem authoridade dos Evanthodo, que gelhos, nem dos Doutores da Igreja por vêr que a todos se seguio darião os Judeos por parte; curou tão sómente de trazer authoridades delles mesmos, e pôr todo o seu esforço em os convencer 1.º pelos ditos dos Profetas, que elles não podião deixar de reconhecer, posto que tomavão em mui diversos, e encontrados sentidos. 2.º pelas authoridades, e glossas feitas pelos seus mesmos Rabbis e Doutores do Talmud, que elles respeitavão por Canonicas. 3.º pelas trasladações Chaldaicas de Onkelos, e Jonathan havidas entre elles por mui authenticas. 4.º pela doutrina de seus glossadores modernos, por cujos ditos se região nos negocios da Lei, quaes erão entre outros Rabbi Salomão o Francez, Judeo mui douto do Seculo XII., o Cordovez R. Mosech Ben Maitemon, ou Maimonides, chamado Moseh do Egypto, R. Moseh de Girona, e R. Abrahão Aben Ezra.

Cons-

<sup>(1)</sup> Wagenseilio na sua Prefação, á Obra Tela Ignea Satanæ fallando destes Tratados, de que o Papa o havia encarregado, diz delle Haud somnicculose imperata hac exequatus est Hieronymus.

Consta a obra de doze Capitulos, no primeiro dis-Analyse põe toda a materia 1.º assenta as cousas em que os Ju-tado. deos concordavão com os Christãos, e as em que discordavão. 2.º Estabelece exactamente o estado da controversia entre huns, e outros, e poe com clareza a proposição de toda a obra. 3.º Passa a declarar os motivos Capitulo que estorvão os Judeos de crerem, que Jesu de Nazareth do da confora o Messias prometido na Lei, allegando, e desfazendo rroversia todas as suas objeções, e mostrando a causa donde nas-Judeos, e cião os seus erros, que era tomarem litteralmente os vo-os Chriscabulos da Escritura, que só se devião ententer no sentido tãos espiritual. 4.º Propõe como Jesu Christo fora o Messias por nelle concorrerem todas as Profecias tocantes aos actos, e condições do verdadeiro Messias; e para o comprovar refere, como em a vinda de Jesu Christo se achárão cumpridas 24 condições; elle as enumera todas, e se propõe mostrar nos Capitulos seguintes como todas ellas tinhão de concorrer no verdadeiro Messias; e que outro não houvera, que as tivesse senão Christo. 5.º Propõe por fim o genero de authoridade a que havia de recorrer neste tratado.

No Capitulo II. trata dos prazos da vinda do Mes-Cap. II. sias mostrando, que são já passadas as Epocas Scripturarias cas da vin-Talmudicas, e Rabbinicas, em que se havia fixado a sua da do Mesvinda. Para o que refere 1.º as Epocas Scripturarias de Malachias, de Isaias, de Zacharias, de Jacob, e de Daniel, conformando as interpertações que nós lhe damos, com as mesmas glossas dos Talmudistas, e Rabinos. 2.º Desce ás Epocas Talmudicas, e ás Rabbinicas, a saber: á Eliana, á do Arabi recontada no Talmud, e a da opinião vulgar dos Judeos, que corria nos tempos de Chris-To; e por todas ellas mostra sobre outras mais verdades que vai tocando, que a vinda do Messias tinha de ser em breve, e pelos tempos da destruição do Templo. Este Capitulo he talvez o melhor, e o mais forte, e convincente de toda a obra; e seria muito bem acabado, se algumas, das Epocas se tivessem disposto pela sua ordem Chronologica. Tom. VII.

Cap. III. do lugar do nascimento.

No Capitulo III. 1.º prova que o Messias tinha de nascer em Belem terra de Judá, e que este fora o lugar demarcado por Micheas, e como tal reconhecido pela glossa do R. Salomão, e pela outhoridade da Parafrase Chaldaica, a que elle se refere. 2.º couclue daqui não sómente ser o nascimento do Messias em Belem, mas ser este nascimento em quanto homem, e não em quanto á Pessoa Divina, em cujo respeito he elle Eterno; e por consequencia Deos. E pelo que toca ao verificar-se de Jesu Christo haver nascido em Belem, remete-se para duas authoridades no Cap. 1.º do R. Samuel filho de Nomão.

Cap. IV. de quem havia de nascer.

No Cap. IV. mostra que o Messias tinha de nascer de huma Virgem, 1.º por que isto tinhão annunciado Jeremias, Ezechias, e Isaias assim interpretados pelos mesmos Talmudistas, e Rabbinos 2.º porque sobre o Texto de Isaias que diz, que = huma Virgem conceberia, e pariria hum filho = costumavão fazer os Judeos trez objecções, faz-se cargo de responder a todas ellas.

Cap. V. da Divindade do Messias.

No Cap. V. intenta provar 1.º como o Messias havia; de ser Filho de Deos pela authoridade dos mesmos Doutores da Synagoga, que applicavão ao Messias as mesmas passagens da Escriptura, que allegão ordinariamente os Christãos para confirmar esta verdade. 2.º como assim fora revelado desde o principio, que o Messias seria Deos verdadeiro, e ao mesmo tempo verdadeiro Homem.

Cap. VI. da adoração dos Magos.

No Cap. VI. 1.º trata como desde o tempo de Abraham fora vaticinado, que Reis do Oriente, e povos de Sabá virião com dadivas adorar o Messias. 2.º responde á objecção que se tirava da maneira, com que os Hebreos entendião o texto do Cap. 60. de Isaias.

Cap. VII. da Paixão. Messias por causa dam.

No Cap. VII. passa a mostrar, 1.º como as almas e Morte do de todos os Padres antes da vinda do Messias hião ao Inferno pelo peccado de Adam; 2.º como a paixão, e do pecca, morte do Messias tinhão de ser por causa deste peccado, do de A. e como por effeito desta paixão, e morte foi delle salva a geração humana, e libertadas do Inferno as almas dos justos, que alí estavão detidas; para o que traz doutrinas

positivas do R. Eliezer no Talmud, e hum grande numero de authoridades Rabbinicas, que bem claras são nesta materia.

No Cap. VIII. propõe 1.º como estava annunciada Cap. VIII. a Resurreição do Messias trez dias depois de sua morte. reição do 2.º o seu assento á direita do Padre. 3.º por occasião da Messias, e mudança que os Rabbinos fizerão em huma passagem do direita do Genesis, referida no Beresit Rabba, faz huma digressão so-Padre.

bre a alteração, que havião feito no Talmud.

No Cap. IX. prova 1.º, como o Messias havia de Cap. IX. dar Lei, e doutrina nova de face a face além da pri- da abrogameira Lei, que fora dada por mão de Moysés. 2.º como antiga. havia de fazer cessar os antigos sacrificios. 3.º como só haveria o sacrificio de pão, e vinho. 4.º como se havião de licenciar as cousas vedadas na Lei antiga: o que tudo prova com authoridades, não só da Escriptura, mas dos mesmos Talmudistas, e Rabbinos.

No Cap. X. faz-se cargo de mostrar, 1.º que a ido- Cap. X. latria desappareceo do mundo com a doutrina de Christo, ção da I- e pregação dos Apostolos. 2º que esta condição estava pro- dolatria, fetizada por Isaias, e ensinada pelos Talmudistas. 3.º que dos Gen- a principal parte da salvação havia de ser dos Gentios, e tios. delles se havia de criar hum povo novo. 4.º, que Deos havia de ter Sacerdotes, e sacrificadores entre as Nações. 5.º que depois da vinda do Messias, a salvação havia de ser por Baptismo de agua, e do Espirito Santo: para o que tudo traz muitas provas tiradas da tradição Talmudica, e Rabbinica.

No Cap. XI. declara 1.º, que o Messias havia de Cap. XI. vir pobre, e humildoso, e entrar em Jerusalem sentado humilde, sobre hum jumento; o que mostra não só pelo testemunho de Zacharias, mas pelos Rabbis Salomão, e Maimonides, que no mesmo sentido entendêrão o lugar do Profeta; 2º. que tinha de soffrer muitos trabalhos, e paixões segundo a mesma doutrina dos Talmudistas.

No Cap. XII., 1.º propõe como S. João Baptista do Baptista pregára no deserto a vinda proxima do Messias nos temta, e do estado em

que hora estão os Judeos.

pos de Christo, e o havia elle mesmo Baptizado, como constava de Joseph Judeo, cujo lugar havião truncando os Rabbis. 2.º passa a mostrar, que o Messias tinha de ser annunciado por hum Precursor, segundo Isaias, e Malachias. 3.º prova, que o captiveiro, ou dispersão em que os Judeos ficárão, era effeito de seu desconhecimento, e da sua ingratidão para com o Messias; para o que allega muitas authoridades, e até algumas dos Talmudistas, e Rabbinos, que inderectamente confessavão seu crime contra Jesus de Nazareth, reconhecendo que desde o tempo da destruição do segundo Templo se havião cerrado as portas dos Ceos, abertas d'antes a todas as preces dos Judeos. 4.º Faz-se cargo das razões por que os Judeos se não convertem, tendo no seu mesmo Talmud, e nos seus Rabbinos lugares tão decisivos, e terminantes, e as tira da mesma prática, e theor de vida dos Rabbis, e de suas paixões, e conveniencias.

Merecimento desta obra, quanto á doutrina.

Taes são os artigos desta Obra, e tal he a ordem e disposição por que são tratados. Em toda ella mostra ter M. Jeronymo hum grande cabedal de doutrina, não só das Escripturas Sagradas, mas tambem de toda a Litteratura Talmudica, e Rabbinica apanhada nas suas mesmas fontes, aqual elle emprega com muita destreza e sabedoria, no que por certo lhe não levão vantajem os que antes delle; e naquelles tempos escrevêrão do mesmo assumpto; assim teve grande merecimento em recorrer aos principios Theologicos dos Judeos, e de os acommetter com suas proprias armas dentro de suas trincheiras, que he o unico meio de os bem atacar, e vencer.

No tocante ao Methodo o tem elle mui excellente quanto ao nesta obra; porque no Cap. I. propóe, e prepara toda a methodo. materia com tanta ordem, que póde servir de perfeito modello para os escritos de controvervia, e assim continúa a guardar por todo o decurso della o mesmo methodo, expondo sempre as cousas com muita clareza, e deducção; estabelecendo os principios, doutrinas, e factos ou da Escritura, ou do Talmud, e Rabbinismo, tirando delles

destramente todas as conclusões, que naturalmente se seguem, e que muito fazem a provar seu intento, e enlaçando as cousas de maneira, que humas servem para apoyo das outras.

Pelo que respeita ao estylo, he elle claro, simples, e breve, e sem ornamento, e enfeite, qual convem nas disputas, e obras daquelle genero, em que cumpre apresentar a materia com toda a claresa, e simplicidade para que se veja, e se apanhe bem no entendimento; ao contrario deste estylo declamatorio, e levantado que tanto corre hoje em obras desta Classe, o qual avoaçando a fantezia, e dividindo a attenção do Leitor entre as cousas que se tratão, e as maneiras brilhantes, e eloquentes por que se exprimem; mais serve de enfraquecer, e assombrar

a verdade, que de a esclarecer, e persuadir.

Quanto ao segundo Tratado sobre os erros do Tal-segundo mud; foi elle escrito no anno seguinte, isto he em 1413, Tratado sobre os (1) e tambem o foi por mandado de Bento XIII, que erros do muito desejava informar-se dos principaes erros do Talmud, Talmud. para poder provêr de justiça, e segundo o seu santo officio requeria, e formalisar com maior conhecimento, e acerto o artigo primeiro da sua Bulla = Etsi Doctoris Gentium, (2) que depois expedio em Valença a 11 de Maio de 1415 contra o Talmud, e as usuras dos Hebreos. (3)

E porque muito instava pela obra ao M. Jeronymo, deo-se elle pressa a escrevella, e a rematalla quão brevemente lhe foi possivel: pelo que posto que sua tenção era trabalhar mais de espaço, e fazer hum Tratado no qual

£2...33.

<sup>(1)</sup> Elle mesmo diz no Prologo, que no Agosto passado compozera o Tratado contra os Judeos, e este foi feito em 1412 como já dissemos.

<sup>(2)</sup> Assim o diz no Prologo deste Tratado. (3) Esta Bulla de Bento XIII. soi cassada com outras constituições em Hespanha, depois que elle foi reconhecido, e declarado Antipapa, e eleito em seu lugar Martinho V; com tudo os seus Decretos forão renovados pelo Concilio de Basiléa na sessão XIX., e depois por Paulo IV. na Bulla \_ Cum nimium absurdum \_ para os Judeos de Roma, e de todo o Estado Ecclesiastico, e confirmados finalmente por Pio V. no primeiro anno de seu Pontificado para toda a Igreja.

mais largamente pozesse por miudo todos os erros que houvesse no Talmud, como havia promettido em seu primeiro Livro; vio-se com tudo obrigado a encurtar a obra, e a fazer tão sómente huma simples resenha, para que pelo pouco que amostrasse, se visse qual era toda a mais obraque ficava.

Objecto d'esta O-

Este Tratado pois he hum resumo dos principaes erros que elle entendeo haver no Talmud; elle os reduz a seis generos. 1.º aos que são contra a Lei natural, e caridade. 2.º aos que são contra o serviço de Deos, e perfeição Divina; 3.º aos que são contra a Lei Mozaica, e os Profetas. 4.º aos que contém vaidades, burlas, e vicios geraes; 5.º aos que são contra a Fé Catholica e Jesus Christo; 6.º aos que são contra os Christãos.

O Extracto he tirado, 1.º do mesmo Texto do Talmud. 2.º das Glossas antigas e modernas que sobre elle se tinhão feito, em que se havião innovado, e accrescentado mandamentos, observancias, e ceremonias, que na Lei Mozaica nunca forão nomeadas, pelas quaes os Judeos se

região até então.

Merecimento d'esta Obra.

Este Tratado he muito mais pequeno que o primeiro; e he quasi todo hum tecido de diversas passagens compiladas do Talmud, e de seus glossadores; no que outra vez se descobre a grande lição, que M. Jeronymo tinha delles em suas mesmas fontes. Entre estas passagens por certo que vem muitas, que claramente mostrão os desvarios, impurezas, e erros dos Talmudistas, a que de nenhuma sorte se póde achar escusa, nem interpretação que faça a bem.

Effeitos que produtados.

Não damos com tudo esta obra por bem acabada, e perfeita, mas antes temos, que he muito inferior á pridois Tra- meira, e que ha nella algumas faltas, e negligencia; nem he de admirar que em escritos deste genero, e trabalhadas com tanta pressa como elle mesmo confessa, coassem alguns defeitos, de que o homem se não póde izentar de todo.

> Estas Obras de M. Jeronymo accendêrão grandiosos brios

brios da Fé no animo dos Christãos, e fizerão alteração, e sossobro no coração dos Judeos, e total mudança de Religião em muitos delles; o que foi de maneira, que alguns Escritores attribuem á só leitura destas Obras a conversão de mais de cinco mil Judeos. Pelo que dizia o Annotador da Bibliotheca dos SS. Padres, e Escritores Ecclesiasticos, que todo o Christão devia com muita razão trazer trasladado na memoria hum Livro tão util, como havendo-o por huma dadiva mandada do Ceo ao homem

mem. (1)

O que he certo he, que contra estas obras tratárão Judeos de escrever alguns Rabbis, para rebater a força, e cre-verão condito que ellas tinhão, e escorar com novos arrimos a cren- tra ellas. ça combatida, e mal segura dos Judeos. Assim o R. Vidal ben Levi escreveo contra ellas hum Tratado, que intitulou Kadesh Kadoshum, isto he o Santo dos Santos; e R. Isaac Nathan outra obra com o titulo de = Thocat chat Meth Ahah; isto he, Refutação do Seductor, ou censura do impostor, Livro que só apareceo depois da morte de M. Jeronymo, em que tambem se impugnão outros tratados contra os Hebreos. (2) Tambem pertence aqui a outra obra intitulada Livro de Opprobrio, que existe MS. na Bibliotheca de Leyda, a qual he em grande parte contra elle; (3) e a outra de Joseph Abbo, que vendo quanto hião a peor as cousas dos Judeos com as victorias de M. Jeronymo, rezolveo escrever o Livro = Sepher Ikarrin; isto he, Livro dos fundamentos, no qual trata dos principios, e razões em que estriba a seita Judaica, e toma disto occasião de refutar os Dogmas da Religião Christãa; o qual se espalhou em 1425.

Estes pois forão os dois Tratados, que traduzio em

Por-

(2) Hottingero na Biblietheca Oriental, e na Historia Ecclesiastica

Part. III. Seculo XIV. Wolfio Biblioth. Hebr. p. 464.

<sup>(1)</sup> Unde omnis fidelis Christianus hoc opus utile ex debito debet memoriæ tradere tamquam munus ab æthere legatum.

<sup>(3)</sup> Della falla Nicolao Antonio Biblioh. Viter, Hisp. p. 133. e D. José Rodrigues de Castro na Biblioth. Hesp. Tom I. p. 227.

Portuguez o Arcebispo D. Gaspar. Asua traducção he mui fez destes fielmente feita, não mudando, como elle diz, hum cabello dois Tra- da substancia, e ainda guardando as frazes e maneiras de tados o Ar-cebispo D. fallar do original, e do mesmo Hebraico, e Rabbinismo, que se acha nelle. (I)

Carta Pas-

Acompanhou esta traducção de huma Carta Pastoral: publicou o he ella obra inteiramente sua, na qual mostra muita dou-Arcebispo trina, e muita força de raciocinio: e posto que he menos para acom- hum discurso didactico, ou de controversia, que huma traducção. simples exhortação aos Judeos, e por isso não guarda toda a ordem, nem sofre bem a precisão de huma analyse; diremos com tudo as cousas que nella se contém, e a ma neira por que estão dispostas.

Começa elle pela obrigação em que o põe o seu Officio Pastoral de cuidar de suas ovelhas perdidas, e de-Carta, e de sencaminhadas, e em particular dos Judeos, que depois que negarão a Jesus Christo, são ovelhas mais mal aventuradas, é mais enfermas, quanto mais amadas, e regaladas havião sido do Senhor nos tempos passados.

Enumera as suas miserias, principalmente sobre o grande espaço de tempo, que tem durado o seu mal, esperando vaamente pelo remedio, que Deos lhe havia a principio promettido, sem verem, que sendo Deos a mesma verdade, e bondade, e havendo-lho promettido com presteza, não podia deixar de lho ter já dado; e que elles mesmos forão os que o não reconhecêrão, nem acceitárão; vindo por isso a ficar em tão triste desamparo, que nem Deos lhe fallou mais, nem Anjo os visitou, nem Profeta se achou entre elles, nem vîrão depois milagres. Mostralhes, que nenhum captiveiro de seus passados por crime de idolatria, que era o maior na Ley, chegára a 150 annos, e este sem terem commettido idolatria passava já de 1500 annos; para lhes dar a ver, que o maior crime que ido-

Analyse da doutrina desta seu plano.

<sup>(1)</sup> Este escrupuloso apêgo ao Texto do Original, fez com que elle traduzisse até as mesmas passagens, palavras, e expressões pouco decorosas, que se achão no Talmud, querendo dar por ellas huma amostra das torpezas, e obscenidades dos Rabbinos.

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 337 idolatria, era o que seus Avós havião commettido; e que

não podia ser outro, que o deicidio do Messias.

Da fraqueza do espirito passa á fraqueza do corpo; e refere como elles erão fracos, pusillanimes, e covardes; havendo sido antes animozos, e esforçados, e temídos. Coteja a vileza, e desprezo em que vivem, com a sua nobreza passada, porque tão famosos, e respeitados erão a todas as Nações da terra; e da qui conclue, que pois são desaventurados, devem averiguar a cauza de tão grande desaventura, que he maior que todas as antigas, que não durárão tanto tempo, e em que sempre recebêrão algumas honras de mistura com seus males.

Declara a razão por que Deos lhe chama ovelhas perdidas; por que tinhão cerradas todas as portas da salvação, não attendendo á Lei, nem aos Profetas, nem á razão, nem conferindo os tempos, nem as vindas do Messias; escorando sómente nas doutrinas de seus Rabbis com que tanto se enganavão; e por isso lhes propõe, que o unico remedio que lhes restava de salvação era reconhecer estes enganos de seus Rabbis, e deixar de nelles crer como até

alli.

Accrescenta, que estes enganos, e desvarios se podião mostrar, e desfazer 1.º pela Sagrada Escritura, de que tanto os desviavão seus Rabbis, querendo que só se devessem reger pelo Talmud. 2.º pelo calculo dos tempos da vinda do Messias assignalados pelos Profetas, por que se podia ver, que já todos erão passados. 3.º por haver cessado a Lei de Moysés depois da ruina do Templo, segundo a doutrina dos mesmos Talmudistas. 4.º pelas razões tiradas do desamparo em que estavão de Deos sem milagres, sem Profetas, e sem Luz alguma que os regesse e guiasse.

E porque os Judeos costumão responder, que tem a Lei do Talmud; elle lhes prova, que o Talmud não he Lei de Deos, porque foi promulgada por authoridade dos Rabbis, que não tinhão santidade de vida, nem fizerão milagres, nem havião sido mandados por Deos, o Tom. VII.

que era contra a ordem, que Deos costumara guardar na manifestação de suas Leis dadas a Adão, a Noé, Abra-

ham, e a Moysés.

Em quanto aos milagres, insiste particularmente sobre as maravilhas, com que Deos publicára a Lei escrita, dando em causa, que queria que o povo fosse testemunha della, e não podesse duvidar; ao contrario do Talmud, que foi dado occultamente, e sem nenhumas testemunhas; accrescenta, que no Talmud faltárão as quatro condições que deve ter a Lei, por que 1.º não era conforme á razão, pois continha muitas cousas contrarias ás Leis naturaes, Divinas, e humanas. 2.º porque não fora dada por quem tivesse authoridade, mas feita das Glossas dos Rabbis, e Doutores que escrevêrão antes, e depois da destruição do segundo Templo. 3º. porque continha peccados. 4.º porque não tivera a solemnidade que costumava haver na publicação, e notificação da Lei Divina-

Depois passa a mostrar como os Judeos se devem convencer de seus erros por seus mesmos Talmudistas, pois que todos tinhão para si ser já vindo o Messias, ao contrario do que depois lhes persuadião os seus Rabbis, e aqui refuta os que dizião, que dado, que já nascêra com tudo se não havia manifestado ainda; mostrando-lhes quanto era inutil, e mal aventurado para elles, e para o Messias

ter nascido, e não se haver manifestado.

E por que os Judeos repõe a isto, que Deos retarda a manifestação do Messias, anojado dos delictos de seus avós; lhes mostra por inducções que tira desta resposta, que tal doutrina he contra o poder, justiça, e verdade do mesmo Deos, e contra as mesmas esperanças, que elles tinhão de hum Messias; e para mais os apertar insiste sobre a incerteza, em que vivem á cerca do paiz em que está occulto o seu Messias; e aqui refere os desvairados lugares em que o põe os seus Rabbis, sem jámais concordarem entre si por suas diversas opiniões, e desbarates.

Insiste igualmente sobre a variedade que elles tem á cerca da sua pessoa; e lhes traz á memoria, como em

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 339 tempos passados acreditárão diversos Messias muitas vezes, não concorrendo nelles as notas, e qualidades que os Profetas havião annunciado.

Finalmente passa a móstrar, que as obras que fizera Jesus de Nazareth em sua vida, e depois da morte, denunciavão ser elle o verdadeiro Messias, e que alguns de

seus Rabbis o havião suspeitado.

Conclue a sua exhortação com apresentar aos Judeos os Livros de M. Jeronymo da Santa Fé, e se remette para elles, aonde largamente se prova ser já vindo, e manifestado o Messias com authoridades dos mesmos Talmudistas, e Rabbinos, em quem elles havião posto toda a sua crença, e salvação.

Taes são os artigos, e pontos principaes da doutrina nesta Pastoral, e o plano, e ordem por que vão distri-

buidos.

Quanto ao mais tem elle neste discurso muita propriedade, e fartura de linguagem; falla com sensibilidade, e unção propria de hum Pastor; toma hum tom de simplicidade, e ao mesmo tempo de grandeza, qual convém á voz e authorsdade de hum Bispo, e realça o que diz com huma eloquencia varonil, que de tempos a tempos alevanta o estylo, e o ennobrece, e lhe dá tal força, e energia, que se sente no coração do homem; assim que esta obra á excepção de mui poucas cousas, he peça mui completa, e acabada, e mui digna de servir de modello ás exhortações, e praticas Pastoraes.

Possuimos hum exemplar desta obra, que havemos em muita estima não tendo encontrado outro em parte al-

guma.

O Padre Jacome Gonçalves Bramane natural da Ilha Jacome de Divar em Goa; converteo-se á Religião Christãa, e entrou na Congregação de S. Filippe Neri, do Oratorio de Santa Cruz de Goa, e foi Missionario em Ceuta por espaço de 33 annos. Morreo em 1742. compoz entre outras obras a seguinte:

Vy ii

Pe-

Refutação das quatro Seitas, Paganismo, Mourisco, Judaismo, e Calvinismo. 4.º MS.

Fr. João.

Fr. João, Monge segundo parece de S. Bernardo; deixou escrita huma Obra Latina contra os Hebreos a que havia posto este titulo:

Speculum Hebrxorum. MS.

Esta Obra foi acabada em 1335, e della ha hum exemplar truncado na Livraria de Alcobaça n. CCXL, que aponta o Author do Catalogo dos MSS. daquella Bibliotheca: este Author deve accrescentar-se na Bibliotheca de Barboza.

O Padre João de Vasconcellos. O Padre João de Vasconcellos, natural da Cidade de Leiria, da Companhia de Jesus, e Reitor dos Collegios de Braga, Porto, Coimbra, e Santarem; morreo em 1661. Foi tido por insigne Theologo; e escreveo hum Livro contra o Judaismo com este titulo:

Tratado em que se prova ser vindo o Messias promettido pelos Profetas. Fol. MS.

Conservava-se no Collegio dos Jesuitas de Evora (1)

João Baptista de Este. João Baptista de Este; nasceo pelos fins do Seculo XVI. Não podémos achar documento por onde soubessemos ao certo de sua Patria. O douto Nicoláo Antonio duvída se foi Italiano, ou Portuguez de nação. O modero D. José Rodrigues de Castro suspeita, que elle fora Portuguez, e por ventura natural de Lisboa. O Abbade Barboza não fez memoria delle em sua Bibliotheca Lusitana, certo que pelo haver por Estrangeiro. Elle mesmo parece inculcar-se por tal na Petição, que fez ao Bispo Inquisidor

<sup>(1)</sup> Fallão delle, e de sua Obra Franco na Imagem da Virtude em o Noviciado de Coimbra. Tom. XI. p. 1620. e na Bibliotheca Societ. p. 510, e Barboza na Bibliotheca Lusitana. Nicoláo Antonio não faz menção desta obra, fazendo-a deseu Author.

Geral para lhe dar huma Carta para ElRei, ou para Fernando de Mattos, pois nella diz, que viera a estes Reinos buscar o remedio de sua salvação (1). He certo que elle viveo, escreveo e morreo entre nós. Foi hum dos Authores que melhor refutarão as doutrinas do Hebraismo, que por isso tem direito a que dêmos aqui delle mais larga

conta, maiormenie sendo já rara a sua obra.

Havia sido Judeo de Religião, como o era de geração, e tanto se havia dado aos Estudos da Literatura Sagrada, que sahio varão mui entendido na Lingua Hebraica, e nas Santas Escrituras, e mui sabedor do Talmud, e dos Rabbinos seus Commentadores, e Glossadores. Com tudo entrando depois em mais profundo exame sobre materia de Religião; quiz o Senhor Deos, que elle se convencesse da verdade, e Santidade do Christianismo, e que abjurando solemnemente a Lei Judaica, recebesse sinceramente a nossa Fé. Foi baptizado por mão de D. Theotonio de Bragança, Arcebispo de Evora, sendo seus Padrinhos a Senhora D. Catherina, e o Duque seu filho; o Arcebispo o sustentou em quanto viveo, e praticou depois o mesmo D. Alexandre, que lhe succedeo no Arcebispado: pelos serviços que fez á Inquisição lhe mandou ElRei dar cincoenta mil reis de tença pagos nos bens confiscados. Foi mui acceito a D. Theodozio II. Duque de Bragança, que o tratava com grande estimação e accolhimento, como homem que era de sabedoria, e de virtude. (2)

A obra de mais crescido merecimento, e valor por que aqui figura, e por que muito se distinguio entre todos os do seu tempo, foi a que publicou com este titulo:

Dai-

(2) Trazem noticia deste Author Wolfio na Bibliotheca Hebraica rom. I. n. 810. e p. 474. e tom. III. p. 35; n. 810. Nicolao Antonio no Appendix a Biblioth. Hisp. tom. XI. e D. José Rodrigues.

de Castro na Bibliotheca Hespanhola.

<sup>(1)</sup> Vem nas Memorias de 12 de Abril de 1612 copiadas dos Originaes do Duque, que traz o Exmo e R. mo Bispo de Beja nos Documentos das Memorias Historicas dos Progressos n. 7. p. 220. O mesmoapellido de Este denota que elle era Estrangeiro, e de Nação Italiana.

Dialogo entre Discipulo e Mestre. Dialogo entre Discipulo, e Mestre Cathechizante, onde se resolvem todas as duvidas que os Judeos obstinados costumão fazer contra a verdade da Fé Catholica; com efficacissimas razões assim dos Profetas Santos, como de seus mesmos Rabbinos. Lisboa 1621. em 4.º por Giraldo da Vinha.

He dedicado a Filippe IV. das Hespanhas. (1) Esta Obra he já rara, e foi por certo a melhor, que neste genero se escreveo originalmente entre nós, e a mais capaz de se apresentar em campo a todos os Doutores da Synagoga.

Analyse desta O-bra.

Tres são os pontos capitaes, que se tratão nella, 1.º provar o mysterio da Trindade pelas Escrituras, e pelos ditos dos mesmos Rabbinos. 2.º tratar da pessoa do Messias, de sua Natureza Divina, e Humana, de sua Encarnação, Paixão, e Morte, segundo os vaticinios dos Profetas, com a solução das duvidas que os Judeos costumão oppôr. 3.º mostrar que o Messias já viera, e que não fora outro senão o mesmo, que os Christãos reconhecêrão como tal. Para darmos idéa mais clara, e mais methodica de sua obra a dividimos em trez partes, segundo estes trez pontos capitaes.

Part. I.
Sobre o
Mysterio
da Trinda-sem Deos, e sem Lei, e castigado mui rigorosamente pela
de.

Justiça Divina, e como segue o erro, e o Christão a
verdade; e porque o principal escandalo, que tem de nós

electa

<sup>(1)</sup> Temos hum exemplar desta edição, e vimos outro da selecta Livraria do Ex.<sup>mo</sup> e R.<sup>mo</sup> Principal Castro, Reformador Reitor da Universidade.

Houve segunda Edição em 1674 em 8.º na Officina de João da Costa, á custa de Martim Vaz Tagarro. Temos hum exemplar; tem outro a Bibliotheca da Real Casa de Nossa Senhora das Necessidades (67 n. 4.) Ha outro na Real Bibliotheca da Corte.

os Judeos consiste em se persuadirem, que nos adoramos trez Deoses, promette estabelecer nos primeiros Capitulos desta Obra o profundo dogma da Santissima Trindade.

No Cap. II. principia a fallar deste Mysterio, e quer que elle se demostre 1.º pela força das trez letras na dicção = Bara = Creou = que são Beth Resc, e Aleph = 2.º pela palavra = Elohim Deos = posta não em numero singular, como querem os Judeos, mas no numero plural.

No Cap. III. como poderia parecer novidade, que Elohim estivesse em numero plural, mostra 1.º como ha o singular de Elohim; 2.º, e como este nome se acha na Escritura Sagrada com o adjectivo, e com o verbo no numero plural; o que elle prova pela combinação de varios lugares do Cap. IV. e XXXII. do Deuteronomio; do Psalmo XIII. do Cap. III. de Habacu; do Cap. XXIII. de Jeremias; do Cap. XXIV. de Josué; do Cap. IV. de Samuel; do Cap. XX, e XXXV. do Genesis, etc.

No Cap. IV. expõe a dicção = Bara = e trata de declarar por que razão nella se poz primeiro a letra = Beth = que alli significa = Filho = e não a letra = A-leph, que alli significa Padre; sendo este a primeira Pessoa da Trindade, e por que razão se poz primeiro que

esta letra = Resc, que denota Espirito.

No Cap. V. Quer que este mesmo Mysterio se ache denotado no Cap. do Genesis, aonde Deos quando quiz crear o homem, disse em numero plural = Façamos o homem á imagem e semelhança nossa = e porque os Judeos repõe, que Deos neste lugar fallava com os Anjos, ou com os elementos; propõe-se refutar esta doutrina.

No Cap. VI. 1.º declara a causa por que Deos, querendo no principio fazer o homem, disse = Façamos o homem, = e logo quando o fez, disse = Creou usando primeiro o verbo = Fazer = e depois o verbo = Crear.

2.º Accrescenta o Cap. XVIII. do Genesis, em que Abraham, apparecendo-lhe Deos nos Valles de Mamré, vio estar trez homens, e correo ao encontro delles da porta do Tabernaculo, e os adorou, etc.

No Cap. VII. passa a expôr outras razões, para provar o Mysterio da Trindade, tiradas 1.º do Cap. III. do Exodo, aonde Deos, desejando Moysés de saber o seu Santissimo nome, lho manifestou com lhe dizer trez yezes = Ehese = Eu sou, = que todos os Rabbinos tem, que he o verdadeiro nome de Deos. 2.º do Cap. XIX. do mesmo Exodo em que Deos mandou ao povo, que se santificassem por trez dias; e quando lhe disse trez vezes  $Deos \equiv$  na occasião em que lhe deo a Lei; 3.º do Cap. XXXIV. do mesmo Exodo, aonde manifestando a Moysés seu nome trez vezes se chamou  $\equiv Deos \equiv 4^{\circ}$  do outro lugar em que Deos mandou, que trez vezes no anno, nas trez Paschoas fosse obrigado todo o varão hir a Jerusalem, nomeando trez vezes o nome de Deos neste pre-

No Cap. VIII. 1.º faz-se cargo do Cap. VI. do Deuteronomio, em que Moysés diz, que Deos he hum só Deos em que os Judeos se apoião contra os Christãos para mostrar, que em Deos não ha pluralidade de pessoas, e prova por este mesmo lugar o contrario do que elles pretendem; 2.º e accrescenta mais, que no mesmo nome de Deos = Jehova = se demostrava o Mysterio da Trindade, por se acharem inclusos nelle os trez tempos, preterito, presente, e futuro; o que elle explica com erudi-

ção Rabbinica.

No Cap. IX. continúa a firmar a doutrina da Trindade, r.º pelo Cap. XXII. de Josué aonde a Tribu de Ruben, e a Tribu de Gad, e metade da Tribu de Menasses invocando a Deos por testemunho de haverem feito hum altar, não para nelle sacrificar, mas só por seme-Ihança do de Jerusalem, disserão = Deos Deos Deos elle o sabe, etc. 2.º pelo Psalmo XLIX. LXXXV, e XCV. aonde o Profeta diz trez vezes Deos Deos Deos = 3.º pelo Cap. VI. de Isaias, em que os Anjos louvando a Deos dizião trez vezes Santo Santo Santo = que por que este lugar o entendem os Judeos de diverso modo; elle lhes oppõe a doutrina dos Rabbinos no Commentario Grande do

Deuteronomio; que conforma com a dos Christãos; 4.º e ultimamente pelo Cap. XLVIII. de Isaias, aonde se fez cargo da duvida que ocorre na intelligencia daquelle texto.

No Cap. XI. (1) passa da authoridade da Escritura á dos Rabbinos, que elle cita a nosso favor nesta materia, extrahindo suas doutrinas, 1.º do Livro Midras Tehilim no lugar, em que se expõe o verso do Psalmo LXIX que diz: Deos Deos Deos fallou, etc. 2.º dos Cabbalistas no Livro Zoar, aonde distinguem trez Sephirá, ou numerações em Deos, das quaes a primeira Sephirá he o Pai, a segunda Sephirá he a Sabedoria, e a terceira a Intelligencia: 3.º do Livro Sepher Jezira; aonde se diz = São trez luzes, Luz antiga, Luz pura, Luz purificada, nada menos trez são hum só Deos = 4.º do outro Cabbalista Ghechitilia, no tratado que faz das dez numerações, que elles chamão Hasereth, Sephiroth, aonde tendo contado sete diz = As trez de cima nenhum olho as vio nunca. 5°, e finalmente da Parafrase de Jonathan bem Huziel, aonde expondo-se o texto de Isaias no Cap VI. havia hum lugar terminante, que refere Galatino, que os Tudeos depois tirárão fóra.

No Cap. XII. entra elle mesmo em novo assumpto, Par. II. Sobre a porque havendo tratado do Mysterio da Trindade, passa pessoa do agora a fallar em particular do Messias; e porque os Ju-Messias, deos seguem, que não he artigo essencial de sua Fé a cunstancrença do Messias, elle trata de mostrar neste Capitulo, cias. que os Judeos são obrigados a crer este artigo, e o prova 1.º pelo Cap. III. do Genesis; 2.º pelo Capitulo Chelech no Livro Sanhedrim; 3.º pelo Hymno que cantão todos

os Sabbados; 4.º pelos artigos de Harambam.

No Cap. XIII. trata a questão, se o Messias havia de ser Homem, se Anjo, se Deos; e prova como havia de ser Deos, e juntamente Homem, e não tão sómente Homem como os Judeos pretendião; para o que traz 1.º o Cap. Tom. VII. Xx XXIII.

erro nas copias numerando XI. aonde devia ser X. e assim nos seguintes.

XXIII de Jeremias; 2.º a Parafrase Chaldêa; 3.º a authoridade dos Rabbinos no Livro Midras Tehilim, ou exposição dos Psalmos.

No Cap. XIV. refuta a exposição que os Judeos fazem da Profecia de Jeremias no Cap. XXIII. appoiandose 1.º em razões tiradas da Sagrada Escriptura; 2.º na au-

thoridade de Targum Chaldeo.

No Cap. XV. propõe-se mostrar quatro verdades. 1.º que o Messias he Deos, o que elle prova 1.º pelo Cap. VIII. de Isaias; 2.º pelo Livro Sanbedrim, no Capitulo que começa = Hum dos juizos da Fazenda; 3.º pelo Livro Jalcut sobre o dito Capitulo de Isaias. II. que o Messias já viera; o que prova pelo mesmo Capitulo de Isaias. III. que o Messias seria a pedra de offensa ás duas Casas de Israel; o que elle prova 1.º pelo mesmo Capitulo de Isaias; 2.º pela Parafrase Chaldéa, 3º pelo Psalmo CXVII. 4.º pela authoridade de Rabbi Salamão ao Cap. V. de Michéas; IV, que o Povo Judaico está em huma voluntaria cegueira não querendo reconhecer o Messias, para o que traz o Cap. XXIX de Isaias.

No Cap. XVI. expóe outra prova de que o Messias he Deos, tirada 1.º do Cap. XXXV. de Isaias; 2.º do Cap. XXVIII do mesmo Isaias explicado pelo Targum de Jonathan ben Huziel; 3.º do Cap. IX e XXXIII de Daniel, 4.º do Cap. VII. de Hozéas; 5.º do Psalmo II.

No Cap. XVII. trata de mostrar, que o Messias, devia ser homem, trazendo para isso; 1.º o Cap. XVIII. do Deuteronomio; 2.º o Cap. XXIII. do Exodo; e por que estes lugares os entendem os Judeos de Josué, e não do Messias; elle prova o contrario 1.º por argumento de razão. 2.º com o Cap. XLIX. do Exodo; 3.º com a authoridade de Chimchi (Coroa dos Grammaticos) no seu Diccionario na palayra Scilo.

No Cap. XVIII. 1.º mostra que o Messias se chama Filho, e he Filho de Deos, o que prova 1.º pelo Psalmo II. 2.º pelos ditos dos Rabbinos, e de Abrahão ben Ezra na exposição do dito Psalmo: II. dá a razão por que cha-

man-

347

do se filho se diz Bar, e não Ben, para o que traz a authoridade do Livro Midras Tehilim; III. mostra, que o filho de que se falla no Psalmo não he o Povo de Israel, como entendem os Judeos, mas sim o Messias; o que prova 1.º com o proprio Midras Tehelim, 2.º com Rabbi Salomão sobre o Psalmo, que faz fé, que todos os Rabbinos assim o entendêrão da mesma sorte.

No Cap. XIX. continúa a provar, que o Messias he Filho de Deos, trazendo em confirmação 1.º a doutrina do Talmud no Tratado Sueca: na Capitulo que começa Perech hechalil; 2.º o Psalmo LXXXVIII; e porque os Judeos o expõe por David, elle mostra, que he do Messias

pelo sentido do mesmo Psalmo.

No Cap. XX. expõe como o Messias hé Deos, e Homem, e tira o argumento do Cap. IX. de Isaias; e já que os Judeos o explicão de Ezequiel filho d'ElRei Acaz; elle trata de mostrar, que delle se não póde entender de

nenhum modo.

No Cap. XXI. faz huma digressão, e mostra o altissimo mysterio que se encerra nas palavras = Lemarbe hamisrá = Multiplicará o imperio = que vem em Isaias isto he, que nelle está incluso o nome da Mãi do Messias, trazendo para isso a doutrina de Rabbenu Haccados, e faz outras applicações ás duas filhações de Chrisro, e á Virgindade da Senhora. Depois disto passa a dar a razão porque a palavra = Lemarbe = que significa = multiplicará = está escrita com a Letra = men = fechada, sendo final, quando, conforme a ordem da escritura, devia estar escrita com o = men = aberto, porque, ella não se punha nunca no principio, nem no meio, e só naquelle passo da Escriptura se achava collocada no principio da palavra; sendo que os Judeos tem para si, que quando se acha nas Divinas Escripturas huma letra assim fóra da ordem, contém em si algum mysterio. Disto dá elle trez interpretações, dizendo que póde denotar, 1.3 a Virgindade da Senhora. 2.ª que o Reino de Christo nunca terá fim 3.2 que o Messias tinha desde aquelle tempo Xx ii

de tardar em vir ao mundo 600. annos; e firma esta ultima interpretação com a authoridade de Rabbi Benjamin; e na exposição do Livro chamado = Viagem dos Caminhos da Sciencia.

No Cap. XXII. prova, que o Messias he Deos, e Homem, trazendo 1.º o Cap. XXX. de Jeremias, e o Psalmo XCII. 2.º a doutrina dos Rabbinos no Ghechitilia, sobre o Cap. XXVI do Genesis no verso que diz = E foi quando envelheceo Isaac = aonde se escreve, que o Messias se uniria com a segunda Sephirá, que he a Sabedoria; o que elle entende do Verbo de Deos, que encarnou, e se fez Homem. 3.ª a Profecia de Daniel no Cap. VII. aonde diz = Eu vi a visão da noite = etc. 4.º a interpretação de Rabbi Sahadia sobre este lugar; e a de Rabbi Salamão sobre o Cap. V. de Isaias para mostrar, que a Profecia de Daniel de Posicial de Rabbi Salamão sobre o Cap. V. de Isaias para mostrar, que a Profecia de

Daniel se devia entender do Messias.

No Cap. XXIII. continúa a provar, que o Messias he Deos, e Homem 1.º com a authoridade do Psalmo II. combinado como Psalmo LIX. 2.º com o Cap. XVII. dos Proverbios, e com o Cap. XVI. de Jeremias. 3.º com o Psalmo LXXI. Falla depois da etymologia, e significação do nome Innon, que os Judeos dizem ser o nome do Messias, mostrando que elle significa = filho = e que dizendo = Antes do Sol Innon he o seu nome = quer dizer = que he filho de Deos gerado do Pai eternamente antes do Sol, e de todas as creaturas creadas = Daqui passa a mostrar como o Psalmo LXXII. se deve entender do Messias 1.º por doutrina de Rabbi Salamão sobre o verso deste Psalmo, que diz = Será firmamente na terra, etc. 2.º pelo Livro chamado Midras Echá, ou Exposição das Lamentações de Jeremias. 3.º pelo Livro Midras Tehilim, ou Exposição dos Psalmos; e remata fallando do effeito que Christo havia de vir fazer no mundo, que era livrar-nos do peccado Original, e de todos os mais peccados, e salvar-nos, para o que allega o Cap. IX. de Daniel.

No Cap. XXIV. trata de convencer, que o lugar de Isai-

Isaias no Cap. LIII. fallava do Messias, e não do Povo de Israel, como querem os Judeos modernos; para o que aponta a doutrina geral de todos os Rabbinos, e particularmente a da Parafrase Chaldéa.

No Cap. XXV. propõe-se demostrar, que o Psalmo CIX. — Disse Deos a meu Senhor — fallava do Messias, e não de Abraham, como pretendem os Judeos, fazendo para isso a combinação das expressões daquelle Psalmo, e trazendo a authoridade do Livro Midras Tehilim sobre o Psalmo II. e sobre o verso do Psalmo XVII, que

diz = E me déstes a adarga, etc.

No Cap. XXVI. passa a expôr a dita Profecia de Isaias, fazendo huma versão e explicação do dito Capitulo; e applicando cada artigo aos feitos, e circunstancias da pessoa, vida, e paixão de Christo, e á sua Igreja, á reprovação dos Judeos, e á escolha dos Gentios. Refuta a intelligencia com que os Judeos se fazem fortes, oppondo que o texto do Profeta não diz = Eu o chaguei = em numero singular; se não = Eu os chaguei = no plural, o que senão podia então applicar ao Messias, mas sómente ao Povo de Israel.

No Cap. XXVII. continúa a mostrar pelo mesmo Capitulo de Isaias, que nelle se annunciava a morte, e

Resurreição do Messias.

No Cap. XXVIII. passa a tratar da Encarnação do Verbo Eterno; provando esta verdade 1.º por consequencias deduzidas do que havia estabelecido antecedentemente; 2.º pelo Cap. XI. XXV. XXX. XL. XLIII. XLIV. LII. e LIII. de Isaias; 3.º pelo Psalmo II. LXXI. LXXXVIII. e CIX. pelo Cap. VII. e IX. de Daniel, pelo Cap. XLIX. de Genesis, pelo Cap. I. e V. de Michéas, pelo Cap. XIX. e XXXIII. de Jeremias, e pelo Cap. XIX. de Job; e aqui faz huma digressão sobre usar Job do singular = Elobia = e não do plural = Elobim = como usava Moysés descrevendo a creação do mundo por Deos, com o que pretende mostrar, que Moysés quizera designar a Trindade, e Job o Messias.

No Cap. XXIX. declara, como estava vaticinado, que muitos dos Judeos havião de ficar em sua obstinação não crendo no Messias, para o que allega o Cap. IX. de Isaias, o XV., e XXXI. de Jeremias; o III. e IX. de Oséas, e o Cap. XV. do Paralipomenon.

No Cap. XXX. trata como foi necessario fazer se Deos homem, e encarnar, para poder padecer, e assim perdoar os peccados do genero humano, e como não bastava mandar hum homem justo que padecesse, e com seus tormentos, e morte merecesse que os peccados se perdoassem, ou que cada hum por sua morte alcançasse este perdão, visto que esta morte lhes deo Deos por penitencia do peccado de Adão, como os mesmos Judeos confessão.

No Cap. XXXI. propõe-se demonstrar, como o Messias he Deos, e como tinha de se fazer servo, para padecer, e ser crucificado; o que prova com o Cap. XLIII. de Isaias, com o Psalmo XXI. e XXXIX. com o Cap.

V. de Amós, e com o III. e XII. de Zacharias.

No Cap. XXXII. declara como o texto do Psalmo XXI. aonde diz = Furarão-me as maos, e os pés = foi pelos Judeos corrompido, que em lugar de = Caru = Furarão = pozerão = Cari = como hum Leão = por correição dos Escribas; o que elle convence pela authoridade do Livro Masoreth ao Cap. XXIV. dos Numeros e do Livro Mesará guedola na dicção = Ar =

No Cap. XXXIII. desfaz a duvida que formão os Judeos, pelos Christãos fazerem imagens; declara como se deve entender a prohibição que Deos fizera por Moysés; como na antiga Igreja Judaica havia imagens; e como se ha de entender o nosso culto, e quaes são os effei-

tos que resultão do uso das imagens.

No Cap. XXXIV. trata 1.º como os Christãos podem comer manjares antigamente prohibidos. 2.º como a Lei antiga nesta parte nem sempre se devia observar de huma mesma sorte, 3.º que no tempo do Messias havião de ser licitas as cousas necessarias para o mantimento do

ho-

homem, sobre o que appresenta a authoridade dos Rabbinos quando expõe o Psalmo CXLV, e a do Livro Mi-

dras Tehilim ao mesmo Psalmo.

No Cap. XXXV. declara 1.º que os Christãos não degollão os animaes, e aves no modo que fazem os Judeos, porque no tempo do Messias se havia de conceder toda a casta de comidas até alli vedadas, 2.º que isto nunca fora mandado aos Judeos na Lei de Moysés, mas sim ordenado pelos Rabbinos, e por isso se não devia observar como Lei.

No Cap. XXXVI. resolve que os Christãos não tem obrigação de guardar a Lei ácerca das mulheres menstruadas, porque havia de cessar pela vinda do Messias; o que elle confirma com a authoridade do Livro Midras

Tehilim, sobre o Psalmo CXLV.

No Cap. XXXVII. prova 1.º como os Christãos não são obrigados á circumcisão, não obstante ter ella sido mandada a Abrahão, e a todos perpetuamente, 2.º como a palavra = holam = guardar, posta no preceito da circuncisão, se ha de entender por hum certo tempo determinado; o que elle confirma com exemplos tirados do Cap. XXI do Exodo, e do Cap. XXV. do Levitico; 3.º como a circumcisão fora dada em signal do concerto que Deos formára com Abrahão, de o fazer pai de muitas gentes, e em penhor, que este houvesse de ter em sua mão até que lhe observasse a promessa, que fizera de lhe mandar o Santo Rei Messias, que por isso huma vez que appareceo, devia cessar a circumcisão.

No Cap. XXXVIII. mostra, que se não deve guardar a Paschoa dos bollos azymos, nem a das Cabanas: distingue os preceitos Judiciaes, Ceremoniaes, e Moraes; e conclue que os dois primeiros generos de preceitos cessarão; e por consequencia os dos Sacrificios, e Paschoas, que pertencião á Classe dos Judiciaes, e

Ceremoniaes.

No Cap. XXXIX acrescenta, que ainda que as Paschoas forão mandadas guardar em memoria da sahida do Egypto; desta se não deve já fazer comemmoração, nem guardar as festas mandadas naquella memoria; trazendo em abono desta doutrina o Cap. XVI, e XXIII. de Jeremias; o I. do Ecclesiastês, e exposição do Livro Midras Coheleth, o Cap. XXXI. de Jeremias, o XLIII. de Isaias, a explicação de Rabbi Salomão, e do Livro

Midras Coheleth; e outros lugares.

No Cap. XL. 1.° expõe como já não ha obrigação de guardar o Sabbado, nem o dia dos perdões, a que chamão = Quipur = sem embargo de Deos os ter mandado observar no Cap. XXIII. do Exodo, e no XXIII. do Levitico; 2.º torna a mostrar a significação que allitem a palavra = Holam = lembrando o que já assima tinha dito, e trazendo de novo a authoridade do Cap. I. de Samuel, com a glossa de Rabbi Salomão expondo a Lebolam ao dito Capitulo, e o Cap. XL. do Genesis; 3.º passa a resolver outra duvida, e a mostrar, que o preceito do Sabbado he parte moral, e parte ceremonial, e que na parte ceremonial havia de cessar; para o que traz entre outras cousas o Cap. I. de Isaias.

Part. III. Sobre as Epocas da vinda do Messias.

No Cap. XLI. conclue, que em lugar do Sabbado se deve observar a Dominga, porque na Dominga se respeita o beneficio da Redempção, e da Creação juntamente; quando no Sabbado só se respeita o da Creação.

No Cap. XLII, e seguintes passa a tratar do terceiro ponto capital desta Obra, que he provar que o Messias he já vindo pela conformidade das Escripturas. Para fazer a demonstração methodica, expõe primeiro as circunstancias, e qualidades com que os Profetas havião caracterizado o nascimento, e vida do Messias; e depois mostra como se vereficárão em Jesu de Nazareth, ou pelo contrario reconta o que nelle aconteceo, e depois o confronta com os vaticinios dos Profetas: e neste Cap. XLII. começa por fallar do seu nascimento de huma Virgem: para o que 1.º mostra que o Messias havia de nascer d'outra maneira, que não nascem os mais homens, e allega a doutrina dos Rabbinos no Livro — Midras Ruth.

Mi-

Midras Ruth, ou tratado de Ruth expondo o Cap. IV. do Genesis, e em Berescit Rabba sobre o mesmo Cap. 2.º passa a mostrar como o Messias havia de nascer de mulher sem entrevir homem, segundo o Cap. XLIX do Genesis, nas palavras = Até que venha Sciló = e explica como se deve entender = filho de mulher, e não de homem, = não obstante que está escrito Sciló com o ponto Cholem que demostra genero masculino, e não = Scilá = com o ponto Camez que demostra genero feminino. 3.º Traz por fim as palavras do famoso Rabbino Moysés Hadascan (cujos commentarios, diz, que os Judeos queimárão por se não verem nelles muitos mysterios do Messias) o qual expondo o Cap. XXXVII. do Genesis diz, que o Messias nasceria sem Pai, e cita para isso a Rabbi Berachia. 4.º conclue com a exposição, e apli-

cação do lugar de Ezechiel no Cap. XLIV.

No Cap. XLIII. apresenta outra prova desta verdade, tirada do Cap. XXXI. de Jeremias, e a qui; 1.º refuta a Rabbi David Chimchi, que diz quando o Profeta falla, que huma mulher havia de cercar a hum varão, se entende que a Divindade havia de cercar a Israel, tomando pela mulher a Divindade de Deos, e pelo Varão a Israel. 2.º Traz outra prova, que lhe offerece o lugar de Isaias no Cap. VII. nas palavras = Eis que a Virgem conceberá = e por que os Judeos querem, que a palavra Halmá signifique alli moça, e não virgem; toma a seu cargo mostrar, que ella significa virgem, e virgem occulta, e perpetua = o que não significaria a palavra = Betulá ou Nabará, se della usasse o Profeta, como pretendem os Hebreos; e todas aquellas trez significações de Halmá demostra elle com a exposição de huma derivação, e remette-se á authoridade de Rabbi David Chimchi no Livro Sciarasim nas raizes dos Verbos, e Nomes Hebreos, e dos mais Grammaiicos na raiz Holam, trazendo por fim exemplos da Escriptura, aonde Halmá significa Virgem, como he no Cap. XXIV. do Genesis, no Cap. II. do Exodo, e no Cap. VI. dos Canticos com a exposição dos Rabbinos. Tom. VII.

No Cap. XLIV. refuta a opinião, em que estão muitos Judeos, que a Virgem de que fallava Isaias no Cap. VII. fora a mulher de Achaz, e o filho que havia de nascer fora Ezechias para o que apresenta hum lugar de Rabbi David Chimchi, que reconhece que Emmanuel, não podia ser Ezechias filho de Achaz; e mostra mais, que nem o Profeta podia fallar de Ezechias, porque já então era nascido; accrescenta a authoridade de Rabbi Salomão, que expressamente declarou tambem, que delle se não podia entender o dito de Isaias. Conclue, que tendo de nascer o Messias de huma Virgem, isto se verificára em Jesu Christo.

No Cap. XLV. passa a tratar do lugar, em que havia de nascer o Messias, e mostra que havia de ser em Belem pelo Cap. V. de Michéas, concluindo, que Belem já hoje não estava em seu ser, e que já tinha vindo o Messias; e pois Christo veio existindo Belem, e nascendo em Belem, claramente se via, que elle fora o verdadeiro Messias: passa depois a mostrar, que a Profecia fallava do Messias, e traz para isso o Targum Chaldeo, e à doutrina de Rabbi Salomão.

No Cap. XLVI. trata como o Messias havia de vir pobre, ao contrario do que os Judeos cuidavão, que o esperavão rico, e poderoso; para prova allega o Cap. IX. de Zacharias, que assim o diz, e mostra que fallava do Messias pela interpretação dos mesmos Rabbinos, que cita Rabbi Salomão, não obstante confessar este que não achava tal Dominador no segundo. Templo.

No Cap. XLVII. falla dos milagres que havia de fazer o Messias, segundo Isaias, que no Cap. XXXV. assinalou quatro sortes de Milagres, a saber a cura sobrenatural dos cegos, dos surdos, dos mudos, e dos aleija-

dos, o que se verificou em Jesu Christo.

No Cap. XLVIII. convence pelo Cap. XI. de Amós, que o Messias havia de ser vendido, e mostra como o Profeta fallava da venda do Messias, e não da de José.

No Cap. XLIX. declara como a venda do Messias

fora o quarto peccado profetizado por Amós, que havia de commetter o Povo de Israel; e aqui se faz cargo do argumento, que oppõe os Judeos, de que foi Judas, e não o Povo de Israel o que vendeo a Christo; mostrando 1.º como a palavra = Mioram = significava vender, e comprar o que prova com a authoridade do Livro das Raizes dos Verbos de Rabbi David Chimchi, chamado Sciarascim, na raiz Cará. 2.º como Judas commetteo o peccado da venda por consentimento de todos os Escribas, e Senado, e por isso justamente se attribuia aquella peccado a todo o Povo.

No Cap. L. expõe como o Messias havia de padecer, trazendo em prova o Cap. XIV. de Jeremias, e o Cap. XXXII. do Deuteronomio; em que se diz, que seria debilitado, e se usa da palavra Mecholelecha; e porque os Judeos a expõe em diverso sentido, traduzindo que se esqueceo = em lugar de = debilitado = põe elle o lugar do Cap. LIII. de Isaias, aonde a palavra Mecholal significa dores, segundo confessa Rabbi David Chimchi, o que não tem outra differença da palavra Mecholelecha, do que ter esta o pronome affixo junto.

No Cap. LI. faz huma digressão, e expoe o Cap.

LIV. de Isaias sobre a Conversão das Gentes.

No Cap. LII. mostra 1.º como a Profecia de Isaias no dito Capitulo não falla do Povo Judaico, mas do Gentilico; 2.º que o Messias havia de padecer, expondo a doutrina dos Rabbinos no Livro Siphre sobre o Cap. XXXII. do Deuteronomio; 3.º e finalmente, que havia de ser ferido no rosto, como se via de Michéas no Cap. V.

No Cap. LIII. expoe 1.º como o Messias havia de ser esbofeteado, e cuspido no rosto, allegando o Cap. III. de Jeremias, e o Psalmo Psalmo LXVIII. 2.º mostra com o Livro Midras Echa, ou Exposição das Lamentações

que o lugar de Jeremias fallava do Messias.

No Cap. LIV. 1.º trata como o Messias havia de ser Crucificado, citando o Cap. LIII. de Isaias, e responde aos Judeos, que querem que o texto sómente diga, não que Yy ii

morrera, mas que chegaria a pôr até a morte, ou a perigo de morrer a sua alma. 2.º allega o Cap. XII. de Zacharias; e porque os Judeos o entendem do Messias filho de José, mostra que só se deve entender do verdadeiro Messias. 3.º traz o Cap. XXVIII. do Deuteronomio nas palavras = E será a tua vida dependurada diante de ti, etc. e mostra, que alli por vida se deve entender o Messias. 4.º Allega o Psalmo XXI. no Vº. Furárão-me as mãos; e porque os Hebreos lem = Cari = como bum  $Le\tilde{a}a$ , e não = Caru = furárão, declara elle como isto foi emenda dos Escribas, mostrando-o assim com a authoridade do Livro Masoreth aonde se confessa, que em muitos Livros estava escrito = Caru Furárão; = e porque os Judeos expoe, e costumão applicar esta Profecia a David; elle os convence, que se ha de entender necessariamente do Messias. 5.º Mostra como no Sinal da Cruz havião de ser bemditas todas as gentes, e como se usava este Sinal na Lei antiga, para o que trazo lugar do Talmud no tratado Cherethoth. Cap. I.

No Cap. LV. trata, como estava profetizado, que ao Messias havião de dar a beber vinagre, e fel, expondo para isso o Psalmo LXVIII., e provando que elle fallava

do Messias, e não do Povo.

No Cap. LVI. mostra, que tambem estava profetisado, que se havia de escurecer o Sol, e a Lua, quando o Messias fosse Crucificado, allegando o Cap. III. de Joel, o IV. de Isaias, e o VIII. de Amós, remettendo-se, quanto á antiga doutrina dos Hebreos, á interpretação do Livro *Midras Echa*, que já havia citado no Cap. LIII.

No Cap. LVII. passa a responder a varias duvidas, que costumão pôr os Judeos, das quaes era a primeira, que quando viesse o Messias tinha de haver guerra de Gog, e de Magog, segundo o dito de Ezechiel no Cap. XXXVIII. e XXXIX., e de tornarem a Jeruzalem as dez Tribus de Israel, o que não havia succedido ainda; e responde a tudo isto dando a intelligencia do lugar do Profeta, e trazendo

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 357 authoridades dos Rabbinos no Livro Sanhedrin no Capitulo Chelech.

No Cap. LVIII. responde á segunda duvida deduzida do Cap. XXXIII. de Jeremias, em que se havia vaticinado, que todos os Judeos serião salvos na vinda do Messias, sendo que elles hião de mal em peor; e responde com o Cap. VI. de Isaias, com o V. de Amós, e com o III. de Oséas, e com outros lugares; e mostra que Oséas fallava do Messias, para o que traz authoridade do Targum Chaldeo.

No Cap. LIX. responde á terceira dúvida que formavão os Judeos, de que o Messias devia ter filhos, e viver muitos annos, segundo o Psalmo LXXXVII.; e Isaias no Cap. LIII., e mostra, que estes lugares se devem en-

tender da geração espiritual, e não carnal.

No Cap. LX. responde á quarta duvida, de que na vinda do Messias se havia de reedificar o terceiro Templo, segundo o Capitulo ultimo de Ezechiel, e o Cap. VI. de Zacharias, o que se não cumprira no tempo de Jesu de Nazareth; e mostra 1.°, que estas palavras se devião entender espiritualmente; 2°, que se devião entender do segundo Templo, e não do terceiro, conforme a mesma doutrina de Rabbi Salamão na exposição daquella Profecia, e a dos Rabbinos no Livro Berescit Rabba, e no Livro Simboni, ao Cap. XXVIII. do Genesis, e no Livro Seder Holam ou Ordem do mundo; e depois allega o Cap. VII. de Jeremias, e o Cap. V. de Amós, e conclue, que Ezechiel no Capitulo ultimo, em que os Judeos se appoiavão, fallára mysticamente do Templo espiritual, ou da Igreja do Senhor.

No Cap. LXI. responde á quinta objecção, e convence, que o Cap. XXX, e XXXIX. de Ezechiel, em que se dizia que os Judeos tinhão de ser congregados de todos os lugares, e conduzidos á terra da Promissão quando viesse o Messias, se hão de entender da liberdade

de Babylonia, e não do advento do Messias.

No Cap. LXII. responde á sexta objecção; e mostra

que os lugares, em que se vaticinava, que na vinda do Messias habitaria o Lobo com o Cordeiro, e jazeria o Leo-pardo com o Cabrito etc., segundo as intelligencias do Rabbi Moysés no fim do seu Livro, e de Rabbi Moysés do Egypto no seu Moré hanneuvchim tom. I, se havião interpretar não de animaes brutos, mas sim da Igreja, que he significada pelo Cordeirinho, e dos Reis tyrannos, que se converterião á Fé designados pelos Leões,

e outros animaes rapaces.

No Cap. LXIII. trata de responder á setima objecção, e mostra, que a Profecia do Cap. II. de Isaias, de como vindo o Messias haveria paz perpetua, e nunca mais se excitaria guerra, se cumprio perfeitamente no tempo de Christo; e porque os Judeos costumavão arguir, que esta paz devia durar perpetuamente, segundo o dito do Profeta, mostra que a palavra Hod, que elles interpretão por mais, ou em eterno, nem sempre significava tempo perpetuo, mas antes muitas vezes significava muito tempo; e até pouquissimo tempo, e o confirma pelo Cap. VII, e XIII. do Livro I. dos Reis, e pelo Cap. III. do Genesis; e sobre o que allega a authoridade de Rabbi David Chimchi no Livro das Raizes, ou Sarascim, o qual cita os Proverbios, no Cap. XXXI, e o Cap. VI. do Livro II. dos Reis, e o I. do Livro II. de Samuel.

No Cap. LXIV. faz-se cargo do oitavo argumento dos Judeos, porque dizem, que o Messias tinha de vir no fim dos dias, isto he do mundo, segundo Isaias no Cap. II, e mostra, que o fim dos dias nem sempre se entendia nos Profetas pelo fim do mundo, trazendo para isso e Cap. XLIX. de Jeremias, o XXXI. do Deuteronomio, e o XLIX. do Genesis, e resolve, que o fim dos dias se deve entender do advento do Messias, e o confirma com a authoridade dos mesmos Rabbinos no Livro Sauhedrin, Capitulo Chelec.

No Cap. LXV. responde á nona objecção explicando, que o que se diz no Cap. II. de Isaias, e no Cap. IV.

de Michéas, que na vinda do Messias, seria preparado o monte da Casa de Deos no cume dos montes, e seria levantado sobre os mais oiteiros, se havia de entender do monte espiritual, provando, que o Messias tinha de ser chamado = Monte = pelas palavras dos Rabbinos no Livro Berescith Rabba, sobre o verso do Cap. XXXVIII. do Genesis = E sahio facob, etc. e por Daniel no Cap. II. no qual entende Rabbi Salamão o monte pelo Messias assim como o entende em outros lugares de Isaias, e de Michéas.

No Cap. LXVI. refuta o decimo argumento dos Judeos, que se fundão no vaticinio de Isaias, de que todas as gentes havião de correr para o Messias, e nelle crer; e responde, que a dicção = Col = todo = nem sempre significa todo, mas huma parte do todo, sobre o que traz a authoridade de Rabbi David Chimchi no Sciarascim na raiz Calal, expondo a palavra Col, e o Cap. XIV. do Genesis = o XXIV. e VIII. do Livro II. dos Reis, aonde Col não significa todo, mas tão sómente parte, e o declara ainda mais com o lugar de Michéas, que propondo a mesma Profecia, e com as proprias palavras de Isaias, não diz = Col = todos = senão E correrão a elle os povos, e birão muitas gentes; e não disse todas as gentes, ou todos os povos.

No Cap. LXVII. refuta outro argumento que elles trazem, de que, segundo Isaias, no advento do Messias dirião as Gentes = Vamos á Casa do Deos de Jacob = o que não dizem os Christãos; e responde, que o mesmo he dizer = Vamos á Igreja de Deos, = que dizer á Casa do Deos de Abraham, de Isaac, e de Jacob.

No Cap. LXVIII. destroe a opinião em que estão os Judeos, imaginando, que as promessas boas não lhas póde Deos derogar, ainda que sejão perversos, fundados no Cap, XXVIII. de Jeremias, e no Cap. XXIII. dos Numeros.

No Cap. LXIX. expoe, como o Messias havia de vir pobre no primeiro advento, e com grande magestade

no segundo, para o que refere lugares de Zacharias, no

Cap. IV, e IX, e de Daniel no Cap. VII.

No Cap. LXX. passa a tratar das epocas, ou tempos da vinda do Messias; porque havendo provado, que elle era já vindo pela conveniencia das Santas Escripturas, sobre as qualidades, e circunstancias do Messias, e sobre as de Jesu Christo; vai agora tratar em particular do tempo, em que elle devia apparecer sobre a terra, segundo os prazos que os Profetas assignalárão de sua vinda; e começa pela epoca de Jacob proposta no Cap. XLIX. do Genesis, em que se diz: = Não faltará o Sceptro, e o Escriba na Tribu de Judá até que não venha o Messias = Explica como Scevet significa Sceptro, Reino, e dominio, e Mecochec Escriba, allegando a authoridade do Targum Chaldeo, e de Chimchi. Aqui declara o que erão Escribas; e como quando Christo veio lhes foi tirado o dominio, segundo hum lugar do Livro Sanhedrim Hierosolymitano, e do Livro Bava Balbra no Capitulo Hasciultafim.

No Cap. LXXI. faz-se cargo de refutar as desvairadas interpretações dos Judeos a este lugar, a saber, 1.º a dos que entendem, que a palavra Sciló não quer dizer Messias, senão que he o nome de hum lugar, e que a Profecia fallava de Saul, que fora ungido em Sciló, tirando-se então o mando a Judá, e dando-se a Saul, que era da Tribu de Benjamim; 2.º a do R. David Chimchi, que entende por Sciló o lugar deste nome, que estava situado na Judéa, e expõe por David, quando elle foi eleito, havendo-se deixado o Tabernaculo de Sciló, segundo o Psalmo LXXVII. 3.º a dos que entendem, que a Profecia se cumprio no tempo de Jeroboam, filho de Nebát, da Tribu de Ephraim, que tomou o Reino ás dez Tribus de Roboam, filho de Salomão, tirando-se o Sceptro á Tribu

de Judá, e dando-se á de Ephraim.

No Cap. LXXII, 1.º refuta a quarta interpretação dos que ententem a Profecia de Nabucdonosor, quando tirou o Reino ao Povo Hebreo mandando matar a ElRei

DE LITTERATURA PORTUGUEZA. 361 Sedecias, e a todos os seus filhos, que erão da Tribu de Judá, faltando o Reino de todo até dia de hoje, e não reinando mais nenhum daquella Tribu ; e para refutar esta interpretação dos Judeos, allega com as palavras do Livro Sanhedrim no Capitulo = Dine mamonoth, ou Juizos da Fazenda, com a exposição de Rabbi Salamão; e mostra que o Povo continuou a ser governado ainda depois da transmigração de Babylonia pelos que erão da Tribu de Judá, e que delle fora Zerobabel; 2.º refuta os que insistem, em que se deve entender a Profecia ou de David, ou de Moysés; 3.º passa a mostrar, que aquella Profecia se interpretava do Messias; 1.º no Targum Chaldeo; 2.º no Livro Berescith Rabba, 3.º no Livro Echá Rabbati, ou Exposição das Lamentações de Jeremias ao Cap. I. dos Trenos, aonde já se cita a authoridade de Rabbi Scelá.

No Cap. LXXIII, demostra, como o Messias já viera, pelo lugar de Isaias no Cap. VIII., em que elle tinha de ser pedra de escandalo aos Judeos, como o foi realmente Christo; e porque elles entendião isto de Deos, e não do Messias, remette-se para o Cap. XV. aonde havia mostrado, que devia entender-se do Messias, com a

authoridade do Jalcut, e do Livro Sanhedrim.

No Cap. LXXIV. expõe a Epoca de Oséas, quando disse no Cap. III., que elles ficarião sem Rei, sem Sacrificio, sem Altar, sem Ephod, e Teraphim, e que só no fim dos dias haverião de buscar a Deos, e a David seu Rei; e mostra, como por David se entendia alli o Messias, com a authoridade do Livro Sanhedrim no Capitulo Chelech, e do Targum Chaldeo.

No Cap. LXXV. prova ter-se já verificado, a vinda do Messias pela Profecia de Isaias, no Capitulo ultimo, em que se annunciava, que com o seu advento se converterião a Deos os Povos do mundo, por pessoas que Deos man-

daria, e em quem poria hum sinal, e distinctivo.

No Cap. LXXVI. traz outra prova deduzida do que se havia dito, que o Messias sujeitaria Roma; e traz para Tom. VII.

isto a interpretação do R. Salamão sobre o Cap. XXVI. de Isaias.

No Cap. LXXVII. falla da Epoca de Isaias no Capitulo LVI, e LX, e ultimo, e traz a exposição do Targum Chaldeo, e dos Rabbinos, de que se prova, que em breve tempo, e antes que os Judeos fossem ultimamente captivos, havia de vir o Messias; e expõe como isto se verificou no tempo de Jesu Christo.

No Cap. LXXVIII. conclue, que veio o Messias, porque se verificou a reprovação do Povo Hebreo, segundo

Oséas no Cap. I, e IV, e o Psalmo II.

No Cap. LXXIX. trata de como as gentes se havião de converter a Deos, quando viesse o Messias, segundo o Cap. III. de Oséas, e o Cap. XLV, e XLIX. de Isaias; e comprova a intelligencia deste ultimo Cap. 1.º com a interpretação do Livro Rabboth; 2.º com o Cap. XI. de Jsaias, 3.º com o Psalmo XCIX. explicado naquelle mesmo sentido no Livro Midras Tehelim, ou Exposição dos Psalmos. 4.º com os Capitulos XXV, e XLII. do mesmo Profeta, explicados no Chaldeo de Jonathan, etc. Por fim resolve a difficuldade, que se acha em se dizer no Cap. XLIV. de Isaias, que as Gentes se chamarião Israel.

No Cap. LXXX. trata da causa da reprovação do Povo Judaico, e de como a Profecia de Jeremias no Cap. VIII. fallava do peccado, que havião de commetter os Judeos em não acceitar o seu Messias, e não dos outros peccados do Povo. Depois d'isto trata de como os Judeos aceitárão Messias falsos, qual foi Barcozal no tempo de Herodes Agrippa, para o que traz o testemunho de Rabbi Salomão, que o não negava; e o do Livro Sanhedrim, aonde se achava attestado o mesmo facto, e o de Rabbi Achiva, o mais douto do seu tempo, que o fizera seu homem d'armas; o qual expondo o texto dos Numeros, no Cap. XXIV. = Nascerá a estrella de Jacob. = affirmou, que se entendia do Messias, e se verificava em Barcozab o que vem no Livro da Exposição das Lamentações de Jeremias.

No Cap. LXXXI. pondera como Deos disse, que em todas as idades se lhe offerecerião sacrificios por Sacerdotes, mas que os Judeos depois da destruição do Templo os não offerecêrão, nem podérão offerecer, que fossem aceitos a Deos; e que as outras Nações infieis, e barbaras tambem os não tinhão; e d'aqui conclue, que de necessidade devem elles confessar, que só os Christãos sacrificavão a Deos, e tinhão verdadeiros sacrificios, e verdadeira Religião; de outra sorte não haveria Nação que reconhecesse a Deos, e faltaria a verdade da Profecia.

No Cap. LXXXII. prova, que Christo era o verdadeiro Messias, pelos milagres que seus Discipulos fizerão pela só invocação do seu nome; e depois de referir os que constão da nosso Historia Sagrada, refere dous de que se faz menção no Livro Havadá Zará do Talmud Jerosolymitano, e no Livro Midras Coheleth, ou Exposição

de Ecclesiastes.

No Cap. LXXXIII. trata da Epoca de Daniel assentada no Cap. II. sobre a divisão de Nabucdonosor; e mostra, 1.º como por elle fora assignalada a vinda do Messias no tempo do quarto Reino diviso, e misturado (que era o dos Romanos, e Judeos) 2.º, que o Messias fora significado por aquella pedra, que Nabucdonosor tinha visto arrancar-se sem mãos, e fazer-se hum grande monte; provando que o Messias se chamava Pedra, segundo David, e a interpretação dos Rabbinos, remetendo-se ao que já havia notado no Cap. XV.

No Cap. LXXXIV. traz huma nova prova (posto que de pouca consideração) de que o Messias era vindo

pelo dito dos Rabbinos.

No Cap. LXXXV. expõe a Epoca Eliana, que se acha demarcada no Tratado dos Sanhedrin, no Capitulo Chelec, a qual punha a vinda do Messias em passando dois mil annos da Ley, ou quatro mil annos depois da Creação do mundo; que vinha a ser no principio dos cinco mil annos; e mostra que já erão passados conforme seu calculo todos os cinco mil, e do sexto mil havião tambem

bem passados 373 annos; e por quanto os Judeos repunhão, que a vinda do Messias se havia retardado pelos peccados do Povo; e que isto mesmo se dizia no fim da sentença de Elias; elle os refuta convencendo, 1.°, que aquellas palavras não erão da sentença de Elias, mas sim accrescentadas por outros Rabbinos; 2.° que o tempo determinado do advento do Messias não se havia de retardar, e suspender pelos peccados do Povo, segundo a doutrina dos mesmos Rabbinos no Tratado dos Sanhedrin no Cap. Chelec, expondo o Verso de Isaias no Cap. LX.

No Cap. LXXXVI. demostra, que já estão passados os 85 Jubileos, de que fallara Elias, no ultimo dos quaes viria o Messias, que montavão em 4250 annos; sendo cada Jubileo de 50 annos, segundo a Glosa do R. Salomão; pelo que devia vir até o anno de 4250, sendo que estavão em 5377, e erão passados consequentemente mais

de mil annos.

No Cap. LXXXVII. faz menção da Epoca de Aggeo, isto he, do Messias durante o segundo Templo; e prova que Aggeu fallava do Messias 1.º pelos Rabbinos no mesmo Livro Sanhedrin Cap. Chelec, 2.º pelo dito de Aggeu, que profetizára, que a gloria do segundo Templo, havia de ser maior que a do primeiro, pois que não o tendo sido quanto á sumptuosidade, e magestade do edificio, segundo confessavão os mesmos Rabbinos no Livro Midras Scirbascirim, isto he Exposição dos Cantares, só se podia chamar maior a gloria desta ultima Casa, por haver sido ennobrecida com o Advento do Messias.

No Cap. LXXXVIII. continúa a mostrar, como o Messias tinha de vir durante o segundo Templo, conforme o Profeta Aggeu; e como se não havia de edificar terceiro Templo; e faz-se cargo de responder ao que dizião os Judeos, que a palavra = ultimo = em Aggeu, se havia de entender = segundo, = e quando viesse o Messias havia de commover o Ceo, a terra, e as gentes, segundo

a sentença do mesmo Profeta.

No Cap. LXXXIX. continúa a confirmar por Mala-

chias no Cap. III, e por Jeremias nos Cap. XXIX, e XXX. que o Messias tinha de vir em breve, e subsistindo o segundo Templo; donde concluia, que pois já não existia o Templo, e erão passados mais de 1621 annos de sua ruina, prova era, que o Messias tinha já vindo á muitos Seculos; e porque podião duvidar os Judeos, quem era o Dominador de quem fallava Jeremias; elle mostra com o Targum Chaldeo, que se devia entender o Messias.

No Cap. XC. propõe a Epoca de Daniel no Cap. IX., o qual profetizára, que no fim de setenta semanas havia de vir o Santo dos Santos; para isto 1.º refuta as desvairadas opiniões dos Judeos, que expunhão este lugar já de Neemias, já de Josué summo Sacerdote, já de Agrippa; e mostra 1.º que se havia de interpretar do Messias, allegando a authoridade de Rabbi Moysés Gerundense. 2.º que não podia entender-se dos outros, porque nenhum delles fora ungido, nem com o Oleo da unção dos Reis, nem com o Oleo da alegria, com que havia de ser ungido o Messias, segundo o Psalmo XLIV. 2.º passa a mostrar, que as setenta, e duas semanas se devião entender de annos, e montavão 490 annos, refutando a opinião dos que as tomão por semanas de Jubileos, que vinhão a dar em 3430 annos, ou por Jubileos de cincoenta annos, que sommavão em 24500 annos, e prova, que se hão de entender de semanas, cada huma de sete annos; apoyando-se no Cap. XXV. do Levitico, e no Cap. XXIX. do Genesis, e no Talmud, no Tratado Sanhedrin Cap. Chelec; 3.º declara quando começárão estas semanas, e refere varias opiniões, que nascêrão da variedade que havia em contar os annos dos Reinados de Assuero, e de Cyro, e da duração do Templo; e principia fazendo a conta das semanas seguindo o mesmo computo Judaico.

No Cap. XCI. passa a fazer o calculo das mesmas semanas, seguindo a opinião que lhe pareceo mais ver-

dadeira, contando do primeiro anno de Cyro.

No Cap. XCII. contiuúa com a Profecia de Daniel

expondo todas as suas clausulas, e accommodando-as á

vinda, e circunstancias de Jesu Christo.

No Cap. XCIII. trata da Epoca de Isaias proposta nas palavras Para multiplicar o Imperio do Cap. IX. e pretende mostrar, que o Mem fechado, que alli se acha, não se costumava pôr no principio, nem no meio da pałavra, por ser letra final, senão havendo algum mysterio segundo o dizião os mesmos Rabbinos no Livro Massechet Sabbath no Cap. Habboné, e no Talmud no Livro Sanhedrin, e que ella denotava o numero de seis centos annos, segundo todos os Grammaticos, e particularmente R. Elias Alemão no Livro Caminho das estradas da Sciencia; e que alli se occultava o mysterio do Advento do Messias, conforme o notava o Rabbi Salamão. Depois passa a declarar, que este numero de annos começára do dia que se fez a Profecia, que fora o quarto anno de Achaz, como faz fé o mesmo R. Salamão, e mostra como se preencheo no nascimento de Jesu Christo.

No Cap. XCIV. prova que he já vindo o Messias

pela extirpação dos Idolos.

No Cap. XCV. propõe hum argumento de razão, qual he, que se Christo não era o verdadeiro Messias, os Judeos terião feito huma obra agradavel a Deos em o matar, pois lhe queria usurpar a Divindade; e em lugar de ruina, e desventura, em que logo ficárão depois de sua morte, haverião recebido de Deos muitas mercês, e honras; mas tendo succedido o contrario disto, signal era que Christo fora o verdadeiro Messias, e que elles havião commetido em sua morte o maior dos pecados, e por isso padecião o maior castigo, que nunca antes havião experimentado seus maiores; e aqui acaba a terceira parte, ou assumpto desta Obra.

O que se segue nos cinco Capitulos seguintes, he huma como digressão sobre as couzas, que se devem fazer para

se alcançar a vida eterna.

Começa pois no Cap. XCVI. por fallar no Santo Baptismo, e traz o lugar de Isaias no Cap. sobre as aguas de alegria, que se tirarião das fontes da salvação, e o de Ezechiel, no Cap. XXXVI. sobre as aguas limpas, que alimparião a immundicia do Povo. E porque os Judeos entendem da immundicia do corpo; elle mostra com o R. Isaac Harama no Cap. LV. do seu Livro, que se ha de entender da immundicia do peccado.

No Cap. XCVII., e XCVIII. trata da Confissão, e

da maneira com que o Christão se ha de confessar.

No Cap. XCIX. trata do Sacramento da Communhão; e traz em prova lugares do Testamento Velho, e authoridades dos Rabbinos.

No Cap. C. falla do signal da Santa Cruz, e do Symbolo da Fé; e com isto arremata toda a sua Obra.

Tal he a somma das materias, que trata Este no seu Livro. Elle o compoz, segundo diz, por dois respeitos; primeiro porque o Povo Judaico entendesse por suas proprias escrituras, que era já vindo o seu verdadeiro Rei Messias, e se tirasse da cegueira, e obstinação em que vivia; segundo para que os Letrados interpretes da Lingua Hebrea se aproveitassem della, e podessem livremente refrear em parte a malicia dos que de muitas maneiras pro-

curavão torcer o sentido das Santas Escripturas.

Fez esta Obra em Dialogo, a maneira de disputa, e nelle introduz hum Mestre, que explica a verdade Christãa pelos lugares da Escriptura Sagrada, e hum Discipulo seu Judeo converso, que para mais se instruir com elle contrapõe as exposições, e interpretações, que a estes lugares tem dado os Rabbinos de maior nome, aos quaes todos respondeo o Mestre; e escolheo a forma de Dialogo, como elle diz, por entender, que assim podião aproveitar-se com mais facilidade desta Obra, os que deixavão o Judaismo, e vinhão de boa vontade buscar a Fé de Jesu Christo. (1)

Con-

<sup>(1)</sup> O douto Castro na sua Bibliotheca Hespanhola suppõe, que este Dialogo corria entre hum Rabbino, e seu Discipulo; sendo que he entre hum Mestre Catholico, e hum seu Discipulo Judeo converso.

## MEMORIAS

Consolação Christãa, e Luz para o Povo Hebreo, sobre os Psalmos do Real Profeta David, etc. declarados no sentido litteral. Lisboa 1616. 4.º por Pedro Crasbeeck.

Neste Livro expoz em Portuguez os Psalmos Mysteriosos, em que David profetizava o que havia de obrar o Messias na redempção dos homens, os quaes declarou, e parafraseou, governando-se pela Lingua Hebraica. He dedicado a D. Theodozio II. Duque de Bragança (1); he tambem já rara esta Obra, e merecia por certo que o não fosse.

João de João de Barros, nosso famoso Historiador das cousas da India compoz:

Dialogo Evangelico sobre os Artigos da Fé contra o Talmud dos Judeos.

He dedicada esta Obra ao Cardeal Infante D. Henrique. Não a podémos vêr.

João

Além da Traducção destes Psalmos publicou Este a Declaração dos sete Psalmos Penitenciaes, com outros da Igreja Catholica, e do Juizo Final. Lisboa 1618, de que se não faz menção nas Bibliothecas de Nicoláo Antonio, e de Castro.

<sup>(1)</sup> Desta obra faz memoria Nicoláo Antonio, e a faz tambem o erudito Castro. Este porém a cita com o titulo — La consolación Christiana de un desdichado Judeo. Lisboa 1616 em 4.º — titulo que não achamos nos exemplares que temos visto. Castro parece estar na intelligencia, que meste Livro se contém a exposição de todos os Psalmos; comtudo Este na Obra Portugueza sómente expõe os Psalmos mysteriosos, que figuravão o Reino do Messias. Temos hum exemplar desta Obra; vimos outro na selecta Livraria do Exmo e R. mo Principal Castro, Reformador, e Reítor da Universidade; outro na do Ill. mo e R. mo Hasse, Prelado da Santa Igreja Patriarchal, e outro da Real Casa de Nossa Senhora das Necessidades desta Corte. Est. 22 n. 6.

João Federico Mendes, era natural de Lisboa, e d'João Federico aqui se passou para Alemanha, e a assitio muito tempo Mendes. em Griphswaldt; estando neste lugar abjurou o Judaismo, e abraçou a Religião Christãa. Escreveo em Alemão hum Livro em que respondia a duas questões, que se havião suscitado 1.º sobre quaes erão os motivos de se converterem tão poucos Judeos á Fé Christãa. 2.º se poderião haver mais conversões, se se pozessem os meios proporcionados para esse effeito. Sahio impressa esta Obra em Griphswaldt em 1704; em 4.º (1).

D. Fr. José de Jesus Maria, Lisbonense, professou D. Fr. Jona Ordem dos Pregadores, e foi Prior no Convento de Maria. Lisboa, depois Bispo de Patara, e Coadjutor do Arcebispo de Evora D. Simão da Gama; falleceo em 1738. Deixou por sua morte a Obra seguinte:

Tratado da Fé contra a Perfidia Judaica 4.º

Conservava-se MS. na Livraria do Convento de S. Domingos de Evora (2)

Fr. Luiz de Mertola, aliás da Apresentação, cha-Fr. Luiz mado no Seculo Luiz Vaz, Transtagano, nascido no Ter-la. mo de Mertola. Foi da Ordem dos Carmelitas, Mestre dos Noviços no Convento de Lisboa, e Commissario, e Visitador da Vigairaria do Brazil, e Maranhão em 1644. Tom. VII.

<sup>(1)</sup> Fazem memoria deste Escritor, e de sua Obra Wolfio na Bibliotheca Hebraica tom. III. Fabricio no Livro Salutaris lux Evangelii Cap. XXXV. p. 622. e D. José Radrigues de Castro na Bibliotheca Espanhola. Barbosa na Bibliotheca Lusitana, aonde se deve accrescentar a noticia do anno, e do lugar da impressão de sua obra.

<sup>(2)</sup> Fazem memoria deste Author D. Manoel Caetano de Souza no Catalogo dos Bispos Portuguezes p. 176. Fonseca na Evor. Glor. p. 317. Monteiro no Claustro Dominicano tom. I. p. 244. e no Catalogo dos Deputados da Inquis. de Evor. n. III. e Barbosa na Bibliotheca Lusitana.

Era varão de grandes letras, e virtudes, e como tal mereceo grandiosos elogios do seu seculo; morreo em Lisboa em 1653. Compoz:

Demonstracion Evangelica, y destierro de ignorancias Judaicas. Lisboa por Matheus Pinheiro 1631. fol. (1)

Martim Vaz de Villas-Boas. Martim Vaz de Villas Boas, natural de Villa do Conde, aonde nasceo em 1577; foi Prior da Igreja de S. Vicente de Bragança no Bispado de Miranda, e Pensionario em diversas Igrejas, morreo em 1636. Escreveo:

Demonstração contra os Judeos da vinda do Messias verdadeiro prommettido nas Escripturas. MS. (2)

Fr. Nicoláo Dias.

Fr. Nicoláo Dias, Dominicano, natural de Lisboa, insigne Mestre de Theologia, e hum dos famosos Pregagores do seu tempo; foi Prior do Convento de Lisboa, e assistente como Definidor da sua Provincia no Capitulo geral.

(1) Nicoláo Antonio faz menção de hum tratado contra os Hebreos, e os erros dos Hereges, impresso em Lisboa na Officina de Gerardo da Vinha, que julga ser esta mesma obra; mas não aponta a edição de Matheus Pinheiro, assim como Barbosa referindo esta; não faz memoria da de Gerardo da Vinha.

Além de Nicoláo Antonio, e Barbosa, dão noticia deste Author Auberto Mireo no Catal. dos Escrit. Carmel. José Imbonati na Bibliotheca Lat. Hebr. Casanati no Parod. Carmel. dec. Stat. V. 18. Cap. 191. Fr. Daniel da Virgem Maria Specul. Carmelit. Part. II. tom. XI. João Baptista de Lezana, que o louva muitas vezes nos Annaes Carmelitanos, a saber: ao an. 1251. n. 4 1290. n. 8. 1457. n. 6. e 1387 no Appendix. Jorge Cardoso, que tambem delle falla a cada passo no Agiolog. Lusit. D. Francisco Manoel Carta Famil. Cent. 4. e Fr. Manoel de Sá Memor. dos Escrit. do Carm. da Prov. de Portugal. Cap. 69.

(2) Acaso era huma das Obras, que diz Barbosa, se conservavão deste Author na casa chamada do Mosteiro de Vitorinho das Donas no Concelho de Geras do Lima, da Correição de Vianna, aonde habitava Gaspar da Costa Rego Villas-Boas Machado, parente do Author-

ral, celebrado em Roma em 1571; foi muito acceito ao Papa S. Pio V, de quem obteve grandes privilegios, e graças para a Provincia de Portugal. Por seguir as partes do Senhor D. Antonio, Prior do Crato, foi prezo, e recluso em hum carcere em Salamanca; morreo em 1596. (1). Compoz:

Tratado del Juizo Final. Salamanca 1588. 4.°

He dedicado ao Arcebispo de Evora D. Theotonio de Bragança; entre outras cousas trata solidamente da vinda do Messias contra os Judeos. (2)

Pedro Lobo Corrêa, natural de Lisboa, foi Escrivão Pedro Loda Contadoria geral de guerra, e Reino; morreo em 1708. bo Corrêa. (3) Traduzio de Castelhano para Portuguez a Obra seguinte:

Sentinella contra os Judeos posta em a Torre da Igreja, escrito em Castelhano pelo Padre Francisco de Torregozillo. Lisboa por João Galrão. 1684. 8.° (4)

Aaa ii

10-

(2) Foi reimpresso este Tratado em Madrid em 1595 em 4.º e em Villadolid em 1599 tambem em 4.º Julio Cesar Valentino, Parocho de Carpineto o passou a Italiano, e o imprimio em Veneza.

(3) Barbosa dá noticia deste Author.
(4) Foi reimpressa esta obra duas vezes; huma em Coimbra por José Antunes da Silva, Impressor da Universidade em 1710, em 2.°, outra em Lisboa por Pedro Ferreira 1748, também em 8.°

<sup>(1)</sup> Fallão deste Athor com bem merecidos elogios Antonio Senense na Bibliotheca Dominicana. Ecatd na Obra Scriptor. Ord. Predic. Tom. II. Possevino Appar. ad Histor. Eccles. Tom. II. Nicoláo Antonio na Biblioth. Hisp. Imbonati na Biblioth. Latin. Hebr. p. 166. Plodis de Vir Illust. Part. II. Lib. IV. Marac. Biblioth. Marian. Tom. II. Fernandes Notitia Script Ord. Prædicat. Altamura App. Bibl. Dominic. Cent. 4. Astorga Milit. Immacul. Concept. Fr. Pedro Martyr Dietario Virginal. Lopes Chronic, de S. Doming. Liv. I. Cap. 99 e o Addiccionador da Bibl. Geogr. de Antonio de Leão tom. III. Miguel Leitão de Andrade Miscell. Dial. V. e VI. Jorge Cardoso Angiologio Lusitano tom. I. p. 361. Fr. Pedro Monteiro Claustr. Domin. tom. III. Barbosa Biblioth. Lusitana.

Roque Monteiro Paym. Roque Monteiro Paym, filho de Pedro Fernandes Monteiro, Desembargador do Paço; nasceo em Lisboa em 1643. Foi Doutor em Leys, e Desembargador das Relações do Porto, e de Lisboa, Secretario do Senhor D. Pedro II. sendo Principe Regente, e Juiz da Inconfidencia, Commendador de Santa Maria de Campanhã, e de Santa Maria de Germonde, com o Senhorio da Honra de Alva. Compoz hum Discurso Juridico, e Político, que intitulou:

Perfidia Judaica, Christus Vindex, Munus Principis Ecclesiæ ab Apostatis liberata. Madrid. 1671. fol.

Publicou-se por diligencia de Francisco Paes Ferreira, Capellão do Marquez de Gouvêa, Embaixador neste tempo em Castella, a quem foi dedicada (1) Não traz o nome do Impressor.

Vicente da Costa de Mattos. Vicente da Costa de Mattos, natural de Lisboa compoz:

Breve discurso contra a Heretica Perfidia do Judaismo, continuada nos presentes Apostatas de nossa Santa Fé, com o que convem á expulsão dos delinquentes nella dos Reinos de Sua Magestade, com suas mulheres, e filhos, conforme a Escriptura Sagrada, Santos Padres, Direito Civil, e Canonico, e muitos dos Politicos. Lisboa 1640. 4.º por Pedro Crasbeeck (2)

Foi

<sup>(1)</sup> Barbosa na Bibliotheca Lusitana. Tem hum exemplar o Ill. mo e R. mo Hasse, Prelado da Santa Igreja Patriarchal.

<sup>(2)</sup> Deste Author se lembra Barbosa na Bibliotheca Lusitana. Já delle havião feito menção Nicoláo Antonio na Biblioth. Hisp. e Wolfio na Biblioth. Hebr. tom. IV. p. 474., os quaes pozerão esta edição em 1622, no que houve engano. Tambem delle se falla na Bibliotheca Latin. Hebr. de Imbonati.

Foi traduzido em Castelhano por Diogo Gavilan Vela Premonstratense, e impresso em Salamanca em 1631 em 4.º, o qual he raro. (1)

Honras Christāns nas afrontas de Jesu Christo, e segunda parte do primeiro Discurso contra a Heretica Perfidia do Judaismo, continuada nos presentes Apostatas de nossa Santa Fé, com a conveniencia da expulsão dos sobreditos Hereges, em ordem ao serviço de Deos, e ao proveito particular deste Reino. Lisboa 1623. 4.º Por Pedro Crasbeeck. (2)

Huma, e outra parte sahio junta na Edição de Lisboa de 1634. (3)

## ANONYMOS.

Author do Cathecismo contra os Judeos, escrito no Reinado do Senhor Rei D. Diniz. Ignoramos o seu nome, mas sabemos pelo que a Historia nos informa que era hum dos mais zelosos, e instruidos Pregadores, que naquelles tempos costumavão prégar aos Judeos, ou dentro de suas mesmas Synagogas, ou nos adros de nossos Templos, para os trazer ao lume da Fé Christãa. Não se estreitou seu zelo ás simplices instrucções de viva voz; mas alargou-se á composição de hum Cathecismo que lhes podesse servir de farol para os alumiar nas trevas de sua

(2) Não podemos vêr esta obra. Nicoláo Antonio data esta edição de 1623 Barbosa de 1625.

<sup>(1)</sup> Desta edição se lembra Nicolao Antonio: havia hum exemplar na Real Bibliotheca de París, como se vé do seu Catalogo p. 150, ou 195.

<sup>(3)</sup> Desta obra falla Wolfio Bibliotheca Hebraica tom. IV. p. 474.

Cegueira, e illustrar cada vez mais os Christãos em sua crença.

O Jesuita Anonymo Traductor da Synagoga Deseuganada do Padre João Pedro Pinamonte, era Estrangeiro, mas domiciliario entre os nossos no Brazil, como se vê do Prologo da sua Traducção; com ella fez este Padre hum grande serviço á Christandade; e porque esta Obra he huma das melhores que tem sahido, util será fallar-

mos aqui della com mais larguesa.

O Jesuita João Pedro Pinamonte, Missionario Apostolico por muitos annos em varias partes da Italia, varão muito erudito, e douto, e de hnma grande perfeição de espirito; movido de hum ardente, e fervoroso zelo pela salvação dos Judeos, escreveo em Italiano huma Obra, que intitalou: Synagoga Desenganada. Na introducção expõe elle o motivo de a escrever, mostrando como era necessario haver huma Fé verdadeira, unica, e facil de se conhecer entre todas as outras do mundo; o que occupa os Capitulos I. e II. Aqui divide a Obra em trez partes, que são as seguintes.

Na primeira expõe os motivos por que se não acha a verdadeira Religião; isto he os impedimentos que se atravessão ao conhecimento da verdadeira Fé, e o modo de os tirar; e esta primeira parte comprehende-se nos Cap.

III. IV. V. VI. VII. VIII. e IX.

Na segunda, que começa no Cap. X. se põe os signaes da verdadeira Fé, mostrando-se que todos se achão na Religião Christão, e não na Seita Judaica. Estes Signaes são sete, que elle explica desde o Cap. XI. até o Cap. XVII.

O primeiro he a Santidade da Lei de Moysés, e da origem, impiedade, injustiça e falsidade do Talmud.

(Cap. XI.)

O segundo he a sabedoria da Lei á cerca das cousas Divinas, assim na especulação, como na pratica; e aqui se falla da sabedoria dos antigos Hebreos, e da cegueira dos de agora, e como os lugares do Talmud se não podem defender a titulo de Allegorias. (Cap. XII.)

O terceiro he a conversão das almas; alli se trata como a Lei de Moysés convertia antigamente as almas; como os Hebreos depois de Christo perdérão a virtude de as converter; da efficacia da Lei Christãa em se propagar; da idolatria; da corrupção dos costumes; da magia; da crueldade, da torpeza, e da soberba dos Gentios, e de todos os vicios que inundárão a terra; e de como a Religião Christãa fez mudança nestes artigos, e sobremontou todos os obstaculos, que a difficultárão. (Cap. XIII.)

O quarto signal he o testemunho da Profecia, e aqui se mostra como a Lei de Moysés teve antigamente este signal; como ás Profecias da Igreja Judaica succêderão as fabulas dos Rabinos: declara-se a verdade das Profecias de Christo; e como ainda hoje continúa o espirito de Profecia entre os Christãos; como os Oraculos dos Profetas se tem verificado a favor da Religião Christãa, e contra os

Judeos. (Cap. XIV.)

O quinto signal he o testemunho dos milagres; e nesta parte se falla primeiro da falsidade dos que tem os Judeos; e depois da verdade dos que fez Jesu Christo, pela sua publicidade, e multidão, e pelas qualidades das testemunhas que os presenciárão: trata-se finalmente da verdade dos milagres de seus Discipulos, e responde-se ás objecções dos Hebreos. (Cap. XV.)

O Sexto he o testemunho dos Martyres, mostrandose como os Hebreos os tiverão antigamente, e os não tem hoje; como os castigos que tem soffrido em varios tempos, não são prova de serem Martyres; referem-se os Martyres Christãos, e responde-se ás objecções, que os Judeos cos-

tumão fazer nesta parte. (Cap. XVI.)

O setimo signal he a providencia especial, que Deos tem dos seguidores da sua Lei, trata-se da felicidade temporal, que foi promettida aos que professavão a Lei de Moysés; da destruição de Jerusalem, e da Nação Judaica; de seu estado miseravel depois da ultima dispersão; das causas da sua miseria; e de como os Judeos nunca forão

cas-

castigados por Deos, senão por desampararem a verdadeira Religião; e finalmente da felicidade promettida ao Povo

Christão (Cap. XVII.)

Segue-se a terceira parte, em que se responde ás difficuldades principaes, que os Judeos oppõe a toda esta doutrina, a saber 1.º sobre a mudança da Lei; 2.º sobre a mudança da Circumcisão, dos comeres, e do Sabbado; 3.º sobre não ser Christo conhecido dos Hebreos 4.º sobre não estarem cumpridas as Profecias, 5.º sobre adorarmos tres Deoses, 6.º sobre adorarmos hum homem crucificado, e a sua imagem, 7.º sobre a má vida dos Christãos ( o que se trata no Cap. XVII., e seguintes) e arremata-se toda a obra com hum Epilogo, e nova exhortação aos Hebreos.

Bem se vê do que fica dito, que o methodo de Pinamonte, como já notamos em outro lugar, he o da razão, pela qual combina entre si os factos da Historia Judaica, e Christãa, e os principios de huma e outra Religião; e tira delles as consequencias, que fazem o favor do Christianismo. Neste methodo he elle admiravel pela força, e solidez de juizo, com que discorre, e aperta os adversarios. Não podêmos porém negar, que alguns de seus argumentos são muito vagos, e geraes, e applicaveis a diversas Religiões, os quaes por isso não concluem com a mesma energia que os outros. Absteve-se do outro methodo (que assás era instruido nelle para o poder empregar mui utilmente se quizesse) por entender, que cumpria usar nesta obra de hum modo que fosse claro a todos, doutos, ou não doutos, que quizessem examinar os pontos com boa fé, tendo, que para este fim o apparato da erudição Escripturaria, ou Rabbinica, seria supperior ao entendimento do commum dos Leitores.

Tal brado deo esta Obra em toda a Italia, que estremecêrão as Synagogas. Jehuda Briel, doutissimo Rabbino de Mantua, julgou ser neccessario responder-lhe para segurar os esteios da sua fé; o que elle fez em huma Apologia, que escreveo a favor do Hebraismo, a qual não

chegou a imprimir-se: della faz menção o erudito João Baptista de Rossi no seu excellente Tratado da Vãa Expe-

ctação dos Hebreos.

Esta Obra pois he a que o Traductor Anonymo trasladou com muita fidelidade, e exacção da Lingua Toscana em a Portugueza, não só para conversão dos Judeos, mas tambem por accodir com ella ao proveito dos Christãos, e confirmar cada vez mais na sua crença; elle a offereceo aos Inquisidores do Reino, e Conquistas de Portugal, para que de sua parte, e com a sua authoridade, quizessem cooperar com o ardentissimo zelo do Santo Padre Clemente XI., o qual na sua Bulla de 11 de Março de 1703 encommendava muito encarecidamente a todos os Reis a conversão dos Hebreos por todos aquelles meios, de que devia usar a caridade Christãa. O Titulo da Obra na Traducção he o seguinte:

Synagoga Desengada, Obra do Padre João Pedro Pinamonte, da Companhia de Jesu, traduzida da Lingua Italiana em a Portugueza por hum Religioso da mesma Companhia, Offerecida aos Senhores Inquisidores do Reino, e Conquistas de Portugal, e impressa por mandado do Illustrissimo Senhor Dom Sebastião Monteiro da Vide, Arcebispo da Bahia, do Conselho de Sua Magestade, etc. Lisboa Occidental na Officina da Musica. Anno 1720. 1. vol. 4.º

CA-

Man. 1862 de Camer, postreuis 18 - Bill - 11. 3 mil On the second of Will tela later Anti- Later por for

## CATALOGO

Das obras impressas, e mandadas compôr pela Academia Real das Sciencias de Lisboa: com os preços, por que cada huma dellas se vende bruchada.

| I. Dreves Instrucções aos Correspondentes da Academia sobre as remessas dos productos naturaes para formar hum Museu Nacional, folheto, 8.°.  II. Memorias sobre o modo de aperfeiçoar a manufactura do azeite em Portugal, remettidas á Academia                                                                                                                            | 120  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| por 1026 Antonio Dalla-Bella, Socio da mesma, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 480  |
| vol. 4.°  III. Memoria sobre a Cultura das Oliveiras em Portugal remettida a Academia pelo mesmo Author, 1. vol. 4.°                                                                                                                                                                                                                                                         | 480  |
| IV. Memorias de Agricultura premiadas pera Academia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 960  |
| To Dunchalia Tocenhi Mellii Freirii Historia Julis Civilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Lusitani Liber singularis, 1. vol. 4° VI. Ejusdem Institutiones Juris Civilis, et Criminalis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 640  |
| Lusitani, 5. vol. 4.° VII. Osmîa, Tragedia coroada pela Academia, folh.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2400 |
| VII. Osmia, Tragedia Coloada pera Italiana, Jean-<br>VIII. Vida do Infante D. Duarte por André de Rezen-                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240  |
| de folh. 4.° · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160  |
| de, folh., 4.°  IX. Vestigios da Lingua Arabica em Portugal, ou Le- xicon Etymologico das palavras, e nomes Portugue- zes, que tem origem Arabica, composto por ordem da Academia por Fr. Joao de Sousa, 1. vol. 4.°  X. Dominici Vandelli Viridarium Grysley Lusitanicum Linnæanis nominibus illustratum, 1. vol. 8.°  XI. Ephemerides Nauticas, ou Diario Astronomico para | 480  |
| boa, e publicado por ordem da Academia, 1. vol. 4.º  O mesmo para todos os annos seguintes até 1798. in-                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360  |
| clusivamente.  XII. Memorias Economicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa para o adiantamento da Agricultura, das Artes, e da Industria em Portugal e suas Conquistas, vol. 4.  XIII. Collecção de Livros ineditos de Historia Portugueza dos Reinados dos Senhores Reys D. Joao I., D. Duarte, D. Affonso V., e D. Joao II., publicada                               | 2400 |
| por José Corrêa da Serra, 3. vol. fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5400 |

| XIV. Avisos interessantes sobre as mortes apparentes mandados recopilar por ordem da Academia, folh. 8.º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gr.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| XV. Tratado de Éducação Fysica para uso da Nação Portugueza, publicado por ordem da Academia Real das Sciencias por Francisco de Mello Franco, Correspondente da mesma, 1. vol. 4.º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8    |
| dos dos originaes da Torre do Tombo com permissão de S. Magestade, e vertidos em Portuguez por ordem da Academia pelo seu Correspondente. En José de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Sousa, I. vol. 4.°  XVII. Observações sobre as principaes causas da decadencia dos Portuguezes na Asia, escritas por Diogo de Couto em fórma de Dialogo, com o titulo de Soldado Pratico, publicadas de ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa por Antonio Caetano do Amaral,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Socio Effectivo da mesma, 1. tom. 8.º mai.  XVIII. Flora Cochinchinensis sistens Plantas in Regno Cochinchina nascentes. Quibus accedunt aliæ observatæ in Sinensi Imperio, Africa Orientali, Indiæque locis variis. Labore ac studio Joannis de Loureiro Regiæ Scientiarum Academiæ Ulyssiponensis Socii: Jussu Acad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 480  |
| R. Scient. in lucem edita, 2. vol. 4.º mai.  XIX. Synopsis Chronologica de Subsidios, ainda os mais raros, para a Historia, e Estudo critico da Legislação Portugueza, mandada publicar pela Academia Real das Sciencias, e ordenada por José Anastasio de Figueiredo, Correspondente do Número da mesma Academia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| vol. 4.º  XX. Tratado de Educação Fysica para uso da Nação Portugueza, publicado por ordem da Academia Real das Sciencias, por Francisco José de Almeida, Correspondente da mesma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| dente da mesma, 1. vol. 4.°  XXI. Obras Poeticas de Pedro de Andrade Caminha  publicadas de ordem da Academia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 360  |
| publicadas de ordem da Academia, 1. vol. 8.°  XXII. Advertencias sobre os abusos, e legitimo uso das Agoas Mineraes das Caldas da Rainha, publicadas de ordem da Academia Real das Sciencias, por Francisco Tavares, Socio Livre da mesma Academia, folh. 4.°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120  |
| XXIII. Memorias de Litteratura Portugueza, 7. vol. 4.°  XXIV. Fontes Proximas do Codigo Filippino por Joaquim José Ferreira Gordo. Correspondente de Acade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5600 |
| wia, I. vol. 4.°.  XXV. Diccionario da Lingoa Portugueza, I.° vol. fol.  mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400  |
| man, and a second secon | 4800 |

| XXVI. Compendio da Theorica dos Limites, ou Intro-<br>ducção ao Methodo das Fluxões por Francisco de Borja<br>Garção Stockler, Socio da Academia. 1. vol. 8.°<br>XXVII. Ensáio Económico sobre o Comércio de Por-<br>tugál, e suas Colónias, oferecído ao Principe do<br>Brazíl N. S., e publicado de órdem da Academia<br>Real das Sciencias pelo seu Sócio Jozé Joaquím da Cu- | <b>2</b> 40 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| nha de Azeredo Coutinho, r. vol. 4.°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 480         |
| Socio da Academia, 1. vol. 8.º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240         |
| Therme Withering, em Portuguez e Inglez, folh. 4.° XXX. Principios de Tactica Naval por Manoel do Espirito                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240         |
| Santo Limpo, Correspondente do Numero da Academia, 1. vol. 8.°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 480         |
| fol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4000        |
| XXXII. Memorias para a Historia da Capitania de S. Vicente, por Fr. Gaspar da Madre de Deos, 1. vol. 4.º XXXIII. Observações Historicas e Criticas para servirem                                                                                                                                                                                                                 | 480         |
| de Memorias ao systema da Diplomatica Portugueza, por João Pedro Ribeiro, Socio da Academia, Part. 1. 4.º XXXIV. J. H. Lamberti Supplementa Tabularum Logarithmicarum, et Trigonometricarum, curante Antonio                                                                                                                                                                     | 480         |
| Felkel, 1. vol. 4.° · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 960         |
| XXXV. Obras Poeticas de Francisco Dias Gomes, 1. vol. 4.°  XXXVI. Compilação de Reflexões de Sanches, Prin- gle &c. sobre as Causas, e Prevenções das Doenças dos Exercitos, por Alexandre Antonio das Neves:                                                                                                                                                                    | 800         |
| para distribuir-se ao Exercito Portuguez. folh. 12.°.  XXXVII. Advertencia dos meios para preservar da Peste. Segunda edição accrescentada com o Opusculo de Tho-                                                                                                                                                                                                                | gr.         |
| maz Alvares sobre a Peste de 1569, folh. 12.°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120         |
| do Grego em Portuguez, pelo Director de huma<br>das Classes da Academia; com o texto, 1. vol. 4.°.<br>XXXIX. Taboas Logarithmicas, calculadas até à seti-                                                                                                                                                                                                                        | 480         |
| ma casa decimal, publicadas de ordem da Real Academia das Sciencias por J. M. D. P. 1. vol. 8.° XL. Indice Chronologico Remissivo da Legislação Por-                                                                                                                                                                                                                             | 480         |
| tugueza posterior á publicação do Codigo Filippino,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1800        |
| XLI. Obras de Francisco de Borja Garção Stockler, Se-<br>cretario da Academia Real das Sciencias, Tom. 1.1. v. 8                                                                                                                                                                                                                                                                 | ° 800       |

## Estab no prélo as seguintes:

Taboadas Perpétuas Astronomicas para uso da Navegação Portugueza.

Memorias Economicas, 4.º vol.

Memorias para servir á Historia das Nações Ultramarinas, que vivem nos Dominios Portuguezes, ou lhes são vizinhas. Memorias para a Historia da Capitania do Maranhão.

Documentos para a Historia da Legislação Portugueza, pelos Socios da Academia João Pedro Ribeiro, e Joaquim de S. Agostinho de Britto França Galvão, 1.º vol.

Actas e Memorias da Academia Real das Sciencias, 3.º vol. Collecção dos principaes Historiadores Portuguezes, pelo Director da Classe de Litteratura, com Notas do Editor, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º vol.

Taboas Trigonometricas, por J. M. D. P. 1. vol.

Vendem-se em Lisboa na loja de Bertrand; e em Coimbra, e no Porto tambem pelos mesmos preços.

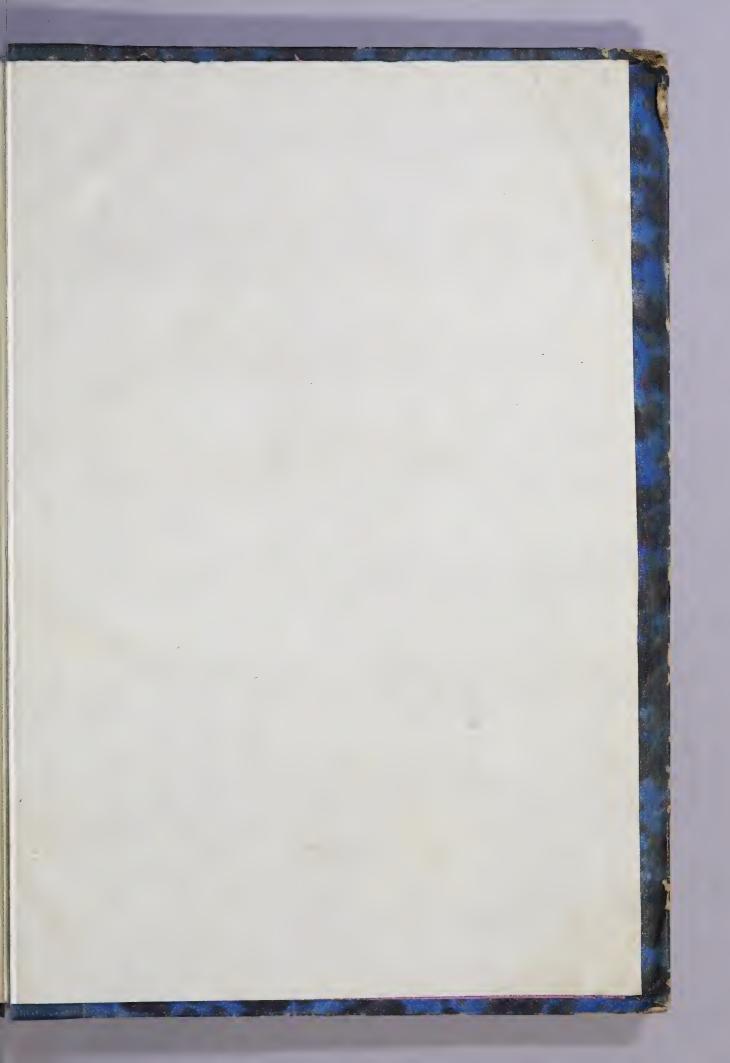





CT 12 M 0.442 A168m V.7

